

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

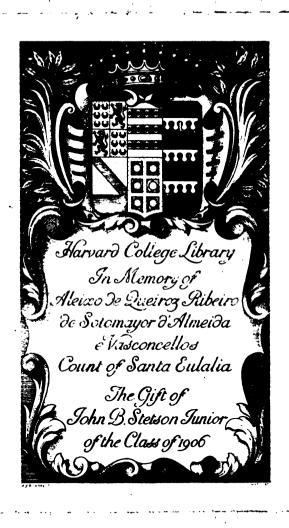



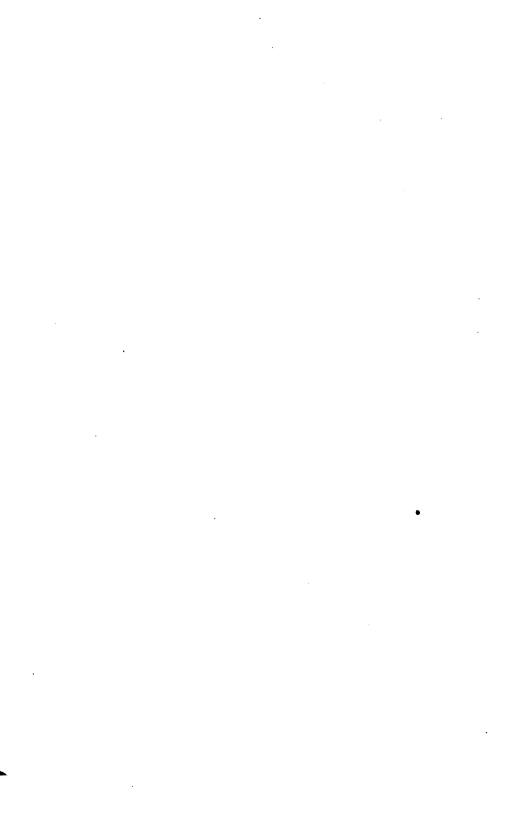

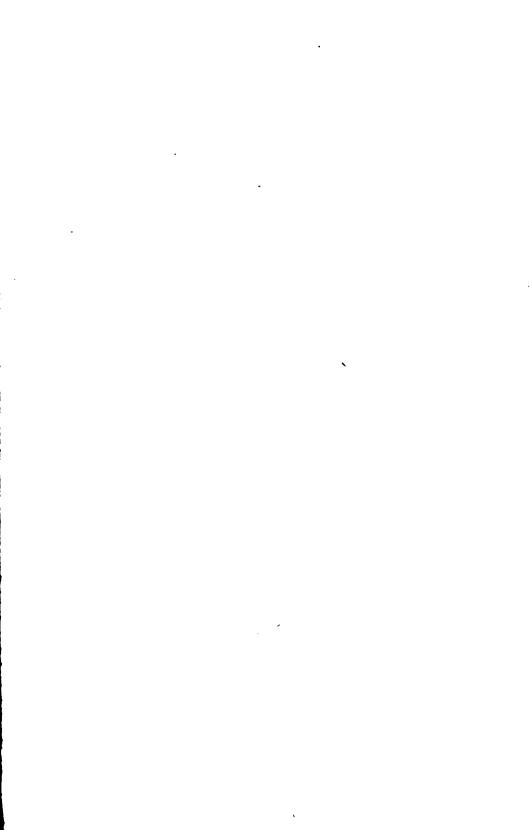

• •

## NOTAS GENEALOGICAS

#### LIVRO DE FAMILIA

Portugal—Hespanha—Flandres-Brabante

CoBRAZIL

#### SÃO PAULO-MARANHÃO

SECULOS XVI-XIX

Scribitur ad narrandum, et etiam ad probandum.



São Baulo

Typ. Baruel, Pauperio & Companhia 1886. SA 6207.2

COUNT OF SANTA EULALIA
COLLECTION
GIFT OF
AGUN B. STETSON, Nr.

JUN 23 1924





# mens tilhos

Corona senum filii filiorum: et gloria filiorum patres corum.

LIVRO DOS PROVERBIOS, XVII, 6.

Organisando estas notas genealogicas, para que conheçam e honrem sua ascendencia, não é meu proposito excitar-lhes no animo vaidades aristocraticas. A nobreza, como instituição politica, deixou certamente de existir, por força da transformação social no seculo XIX; nem por isso, porem, vale menos hoje do que em seculos anteriores a historia de uma familia, visto como, mesmo nesta epocha de anémasis moral, em que o egoismo enleia os incentivos a grandes energias, um nome ou uma recordação podem, por ventura, ser ainda origem de illustres feitos, além de affirmarem quanto ao passado e de manterem para o futuro, graças a Deus, a bemaventurança da legitimidade.

A critica vilan ha de esforçar-se por diminuir o valor deste estudo, usando até da arma do ridiculo; desprezem, porem, esses golpes, que só aos mesmos que os vibram podem ferir. E, entretanto, aproveitem do passado o que puder ser modêlo para boas obras, e, ainda uma vez e sempre, dêem graças a Deus por poderem retroceder na ordem dos tempos, seguindo ininterrompidamente uma cadêa de gerações legitimas,

Por effeito da transformação social neste seculo, ninguem hoje pode fazer nobres, embora o governo nomeie barões, viscondes, condes, marquezes, duques, ou mesmo camaristas, veadores, e mais officiaes da casa imperial. Já tambem em seculos idos, como o attesta o Visconde de Bonald, em sua obra Theorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, foi preciso decidir « que o rei podia nomear alguem conde ou marquez sem todavia fazêl-o nobre »; decisão que prova que, já naquelle tempo, a nobreza não era distincção senão porque era profissão distincta das das outras classes, e hoje, portanto, com maioria de razão, deve prevalecer o principio fundamental assertivo daquella decisão.

Evidentemente, a qualidade nobiliaria não pode resultar de um artificio; sobretudo, se os habitos da vida e as respectivas genealogias não servem de alicerce a uma tal edificação. Tambem, se a nobreza antiga, cessando embora como instituição politica, não deixou ainda de ser um facto honroso com todas as suas consequencias e dependencias,

deve-o á natureza das cousas, contra a qual todas as revoluções, e mesmo todos os actos legislativos, têm sido e são impotentes.

Ninguem, por isso, até hoje tem cessado de apreciar em muito a genealogia verdadeira das familias; e é de tal valor social que não ha quem, não a podendo ter verdadeira, não deseje uma qualquer, ainda que fabricada em contrario a todos os documentos, e com pasmo geral de contemporaneos que lhe conhecem a origem ou a filiação.

Mas, mesmo as genealogias verdadeiras são sem valor algum social, quando não são respeitadas pelos mesmos que de taes gerações se gloriam. Ora, o maior respeito aos antepassados será a constante pratica das virtudes, quer na familia, quer na sociedade. Uma familia, que, por sua disciplina, nunca procurando deleites nas veredas dos impios, souber honrar os antepassados, será sempre nobre, e nobre chegará á posteridade — mesmo atravez das coleras do odio ou dos achincalhes da estulticia. Ao mesmo passo que, se não basta o titulo honorifico para fazer o nobre, tambem não basta a genealogia, sem as correspondentes virtudes e honorificencias, para continuar a nobreza.

Degenerant homines vitiis, fluntque minores:

Exaltat virtus, nobilitatque genus.

Este livro é um simples canhenho da familia. Se estranhos o lerem, considerem somente na intenção que o dictou. Quero que meus filhos amem a Deus sobre todas as cousas, a fim de que saibam praticar as virtudes, e possam assim perpetuar na prole a legitimidade, sob todas as relações da vida. *In filiis suis agnoscitur viv*. (Ecclesiastico, XI, 30.)

Sejam todos amparados com a Divina Graça.

S. Paulo, 2 de Fevereiro de 1886.

João Mendes de Aineida.





# <u>Advertencias</u>

Julguei conveniente preceder de alguns traços historicos do Brazil em geral, e particularmente da capitania de S. Vicente e S. Paulo, e da do Maranhão, as notas genealogicas que são o principal motivo deste livro. Esses traços historicos servem de algum modo para o esclarecimento das notas genealogicas e das pessoas que nellas figuram.

Relativamente ás datas, são as que encontrei nas chronicas. E', porém, preciso não esquecer que até o dia 4 de Novembro de 1582 dominava o calendario Juliano, assim denominado por ser reforma do imperador Julio Cesar no anno 46 antes de Jesus Christo. Comquanto fosse reforma necessaria, e applaudida como perfeita durante uma série de seculos, verificou-se no correr dos tempos que, fixando Julio Cesar o anno solar em 365 dias e 6 horas, havia um accrescimo de 11 minutos 10 segundos \(^4/\_{10}\), o que produzia a differença de um dia inteiro no espaço de cada 130 annos. Este erro tinha causado grande perturbação entre a ordem das festas e a das estações; de tal modo que no seculo XVI os dias e os mezes estavam retardados dez dias inteiros sobre a epocha dos movimentos do sol e da lua.

O papa Gregorio XIII em 1581 reformou esse erro, seguindo os conselhos do astronomo italiano Luiz Lilio; e, a

fim de supprimir o já referido retardamento, foi ordenado que o dia seguinte ao 4 de Novembro de 1582 seria o 15 do mesmo mez. Para que não se reproduzisse o mesmo facto do retardamento, foi tambem determinado que dahi em diante seriam supprimidos tres bissextos no espaço de 400 annos, em todos os annos seculares cujo numero denominador não fosse divisivel por 400. Assim, 1600 foi bissexto; não o foram 1700, 1800, e tambem não o será 1900; mas, o anno secular 2000 o será.

No seculo XVI o retardamento, resultante do calendario Juliano, era de dez dias inteiros. Hoje, no seculo XIX, é de doze dias, como se vê do systema das datas usadas entre os christãos do rito grego (comprehendidos os Russos) que até agora não aceitaram a reforma Gregoriana: não imitando elles aos Inglezes que, depois de mais de seculo e meio, resolveram aceital-a em 1752, mandando considerar 14 de Setembro o dia 3 desse mez segundo o calendario Juliano; os christãos do rito grego são por isso forçados, para se entenderem com o resto do mundo civilisado, a usar dos dous calendarios, escrevendo duas datas: a do calendario Juliano é denominada, por accrescimo, velho estylo; a do calendario Gregoriano, novo estylo.

No exame dos factos historicos é indispensavel conhecer a variedade e a alteração successiva dos calendarios; os que os ignoram, são induzidos a muitos e graves erros, por não poderem conciliar as datas de acontecimentos, durante um só e mesmo anno, em paizes e povos regidos por calendarios diversos, ou por ser-lhes impossivel comparar as datas de factos em epochas distantes, tendo tido cada uma dessas epochas o seu calendario.

Quando, no correr as paginas relativas á genealogia, é citada a Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, entenda-se que é referencia à

Nobiliarchia Paulistana, Genealogia das principaes familias de S. Paulo, colligida pelas infatigaveis diligencias do distincto paulista Pedro Taques de Almeida Paes Leme, e publicada naquella Revista, desde 1869.

E' possivel que, na mesma Revista, existam por ventura outros trabalhos que mais esclareçam ou ampliem a mencionada genealogia. Em todo o caso, será util estar prevenido contra trabalhos novos, quasi sempre feitos no intuito de apagar maculas, quando não o de fabricar alguma confusão na legitimidade das gerações. O Instituto Historico tem-se prestado a muitas dessas mystificações, no interesse de socios, sob o pretexto de deixar liberdade a pretensos investigadores das chronicas, ficando embora salva a contestação, que, pela natureza do assumpto (a filiação espuria), nunca apparece.

Não sendo este um livro de historia, nem tambem uma genealogia, propriamente taes, não é licita a censura por insufficiencia, quer sob o ponto de vista historico, quer sob o ponto de vista genealogico. O plano da obra abrange somente uma determinada successão de gerações legitimas, em linha recta, sem cogitar dos ramos collateraes, salvo para algum esclarecimento relativamente ao tempo e ás pessoas que então mais figuraram. E o titulo do livro demonstra melhor aquelle modesto plano, assás justificado na execução.



## I

## PARTE HISTORICA

.... A palavra nação representa uma idéa complexa. Aggregação de homens ligados por certas condições, todas as sociedades humanas se distinguem entre si por caracteres, que determinam a existencia individual desses corpos moraes. .... São elles — a raça — a lingua — o territorio. Onde falta a filiação das grandes familias humanas, suppõe-se ficar servindo de laço entre os homens de epochas diversas a semelhança de lingua, e o haverem nascido debaixo do mesmo céu, cultivado os mesmos campos, vertido o sangue na defesa da patria commum.

Todavia estes caracteres não têm um valor real senão á luz historica.

ALEXANDRE HERCULANO, Historia de Portugal, Introducção.

• . . ·

#### CAPITULO PRIMEIRO

### PROPHECIAS

Sciant, et recogitent, et intelligant, quia manus Domini fecit hoc.

ISAIAS, XLI, 20.

Or, les habitants de l'Amerique du Sud avaient, à l'époque de la découverte, une tradition suivant laquelle leur empire devait être conquis par les blancs.

J. GAUME, L'Histoire de la societe domestique, II, 3, 2; referindo-se a A. Ulhôa, G. Juan, e outros.

O Bible, livre divin, vous resplendissez au-dessus de la poussière de tous les siècles; vous êtres la vie morale des peuples, tous vous rendent témoignage. Vous mettez à notre portée, et dans la mesure où il le faut, les verités éternelles qui sont en Dieu.

M. GAINET, La Bible sans la Bible, III in fine: obra monumental.

O padre Antonio Vieira, da Companhia de Jesus, famoso por suas virtudes e por sua vastissima illustração, e, para nós, mais ainda pelos immensos serviços prestados á causa da evangelisação no Estado do Maranhão, entendeu com outros escriptores que o descobrimento da America septentrional por Christovam Colombo e seus castelhanos e o da America meridional por Pedro Alvares Cabral e seus portuguezes, nas faces dos dous continentes voltadas para a

Europa e a Africa, estavam prophetisados nos Livros Sagrados, particularmente no das prophecias de Isaias quanto á America meridional, de terrá Australi.

A obra, em que o padre Antonio Vieira compara e aproxima os tempos para patentear a realisação das prophecias, tem o imponente titulo — *Historia do futuro*: — obra que merece a leitura dos doutos, e não a terá certamente dos ignorantes, desde que, ao abrirem as paginas do livro, depararem-se-lhes textos latinos das Sagradas Escripturas.

O grande escriptor refere « varios lugares dos Prophetas que os expositores modernos entendem dos *antipodas* e das conquistas de Portugal ».

Ao principio, houve em nós a idéa de transcrever integralmente esse capitulo da obra, desde o n. 253 até 309. Mas, seria longa tal transcripção; e, demais, poderia accrescentar motivos para a critica leviana, no falso supposto de querermos ligar ás notas genealogicas da familia essas prophecias. Ainda que é muito certo que « todos os caminhos do homem estão patentes aos olhos do Senhor, o qual pesa os espiritos». Omnes viæ hominis patent oculis suis: spirituum ponderator est Dominus (\*). E não é menos certo, como o escreveu Santo Agostinho, que « a Providencia Divina governa toda a série de gerações, desde Adam até ao fim dos seculos, figurando todas essas gerações um só homem que, da infancia á velhice, completa sua carreira no tempo passando por todas as edades».

O padre Antonio Vieira, depois de demonstrar com os Psalmos, LXIV, 6, 7, 8, 9 e 10, a prophecia de David que, nos seculos XV e XVI, se cumprio, da vocação dos gentios, de todas as nações e de todas as ilhas, ainda as mais remotas e desconhecidas, isto é, das conquistas na Asia e ilhas, e das descobertas na America e ilhas, cita os Canticos de Salamão, IV, 13, 14, 15 e 16, e VII, 13, para fixar o verdadeiro sentido dos Psalmos, apoiando-se em

<sup>(\*)</sup> PROVERBIOS, XVI, 2.

S. Gregorio, que assim os interpretou: Quid per mandragoram, herbam scilicet medicinalem, et odoriferam, nisi virtus perfectorum intelligitur? qui dum imperfectorum infirmitatibus medentur in fide, quam prædicant in portis nostris. Ecclesiæ verè medici esse comprobantur, « Com o cheiro destas mandragoras, e com a doutrina destes pregadores, foi que ajuntou para seu Esposo os factos novos aos velhos: assim o interpretam os Setenta: Nova et vetera servavi tibi; porque aos christãos antigos, que eram os da Europa, ajuntou a Egreja estes novos, que são os da nova gente, que se descobrio no Oriente e no Occidente, que são as portas de que falla a Esposa: in portis nostris, » É accrescenta a opinião de outros escriptores, citados por Cornelio a Lapide: Nonnulli per nova opinantur hic notari novi Orbis inventionem, et conversionem ad Christum: novus enim hic Orbis continet Peruanos, Mexicanos, Brasilios, et Chilenses; est demidium totius Orbis. Sic in India Orientali... propagatur fides ad Japones, ... Chinenses, Molucenses, et Ceilanos. « De maneira que os fructos novos, que a Egreja, por meio do cheiro destas mandragoras medicinaes e odoriferas ajuntou aos velhos e antigos, são os do Perú, e Mexico, do Brazil, e Chile, e os do Japão, e China, das Molucas, e Ceylão; uns nas portas do Oriente, outros nas do Occidente: Mandragoræ dederunt odorem suum. Parece que estavam esquecidos; mas não estavam senão guardados para este tempo, servavi.

Ainda o demonstra com Salamão, Canticos, VIII, 8 e 9: Soror nostra parva, et ubera non habet: quid faciemus sorori nostræ in die quando alloquenda est? Si murus est, ædificemus super eum propugnacula argentea: si ostium est, compingamus illud tabulis cedrinis. « Quem não admirará nesta respesta os altissimos conselhos da Sabedoria e Providencia Divina? Dispoz Deus desde a creação do mundo que estas terras, assim por fóra como por dentro, fossem enriquecidas de cousas preciosissimas, para que o interesse dos homens facilitasse as difficuldades, que sem elle seriam impossiveis de vencer. Pela prata se entendem as minas,

e pelos cedros odoriferos as plantas preciosas; e as minas que essas terras têm em suas entranhas, e as plantas odoriferas e preciosas, que nellas nascem, serão os meios e incentivos para dispòr o interesse humano a vencer todas essas difficuldades, e abrir e franquear essas portas; e assim foi, porque a prata, o ouro, os rubins, os diamantes, as esmeraldas, que aquellas terras criam e escondem em suas entranhas, e as aquilas, os calambucos, o páu-brazil, o violête, o évano, a canela, o cravo, e a pimenta, que nellas nascem, foram os incentivos do interesse tão poderoso com os homens, que facilitaram os perigos e os trabalhos na navegação e conquista de umas e outras Indias: — sendo certo que, se Deus com summa Providencia não enriquecêra de todos estes thesouros aquellas terras, não bastaria só o zelo e amor da Religião para introduzir nellas a fé. »

Passa, depois, o padre Antonio Vieira a lidar com as prophecias de Isaias.

Na prophecia XLIX, 12, Ecce isti de longè venient, et ecce illi ab Aquilone et mari, et isti de terra Australi, comparada e harmonisada com a LX, 8, 9 e 10, reconhece elle manifesta referencia ás Indias Occidentaes, e isso de accordo com o já citado Cornelio, Bozio, Aldrovando c outros. « Chama o Propheta ás Indias Occidentaes ILHAS: Me enim Insula expectant. Porque todas aquellas vastissimas terras, emquanto se tem descoberto, estão rodeadas de mar, e bastava para se chamarem assim a immensidade dos mares que as dividem do mundo antigo; alem de que estas terras no principio eram chamadas com o nome de Antilhas, como se lê na historia de seu descobrimento: as nuvens que voam a estas terras para as fertilizar, Qui sunt isti, qui ut nubes volant, são os pregadores do Evangelho, levados do vento pelo mar (\*) como nuvens; e chamam-se tambem pombas, Et sicut columbæ ad fenestras suas, porque levam

<sup>(\*)</sup> Confiram-se, no mesmo Isalas, VIII, 7, 8, 9 e 10, XI, 11, 12, 14 e 16: audite universæ procul terræ; ab insulis maris; quatuor plagis terræ; volabunt per mare; et erit via residuo populo meo.

estas nuvens a agua do baptismo sobre que desceu o Espirito-Santo em figura de pomba, que são os dous termos que desde o principio do mundo andaram sempre juntos na significação do baptismo: Spiritus Domini ferebatur super aquas (Genesis, I, 3); Nisi quis renatus fuerit ex aquá et Spiritú Sancto (S. João, III, 3). Mas, o mesmo Bozio e Aldrovando ainda advertiram, no nome e semelhança da pomba, outra propriedade mais aguda, tirada do descobrimento feito por Christovam Colombo; e dizem aquelles escriptores que a isto alludio o Propheta, chamando celumbas, ou Columbos, a todos os que seguem aquella mesma derrota e navegação: Nomine columbæ alludit ad Christophorum Columbum, qui nobis iter ad illas oras primus aperuit (\*). Sem fallar no muito ouro, muita prata, e muitos filhos para a Egreja, e tudo de muito longe: Et adducam filios tuos de longè, argentum eorum, et aurum eorum cum eis.»

Quanta propriedade em todos esses textos, para affirmar o pensamento do padre Antonio Vieira!

E mais, examinando o mesmo Isaias, XLI, 17, 18, 19 e 20, o padre Antonio Vieira escreveu que « S. Cyrillo, S. Jeronymo, Procopio e Theodureto entendem estes textos da conversão das gentilidades, que Deus havia de converter por meio da pregação do Evangelho, mas não disseram que gentes estas fossem, ou houvessem de ser, porque as não conheciam; porém o já citado Cornelio, depois de C. Aquaviva, disse que essa prophecia se cumprio, e está cumprindo no Japão, no Brazil, na China: Hoc etiam hodie in Japone, Brasiliá, Chiná, aliisque Indiarum provinciis impleri magná lætitia conspicimus. »

Com referencia ao Brazil, e em particular ao Maranhão, o padre Antonio Vieira cita e transcreve egualmente de Isaias, XVIII, os versiculos 1 e 2. E', porém, certo que o capitulo inteiro tem-lhes applicação.

<sup>(\*)</sup> Não só o nome Соlомво como tambem o Christovam (Снякторновов, em grego, significando o *porta-Christo*) exprimem perfeita e completamente a prophecia de Isalas, LX, 8, 9 e 10.

Trabalharam sempre muito os interpretes antigos por acharem a verdadeira explicação, e applicação deste texto: mas nem atinaram, nem podiam atinar com ella, porque não tiveram noticia nem da terra, nem das gentes, de que failava o Propheta. Os commentadores modernos acertaram em commum com o entendimento da prophecia. dizendo que se entende da nova conversão á fé daquellas terras, e gentes tambem novas, que ultimamente se conheceram no mundo com o descobrimento dos antipodas; e notaram alguns com agudeza, e propriedade, que isso quer dizer a energia da palavra: Ad gentem conculcatam. Gente pizada dos pés, porque os antipodas, que ficam debaixo de nós, parece que os trazemos debaixo dos pés, e que os pizamos (\*); mas, chegando mais de perto á gente, e terra, ou provincia, de que se entende a prophecia, tambem os modernos não acertaram até agora com o sentido proprio, germano, e natural della, e este é o que nós havemos de descobrir, ou escrever aqui, por havermos recebido de pessoa douta. e versada nas Escripturas, que, havendo visto as gentes,

(\*) Acerca dos antipodas ha a controversia se a Egreja condemnou e declarou hereticos os que sustentavam sua existencia, a proposito do bispo Virgilio, diocesano de Saltzbourg, na Baviera, e desde 1814 na Austria. Não ha duvida que o padre Virgilio (só depois foi bispo) affirmava e que havia outro mundo e outros homens sob a terra, outro sol e outra lua . Foi esta proposição que, por provocação de S. Bonifacio, o papa Zacharias condemnou. Os antipodas estavam neste mesmo nosso globo terraqueo; eram homens da mesma especie dos europeus; tinham o mesmo sol e a mesma lua. Onde, pois, o erro attribuido á Egreja?

Tambem S. Agostinho tem sido accusado de negar a existencia dos antipodas. E', porém, uma accusação sem fundamento. S. Agostinho sustentou sempre que a terra era redonda; mas, duvidava do que asseveravam os philosophos e os physicos, entre os quaes Cicero, no Sonho de Scipião, que «os que habitavam a zona austral temperada eram de uma especie differente, e nada tinham de commum com a humanidade então conhecida», nihil ad vestrum genus. Basta lêr essa questão suscitada na sua Cidade de Deus, caps. VIII in fine e IX: dizia elle, ex Adam sunt, si homines sunt; .... quod vero et Antipodas esse fabulantur, .... nulla ratione credendum est. Isto é, se são homens, devem ser descendentes de Adão; não ha razão para acreditar nessa gente de especie differente como antipodas.

Vale a pena lêr Ch. Barthélemy, Erreurs et mensonges historiques, I, no capitulo sob o titulo L'évêque Virgile et les antipodes. Pariz, 1875.

pizado as terras, e navegado as aguas, de que falla este texto, acabou de o entender, e verdadeiramente o entendeu como veremos, e verão melhor, os que tiverem lido as exposições antigas e modernas delle.

Cornelio teve para si, que falla o Propheta de Ethiopia e do Preste João: mas Ethiopia não está além de Ethiopia, como diz o texto. Maluenda, com outros que cita, entende dos Chinas e Japões... Joseph da Costa, tão versado nas Escripturas como na Geographia, e na Historia Natural das Indias Occidentaes, Ludovico Legionense, Thomaz Bozio, Ayas, Montano, Federico, Lumio, Martim del Rio, e outros dizem, e bem, que fallou Isaias da America, e novo mundo; e se prova facil e claramente. Porque esta terra, que descreve o Propheta, está além da Ethiopia: Trans flumina Æthiopiæ, e é terra depois da qual não ha outra: Ad populum post quem non est alius. Estes dous sinaes tão manifestos só se podem verificar na America, que é a terra, que fica da outra banda da Ethiopia, e que não tem depois de si outra terra senão o vastissimo mar do sul. Mas, porque Isaias nesta sua descripção põe tantos sinaes particulares, e tantas differenças individuantes, que claramente estão mostrando, que não falla de toda a America, ou mundo novo em commum, senão de alguma provincia particular delle; e os authores allegados nos não dizem que provincia esta seja, será necessario que nós o digamos, e isso é o que agora hei de mostrar.

c Digo primeiramente, que o texto de Isaias se entende do Brazil, porque o Brazil é a terra, que direitamente està além, e da outra banda da Ethiopia, como diz o Propheta: Quæ est trans flumina Æthiopiæ; ou como verte e commenta Vatablo: Terra, quæ est sita ultra Æthiopiam: (quæ Æthiopia scatet fluminibus): e o hebreu ao pé da letra tem de trans flumina Æthiopiæ. A qual palavra (de trans), como notou Maluenda, é hebraismo, semelhante ao da nossa lingua. Os hebreus dizem (de trans) e nós dizemos detraz: e assim é na Geographia destas

terras, que em respeito de Jerusalém, considerado o circulo que faz o globo terrestre, o Brazil fica immediatamente detraz de Ethiopia.

« Diz mais o Propheta, que a gente desta terra é terrivel: Ad populum terribilem; e não pode haver gente mais terrivel entre todas as que têm figura humana, que aquella (quaes são os Brazis) que, não só matam seus inimigos, mas depois de mortos os despedaçam, e os comem, e os assam, e os cozem a este fim, sendo as proprias mulheres as que guizam, e convidam hospedes a se regalarem com estas inhumanas iguarias; e assim se vio muitas vezes naquellas guerras, que, estando cercados os barbaros, subiam as mulheres as trincheiras, ou palizadas, de que fazem os seus muros, e mostravam aos nossos as panelas, em que os haviam de cozinhar. Fazem depois suas frautas dos mesmos ossos humanos, que tangem, e trazem na bocca, sem nenhum horror: e é estylo e nobreza entre elles não poderem tomar nome senão depois de quebrarem a cabeça a algum inimigo, ainda que seja a alguma caveira desenterrada, com outras ceremonias crucis, barbaras, e verdadeiramente terriveis: em lugar de gentem conculcatam, lê o Siro gentem depilatam: gente sem pelo; taes são tambem os Brazis, que pela maior parte não têm barba, e no peito e pelo corpo tem a pelle liza, e sem cabello, com grande differença dos Europeos.

« Estes são os sinaes communs, que nos aponta o Propheta daquella terra e gente; mas, porque assignala miudamente outros mais particulares, e que não convèm a toda a gente e terra do Brazil, é outra vez necessario que nós tambem declaremos a provincia, e a gente, em que elles todos se verificam; e esta gente, e esta provincia, mostraremos agora que é a que com toda a propriedade chamamos Maranhão, que, por ser tão pouco conhecida, e menos nomeada nos escriptores, não é muito que a falta de suas noticias lhe tivesse até agora escurecido e divertido a honra

deste famoso oraculo do mais illustre Propheta, que tão expressamente tinha fallado nesta gente. (\*)

« Diz pois o Propheta, que são estes homens uma gente, a quem os rios lhe roubaram a sua terra: Cujus diripuerunt flumina terram ejus. E é admiravel a propriedade desta differença, porque em toda aquella terra, em que os rios são infinitos, e os maiores, e mais caudalosos do mundo, quasi todos os campos estão alagados e cobertos de agua doce, não se vendo, em muitas jornadas, mais que bosques, palmares, e arvoredos altissimos, todos com as raizes e troncos mettidos na agua; sendo rarissimos os lugares, por espaço de cento, duzentas, e mais legoas, em que se possa tomar porto, navegando-se sempre por entre arvores espessissimas de uma, e outra parte, por ruas, travessas, e praças de agua, que a natureza deixou descobertas, e desempedidas do arvoredo; c, posto que estes alagadiços sejam ordinarios em toda aquella costa, vê-se este destroço, e roubo, que os rios fizeram á terra, muito mais particularmente naquelle vastissimo archipelago do rio chamado Orelhana, e agora das Amazonas, cujas terras estão todas senhoreadas, e afogadas das aguas, sendo muito contados, e muito estreitos os sitios mais altos que ellas, e muito distantes uns dos outros, em que os indios possam assentar suas povoações, vivendo por esta causa, não immediatamente sobre a terra, senão em casas levantadas sobre esteios a que chamam juráos, para que nas maiores enchentes passem as aguas por baixo, bem assim como as mesmas arvores, que tendo as raizes, e troncos escondidos na agua, por cima della se conservam, e apparecem, differindo só as arvores das casas. em que umas são de ramos verdes, outras de palmas seccas.

<sup>(\*)</sup> O padre Ivo d'Evreux, superior dos capuchinhos que vieram de Pariz com Daniel de la Touche e Francisco Rasilly, em 1612, para firmar a colonia franceza no Maranhão, tambem entendeu que o Propheta Isalas e o Propheta Sophonias referiram-se ao Brazil, e particularmente ao Maranhão. E' o addendum á obra Viogem ao norte do Brazil, 1613—1614.

Esta obra merece muita leitura; com as notas do illustre F. Diniz. Traduzida pelo Dr. Cesar Augusto Marques. Maranhão, 1874.

- « Desta sorte vivem os Nhengaibas, Guaianás, Mamaianás, e outras antigamente populosas gentes, de quem se diz com propriedade que andam mais com as mãos, que com os pés, porque apenas dão passo, que não seja com o remo na mão, restituindo-lhes os rios a terra, que lhes roubaram, nos fructos agrestes das arvores de que se sustentam, cuja colheita é muito limpa, porque cahem todos na agua; e em muita quantidade de tartarugas, e peixesbois, que são os gados, que pastam naquelles campos, além de outro pescado menor, e alguma caça de aves, e montaria de porcos, que nos mesmos lugares, sobre aguados entre os lodos e raizes das arvores, se seva nos fructos dellas; e nota o Propheta que não é rio, senão rios, os que isto fazem, porque, ainda que o rio das Amazonas tenha fama de tão enorme grandeza, toda esta se compõe do concurso de muitos outros rios, que todos desembocam nelle, ou junctamente com elle, communicando e confundindo em si as aguas, e como unindo e conjurando as forças para este roubo, que fizeram áquella terra: Cujus diripuerunt flumina terram ejus.
- « Continúa Isaias a sua descripção, e diz, que os habitadores desta provincia são gente arrancada, e despedaçada; e só o Espirito-Santo poderá recopilar em duas palavras a historia, e ultima fortuna daquella gente. Quando os portuguezes conquistaram as terras de Pernambuco, desenganados os indios (que eram mui valentes, e resistiram por muitos annos) que não podiam prevalecer contra as nossas armas, uns delles se sugeitaram ficando em suas proprias terras; outros com mais generosa resolução, e determinados a não servir, se metteram pelo sertão, onde ficaram muitos; outros, cahindo para a parte do mar, vieram sahir ás terras do Maranhão, e alli, como soldados tão exercitados com o mais poderoso inimigo, fizeram facilmente a seus habitantes o que nós lhes tinhamos feito a elles.
- « Desta peregrinação e desta guerra se seguiram naquella gente os dous effeitos, que assinala Isaias, ficando uma, e outra gente, arrancada e despedaçada: os vencedores

arrancados, porque os tinham lançado de suas terras os portuguezes; e tambem despedaçados, assim porque foram ficando a pedaços em varios sitios, como porque depois da victoria lhes foi necessario, para conservarem o violento dominio, dividirem-se em colonias, mui distantes uns dos outros. Os vencidos tambem ficaram arrancados, porque os Topinambás (que assim se chamavam os pernambucanos) os arrancaram de suas patrias; e tambem, e com muito maior razão despedaçados, porque, não podendo resistir, muitos delles fugiram em magotes pelos matos, e pelos rios, tomando differentes caminhos, onde fizeram assento, não sem novos inimigos que ainda mais os despedaçassem; assim que uns e outros ficaram gente arrancada, e uns e outros gente despedaçada: Gentem conculcatam, et dilaceratam.

« Conhecidos já pela fortuna os descreve o Propheta, e muito particularmente pelo exercicio e arte da navegação, em que eram e são os Maranhões mui sinalados entre os indios, por serem elles, ou os primeiros inventores da sua nautica, como gente nascida, e mais creada na agua, que na terra, ou certamente porque com sua industria adiantaram muito a rudeza das embarcações barbaras, de que os primeiros usavam; tanto assim, que a principal nação daquella terra, tomando o nome da mesma arte de navegar, e das mesmas embarcações, em que lá navegavam, se chamam Igaruanas, porque as suas embarcações, que são as canòas, se chamam na sua lingua Igara, deste nome Igara derivaram a denominação de Igaruanas, como se dissessemos—os nauticos, os artifices, ou os senhores das náos. Diz pois Isalas, que esta gente de que falla é um povo, Qui mittit in mare legatos, et in vasis papyri super aquas: Que manda de uma parte para outra seus negociantes em vasos de cascas de arvores sobre as aguas.

« As palavras do Propheta todas têm mysterio, e todas declaram muito a propriedade da gente de que falla. Diz que as manda o povo, com quem concorda o relativo qui; porque é gente que não tem reis, mas o mesmo povo,

e a mesma nação, é a que elege aquelles que lhes parecem de melhor talento, assim para os negocios da paz, como para os da guerra; que tudo isso quer dizer a palavra legatos, como se póde ver nos authores da lingua latina. Diz mais que vão sobre as aguas em vasos de cascas de arvores, porque esta era a materia e fabrica de suas embarcações. Depois que tiveram uso do ferro, cavam os troncos das arvores, e fazem de um só madeiro muito grandes canòas, de que o author desta explicação vio alguma, que tinha dezasete palmos de bocca, e cento de comprimento; mas antes de terem ferro, despiam estes mesmos madeiros, cujos troncos são muito altos, e direitos, e tirando-lhes as cascas assim inteiras, dellas formavam as suas embarcações: e não faz duvida dizer o Propheta que estas embarcações hiam ao mar: Qui mitti in mare; porque, além de entrarem com ellas pelo mar oceano, o mesmo archipelago, que dizemos de agua doce, se chama na sua lingua por sua grandeza mar, e daqui veio o nome que os portuguezes lhe puzeram de Grão-Pará, ou Maranhão (\*), o que tudo quer dizer, mar grande, porque Pará significa mar.

« Do que temos dito até aqui ficará mais facil de entender aquelle grande enigma do Propheta, que está nas primeiras palavras deste texto: Væ terræ cymbalo alarum. O qual foi sempre o que maior trabalho deu aos interpretes, e os obrigou a dizerem cousas mui violentas, e improprias, como aquelles que fallavam a adevinhar, e não adevinhavam, nem podiam. Os Setenta Interpretes, em lugar de Terræ cymbalo alarum, leram terræ navium alis; e uma, e outra cousa significam as palavras de Isams; porque os nomes hebreos, de que estas versões foram tiradas, têm ambas as significações, e querem dizer: « Ai da terra que tem navios com azas; ou ai da terra, que tem sinos com azas; se são sinos, como são navios, e se são navios, como são sinos? »

<sup>(\*)</sup> Mais adiante, a proposito do nome *Maranhão*, será demonstrado que o padre Antonio Vieira, acertando quanto ao nome *Grão-Pará*, errou quanto ao nome *Maranhão*.

Esta difficuldade foi até agora o torcedor de todos os entendimentos dos expositores sagrados de 1600 annos a esta parte; mas, como podia ser que entendessem o enigma da terra, se não tinham as noticias, nem a lingua della? Para intelligencia do verdadeiro entendimento deste texto, ou enigma, se ha de suppor, que a palavra latina Cymbalum, com que significamos os nossos sinos de metal, significa tambem qualquer instrumento, com que se faz som, e estrondo; e taes eram os cymbalos de que usavam antigamente os gentios, que se chamavam por nomes particulares Sistros, Crotalos, ou Crepitaculos, e por nome geral Cymbalos.

c Tambem se ha de suppôr que os Maranhões usavam de uns instrumentos a que chamavam Maracás, não de metal, porque o não tinham, senão de cabaços, ou cocos grandes, dentro dos quaes mettiam seixos, ou caroços de varias fructas, duros, e accommodados a fazer muito estrondo e ruido, servindo-se dos menores nas festas e nos bailes, e dos maiores nas guerras. Estes Maracás eram propriamente os seus cymbalos, ou sinos, tanto assim que, depois que vieram os sinos, que nós usamos, lhes chamam Itamaracás, que quer dizer Maracás, ou sinos de metal. (\*)

« Isto supposto, o expositor, que mais foi rastejando o sentido verdadeiro que podia ter este enignia, foi Gabriel Palacio, o qual no commentario literal deste lugar de Isalas diz assim: Fortasse Indicus usus nominis cymbali antiquitus inolevit apud Hebræos tempore Isalæ. Por ventura (diz elle) que no tempo de Isalas as embarcações dos indios se chamariam entre os hebreos sinos. E porque não seria antes? Digo eu que se chamassem sinos, ou tomassem nome de sinos as embarcações dos indios, de que Isalas fallava, não porque este nome fosse usado entre os hebreos, senão entre os mesmos indios. Assim era, e assim é, e deste modo fica decifrado, e entendido o antiquissimo, e escurissimo lugar, e enigma de Isalas.

<sup>(\*)</sup> Ita significa pedra e ferro.

« As maiores embarcações dos Maranhões chamam-se Maracatim, derivado o nome da palavra Maracá, que como dissemos significa entre elles sino: e a razão de darem este nome ás suas maiores embarcações era, porque quando hiam as batalhas navaes, quaes eram ordinariamente as suas, punham na pròa um destes Maracús muito grandes atados aos gorupezes, ou paos compridos, e, bolindo de industria com elles, além do movimento natural das canoas e dos remeiros, faziam um estrondo barbaramente bellico, e horrivel; e porque a pròa da canòa se chama Tim, tirada a metaphora do nariz dos homens, ou do bico das aves, que têm o mesmo nome, e juntando a palavra Tim com a palavra Maracú, chamavam áquellas canòas ou embarcações maiores Maracatim; e este nome usam ainda hoje, e com elle nomeam os nossos navios. Nem mais, nem menos, que os Romanos ás suas galés de guerra deram nomes de Rostratas, pelas pontas de ferro agudas, que levavam nas pròas; tirado tambem o nome, ou metaphora, dos bicos das aves, que chamam rostros. Assim que vem a dizer Isaias, que a terra de que falla, é terra que usa embarcações, que têm nome de sinos; e estas são pontualmente os Maracatins dos Maranhões.

« Mas não está ainda explicada toda a difficuldade, ou propriedade do enigma; porque diz o Propheta que estas embarcações, ou estes sinos, eram sinos, e embarcações com azas: Cymbalo alarum: navium alis. Os expositores todos dizem, que estas azas eram as velas das embarcações, e que são as azas dos navios, conforme o poeta: Velorum pandimus alas. A qual explicação pudéra ser bem admittida, se não tivera a propria, e verdadeira; sendo certo, que o Propheta não havia de dar por sinal e divisa daquellas embarcações uma cousa tão commum, e universal em todas.

« Digo pois que falla o texto de verdadeiras azas de aves. Como aquelles gentios não tecem, nem tem pannos, é grande entre elles o uso das pennas, pela formosura das cores, com que a natureza vestio os passaros, e particularmente os chamados Guarás, de que ha infinita quantidade,

grandes, e todos vermelhos, sem mistura de outra côr; destas pennas se enfeitam quando se querem pôr bizarros, e principalmente quando vão á guerra, ornando com ellas todo o genero de armas, porque não só levam empennadas as settas, senão tambem os arcos, e rodelas, e as partazanas de páu, e pedra, que chamam Fangapenas; e quando a guerra era naval, empavezavam-se as canôas com azas vermelhas dos Guarás, e as mesmas levavam penduradas dos gorupés e Maracás das prôas; e por isso o Propheta diz que todas estas cousas via, e notava como tão novas; chamou ás lanças sinos, e sinos com azas: Navium alis, cymbalo alarum.

« E porque não faltasse a esta terra a demarcação, ou arrumação, como dizem os geographos da sua altura, onde a Vulgata lêu Gentem expectantem, expectantem, ha a propriedade da letra hebrea, como diz Foreiro, Pagnino, Vatablo, Sanchez, e outros muitos tão geralmente: Gentem linew linew, gente da linha de linha; porque os Maranhões são aquelles, que além da Ethiopia ficam pontual e perpendicularmente bem debaixo da linha Equinocial, que é propriedade por todos os titulos admiravel; assim como a palavra linew se repete, está tambem repetida no mesmo texto a palavra expectantem; com que vem a concluir o Propheta o seu principal e total intento, que é exhortar os Pregadores Evangelicos a que vão ser Anjos da Guarda daquella triste gente, que tanto ha mistér quem a encaminhe, como quem a defenda: Ite Angeli veloces ad gentem expectantem, expectantem: gente que está esperando, esperando; porque, entre todas as gentes do Brazil, os Maranhões foram os ultimos, a quem chegaram as novas do Evangelho, e o conhecimento do verdadeiro Deus, esperando por este bem, que tanto tardou a todos os americanos, mais que todos elles. No Brazil se começou a pregar a Fé no anno de 1550, em que o descobrio Pedro Alvares Cabral (\*); e no Maranhão no anno de 1615, em que o

<sup>(\*)</sup> O padre Antonio Vieira enganou-se, escrevendo 1550, e não 1500.

conquistou Alexandre de Moura; esperando mais que todos os outros Brazis sessenta e cinco annos (\*): mas hoje estão ainda em peior fortuna, padecendo aquelle Væ do Propheta: Væ terræ cymbalo alarum; porque o estado da esperança se lhe tem trocado no de desesperação. E esperam de se salvar os que de tantos damnos e damnos são causa?»

Depois, o padre Antonio Vieira examina a prophecia de Abdias, 20, com referencia ás palavras Civitates Austri. E, porque S. Jeronymo, traduzindo do texto a palavra hebraica Sepharad, a verteu para Bosphoro, elle demonstra que significa termo, limite, fim; sendo certo que os Hebreos denominaram Sepharad a Hespanha, porque ahi está o estreito (\*\*) que divide da Africa a Europa, antigamente denominado Columnas de Hercules. Assim, pois, conclue elle, com outros citados, que a prophecia de Abdias refere-se a povo habitando a Hespanha, descendendo de transmigrados de Jerusalem, quer entenda-se dos do tempo de Nabucodonosor, quer do do Apostolo Sant'Iago para fazer a pregação do Christianismo.

« De sorte que ambas as transmigrações de Jerusalem concorrem para a Fé de Portugal; a de Christo com o Apostolo Sant'Iago, e a de Nabuco com o Propheta Malachias, depois chamado vulgarmente S. Pedro de Rates, que foi a pedra fundamental depois do Sagrado Apostolo da Egreja de Portugal. Os filhos dessa Egreja, e herdeiros dessa Fé, foram os que dalli a tantos annos dominaram com os estandartes della as cidades e regiões do Austro, que são propriissimamente as que correm de uma e outra parte do Oceano Austral, á parte direita pela costa da America, ou Brazil, e á esquerda pela costa da Africa, á Ethiopia cuja Rainha Sabbá chamou Christo Regina Austri; e estas são as terras de que no commento deste texto faz menção

<sup>(°)</sup> Contados de 1500, são 115 annos; mas a conta deve ser feita de 1530, quando El-Rei D. João III resolveu povoar a Terra da Santa Cruz.

<sup>(∞)</sup> Gibraltar.

Cornelio: Americam, Brasilicum, Africam, Æthiopiam. Assim se cumprio nos portuguezes a prophecia de Abdias: Transmigratio, quæ est in Hispania, possidebit Civitates Austri. E esperamos, que seja novo complemento della o dominio da terra incognita geralmente chamada Terra Austral,

Ha ainda mais, e de grande valor; porquanto foi a Ordem de Cavallaria de Christo o instrumento de Deus para essas navegações e descobertas. E, pois, o padre Antonio Vieira ainda encontrou em Habacuc, III, 8, 10 e 15 a prova de que as prophecias referiam-se principalmente á America, e particularmente ao Brazil.

O Cantico de Habacuc, que é a materia de todo o terceiro capitulo, e ultimo deste Propheta, tem por assumpto o triumpho de Christo, com que por meio da sua Cruz triumphou um dia da morte, do demonio, e do peccado, e depois em varios tempos foi triumphando da idolatria, e da gentilidade, conforme a disposição da sua Providencia. A parte maritima deste triumpho, que tambem foi naval, perparte maritima deste triumpno, que tambem foi navai, pertence principalmente aos portuguezes, por meio de cuja navegação e pregação sugeitou Christo á obediencia de seu Imperio tantas gentes de ambos os mundos. Isto quer dizer o Propheta no verso oitavo: Ascendes super equos tuos: et quadrigæ tuæ salvatio. E no verso 15: Viam fecisti in mari equis tuis, in luto aquarum multarum. Que abrio Christo caminho pelo mar á sua cavallaria, para que pizasse as ondas, e que a guerra que com esta cavallaria havia de ondas, e que a guerra que com esta cavallaria havia de fazer, não era para matar os homens, senão para os salvar, e salvando-os triumphar delles: Equitatio tua salus; hoc est, Evangelistæ tui portabunt te, diz Santo Agostinho, e verdadeiramente não se podia dizer cousa mais apropriada aos portuguezes. Os portuguezes foram aquelles cavalleiros, a quem Christo abrio o primeiro caminho pelo mar: Viam fecisti in mari equis tuis. Os portuguezes, aquelles cavalleiros, que pizaram as ondas do mar, como os cavallos pizam o lodo da terra: In luto aquarum multarum: e as nãos dos portuguezes, aquellas carroças que levaram pelo mar a Fé e a salvação: et quadrigæ tuæ sulvatio: e a primeira empreza e victoria desta cavallaria de Christo foi a sugeição do mesmo mar bravo, soberbo, furioso, e indignado, que ou Christo lh'o sugeitou a elles, ou elles o sugeitaram tambem a Christo, para que o reconhecesse, e adorasse: o mesmo Propheta o disse assim: Numquid in mari indignatio tua? Por ventura, ó Senhor, ha de ser eterna a vossa indignação no mar? E responde a esta sua pergunta que o mar submetteria suas endas: Gurges aquarum transit: que os abismos confessariam a potencia de Christo a vozes: Dedit ahyssus vocem suam; e que as suas alturas, ou profundidades com as mãos levantadas o adorariam, e reconheceriam por Senhor: Altitudo manus suas levavit; e esta foi a primeira victoria de Christo, e este da sua cavallaria o primeiro triumpho.

Mas, para que se veja o grande mysterio desta metaphora de cavallaria de Christo, de que usou o Propheta (deixando á parte haver sido esta empreza dos primeiros descobrimentos, e conquistas dos portuguezes), por si mesma, e na opinião do mundo que tem cavalleiros, não só os mesmos portuguezes, senão ainda os estrangeiros faziam grande apreço de se armarem nella cavalleiros, como lemos que o fizeram alguns de Allemanha e Dinamarca. Faz muito ao caso advertir o que escreve o nosso insigne historiador destas conquistas, que quero pôr aqui por suas proprias palavras: Mas ainda foi ácerca delle (falla do Infante D. Henrique) outra cousa muito mais efficaz, que era a obrigação do cargo, e administração, que tinha de governador da Ordem de Cavallaria de Nosso Senhor Jesus-Christo, que El-Rei D. Diniz, seu tresavô, para essa guerra dos infieis, ordenou, e novamente constituio: e mais abaixo, no mesmo capitulo, que é o segundo do livro primeiro, Decada primeira: Assentou em mudar esta conquista para outras partes mais remotas de Hespanha do que eram os Reinos de Féz, e Marrocos, com que a despeza deste caso

fosse propria delle, e não taxada por outrem; e os meritos de seu trabalho ficassem mettidos na Ordem, e Cavallaria de Christo, que elle governava: de cujo thesouro podia dispender. De sorte que dizer o Propheta, que Christo havia de abrir caminho no mar á sua cavallaria, e que a empreza desta cavallaria havia de ser a salvação das almas, não só tem a formosura de metaphora, senão a propriedade do caso, e a verdade da historia, e cumprimento da prophecia; pois verdadeiramente esta admiravel empreza foi obra, não de outro principe, senão de um, que era propriamente administrador, e governador da Ordem da Cavallaria de Christo, e feita, não com outras despezas, senão com as rendas, e thesouro da mesma cavallaria, e serviços, e merecimentos proprios della.

Para confirmação de tudo isto, e para que os portuguezes conheçam quanto devem a Deus, pelos escolher para instrumentos de obras tão admiraveis, e para que se não admirem quando lhes dissermos que os tem escolhido para outras maiores, não póde haver melhor testemunho, que o proemio do mesmo Propheta, com que deu principio a este cantico triumphal das victorias de Christo: Domine (começa elle) audivi auditionem tuam et timui. Domine opus tuum in medio annorum vivifica illud. In medio annorum notum facies: cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis. Quando Deus revelou ao Propheta, e quando ouvio da sua bocca o que havia de fazer nos tempos vindouros, diz, que ficou cheio de temor, e assombro (assim o interpretaram os Setenta, accrescentando por modo de glosa no mesmo texto: Consideravi opera tua, et expavi). Porque não houve obra de Deus, depois do principio e creação do mundo, que mais assombrasse, e fizesse pasmar aos homens, que o descobrimento do mesmo mundo, que tantos mil annos tinha estado incognito, e ignorado; nem que maior, nem mais justo temor deva causar, aos que bem ponderarem esta obra, que a consideração dos occultos juizos de Deus, com que por tantos seculos permittio que tão grande parte do mundo,

tantas gentes e tantas almas vivessem nas trevas da infidelidade, sem lhes amanhecerem as luzes da Fé: tão breve noite para os corpos, e tão comprida noite para as almas. Mas no meio desses compridissimos annos, diz o Propheta. que faria Deus, que se descobrisse, e conhecesse o que até então estava occulto: In medio annorum notum facies. E que, tendo durado tantos seculos sua ira contra aquellas gentes idolatras, em fim se lembraria de sua misericordia: Cum iratus fueris, misericordiæ recordaberis. E que então tornaria o Senhor a vivificar, e resuscitar a sua obra: Onus tuum. in medio annorum vivifica illud. Os Setenta traduzindo juntamente, e explicando, leram: Cum appropinquaverint anni cognosceris. Quando chegarem os annos determinados por vossa Providencia, então sereis conhecido: e este novo conhecimento, que Deus deu áquellas nações por meio dos nossos apostolos, e pregadores da sua Fé, foi tornar a resuscitar a mesma obra, que tinha começado pelos primeiros Apostolos, que naquellas mesmas terras a pregaram, e com o tempo estava em algumas partes amortecida, e em outras totalmente morta; isto quer dizer: Opus tuum vivifica illud; ou como treslada Simaco, Reviviscere fac ipsum; e o mesmo Propheta mais abaixo se commenta a si mesmo, dizendo: Suscitans suscitabis arcum tuum. Vos. Senhor, tornareis a resuscitar o vosso arco (que é a sua Cruz); por meio de cuja pregação se resuscitaria tambem a Fé, e as victorias della naquellas nações.

« Assim o prophetisou na India seu primeiro Apostolo S. Тномé, quando na cidade de Meliapor, então famosissima, levando uma Cruz de pedra em lugar distante das praias, não menos que doze leguas, lhes disse, e mandou esculpir no pé della que, quando o mar alli chegasse, chegariam tambem de partes remotissimas do Occidente outros homens da sua côr, que pregassem a mesma Cruz, a mesma Fé, e o mesmo Christo que elle pregava. Cumprio-se pontualmente a prophecia, porque o mar, comendo pouco a pouco a terra, chegou ao lugar sinalado, e no mesmo tempo chegaram a elle os

portuguezes. Egual gloria (e não sei se maior de Portugal), a da India, que ainda tivesse a S. Thomé por seu Apostolo, e Portugal por seu Propheta. Ainda Portugal não era de todo christão, e já os Apostolos plantavam as balizas da Fé em seu nome, e conheciam, e pregavam que elle era o que havia de fazer christão ao mundo. Lembre-se outra vez Portugal destas obrigações, e de quanto lhe mercee Christo.»

« Diz o Apostolo S. Paulo, que accommodou Deus, e repartio os seculos conforme os decretos da sua palavra, para que cousas invisiveis se fizessem visiveis: Fide intelligimus aptata esse sæcula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fiant; por onde não é muito que tanta parte do mundo, e as gentes que o habitavam, estivessem ignoradas, e invisiveis por tantos seculos, e que depois chegasse um seculo, em que se descobrissem, e fossem visiveis; e assim como, corrida esta cortina, se descobriram, e manifestaram as terras, e gentes, de que tinham fallado os Prophetas, assim se entenderam, e descobriram tambem os segredos, e mysterios de suas prophecias. Destas terras ultramarinas encobertas, e incognitas, fallava Isaias, quando disse no capitulo 24: In doctrinis glorificate Dominum; in Insulis maris nomen Domini Dei Israel. E logo accrescentou: Secretum meum mihi; secretum meum mihi: Este segredo é só para mim; este segredo é só para mim: e, se na mesma prophecia estavam prophetisadas as cousas, e mais o segredo dellas, como podia ser que, contra a verdade infallivel da prophecia, soubessem os antigos deste segredo, antes de chegar o tempo em que Deus tinha determinado de o revelar? O Cantico do Propheta Habacuc, que tambem trata destes novos descobrimentos, ou triumphos da Fé, e da conversão destas gentes, tem por titulo *Pro ignorantiis*. E, se o conselho de Deus foi que o entendimento, ou de todas, ou de muitas cousas, que alli cantou o Propheta, se ignorasse,—que aggravo, ou descredito é, ou póde ser dos antigos Sabios, que para elles fossem occultas, incognitas, e ignoradas? Podem os homens occultar os seus segredos, e Deus não será senhor

de reservar os seus? Sendo logo certo que estes segredos da Providencia Divina se não podiam alcançar por sciencia humana, e que a mesma Providencia tinha decretado que se não soubessem por revelação. »

E, após isto, quem ha que possa negar o cumprimento exacto dessas prophecias?

Não basta explicar a raridade das viagens de descobertas, alludindo a circumstancias vagas que impediram os progressos da navegação e do commercio, e o melhor conhecimento da geographia (\*). Por que (dizem elles) Deus não suscitára antes os meios e a coragem das navegações?

O facto foi manifestamente, exclusivamente providencial. E, aproveitando o pensamento de um grande escriptor que não pertence á classe dos que sóem negar ao influxo Divino a successão dos factos, digamos: « A descoberta do novo mundo operou uma revolução fundamental na sciencia e na humanidade: só desde então os homens conhecem a Terra que lhes serve de habitação; e as grandes questões da unidade da raça humana, de seu destino, de sua organisação têm podido ser agitadas e resolvidas no sentido da associação de todos os povos. » (\*\*)

Ainda falta talvez a coroação das prophecias. Deus sempiternus Dominus, qui creavit terminos terræ: non deficiet, neque laborabit, nec est investigatio sapientiæ ejus (\*\*\*). Não ha descoberta que alcance a sabedoria de Deus.

<sup>(\*)</sup> F. LAURENT, L'Orient, introd., 4. Este mesmo escriptor, na obra Les Barbares et le Catholicisme, affirma o governo providencial sobre os povos; e, com referencia á invasão dos barbaros, diz: Chrétiens et Philosophes ont vii la main de Dieu dans ce cataclysme.

<sup>(\*\*)</sup> F. LAURENT, retro-citado.

<sup>(\*\*\*)</sup> ISAIAS, XL, 28.

#### CAPITULO SEGUNDO

# DESCOBRIMENTO DO BRAZIL

Rien n'est plus mobile qu'une sphère sur un plan: toutes les puissances imaginables ne pourront l'ébranler si Dieu ne s'en mêle.

MALEBRANCHE, Entretiens sur la metaphysique, VII, 11.

Les individus et les peuples sont aidés par la Providence. L'action incessante de Dieu sur l'homme, c'est la grâce; l'action incessante de Dieu sur l'humanité, c'est le gouvernement providentiel.... C'est surtout dans les grands bouleversements qui changent les destinées du genre humain, que l'action divine se montre pour sauver et régénérer le monde.

Le gouvernement providentiel n'empêche pas que les peuples n'agissent librement et ne portent la responsabilité de leurs actions.

F. LAURENT, Les Barbares et le Catholicisme, I, 1, 1.

Christovam Colombo, pobrissimo, e sem amigos ricos, quando, em 1492, no fim de oito annos de infructiferos esforços junto de diversos reis da Europa, inclusive o de

Portugal e até o de Castella, conseguio ser ouvido e attendido pela excelsa rainha Isabel a Catholica (\*), e, com a protecção efficaz desta soberana illustre, que até vendeu todas as suas joias para as despesas, sahio em 3 de Agosto a descobrir terra firme e ilhas, com a patente de Grande Almirante do Oceano, commandando em chefe tres navios, dos quaes o denominado Santa Maria era a nau-almirante, em cujo mastro grande arvorára a bandeira da Cruz: Christovam Colombo tinha um plano e o conhecimento mais ou menos scientifico das navegações a executar. (\*\*)

Não ha duvida que Colombo era, além de fervoroso christão, um grande cosmographo; porém, em verdade, só impellido por um instincto prophetico e muito seguro de sua fé religiosa, podia elle ousar devassar mares nunca dantes navegados, crente de que afinal encontraria terra firme e ilhas. Os seus conhecimentos de cosmographia, orientados mais nas descripções das viagens de Marco Polo do que em outras fontes de convicção, não podiam ser sufficientes para a realisação desse grande plano de descobertas. Mas, em summa, é certo que não sahira completamente á aventura. (\*\*\*)

Quiz, porém, a Providencia Divina facilitar aos

<sup>(\*)</sup> Era casada com Fernando V, rei de Aragão. E era rainha de Castella. Afinal, reunidos os dous reinos, eram denominados Os dous reis. Só ella era quem de facto governava; e, não só por seu espirito religioso, mas tambem por sua notoria perspicacia, sabia distinguir os verdadeiros grandes homens, não dando absolutamente ouvidos a aulicos, nem mesmo a seu marido, cujos sentimentos não eram os melhores. Deste rei escreveu o padre Ventura de Raulica. De la femme catholique, que o merito colossal de Christovam Colombo, e de outros grandes homens da epocha, era excessiva luz para seus olhos doentes.

<sup>(\*\*)</sup> A. C. P. DE SOTTO MAIOR, Os Estados Unidos, Lisboa, 1877, referindo-se a historiadores, diz que Christovam Colombo, casando-se em Lisboa com a filha do navegador Pedro Muniz Perestello, ficara possuidor de papeis nauticos de grande valor.

<sup>(\*\*\*)</sup> ROSELLY DE LORGUES escreveu L'Histoire véritable de Christophe Colomb.

Depois do Christianismo, não ha acontecimento que exceda ao do descobrimento do Novo Mundo.

portuguezes, no seculo XVI, mais uma grande descoberta, sem que o Rei de Portugal a procurasse.

De facto, determinando El-Rei D. Manoel, em 1500, uma segunda expedição á India, assim o mandou executar, entregando uma armada de treze náos a Pedro Alvares Cabral, fidalgo da casa real, filho de Fernando Cabral, senhor de Azurara, governador da provincia da Beira e alcaide-mór de Belmonte; e o nomeou capitão-mór da referida expedição. Em 8 de Março daquelle anno recebeu Pedro Alvares Cabral, da mão de El-Rei, o estandarte ou bandeira da Cruz e Ordem de Christo, depois de benzida em Restello, na ermida de N. S. de Belém, fundada pelo Infante D. Henrique, onde foi depois o mosteiro de S. Jeronymo; levantou ancoras, e sahio no dia 9 do mesmo mez.

Chegando ás ilhas de Cabo-Verde, deu pela falta de um dos navios da armada, e em vão dispendeu dous dias para encontral-o; mas, receiando as calmarias de Guiné, e outros dizem que em consequencia de um temporal que forçou a arribada daquelle navio a Lisboa, resolveu seguir o rumo de oeste, e tanto andou nesse rumo que, no dia 21 de Abril, appareceram-lhe signaes de proximidade da terra; e, de facto, foi esta avistada no dia 22, desembarcando no dia 23 em um porto que, mais ao sul, foi julgado seguro.

Estas datas são as verdadeiras, como resultam das minuciosas cartas de Pero Vaz Caminha, escrivão da armada, e de João Emeneláu, physico da mesma armada, escriptas em 1.º de Maio daquelle anno. E, embora o Roteiro do piloto divirja na numeração do dia em que a terra foi avistada, dizendo ser 24, rectifica immediatamente esse erro, por modo indirecto, declarando ser quarta-feira do oitavario da Paschoa; coincidindo assim com aquellas duas supra-referidas cartas. (\*)

<sup>(\*)</sup> Tudo isto Mello Moraes discute copiosamente, á vista de documentos historicos, em sua Corographia historica, chronologica, genealogica, nobiliaria e política do Imperio do Brazil. tomo I, a proposito deste descobrimento.

Pedro Alvares Cabral, depois de fazer os precisos reconhecimentos na costa, sempre em boa paz com os selvagens, mandou derribar uma arvore para construir uma grande Cruz; a qual, á vista e com espontanea e contente ajuda de centenas daquelles selvagens, foi chantada no lugar do desembarque, com todas as ceremonias religiosas, conforme a descripção de Pero Vaz Caminha em sua já referida carta.

Sahindo barra fóra a armada, no dia 2 de Maio (\*), para a India, foi verificada a falta de dous grumetes, os quaes, e mais dous degredados, haviam ficado em terra com os indigenas. Pedro Alvares Cabral fez voltar a Lisboa uma das náos, sob o commando de Gaspar de Lemos.

A terra descoberta, por parecer insular, e mesmo por crença muito vulgarisada na epocha, como já ficou referido, recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz. El-Rei D. Manoel, porém, o mudou no de Santa Cruz; e assim permaneceu muitos annos, até que foi substituido, por uso e costume entre os commerciantes, pelo de Brazil.

E' necessario, porém, lembrar que, já anteriormente, em Junho de 1499, Alonso de Hojeda, acompanhado de Americo Vespucio e do piloto biscainho Juan de la Cosa, e depois, em principios de 1500, Vicente Yanes Pinzon e Diogo de Lepe, haviam percorrido, por conta dos Reis de Castella, a costa septentrional desde o cabo de Santo Agostinho (?) até a foz do rio Amazonas (\*\*), e mais tarde até a do rio Oyapock. (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Joho de Barros, Decadas, diz ter sido no dia 3.

<sup>(\*\*)</sup> ROBERTSON, em sua Historia da America, sustenta com solido fundamento que Vicente Yanes Pinzon, cruzando a linha equinoccial, não tocou em parte alguma da costa ao sul da foz do Amazonas; e, portanto, não podia ter aportado ao cabo de Santo Agostinho, como o sustentara A. HERRERA.

Sendo assim, somente Alonso de Hojeda fica com a gloria de ter sido o primeiro navegante que tocou ponto mais oriental da costa brazilica, —a foz do rio Apody (Rio Grande do Norte).

<sup>(\*\*\*)</sup> Não obstante, a gloria do facto providencial da descoberta

Todavia, Castella não logrou adquirir as regiões percorridas pelos seus sobreditos exploradores; mesmo porque tinha a zelar outras conquistas, descobertas por Christovam Colombo. Além disso, obstava-lh'o a linha mental divisoria, dada pelo papa Alexandre VI, e aceita pelos dous governos com as modificações constantes das estipulações do tratado de Tordesillas. A bulla daquelle papa, estabelecendo a linha mental divisoria, é de 3 de Maio de 1493 (\*); e o tratado de Tordesillas, de 7 de Junho de 1495, só foi approvado pela bulla pontificia de 24 de Janeiro de 1506.

Por este tratado, tomando-se por ponto de partida o meridiano do archipelago do Cabo-Verde, ou do dos Açores, Portugal, embora perdendo duzentas e setenta leguas para o lado do oriente, estendeu, mais duzentas e setenta leguas para o occidente, o seu direito de navegação e de descobertas, perfazendo 370 leguas para esse lado.

Sem esse tratado, promovido por El-Rei D. João II, Pedro Alvares Cabral tocaria, debalde para a corôa portugueza, em 1500, a costa brazilica. Alonso de Hojeda e

da terra de Santa Cruz, ou Brazil, não cabe verdadeiramente senão a Pedro Alvares Cabral; segundo a regra bem estabelecida por Vivien de Saint-Martin, *Histoire de la geographie:* «Il n'y a de découvertes réelles que celles qui prennent date dans la science.»

<sup>(\*)</sup> J. F. LISBOA, Jornal de Timon, Apontamentos para a historia do Maranhão, II, publicou a integra desta bulla pontificia.

A linha deveria correr «em distancia de cem leguas para o occidente e meio dia das ilhas dos Açores e Cabo-Verde».

O papa mostrou então ignorar a latitude dos dous archipelagos, embora seja quasi a mesma a longitude.

Qual dos archipelagos serviria de ponto de partida para as cem leguas ao meio dia? Não menos de 22 gráos os separam.

J. F. LISBOA aproveitou a occasião para repetir as apreciações inexactas sobre o papa Alexandre VI. Essas apreciações não subsistem hoje no animo dos espiritos cultos. Só o odio político as fabricou; e as paixões de seita religiosa as mantiveram. Quem duvidar disto, leia Ch. Barthelemy, Erreurs et mensonges historiques, III, sob a rubrica Les crimes des Borgia:—ahi essas historietas foram tiradas a limpo.

Vicente Pinzon, em 1499, pela mesma razão, a teriam adquirido completamente para Castella. (\*)

Em verdade, a linha mental divisoria, dada por Alexandre VI, era prejudicialissima a Portugal; e, se não fòra o presentimento de El-Rei D. João II—de proximas descobertas na America meridional, quando nem suspeitada era dos homens a existencia desse continente, a sorte do Brazil teria sido outra, talvez melhor, talvez peior.

A linha mental de demarcação cortava norte-sul pelo meridiano 330 gráos de longitude na linha equinoccial, e mais cem leguas correndo para o oriente a Portugal, e para o occidente a Castella, até inteirar cada uma das corôas os seus 180 gráos (\*\*). Mas, o meridiano para ponto de partida das longitudes era o do archipelago dos Açores ou o do archipelago do Cabo-Verde, segundo já foi dito (\*\*\*). A questão decidida pelo tratado de Tordesillas foi, em verdade, mais de interpretação da referida linha mental, quanto ao ponto de partida, do que propriamente uma demarcação nova. Não obstante, até hoje, o Brazil tem questões de limites com as republicas, que foram colonias da Hespanha. (\*\*\*\*)

<sup>.(\*)</sup> Posteriormente, os governos de Portugal e de Hespanha fizeram uma revisão do tratado de Tordesillas; e foi assignado em Saragoça o de 22 de Abril de 1529. Mas, este tratado de 1529 não diz respeito a possessões na America; sim, somente ao archipelago das Molucas, e mesmo ao das Philippinas. Esta morosa negociação começára em 1512.

<sup>(\*\*)</sup> Padre José de Moraes, Memorias para a historia do extincto Estado do Maranhão, IV, 5.

<sup>(\*\*\*)</sup> Só em 1634 a França tentou um meridiano para todo o mundo. Então designou o da Ilha de Ferro; depois o de Pariz.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Em 1750, e depois em 1761, foram celebrados novos tratados entre as duas corôas, fixando os pontos capitaes da linha divisoria das respectivas possessões na America Meridional. O primeiro, de 13 de Janeiro de 1750, foi negociado por Alexandre de Gusmão, nascido na então villa de Santos, capitania de S. Paulo, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, e muito considerado na côrte de El-Rei D. João V

Entretanto, após a descoberta, El-Rei D. Manocl não se descuidava de mandar constantemente expedições ás terras do brazil, havendo contractado para o seu serviço o já mencionado cosmographo Americo Vespucio (\*); o qual nunca commandou expedição alguma (\*\*), como aliás alguns historiadores affirmam sem maior exame, mas limitava-se a praticar todos os actos de sua profissão e sciencia, assignalando astronomicamente as posições e os roteiros. Taes, porém, foram seus serviços á causa das descobertas, que foi o seu nome de baptismo que deu a denominação de America ao Novo Mundo; comprehendida depois a parte septentrional descoberta por Christovam Colombo! (\*\*\*)

Alexandre de Gusmão foi o embaixador que obteve da Santa Sé para D. João V e sua dynastia o titulo de *Fidelissimo*, e a creação do patriarchado de Lisboa. Era irmão de Bartholomeu de Gusmão, denominado *Voador*, pela invenção do aérostáto.

- (\*) Don M. E. Navarette, Coleccion de los viages y descubrimientos, que hicieron por mar los Españoles desde fines del siglo XV, Madrid, 1825, contesta que Americo Vespucio houvesse estado ao serviço de Portugal; e apoia-se em documentos! (Confira-se David B. Warden, Histoire de l'Empire du Brésil, 1503—4.)
- (\*\*) Desde tempos anteriores, e já no reinado de El-Rei D. Henrique, cognominado o *Navegador*, os pilotos, á falta de nacionaes, eram buscados em Veneza, Genova, e mesmo na Hespanha. Assim Luiz de Cadamosto, Antonio da Nolle, João da Nova, Americo Vespucio, João Empoli. Mas, não tinham o commando, como se pode vêr em uma das cartas de Americo Vespucio a Pedro Soderini.

Todavia, cabendo aos pilotos a direcção da viagem, afinal assumiam de facto o commando. E isto é bem explicado por Quintella, Annaes da Marinha Portugueza, referindo-se em uma nota á lucta que Antonio Galvão, quando nomeado capitão-mór para as Molucas, travou com o seu piloto em 1526: «Naquelles tempos era quasi absoluta a autoridade dos pilotos em tudo quanto dizia respeito á navegação; o que se julgava assim necessario, por embarcarem muitas vezes de commandantes pessoas de profissões muito alheias da arte nautica.»

(\*\*\*) Muitos geographos e historiadores, com justa razão, entendiam que ao menos essa parte septentrional deveria tomar o nome de Colombia, em honra ao ousado genovez. Christovam Colombo denominára Indias, suppondo-as na Asia, suas descobertas de terra firme; e o Rei de Castella accrescentou a qualificação de Occidentaes, para distinguil-as das

por seu talento. Entretanto, foi muito accusado de suborno; ainda que mais prejudicial a Portugal foi o de 12 de Fevereiro de 1761.

Todavia, ha quem sustente a origem tupy para o nome America. (\*)

A primeira expedição, em consequencia das noticias mandadas por Pedro Alvares Cabral, e levadas em uma das náos pelo capitão Gaspar de Lemos, foi de tres caravélas; e sahio de Lisboa em 10 de Maio de 1501, ignorando-se ainda hoje o nome do commandante. Fez descobrimentos até aos 54 gráos sul; e recolheu-se a Portugal em 7 de Setembro de 1502, depois de dezeseis mezes de viagem, com a perda de duas embarcações.

Resolveu El-Rei D. Manoel nova expedição, e esta de seis caravélas. Sahio de Lisboa em 10 de Maio (\*\*) de 1503, sob o commando de Gonçalo Coelho, com o titulo de capitão-mór. Tambem nesta expedição, como na anterior, veio, no mesmo caracter de cosmographo, o já referido Americo Vespucio (\*\*\*), a fim de finalisar o descobrimento e

Orientaes, pertencentes a Portugal. Dessa denominação veio aos gentios do novo continente a de indios: pela qual são geralmente conhecidos os povos de pelle vermelha da America.

(\*) Segundo Warden, no lugar acima citado, J. Luccock, Notes on Rio de Janeiro, and the Southern parts of Brazil en 1808—1818, Londres, 1820, entende que o nome America não provém de Vespucio, mas ao contrario que este accrescentára ao seu a denominação Americo, á semelhança de Scipião — Africano. Este escriptor inglez sustenta que America vem de marica, da lingua tupu; e, porque os indigenas, ao verem navios, se lhes figuraram objectos ócos, e pronunciaram aquella palavra, os primeiros navegadores julgaram ser o nome da terra ou do continente descoberto.

A palavra é maraca, e não marica. Esta significa um arbusto de espinho.

Confronte-se isto com o que escreveu o padre Antonio Vieira, Historia do futuro; não parece sem fundamento. Alludindo o escriptor inglez tambem ao maracujá, fructa brazilica, « considerado pelos naturaes como uma especie de deus penate », imitação dos martyrios de Jesus-Christo, ignorados dos indigenas, talvez seja util estudar o assumpto.

<sup>(\*\*)</sup> A data egual—10 de Maio—em 1501 c em 1503 será talvez confusão dos chronistas.

<sup>(\*\*\*)</sup> O padre Poussines, Thesaurus asceticus, Pariz, 1684, na parte relativa á vida de S. Ignacio de Azevedo, referindo-se á expedição de Gonçalo Coelho, escreveu: reduce Ulussiponem Americo Emmanuel per

a demarcação das terras do brazil; e, com effeito, depois de attingir a costa do novo continente, a armada sondou baixos e rios, poz padrões das armas portuguezas, ao longo da mesma costa, por onde ia passando, até que Americo Vespucio, já separado da náo capitánea, chegou a uma bahia, que então foi denominada de Todos os Santos. (\*)

Esta segunda expedição perdeu a não capitánea, em um cachòpo; e a de Americo Vespucio, depois de demorarse na bahia de Todos os Santos, seguio para um porto, onde foi levantada uma fortaleza (Caravélas talvez), e onde deixou vinte e quatro homens, mantimentos para seis mezes, doze bombardas e muitas outras armas, com as necessarias munições, retirando-se para Portugal com carregamento de páu brazil, após feito o mappa da altura das terras percorridas. A Lisboa chegou em 1504, pois que desse anno, aos 4 de Setembro, é datada a sua carta sobre essa segunda viagem. (\*\*)

Nesse mesmo anno de 1504 o fidalgo da casa real Fernando de Noronha obtivéra de El-Rei D. Manoel a

otium audito, haud contentus... Gonsalvem Coelium... misit, attributa classe ex navium. Mas, da carta de Americo Vespucio a Pedro Soderini, escripta de Lisboa em 4 de Setembro de 1504, resulta que elle fora também o piloto desta expedição.

<sup>(\*)</sup> Cumpre não confundir esta bahia com a tambem assim denominada na ilha do Maranhão, por Alexandre de Moura, quando ahi entrou em 1.º de Novembro de 1615, para expulsar os francezes, segundo refere Berredo, Annaes historicos do Maranhão, 389. O nome não prevaleceu.

A bahia mencionada no texto é a que ainda hoje traz esse nome; —dando-o egualmente á cidade da Bahia.

Tambem não logrou conservar esse nome o estreito, no extremo sul da America, descoberto por Fernando de Magalhães em 1.º de Novembro de 1520.

<sup>(\*\*)</sup> Mello Moraes, na citada Corographia, transcreve essa e a primeira carta de Americo Vespucio, sobre as duas viagens—1501 e 1502. Mas, não declarando os nomes dos capitães-móres, de uma e de outra, tem trazido em controversia os chronistas; mesmo porque tambem é mencionada por alguns uma expedição, 1503, sob o commando de Christovam Jacques, fidalgo da casa real, além de outra posterior, 1522—1526, logo que subio ao throno El-Rei D. João III.

doação da ilha de S. João, que depois e até hoje traz o nome daquelle donatario. Esta ilha tem sido e continúa a ser um presidio, pertencente ao Brazil. (\*)

Em 1506, segundo affirma Alexandre de Gusmão, no seu Resumo historico, chronologico e politico do descobrimento da America, escripto em 1751, e, segundo affirma Mello Moraes, ainda inedito, os pilotos Vasco Gallego de Carvalho e João de Lisboa foram mandados expressamente ás terras do brazil: mas ambos limitaram-se ao reconhecimento do Rio da Prata e de alguns affluentes.

As outras expedições, até 1526,—de João Dias Solis, 1508—1516, de Fernando de Magalhães (portuguez), 1519, e de Rodrigo de Acunha, 1525, todas por conta do Rei de Castella, pouco adiantaram quanto ás terras do brazil, já exploradas e reconhecidas por navegadores ao serviço de El-Rei de Portugal; sendo tambem certo que, já em 1501, o proprio Americo Vespucio entrára no Rio da Prata, até então ignorado das nações da Europa, como parece resultar de sua carta sobre a primeira viagem naquelle anno.

Em 1525 e 1526, o Rei de Castella ainda mandou expedições ao Rio da Prata: a primeira de Sebastião Caboto (outros escrevem Gaboto, ou Cabot); a segunda do conde Fernando de Andrada. Sendo, porém, sua missão averiguar apenas as descobertas castelhanas, respeitando os limites e as demarcações de Portugal, ambos elles acharam, reconheceram e respeitaram aquelles limites e demarcações, emendando assim o erro de João Dias Solis, prejudicial a Portugal.

Além dessas expedições, as costas maritimas do Brazil foram infestadas, desde a sua descoberta (\*\*), de navios

<sup>(\*)</sup> Parece que Fernando de Noronha fazia parte da expedição de Affonso de Albuquerque, que, indo para a India em 1503, vio terras do brazil, aportou ahi, e refez-se das avarias para poder seguir a sua viagem.

<sup>(\*\*)</sup> O padre George Fournier, Memoires de la marine française, escreveu que os normandos e os bretões sustentavam ter achado o Brazil antes de Americo Vespucio e de Pedro Alvares Cabral; e que, desde

estrangeiros, especialmente francezes; mas só para o carregamento de páu-brazil.

Narra-se tambem que o famoso Diogo Alvares Corrêa, portuguez, fazendo viagem em algum navio dessas expedições, soffrêra naufragio, certamente com outros companheiros. As chronicas são escuras a este respeito; porquanto a data e as circumstancias do naufragio, bem como o nome e a nacionalidade do navio, têm sido assumptos de controversia historica. Uns dizem que o naufragio foi em 1510 (\*); outros que em 1516. (\*\*)

O naufragio teve lugar sobre uns baixos que ficam a ieste da bahia de Todos os Santos, em frente a fóz do rio denominado Vermelho. Alguns acreditam que Diogo Alvares andava embarcado em um dos taes navios contrabandistas de páu-brazil, de nacionalidade franceza; dando esta circumstancia origem á lenda de sua viagem á França, em epocha posterior, indo apresentar-se em Pariz ao Rei e á Rainha com sua mulher natural—a india Paraguassú, esta baptisando-se então com o nome de Catharina, e tambem então em seguida casando-se ambos á face da Egreja, dos quaes foram padrinhos os mesmos Rei e Rainha de França: voltando depois para a Bahia.

Diogo Alvares e Paraguassú nunca sahiram do Brazil: foram encontrados pelo donatario Francisco Pereira Coutinho, 1537—1538, e ainda depois pelo primeiro governador geral Thomé de Souza, 1549.

O caso do tiro de espingarda e o effeito do estampido sobre os selvagens, não tendo estes então idéa alguma de armas de fogo, são apenas verosimeis.

muitos annos antes, traficavam com os indigenas no rio de S. Francisco, d'onde levamam o páu-brazil, proprio para a tinturaria. (Warden, Histoire de l'Empire du Brésil.)

<sup>(\*)</sup> AYRES DO CASAL, Corographia Brasilica, Bahia.

<sup>(\*\*)</sup> Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, Novo Orbe Serafico.

A verdade somente é—que Diogo Alvares não pode deixar de ser reconhecido apenas como o primeiro povoador da Bahia, casado com a india Paraguassú, e tronco de familia tornada distincta, numerosa, e nobre, naquella capitania.

Logo que falleceu El-Rei D. Manoel (13 de Dezembro de 1521) e subio ao throno seu filho, D. João III, Christovam Jacques (o mesmo da expedição de 1503) foi nomeado para percorrer com uma esquadra as costas brazilicas, pondo termo ao contrabando do páu-brazil.

Não dizem as chronicas o dia da sahida dessa armada; mas declaram que chegára á bahia de Todos os Santos em 1525, e ahi mettêra a pique duas embarcações francezas contrabandistas, e, seguindo depois para Pernambuco, fundára lá, na ilha de Itamaracá, uma feitoria para o commercio com os navios estrangeiros. Depois dessa expedição é que o governo de Portugal resolveu-se a mandar alguma tropa.

Em 1526, Diogo Garcia, capitão portuguez, mas ao serviço do Rei de Castella, avistou os Abrolhos; e, seguindo costa abaixo, entrou em uma bahia por elle então denominada S. Vicente, onde encontrou (segundo elle narra) um bacharel portuguez, e mais outros seus compatriotas (\*), vivendo entre os indigenas, o qual lhe forneceu viveres, e um genro seu para interprete. Ahi esteve até 15 de Janeiro; e seguio depois em demanda do cabo de Santa Maria.

E' licito duvidar, se não da authenticidade da carta ou memoria de viagem de Diogo Garcia, 1526—1527, publicada na Revista do Instituto Historico, Geographico e

<sup>(\*)</sup> Não eram certamente Antonio Rodrigues e João Ramalho, um e outro portuguezes, encontrados depois por Martim Affonso, em 1531. Tambem este Martim Affonso, quando, em 12 de Agosto de 1531, chegou com sua esquadra á ilha do Abrigo, em frente á barra de Cananéa, encontrou um bacharel, Francisco Chaves, e mais cinco ou seis castelhanos, talvez degredados, ou naufragos da expedição de Gonçalo Coelho em 1501, por declararem alli residir ha trinta annos. Não seriam estes os mesmos, antes encontrados por Diogo Garcia? A tal barra de S. Vicente não seria a mesma de Cananéa?

Ethnographico do Brazil, XV, ao menos do facto de ter elle aportado a S. Vicente, se este é o mesmo porto assim denominado em 1531 por Martim Affonso de Souza. Não seja rasão para asseveral-o o assignalamento da altura de 24 gráos, expressa naquella carta; porque é certo que, não estando ainda bem aperfeiçoado o astrolabio, o equivoco era possivel, ou com a barra do Icapara, ou, mesmo mais ao sul, com a de Cananéa. Demais: as circumstancias relatadas por Diogo Garcia, a proposito de ajustes de fretamento feitos com o tal bacharel, para o transporte de 800 escravos, suspeitam evidentemente esse documento encontrado, já neste seculo, em Hespanha. Por ventura é um dos muitos fabricados, em principio do seculo XVI, pelos castelhanos, para o caso de ser-lhes necessario exhibir uma prova de prioridade de descobertas por seus exploradores; tanto mais forte que appareceria assignado por um portuguez...

A navegação para as Indias Orientaes, entretanto, continuava a absorver a attenção do governo portuguez; até que, para obstar mais efficazmente ao contrabando do páubrazil, e vendo El-Rei D. João III que os castelhanos fortificavam e povoavam as terras do Rio da Prata, tomou a deliberação de colonisar a immensa conquista na Terra de Santa Cruz.

E assim o fez, para gloria de seu reinado.



. . . .

#### CAPITULO TERCEIRO

# SANTA CRUZ—BRAZIL

Mas cá onde mais se alarga, alli tereis Parte tambem co'o páu vermelho nota: De Sancta Cruz o nome lhe poreis: Descobri-la-ha a primeira vossa frota.

CAMÕES, Luziadas, X, 140.

.... por o qual nome Sancta Cruz foi aquella terra nomeada os primeiros annos.... Porém como o demonio por o signal da Cruz perdeu o dominio que tinha sobre nós,.... trabalhou que.... se perdesse o (nome) de Sancta Cruz....; e, pois, em outra cousa nesta parte me não posso vingar do demonio, anioesto da parte da Cruz de Christo Jesus a todolos que este logar lerem, que dém a esta terra o nome que com tanta solemnidade lhe foi posto, SOB PENA DE A MESMA CRUZ, QUE NOS HA DE SER MOSTRADA DO DIA FINAL, OS ACCUSAR DE MAIS DEVOTOS DO PÁU BRAZIL, QUE DELLA...

João de Barros, Decadas, I, 5, 2.

Segundo alguns chronistas, os indigenas deste grande paiz do Novo Mundo o denominavam Arabutan. Mas, certamente, ha engano; porque os indigenas, divididos em

tantas tribus e nações, com denominações varias de taba (\*) em taba, embora ligados, sob o ponto de vista ethnographico, a raças amarellas mais ou menos principaes, derivadas do tronco commum (\*\*\*), que habitavam este vastissimo continente, não podiam comprehender sob aquelle nome o immenso territorio que passou a denominar-se Brazil. Sem duvida, o nome Arabutan seria apenas de algum lugar aonde por ventura aportaram os primeiros portuguezes: os indigenas costumavam tirar das condições physicas dos lugares os nomes para estes.

Não ha, porém, necessidade de averiguar agora essa denominação gentilica. Nosso proposito é outro. Queremos examinar a questão dos dous nomes—Santa Cruz e Brazil, dados successivamente no seculo XVI a este grande paiz.

O nome proferido e noticiado por Pedro Alvares

As aldêas ou tabas eram defendidas por fortes e altas estacadas de páus a pique, bem unidos e profundamente enterrados. E ainda por fóra um fosso para o escoamento das aguas pluviaes.

(\*\*) Vale a pena lêr a obra de R. BRCCK. L'Humanité, son develloppement et sa durée, 2 vols., Pariz, 1866. O autor sujeita todos os factos, desde o principio do mundo, á acção dos systemas magneticos. O autor já havia publicado outra obra, sob o titulo Magnetisme du globe.

Nada elle attribue ao acaso: Deus preside o desenvolvimento regular da humanidade, por periodos magneticos seculares de 516 annos; e o reinado de maior brilho tem lugar exactamente por occasião da passagem superior do polo magnetico secular. E, ácerca da especie humana em geral, e de sua distribuição universal, das classificações das grandes familias e das raças, e tambem das linguas como caracter distinctivo das populações, traz no primeiro volume tres capitulos; e, no segundo, demonstra a acção da Providencia e as leis do mundo.

<sup>(°)</sup> Aldêa. Esta povoação, sempre á margem de um ribeiro, compunha-se de quatro até seis cabanas, ocas, dispostas de maneira que o centro formava uma praça regular. Cada cabana, ou oca, se era para uma só familia, a denominavam tejupab; se para mais familias (e em geral accommodava vinte a trinta familias), era tejupaba. Cobriam-n'as de palmeira, ou com sapé, onde faltava aquella. Fundadas sobre grandes esteios de madeira, eram cercadas em redor por paredes de palha, ou de taipa de mão, cobertas de pindoba, com dous ou tres buracos para entradas e sahidas, sem portas nem fecho. Moravam em taes ocas ou tejupabas, na melhor communidade, com respeito mutuo de familia á familia, sem conflictos.

Cabral, foi o de Ilha de Vera Cruz, na supposição de que descobrira somente uma ilha, visto como, naquella epocha, ainda prevalecia na Europa a crença da (\*) « maior parte dos antigos que diziam não existir, além da linha equinoccial, para o sul, continente algum, mas somente aguas, o mar que denominaram Atlantico»; e o proprio Christovam Colombo, até á sua morte, 1506, pensava que as suas descobertas, no continente, eram a face oriental do Cathay (China), e, na parte insular, eram o Cipango (Japão), do veneziano Marco Polo: denominando por isso o continente Indias Occidentaes, relativamente á Europa; e as ilhas, Antilhas. (\*\*)

Não era, porém, uma ilha como depois foi verificado; entretanto, El-Rei D. Manoel julgou assentar melhor à ilha o nome de Santa Cruz, por isso mesmo que ambos exprimiam a mesma idéa. Assim denominou elle este paiz, quando, na carta escripta em 29 de Julho de 1501 aos Reis de Hespanha, Fernando e Isabel, noticiara-lhes a grande descoberta; e confirmou o mesmo nome na carta régia de 16 de Janeiro de 1504, doando a Fernão de Noronha a ilha que este descobrira e denominára de S. João, mas que tomou o seu nome, em vez do do grande Apostolo.

Todos os escriptores notaveis da primeira metade do seculo XVI repetiram a denominação de Şanta Cruz; e, mesmo depois, comquanto concorresse com o nome de Brazil, dado principalmente pelos genovezes e venezianos ao serviço maritimo de Portugal, e propagado pelo commercio em geral, ainda aquella denominação fulgurava como principal, e os poetas e os litteratos não a dispensavam, como até hoje, para aproveitarem-lhe as scintillações.

Concorreu muito para a classificação de ilha, tal qual

<sup>(\*)</sup> HYLACOMYLUS (Martinho Waldzeemuller), Cosmographiæ introductio, 1507, Saint-Dié.

<sup>(\*\*)</sup> Os portolanos daquelles tempos, isto é, do seculo XV, denominavam Antilia um grupo de ilhas mais proximas do Cipango (Japão).

o littoral se afigurou a Pedro Alvares Cabral, tambem a crença geral de uma ilha que Marco Polo mencionava em suas descripções de viagens no seculo XIII. Todos os navegantes em geral, não contando com outros continentes, como é notorio, e alimentando ao mesmo tempo a esperança da descoberta da famosa ilha de Condur, assignalada pelo referido Marco Polo como a mais oriental de todas as que elle visitára, e onde havia muito brazile (\*), ou verzin domestico in gran quantità, acreditavam sempre tocar a tal phantastica ilha do brazil.

Em uma carta geographica, existente em Parma, do seculo XIV, assim como no Atlas inedito da bibliotheca Pinelli, a ilha Terceira, ou de N. S. Jesus-Christo, conforme a denominação dada por frei Gonçalo Velho Cabral, commendador de Almourol, fora, talvez sob essa preoccupação, designada com o nome Insula de brazil ou I. de brazil. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Desde o seculo IX, a Europa conhecia esta madeira. A côr vermelha ou escarlate, para as vestimentas régias e para as capas dos cavalleiros, era extrahida desse lenho.

RENAUDOT, Anciennes relations des Indes et de la Chine, Pariz, 1718, menciona o commercio de pán-brazil no seculo IX, como vindo das ilhas Ramni (as Malayas).

ALBUFEDA, na obra geographica, com versão franceza por REINAUD, Pariz, 1838, e anteriormente com versão latina por J. J. REISKE, Leipsick, 1754, sendo que essa notavel obra original tem o nome—Takwin al Boldan, traz no mappa XVI, das ilhas do mar oriental, uma inscripção cuja traducção latina é: Zamora est matrix ligni brazilii et cannæ Indiæ. Esta inscripção, correspondendo sem duvida ao original arabico, foi transcripto por David B. Warden, Histoire de l'Empire du Brésil, I, pag. 216.

Nas Antiquitates Italicæ medii ævi, de Muratori, está designado braxilis, tal qual era escripto nas tabellas das alfandegas de Ferrara e de Bolonha.

<sup>(\*\*)</sup> Tambem durante muitos annos após o descobrimento da America, muitos mappas designavam o mesmo territorio sob os dous nomes de America e de Brazil.

Na Cosmographia de Munster, impressa em Genebra, 1550, ha um mappa-mundi, no qual, um pouco ao sul da linha equinoccial, foi collocada Americæ vel Brazilii Insula.

Em outra carta, sob o titulo Novus Orbie, apparece o continente

Esta ilha, como é sabido, pertence ao archipelago dos Açores. Nas ilhas Madeiras e nas Canarias, havia tambem o páu vermelho; mas, não era propriamente o páu-brazil (\*), conforme foi declarado no Roteiro da expedição portugueza de 1341 ás referidas Canarias, embora o pareça: Ligna rubra tingentia, ferè ut verzinum, fac esse dicant expertitalium illa non esse verzinum. Talvez fosse o brazileto ou o brazil rozado: ou simplesmente o sapão.

Mas, a verdade é que o desejo de ser o primeiro a reencontrar a tal ilha Condur entretinha a imaginação dos maritimos; e, á procura dessa ilha, os portuguezes João Vaz Corte-Real e Alvaro Martins Homem emprehenderam em 1463 a navegação dos mares septentrionaes, não descobrindo, porém, senão a ilha de Terra Nova, o banco de bacalhão, e a terra de Labrador, ainda que fosse isso de muita gloria por preceder a Christovam Colombo na

meridional sob o nome Insula Atlantica quam vocant Brazilii et Americam.

J. DE LERY, escrevendo acerca da expedição de Villegagnon (1550), denominou sua obra—Histoire d'un voyage en la terre du Brésil, autrement dite Amerique.

Tudo isto serve para patentear a confusão dos espiritos, naquelles tempos, sobre o lugar e o nome da terra do brazil.

(\*) O páu-brazil é denominado por LINNEU-Cæsalpinia echinata.

Ha tres especies desta madeira: brazil-mirim, brazil-assú, e brazileto. O primeiro é o melhor. O segundo dá uma tinta côr de rosa, e por isso é tambem denominado rozado. O terceiro fornece pouca tinta, e algum tanto desmaiada.

Esta arvore, que tanto cresce em montes como em varzeas, renasce de tronco que não é arrancado. Os ramos são cheios de espinhos. E optima tambem para construcção, porque não apodrece na agua:—deve, porém, ser cortada em conjuncções de lua que os praticos sabem.

Os indigenas a denominam ibira-pitangá ou imira-pitangá.

Na Asia, ha uma madeira, parecida ao  $p\acute{a}u$ -brazil, cujo nome é sappan ou sappang, mudado pelos arabes em bakkam, mas que os portuguezes conheciam por  $sap\~ao$ . Tambem dá uma tinta vermelha.

O pán-brazil, desde os tempos coloniaes, tornou-se monopolio do Estado. Em 1831, pela lei de 15 de Novembro, o pán-brazil foi especialmente destinado ao pagamento da divida externa. A corrupção administrativa tem deixado desviar essa fonte de renda nacional.

descoberta do Novo Mundo (\*). E assim outros exploradores. (\*\*)

De ter sido encontrada na Terra de Santa Cruz abundancia de brazil, parecendo ser a tal famosa ilha, resultou que o nome mystico da Cruz foi apagado, não só no commercio, mas até nos documentos officiaes (\*\*\*). Nem

Em uma edição da Geographia de Ptolomeu, Roma, 1508, no mappa relativo ás descobertas dos portuguezes, a terra do brazil estava separada do continente, mas ainda trazia o nome Terræ sanctæ crucis, conforme o appendice ás cartas de Americo Vespucio, que podem ser lidas em Mello Moraes, Corographia, pag. 114.

MARGGRAVIUS, Historia rerum naturalium Brasiliæ, e tratando de regionibus et indigenis Brasiliæ, escreveu: Hæc regio primò à Luzitanis appellata fuit Sancta Cruz, quod nomen postèa mutarunt in Terra do Brazil ob ligni copiam...

<sup>(\*)</sup> TRIGOZO, Ensaio sobre os descobrimentos e commercio dos portuguezes em as terras septentrionaes da America.

A. C. P. DE SOTTO MAIOR, Os Estados Unidos, Lisboa, 1877, attribuindo essa descoberta a Gaspar Corte Real, em 1500, confunde os dous individuos do mesmo sobrenome.

<sup>(\*\*)</sup> Em 1496, João Cabot (Giovanni Cabotto), genovez, depois veneziano, e, nesse tempo, inglez, partio de Bristol, em uma expedição ingleza, á procura da tal liha Brazil, que, segundo as idéas da epocha, precedia a Antilia, ou Ilha das sete cidades, a mais visinha do Cipango (Japão); estando estas ilhas mencionadas em varios portolanos então em credito, bem como varias outras egualmente imaginarias. Por causa do gulfstream, corrente tepida, azulada, e salgadissima, quasi circular no Atlantico septentrional, então ignorado, não logrou tocar senão a ilha da Terra Nova em 24 de Junho de 1497. O gulfstream começa no canal de Bahama, segue para o norte até Terra Nova, dahi vae á Europa, e depois desce a perder-se na corrente do tropico de Cancer.

<sup>(\*\*\*)</sup> PIGAFETTA, Primo viaggio intorno al globo terracqueo negli anni 1519—1522, Milão, 1800, com versão franceza, Pariz, 1801, escreveu que a esquadra de Fernando de Magalhães, na qual elle servia, depois de ter passado a linha equinoccial, aproximando-se do polo antarctico, perdeu de vista a estrella polar; e, tomando o rumo sul-sudoeste, tocára na chamada Terra de versino ou de legno brasile.

A. Herrera, Historia general de los hechos de los Castellanos en las Indias occidentales, Madrid, 1601, escreveu: «Se llama la Tierra del brazil por el palo que de ella traen.»

O mesmo A. Herrera, obra citada, a proposito da viagem de Vicente Y. Pinzon, accrescenta: . ... i los portuguezes dicen la Tierra de Santa Cruz, i aora del Brazil.

foi-lhe soccorro a coincidencia com a constellação meridional do Cruzeiro, que os descobridores viram sobre suas cabeças na mesma occasião, segundo a descreveu e desenhou em sua carta de 1.º de Maio de 1500 o physico da armada, João Emenelau; carta esta publicada por Varnhagen, em nota á sua Historia geral do Brazil.

Não foi, portanto, do nome dado ao paiz que proveio a denominação de brazil para a madeira que aqui existia em abundancia e que o gentio chamava ibira-pitangá (\*). O ibira-pitangá era a mesma madeira, embora de melhor qualidade, já conhecida na Europa, e denominada brazil, pelos portuguezes e hespanhoes, brasile, pelos italianos, brésil, pelos francezes, da mesma raiz de brasa, ou braise, por causa da similhança com a còr vermelha do fogo em brasa. (\*\*)

Ainda hoje esta nação, denominada Brazil, está penando pela immensa culpa da mudança do nome primitivo. Traz em questão, como limite septentrional, o rio Oyapock; perdeu, como limite meridional, o Rio da Prata; ao sudoeste, não é guardado pelo rio Paraná. Não tem sido decididas definitivamente suas fronteiras, antigamente com a Hespanha, e ora com as republicas circumvisinhas; de sorte que está sempre exposta ao caso de guerra, e, alliadas as republicas, uma meia bola de fogo poderá muito affligil-a, facilitando invasões e conquistas por esses lados. No littoral, além das epidemias, febre amarella e beri-beri, que assolam seus portos, amedrontando o emigrado, e impedindo o immigrante, esta infeliz nação está constantemente receiosa de violentas complicações internacionaes com inglezes e francezes, não só por causa das Guyennas (\*\*\*), como sobretudo por questões

<sup>(\*)</sup> Na serra Ybiapaba, Ceará, havia tambem o páu violete, que era denominado pelos indigenas ibira ou imira-cotiara. Jeronymo de Albuquerque, Jornada do Maranhão, e outros chronistas, mencionam esta madeira.

<sup>(\*\*)</sup> E. Littre, Dict. de la langue française, na palavra Brésil.

<sup>(\*\*\*)</sup> Deus queira que a Allemanha não queira brevemente applicar ao nosso archipelago da Trindade a theoria possessoria, com que, ha mezes, plantou o pavilhão allemão nas Filippinas, da Hespanha:—

mercantis, nascidas da facilidade no admittir emprezas e companhias estrangeiras, em relações francamente directas com os governos, geral, provincial, municipal, sob o pretexto fallace de attrahir dinheiro de fóra do paiz. (\*)

Além de tudo, a nação vive empobrecida, sem o verdadeiro trabalho livre, ainda completamente jungida aos illegitimos interesses da escravidão, e, por mofina, sempre balda a governo de principios e a uma administração orientada, tradicional, firme, escoimada de fraquesas.

E releva tornar conhecido que não foi um acaso o nome de Santa Cruz dado á terra descoberta por Pedro Alvares Cabral: não ha acaso para Deus, e todos os factos no homem têm a Deus por causa. Nos descobrimentos feitos, assim por Christovam Colombo, como pelos portuguezes na terra que depois foi denominada America, não houve verdadeiramente senão um facto providencial; e Isaias, ao mesmo tempo que annunciava o Messias, prophetisava aquelle facto, de modo claro e positivo, qual o expoz e demonstrou o insigne padre Antonio Vieira, em sua obra Historia do futuro, cuja parte relativa a taes e tão extraordinarios successos já ficou transcripta.

E, se não, attendamos ainda para certos signaes, que, se nada valem para os incredulos, são de subido valor para os homens de fé.

Disse S. Agostinho, Serm., XXVIII: Circumfert Paulus Dominicum in cruce vexillum. Et iste piscator

questão esta que o actual papa Leão XIII, aceito por ambos os governos, resolveu em favor da Hespanha, ainda que concedendo á Allemanha certos direitos auxiliares de sua navegação.

O governo do Brazil parece cégo e surdo. Quando quererá installar naquelle archipelago algum estabelecimento?

Ao menos, a Trindade será uma denominação christã que nos restará das antigas descobertas.

<sup>(\*)</sup> Esta critica á administração soffrerá talvez a censura dos economistas e financeiros sem patria. A verdade é que o paiz está supportando as consequencias dos erros.

hominum, et ille (Petrus) titulat signo crucis gentiles. Paulo, levando por toda a parte o Real estandarte da cruz, pesca os homens, ao mesmo tempo que Pedro marca as nações com o signal da cruz. »

Pedro Alvares Cabral, em verdade denominou Vera Cruz o paiz por elle descoberto em 1500. Mas, que rasão mysteriosa actuou em seu espirito para isso? Foi elle então apenas o instrumento de Deus: Petrus titulat signo crucis gentiles. Tanto mais que o facto da descoberta coincidio, naquelle anno, com a Semana Santa; e a cruz foi plantada no primeiro dia do mez em que a Egreja celebra a Invenção da Santa Cruz. (\*)

E' preciso assignalar, nesse facto, duas circumstancias, notabilissimas ainda para os homens de fé.

Primeira. Segundo a carta de Pero Vaz Caminha (\*\*), escrivão da armada, foram vistos signaes de terra no dia 21 de Abril de 1500. No dia 22, foi avistada a terra, e lançadas as ancoras, ao sol posto; e o grande monte foi denominado Monte Paschoal, e a terra tomou o nome de Vera Cruz: — era quarta-feira santa. No dia 23, houve o

<sup>(\*)</sup> O nome Vera Cruz foi dado, em referencia ao dia 3 de Maio em que a Egreja commemora a Invenção da Vera Cruz, na qual Jesus-Christo morreu martyrisado, e que, conforme o ceremonial judaico, foi enterrada no Golgotha, no mesmo lugar, mas em uma cova commum, com as dos dous ladrões. Santa Helena, mãe do Imperador Constantino Magno, após a visão celestial deste, na éra de 326, movida com uma revelação de Deus, logo que encerrou-se o concilio de Nicéa, seguio para Jerusalém, no proposito de achar a cruz do Salvador. Desenterradas as tres, impossivel foi-lhe distinguir a verdadeira, até porque o titulo della · estava apartado; e, ainda que a descoberta causara em seu coração grande alegria, vira-se ao mesmo tempo em embaraço e confusão, «porque achára o que com tanta ancia buscára, e era como se não achára, pois não o podia conhecer. Desta situação impossivel tirou-a S. Macario, patriarcha de Jerusalém; pois que, mediante orações para que fosse mostrada com algum milagre qual a vera cruz, em vão uma mulher enferma foi tocada successivamente com as duas primeiras, só a terceira a curou instantaneamente, cessando assim desde logo a duvida.

<sup>(\*\*)</sup> Esta carta, em toda a sua integra, pode ser lida em Ayres DO CASAL, Corographia Brasilica, introducção.

desembarque de Nicoláu Coelho e de alguns homens da armada; e, encontrando indigenas na praia, com elles entretiveram-se: — era quinta-feira santa. Nesse dia, conforme a commemoração da Egreja, Jesus-Christo era descido da cruz, na qual expirára.

Segunda. Se attendermos á correcção feita no calendario Juliano (então em vigor) pelo papa Gregorio XIII em 1581, e se considerarmos que esse grande facto occorreu já depois de passado o dia 29 de Fevereiro, isto é—depois de tornado bissexto o anno de 1500, verificaremos que o dia 23 de Abril desse anno (o do desembarque) não era verdadeiramente senão o dia 3 de Maio, no qual a Egreja deveria estar celebrando a Invenção da Santa Cruz, se estivera já então em vigor a correcção Gregoriana. (\*)

O já citado João de Barros, por uma inspiração inexplicavel, diz que Pedro Alvares Cabral, ao levantar aucora (\*\*\*), no dia 3 de Maio, deu á terra descoberta o nome de Santa Cruz. Como, pois, aproximou elle os dous dias, então diversos (23 de Abril e 3 de Maio) segundo cada um dos dous calendarios, depois um só (3 de Maio) segundo a correcção do papa Gregorio XIII?

Estas coincidencias, que só podiam estar nos designios de Deus, não podem deixar de impressionar religiosamente os espiritos verdadeiramente cultos; pois, é certo que, se a muita sciencia fortifica a fé, a pouca sciencia a enfraquece.

Segundo a narração do mesmo Pero Vaz Caminha, no dia 26 de Abril (domingo da Paschoa, ainda que elle escreveu *Paschoela*), « acabada ha Misa, desvestio se ho padre, e pose se em huuma cadeyra alta, e nós todos lançados per

<sup>(\*)</sup> O senador Candido Mendes de Almeida, meu irmão, já havia feito esta mesma observação na Historia do Commercio, Tomo I da obra Direito Mercantil.

<sup>(\*\*)</sup> Não foi exacto nesse ponto, como vê-se da carta de Pero Vaz Caminha, escrivão da armada. O nome foi dado no dia 23 de Abril. João de Barros, mencionando o dia 3 de Maio, entrevira por ventura a posterior correcção Gregoriana.

esa area: e preegou huuma solene, e proveytosa preegaçam da estoria do Avanjelho: e, emfim dela, tratou da nosa vymda, e do achamento desta terra, conformandose com ho synaal da Crus, sob cuja obediencia vymos; ha qual veo muyto aa proposito, e fez muyta devaçam ». Segundo o mesmo Caminha, na referida carta, « aly heera com ho Capitam ha Bandeyra de Christus (\*) com que sayo de Belem: ha quaal esteve sempre aa parte do Avanjelho ». (\*\*)

Ainda ha mais um signal clarissimo para ser restaurado o nome de Santa Cruz:— a série de Pedros, influindo, de qualquer modo, nos acontecimentos relativos a este paiz. S. Pedro, o Principe dos Apostolos, morreu em Roma martyrisado em uma cruz, de cabeça para baixo, depois de açoutado com S. Paulo: imitando assim com sua morte a Morte e com sua cruz a Cruz de Jesus-Christo.

Pedro Alvares Cabral descobrio, e deu o nome de Santa Cruz (\*\*\*) á terra descoberta.

Pedro Vaz Caminha, escrevendo a carta de 1.º de Maio daquelle mesmo anno (1500), lavrou inscientemente o primeiro documento historico do paiz descoberto por aquelle: segundo um historiador brazileiro neste seculo (\*\*\*\*), « esta carta é o auto solemne do descobrimento, é a primeira palavra da historia do Brazil». E' certo que João Emeneláu, physico da armada, escreveu outra carta na mesma data; mas, além de ser elle hespanhol, sua carta só no corrente seculo appareceu publicada, segundo já foi referido.

Pedro do Campo Tourinho foi o primeiro donatario da capitania de Porto Seguro, e sua expedição ancorou na

<sup>(\*)</sup> Bandeira de seda, em que estava debuxada a cruz vermelha da Ordem de Christo.

<sup>(\*\*)</sup> Julgámos util respeitar a orthographia do documento original.

<sup>(\*\*\*)</sup> O de Vera Cruz é o mesmo, ou exprime a mesma idéa.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> J. M. DE MACEDO, Anno biographico brazileiro, 1.º de Maio, Pedro Vaz Caminha. Pero ou Pedro, é o mesmo nome.

mesma bahia onde o descobridor Pedro Alvares Cabral plantára a famosa cruz em 1500:— esse donatario fundou ahi a villa, ainda com o nome de Santa Cruz, mas seu filho, Fernão do Campo Tourinho, mudou-a para a margem do rio Simão de Tyba; e, relatam as chronicas, não foi feliz como seu pac.

Pedro de Magalhães de Gandavo foi quem primeiro formou e escreveu a ainda então pequena historia da provincia de Santa Cruz. (\*)

Pedro Lopes de Souza foi o primeiro capitão portuguez que, correndo a costa brazilica, desde o cabo de S. Roque para o sul, entrou no estuario do Rio da Prata, e subio-o para explorar o rio Paraná. Este explorador era irmão de Martim Affonso de Souza; e foi donatario de Itamaracá, ao norte, e de Guaibe, ao sul, como depois diremos.

Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo do já então denominado Brazil: morreu martyrisado, pois que os indigenas authropophagos o devoraram juntamente com outros, quando apenas haviam conseguido salvar-se do naufragio. Voltava o bispo para Portugal. Seu successor foi Pedro Leitão.

Pedro de tal, portuguez como os outros já mencionados, ferreiro, tendo naufragado quando veio para o Maranhão, na expedição dos primeiros donatarios João de Barros e outros, formou familia entre os indigenas daquella capitania, nos limites da actual provincia do mesmo nome; de sorte que seus descendentes, embora ainda selvagens, não quizeram reconhecer em 1594—1614 os francezes como os verdadeiros *Peros* (\*\*), preparando assim, sem o saberem, a restauração dos portuguezes alli em 1614.

<sup>(\*)</sup> A obra tem o titulo: Historia da Provincia de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brazil, Lisboa, 1576.

<sup>(\*\*)</sup> SIMÃO ESTACIO DA SILVEIRA, Relação summaria das cousas do Maranhão, IX. Escreveu Perús, aceitando a pronuncia franceza.

Pedro de Freitas foi o capitão do patacho, que em 1615 fez parte da primeira expedição portugueza, destinada expressamente ao descobrimento do rio dos rios, o Amazonas, sob o commando de Francisco Caldeira de Castello Branco; descobrimento que só outro Pedro Teixeira, capitão-mór do Grão-Pará, 1637—1639 (\*), acompanhado dos capitães Pedro da Costa Favella e Pedro Bayão de Abreu, por commissão de um governador geral interino do Estado do Maranhão, concluio com inolvidavel gloria, já em vespera de ser restaurado Portugal com a dynastia de seus Reis.

Pedro Fernandes Monteiro foi o conselheiro, procurador da fazenda, 1648, que, vendo El-Rei D. João IV muito propenso a ceder, por desanimo, á Hollanda toda a costa do Brazil, desde o rio Real até o Ceará (que ficaria deserto), e tambem o littoral de Angola e a ilha de S. Thomé, além de indemnisações de guerra, « apresentou um mui bem elaborado e patriotico parecer impugnando a negociação como contraria á religião, á clemencia para com os sublevados em Pernambuco, á reputação da Corôa, á conservação do resto do Brazil e ao bem da fazenda publica; e propondo antes a compra, a todo o custo, de Pernambuco, em ultimo lugar a guerra » (\*\*). Se não fôra esse famoso e energico parecer, o Brazil teria sido para sempre desmembrado e dividido, mediante o encravamento de possessões hollandezas.

Pedro Jacques Magalhães, depois 1.º visconde de Fonte Arcada, foi o commandante da frota portugueza que, completando o assedio da cidade do Recife em Dezembro de 1653, forçou a capitulação de 26 de Janeiro de 1654, em virtude da qual os hollandezes abandonaram definitivamente Pernambuco, e portanto o Brazil.

<sup>(\*)</sup> BERREDO, Annaes historicos do Estado do Maranhão, 679 até 714.

<sup>(\*\*)</sup> VARNHAGEN, barão de Porto Seguro, depois visconde do mesmo titulo, Os hollandezes no Brazil, desde 1624 a 1654, IX in fine.

O Ceará, como territorio intermediario, ficaria deserto: isto é, não seria povoado, nem por portuguezes, nem por hollandezes; seria, em summa, um territorio neutralisado!

- El-Rei D. Pedro II (1667-1706) foi o primeiro Rei que entrevio a necessidade politica da plena união desta vastissima colonia portugueza: quer expedindo a carta régia de 24 de Setembro de 1670, para que as camaras não executassem ordens do proprio Rei ou dos donatarios sem o cumpra-se do governo geral do Estado; quer favorecendo as descobertas e internações dos paulistas nos sertões do Piauhy e do Maranhão, 1674—1690, embora de Estado diverso, ou sob governo separado; quer obtendo do papa Innocencio II a creação do arcebispado da Bahia, e na mesma occasião a dos bispados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão, 1676; quer, finalmente, no intuito de reparar erros de seus antecessores, entrando para a alliança da Inglaterra, Hollanda e Austria, contra a França e a Hespanha, pelo tratado de 16 de Maio de 1703, conforme o qual aquellas tres potencias garantiam a Portugal, para o Brazil, o cabo de Orange, com o rio Oyapock, como limite septentrional, e o Rio da Prata como limite meridional, — tratado esse que infelizmente seu successor não teve força para fazer valer e executar congresso de Utrecht, aberto em 29 de Janeiro de 1712, vendo-se Portugal abandonado perfidamente dos taes seus alliados. (\*)
- D. Pedro de Alcantara, sendo Principe Regente no Brazil, promove a independencia, e funda este vasto imperio americano. Foi o Imperador D. Pedro I, chefe da dynastia. Devêra ter comprehendido sua missão providencial; mas, por suas culpas, quiz abdicar, e de facto abdicou em 1831.
- D. Pedro II, Imperador actual, filho daquelle. O primogenito era o Principe D. João Carlos, que falleceu em 4 de Fevereiro de 1822. Só depois, em 2 de Dezembro de 1825, nasceu o actual D. Pedro II, para continuar a dynastia; o qual, recebendo de frei Pedro, bispo de Chrysopolis, a educação, e precedendo em 1840 seu tempo, recebeu de outro Pedro (de Araujo Lima, fallecido marquez

<sup>(°)</sup> JOAQUIM CAETANO DA SILVA, L'Oyopoc et l'Amazone, 2 vols.; obra especial para esta malfadada e eterna questão com a França.

de Olinda), então Regente, o governo do Estado. Tres Pedros! (\*)

E outros muitos signacs (\*\*), pelos quaes patentêa-se que o nome primeiro, o de Santa Cruz, conforme a rectificação de El-Rei D. Manoel, deveria ter sido conservado; e, ora, alguem o deve restaurar.

Felizmente, ao passo que o commercio e o contrabando do ibira-pitangú conseguiam apagar o nome de Santa Cruz, dado por cavalleiros da Ordem de Christo, para o substituirem pelo de Brazil, Deus inspirava em 1534 a Ignacio de Loyola, que depois foi canonisado pelo papa Gregorio XV (1621-1623), a fundação da Companhia de Jesus, approvada em 1540 pelo papa Paulo III, para dar esses innumeros missionarios que, como Manoel de Paiva, Manoel da Nobrega, José de Anchieta, João de Almeida. Luiz da Grã, Belchior de Pontes, André de Almeida, Francisco Pinto, Luiz Figueira, Antonio Vieira, e tantos outros. estrangeiros e nacionaes (\*\*\*), resgataram para a Cruz milhares e milhões de almas no Novo Mundo. E cousa notavel! A epocha 1534—1540, da fundação da Companhia de Jesus, coincide com a da divisão das terras do brazil em capitanias para a colonisação, por El-Rei D. João III! Altos designios de Deus!

<sup>(\*)</sup> Bem podemos trasladar para aqui, com applicação ao que fica referido, as palavras do padre Ventura de Raulica ácerca de Christovam Colombo: «Ils seraient donc autant aveugles qu'impies, ceux qui seraient tentés de ne voir, dans la coincidence exacte de ces circonstances, que l'œuvre du hasard et des passions, au lieu d'y voir la conduite admirable de la Providence, et les harmonies des profonds desseins de Dieu. »

<sup>(\*\*)</sup> E' sabido que o padre José d'Anchieta foi um grande e talvez o principal thaumaturgo na Terra de Santa Cruz. Pois bem: o primeiro que lhe escreveu a vida foi o padre Pedro Rodrigues, que foi Provincial do Brazil durante muitos annos. Dessa obra, que ficou em manuscripto, tiraram os precisos materiaes os posteriores biographos daquelle missionario.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pereira da Silva, Varões illustres do Brazil, menciona muitos Jesuitas brazileiros. André de Almeida, filho de Antonio Rodrigues de Almeida: na genealogia, Linha B, I.

Em verdade, sem diminuir o valor dos grandes serviços das diversas ordens religiosas, é licito affirmar que o Brazil foi obra, mais dos Jesuitas (\*), do que dos donatarios e do governo de Portugal. Ainda mais: é licito affirmar que, se não fòra a Companhia de Jesus, a terra de Cabral recahiria na barbaria, reassentando-se seus povos nas sombras da morte; ou seria necessariamente dividida entre francezes, hollandezes e inglezes (\*\*), os quaes tanto a ambicionavam, preludiando o almejado dominio com constantes correrias e multiplicados contrabandos em suas costas e portos.

Quantos grandes motivos, além dos occultos, no decurso de quasi quatro seculos, para a restauração do nome de Santa Cruz!

Dirão que são delirios fanaticos; e, mais ainda, que a Religião nada tem com as nações...

Ah! quanta cegueira!

A censura, em tom prophetico, do grande epico Camões, e a energica amoestação christã do illustre chronista João de Barros, permanecem de pé, apontando para o Brazil, e clamando, a bem delle, por uma reconstituição christã, no nome, nos principios, nos factos.

<sup>(°)</sup> Até a historia do Brazil deve aos padres da Companhia os melhores subsidios, por suas chronicas numerosas e minuciosamente detalhadas. Ainda que é certo terem essas chronicas adversarios systematicos e acerrimos, em odio á grande Companhia; de sorte que muitos actos, e até datas, soffrem o trabalho da falsificação, só para destoarem das referidas chronicas.

O que é pena é que, em vez de tanto dinheiro gasto em impossiveis açudes e em outras especulações hygienicas do mesmo genero, como se contra castigos dos Céos valham manhas e artes (o padre Francisco Pinto foi trucidado, aos 11 de Janeiro de 1608, na serra de Ybiapaba, Ceará, por selvagens Tacarijús, nação local, e de todas a mais barbara), não haja uma verba orçamentaria para a completa impressão das chronicas ainda ineditas, facilitando de tal arte o governo a formação exacta da historia patria.

<sup>(\*\*)</sup> Lá ao norte, nas Guyennas, ainda estão elles, espreitando o momento em que o Brazil não se possa defender.

### CAPITULO QUARTO

### Divisão das terras.—Governo

O Brazil está situado entre 5º 10' N. e 33º 45' S.; e, abstrahindo das ilhas Fernando de Noronha e Trindade, entre 8º 12' 26" E. e 30º 58' 26" O.: do Rio de Janeiro.

Seus pontos extremos são: ao N. a serra Roruima, cabeceira do Cotingo, affluente do Tacutú, aos 5º 10' N. e 17º 35' O.; ao S. a foz do arroio Chuy, aos 35º 45' S. e 10º 21' 27" O.; a E. a ponta de Pedras junto a Olinda, aos 8º 0' 57" S. e 8º 19' 26" E.; a O. as cabeceiras do Javary, aos 6º 59' 29" S. e 30º 58' 26" O.: do Rio de Janeiro.

Limita a S.E., E., e N.E. com o Atlantico: ao N. com as Guyanas franceza, hollandeza e ingleza, e Republica de Venezuela; a N.O., O. e S.O. com as Republicas da Nova Granada, Equador, Perú, Bolivia, Paraguay e Argentina; ao S. com a Republica do Uruguay.

A. MOREIRA PINTO, O Brazil em 1885.

Em geral é assignalado o anno de 1530 como a epocha em que El-Rei D. João III deliberou a colonisação da grande Provincia de Santa Cruz, já então denominada

commercialmente Terras do brazil; e não occorreu-ihe outro meio de fazêl-a senão a distribuição de tão vasto territorio em diversas capitanias, doadas a fidalgos que se obrigariam a cultival-as e a povoal-as, pela falta de dinheiro por parte da Coròa (\*). As leguas marcadas nos titulos de doação seriam medidas pelo littoral. Os titulares das doações seriam Donatarios de juro e herdade, tendo a jurisdicção civil e criminal. Reservavam-se, porém, certos direitos á Coròa real, inclusive um foro ou pensão.

As primeiras capitanias hereditarias, em que o Brazil foi dividido, eram somente dez; e seus fundos iam até aos extremos dos sertões, então ainda não susceptiveis de demarcação.

- 1.ª Capitania de S. Vicente, doada a Martim Affonso de Souza, por foral de 6 de Outubro de 1534.
- 2.ª—Capitania de Santo Amuro de Guaibe (\*\*) e de Itamaracá, doada a Pedro Lopes de Souza, por foral de 6 de Outubro de 1534.
- 3.ª—Capitania de S. Thomé ou Parahyba do Suldoada a Pedro de Góes da Silveira, por foral de 29 de Fevereiro de 1536.

<sup>(\*)</sup> El-Rei D. João III, esgotado pelas successivas expedições à India, já então (1530) estava crivado de dividas. E a este respeito, crescendo os encargos reaes, os nuncios em Portugal, Capodiferro e Lippomano, em 1538, foram avisados de Roma:

<sup>«</sup> Portugal tem chegado presentemente á tal limitação, que é de pouquissimas forças, e o Rei, além de ser pobrissimo, com dividas muito grandes, dentro e fóra do reino, e pesadissimos juros que tem de satisfazer, é geralmente muito mal visto do povo, e muito mais da nobresa. »

<sup>(\*\*)</sup> Outros escrevem Gnaymbé. Só depois de 1545 é que esta capitania tomou a denominação de Santo Amaro, por haverem alguns devotos edificado na ilha de Gnaibe uma capella com essa invocação, como bem o demonstrou frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, II, §§ 20 a 31. O titulo da capella passou á ilha, e desta á capitania inteira das cincoenta leguas; sem comprehender portanto as trinta de Hamaracá, em Pernambuco, as quaes continuaram com este nome.

- 4.3 Capitania do Espirito Santo, doada a Vasco Fernandes Coutinho, por foral de 7 de Outubro de 1534.
- 5.ª—Capitania de Porto Seguro, doada a Pedro do Campo Tourinho, por foral de 27 de Maio de 1534, ratificado em 23 de Setembro do mesmo anno. E'a mais antiga.
- 6.ª Capitania dos Ilhéos, doada a Jorge de Figueiredo Corrêa, por foral de 1.º de Abril de 1535.
- 7.ª Capitania da Bahia de Todos os Santos, doada a Francisco Pereira Coutinho, por foral de 26 de Agosto de 1534.
- 8.\* Capitania de Pernambuco, doada a Duarte Coelho Pereira, por foral de 24 de Outubro de 1534.
- 9.ª Capitania do Maranhão, doada ao celebre historiador João de Barros, por foral de 11 de Março de 1535.

A decima é a que já acima está mencionada, reunida á de Santo Amaro, doadas ambas a Pedro Lopes de Souza, irmão de Martim Affonso de Souza. E convem deixar notado que a capitania de Itamaracá começava no rio da Serêa (\*) em redondo da ilha do mesmo nome de Itamaracá, em Pernambuco, até o parallelo de seis gráos, seu limite septentrional, na bahia da Trahição, e que, de outra parte, a capitania de Santo Amaro de Guaibe era egualmente encravada no littoral da capitania de S. Vicente, ao nordeste da barra, hoje denominada Bertioga (\*\*), comprehendendo somente a

<sup>(\*)</sup> Logo que foi descoberto, este rio tomou o nome de Santa Cruz, e assim foi declarado no foral de Pedro Lopes; mas, com o correr dos annos, tomou o de Seréa; até que, na Carta de doação da capitania, que depois se denominou Pernambuco (corruptéla de Paranapuc ou Paranapucú, furo ou lingua de mar, com que eram denominados o porto de Olinda, escoadouro do rio Capibaribe, a foz do rio Iguaraçú tendo em frente a ilha de Itamaracá, e o desaguadouro da lagôa Groahyras no Rio Grande do Norte), a Duarte Coelho, foi expressamente restaurado o nome de rio de Santa Cruz, limite norte da mesma capitania.

<sup>(\*\*)</sup> Corrupção de Buriquioca, nome dado a esse lugar pelos indigenas; e significa—casa de buriquis, casta de macacos.

ilha de S. Sebastião, dez leguas: além de mais quarenta, que começavam doze leguas ao sul da ilha de Cananéa e acabavam na terra de Sant'Anna, em altura de vinte oito gráus e um terço, havendo duvidas se a ilha de Santa Catharina estava dentro das referidas quarenta leguas. A ilha de Santo Amaro era pelos naturaes denominada Guaibe, em rasão de certas arvores com esse nome, em grande numero, que alli nasciam e flóreciam.

Comquanto a capitania fosse tambem denominada Santo Amaro, é certo que, como depois verificou-se, não comprehendia a ilha desse nome, de quatro ou cinco leguas, que fórma pelo norte a barra da Bertioga. (\*)

Mas, os donatarios, por mais ricos que fossem (alguns o não eram, como João de Barros e Pedro de Goes da Silveira), não podiam desenvolver todos os elementos de uma administração energica, expostos constantemente ao assalto dos gentios e, o que era peior, á desordem e á indisciplina dos proprios portuguezes. Além disso os francezes e outros estrangeiros não cessavam suas viagens ás costas do Brazil, para o contrabando do ibira-pitangú (\*\*), ou páu-brazil, declarado, desde 1503, contracto real ou da Coroa. Sobretudo o desanimo assaltou a alguns, em consequencia de naufragios que os haviam arruinado (\*\*\*). E, pois, D. João III aproveitou essas circumstancias, e instituio um governador geral na Bahia, ao qual desde então ficaram sujeitos os donatarios. Ao mesmo tempo foram tomadas providencias para a futura incorporação das capitanias á Coroa, ainda que com certas reservas por pertencerem a particulares, mas cassado desde logo todo e qualquer direito realengo ou de dominio feudal, a fim de não ser embaraçada a acção do governo geral.

O systema do governo instituido era: um governador

<sup>(\*)</sup> O canal da Bertioga, o canal de Santos, e o mais austral que é propriamente o de S. Vicente, foram todos em principio denominados de S. Vicente.

<sup>(\*\*)</sup> Outros dizem—imura-pitangá.

<sup>(\*\*\*)</sup> Como aconteceu ao donatario do Maranhão, João de Barros.

geral, chefe do governo e centro administrativo; um ouvidor geral, presidindo á justiça; um provedor-mór, dirigindo a fazenda; um capitão-mór da costa, encarregado da defesa do littoral; e mais tarde um alcaide-mór, tendo o commando das armas na capital.

Thomé de Souza, fidalgo da casa real, sahio de Lisbòa, na qualidade de governador geral, em 2 Fevereiro e chegou a Bahia em 29 de Março de 1549. Tendo ordem de fundar alli uma cidade para capital de tão vastos dominios, lançou immediatamente os alicerces dos principaes edificios publicos—palacio do governo, cathedral e alfandega, os quaes foram construidos, bem como mais de cem casas, com o auxilio dos indigenas. Foram tambem montadas seis baterias, sendo duas para o mar, e quatro para o interior, no caso de aggressões dos indigenas. Levantaram-se engenhos de assucar, e fizeram-se vastas plantações. Tambem a expedição de Thomé de Souza era numerosissima,—mais de mil pessoas, entre padres jesuitas, officiaes, engenheiros, empregados, colonos, soldados, e condemnados. Nem de outro modo poderia Thomé de Souza dar vigor á sua administração.

Ainda no anno seguinte, 1550, enviaram-lhe de Portugal novos reforços; e, cm 1552, ainda mais reforços, e tambem o primeiro bispo do Brazil, D. Pedro Fernandes Sardinha (\*), acompanhado de conegos e mais dignidades ecclesiasticas, e de ornamentos e sinos para a cathedral.

Infelizmente foi tambem então que vieram para o Brazil os primeiros escravos africanos; — esse cancro que ainda hoje corróe a nação.

<sup>(\*)</sup> Algumas chronicas dizem que fora eleito por D. João III em 1541, e confirmado pelo papa em 1544. Azevedo Marques, em seus Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos, na palavra Governo religioso, diz com mais exactidão que o papa Julio III, por bulla de 4 de Janeiro de 1551, confirmára a eleição feita por El-Rei D. João III, e nomeára esse primeiro bispo do Brazil; entretanto, na Chronologia, annexa á mesma obra, citando Varnhagen, Historia geral do Brazil, e Pizarro, Memorias historicas do Rio de Janeiro, assina como data da bulla creando o bispado da Bahia, com jurisdicção em todo o territorio do Brazil, o dia 1.º de Março de 1555! Ha certamente confusão de bullas.

Acabado o tempo de Thomé de Souza (quatro annos), foi substituido em 1553 por Duarte da Costa, meirinho-mór, e fidalgo de valor, tendo-se aquelle retirado para Portugal. Com este segundo governador geral vieram mais dezeseis padres jesuitas, entre os quaes o depois famoso José de Anchieta, apenas com vinte annos de edade, pelo que só em 1566 tomou ordens, na Bahia, (\*)

O bispo D. Pedro Sardinha, nesse tempo, resolvendo retirar-se para Lisbôa, por desintelligencias com o governador, naufragou, e foi devorado, com seus companheiros de viagem, pelos gentios, em 16 de Junho de 1556.

Findára então o tempo da governança de Duarte da Costa; e seu substituto foi Mem de Sá, o qual veio a servir por todo o tempo que ao Rei aprouvesse. Esta clausula explica assás a rasão por que governou elle o Brazil, desde 1557 até 1572, quando foi substituido por Luiz de Brito e Almeida, fallecendo nesse mesmo anno ou no seguinte, conforme a variedade de opiniões entre historiadores.

Mem de Sá fez um governo energico e de muito proveito. Duas vezes aportou ao Rio de Janeiro para expulsar os francezes, alli estabelecidos desde 1555 sob o commando de Nicoláo Durand de Villegagnon em uma pequena ilha, onde o mesmo Villegagnon levantára um forte, a que deu o nome de Coligny, em honra do celebre almirante, mas que ainda é conhecido pelo seu. Esse Villegagnon mascarára seu intuito—dizendo querer alli fundar simplesmente uma colonia de sectarios de Calvino, sob a protecção do governo de França (\*\*). Conseguio Mem de Sá derrotar os francezes, tanto em 1560, tomando de assalto o forte, como em 1567, depois de forte resistencia soffrida por Estacio de Sá,

<sup>(\*)</sup> Ch. Sainte-Foy, escrevendo a Vida do veneravel padre José de Anchieta, faz referencia á outra, publicada em Roma em 1738. Cuida-se de sua canonisação. Já foi vencida a causa de sua beatificação, como vê-se do Decreto pontificio, expedido pela Sagrada Congregação dos Ritos, em 10 de Agosto de 1736.

<sup>(\*\*)</sup> Villegagnon voltou depois ao catholicismo.

capitão-mór da armada real. Mem de Sá, derrotando os indios e expulsando os francezes em 18 de Janeiro de 1567, tratou de edificar alli a cidade de S. Sebastião, levantando fortificações e outras obras para a defeza da barra. Retirandose em 1568 para a Bahia, entregou o governo do Rio de Janeiro a Salvador Corréa de Sá como a primeira autoridade então na cidade de S. Sebastião.

Nomeado Luiz de Brito e Almeida para governador geral do Brazil, o governo de Portugal julgou melhor a divisão desse Estado em dous governos:—o da Bahia para séde do do norte, e o do Rio de Janeiro para séde do do sul, desde Porto Seguro. Assim, Luiz de Brito ficou na Bahia; e o dr. Antonio Salema veio para o Rio de Janeiro, encontrando ainda francezes, em alliança com indios Tamoyos e Tupinambás, a debellar.

O governo de Portugal, porém, entendendo depois que era mais conveniente o anterior systema de um unico governador geral, reunio outra vez em 1576 ou 1577 os dous governos; e, pois, ficou Luiz de Brito e Almeida governando a colonia inteira.

Foi substituido, porém, em 1578 por Lourenço da Veiga, o qual tomou posse em 1.º de Janeiro, e continuou no governo durante os primeiros annos do reinado de Filippe II, de Hespanha, fallecendo na Bahia aos 7 de Junho de 1583. (\*)

Succedeu-lhe Manoel Telles Barreto, por nomeação de Filippe II; o qual tomou posse em 3 de Maio de 1583, e veio a fallecer em Março de 1587. Conforme as instrucções que elle trouxera para este caso de morte do governador geral, assumio a administração uma regencia composta do bispo e do provedor-mór. Foi durante o tempo dessa regencia que os inglezes assaltaram a Bahia e ahi estiveram durante

<sup>(\*)</sup> Outros dizem 1580; mas Filippe II foi acclamado Rei de Portugal em 17 de Junho de 1580, sob o nome de Filippe I.

algum tempo (\*). Por estar então bloqueado o porto da Bahia, não tomou posse Francisco Giraldo, successor de Manoel Telles Barreto.

Succedeu no governo geral D. Francisco de Souza; o qual tomou posse em 1591, e permaneceu como governador geral do Brazil até 1602. Era seu secretario Pedro Taques, natural de Setubal. (\*\*)

Entretanto, fallecendo, em 1598, Filippe II de Hespanha e I de Portugal, succedeu-lhe seu filho Filippe III de Hespanha e II de Portugal,

Em Maio de 1602, tomou posse, como governador geral, Diogo Botelho; o qual retirou-se em 1608 sem deixar acto administrativo digno de menção.

Succedeu-lhe D. Diogo de Menczes em 1608, quando já por provisão régia de 15 de Junho desse anno haviam sido separadas do governo geral da Bahia as capitanias de

- (\*) De certo não são os mesmos que, em 25 de Dezembro de 1591, fundearam fóra da barra de Santos, e saquearam a villa, demorando-se ahi dous mezes; e, após seu regresso do estreito de Magalhães, ainda ahi voltaram, e repetiram as mesmas tropelias.
- D. B. Warden, Histoire de l'empire du Brésil, I, com referencia aos annos 1582, 1586, 1591, e 1594—1595, menciona quatro expedições inglezas, que assaltaram as costas do Brazil.
- A de Eduardo Fenton, que, por desvio da carreira da China, tocou em S. Vicente, para fazer provisões. Houve combate com uma esquadra hespanhola: 1582.
- A de Roberto Withrington, que, depois de aprisionar dous navios portuguezes, seguio para a Bahia a fim de assolar o reconcavo; não podendo, porém, fazer desembarque, por lh'o impedirem indigenas, habeis archeiros, commandados pelo padre jesuita Christovam de Gouvêa: 1586.
- A de Thomaz Cavendish, que, depois de tropelias em Santos, seguio para o Espirito Santo; sendo alli mal succedido, por causa da resistencia efficaz dos indigenas, perdendo na lucta muitos homens, e por isso morrendo desgostoso: 1591.
- A de James Lancaster, contra Pernambuco. Esta foi a mais desastrosa: 1594-1595.
- (\*\*) Vêr adiante, na parte genealogica, Linha B, III. Viera a S. Paulo com aquelle governador em Novembro de 1599.

S. Vicente, Rio de Janeiro e Espirito Santo, para constituirem outro governo, sendo nomeado seu governador geral o já referido D. Francisco de Souza, como adiante se dirá, tratando da capitania de S. Vicente e S. Paulo.

Mas, de passagem, é necessario deixar dito que foi o mencionado D. Diogo de Menezes quem installou na cidade da Bahia o primeiro tributal de relação do Brazil, em virtude de uma ordem régia de 1609; sendo Gaspar da Costa o seu presidente.

De 1608 a 1639, os governadores geraes da Bahia limitavam-se a administrar o norte do Brazil, então infestado de francezes até 1615, e de hollandezes desde 1624, além de numerosos indios revoltados. Em 1621, porém, por carta régia de 13 de Junho, as capitanias do Ceará, Maranhão e Pará, foram separadas do Estado do Brazil, para constituirem o denominado Estado do Maranhão (\*); e este Estado foi installado no dia 3 de Novembro de 1624. Já nesse tempo estava no throno Filippe IV de Hespanha e III de Portugal, por haver fallecido em 1621 seu pae Filippe III de Hespanha e II de Portugal.

Os successos, entretanto, aconselharam o governo da metropole a unificar e fortalecer mais a acção administrativa no Brazil; e, pois, em 1639, foi constituido um vice-reinado, com assento na Bahia, exercendo superintendencia sobre todas as capitanias e seus respectivos governadores, excepto o Estado do Maranhão. O primeiro vice-rei, nomeado ainda por Filippe IV de Hespanha e III de Portugal, foi o marquez de Montalvão; e tomou posse em 5 de Junho de 1640.

Separado de Hespanha o reino de Portugal, por

<sup>(\*)</sup> O Estado do Brazil estendia-se do Rio da Prata ao cabo de S. Roque, limite que posteriormente alargou-se, reinando El-Rei D. João V, até a serra de Ybiapaba (Ceará).

O Estado do Maranhão, menos rico em população, mas superior em territorio e riquesas naturaes, confrontava meridionalmente com o Estado do Brazil, ao principio pelo cabo de S. Roque, e depois pela serra de Ybiapaba; e ao norte pelo rio Oyapock, ou de Vicente Pinzon.

força da revolução que acclamou D. João IV, duque de Bragança, o marquez de Montalvão voltou preso para Lisbòa.

Continuou, entretanto, o systema anterior dos governadores geraes; embora com a patente de capitães-generaes do Brazil, significando supremacia, ainda que muito fraca, aos outros governadores, e ingerencia em todas as capitanias do Estado do Brazil. Entre esses governadores geraes, sobresahem: João Rodrigues de Vasconcellos e Souza, conde de Castello-Melhor, 1650—1654, o qual recebeu carta régia para installar de novo o tribunal da Relação do Brazil na Bahia, supprimido por Filippe IV de Hespanha e III de Portugal, em consequencia da invasão hollandeza; e Francisco Barreto Telles de Menezes, 1657—1663, o qual cooperou principal e efficazmente com Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, e Filippe Camarão para a expulsão dos hollandezes. (\*)

Este ultimo entregou o governo ao conde de Obidos, D. Vasco de Mascarenhas; o qual em 1663 tomou posse com a patente de segundo vice-rei do Brazil. Este vice-rei deu instrucções geraes a todos os capitães-móres das diversas capitanias do Brazil. affirmando assim a sua supremacia aos outros governadores de capitanias, embora estes tivessem e conservassem a faculdade de communicarem directamente com o Rei.

Já então o Brazil estava elevado a Principado; sendo seu primeiro titular o Infante D. Theodosio, primogenito de El-Rei D. João IV. Ainda depois as camaras da villa de S. Paulo e das mais capitanias do sul executavam as ordens régias e as dos donatarios sem o cumpra-se do governador geral do Estado. O Regente, que foi depois El-Rei D. Pedro II, estranhou-lhes isso, por carta de 24 de Setembro de 1670.

A série dos vice-reis continuou, depois, desde 1714

<sup>(\*)</sup> Esta guerra será estudada e historiada quando tratarmos da capitania do Maranhão. Nesta capitania, e tambem desde o Rio-Grande do Norte até á Bahia, principalmente em Pernambuco, foi onde os hollandezes procuraram estabelecer-se. 1624—1654.

até 1763 (\*), com residencia na Bahia; e desde 1763 até 1807, com residencia no Rio de Janeiro. O ultimo vice-rei foi D. Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos; o qual deixou o governo, logo que chegou em 1808 ao Brazil o Principe Regente, depois D. João VI.

Entretanto, desde que houve a restauração de Portugal, a divisão politica e administrativa do Brazil soffrêra modificações importantes. Após a restauração, foram constituidos somente cinco governos: Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mais tarde, porém, foi creado maior numero de governos ou capitanias geraes:

- 1.º—Grão-Pará, comprehendendo as terras do Amazonas, Rio-Negro e Guyanna.
  - 2.º—Maranhão, tendo por subordinado o do Piauhy.
- 3.º—Pernambuco, tendo por subordinados os do Ceará, Rio-Grande do Norte, Parahyba e Alagoas.
- 4.º—Bahia, tendo por subordinado o de Sergipe d'El-Rei, e por algum tempo tambem o do Espirito Santo.
- 5.º—Rio de Janeiro, tendo por subordinados os de Santa Catharina e Rio-Grande de S. Pedro, e depois tambem o do Espirito Santo.
- 6.º—S. Paulo, tendo, durante algum tempo, por subordinados os de Minas Geraes, Matto Grosso e Goyaz.
  - 7.º—Minas Geraes, depois de separado do de S. Paulo.
  - 8.º—Matto Grosso, depois de separado do de S. Paulo.

<sup>(\*)</sup> Antes, porém, dessa epocha, sendo Portugal alliado da Inglaterra, Hollanda e Austria contra Filippe V de Hespanha, alliado a França, os portuguezes tiveram de combater os francezes no Brazil, especialmente no Rio de Janeiro, em 1710, derrotando-os e fazendo prisioneiro o chefe da expedição Leclerc; e, em 1711, obrigando pela delonga o almirante Duguay Trouin a deixar aquelle porto, forçado por elle com uma poderosa armada, conseguiram a restituição da conquista, embora mediante um vantajoso resgate que o governador pagou. A paz com a França foi feita em Utrecht, em 11 de Abril de 1713; e com a Hespanha, tambem em Utrecht, em 13 de Fevereiro de 1715.

9.º-Goyaz, depois de separado do de S. Paulo.

10.º—Rio-Grande do Sul, depois de separado do do Rio de Janeiro.

Mais tarde constituiram governo separado: Piauly, Ceará, Rio-Grande do Norte, Parahyba, Alagoas, Sergipe d'El-Rei, Espirito Santo, Santa Catharina. E hoje existem mais: Amazonas e Paraná. (\*)

Depois de restabelecido na Bahia o tribunal da Relação do Brazil, 1652, foi creado em 1751 o do Rio de Janeiro, com jurisdicção sobre as capitanias do sul. E successivamente

Não é possivel, por ora, determinar exactamente a área de cada provincia, visto dependerem de deliberação legislativa os limites de algumas. Entretanto, approximadamente, chega-se ao seguinte resultado:

| PROVINCIAS           | Area<br>em kilometros<br>quadrados | PROVINCIAS         | Area<br>em kilometros<br>quadrados |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Amazonas             | 1.897.020                          | Espirito-Santo     | 44.839                             |
| Pará                 |                                    | Rio de Janeiro     | 68.982                             |
| 🖟 Maranhão           | 459.884                            | S. Paulo           | 290.876                            |
| Piauhy               |                                    | Paraná             | 221.319                            |
| Ceará                | 104.250                            | Santa Catharina    | 74.156                             |
| Rio-Grande do Norte. | 57.485                             | Rio-Grande do Sul  | 236.553                            |
| Parahyba             |                                    | Minas Geraes       | 574.855                            |
| Pernambuco           | 128.395                            | Goyaz              | 747.311                            |
| Alagôas              | 58.491                             |                    | 1.379.651                          |
| Sergipe              |                                    | Municipio da Côrte | 1.394                              |
| Bahia                | 426.427                            |                    | 8.337.218                          |
| Karamena se          | <sub>= -</sub>                     | , <u>_</u>         | 0.007.218                          |

Comprehende <sup>1</sup>/<sub>15</sub> da superficie terrestre do globo; <sup>1</sup>/<sub>5</sub> do continente inteiro da America, ou Novo Mundo; e mais de <sup>3</sup>/<sub>1</sub> da America Meridional.

A sua costa ou littoral tem a extensão de 7.920 kilometros.

<sup>(\*)</sup> Segundo o calculo da commissão incumbida de organisar a carta geral, a área do Imperio é de 8.337.218 kilometros quadrados. comprehendendo os territorios que confrontam com as Guyannas, Republicas da antiga Colombia e Confederação Argentina, cujos limites dependem ainda da conclusão de tratados.

o foram tambem o de Pernambuco e o do Maranhão. Pelo Alvará de 10 de Maio de 1808, a Relação do Rio de Janeiro foi denominada *Casa de Supplicação do Brazil*, e considerada como Supremo Tribunal de Justiça.

Após a independencia, os tribunaes judiciarios foram reorganisados. Além do Supremo Tribunal, ha hoje as Relações do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.

Egualmente, no correr dos tempos, foram creados onze bispados: Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Goyaz, Matto Grosso, Marianua, e Diamantina, sujeitos ao metropolitano que é o arcebispo da Bahia. O bispado da Bahia foi elevado a arcebispado metropolitano por bulla do papa Innocencio XI, de 16 de Novembro de 1676; sendo, nessa mesma occasião, elevada a bispado a prelazia do Rio de Janeiro, ficando-lhe sujeita a capitania de S. Vicente com todo o seu vastissimo territorio. O de S. Paulo data de 1745.

Tambem foram então creados os bispados de Pernambuco e do Maranhão.

Resta mencionar a fórma do governo local, nas cidades e nas villas. O elemento municipal no Brazil, durante o tempo colonial, salvas algumas intermittencias, foi sempre forte de autoridade e de prestigio. O governo local, ao principio, era exercido pelos capitães-móres loco-tenentes dos donatarios, munidos de procurações com todos os poderes, ou por estes approvados quando a nomeação não emanava immediatamente de sua autoridade, nas capitanias ainda não incorporadas á Coròa. Eram providos por tres annos; e sua jurisdicção extendia-se sobre todas as possessões da respectiva capitania. Recebiam os tributos permittidos nos foraes da doação, e nomeavam para alguns officios da justiça e da

fazenda publica. Concediam sesmarias; e, concorrendo com o senado das camaras, e de harmonia com ellas, acudiam com providencias em todos os casos graves, levantando forças e bandeiras (\*) para a conquista dos indios, ou para a defeza contra seus ataques. Eram subordinados aos governadores geraes do Estado, aos ouvidores e provedores geraes.

Esta especie de capitães-móres, loco-tenentes dos donatarios, ficou completamente extincta em 1708, quando a Corôa quasi acabára (\*\*) de resgatar do ultimo donatario a propriedade das doações, e as incorporou, sem mais reserva alguma, ao Estado.

A segunda especie de capitães-móres começou desde 1709; mas não tinham a mesma importancia, porque sua jurisdicção limitava-se ao districto da povoação em que residiam, e só ahi superintendiam a policia, a milicia, o recrutamento, as obras publicas, e tambem concorriam com a camara e juizes em todos os casos graves. Eram providos tambem por tres annos; mas podiam-se-lhes renovar nomeações, se haviam bem servido. A Lei de 18 de Outubro de 1709 regulou sua nomeação: presidindo o corregedor, ou o provedor da comarca, qual estivesse mais visinho, a camara elegia e escolhia tres pessoas da melhor nobreza, christandade, e desinteresse, residentes no territorio do conselho, villa ou cidade, e depois, com individuação das circumstancias e aceitação que concorriam em taes pessoas, remettia essa lista ao capitão-general respectivo, para que este, depois de fazer as necessarias averiguações, apresentasse a proposta ao Rei, incorporada porém na proposta a informação da camara, quando presidida na fórma já referida. nomeações eram feitas, não mais por provisões como até então, porém por patentes assignadas pelo Rei.

<sup>(\*)</sup> Bandos irregulares armados para darem caça aos indigenas. Mas, as bandeiras legaes tinham o sen regimento datado de 10 de Dezembro de 1570.

<sup>(\*\*)</sup> A capitania de S. Paulo, outr'ora de S. Vicente, só foi incorporada definitivamente em 31 de Agosto de 1753.

Todos esses capitães-móres eram os denominados de Ordenanças.

As camaras eram eleitas na fórma commum, de accòrdo com as Ordenações do Reino e mais Leis então em vigor.

Durante toda esta epocha, desde o descobrimento do Brazil, os povoadores queriam o captiveiro dos indigenas, sem embargo da opposição dos padres jesuitas e da renitencia do governo da metropole. Segundo Varnhagen, Historia do Brazil, uma lei foi promulgada em Evora, no dia 20 de Março de 1570, prohibindo o captiveiro dos indios; mas com excepção dos que fossem tomados em justa guerra, os quaes seriam inscriptos nos livros das provedorias para se saber a todo o tempo quaes eram os legitimamente captivos. Era a hypocrisia do Legislador em toda a sua ostentação:—com a excepção derogava a regra. Tambem essa lei não durou senão vinte e cinco annos; pois que, em Novembro de 1595, foi revogada, declarando a nova lei que em nenhum caso era permittido o captiveiro dos indios: o que foi confirmado pela de 30 de Julho de 1609. Ainda os indios aprisionados em guerra são depois declarados escravos, pela carta régia de 20 de Abril de 1708, podendo ser vendidos em praça publica para indemnisação das despezas que a Fazenda Real fizesse!

Mas, que variedade de legislação acerca dos indios! Ao passo que a lei de 10 de Setembro de 1611, o alvará de 10 de Novembro de 1647, a lei de 17 de Outubro de 1653, a carta régia de 29 de Abril de 1667, a lei de 1.º de Abril de 1680, e finalmente a aurea lei de 6 de Junho de 1755, além de outras, não cessaram de affirmar, ainda que só em these, ou com constantes infracções, a liberdade e certos privilegios dos indios do Maranhão, os do resto do Brazil estiveram expostos á legislação hypocrita já mencionada! E só mais tarde, pelo alvará de 8 de Maio

de 1758 foram mandadas applicar aos indios de todo o Brazil, em tudo e por tudo, as Leis publicadas a favor dos do Maranhão, tanto a respeito das pessoas, como dos bens.

Um curioso specimen dessa legislação confusa, contradictoria, vacillante, casuistica, ao sabor das paixões e dos interesses em voga, é a provisão de 9 de Março de 1718. Nessa provisão, El-Rei, depois de reconhecer que (\*) « estes homens (os indios) são livres e isentos da minha jurisdicção, que os não pode obrigar a sahirem de suas terras para tomarem um modo de vida de que elles se não agradam, o que, se não é rigoroso captiveiro, em certo modo o parece, pelo que offende a liberdade », accrescentava immediatamente: « Comtudo, se são como os outros tapuyas bravos, que andam nús, não reconhecem rei nem governador, não vivem com modo e fórma de republica, atropellam as leis da natureza, não fazem differença de mãe á filha para satisfação da sua lascivia, e comem-se uns aos outros.... neste caso podem ser obrigados por força e medo a que descam do sertão para as aldêas, se o não quizerem fazer por vontade, por ser assim conforme á opinião dos doutores que escreveram na materia ». E, em seguida, mais restricções, mais clausulas, mais excepções, que abriam margem e pretexto á cacada e escravisação dos indigenas.

Infelizmente para o Brazil, tambem eram transportados annualmente da Africa centenas de negros, reduzidos, como os indios, á escravidão, para serviço da lavoura. Os escravos, indios ou africanos, eram egualados a animaes. Denominados peças para as transacções mercantis, soffriam a mutilação e a marca de ferro em braza como signaes distinctivos da propriedade: de sorte que o infeliz, transmittido durante sua vida a diversos senhores, manifestava no corpo outros tantos daquelles carimbos. Não passavam de folegos vivos; não merecendo, por isso, o minimo sentimento de humanidade.

Horrivel instituição! E ainda ha hoje quem a defende, sob o pretexto de conveniencias economicas e financeiras!

<sup>(\*)</sup> Textual.

Mas, os indigenas, que não eram escravos, nem por isso escapavam a coacções inherentes á essa condição. Ainda que decretado por leis o principio de sua liberdade, salvas as numerosas excepções, foi inventado o recurso dos descimentos de indios, já não só para as aldêas, mas expressamente para occorrer a falta de braços no trabalho, remediando assim a pobresa dos moradores! Foram com effeito só indios os edificadores das egrejas, dos conventos, dos hospitaes, dos palacios, das fortalezas e dos armazens reaes. Os governadores e os capitães-móres não conheceram outros operarios nas obras publicas. Mesmo os particulares obtinham para seu serviço domestico indios livres! Innumeras cartas régias dão testemunho desses factos derogatorios do principio da liberdade.

A mór parte da receita do erario real provinha dos impostos; sendo, porém, certo que os lucros dos monopolios e da venalidade dos cargos (\*) eram grandes.

Não obstante, sobrevinha sempre a necessidade de tributos novos; e, para o assentamento desses novos onus, o governo da metropole sohía usar de solicitações hypocritas, promettendo até não exceder um certo prazo desde logo fixado. Promessas vãs! Uma vez imposto, não cessava o tributo.

Não raras vezes o imposto era reclamado a titulo de donativo: como por exemplo no tempo de El-Rei D. João V a finta para pagar os dotes e mais despezas dos casamentos dos principes portuguezes D. José e D. Maria Barbara com uma filha e um filho de Filippe V, Rei de Hespanha. Sabido é quão magnificente foi El-Rei D. João V, ainda que tambem muito emprehendedor; reformou muitos serviços, e fiscalisava severamente as rendas publicas, tanto quanto lh'o

<sup>(\*)</sup> Em Lisboa havia corretagem publica e descarada; até que a carta régia de 20 de Abril de 1758 mandou arrematar os officios nas proprias capitanias do Brazil.

permittia o meio em que vivia, mas sem intuito economico. A mencionada finta, exigida dos povos das conquistas como um donativo voluntario, recorda (segundo um historiador) o mendigo de Gil Braz, fazendo a pontaria, e ao mesmo tempo estendendo a mão ao indefeso viajante. O prazo foi de vinte annos; a derrama total montou a sete milhões de cruzados.

Essa finta excitou reclamações em varias capitanias; até no seio do Conselho Ultramarino, em 1732, o conselheiro Antonio Rodrigues da Costa ousou levar a El-Rei uma consulta, tão rasoavel quão energica.

« Sete milhões! (exclamava este conselheiro, nesse notavel documento). Ah! Senhor, esta quantia é tão excessiva que, nunca, nem a metade della coube nos cabedaes da nação portugueza, nem os portuguezes souberam nunca pronunciar sete milhões, nem lhes veio jamais ao pensamento podessem contribuir com esta quantia. Os povos do Brazil estão gravemente tributados; e, havendo-lhes crescido de poucos annos a esta parte de dez por cento na alfandega todos os seus generos, que são assucares e tabaco, acham-se tão sobrecarregados neste reino, que absolutamente se dão por perdidos, e o seu commercio de todo arruinado. encargo tão grande se ajuntou de novo a contribuição para o casamento de suas altezas... E' sem duvida que os povos do Brazil gemem com este novo tributo, e é contra a verdade dizerem o vice-rei e governadores que foi voluntario nelles, e o offereceram com grande gosto; porque consta o contrario, c os povos da capitania do Rio-Grande representam que lhes é insupportavel, como já se fez vêr a V. M. em consulta; e, como este tributo hade durar annos, que não é possivel cobrar-se só em um nem em dous ou tres, vem a se repetir as feridas sobre a primeira. » (\*)

Não foi só a capitania do Rio-Grande que reclamou

<sup>(\*)</sup> Linguagem nobilissima, que contrasta com a dos governadores. Sob o regimen constitucional representativo, com mais rasão deve ser admirada uma tal linguagem. de que rarissimos são hoje capazes.

contra esse tributo. Tambem a do Maranhão representou pedindo a graça do allivio do resto do encargo; foi, porém, indeferida sua petição, pela provisão de 1.º de Junho de 1753, já no tempo do famoso D. José I.

Mas, o imposto que excitou desordens e conflictos sérios foi o do quinto do ouro, desde o principio do seculo XVIII; como por exemplo a sublevação de Junho de 1720 em Villa Rica e Ribeirão do Carmo, sendo governador e capitão-general das capitanias de S. Paulo e Minas D. Pedro de Almeida, conde de Assumar.

Além dos tributos, é preciso não esquecer as extorsões que os cobradores e os agentes exercitavam sobre a população contribuinte. E' este um vicio velho, já conhecido dos proprios romanos; nem, por isso, porém, taes violencias devem deixar de ser levadas em conta na arrecadação dos impostos, por augmentarem excessivamente a importancia a arrecadar. (\*)

Segundo historiadores, 25 °/o da producção do Brazil eram para o fisco; e isso não podia deixar de atrophiar a industria e o commercio.

Nem a industria, nem o commercio, podiam florescer no Brazil, tambem por causa do systema prohibitivo.

No principio, quando a colonia começou a povoar-se, somente as frotas e as esquadras, a cargo do governo, ou privilegiadas, podiam fazer o trafego entre a metropole e os portos da Bahia e de S. Luiz do Maranhão, e depois

<sup>(\*)</sup> Sob o actual regimen constitucional representativo, ainda não houve ministro da fazenda para reformar o systema da cobrança judicial dos impostos. A cobrança de 2\$000 custa ao contribuinte mais de 20\$000 de custas e outras despezas! Em geral, os contribuintes não são avisados ou cobrados pelo collector ou agente fiscal no tempo proprio; e até muitos ignoram a divida do imposto. Os juizes e os escrivães dos feitos applaudem muito a desidia das estações fiscaes, pelo rendimento que Ihes deixa. A decadencia moral é visivel.

tambem o do Rio de Janeiro. Esta prohibição foi abolida pelo alvará de 10 de Setembro de 1765, cujos notabilissimos considerandos são a condemnação do regimen passado, tão prejudicial á prosperidade da colonia. E já então existia a ordem de 7 de Fevereiro de 1701 prohibindo tambem o commercio de permuta entre as diversas capitanias! O supracitado alvará de 1765 autorisou a livre navegação, embora somente para portuguezes.

Não foi tão feliz a industria. Para favorecer o commercio das aguardentes da metropole, foram expedidas as ordens de 14 de Novembro de 1715 e de 12 de Junho de 1742, prohibindo o estabelecimento de novos engenhos de distillação! E a carta régia de 30 de Agosto de 1766 prohibio todas as manufacturas de ourives! E o alvará de 5 de Janeiro de 1785 extinguio, sob graves penas, todas as fabricas, manufacturas e teares de galão, bordados de ouro, prata, seda, linho, lã, ou algodão, exceptuando somente a fazenda ou tecido grosso de algodão para uso dos negros, indios e familias pobres!

Mas nesse alvará foram occultadas as rasões de sua promulgação. Vale a pena consignar e confrontar os motivos dados nas instrucções *secretas* com os expostos no alvará.

« O Brazil (diziam as instrucções) é o paiz mais fertil e abundante do mundo em fructos e producções da terra. Os seus habitantes têm, por meio da lavoura e da cultura, não só tudo quanto lhes é necessario para o sustento da vida, mas ainda muitos artigos importantissimos para fazerem, como fazem, um extenso e lucrativo commercio e navegação. Ora, se a estas incontestaveis vantagens reunirem as da industria e das artes para o vestuario, luxo e outras commodidades precisas, ficarão os mesmos habitantes totalmente independentes da metropole. E' por consequencia indispensavelmente necessario abolir do Estado do Brazil as ditas fabricas e manufacturas. »

Nessas mesmas instrucções, o governo da metropole

aconselhava uma execução suave e sem estrondo, porque em negocios de tal natureza os meios menos ruidosos são sempre os melhores; não recorrendo á publicação do alvará senão na ultima necessidade.

Ao contrario, no alvará, deplorava-se a decadencia da cultura e da mineração, com a distracção de braços para as fabricas; sendo que a verdadeira e solida riqueza consiste nos fructos e producções da terra, e para esta havia-se mistér de colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes. E, pois que, além das rasões dadas, o commercio e navegação entre a metropole e as colonias não se podiam manter senão pela diversidade dos productos para as permutações mercantis, seria certa e irremediavel a ruina de Portugal e do Brazil, se, para beneficio commum, não fossem abolidas e extinctas immediatamente, em qualquer parte dos dominios do Brazil em que se encontrassem, todas as fabricas e manufacturas de ouro, prata, seda, algodão, linho, e lã; exceptuando somente o fabrico de pannos grossos, como já ficou referido. Este systema prohibitivo desappareceu somente depois

Este systema prohibitivo desappareceu somente depois que, pela mudança da familia real para o Brazil, foi promulgado o alvará de 1.º de Abril de 1808, permittindo toda e qualquer industria ou fabrica no Brazil.

E, em relação ao commercio, já nesse mesmo anno de 1808, havia sido expedido o decreto de 10 de Janeiro, abrindo os portos do Brazil a todas as nações em paz com Portugal.

Não foram esses os unicos resultados da vinda do Principe Regente, depois D. João VI, para o Brazil. Em consequencia dessas medidas legislativas, o commercio e a industria prosperaram espantosamente; a população augmentou; as rendas publicas cresceram: os serviços administrativos foram reorganisados. E a carta régia de 15 de Dezembro de 1815, elevando o principado do Brazil á cathegoria de

reino unido ao de Portugal, mudou para o de provincias o nome de capitanias.

Por morte de sua mão D. Maria I, em 20 de Março de 1816, no Rio de Janeiro, o Principe Regente subio ao throno de Portugal, sob o nome de D. João VI. Por causa da revolução no Porto para o estabelecimento do systema constitucional, D. João VI partio para Portugal, onde chegou no dia 3 de Julho de 1821; deixando no Brazil, como Regente, o Principe D. Pedro de Alcantara, seu filho mais velho. Já no Brazil, antes da volta de D. João VI para Portugal, era declarado tambem em 1821 o systema constitucional representativo, a fim de screm eleitos deputados ás cortes geraes e constituintes.

Desde então manifestou-se o synchronismo dos movimentos da independencia em todas as provincias, mas com maior vigor e enthusiasmo nas provincias do sul, particularmente na de S. Paulo.

Já por identicos sentimentos patrioticos, as colonias hespanholas haviam conquistado a emancipação política. Não podia, pois, o Brazil escapar á essa commoção electrica, para manter-se no mesmo nivel. E' um phenomeno natural—esse de verem-se os povos, ao mesmo tempo, sob a influencia das mesmas causas e das mesmas crises para a transformação.

O grito da independencia, erguido pelo Principe Regente D. Pedro nos campos do Ypiranga, uma legua distante da cidade de S. Paulo, realisou-se no dia 7 de Setembro de 1822. Todavia, o Principe Regente, considerando apenas separado o Brazil, ainda conservou aquelle titulo, só accrescentando o de Perpetuo Defensor, como é facil verificar dos decretos de 18 de Setembro a 5 de Outubro de 1822, na Collecção das Leis. O Brazil ainda era Reino; e elle, simples Principe Regente. As provincias do norte do Brazil, especialmente a Bahia e o Maranhão,

mantinham-se ainda muito addictas a Portugal; e, pois, forçoso foi obrar com prudencia.

Nesse mesmo anno, porém, o Principe Regente foi acclamado Imperador do Brazil; e, não tendo a Assembléa Constituinte levado ao fim a Constituição Politica do Imperio, o Imperador D. Pedro I outorgou uma, que foi jurada no Rio de Janeiro em 25 de Março de 1824.

No dia 29 de Agosto de 1825 a independencia do Brazil foi reconhecida por Portugal.

A Constituição Politica do Imperio do Brazil foi modificada, quanto aos conselhos geraes de provincia, pelo Acto Addicional de 12 de Agosto de 1834. Este, por sua vez, foi modificado pela lei de 12 de Maio de 1840, sob o pretexto de interpretação. A lei de 1.º de Outubro de 1828 regulára as funcções das camaras municipaes.

Ao mesmo tempo o Acto Addicional regulou a regencia do Imperio, durante a menoridade do successor da Coròa; e supprimio o Conselho de Estado creado pela Constituição Politica. A lei de 23 de Novembro de 1841 creou um novo Conselho de Estado; ao qual foi dado regimento provisorio pelo regulamento n. 124 de 5 de Fevereiro de 1842.

As reformas eleitoraes têm-se succedido, no segundo imperio, mas sem produzirem a liberdade e a verdade da eleição, visto que o vicio não está nas leis, sim nos homens e nos costumes.

Durante o primeiro imperio, 1822—1831, as facções creadas pela rivalidade entre portuguezes nacionalisados e brasileiros natos, e mantidas pela intriga em cima e pelas paixões em baixo, fizeram uma politica agitada e violenta, que servio de pretexto em 7 de Abril de 1831 á abdicação (\*)

<sup>(\*)</sup> E sabido que D. Pedro I não foi realmente forçado a abdicar; mas, abdicou só pela necessidade de seguir para Portugal, como le facto seguio, a fim de respatar aquelle throno europeu para sua filha mais velha; c, com effeito, alcançando victoria definitiva sobre as forças

de D. Pedro I, depois de ter causado a perda da provincia. Cisplatina, na batalha de Ituzaingo, 27 de Fevereiro de 1827. (\*)

Essa politica agitada e violenta originou os acontecimentos e a formação dos partidos constitucionaes durante o tempo da regencia, 1831—1840.

legaes e legitimistas, em 1834, fêl-a acclamar Rainha sob o nome de D. Maria II.

Por egual ao facto da Independencia, a abdicação não foi senão uma deliberação calculada nas altas regiões politicas. Desde 1826, D. Pedro I não era verdadeiramente o Imperador do Brazil; servia-se apenas deste cargo supremo para preparar, á custa da nação brazileira, a guerra contra seu irmão D. Miguel I, que se fizera reconhecer Rei de Portugal. Irritando propositalmente o espirito nacional brazileiro, seu intuito occulto era o fabrico de um pretexto para abdicar mais tarde e opportunamente. Em 1831, não havendo mais no paiz senão paixões, completou seu plano; e, á moda de Plutão na opereta, desorganisando os elementos, na medida apenas sufficiente, mediante caricata revolução, dirigida por seus intimos para figurar de vencedora, deixou seu filho D. Pedro II entregue á dedicação leal dos brazileiros, e embarcou para Portugal. Quem conhece a consulta do Conselho d'Estado pleno, em Abril de 1826, no Rio de Janeiro, logo que foi sabida a noticia da morte de El-Rei D. João VI, acerca da successão do throno de Portugal, não representa o papel ridiculo de exaltar a revolução de 7 de Abril de 1831.

(\*) Em 1817, esta provincia, sob o nome de Banda Oriental, foi occupada por tropas portuguezas; porquanto a fronteira do Brazil era perturbada e invadida por suas revoluções continuas. Mas, em 31 de Julho de 1821 foi annexada ao Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, sob o nome de Cisplatina. Infelizmente, em 1827, perdendo o marquez de Barbacena, general brazileiro, a celebre batalha de Ituzaingo, o Brazil foi obrigado a desistir dessa provincia, que passou a ser Estado independente, sob o nome de—Republica do Uruguay, pelo tratado de 27 de Agosto de 1828, ratificado em 30 do mesmo mez. Até hoje, o Brazil soffre no Rio da Prata as consequencias dessa amputação. Para sustentar aquelle tratado, fizemos a guerra ao dictador da Confederação Argentina, D. João Manoel Rosas, em 1851, e ao dictador da Republica do Paraguay. D. Francisco Solano Lopez, em 1864; perdendo milhares de brazileiros e muitos milhares de contos de réis!

Trabalho de Sisypho!

Victorias de Pyrrho!

Emquanto não forem readquiridas as antigas provincias—Paraná ou Paraguay Oriental e Cisplatina ou Uruguay, conforme as divisas descriptas por Ayres do Casal, Corographia Brasilica, I, o Brazil será uma nação incompleta.

O Imperador D. Pedro II, entretanto, cresceu e educou-se no meio dos apaixonados conflictos das ambições pessoaes. Quão riscosa mostrou-se então, mais de uma vez, a cartada da abdicação em 1831! Talvez deva á essa lucta de interesses, e quiçá de odios, o facto de chegar a reinar, de 1840 até hoje. A monarchia foi emfim salva!

Aqui paramos. Não é ainda a occasião de apreciar os factos do segundo imperio. A historia não é simplesmente uma narração de acontecimentos; deve ser, sobretudo, um grande julgamento. E, pois, neste caracter, quando ainda vive o protogonista da epocha, a historia pareceria uma ladainha de encomios, ou não passaria de um a proposito para explosões apaixonadas, conforme o escriptor fosse dos que tudo sacrificam á glorificação de poderosos, ou dos que, sedentos de vingança, não conhecem outro criterio que o de seus odios pessoaes.

No antigo Egypto, então que a historia não se elaborava senão por inscripções em monumentos, templos e tumulos, os reis e os altos funccionarios soffriam o que alli era 'denominado o julgamento dos mortos. Era uma especie de devassa da vida de cada um, antes de obterem a sepultura. Sobretudo os cadaveres dos reis eram objecto de um longo ceremonial para esse julgamento. Após os sessenta dias de lucto, de jejum e de orações, um arauto intimava o cadaver, detido sobre a margem do lago que separava da terra dos vivos o lugar dos mortos, para que désse contas de seu procedimento aos que já não o temiam. Todas as paixões e todos os temores calavam-se naquelle solemne momento; e ante os quarenta juizes manifestava-se a tirada devassa, apparecendo então virtudes, e tambem vicios, que em vida poucos lhe conheciam. Se bem procedêra, o cadaver recebia as honras funebres; se não, além de riscado dos monumentos o nome do morto, não se lhe faziam aquellas honras.

Assim, desde já, a historia ainda não pode julgar o governo do Imperador D. Pedro II.

E' certo que o Brazil parece uma nação em ruinas. A administração tem sido iguava e corrupta. Os tribunaes e os juizes, com raras excepções, carecem de sciencia e de fiscalisação. Os estabelecimentos de ensino estão em deploravel desordem, baldos de professores aptos e sem discipulos estudiosos. Não ha exercito disciplinado; não ha marinha As finanças vão, de anno em anno, á mercê de impostos e mais impostos, de emprestimos e mais emprestimos. A industria ainda é que nulla. O commercio, em continuas perturbações, não inspira confiança alguma. Multiplicam-se os bancos e outras sociedades anonymas, não para vantagem do commercio e da industria, e sob o olho vigilante das leis. mas só e somente para assegurarem vencimentos, propinas e negocios illicitos a seus directores. A agricultura, sacrificada pela alta tarifa aos accionistas das estradas de ferro, e pela depreciação das lettras hypothecarias aos dos bancos de credito real, definha a olhos vistos; accrescendo que, habituados ao serviço escravo, os lavradores não cuidam no modo da necessaria transformação do trabalho. Não sendo sufficiente a exportação para compensar, além do valor das mercadorias importadas, o das quantias remettidas pelo governo em solução de compromissos do Estado, e o dos dinheiros emigrados por conta de companhias e de particulares, o cambio não cessa de baixar annualmente, mais e mais, na proporção do maior ou do menor saldo da balança commercial contra o Brazil. Por sobrecarga, a divida consolidada tornou-se um meio de renda, não só para o Estado, como tambem para as provincias e as camaras municipaes. E mais aggravam este mal-estar financeiro os emprestimos contrahidos pelas companhias ou sociedades anonymas, mediante debentures ou titulos preferentes; augmentando de tal arte, indirecta-mente, o capital social sem as precisas formalidades, c, por isso, ficando mortas ou sem dividendo as accões representativas do capital primitivo.

E' em verdade um quadro desolador,—esse que ahi fica exposto a traços largos e que infelizmente não pode ser contestado. O perigo de um descalabro geral não pode ser maior; e só um poder, consciente de sua força, certo de seus intuitos patrioticos, apto, por planos complexos, para grandes commettimentos, capaz, pelo espirito de série, para encetar e seguir uma politica firme, justa e honesta, sem prevenções e tambem sem odios, quebrando os velhos moldes de governo, recollocará a nação brazileira em seus trilhos.

A escravidão, ha mais de tres seculos, corrompeu o Brazil; e, por desgraça, durante o segundo imperio, essa negra instituição adquirio mais vastas proporções, sem embargo da lei de 7 de Novembro de 1831 que declarou livres os escravos importados desde essa data. Se não fôra a benefica pressão do governo inglez, não teria sido promulgada a lei n. 581 de 4 de Setembro de 1850 que estabeleceu medidas para a repressão do trafico de africanos. E foi ainda sob o influxo das associações philantropicas da Europa que a legislação patria adquirio a lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, para ser mystificada depois pelos ministerios que se succederam ao de 7 de Março, presidido pelo illustre visconde do Rio-Branco, e para ser borrada pela de 1885, com a mesma data 28 de Setembro, sob n. 3270.

A escravidão, além de estragar moral e politicamente os povos, causa perturbações graves na esphéra das leis que presidem á producção e á distribuição da riqueza. Assim aconteceu com a sociedade romana, no tempo dos Cesares (\*): a classe proletaria, não podendo competir com os escravos, já porque a producção destes tornava impossivel a concurrencia do trabalho livre, já porque o desprezo feria o trabalho manual, equivalente ao servil, era um perigo permanente em

<sup>(\*)</sup> P. ALLARD, Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu' à la fin de la domination romaine en Occident.

Convem lêr tambem Juvenal, nas satyras, Horacio, nos epodos e nas satyras, Persio, nas satyras, e outros escriptores daquelle tempo, para ter nojo de uma tal sociedade.

Roma, por sua ociosidade forçada, não tendo em si estimulos de qualquer especie. Accrescia que os possuidores de escravos, unicos possuidores ao mesmo tempo do poder e das honras, haviam-se apoderado de todas as fontes de riquesa, fechando assim, segundo uma expressiva phrase latina, todos os caminhos do dinheiro, omnes vias pecuniæ. O valor social era pelo peso e não pela qualidade. O vicio rico supplantava sempre a virtude pobre. A escravidão fazia a fortuna dos senhores de escravos, mas empobrecia as outras classes, humilhava o homem livre que precisava viver de seus braços, aviltava a nação. Afinal «o povo romano, sem parte alguma no governo, não era composto senão de libertos e de individuos sem officio ou industria» (\*); e, pois, não podia zelar o espirito nacional.

Se, portanto, em 1840, entregaram ao Imperador D. Pedro II uma sociedade assim tão profunda e organicamente viciada; se leis seriam impotentes contra costumes envilecidos e contra interesses co-ligados; se a mesma classe proletaria, inclusive os libertos, tem andado a soldo dos possuidores de escravos, como outr'ora em Athenas e em Roma, sem estimulos moraes, e conseguintemente sem a minima orientação política para a transformação social:—por que attribuir ao poder supremo a culpa de toda essa desorganisação política, moral, e economica, consequencia logica e fatal da instituição escrava?

Ainda infelizmente a abolição da escravidão é em 1886 um problema. Podendo já estar concluida quasi insensivelmente pela fiel execução da lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, permanece, qual sphynge, sem solução, desafiando lucta, esforço violento, movimento revolucionario, como meio unico de britar a formula reaccionaria da lei n. 3270 de 1885.

Deus não permitta que a monarchia, com a sua côrte

<sup>(\*)</sup> Justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum. (Proverbios, XIV, 34.)

em andrajos, cercada só de egoismos e de impotencias, explorada por ambições vulgares e por ganancias torpes, como se fòra um moribundo a cujos funeraes esses ingratos desejem assistir com o coração satisfeito, Deus não permitta, dizemos, que a monarchia, assim sem ponto algum de apoio nesta sociedade apodrecida (\*), seja levada de roldão em qualquer desses fermentos populares que a miseria, a fome, o desespero sóem originar.



<sup>(\*)</sup> MONTESQUIEU, Grandeur et decadence des Romains, 14.



## CAPITULO QUINTO

## S. VICENTE

Aos 22 (de Janeiro de 1531) vio uma barra com fundo sufficiente para caravelas, patachos e outros vasos de semelhante lotação; e. como o religioso donatario (Martim Affonso) costumava assignalar os lugares mais notaveis com os nomes de Santos, cujos eram os dias, em que a elles chegava a primeira vez, demarcou com o titulo de Rio de S. Vicente a barra, por onde entrou no dia deste martyr gloriosissimo, que escolheu para Patrono da sua colonia.

Fr. Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 27.

Facto digno de nota! Ao passo que a costa meridional do Brazil, desde a Bahia de Todos os Santos, recebeu nomes portuguezes, quasi sempre de martyres christãos, conforme o dia em que eram descobertos, a costa septentrional, mais impenetravel aos conquistadores, por se terem agglomerado alli tribus e nações perseguidas desde o Rio de Janeiro, conservou em geral os nomes da lingua tupi, mais ou menos corrompidos pela pronuncia portugueza.

No começo das descobertas, e ainda quando os donatarios de capitanias nas terras do brazil vieram a

povoal-as, somente o sul da costa brasilica logrou ser colonisado de modo regular. O norte, á excepção de Pernambuco, não foi absolutamente povoado no seculo XVI: sendo infructiferas as expedições dos donatarios João de Barros e de Luiz de Mello á ilha do Maranhão; e sem grande resultado a tentativa de colonisar a ilha de Itamaracá e as margens do rio Parahyba, porque os francezes, contrabandistas do páu-brazil, alliados aos indigenas, oppunham obstaculos de toda a especie. Afinal, em 1580, submettido Portugal á Hespanha, sob os Filippes, toda a costa septentrional foi assaltada por inglezes, francezes e hollandezes.

Os inglezes, sob o commando de James Lancaster, 1594—1595, atacaram Olinda, em Pernambuco. As outras expedições inglezas, de E. Fenton, 1582, de Roberto Withrington, 1586, e de Thomaz Cavendish, 1588 e 1591, não infestaram senão a costa meridional, entre a Bahia e S. Vicente.

Os francezes, que em 1555—1557, sob o commando de Villegagnon, fortificando-se no porto do Rio de Janeiro, pretenderam embalde fundar uma França Antarctica, com limites até o Rio da Prata, cogitaram em 1594—1614 de fundar a França Equinoccial, apoderando-se da ilha do Maranhão, á qual deram então o nome de S. Luiz (\*): foram em verdade os francezes os primeiros colonisadores da ilha do Maranhão; e até D. Luiz de Menezes, conde da Ericeira, em seu Portugal Restaurado, I, não duvidou escrever que « os francezes a descobriram e senhorearam até o anno de 1614 ».

Os hollaudezes, que além de apossarem-se dos portos em toda a costa, successivamente, desde a Bahia de Todos os Santos até a ilha do Maranhão, 1624—1654, assaltavam algumas vezes diversos outros pontos intermedios, a fim de

<sup>(\*)</sup> Alguns entendem que este nome foi dado pelo segundo donatario Luiz de Mello da Silva. E' licito acreditar mais na denominação pelos francezes, porque Luiz de Mello naufragou, e não chegou a estabelecer-se, voltando logo para Portugal.

porem-se em mais proximo contacto com os indigenas desses lugares.

E, pois, nem os portuguezes, nem os francezes, nem os hollandezes, tiveram, até 1654, paz sufficiente para poderem assignalar os lugares da costa septentrional com nomes de seus respectivos idiomas, ou para fixarem os que por ventura puderam dar durante o tempo de seus respectivos dominios. O resultado foi que os povoadores, então somente guiados e dirigidos de facto pelos padres da Companhia de Jesus, preferiram aceitar e conservar as denominações em lingua tupi.

Os padres da Companhia de Jesus, com effeito, foram sempre propensos á manutenção das denominações em lingua tupi, no interesse da mais extensa e pacifica evangelisação. E, para melhor proveito das missões, elles proprios eram obrigados a aprender e a fallar aquella lingua. Os indigenas mão consideravam estrangeiro e inimigo (synonimos para elles, como o eram para a antiga Roma) senão aquelle que não sabia fallar ao menos a lingua tupi, que era a geral. Dahi a boa politica dos padres jesuitas, bem sabendo que, obedecendo os povos sempre mais ás forças indigenas do que ás estranhas, melhor era coordenar aquellas evitandolhes as resistencias.

Em verdade, as civilisações invasoras não devem destruir tudo, espalhando somente ruinas e trevas. Em concurso com o principio destruidor deve andar o principio regenerador, a fim de que as nações vencidas possam ser vivificadas, mas já então sob o influxo das transformações impostas pelo tempo e pelos acontecimentos. O segredo da politica civilisadora de Alexandre, o Grande, embora procurando fazer a hegemonia macedonia, não foi senão a concurrencia dos dous principios. Os persas haviam destruido os templos, e quebrado as estatuas dos deuses: Alexandre, ao contrario, esquivando-se ao espirito das represalias, e sustentando o de moderação para com os vencidos, ao mesmo tempo que destruia as resistencias, zelava os santuarios, respeitava as mulheres, deixava em paz os lavradores, não perturbava as

cidades. Arrependeu-se sempre de ter permittido a matança dos montanhezes e a destruição da cidade de Thebas. A eliminação dos vencidos será sempre um erro dos vencedores. E para que o exterminio, quando a fusão das raças e das linguas pode conciliar melhor o interesse legitimo da civilisação? Ainda mais que a palingenesia não se pode dar senão quando subsistem muitos troncos e raizes principaes para a revegetação. Assim o é, tanto na ordem physica, como na ordem moral. Tal foi a politica dos padres da Companhia de Jesus.

E accresceu que, ao passo que as conquistas na costa meridional foram feitas nos tempos heroicos dos portuguezes, seculo XVI, reinando então a dynastia de Aviz, as da costa septentrional e do interior de todas as capitanias em geral o foram, no seculo XVII, sob a influencia plena da Companhia de Jesus. É é essa a rasão dos nomes em lingua tupi que a mór parte das povoações do interior ainda conservam, tirados das serras, dos rios, das lagoas, taes como os indigenas denominavam esses lugares. (\*)

Nem devemos deixar de mencionar uma circumstancia notabilissima, certamente determinativa dos nomes de martyres, dados naquelles tempos heroicos, pelos descobridores e pelos primeiros donatarios, ás terras descobertas e a povoar. E' sabido que, naquella epocha, os navegadores portuguezes não sahiam de Lisbòa para os descobrimentos e conquistas senão muito preparados religiosamente. E, pois, fossem ou não felizes, e ainda mais quando o eram, tinham por obra muito christã assignalar com nomes de Santos os lugares conquistados, de accordo com as circumstancias occorridas. Ora, no seculo XVII, os portuguezes, então menos influenciados do espirito religioso, principiaram a cuidar mais de negocios e da escravisação dos indios para enriquecerem do que de alcançarem á porfia maiores glorias, como no seculo anterior. A civilisação christã ficou exclusivamente a cargo da Companhia de Jesus.

Os navegadores portuguezes que El-Rei D. Manoel

<sup>(\*)</sup> Sem prejuizo, porém, de seus oragos.

mandou á India, desde 1497, inclusive Pedro Alvares Cabral. que só a impulsos de uma tormenta, obrigando sua armada a navegar para oeste, descobrio a terra de Santa Cruz, depois denominada Brazil. — todos aquelles navegadores, dizemos. na vespera de zarparem do porto de Restello, faziam vigilia na ermida de Nossa Senhora de Belém: ermida esta que aquelle Rei fez substituir depois por um bello mosteiro, dentro do qual se lhe preparou sumptuoso mausoléu. porque a ermida pertencia á Ordem de Christo, nella havia sembre freires do convento de Thomar para administrarem os sacramentos aos mareantes. No dia do embarque, caminhavam todos infileirados em procissão, ordenada pelos freires e outros sacerdotes, depois de ouvidas as missas rezadas por estes: e cada um levava o seu cirio. Os sacerdotes iam cantando a ladainha, e a multidão, formando couce, fechava aquelle enorme e imponente prestito. Chegados já perto dos batéis, que os haviam de levar até ás náus, ajoelhava o capitao-mór da armada, e com elle toda a grande comitiva: então, nesse solemne momento, o capellão da ermida lançava-lhes em voz alta a benção geral. (\*)

Com effeito, sob tão tristes impressões navegavam capitães e marinheiros; tanto mais que, após aquella solemnidade ecclesiastica, vinha a scena melancholica e pranteada dos parentes e dos amigos,—scena esta que, durante a viagem, desenhava-se-lhes constantemente na memoria. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> STANLEY, The three voyages of Vasco da Gama, Londres, 1869.

O Snr. Latino Coelho, Varões illustres, Vanco da Gama, II, transcrevendo de Stanley essa descripção das despedidas da armada daquelle grande capitão portuguez, não hesitou, sendo certamente catholico, em copiar tambem as seguintes palavras: « o vigario da ermida fez em voz alta uma confissão geral e logo lhes deu a absolvição de seus peccados, segundo facultavam as bullas pontificias, alcançadas por D. Henrique em beneficio espiritual dos que perecessem nos descobrimentos e conquistas »!!!

<sup>(\*\*)</sup> Camões, Luziadas, IV, 86—104; com referencia á despedida da armada de Vasco da Gama. Merece ser confrontado com o que Stanley escreveu. Camões não dá noticia alguma da tal confissão geral e em voz alta. Talvez que Stanley quizesse referir-se á recitação do Confiteor ou da oração que principia pelas palavras—Eu peccador me confesso a Deus; e equivocou-se.

E, por cumulo de tristezas, ainda então não cram seguros os meios de navegar, além de imperfeitissimo o conhecimento dos ventos e das correntes (\*), em mares ignotos, se bem já em uso o astrolabio (\*\*). De sorte que os navegantes, ora desanimando, ora assustados, « viam a morte diante muitas vezes ». (\*\*\*)

E, por accrescimo, os maritimos sóem ter mui vivaces os sentimentos religiosos, independentemente de qualquer preparo, ainda que embarcados em optimos navios: pelo que, luctando com mares tormentosos e com tempos contrarios, recorrem sempre, nos momentos de perigo, á protecção da còrte celestial, invocando cada qual o seu patrono.

Taes parecem-nos ser concurrentemente os motivos da differença de denominações, ao norte e ao sul do Brazil.

A capitania, entretanto, não podia ter melhores patronos: ao principio, S. Vicente, o grande martyr hespanhol; depois, ainda S. Paulo, o excelso Apostolo das nações.

<sup>(\*)</sup> QUINTELLA, Annaes da Marinha Portugueza, com referencia ao naufragio do grande galeão S. João, sob o commando de Manoel de Souza de Sepulveda (cantado por Camões, Luziadas, V, 46—48, e narrado por historiadores da epocha), occorrido em 8 de Junho de 1552, de volta da India, perto da costa do Natal, na latitude de 31 gráus, assim descreve o que eram os navios portuguezes:

Deve-se ter presente que os navios portuguezes ainda não tinham mais panno, que mezena, gaveas, papa-figos e cevadeira; e que os castellos de popa e prôa eram excessivamente altos, bem como as obras mortas: o que tornava os navios mui ventosos, e expostos aos golpes do mar, e de mui máu governo com vento forte, e mar cavado. Prova de que a construcção não tinha feito progresso.

No supramencionado galeão, vinham, além de Sepulveda, muitas pessoas de distincção e nobreza, e entre outras Diogo Mendes de Almeida, portador de cartas c presentes de Nantaquim, principe de Tanaixuma (Komisang), ilha do Japão, dirigidas a El-Rei D. João III, solicitando o auxilio de 500 portuguezes para a conquista das ilhas Lequias (Lieú-Kieú), e sugeitando-se ao tributo de 5000 quintaes de cobre e de 1000 de latão.

<sup>(\*\*)</sup> CAMÕES, Luziadas, V, 25.

<sup>(\*\*\*)</sup> O padre Fernão de Queiroz, Historia da vida do veneravel Pedro de Basto, referindo-se a taes navios de remos, ou fustas, escreveu: « São estes barcos tumbas de homens vivos na guerra, e desacommodados pera a vida e pera a saude na paz. »

## CAPITULO SEXTO

## Capitania de S. Vicente—S. Paulo

S. Paulo e Maranhão são as provincias em que a raça branca se cruzou mais profundamente com a indigena. S. Paulo está na vanguarda dos melhoramentos materiaes; e seria injusto aquelle que desconhecesse que a provincia do Maranhão, attenta a sua população e recursos, é a que representa o mais energico movimento litterario do Imperio.

Couto de Magalhies, O Selvagem, II, 4.º in fine.

No vice-reinado do marquez de Lavradio, chegou ao Rio de Janeiro, nomeado chanceller da Relação, o desembargador da do Maranhão João Alberto Castello Branco; o qual dessa capitania trouxe duas mudas de cafeeiro, que por ordem do vice-rei foram cultivadas na horta dos barbadinhos italianos.

.... mas no luminoso trabalho sobre a Historia e cultura do cafeeiro, do distincto e respeitavel sr. dr. Nicoláo Joaquim Moreira, lê-se que João Hopman colhêra na horta dos barbadinhos algumas bagas de café e as semeára na sua chacara.

J. M. DE MACEDO, Anno Biographico, 27 de Outubro, João Hopman.

Foi Martim Affonso de Souza, fidalgo da casa real, senhor de Alcoentre e Tagarro, e alcaide-mór de Bragança e do Rio Maior, o nomeado por El-Rei D. João III, em alvará de 20 de Novembro de 1530, para vir ao Brazil descobrir, e dar terras ás pessoas que comsigo trouxesse, segundo bem lhe parecesse, e conforme merceessem por seus serviços e qualidades: e trouxe a patente de capitão-mór e governador.

Com effeito, sahio a armada logo depois de expedido aquelle alvará, em 3 de Dezembro; de sorte que chegou no primeiro dia do anno de 1531 a um boqueirão, por todos os lados cercado de horriveis penhascos, e, parecendo-lhe um rio, não entrou, mas denominou-o Rio de Janeiro, e ao mais alto penhasco, Pão de Assucar.

Seguio para o sul, e no dia 6 de Janeiro entrou na barra formada pela *Ilha Grande* e pelo morro de *Marambaia*: denominou-a *Angra dos Reis*.

Continuando a seguir para o sul, avistou no dia 20 uma ilha, que, por isso, foi denominada S. Sebastião.

E, continuando a viagem por espaço de mais doze leguas, ou de oito, se não forem levadas em conta as tortuosidades da costa, vio no dia 22 (\*) uma barra com fundo sufficiente para caravelas, patachos e outros navios de egual lotação. Segundo o seu costume, por ser mui religioso, demarcou com o titulo de Rio de S. Vicente essa barra; escolhendo ao mesmo tempo esse martyr gloriosissimo para patrono da colonia. Essa barra do Rio de S. Vicente é a que depois foi denominada Bertioga, corrupção do nome Buriqui-óca, « morada de bugios », dado pelos indigenas a um morro proximo, e dahi a todo o local da referida barra. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Segundo frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 31, «é opinião ou erro commum que a esquadra de Martim Affonso entrou pela barra de S. Vicente, que só depois foi conhecida e fica em frente á villa deste nome. Este escriptor demonstrou a fasidade daquelle asserto.

<sup>(\*\*)</sup> A barra grande tinha o nome—Guará-pissumā. Azevedo Marques escreveu Guará-pinumā.

O nome Buriqui-óca consta de muitos escriptos, e especialmente da sesmaria passada pelo capitão-mór Antonio Rodrigues de Almeida, em Santos, aos 6 de Maio de 1566, a Domingos Garocho.

Quando os indigenas viram navios, ficaram espantados; e desde então correu a noticia até aos campos de Piratininga (\*), onde era cacique o famoso Tebyreçá, com cuja filha o portuguez João Ramalho, naufragado com seu compatriota Antonio Rodrigues ha muitos annos, vivia maritalmente. Sabendo-a, João Ramalho (\*\*) suspeitou logo

Ao contrario, Antonio Rodrigues foi sempre estimado por seu exemplar comportamento; e a Nobiliarchia Paulistana, por Pedro Taques de Almeida Paes Leme, não é senão a genealogia de sua geração. E' seu ter-neto o famoso Amador Bueno de Ribeira: e um bisneto deste, D. Francisco Matheus Rendon, casando-se com D. Maria de Araujo, reune a geração de Antonio Rodrigues, plebeu, á de Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo. Vejam-se, na genealogia, as linhas A e B.

E' opportuno explicar o que é mameluco. Os europeus assim denominavam o mistiço nascido do ajuntamento de mulher india com branco. Os indigenas o denominavam marabá. Se, porém, o filho era tido de algum prisioneiro (os indigenas forneciam ao prisioneiro, destinado a ser devorado, a joven mais qualificada e mais formosa da aldêa), branco ou de outra tribu, denominavam-n'o cunhambira, que quer dizer filho do contrario; e a creança, alimentada até a edade de poder ser comida, era neste tempo sacrificada com todas as ceremonias usadas entre taes selvagens, quebrando-lhe elles primeiramente o craneo, e depois assando-a inteira

<sup>(\*)</sup> Pira-tininga, peixe secco. O nome não é de ribeiro, como frei Gaspar da Madre de Deus e outros suppoem; mas proveio das varzeas, cujas aguas, desapparecendo, deixam em secco o peixe.

<sup>(\*\*)</sup> Este João Ramalho, se de facto por conveniencia propria prestou bons servicos a Martim Affonso de Souza, tornou-se, annos depois, não só ingrato ao proprio Tebyrecá, cuja filha lhe escudára a vida, como tambem revelou máu caracter pelos vicios que ostentava, amancebando-se com diversas indias, pelo que foi excommungado e tolhido de frequentar as egrejas. «Costumava sahir seguido da numerosa caterva dos filhos bastardos, mamelucos, gente ruim e desalmada, que se derramavam a fazer alvorotos e a injuriar e calumniar os padres jesuitas. A prole legitima, nobilitada com os casamentos de Jorge Ferreira, cuja filha casou-se com Christovam Monteiro, e cuja neta casou-se com José Adorno, todos fidalgos, desappareceu na obscuridade desde o seculo XVII. Isto dizemos, no caso de ser certo que Joanna Ramalho, casada com Jorge Ferreira, era filha de João Ramalho. Pedro Taques (Revista, XXXIV, parte primeira, pag. 69) escreveu que era filha; mas, já havia escripto (Revista, XXXIII, parte segunda, pag. 81) que era irmã. E ainda neste ultimo lugar escreveu que João Ramalho viera na armada de Martim Affonso, em 1531; desmoronando assim a lenda! e que João Ramalho tinha então o fôro de fidalgo! Mal comprehende-se essa historia do casamento de Jorge Ferreira com rilha ou irma de João Ramalho... Mas, a verdade é que não ha vestigios disso para uma genealogia.

que eram navios portuguezes; e, pois, alegrando-se, supplicou ao sogro que não pelejasse contra elles, e ao contrario os defendesse, offerecendo-se elle proprio para ir ao seu encontro com quinhentos homens. Do mesmo modo procedeu Antonio Rodrigues, seu companheiro, tambem portuguez, o qual, á imitação daquelle, alliara-se maritalmente á filha de *Piqui-roby* (\*), chefe da tribu *Ururay*. (\*\*)

De facto, João Ramalho e Antonio Rodrigues apressaram-se a chegar á Bertioga antes que ahi viessem outras tribus; e, deixando á certa distancia o seu exercito, caminharam sosinhos para a fortaleza (\*\*\*) já ahi então levantada

para se banquetearem com grande festa, sendo a mãe, por especial honra, a primeira a comer dessa carne.

Segundo parece, nem João Ramalho, nem Antonio Rodrigues, foram considerados *prisioneiros*; ao contrario, foram agasalhados como amigos.

João Ramalho era analphabeto.

(\*) Damos este nome assim, porque tal as chronicas o escrevem. Ainda não foi-nos possivel descobrir o significado em portuguez. Talvez esteja escripto incorrectamente.

Veja-se adiante, na genealogia, a linha A, I.

Sorprende a todos os que examinam os primitivos tempos da capitania de S. Vicente a obscuridade em que os chronistas esforçam-se por deixarem Antonio Rodrigues, — aliás a primeira figura nas familias ou gerações legitimas da capitania, ascendente de Amador Bueno de Ribeira! Ao passo que empenham-se por erguerem João Ramalho, cuja descendencia, se alguma existe ainda, foi absorvida em outras familias, não porém naquella e na de Antonio Rodrigues de Almeida...

Mysterioso dualismo, fundado desde os primeiros tempos em contrastes moraes, que, graças a Deus, até hoje tem continuado!

- (\*\*) AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos e noticiosos de S. Paulo, no nome de Antonio Rodrigues.
- (\*\*\*) Primitivamente era chamada de Sant'Iago; depois passou a ser de S. João da Bertioga. Logo depois de construida, e durante a primeira metade do seculo XVI, foi theatro de frequentes assaltos dos indios Tamoyos, e de porfiada resistencia dos portuguezes.

Mais tarde, em 1550, foi levantada outra fortaleza nessa mesma barra, mas do lado da Armação: foi denominada de S. Filippe (mais tarde, em 1765, de S. Luiz, mas não acabada a sua reconstrucção).

De ambos os fortes, Sant'Iago e S. Filippe, foi feita menção na sesmaria de 1.º de Junho de 1562 que Antonio Rodrigues de Almeida deu a Paschoal Fernandes, condestavel da fortaleza.

por ordem de Martim Affonso. Causou aos portuguezes estranheza e assombro, que logo converteu-se em jubilo, ao ouvirem alli o idioma de sua patria; e, recebidos João Ramalho e Antonio Rodrigues pelo capitão-mór, narrou o primeiro a este os successos (\*) de sua vida, assegurando-lhe defeza por parte dos indios que comsigo trazia.

Tratou logo Martim Affonso de aproveitar uma tão grande fortuna; e, pois, recebeu com todas as honras devidas a um rei o já referido *Tebyreçá*, com o qual ajustou immediatamente alliança offensiva e defensiva, com grande alegria dos indios do cacique (\*\*). Tambem *Piquiroby* entrou na alliança.

Dias após, Martim Affonso, depois de despachar para Lisbôa um navio (\*\*\*) a fim de levar a El-Rei a agradavel noticia, seguio com a armada para o Rio da Prata. Só depois que dalli voltou, entrando com a armada em uma enseada ao sul da ilha que os indigenas depois chamaram Enga-guassú (\*\*\*\*), fundou nesse lugar a primeira povoação

<sup>(\*)</sup> Estes successos até hoje são ignorados.

<sup>(\*\*)</sup> Foi tal a dedicação de Tebureçá por Martim Affonso de Souza que, no baptismo, tomou o nome inteiro deste capitão-mór. Tambem foi muito dedicado aos padres jesuitas. Vindo a fallecer em 25 de Dezembro de 1562, talvez por ferimentos recebidos no combate de 10 de Juho do mesmo anno contra os Tamoyos que atacaram a villa de S. Paulo sob o commando do proprio irmão de Tebureçá, de nome Araray, « foi enterrado na egreja do Collegio com muita honra, acompanhando-o todos os christãos portuguezes com a cêra da confraria», segundo se expressou em carta de 16 de Abril de 1563 o grande José de Anchieta. Fez testamento; e falleceu como o melhor dos christãos, recommendando á sua mulher e filhos que não deixassem de honrar sempre a verdadeira religião.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sob o commando de João de Souza: era uma das náus de corsarios francezes que Martim Affonso apresára.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Outros escrevem Induá-guassú, pilão grande. E parece mais correcto.

O padre José de Anchieta escreveu Unguá-guassú.

Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, § 141, dá esse nome gentilico somente ao lugar em que depois foi fundada a villa do Porto de Santos; e, no § 147, explica a rasão por que, sendo antes sómente Porto, accrescentou-se depois

do Brazil, hoje villa de S. Vicente, cerca de duas leguas ao sul da cidade de Santos, fundada posteriormente (1536) por Braz Cubas, um dos muitos cavalleiros fidalgos da casa real que haviam acompanhado a Martim Affonso.

Alguns historiadores dizem que, só após a volta do Rio da Prata, foi que Martim Affonso conheceu as costas ou o littoral entre Rio de Janeiro e a ilha de Cananéa; e que só então deu-se o facto do encontro delle com João Ramalho e Antonio Rodrigues.

Tem mais procedencia o asserto do padre Francisco de Santa Maria, em sua obra Anno historico (\*). De outro modo não explica-se a série das denominações dadas pelo religioso Martim Affonso ás terras percorridas, desde que descobrio o Rio de Janeiro em 1.º de Janeiro de 1531, como já ficou referido.

Mas, em summa, tal disputa não vale muito para o modesto e particular plano deste livro.

Resolveu Martim Affonso, em 22 de Maio de 1532, fazer voltar a Portugal seu irmão Pedro Lopes de Souza,

de Santos. E foi porque, fundada alli a primeira confraria da Misericordia, no Brazil, e confirmada por El-Rei D. João III em Almeirim aos 2 de Abril de 1551, com todos os privilegios das identicas em Portugal, Braz Cubas, promotor da confraria, edificou a respectiva egreja, e junto a esta o hospital com o appellido de Santos, á imitação de outro que em Lisbôa tinha o mesmo nome.

Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XI, tambem entende que o nome Enguá-guassú (pilão grande) foi dado pelos indigenas ao local em que é hoje a cidade de Santos; por motivo do monjôlo que ahi construio Braz Cubas, e que foi o primeiro no Brazil. «A idéa do monjôlo fôra sem duvida trazida por Cubas, da Asia, e ainda hoje é conhecido na China; sendo-o na ilha Formosa com o nome de Chui toi, que equivale a pilão d'agua». Varnhagen afiança a verdade dessa sua affirmação; porque teve occasião de verifical-a em 1873, na Exposição Universal de Vienna, em vista dos modelos expostos na secção da China.

<sup>(\*)</sup> Veja-se frei Gaspar da Madhe de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, §§ 52 e 120. Este chronista transcreveu textualmente a carta régia de 28 de Setembro de 1532, que resolve formalmente este ponto; e, mesmo a outros respeitos, essa carta régia é documento de alto valor.

a fim de dar a El-Rei noticia circumstanciada das explorações na região do Rio da Prata; e, em 28 de Setembro desse mesmo anno, D. João III escreveu uma carta, communicando-lhe a resolução de dividir o Brazil em capitanias desde Pernambuco até o Rio da Prata, e declarou ter-lhe doado cem leguas.

Martim Affonso, entretanto, depois de distribuir sesmarias a varios fidalgos que com elle vieram na armada; e especialmente a Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho, as terras situadas na ilha de S. Vicente, a duas leguas da barra de Santo Amaro e fronteiras a Tumiarú, reservada somente a área necessaria para estaleiro de embarcações (um tiro de arco em róda): subio a serra Paranapiacaba para reconhecer os campos de Pira-tininga, em companhia de João Ramalho, seu guia, em cuja casa no sitio conhecido depois por Borda do campo (\*) fez pousada. Ahi Martim Affonso confirmou-lhe a posse em que estava dessas terras; e ainda nesse lugar assignou cartas de sesmarias abaixo da serra, nas terras da costa e das ilhas.

Em fim de 1533, voltou para Portugal, deixando por seu loco-tenente Gonçalo Monteiro, com a patente de capitão-mór e ouvidor. Foi o primeiro capitão-mór da capitania, 1533 a 1537. Segundo frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, § 63, Gonçalo Monteiro era um sacerdote que acompanhara a Martim Affonso nessa expedição e que ficou parochiando a egreja de S. Vicente; mas Azevedo Marques, Chronologia, contesta isso, dizendo não ter encontrado em muitos papeis

<sup>(\*)</sup> Neste lugar, João Ramalho fundou uma povoação; e, em 1553, aos 8 de Setembro, foi elevada á villa, sob o nome de Santa André, pelo segundo capitão-mór loco-tenente Antonio de Oliveira e pelo provedor da fazenda real Braz Cubas, ratificada em 1554 pelo donatario da capitania. Em 1560, estando em S. Vicente o governador geral do Estado, então Mem de Sá, este ordenou a demolição dessa villa e a mudança para a de S. Paulo de Pira-tininga, que, por iniciativa dos padres da Companhia de Jesus, fôra fundada em 1554, e que, por foral dado por Martim Affonso, em data de 5 de Setembro de 1558, já estava elevada á villa.

daquella epocha a asserção de ser sacerdote o tal Gonçalo Monteiro: o que não justifica a contestação, fundando-se os outros em documentos, mormente no titulo de sesmaria dada a Estevam da Costa em 1536, no qual é affirmada a qualidade de vigario. Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XI, confirma esta qualidade.

Seguindo para a India, no fim de 1534 (\*), por ordem d'El-Rei, deixou seus poderes á sua mulher D. Anna Pimentel, a qual, pelo substabelecimento, confirmou em Gonçalo Monteiro a anterior nomeação de loco-tenente do já então donatario Martim Affonso.

Em 1538, a mulher de Martim Affonso mandou de Portugal, como capitão-mór governador e ouvidor da capitania, o cavalleiro fidalgo da casa real Antonio de Oliveira; e, pois, succedendo este a Gonçalo Monteiro, governou até 1541.

Sob o governo deste capitão-mór, a villa nascente de S. Vicente soffreu uma inundação do mar, que derruio-lhe as casas do conselho e o pelourinho. Mais tarde, em consequencia de serem descobertas dos mattos as vertentes dos rios, deu-se um como pequeno diluvio, cujas aguas, descendo dos montes, levaram ao porto muita terra, e foi por isso que o ancoradouro de S. Vicente, ficando quazi entulhado, acabou por ceder ao de Santos a primazia.

Nesta epocha, tendo á vista a lista de capitães-móres até 1698, publicada por Azevedo Marques, Apontamentos historicos, na palavra Capitães-móres, houve confusão de

<sup>(\*)</sup> Segundo se vê em Francisco d'Andrada, Chronica de El-Rei D. João III, com referencia a este facto no volume III, Martim Affonso de Souza seguio para a India em Setembro de 1534, com cinco náus, de que ia por capitão-mór.

D'alli voltou a Lisbôa, tendo praticado feitos gloriosos. Em 1541 voltou á India, com outras cinco náus, indo então para governador.

O referido Francisco d'Andrada não menciona o missionario que depois veio a ser S. Francisco Xavier, grande Apostolo do Oriente. Affirmam, porém, alguns chronistas que nesta fróta de 1541 fôra elle para a India.

loco-tenentes para as duas capitanias; talvez pela proximidade de parentesco dos donatarios, segundo pensa frei Gaspar da Madre de Deus. Já então, sendo fallecido o donatario Pedro Lopes de Souza, a capitania de Santo Amaro estava sob a administração de sua viuva D. Isabel de Gambòa.

Em verdade, na referida lista, estão os nomes de Christovam de Aguiar de Altero (1542), Antonio de Oliveira (outra vez, 1549), Gonçalo Affonso (1554), e Jorge Ferreira (1556), que tambem foram procuradores da sobredita D. Isabel de Gambòa. Ao passo que Braz Cubas (1545) foi loco-tenente somente de Martim Affonso, donatario da capitania de S. Vicente, passando em 1551 a ser provedor da fazenda real, e ainda depois (1552) loco-tenente do mesmo donatario. O seu antecessor Christovam de Altero (1542—1545) parece ter reunido as duas capitanias. (\*)

Antonio Rodrigues de Almeida, cuja primeira vinda a capitania de S. Vicente não é datada nas chronicas (\*\*), succedeu a Jorge Ferreira, quando em 1557 regressou de

<sup>(\*)</sup> Este Altero, em 1542, foi nomeado feitor e administrador da fazenda do Trato, pela mulher de Martim Affonso; e, tomando posse como capitão-mór em 28 de Março de 1543, alguns o dão tambem como loco-tenente do mesmo Martim Affonso. A sesmaria de Jorge Pires, porém, não foi dada por elle em 12 de Janeiro de 1545 como loco-tenente de Martim Affonso, senão como loco-tenente de D. Isabel de Gambóa e de seu filho; e de facto essa sesmaria era da barra da Bertioga para o morte, e aquella qualidade foi expressamente declarada no titulo.

<sup>(\*\*)</sup> Segundo frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, viera com Martim Affonso, e muitos outros fidalgos; e, voltando a Portugal para buscar a mulher e duas filhas, regressára, ainda só, em 1557. Não parece, porém, verosimil que viesse com Martim Affonso; ao contrario, por uma carta de sesmaria das terras de Ita-óca, no Rio de Janeiro, verifica-se que viera em 1547, mais ou menos, certamente para examinar a conveniencia da mudança.

Se elle tivesse vindo, em 1531, com Martim Affonso, deixando então em Portugal a mulher com duas filhas, não poderia sua mulher, regressando elle em 1557, e vindo ella em 1560, dar á luz em Santos, 1573, o illustre André de Almeida, da Companhia de Jesus, pois que teria mais de cincoenta annos. E, aliás, Pedro Taques não o menciona entre os fidalgos que vieram com Martim Affonso.

Veja-se a genealogia, Linha B, I.

Portugal, para onde tinha ido em 1556. Segundo se lê em Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, merceeu que Martim Affonso-o velho lhe fizesse mercê da propriedade dos officios de escrivão da ouvidoria e das datas de sesmarias e chanceller da capitania de S. Vicente: e, « estando a embarcar de regresso para esta villa (S. Vicente), foi constituido em capitão-mór, ouvidor, da capitania de Santo Amaro, do defuncto Pedro Lopes de Souza, por sua mulher D. Isabel de Gamboa, como tutora e administradora de seu filho Martim Affonso de Souza o moço, e sobrinho direito de Martim Affonso de Souza o velho, senhor donatario capitania de S. Vicente; e foi esta promoção por instrumento publico (\*), celebrado na nota do tabellião Amaral, em Lisboa, a 20 de Setembro de 1557, como se vè do mesmo instrumento, registrado na provedoria da fazenda real de S. Paulo, no livro das sesmarias, tit. 1562, pags. 16 e 17; e, como capitão-mór e ouvidor, concedeu terras dentro das dez leguas da capitania de Santo Amaro, que discorrem do rio Curupacê (\*\*) até à barra do rio de S. Vicente, braço do norte, chamado da Bertioga, como se vê das sesmarias que concedeu desde o anno de 1557 até 1568, que todas se acham registradas no cartorio da provedoria da fazenda real de S. Paulo, no livro das sesmarias, tit. 1562, desde pag. 11 até 123 ».

A verdade tambem em tudo isto é que os loco-tenentes de ambos os donatarios, de S. Vicente e de Santo Amaro, residiam dentro do territorio da primeira capitania, ao principio em S. Vicente, e depois em Santos, povoação fundada por Braz Cubas em 1536, e elevada á villa em 19 de Janeiro de 1545 (\*\*\*). Pelos titulos de sesmarias,

<sup>(\*)</sup> Na genealogia serão transcriptas as forças deste instrumento.

<sup>(\*\*)</sup> Juquery-quer $\hat{e}$ ; o qual divide hoje os municipios de S. Sebastião e Caraguatatuba.

<sup>(\*\*\*)</sup> Dentro da capitania de Santo Amaro não existia villa alguma até 1636, quando a povoação de S. Sebastião foi elevada á villa por provisão do conde de Monsanto, de 16 de Março desse anno.

portanto, e somente attendendo á sua ordem chronologica nos registros, não era possivel distinguir quaes os capitães-móres representantes de um e de outro donatarios. E, além disso, por exemplo Antonio Rodrigues de Almeida exercitava funcções nas duas capitanias: em uma (Santo Amaro), era capitão-mór; na outra (S. Vicente), era almoxarife e chanceller, e tinha a propriedade do officio de escrivão da ouvidoria e do das datas, como verifica-se dos titulos de suas sesmarias, sendo então capitães-móres por Martim Affonso, em 1560—Francisco de Moraes, em 1565—Pedro Ferraz Barreto, e em 1567—Jorge Ferreira. (\*)

Em 1569 a procuração de Antonio Rodrigues de Almeida é renovada para a capitania de Santo Amaro; mas, teve por successor, em 1577, Lourenço da Veiga, fidalgo da casa real, e este, em 1578, substabeleceu a procuração de André de Albuquerque, sua mulher e sua cunhada, herdeiros de Pedro Lopes de Souza, na pessoa de Salvador Corrêa de Sá, governador no Rio de Janeiro, e foi tomar posse do governo geral do Estado na Bahia, já então annullada a divisão de 1572 entre Estado do Norte e Estado do Sul. Por virtude dessa procuração, Salvador Corrêa de Sá concedeu terras de sesmarias na capitania de Santo Amaro, desde 1579 até 1602.

Por parte de Pedro Lopes de Souza, filho de Martim Affonso, fallecido em 21 de Julho de 1565 em Lisbòa, era, desde 1573, loco-tenente na capitania de S. Vicente Jeronymo Leitão; e, salva a interrupção adiante mencionada, continuou até que, em 1588, por procuração de 20 de Março desse anno, foi confirmado por Lopo de Souza, filho e successor do referido Pedro Lopes de Souza.

Mas, em 1580, tambem foi capitão-mór Antonio de Proença, natural de Belmonte, em Portugal, moço de camara do infante D. Luiz, e genro do supradito Antonio Rodrigues

<sup>(\*)</sup> E' o mesmo que já havia sido loco-tenente tambem na capitania de Santo Amaro (1556).

de Almeida (\*); e assevera-o Azevedo Marques, Apontamentos historicos, nos nomes Antonio de Proença e Capitães-móres, dizendo ter sido capitão-mór loco-tenente de Martim Affonso de Souza (\*\*), e ouvidor da capitania.

As cousas assim continuaram, sendo Diogo Arias de Aguirre o ultimo capitão-mór nomeado sob a autoridade do donatario-successor da capitania de S. Vicente, em 1599, segundo Machado de Oliveira, no Quadro historico da provincia de S. Paulo, embora não mencionado por Azevedo Marques, Apontamentos historicos, na sua lista de Capitães-móres. Machado de Oliveira errou o nome daquelle capitão-mór, escrevendo Diogo Arcaze de Aguerre. (\*\*\*)

Fallecendo D. Isabel de Lima de Souza e Miranda, sem successão, nomeou a seu primo Lopo de Souza, acima referido, para donatario da capitania de Santo Amaro (inclusive Itamaracá, em Pernambuco). E assim ficaram reunidas

Ha em tudo isto uma confusão de sobrenomes e de datas. AZEVEDO MARQUES, na referida lista, traz o nome de Diogo Arias de Araujo, em 1684. Não será o mesmo individuo, ao qual Pedro Taques, em titulo de Pires, pag. 26, refere-se como estando em Santos, na qualidade de procurador da Corôa, em 26 de Fevereiro de 1688?

O que vale para a historia é que, seja um ou outro, não ha mór prejuizo.

Veja-se, porém, a differença das datas. A verdade está com Pedro Taques, que apoia-se em uma provisão do governador geral, transcripta integralmente. Machado de Oliveira e Azevedo Marques erraram os nomes e confundiram os tempos.

Um Diogo Arias de Aguirre foi capitão-mór desde 1599; o qual foi substituido interinamente, em 1602, por Antonio Proença.

Posteriormente, em 1684—1688, houve outro, de nome Diogo Ayres de Aguirra.

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, II.

<sup>(\*\*)</sup> Nesse tempo, somente podia ser loco-tenente de Pedro Lopes de Souza, filho de Martim Affonso, pois que este tinha morrido.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, com referencia a .Antonio Proença, inserio a provisão de 15 de Maio de 1602, do governador geral D. Francisco de Souza, nomeando o mesmo Antonio Proença para servir interinamente de capitão da villa de S. Paulo, no impedimento de Diogo Arias de Aguirre.

as duas capitanias; mas o conde de Monsanto, D. Alvaro Pires de Castro e Souza, na qualidade de bisneto de Pedro Lopes de Souza, primeiro donatario, reclamou em demanda judicial a capitania de Santo Amaro.

Entretanto, serviram de capitaes-móres loco-tenentes de Lopo de Souza, então senhor das duas capitanias. Pedro Vaz de Barros e Antonio Pedrozo de Barros, assim collocados em 1602 e em 1607 por Azevedo Marques na já mencionada lista, embora outros invertam essa ordem, sem rasão alguma. Segundo Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, tratando desses dous irmãos, eram « pessoas de qualificada nobreza, e vieram providos Antonio Pedrozo em capitão-mór governador da capitania de S. Vicente e S. Paulo, e o irmão Pedro Vaz de Barros em ouvidor da mesma capitania, com clausula que, fallecendo Antonio Pedrozo, fosse capitão-mór governador e tambem ouvidor o irmão Pedro Vaz, e, fallecendo este. fosse Antonio Pedrozo o capitão-mór governador e tambem ouvidor». E refere-se á carta patente passada em Lisbôa aos 21 de Novembro de 1605, pela qual Antonio Pedrozo tomou posse na camara de S. Vicente aos 26 de Dezembro de 1607, e que se acha registrada no archivo da camara de S. Paulo, no caderno tit. 1606. O mesmo Pedro Taques accrescenta: « Porém, Pedro Vaz de Barros já tinha vindo a S. Paulo muito antes daquellas epochas, pois consta que era capitão-mór governador da dita capitania pelos annos de 1602 (cartorio da provedoria da fazenda real, livro dos registros das sesmarias n. 2.º, tit. 1602 até 1617, pag. 184 v.).» E referindo-se ao caderno de vercanças, tit. 1601, affirma que Pedro Vaz de Barros presidira uma sessão como capitãomor governador, para tratar-se de negocio grave para aquelle tempo.

A já referida demanda do conde de Monsanto continuou, por fallecimento de Lopo de Souza em 15 de Outubro de 1610, com sua irmã D. Marianna de Souza da Guerra, condessa de Vimiciro. A historia e as peripecias dessa demanda, quer ante os tribunaes, quer ante o Rei, quer ante as camaras de S. Vicente, de S. Paulo e de outros lugares das duas capitanias, pouco interessam ao assumpto principal deste livro (\*). Afinal, o conde de Monsanto veio a perder tudo, sentença judicial e mais actos administrativos, em virtude de uma diligencia expedida em 26 de Setembro de 1678 por El-Rei, a favor de Francisco Luiz Carneiro e Souza, conde da Ilha do Principe; e a camara de S. Vicente deu-lhe a posse, aos 28 de Abril de 1679, não só do que era realmente seu, como tambem das ilhas de S. Vicente e de Santo Amaro, com as villas situadas nellas, e nos seus fundos, que não eram suas!

Esta demanda trouxe sempre o governo das duas capitanias em desordens e em conflictos. E, porque José de Góes e Moraes, filho do capitão-mór governador Pedro Taques de Almeida (1684), cavalleiro fidalgo da casa real (\*\*), intentou, estando em Lisbòa, comprar ao então donatario D. Luiz Alvares de Athayde de Castro Noronha e Souza, marquez de Cascáes, por quarenta mil cruzados, além de quatro mil de luvas, as quarenta leguas ao sul de Cananéa e as dez ao norte da barra da Bertioga, que constituiam a capitania de Santo Amaro, El-Rei D. João V resolveu que o marquez de Cascáes recebesse da fazenda real esse dinheiro, e ficassem as ditas cincoenta leguas de terra incorporadas á Coròa e patrimonio real, conforme vê-se do alvará de 22 de Outubro de 1709; tendo sido lavrada a escriptura publica em 19 de Setembro de 1711. (\*\*\*)

Não pararam então as duvidas, porque a camara de S. Paulo, tendo de dar execução á carta régia e á escriptura

<sup>(\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, II, teve o trabalho de examinar essa demanda, publicando os principaes actos decisorios.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, V, relativamente a este capitão-mór loco-tenente, o qual nessa qualidade servio na villa de S. Paulo, já então cabeça da capitania (1681).

<sup>(\*\*\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, II, publicou integralmente o alvará e a escriptura publica supra.

de compra, tomou posse por parte da real Coròa, no dia 25 de Fevereiro de 1714, das referidas cincoenta leguas, incluindo as villas de S. Vicente, de Santos, de S. Paulo (\*), e todas as mais que o marquez de Cascáes, vendedor, por ventura possuia! De sorte que foram incluidas as terras das duas capitanias ao sul do rio Curupacê!

Esse supposto erro (\*\*) da camara de S. Paulo foi corrigido pelas cartas régias de 31 de Agosto de 1753 e de 28 de Janeiro de 1754, incorporando á Coròa e patrimonio real a capitania de S. Paulo, com indemnisação ao donatario.

Sem embargo, o facto da incorporação da capitania de Santo Amaro, graças á referida má interpretação da camara de S. Paulo, produzio por si só uma grande vantagem; porque foi talvez motivo para a restauração da capitania de S. Paulo, em 1765, com governo separado e independente do do Rio de Janeiro, e unidade de acção na administração. E diz um historiador (\*\*\*): « dahi avante a autoridade toda inteira achou-se concentrada na pessoa do governador da capitania; as incertezas e hesitações deixaram de apparecer na gerencia da administração publica, e esta começou a seguir uma marcha regular. »

Não devem, porém, ser olvidados:

1.º O facto da desannexação das capitanias de S. Vicente, Rio de Janeiro, e Espirito-Santo, para constituirem governo separado do geral do Brazil, na Bahia; sendo nomeado para o novo governo D. Francisco de Souza, accumulando o de administrador geral das minas, com o título de marquez das Minas, o qual falleceu em S. Paulo

<sup>(\*)</sup> Já então cidade, por carta régia de D. João V, de 11 de Julho de 1711; e cabeça da capitania, por provisão do donatario marquez de Cascáes, de 22 de Março de 1681.

<sup>(\*\*)</sup> Não houve propriamente erro; porque, pela carta régia de 10 de Julho de 1710, haviam sido fundidas em uma só as capitanias de S. Vicente e Santo Amaro.

<sup>(\*\*\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

a 10 de Junho de 1611 (\*). A carta régia, que fez a desannexação, é de 15 de Junho de 1608,

- 2.º A transferencia da séde deste governo para o Rio de Janeiro, com jurisdicção na capitania de S. Vicente sendo nomeado governador, em 3 de Abril de 1637, o general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, filho de Martim de Sá que fora capitão-mór loco-tenente do donatario na capitania de S. Vicente em 1618.
  - 3.º A constituição de todas as capitanias do sul em

E accrescenta Pedro Taques: « E outros mais alvarás de diversas regalias, os quaes todos se acham registrados na camara de S. Paulo, liv. tit. 1607, desde fl. 30 até fl. 37. E dos mesmos ou da maior parte delles faz menção D. Antonio Caetano de Souza, clerigo regular da Divina Providencia, no seu livro Titulos dos grandes de Portugal, tratando do marquez das Minas.»

Em sua Chronologia, Azevedo Marques, citando a Pedro Taques, confunde a data de 2 de Janeiro de 1608, desses alvarás, com a da provisão régia (15 de Junho de 1608) creando governo separado em S. Vicente. E anterior a dos alvarás, porque, desde que D. Francisco de Souza, então governador geral do Estado na Bahia, esteve em S. Paulo, 1599—1602, com seu secretario Pedro Taques, voltando após esse tempo para Portugal com a noticia das descobertas das minas de ouro em 1597 na serra de Jaguamimbaba (hoje Mantiqueira) e nas de Jaraguá e de Vuturuna, foi estudado esse assumpto; sendo afinal resolvida sua nomeação para administrador geral das minas, em 1607. No auno seguinte, é á vista da conveniencia de não ficar a capitania de S. Vicente subordinada ao governo geral na Bahia, foi que El-Rei Filippe III da Hespanha e II de Portugal, então em Lerma, mandou expedir a referida provisão de 15 de Junho; reunindo assim D. Francisco de Souza as duas qualidades.

<sup>(\*)</sup> Nessa occasião, segundo refere Pedro Taques, esse governador, D. Francisco de Souza, trouxe alvarás, com a data de 2 de Janeiro de 1608, e as seguintes faculdades:

a) Para dar o fôro de fidalgo da casa real, e o titulo de Dona para as mulheres, a quatro pessoas.

b) Para dar o fôro de fidalgo cavalleiro, a cem pessoas.

c) Para conferir o habito da Ordem de Christo, a dezoito pessoas.

d) Para gratificar, com a tença de 50\$000, a seis pessoas, e com a de 20\$000, a doze.

e) Para fazer mercê da serventia vitalicia de officios de justiça, sem limite do numero de pessoas.

um governo separado do geral do Brazil, por carta régia de 10 de Julho de 1658; sendo nomeado governador geral o supra-referido general Salvador Corrêa de Sá e Benevides.

- 4.º A desannexação da capitania de S. Paulo e Minas com governo separado e independente do do Rio de Janeiro, por cartas régias de 3 de Novembro de 1709; sendo nomeado seu primeiro governador e capitão-general Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. (\*)
- 5.º A desannexação de Minas Geraes para formar uma capitania separada e independente da de S. Paulo, por provisão régia de 20 de Fevereiro de 1720.
- 6.º A desannexação de todo o territorio de Santa Catharina e Rio-Grande do Sul, da capitania de S. Paulo, para ser annexado á do Rio de Janeiro, por carta régia de 11 de Agosto de 1738 e alvará de 18 de Dezembro de 1741.
- 7.º A desannexação dos territorios das minas de Cuyabá e Goyaz, da capitania de S. Paulo, para formarem duas capitanias separadas e independentes, por alvará de 9 de Maio de 1748.
- 8.º A extincção da capitania de S. Paulo e sua reunião á do Rio de Janeiro, pelo mesmo alvará de 9 de Maio de 1748: o que somente em 1.º de Marco de 1750

<sup>(\*)</sup> Este mesmo Coelho de Carvalho, sendo governador e capitão general do Maranhão, 1690—1701, provocou de El-Rei D. Pedro II a expedição da carta régia de 2 de Novembro de 1693, aos officiaes da camara de S. Paulo, para que fosse punido o paulista Francisco Dias de Siqueira, o qual «internara-se nos sertões daquella capitania e fizera grandes destruições e hostilidade nas aldêas domesticas». Francisco Dias de Siqueira falleceu na cidade da Bahia, lá deixando grosso cabedal. Era neto de Anna Pires, casada em segundas nupcias com Francisco de Siqueira, portuguez, e cunhada de Bartholomeu Bueno de Ribeira, na genealogia, Linha A, IV. (Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, pags. 11 a 14.)

teve execução, retirando-se o governador e capitão-general D. Luiz de Mascarenhas. (\*)

9.º A restauração da capitania de S. Paulo com governo independente do do Rio de Janeiro, por carta régia de 6 de Janeiro de 1765; sendo nomeado governador e capitão-general D. Luiz Antonio de Souza Botelho, autorisado a crear villas e freguezias onde julgasse conveniente, por carta régia de 26 de Janeiro do mesmo anno.

E do que fica exposto vê-se quaes eram os limites da capitania de S. Vicente, depois — de S. Paulo. Desde Macahé até o extremo sul; e todo o sertão, comprehendendo Minas, Matto-Grosso e Goyaz, e confinando portanto ao sul e oeste com as possessões hespanholas, e ao norte com Pará, Maranhão, Piauhy, Pernambuco, Bahia e Espirito-Santo. Reduzida successivamente, por perda de territorios a fim de se formarem capitanias novas, depois de haver sido subordinada ao governo do Rio de Janeiro em 1637, ainda que voltasse a constituir depois, em 1709, governo separado e independente, vio-se afinal abatida e extincta em 1748, com governo subordinado ao do Rio de Janeiro, pela segunda vez, readquirindo só em 1765 a posição de governo separado e independente!

Consideradas as quatro datas, 1748 (extincção da capitania), 1753 (incorporação da capitania á Coròa, com indemnisação ao donatario), 1763 (transferencia do vice-rei do Brazil para o Rio de Janeiro), e 1765 (restauração de governo separado e independente em S. Paulo), além das desannexações anteriores a 1748, é licito suspeitar que o governo de Portugal cogitava de peiorar a condição do donatario para diminuir a indemnisação; tanto mais concorrendo a variedade de decisões na famosa questão do conde de Monsanto, no seculo anterior, e o auto de posse pela

<sup>(\*)</sup> Dizia El-Rei naquelle alvará: « por ter resoluto se criem de novo dois governos, um nas minas de Goyaz, e outro nas de Cuyabá, e considerar ser desnecessario que haja mais em S. Paulo governador com patente de capitão general. » O governador, subalterno do do Rio de Janeiro, devia residir em Santos.

Corôa real, na camara de S. Paulo, em 25 de Fevereiro de 1714, na qual foi comprehendida a capitania de Santo Amaro, e tambem grande parte da capitania de S. Vicente, como já ficou referido.

Chicanas do tempo!

O governo de Portugal resolvêra fundar no Brazil um governo geral, com séde na Bahia; e Thomé de Souza foi o primeiro governador geral do Estado, segundo já foi referido, em 1549. Vieram com elle o muito illustrado padre Manoel da Nobrega, como superior, e mais alguns padres da Companhia de Jesus. Da Bahia, o padre Manoel da Nobrega, acompanhado dos padres Leonardo Nunes, Affonso Braz e Diogo Jacome, veio para a capitania de S. Vicente em Novembro do mesmo anno; e, em Junho de 1550, é fundado na villa de S. Vicente o Collegio da Companhia. Neste Collegio, estando de visita, o padre Manoel da Nobrega recebeu a carta patente, pela qual o fundador, depois Santo Ignacio de Loyola, o nomeou Provincial do Brazil.

Mais tarde vieram o padre Manoel de Paiva, superior, o padre José de Anchieta, e outros. Fundaram o Collegio de S. Paulo em Janeiro de 1554; e, desde então, por causa da escravisação dos gentios, começou uma lucta surda e latente entre os padres jesuitas e os que queriam especular com os infelizes indigenas.

Entretanto, outra causa não deixára de concorrer originariamente para crear um certo conflicto entre os padres da Companhia e os que acompanhavam a João Ramalho:

— a fundação da villa de S. Paulo, em prejuizo da de Santo André. (\*)

<sup>(\*)</sup> Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memorias para a historia da capitania de S. Paulo, I, 158, explica este conflicto; e diz que o pelourinho foi levantado em Santo André aos 8 de Abril de 1553.

Era situada á margem direita do ribeirão *Guapituba*, na paragem chamada *Borda do Campo*, ora dentro dos limites da freguezia de S. Bernardo.

Sem embargo da opposição de João Ramalho, a villa de Santo André foi demolida em 1560; mas, já anteriormente, a pedido dos padres da Companhia, para melhor e mais commodamente poderem instruir os neophytos, Tebyreçá, senhor de Pira-tininga, e Caha-uby, senhor de Geribatyba, aquelle baptisado com o nome de Martim Affonso, e este com o de João, estavam mudados para S. Paulo. (\*)

Não soffreu João Ramalho com paciencia esse golpe; e, excitando um irmão de Tebyreçá, de nome Araray (\*\*), este e outros indigenas retiraram-se da antiga aldêa de Pira-tininga, e, reunindo-se depois a tupis, carijós e tamoyos, assaltaram a nascente villa de S. Paulo, no dia 10 de Julho de 1562. Foram rechaçados pelos portuguezes, e pelos indigenas commandados por Tebyreçá em pessoa; e Tebyreçá pouco tempo sobreviveu á esta victoria, pois que falleceu em 25 de Dezembro desse mesmo anno, com todos os sacramentos.

Essa derrota veio aggravar ainda mais os resentimentos dos prejudicados; e, accumuladas as causas, de anno em anno, afinal as paixões fizeram explosão, já em principio do seculo XVII.

Tornou-se interprete desses sentimentos a camara da mesma villa de S. Paulo, representando em 10 de Junho de 1612 contra os padres da Companhia. Nada, porém, obteve do governo; porque o interesse maior era o da boa catechese, e sem duvida só os padres da Companhia, tão bem aceitos pelos indigenas, podiam fazel-a com vantagem. Isto mesmo reconheceu o papa Urbano VIII; dando por uma bulla de Março de 1638 á Companhia de Jesus a direcção dos indios.

<sup>(\*)</sup> A villa de S. Paulo ficou completamente fundada e reconhecida em 5 de Abril de 1560, data da respectiva provisão.

O cacique Tebyreçá fundou suas casas no logar em que depois foi edificado o mosteiro de S. Bento. Os antigos denominavam Rua de Martim Affonso (Tebyreçá) a que ainda hoje traz o nome de S. Bento.

<sup>(\*\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo, escreveu Ururay. Parece que foi inexacto.

A animosidade contra os padres da Companhia augmentou com a noticia das queixas e das reclamações dos que assistiram, afflictos, em 1628—1634, á destruição das reducções do Goara, fructo de setenta e quatro annos de fadigas e de trabalhos apostolicos.

Estas reducções estavam sob a direcção dos padres da Companhia, desde o seculo anterior; e os padres as tinham formado no interesse da paz e da domesticação da infeliz raça indigena. Mas, os bandeirantes de S. Paulo, descendentes em grande parte do portuguez João Ramalho com varias indigenas, e de outros que vieram depois, resolveram a invasão do territorio occupado por aquellas reducções, tomando por chefe Antonio Raposo, já experimentado por suas crueldades contra os gentios em outras emprezas de menor valia.

A bulla de 1638 foi o resultado daquellas queixas e reclamações dos padres da Companhia, a proposito das reducções do Goara.

Essas reducções foram formadas de restos de varias tribus, predominando pelo maior numero a tribu guarany, que por isso deu o maioral. Ao principio estacionavam entre os rios Paraná e Paraguay; mas, acossados pelos hespanhoes, reuniram-se, áquem do rio Paraná, ás margens do rio Uruguay, sob a constante e paternal direcção dos padres da Companhia de Jesus.

O Goara, propriamente dito, era dividido em duas secções, com a interposição do rio Tibagy, affluente oriental do Paraná, e formado de quatorze reducções; sendo Ciudad-Real a principal e tambem a mais populosa, situada na confluencia do rio Piquiry, tributario do Paraná em sua margem oriental. Formadas em 1557, e desenvolvidas no correr dos tempos com mais de cem mil indios, não apresentavam em 1634 senão vestigios.

Ainda depois, os padres da Companhia formaram oito reducções em territorio equidistante dos rios Paraná e

Paraguay, levando para lá, e para o seu grande estabelecimento denominado Xerez, em Paraguay, os restos dos destroçados indigenas. Mas, não escaparam, ainda ahi, á furia dos exploradores do gentio, já então ligados aos hespanhoes do Paraguay: essas novas reducções, e até o Xerez, foram destruidas completamente, e reduzidos á escravidão muitos desgraçados indios. Entretanto, os bandeirantes de Pira-tininga soffreram nessas ultimas refregas um desastre que os obrigou a não mais voltarem ao Paraguay.

A supra-referida bulla de Março de 1638 não podia deixar de exacerbar ainda mais os animos dos que exploravam o serviço dos indios; e, pois, no Rio de Janeiro, e depois em Santos, S. Vicente, S. Paulo e Parnahyba, ergueram elles manifestações hostis aos padres da Companhia. Se no Rio de Janeiro o governador Salvador Corrêa de Sá logrou abafar a revolta, obtendo que a bulla não tivesse alli execução, não aconteceu o mesmo em S. Paulo, longe de sua acção. Com effeito, no dia 13 de Julho de 1640, foram expulsos violentamente de seu Collegio o reitor Nicoláu Botelho, mais quatro padres e dous leigos.

Tambem nesta epocha a população da villa de S. Paulo andava muito trabalhada de odios nas familias. E foi então que occorreu, mesmo no pateo da matriz (\*), aquella lucta entre Pedro Taques (irmão de Lourenço Castanho Taques) e Fernando de Camargo (\*\*), sahindo ambos

<sup>(\*)</sup> E' hoje a Sé cathedral.

<sup>(\*\*)</sup> Era neto de Francisco de Camargo e de sua mulher D. Beatriz de la Peña, naturaes da Hespanha, vindos para S. Paulo em meado do seculo XVI. E filho de José Ortiz de Camargo e de sua mulher D. Leonor Domingues.

Este José Ortiz de Camargo foi o tronco da familia de Camargos, rival e inimiga da de Pires. Foi um seu filho, do mesmo nome, o promotor da guerra entre aquellas familias.

Amador Bueno de Ribeira era Pires, por sua mãe D. Maria Pires, filha de Salvador Pires que foi casado com D. Mécia Fernandes; esta, neta de Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho, e casado com a india Antonia Rodrigues, filha de Piquiroby, chefe indio maioral da aldêa de Ururay; aquelle, filho de outro Salvador Pires, cavalleiro fidalgo, e de sua mulher D. Maria Rodrigues.

feridos, e mortos varios que correram a intrometter-se na contenda. Em 1641, Fernando de Camargo, á falsa fé, ferio a Pedro Taques pelas costas com uma adaga, e matou-o instantaneamente.

O anno de 1641 começára em verdade muito agitado: e, coincidindo a noticia da restauração de Portugal e a da acclamação de D. João IV, foi feita egual acclamação, em Santos, no mez de Março; não o sendo na villa de S. Paulo, no dia 1.º de Abril, porque uma conjuração de hespanhoes (entre os quaes dous genros de Amador Bueno de Ribeira, D. Francisco Matheos Rendon e D. João Matheos Rendon), suscitando uma manifestação popular, entendêra util acclamar aquelle mesmo Amador Bueno—rci de S. Paulo! (\*) Felizmente para Amador Bueno e para os conjurados, a acclamação não teve effeito algum, graças ao bom senso do

Mas, alliaram-se, pelo casamento, com a familia de Camargos ma irmã e um irmão de Amador Bueno. A irmã, D. Isabel de Ribeira, casou-se com Francisco de Camargo; e o irmão, Bartholomeu Bueno, com D. Marianna de Camargo: ambos irmãos do sobredito Fernando de Camargo.

Veja-se Azevedo Marques, Apontamentos historicos de S. Paulo, nos nomes José Ortiz de Camargo e Salvador Pires, pae e filho.

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha A, V e VI.

Os hespanhoes não podiam ter recebido com calma a noticia da restauração de Portugal, que importára a derrota da Hespanha, e, pois, trataram de impedir, por esse meio, a acclamação de D. João IV, na esperança de manterem para Castella a importante capitania de S. Vicente, que então comprehendia o sul inteiro e a maior extensão do sertão do Brazil. E' essa a opinião de frei Gaspar da Madre de Deus, nas Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, e a de outros chronistas e historiadores.

Mas, a conjuração dos hespanhoes, não tendo sido senão o assomo natural do patriotismo ferido, nada teve de censuravel. Se, entretanto, fossem bem succedidos, teriam sido heróes. Sempre a eterna historia das revoluções e dos factos consummados! A acclamação do proprio D. João IV e a restauração de Portugal foram fructos de uma revolução feliz; sem embargo da celebre obra do jurisconsulto Francisco Velasco de Gouvea, intitulada Justa Acclamação do Serenissimo Rey de Portugal D. João IV, e do que antes escrevêra o outro jurisconsulto João Pinto Ribeiro, cabeça e promotor da acclamação do mesmo D. João IV.

velho paulista, e ao auxilio dos frades do mosteiro de S. Bento que o recolheram, e, após, sahiram a dissuadir de tal proposito o povo.

A acclamação de D. João IV foi feita definitivamente, na villa de S. Paulo, no dia 3 de Abril; lavrando-se em camara um auto que foi assignado, entre outros, por Lourenço Castanho Taques. (\*)

Depois seguio-se uma pendencia, até 1653, para a readmissão dos jesuitas; porque o governo de Portugal, o governador no Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, e as autoridades em geral, reclamavam isso, e traziam os implicados sob a pressão de processos, de perseguições e de prisões, além das excommunhões incorridas. Ém vão o supra-referido governador do Rio de Janeiro tentou visitar a villa de S. Paulo, a fim de pacificar os animos: os revoltados cortaram a estrada, e em outros pontos da mesma estrada levantaram palicadas, para obstaremlhe a viagem. A camara de S. Vicente, porém, estava de melhor accordo: e convidára mesmo a de S. Paulo a reflectir sobre o assumpto, porque fòra violento o acto da expulsão dos padres em 1640, e continuariam as devassas e os processos. A camara de S. Paulo cedeu; e disso tomou assento no dia 18 de Maio de 1641, comtanto que os padres da Companhia aceitassem certas condições: no dia seguinte, porém, nova desordem popular, para obrigar a camara a revogar o assento anterior! (\*) Nova resistencia fez ainda o então denominado povo á execução do alvará de 3 de Outubro de 1642, de D. João IV, para que os padres expulsos fossem restituidos ao seu Collegio em S. Paulo!

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, IV. El-Rei agradeceu essa prova de fidelidade por carta de 24 de Setembro de 1643.

<sup>(\*\*)</sup> Os padres da Companhia de Jesus attribuiam ás ordens monasticas co-participação nesses movimentos, especialmente á de Santo Antonio, depois S. Francisco, de que era guardião frei Francisco dos Santos. A historia da Companhia de Jesus assignala, em todo o mundo, essa rivalidade, que não podia deixar de manifestar-se tambem na capitania de S. Vicente.

E corria o anno de 1647, quando veio o alvará de 7 de Outubro (\*), concedendo perdão a todos os individuos que em S. Paulo, S. Vicente, Santos, Mogy das Cruzes, Parnahyba e Rio de Janeiro haviam tomado parte na expulsão dos jesuitas, não podendo, porém, ter effeito seuão depois de readmittidos os padres. Só aos 14 de Maio de 1653 foi assignado em S. Vicente o accordo para a restituição delles aos seus Collegios na capitania, mediante condições aceitas por uma e outra parte! (\*\*\*)

Nesse mesmo mez de Maio de 1653, dias antes, o juiz ordinario Fernando de Camargo (\*\*\*) foge com as chaves da camara, obrigando o ouvidor-geral João Velho de Azevedo a mandar arrombar as portas e o cofre. Este ouvidor-geral, fazendo queimar os pelouros velhos, convocou os vereadores do anno passado para continuarem em exercicio até nova eleicão. Fernando de Camargo e seu irmão José Ortiz de Camargo congregaram seus sequazes, e, armados, tentam entrar na villa de S. Paulo no dia 5 de Fevereiro de 1654; a camara reunio-se, porém, e resolveu pedir auxilio ao capitão-mor, o qual residia em Santos. No dia 7 entram; e, dirigindo-se à camara, José Ortiz de Camargo adianta-se e apresenta a provisão que o nomeava ouvidor! A camara nega-lhe a posse; e neste sentido afixa edital. Mas, no dia 9, reunida a camara com o capitão-mór, e pessoas notaveis da villa, entre as quaes o visitador da Companhia de Jesus, o abbade do mosteiro de S. Bento, o prior do convento do Carmo e o governador do convento de S. Francisco, ordens

<sup>(\*)</sup> Foi João Pires, chefe então da familia dos *Pires*, quem, com seu amigo Fernão Dias Paes, conseguio a readmissão dos padres jesuitas, obtendo antes este alvará. Adiante, no capitulo XI, damos os documentos dessa readmissão.

<sup>(\*\*)</sup> El-Rei agradeceu aos paulistas, por carta de 11 de Dezembro de 1654, a readmissão dos jesuitas.

<sup>(\*\*\*)</sup> O mesmo que assassinára em 1640 a Pedro Taques, irmão de Lourenço Castanho Taques, e filho do outro Pedro Taques—fundador da familia Taques Pompeo.

Vêr adiante a genealogia, Linha B, III e IV.

monasticas já existentes (\*), é resolvido conservar a José Ortiz de Camargo no cargo de ouvidor, sem porém poder usar da provisão, até chegar o ouvidor syndicante. Este accordo, ao qual não se quiz sujeitar o referido Ortiz, foi approvado por provisão régia de 3 de Outubro do mesmo anno, tendo sido declarados nullos os actos praticados por José Ortiz de Camargo na qualidade de ouvidor da capitania.

<sup>(\*)</sup> O mosteiro de S. Bento foi fundado em S. Paulo, no anno de 1600, por frei Matheus da Ascensão, na ermida erecta em 1598 por devoção do governador D. Francisco de Souza e por frei Mauro Teixeira, dedicada á Nossa Senhora do Montserrate. Para a fundação deste mosteiro foram concedidas pelo capitão-mór Jorge Corrêa, em 4 de Julho de 1598, duas sesmarias, como vê-se no respectivo livro de registros na Thesouraria de Fazenda. A egreja foi reconstruida em 1650 por Fernão Dias Paes, que se obrigou, por si e por seus descendentes, a dala prompta de tudo, inclusive alfaias, sob a condição de ter para sua familia na capella-mór um carneiro ou jazigo, e assim mais duas sepulturas nas ilhargas do dito carneiro.

O mosteiro de Parnahyba foi fundado em 1643; o de Santos, em 1650; o de Sorocaba, em 1661; e o de Jundiahy, em 1668.

<sup>—</sup> O convento do Carmo foi fundado em S. Paulo, no anno de 1594, por frei Antonio de S. Paulo, em terras doadas por Braz Cubas, que havia fallecido em 1592, em Santos.

O convento de Santos já estava fundado desde 6 de Janeiro de 1580, por frei Domingos Freire. Em 1599 foi transferida a edificação, já começada no lugar de Nossa Senhora da Graça, para os terrenos doados por Braz Cubas, em escriptura de 31 de Agosto de 1589.

O convento de Mogy das Cruzes foi fundado em 1629, a pedido da camara e do vigario, por frei João da Cruz e por frei Manoel Pereira.

O convento de Itú foi fundado em 1719 pelo padre commissario frei João Baptista de Jesus, por autorisação de D. João V, a pedido das camaras de Itú e de Sorocaba.

<sup>—</sup> O convento de S. Francisco foi fundado em S. Paulo, em 1640, depois do exame do local por frei Manoel de Santa Maria, custodio enviado para executar o alvará de 29 de Novembro de 1624, que autorisára a fundação de conventos de franciscanos na capitania de S. Vicente. O referido custodio, em 1639, tendo examinado o local e os recursos necessarios para a ordem em Santos e em S. Paulo, voltou á Bahia e reunio capitulo em 6 de Agosto desse anno: o capitulo resolveu fundar os dous conventos, e nomeou prelados fundadores, do de S. Paulo frei Francisco dos Santos, e do de Santos frei Pedro de S. Paulo, os quaes, acompanhados de outros irmãos, chegaram a Santos em 25 de Janeiro de 1640. O convento de S. Paulo foi ao principio em uma casa junto á

Não obstante, a agitação continuou em S. Paulo, em 1655, já então com o vigario Domingos Gomes Albernaz, deposto pelo povo e camara; ficando com as funcções parochiaes o coadjutor padre Anacleto Lobo! O vigario, munindo-se de novas provisões, volta em 28 de Maio de 1656, com gente armada, e toma conta da egreja; mas, reune-se o povo, e a camara, depois de apresentadas as provisões, resolve não consentir que exerça as funcções parochiaes até decisão do governo, ao qual representa com o povo!

No estado de turbulencia da capitania de S. Vicente, para o que concorrêra principalmente a incerteza dos direitos do verdadeiro donatario della, desde que começára a famosa demanda do conde de Monsanto com Lopo de Souza, continuada depois com a condessa de Vimieiro, o governo de Portugal teve necessidade de attender mais scriamente para esta região do Brazil. Accrescia o facto da fraqueza do

emida de Santo Antonio (ainda existe já augmentada, á rua Direita); mas, em 1643, vindo a S. Paulo o segundo custodio frei Francisco das Neves, não approvou o local, e determinou a mudança para o em que é boje a Faculdade de Direito, e mudou a denominação de Santo Antonio para a de S. Francisco e S. Domingos.

O convento de Santos manteve a denominação de Santo Antonio; e no local, em que depois foi o cemiterio publico, é hoje a estação da estrada de ferro de Santos a Jundiahy (companhia ingleza), restando apenas a egreja.

O de S. Sebastião foi fundado a 11 de Maio de 1650 pelo commissario frei Macêo de S. Francisco.

O de Itanhaen foi fundado em 1655 por frei Melchior de S. Francisco, a pedido dos moradores ao custodio frei Daniel de S. Francisco, que a determinou em capitulo celebrado na Bahia aos 14 de Setembro de 1653.

O de Itú foi fundado em 1704 por frei Filippe de Campos, ituano.

O de Taubaté foi fundado em 25 de Abril de 1764 por frei Jeronymo de S. Braz, a requerimento da camara, nobreza e povo, e depois de obtidas as licenças necessarias.

<sup>—</sup> Todos estes conventos foram fundados, apezar da prohibição exarada no alvará de 16 de Outubro de 1609, e depois na carta régia de 18 de Dezembro de 1683:— o que prova que o poder civil não deve ingerir-se no que não é de sua natural competencia.

governador geral do Estado na Bahia, conde de Athouguia, approvando, em 24 de Novembro de 1655, a concordata feita em S. Paulo para que, nas eleições da camara, entrassem sempre dahi em diante pessoas das familias dos *Pires* e dos *Camargos* em numero egual, havendo porém um neutral! (\*) E, pois, foi reorganisado o governo das capitanias do sul, e creado nellas, tendo por séde o Rio de Janeiro, um governo geral, separado do da Bahia; e continuou como governador geral o mesmo Salvador Corrêa de Sá e Benevides: tudo por carta régia de 10 de Julho de 1658, segundo já foi referido em outro lugar.

Este governador geral, querendo visitar a villa de S. Paulo, e já estando em Santos, teve noticia de um motim naquella villa, havendo o povo levantado gritos sediciosos, em frente à casa dos juizes ordinarios e dos officiaes da camara, embora com vivas a El-Rei D. Affonso: tudo isso porque o governador era tido e havido como contrario á escravisação dos indios, e favoravel aos padres da Companhia de Jesus. Estes factos occorreram em 2 de Novembro de 1660; e tinham inteira relação com o movimento já iniciado em grande parte no Rio de Janeiro, onde a camara e o povo, no mesmo mez de Novembro, em ausencia do governador geral, depuzeram do governo trino, em que haviam sido deixados, Thomé Corrêa de Alvarenga, governador da praça, sargento-mór Martim Corrêa Vasques, e Pedro de Souza Pereira, provedor da fazenda real, e os fizeram prender em uma fortaleza, declarando negar tambem inteiramente obediencia, dahi em diante, ao proprio governador geral!

<sup>(\*)</sup> Esta concordata foi depois approvada tambem por cartas régias de 23 de Julho de 1674 e 28 de Dezembro de 1688; ficando, em consequencia, perdoados os compromettidos naquella lucta de mais de dous annos, na qual, entretanto, fôra derramado tanto sangue!

Quanta anarchia e fraqueza administrativa!

Isto foi a reproducção do occorrido em Roma, onde existia uma lei, na qual se ordenava que, havendo competencia no senado sobre os consulados, precedessem a todos os oppositores os que descendessem da geração dos Sylvios, Torquatos e Fabricios, conforme refere A. DE VILLAS-BOAS E SAMPAIO, Nobiliarchia Portugueza, III.

Em relação á villa de S. Paulo, o governador geral mandou publicar, em 15 do sobredito mez, um bando suspendendo do exercicio de seus cargos o ouvidor Antonio Lopes de Medeiros e o juiz ordinario D. Simão de Toledo Piza. (\*)

Em relação ao Rio de Janeiro, quiz voltar para lá com mór urgencia, a fim de socegar o tumulto e castigar os cabecas e autores da sedição. Não o consentio Lourenço Castanho Taques - o velho (\*\*), a quem D. João IV havia escripto uma carta recommendando ajuda e favor ao governador geral, tambem nomeado administrador geral das minas ouro e prata na capitania, a fim de não ter embaracos diligencia dos descobrimentos, a que era enviado. E, porque Lourenço Castanho Taques interpuzesse seus bons officios ante o governador geral, este mandou publicar em Santos. no dia 1.º de Janeiro de 1661, um bando perdoando aos que se haviam compromettido em S. Paulo e tinham sido pronunciados na devassa que se tirou. Entretanto, insistindo o governador geral em voltar ao Rio de Janeiro, apezar das instancias de Lourenço Castanho Taques e do grande respeito que este merecia, para o que se lhe uniram os paulistas de primeira nobreza, assentou o mesmo Lourenco Castanho Taques acompanhal-o com forças de armas até lá: mas nem este auxilio elle admittio.

Assim desenganado da aceitação de seus tão leaes serviços á causa da restauração da ordem publica no Rio de

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, II, com referencia ao capitão-mór D. Diogo de Toledo Lara, seu neto.

Com o mesmo nome teve outro neto, Dr. D. Simão de Toledo Piza, que, em 1670—1690, foi juiz ordinario e juiz de orphãos em S. Paulo; ouvidor e corregedor da capitania de S. Paulo e S. Vicente; capitão-mór governador da mesma capitania.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, IV, com referencia a esse mesmo nome. Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, tratando de Lourenço Castanho Taques—o velho, transcreveu a carta violenta de 16 de Novembro de 1660 dos officiaes da camara do Rio de Janeiro aos da de S. Paulo, e a resposta frouxa dos desta aos daquella em 18 de Dezembro do mesmo anno.

Janeiro, Lourenço Castanho Taques, usando de sua grande influencia em S. Paulo, ainda fez com que os prelados das religiões ou mosteiros, os cidadãos de primeira nobreza, o senado da camara e o povo, em carta, e no nome de El-Rei, ponderassem ao governador geral os perigos de sua resolução. Essa carta era assignada por todos os principaes da villa, mesmo os que traziam conflictos entre si, como por exemplo os da familia dos Pires e os da familia dos Camargos; pelo vigario da egreia Domingos Gomes Albernaz; pelo ouvidor Antonio Lopes de Medeiros e pelo juiz ordinario D. Simão de Toledo Piza, que, como já ficou referido, haviam sido suspensos pelo proprio governador geral em 15 de Novembro de 1660; por Lourenço Castanho Taques, pae e filho; pelo capitão-mór Antonio Ribeiro de Moraes; e por Manoel Alves de Souza (\*), e outros paulistas de veneração e respeito. Nessa mesma carta, o governador geral é convidado a vir á villa de S. Paulo, reconhecendo os assignatarios os seus grandes serviços e zelo pelo bem commum, e dando-lhe satisfação pela offensa que lhe haviam feito em 1660. (\*\*)

A resposta foi dada, já em S. Paulo, a 2 de Março de 1661: e, depois de agradecer a mercê que lhe faziam em abonar as suas acções, declarou ter necessidade urgente de chegar ao Rio de Janeiro, a dar calór á obra dos galeões alli começada. E accrescentou, para aquietar os animos quanto aos nenhuns perigos a correr: « porque considero que os moradores, á vista do bando que já mandei lançar e lhes dava modo do bom governo accommodando-me ás suas desconfianças, espero obrem como leaes vassallos, conhecendo que a minha tenção não é mais que conservar a

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, VII, com referencia a João Mendes de Almeida.

<sup>(\*\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Chronologia, dá á esta carta a data de 3 de Março de 1661; mas a resposta do governador geral, transcripta por Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, é de 2 do mesmo Março de 1661, e escripta de S. Paulo. Um ou outro errou a data respectiva. Acreditamos que o erro é do primeiro; porque o governador geral não queria demorar-se.

jurisdicção real; que, supposto com a ajuda de Vmcês. e desta capitania, e zelo dos moradores della no serviço real, podia en tratar do castigo, me conformo antes em obrar, em materias de povo, com toda a prudencia, até resolução de Sua Magestade, para com ella obrar o que me mandar.» (\*)

Desde esta epocha, e attendendo ao impulso que D. Affonso VI quiz dar á exploração das minas, encarregando a Agostinho Barbalho Bezerra a das de ouro e de prata, c a Fernando Dias Paes Leme (\*\*) a das de prata e de esmeraldas, desenvolveu-se para os paulistas a vida aventureira dos sertões. Muitos, porém, mais amigos de combates, preferiram a internação para a caçada de indios; e até, em 1666, Antonio Raposo, á frente de sessenta brancos e de

<sup>(\*)</sup> Esta resposta do governador geral, attestando a sua energia, affirma ao mesmo tempo a sua prudencia e o seu coração bondoso.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, IV, com referencia ao dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, por seu casamento com D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, a qual teve por ascendentes, nessa familia Paes Leme, o dr Antonio Fortes de Bustamante Sá e Leme (seu pae), D. Lucrecia Leme Borges de Siqueira (sua avó), Garcia Rodrigues Paes Leme (seu bisavó), Fernando Dias Paes Leme (seu ter-avô), Pedro Dias Paes Leme (seu quarto-avô), e Fernão Dias Paes (quinto-avô).

Foi Fernando Dias Paes Leme o encarregado da descoberta das minas de prata e das famosas esmeraldas; e era casado com D. Maria 6arcia Rodrigues Betim. Os historiadores e muitos documentos officiaes o tratam somente por Fernão Dias Paes, confundindo-o com o avô, que apenas assim era chamado.

Seu filho Garcia Rodrigues Paes Leme o acompanhou nessa expedição aos sertões de Sabará-bossú e dos indios Mapaxós, em 1672; e continuou, após sua morte, 1680, as explorações; tendo sido nomeado, por provisão de 23 de Outubro de 1683, capitão-mór das entradas e descobrimentos das esmeraldas. Em 1702, por carta régia de 27 de Março, foi nomeado fidalgo cavalleiro da casa real. Abrindo, á sua custa, no espaço de cinco annos, a estrada para as minas-geraes, El-Rei escreveu-lhe uma carta para louvar-lhe esse acto. Teve o titulo e o privilegio de guarda mór das minas por tres vidas, que findaram na pessoa de seu neto Fernando Dias Paes Leme. Garcia Rodrigues Paes Leme falleceu em 7 de Março de 1738.

Os serviços destes Fernão Dias Paes Leme e Garcia Rodrigues Paes Leme constam da historia patria, da legislação de Portugal, e de todos os archivos e cartorios publicos em S. Paulo e no Rio de Janeiro.

outros tantos indios, não duvidou atravessar o Brazil, de sudoeste a noroeste, escalar os Andes, chegar ao Perú, e dalli voltar, depois de varios combates, ao territorio do Brazil, mas já na região banhada por affluentes do Amazonas, desembarcando afinal no Guaporé (\*). Foi este mesmo sujeito que, como já ficou referido, 38 annos antes, em 1628—1629, investio, á frente de 900 mamelucos e de 2000 sertanejos, as reducções do Goara, entre os rios Paraná e Uruguay, e desbaratou-as completamente, trazendo prisioneiros mais de 2500 indios.

Era tal a paixão pelas internações á caça dos gentios que, em 1672, o mestre de campo Paschoal Paes de Araujo (\*\*) seguio para os sertões de Goyaz e Bahia, e foi levando por diante muitas das nações do gentilismo, perseguidas das suas tropas, até os territorios do Piauhy (\*\*\*) e do Maranhão. Era então governador do Estado e capitania do Maranhão Pedro Cezar de Menezes (\*\*\*\*); e sendo o

<sup>(\*)</sup> Rio que nasce proximo á Villa-Bella, hoje Matto-Grosso, na provincia deste nome.

Os indigenas o chamavam Aporé. Os hespanhoes o denominavam Ithenes; e ignoramos se ainda assim o nomeiam.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, attribue essa expedição a Sebastião Paes de Barros, talvez apenas companheiro daquelle. Mas. Berredo, Annaes historicos do Maranhão, 1187, confirma ser aquelle mesmo mestre de campo Paschoal Paes de Araujo.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pela Provisão do Conselho Ultramarino de 11 de Janeiro de 1715 foi desligado da capitania da Bahia, e subjeito á do Maranhão, o territorio do Piauhy. Sendo desde então mera comarca desta ultima capitania, foi elevado á capitania em 1718; não começando, porém, a ter governadores senão em 1758, segundo o attesta o padre Ayres do Casal, Corographia Brasilica, II, com referencia á provincia deste nome.

Pedro Taques, Nobiliarchia Poulistana, e o padre Jose de Moraes, Historia da Companhia de Jesus nas extinctas provincias do Maranhão e Pará, I, 1, escrevem Piagui ou Piaguy, por ser esse o nome indigena. A sua capital, que era então a antiga aldêa Cabrobó, depois villa da Mocha, depois Oeiras, á margem do rio Canindé, é hoje a cidade Therezina, á margem do rio Parnahyba.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, não foi exacto ainda neste ponto, por dar ainda como governador do Estado do Maranhão Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que em 9 de Junho de 1671 findára o seu governo. Confundio dous factos, como adiante se verá-

seu primeiro cuidado o descobrimento do famoso rio Tocantins, nomeou para esta expedição o capitão Francisco da Motta Falcão; o qual, aproximando-se daquelle rio, encontrou a noticia de que insultava aquelles sertões, com uma tropa de paulistas, o já referido mestre de campo, ainda depois de já ter reduzido a injusto captiveiro a nação dos indios guara-ju. Apezar de avisado pelo commandante da expedição—de que não podia fazer caçada de indios naquelle Estado, não quiz abandonar aquella nação subjugada, e respondeu com desabrimento, uma e duas vezes, sendo a segunda com ameaça de resistencia pelas armas, conforme a narração de Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, 1187—1190.

Occorrendo isto em 1673, aprestava-se de novo em 1674 o governador Pedro Cezar de Menezes para outra espedição ao Tocantins, especialmente para castigar o mestre de campo Paschoal Paes de Araujo, quando lh'o obstou a chegada de Antonio Raposo Tavares, tambem paulista, clerigo do habito de S. Pedro, que viera de Lisbòa com a commissão de reunir-se a aquelle mestre de campo e proseguir nos descobrimentos do famoso rio, afiançando todas as esperanças na intelligencia e esforços daquelle paulista.

Quando, em 1675, o padre Antonio Raposo Tavares tomou porto nas terras dos indios guara-ju, não encontrou senão a noticia de seu fallecimento. (\*)

Mais tarde, 1692—1693, sendo governador do Estado do Maranhão Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho (\*\*), filho do antecessor de Pedro Cezar de Menezes, de egual nome, tambem penetrou com suas tropas o sertão, indo depois até á cidade de S. Luiz do Maranhão entender-se com aquelle governador, outro paulista, Francisco Dias de Siqueira, capitão-mór, de alcunha Apuçá, por ser surdo. Este paulista fez muitas extorsões e violencias nas aldêas dos indios

<sup>(\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, 1202.
(\*\*) E' o mesmo que depois, em 1709—1710, foi nomeado, e tomou posse da capitania de S. Paulo e Minas. A confusão de Pedro Taques, já referida, nasceu disto.

catholicos daquelle Estado; a tal ponto que aquelle governador entendeu dever communicar a El-Rei D. Pedro II esse estranho procedimento. El-Rei, por carta de 2 de Novembro de 1693, ordenou aos officiaes da camara de S. Paulo que o castigassem. Esta carta régia, segundo Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, está archivada na secretaria do conselho ultramarino, no livro das cartas do Rio de Janeiro, tit. 1673, pag. 111; e é do theor seguinte:

« Tenho por noticias certas, que dessa capitania sahira por cabo de uma tropa Francisco Dias de Siqueira a penetrar os sertões do Maranhão com ordens suppostas, insinuando as levava para se fazer communicavel aquelle Estado com o do Brazil, de que se seguira que o governador Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho lhe dera os mantimentos e munições necessarias, entendendo que o seu animo seria de se empregar no meu real serviço e extincção do gentio de cerco, e que obrara tudo pelo contrario, e que fizera grandes destruições e hostilidades nas domesticas, valendo-se deste engano para obrar esta maldade; e por esta acção se fez digno de todo o castigo: vos ordeno procedaes com toda a demonstração neste caso contra este sujeito, para que sirva de exemplo para os mais se não animarem a commetter estes insultos. Espero de vós como bons vassallos assim obreis, etc. » (\*)

Nesse mesmo tempo, 1689, tendo seguido para os sertões da Bahia o mestre de campo Mathias Cardoso de Almeida, e depois o capitão-mór do seu regimento João Amaro Maciel Parente e o capitão João Pires de Brito que se lhe foram reunir á margem do rio S. Francisco, todos paulistas, á requisição do governador geral do Estado na Bahia, começou a força paulistana, logo que recebeu ordens do governo, a marchar para o sertão do Rio-Grande do Norte; e dahi, sempre rechassando, e aprisionando gentios,

<sup>(\*)</sup> Francisco Dias de Siqueira era bisneto de D. Mécia Fernandes; e portanto descendente de *Piqueroby*, maioral da aldêa de *Ururay*, cuja filha era casada com Antonio Rodrigues.

penetrou o sertão do Ceará. Acabada a guerra do Rio-Grande e Ceará, entendeu o capitão João Pires de Brito que devia separar-se dos outros, e em 1701 passou á capitania do Piauhy; e por lá andou e servio durante alguns annos. (\*)

Tambem pelos sertões do Piauhy o paulista Domingos Jorge Velho, 1674—1690, andára em correrias contra os selvagens, de parceria com o portuguez Domingos Affonso Mafrense; e este logrou fundar alli cerca de 50 fazendas de criar gado, com mais de 700 escravos indios. Domingos Jorge Velho e o outro Domingos Affonso Mafrense eram sertanejos muito audazes (\*\*). Este mesmo Domingos Jorge Velho fez parte, em 1695, das forças que foram a destruir o nucleo de negros de Palmares, em Pernambuco, commandando, como mestre de campo, a gente que se reunira das capitanias meridionaes do Brazil.

Entretanto, ao passo que em 2 de Novembro de 1684 a camara da villa de S. Paulo e homens bons do povo pediram aos padres da Companhia que não extinguissem o seu Collegio e nem se retirassem da capitania, em 1685, no dia 8 de Maio, reapparece o plano da expulsão dos jesuitas, e, graças á intervenção do bispo e do capitão-mór Pedro Taques de Almeida (\*\*\*), e á prudencia do provincial, foi accordado « que o procurador da Companhia, que estava para hir á Roma, seria encarregado de solicitar e alcançar

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, tomo XXXIII, parte 2.\*, desde pag. 165. Vêr a genealogia, Linhas unidas A e B, VII.

<sup>(\*\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, no nome de Domingos Jorge Velho, e Chronologia, 1687—3 de Março, attribue a elle, e não ao portuguez Domingos Affonso Mafrense, a fundação das fazendas no Piauhy. Domingos Jorge Velho, depois de combater e destruir o nucleo de negros de Palmares, voltou á capitania de S. Paulo, fallecendo na villa de Parnahyba. Domingos Affonso Mafrense lá ficou em Piauhy, com muitos outros sertanistas, conquistando terras para fazendas de criar pado. Confiram-se:—Ayres do Casal, Corographia Brasilica, provincia do Piauhy; J. M. de Macedo, Anno biographico, no nome de Domingos Afonso Mafrense.

<sup>(\*\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, V.

permissão para se poder hir ao sertão trazer indios ao gremio da egreja (sic) e educal-os na fé, podendo deste modo os moradores possuil-os e tel-os em seu poder». O povo applaudio este accôrdo, que foi ratificado por carta régia de 9 de Novembro de 1690, — com a restricção de não serem permittidas entradas com bandeiras no sertão, senão em auxilio dos padres que fossem pregar a fé, e de só ser permittido trazer os indios que voluntariamente quizessem vir.

Em 1687, novo plano de expulsão dos padres da Companhia; nova accommodação, de que se lavrou termo na camara aos 24 de Julho.

Felizmente, a turbulencia deparou, desde 1692, uma diversão no plano de invadir os sertões de Minas Geraes á cata de ouro; e, para maior incentivo, El-Rei expedio em 18 de Março de 1694 uma carta — declarando que seria remunerado com o fôro de fidalgo e o habito de qualquer das tres ordens militares todo aquelle que descobrisse minas ricas de ouro e prata no Brazil, além da propriedade das minas, das quaes só pagaria o quinto para a Real Fazenda. E, pois, a internação para Minas Geraes foi immensa; accrescendo ainda a multidão de aventureiros que accorriam de outras capitanias.

Lá, logo em pouco tempo, desencadearam-se as paixões entre os paulistas e os outros, especialmente os portuguezes, então denominados emboábas (\*). Não vale a pena

<sup>(\*)</sup> Assim os indios appellidavam os portuguezes, por vél-os calçados, em allusão ás aves de pernas empennadas. Em geral, alguns chronistas gastaram paginas e paginas no historico desta lamentavel lucta entre paulistas e emboábas! Os paulistas, envolvidos nessa lucta infeliz, não eram senão em geral mamelucos; os quaes, por causa da descoberta de minas em terras visinhas da villa de Taubaté, já haviam anteriormente travado lucta com os moradores daquelle lugar. Sacra fames auri!

Não obstante, é certo que os paulistas, nas minas, foram victimas de uma trahição,—tal qual a descreve o padre Manoel da Fonseca, em sua obra Vida do padre Belchior de Pontes, dedicada ao capitão-mór da cidade de S. Paulo—Manoel Mendes de Almeida: Lisbôa, 1752.

Este escriptor narra por miudo aquella lucta entre paulistas e emboábas.

historiar aqui os successos desta lamentavel guerra, que principiou com a representação dos paulistas, em 16 de Abril de 1700, para que « as terras do territorio das minas de Cataguazes, assim campos como mattos lavradios, sejam declarados pertencerem de direito aos paulistas, em virtude da carta régia de 18 de Março de 1694, por haverem sido elles os descobridores dessas minas ».

Com a nova organisação do governo da capitania, sob a denominação de S. Paulo e Minas, tendo governador e capitão-mór general, veio como tal nomeado Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, já referido como governador que foi, desde 1690—1701, do Estado do Maranhão; e este governador e capitão-mór general resolveu, logo que tomou posse, impedir as represalias dos paulistas, então commandados por Amador Bueno da Veiga, bisneto do famoso Amador Bueno de Ribeira, contra os emboúbas do Rio das Mortes. De facto, logrou elle que Amador Bueno da Veiga o auxiliasse nesse empenho, e a pacificação foi feita; sendo o governador e capitão-mór general louvado, por esse resultado, em carta régia de 25 de Fevereiro de 1711. (\*)

Com a descoberta das minas de ouro de Cuyabá, nas margens do rio Cuxipó-mirim, em 1718, por paulistas, a multidão affluio para lá, diminuindo o numero de turbulentos em Minas Geraes. Mas, dos muitos que seguiram de S. Paulo poucos lá chegaram, « rachiticos, transidos de miseria e molestias, e sem que pudessem por muito tempo

<sup>(\*)</sup> Já em 7 de Julho de 1710 tinha sido prestado ao mesmo governador e capitão-mór general o acto de preito e homenagem pelo clero, nobreza e povo de S. Paulo, por causa da feliz pacificação.

Amador Bueno da Veiga, em 22 de Agosto de 1709, tinha comparecido perante os officiaes da camara de S. Paulo, a fim de aceitar o commando da força paulista; e isso quando as paixões estavam muito exaltadas. Lá chegado, e á vista de instrucções daquelle governador, reconheceu que a conciliação dos animos era facil; e a fez, sem embargo do desagrado de muitos paulistas intransigentes. Consulte-se Azevedo Marques, Apontamentos historicos, no nome de Amador Bueno da Veiga, e Caronologia—nas datas supra mencionadas.

dar-se a outro mister que não fosse a sua convalescença. Não obstante, continuaram as emigrações de paulistas, e tambem succediam-se os desastres e as trucidações em caminho. De uma expedição de trezentos homens, em 1725, não escaparam senão dous brancos e tres negros. (\*)

Assim continuaram até 1728; tendo-se esgotado o ouro daquellas riquissimas minas.

Entretanto, em 28 de Junho de 1720, occorria uma sublevação em Villa-Rica e Ribeirão do Carmo, por causa da cobrança do imposto do ouro. O governador e capitão-general, que era então D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, lá estava, e capitulou ante as representações dos revoltosos, deferindo-as, como já foi relatado. (\*\*)

Desde o principio desse seculo XVIII, os paulistas não queriam saber senão das minas de ouro; e, não brigando senão para não pagarem o imposto, ou ao menos para o reduzirem, além de terem muitos fixado lá a residencia, esqueciam-se de vêr amesquinhada a antiga capitania, que, depois de perder Santa Catharina e Rio-Grande do Sul, perdeu tambem Minas Geraes, Goyaz e Matto-Grosso, sendo afinal supprimido o seu governo separado e independente, por ser reunida em 1750 á do Rio de Janeiro! Tanto é certo que a ambição da riqueza entibía o animo e desnatura o caracter.

Restaurado em 6 de Janeiro de 1765 o governo separado e independente da capitania, nem por isso foi restaurado o vigor dos paulistas do seculo XVII. A administração dos governadores e capitães-móres generaes consistia, quando não sempre no arbitrio injustificavel, muitas vezes em festejos de todo o genero. O espirito popular desapparecêra. A lucta com a Companhia de Jesus já não tinha

١

<sup>(\*)</sup> Já então eram importados da Africa milhares de negros para escravos.

<sup>(\*\*)</sup> Veja-se a já citada Vida do padre Belchior de Pontes, pelo padre Manoel da Fonseca. E o documento adiante no capitulo XI.

razão de ser; tanto mais que, depois de expulsos de Portugal, em 1755, foram mandados expulsar do Brazil, em 1759 (21 de Julho).

Não obstante, ainda no seculo XVIII, fazem papel notabilissimo, além dos já mencionados e por ventura de outros mais. Diego de Toledo Lara, capitão-mór (\*), dr. Antonio de Toledo Lara, conego (\*\*), Diogo Pinto do Rego (bisnets de outro de egual nome, natural de Portugal), mestre de campo e cavalleiro fidalgo (\*\*\*), Agostinho Delgado Arouche, mestre de campo do terco auxiliar de S. Paulo. sens filhos dr. general José Arouche de Toledo Rendon, dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, e conselheiro Diogo Arouche de Toledo Lara Ordonhes, além do arcipreste da Sé de S. Paulo, conego Francisco Joaquim de Toledo Arouche (\*\*\*\*); sem fallar de innumeros que foram recebidos na Companhia de Jesus e nas diversas ordens monasticas. borrando sempre por altas virtudes, e muito estudo, suas nobres familias, como se pode lêr em Pedro Taques, Nobibarchia Paulistana, e nos varios historiadores como Simão DE VASCONCELLOS, JABOATÃO, frei GASPAR, SANTA MARIA, e outros.

O seculo XIX ainda recebeu vivos alguns desses respeitaveis paulistas; e só então appareceram na scena politica os tres notaveis irmãos José Bonifacio de Andrada e Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, e Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, Francisco de Paula Souza e Mello, Francisco Alvares Machado de Vasconcellos, Diogo Antonio Feijó, o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, e outros.

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, II.

 $<sup>(\</sup>sp{**})$  Idem. Filho do antecedente, foi governador do bispado em séde vacante.

<sup>(\*\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, IV.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, III e IV.

A mudança da familia real em 1808, de Portugal para o Brazil, preparára a separação dos dous paizes; e, pois, a emancipação successiva das colonias hespanholas na America, não podia deixar de produzir tambem a immediata independencia do Brazil. Não havia fugir ao contagio da liberdade.

Entretanto, o proprio Portugal ajudava o acontecimento, por seus excessos. A 24 de Agosto de 1820 rebentou uma revolução no Porto, logo depois correspondida em Lisbôa, estabelecendo em Portugal o systema constitucional representativo. Forçado por estes acontecimentos, voltou D. João VI, com a familia real, para Portugal; e ficou no Brazil, na qualidade de Regente, o Principe D. Pedro de Alcantara.

Em 1821, as provincias do norte do Brazil adheriram ao movimento, se bem que filiadas sempre a Portugal. Logo depois o Rio de Janciro; e, em seguida, a provincia de S. Paulo. Os seis deputados desta provincia ás cortes constituintes foram eleitos, 1821—1822.

Já, porém, a idéa da independencia estava em obra nas provincias do sul; e desde 1817 em Pernambuco. Com effeito, em 23 de Junho de 1821, deu-se em S. Paulo um movimento popular; do que resultou a cleição e installação de um Governo provisorio, cujo fim apparente foi a manutenção da ordem e da disciplina militar. Era assim composto:

Presidente. — O ex-capitão general João Carlos Augusto Oeynhausen. (\*)

Vice-presidente. — O conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva.

Secretarios. — Do interior e fazenda, coronel Martin Francisco Ribeiro de Andrada.

Da guerra, coronel Lazaro José Gonçalves.

<sup>(\*)</sup> Depois marquez de Aracaty, e senador pela provincia do Ceará. Acompanhando em 1831 D. Pedro I para Portugal, o senado declarou vago seu lugar.

Da marinha, chefe de esquadra Miguel José de Oliveira Pinto.

Vogaes. — Pelo ecclesiastico, arcipreste Felisberto Gomes Jardim, e thesoureiro-mór João Ferreira de Oliveira Bueno.

Pelas armas, os coroneis Antonio Leite Pereira da Gama Lobo (\*), e Daniel Pedro Muller.

Pelo commercio, brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, e coronel Francisco Ignacio de Souza Queiroz.

Pela instrucção publica, padre Francisco de Paula e Oliveira, e tenente-coronel André da Silva Gomes de Castro.

Pela agricultura, Dr. Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro, e tenente-coronel Antonio Maria Quartim.

Em Dezembro, porém, o conselheiro José Bonifacio e seu irmão Martim Francisco, sabendo da noticia de proxima retirada do Principe D. Pedro para Portugal, convocou os membros do governo para uma reunião na noite de 24, e nessa reunião expuzeram-lhes a necessidade de uma mensagem ao Principe — declarando-lhe que a sua partida seria o signal da separação do Brazil. Desta e de outras identicas mensagens foram portadores: por parte do governo provisorio, o conselheiro José Bonifacio e o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo; pela da camara municipal, o marechal José Arouche de Toledo Rendon (\*\*); e pela do bispo e clero, o vigario de MBoy, Alexandre Gomes de Azevedo. E seguiram para o Rio de Janeiro.

Foi no dia 9 de Janeiro de 1822 que essas commissões, e outras do Rio de Janeiro e Minas Geraes, dirigiram-se em muito concorrido prestito ao Principe Regente, que, depois de recebel-as e ouvil-as, respondeu que ficaria, na crença de ser isso para bem de todos. E, em seguida, no dia 16, organisou o ministerio, cabendo ao conselheiro José Bonifacio as pastas do reino e dos negocios estrangeiros.

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, V.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, III e IV, com referencia aos irmãos do dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon.

Pelo decreto de 16 de Fevereiro desse anno, o Principe Regente mandou convocar o Conselho de Procuradores Geraes das provincias do Brazil, determinando o seu numero, o modo da eleição, as suas attribuições, o lugar e o tempo da reunião. Este Conselho, em resumo, não tinha autonomia alguma, nem o direito de iniciativa:—especie de Conselho de Estado, poderia ser denominado um mixto administrativo-representativo. Era talvez um incentivo á grande idéa da independencia do Brazil, desenvolvendo nas provincias as ambições e o espirito politico.

O Governo Provisorio em S. Paulo, porém, funccionou somente até 24 de Agosto de 1822, quando o Principe Regente D. Pedro chegou á capital; sem embargo de ter sido extincto, e mandado dissolver, por carta régia de 25 de Junho do sobredito anno, creando outro em substituição, assim composto:

Bispo D. Matheus de Abreu Pereira.

Ouvidor-geral dr. José Corrêa Pacheco e Silva.

Marechal de campo Candido Xavier de Almeida e Souza.

Era então governador das armas em S. Paulo o marechal José Arouche de Toledo Rendon; e o governo no Rio de Janeiro expedia-lhe successivas ordens contra o Governo Provisorio, a fim de executar aquella carta régia, dissolvendo-o, mesmo á força, se preciso fosse.

Não obstante, aquelle governo trino, supra-indicado para substituir o Governo Provisorio, não tomou posse senão no dia 10 de Setembro de 1822; logo depois de proclamada a Independencia (\*). E, mesmo apezar desta proclamação,

And the same of th

<sup>(\*)</sup> Tendo o Principe Regente recebido officios do Rio de Janeiro, quando voltava de Santos para S. Paulo, no dia 7 de Setembro de 1822, ás margens do Ypiranga, suspende o corcel, e assim fallou á guarda de honra que ahi o esperava: «Camaradas! As côrtes de Portugal querem mesmo escravisar o Brazil: cumpre declarar já a sua Independencia... Laços fóra! D'ora avante traremos todos outro laço, verde-amarello: estas serão as côres brazileiras. » E, em seguida, elevando

o Brazil continuou Reino, e D. Pedro de Alcantara não deixou de governar, em nome de seu pac El-Rei D. João VI, com a simples qualidade de Principe Regente; até que foi acclamado Imperador em Outubro seguinte. (\*)

O governo trino só servio, porém, até 8 de Janeiro de 1823, sendo então substituido, como o foi, por outro Governo Provisorio, eleito ainda de conformidade com uma lei das cortes de Lisboa, certamente por falta de outra do Brazil.

Presidente. — Marechal Candido Xavier de Almeida e Souza.

Secretario. — Dr. José Corrêa Pacheco e Silva.

a espada, proclamou solemnemente: Independencia ou morte! A guarda de honra repetio immediatamente este grito; e acompanhou o Principe á cidade de S. Paulo.

Esta guarda de honra era assim composta:

Primeiro commandante, coronel Antonio Leite Pereira da Gama

Segundo commandante, capitão Manoel Marcondes de Oliveira

Sargento-mór, Domingos Marcondes de Andrade.

Tenente, Francisco Bueno Garcia Leme.

Lobo.

Mello.

Guardas: Miguel de Godoy Moreira e Costa, Manoel de Godoy Moreira, Adriano Gomes Vieira de Almeida, Manoel Ribeiro do Amaral, Antonio Marcondes Homem de Mello, Bento Corrêa Salgado, Francisco Xavier de Almeida, Vicente da Costa Braga, Fernando Gomes Nogueira, João José Lopes, Rodrigo Gomes Vieira, Bento Vieira de Moura, Flavio Antonio de Andrade, Salvador Leite Ferraz, José Monteiro dos Santos, Custodio Leme Barboza, sargento-mór João Ferreira de Souza, Cassiano Gomes Nogueira, Floriano de Sá Rios, Joaquim José de Souza Breves, Antonio Pereira Leite, sargento-mór Antonio Ramos Cordeiro, José da Rocha Corrêa, David Gomes Jardim, Eleuterio Velho Bezerra e Antonio Luiz da Cunha.

(\*) O dia 10 de Novembro desse anno, domingo, foi o escolhido por D. Pedro I para ser dado e benzido o estandarte nacional do Brazil; por ser o dia em que a Egreja celebra o infallivel patrocinio da Santissima Virgem e Senhora, Rainha dos céos e da terra. E, nessa mesma occasião, foi ratificada, por acto de piedade, a provisão de 25 de Março de 1646, pela qual o rei de Portugal, D. João IV, tomou a Divina Senhora, sob a invocação de sua Immaculada Conceição, para Padroeira do reino e seus dominios.

Deputados. — Dr. Manoel Joaquim de Ornellas.

Coronel Anastacio de Freitas Trancoso.

Coronel Francisco Corrêa de Moraes.

Capitão-mór João Baptista da Silva Passos.

Vigario João Gonçalves Lima.

Fòra entretanto um dos factos mais felizes o da proclamação da Independencia do Brazil nos campos do Ypiranga, em 7 de Setembro de 1822 (\*), tendo partido

(\*) A idéa do Monumento para commemorar o facto da Independencia do Brazil, na collina do Ypiranga, surgio desde 1836 na Camara dos Deputados, e desde 1838 na Assembléa Legislativa de S. Paulo.

De 1840 em diante, houve completo silencio; parecendo ter morrido a grande idéa.

Em 1855, o governo provincial nomeou uma commissão de nove membros: mas nisso ficou!

Nova investida em 1861, por parte do governo provincial; e fundou-se, ao menos em papel, a Sociedade Zeladora da Gloria do Ypiranga. Novo adormecimento!

Um projecto apresentado no Senado em 1862, para ser levantado á custa do Estado o Monumento, não passou da segunda discussão; pois que foi rejeitado em 1863 sem debate.

Em 1869 a camara municipal da côrte iniciou a subscripção nacional; e varias grandes quantias foram então subscriptas, sendo nomeada uma grande Commissão Central de nove membros para levar ao fim a construcção do Monumento. Com effeito, essa grande commissão ainda teve a ingenuidade de vir em 1872 verificar o lugar em que fôra lançada, em 12 de Outubro de 1825, a pedra commemorativa. Acharam-n'a; e a depositaram no palacio do governo. Para que? Ignora-se até hoje. Em 1875, o governo da provincia a fez reconduzir ao mesmo buraco, em que estivera, no Ypiranga. Tambem é ignorada ainda hoje a razão desse novo facto. Reenterraram-n'a.

A camara municipal da cidade de S. Paulo, por sua vez, em 1875, cogita do Monumento. Cerca de trinta membros são nomeados para a Commissão, cuja organisação foi proposta e approvada. Essa Commissão devia marchar de accordo com a da Côrte.

Com effeito, a Commissão paulista obteve a concessão de grandes loterias. Algumas correram, com o vagar proprio de uma nação sem governo.

Afinal, após a approvação successiva de varios projectos, cada qual mais ao sabor dos que apoderaram-se da idéa do Monumento, para

para S. Paulo, no dia 14 de Agosto, o Principe Regente, à vista das informações dadas pelo marechal Arouche (\*) sobre o estado perturbado dos espiritos na provincia. Do Rio de Janeiro acompanharam o Principe Regente: Luiz Saldanha da Gama (depois marquez de Taubaté), como ministro itinerante; e dous creados da casa. A Princeza Real ficára para presidir ao conselho de Estado e ao dos ministros. Nessa jornada, desde Pindamonhangaba, onde encontraram-se, o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo foi o principal auxiliar do Principe Regente; pois que, prudente e circumspecto, e geralmente estimado (\*\*), persuadia aos recalcitrantes a necessidade de cooperarem para a grande obra da nova nacionalidade, no caso previsto de medidas odiosas tomadas pelas côrtes de Portugal. (\*\*\*)

Falleceu, porém, apezar de tão assignalados serviços, no mesmo posto de coronel que tinha antes de 1822, apenas com a reforma no de brigadeiro em 1857:— elle que já ha muito tempo requeria o posto de tenente-general que lhe competia como primeiro commandante da Guarda de Honra, em virtude do Decreto de 1.º de Dezembro de 1822!

o deformarem, estão a edificar no lugar um casarão, que, segundo discursos proferidos por occasião do lançamento da primeira pedra, é destinado a um Lyceu de artes e officios, ou cousa que o valha...

 $<sup>\</sup>boldsymbol{O}$  governo tem entrado nisto, somente para obedecer aos donos do negocio.

Em summa: — eis o Monumento da Gloria do Ypiranga!

<sup>(\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

<sup>(\*\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ao passo que o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Iobo concorria para a Independencia do Brazil, seu irmão mais velho em Portugal, dr. Francisco Xavier Leite Pereira da Gama Lobo, morgado, deputado ás côrtes portuguezas, votava por essas medidas odiosas.

. -•

## CAPITULO SETIMO

## MARAM-NHANA-Y

Entretanto é certo que das mesmas navegações (Hojeda e Pinzon) resultou o terem sido os castelhanos os primeiros a conhecer e a frequentar essa parte da costa; havendo sido não só, com toda a certeza, descobridores do Mar Doce ou Amazonas, como tambem, mui provavelmente, do porto ainda hoje chamado Maranhão; nome que não será facil averiguar se proveio, como disse Pedro Martyr, do indigena adulterado...

O que ora temos por sem duvida é que esse nome foi de principio dado ao proprio Maranhão de hoje; e que a este se referem com tal nome, não só o mesmo Pedro Marter e o geographo Enciso, mas tambem todos os cartographos antigos, sem exceptuar Diogo Ribeiro.

VARNHAGEN, visconde de Porto-Seguro, Historia Geral do Brazil, V.

Tem sido assumpto de grande controversia entre chronistas e historiadores a origem do nome *Maranhão*, que, applicado outr'ora por alguns delles tambem ao rio das Amazonas, ficou afinal fixado somente sobre a capitania do

mesmo nome (\*), tendo-se por isso estendido ao Estado na parte septentrional das possessões portuguezas na America, constituido por cartas régias de 13 de Junho de 1621 e de 25 de Agosto de 1654, cuja séde-capital era a cidade de S. Luiz.

Em geral os chronistas e historiadores têm aceito o erro do nome Maranhão como applicado ao rio inteiro das Amazonas (\*\*). Alguns, como Simão Estacio da Silveira, Relação summaria das cousas do Maranhão, 1624, a dizem originada de um capitão castelhano de nome Marañon «que descobrio seu nascimento no Perú». E Bernardo Pereira de Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, considerando as varias opiniões sobre esta questão, inclinou-se no n. 11 pelo lado de Estacio da Silveira, só porque verificára no Catalogo dos Mestres da Ordem de Santiago um de appellido Marañon, eleito em 1206; e, visto que já então existia esse appellido, persuadio-se fundamentalmente da opinião referida!

Não contestaremos agora a opinião de Estacio da Silveira; mas só quanto ao curso do rio, desde que recebe as aguas dos rios Guallaga e Ucayale, até á confluencia

(\*) VARNHAGEN, Historia Geral do Brazil, V, demonstra que, desde Hojeda e Pinzon, o nome Maranhão designava, não o rio Amazonas, mas o porto e a ilha que ainda hoje são conhecidos por esse nome. E, em apoio, cita não só Pedro Martyr, mas tambem F. Enciso, Diego Ordaz, Joao Affonso, e Diogo Ribeiro, todos cartographos do principio do seculo XVI. Este ultimo designa a ilha pelo nome de Trindade; primeiro que foi-lhe dado, segundo o affirma o mesmo Varnhagen.

Nota, porém, elle que Exciso foi victima de um erro typographico; porque a latitude da ilha, em vez 2 1/2 gráos, figura na descripção como 7 1/2. Parece que é obra anterior a 1531.

Em uma bibliographia lêmos, sob a rubrica Seculo XVII, a obra de Fernando Enciça, Abridged description of the river of Amazone and of the countries thereabout: Londres, 1600. E' traducção da Suma de geografia, de M. F. de Enciso; Sevilha, 1519.

(\*\*) Padre Christoval de Acuña, Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, 1641, no n. 1 da Relacion assim exprime-se:... « el gran rio de las Amazonas, llamado por error comun, entre los poco vistos en la geographia, rio de el Marañon. »

com o rio Javary, ainda dentro da republica do Perú. Talvez algum capitão castelhano Marañon (\*), tendo realmente descoberto aquella nascente, logrou imprimir seu nome até aquelle ponto, limite das possessões castelhanas com as portuguezas. Porém, daquelle ponto em diante, foi sempre denominado rio dos Solimões (\*\*), corrupção de Suriman, nome este pelo qual os indigenas selvagens ainda hoje conhecem e designam o Amazonas em todo o seu longo percurso. Desde a confluencia do rio Cayari (Madeira) é que o rei dos rios tem conservado o nome de Amazonas, dado pelo castelhano Francisco de Orellana quando, tendo desertado da expedição de Gonçalo Pizzarro, irmão do então governador da conquista do Perú,

C. W. T. W. W.

<sup>(\*)</sup> Alguns chronistas mencionam Fernan Gonzale Marañon. Mais adiante, porém, será demonstrado que, mesmo nessa parte do grande rio, o nome Marañon não passa de corrupção da denominação em tupi. O tal capitão hespanhol não é senão uma historieta, fabricada pelos que não se dão ao trabalho de examinar as cousas e querem justificar de qualquer modo seus assertos.

<sup>(\*\*)</sup> O general Couto de Magalhäes, O Selvagem, I, no § 2.0 da parte synthetica, n. 24.

Alguns dizem que o nome Solimões é corrupção da denominação dos indios Sorimões, que habitaram essa região do rio Amazonas.

O viajante La Condamne pensa que esse nome foi dado pelos portuguezes ao grande rio por causa das flechas envenenadas de que usavam os habitantes de suas margens! Mas, não é exacto. O veneno solimão, como sabe-se, é semi-mineral, por ser composição do azougue com acido muriatico sublimado. Os indios não usavam senão do veneno vegetal, extrahido de um cipó grosso, escabroso e guarnecido de folhas parecidas com as da maniva, denominado por elles uirary, que os francezes e alguns viajantes corromperam para curare.

Acerca deste veneno, escreveu Gonçalves Dias que tem o effeito tão prompto que produz a morte após alguns segundos. O sal commum é seu antidoto; e tambem o succo do limão.

E' empregado hoje medicinalmente contra o tetano.

Os indios, em vez das flechas, costumam tambem hervar as pequenas sétas, chamadas uamiris, e atiradas mediante zarabatana.

Tambem algumas tribus usam de uma pequena flecha envenenada, denominada curabi.

Os indigenas do sul brazilico parece que desconheciam ou não empregavam muito o hervamento das flechas e sétas. Os do valle do Amazonas ainda hoje conservam esse uso mortifero.

D. Francisco Pizzarro, e descendo-o á procura de sua fóz, vio-se assaltado de mulheres selvagens, assás corpulentas e guerreiras. (\*)

Outros explicam a denominação com o resultado de uma interrogação em latim — Mari? e da resposta — Non, que os primeiros portuguezes, sob a direcção de Vicente Yanes Pinzon, admirados da immensa largura de sua fóz (cerca de quarenta leguas), fizeram entre si.

O padre jesuita Manoel Rodrigues, Marañon y Amazonas, aceitando embora depois a versão da pergunta e da resposta em latim, já havia opinado que o nome Maranhão ficára ao grande rio por causa das traidoras maranhas de Lopo de Aguirre contra o capitão Pedro Orsua, na expedição castelhana de 1560!

Ambas são versões ridiculas e sem o minimo fundamento de verosimilhança. Accresce que as taes maranhas de Lopo de Aguirre em 1560 não podiam ser origem dessa denominação; porquanto, Antonio Galvão, por antonomasia o Apostolo das Molucas, onde foi governador, fallecido em 1557, no seu Tratado dos descobrimentos antigos e modernos

<sup>(\*)</sup> O nome de rio Orelhana não foi adoptado; embora alguns chronistas e historiadores o mencionem tambem.

O nome das Amazonas resultou do encontro com as taes icamiabas ou mulheres sem marido. Não só aquelle explorador e seus officiaes o affirmaram, senão tambem é certo que outros viajantes, e ultimamente La Condamine, asseveraram a tradicção da existencia dessas mulheres guerreiras, as quaes não tinham relações com homens senão durante um certo e limitado tempo do anno, marcado entre ellas. La Condamine escreveu mesmo uma Memoria acerca das amazonas, que foi lida na Academia Real das Sciencias, de Pariz.

A proposito da verificação da procedencia das pedras verdes, cujo nome tupi é mueraquitan, tem sido attribuido seu fabrico a essas taes icamiabas, ou amazonas. Nos muzeus podem ser vistas e examinadas. Buffon as considerava como materia mixta, quantzo-mica. A propriedade medicinal dessa pedra contra a colica nephritica, a epilepsia, as molestias do figado e da bexiga, e outras, a faz muito procurada. A. Humbolot diz que vio uma, que era um sanssirite, verdadeiro jade, que orictognosticamente se aproxima do feldspath compacto. A verdade é que, com o desapparecimento das amazonas, tambem rarearam essas pedras.

feitos até a éra de 1550, assignando á descoberta do grande rio o anno de 1499, já por erro o denominava Maranhão. (\*)

Não ha, porém, necessidade de procurar fóra do Brazil a explicação do nome *Maranhão* para a ilha e capitania deste nome. A lingua dos selvagens indigenas, a lingua tupi, a dará completa.

Um dos primeiros que cogitaram dessa solução para o alludido ponto historico em controversia, foi o padre jesuita João Tavares, conforme escreveu Cesar Marques, Diccionario historico e geographico da provincia do Maranhão, nos nomes Maranhão e Mearim. (\*\*)

O padre João Tavares muito de proposito, segundo elle proprio declara, escrevia Maranhay, em vez de Maranhão; e assim o fazia por entender que a denominação desses lugares, antes das descobertas, já era Maranhay, por causa das pororócas.

A pororóca resulta da resistencia que a corrente do rio oppõe á enchente do mar, de tal modo que, aiuda distante da fóz do rio, mas até onde vae sua jactura, formam as duas massas de agua uma montanha escumosa, mais ou menos alta, conforme é maior ou menor a força ou a grandeza do rio. Nas marés baixas, o mar é sempre vencido; por isso, o phenomeno não apparece em toda a sua pujança senão com as grandes marés ou aguas vivas, e então o mar triumpha com grande estampido, que ouve-se em muitas leguas de redor, e as ondas, succedendo-se umas ás outras, mais e mais encapelladas, rolam pelo rio ácima, durante tres horas apenas, com tão rapido curso que destroem tudo o que encontram, ao assombroso espanto dos que nunca ouviram e viram esse facto natural.

<sup>(\*)</sup> INNOCENCIO F. DA SILVA, Diccionario Bibliographico, I, no nome Antonio Galvão, menciona duas edicções desta obra: a de 1563 e a de 1731.

<sup>(\*\*)</sup> Já Pedro Martyr, De orbe novo, na Epistola 532, de 18 de Dezembro de 1513, cogitára disso, segundo o attesta Varnhagen.

O contraste e a lucta entre a enchente do mar e a corrente do rio são factos normaes, cujos effeitos manifestamse, mais ou menos, em todos os rios que desaguam no oceano: sobresahem, porém, por sua força, e por condições physicas locaes, no rio Ganges, e em outros da Asia; no rio Gironde até encontrar o Garonne, em França; no rio Severa, em Inglaterra; e, com verdadeira magestade, nos rios ao norte e ao sul da fóz do Amazonas. Só em taes proporções o phenomeno denomina-se macaréo ou pororóca.

O grande rio das Amazonas, propriamente tal, não soffre a pororóca (\*); porque, sendo enormemente volumosa sua jactura, e tão impetuosa que penetra o mar cerca de quarenta leguas, são as aguas do oceano fendidas e arremessadas para os lados por tal corrente, embora com o esforço se lhe entumeçam ás vezes tambem as aguas (\*\*)

<sup>(\*)</sup> I. F. ALFREDO MAURY, La terre et l'homme, cap. II, explicando este phenomeno, assevera que dá-se tambem no Amazonas. Não é, porém, exacto. O dr. Francisco da Silva Castro, escrevendo sobre a pororóca, no Diario do Gram-Pará, de 8 de Março de 1860, disse: « Este estupendo phenomeno observa-se tambem longe da costa, a trinta, quarenta, e talvez cincoenta leguas do mar: taes são o Guamá, o Mojú, o Capim, o Arary e outros. Tambem é certo que se manifesta, com toda a regularidade, nas marés vivas da costa, em quasi todos os rios da Guyana Brazileira ou Terras do cabo do Norte, especialmente no Araguary e no Amapá. E não é menos certo que nunca foi visto esse phenomeno no rio Amazonas.

E a razão é a ácima dada: « pela bocca ao norte da ilha de Marajó (a outra ao sul é a do Tocantins, que muitos tambem consideram do Amazonas), que é visinha da Guyana franceza, lança o rio tão consideravel volume de agua, que, ao contrario do que se dá em todos os rios tributarios do Atlantico, não penetram em seu leito as marés do oceano; o rio é que repelle o mar. » (Conego F. Bernardino de Souza, Lembranças e curiosidades do valle do Amazonas.)

<sup>(\*\*)</sup> WARDEN, Histoire du Brésil, escreveu, com referencia ao Amazonas, que as embarcações, sahidas de Macapá, em vez de subir aquelle grande rio, preferem passar pelo Tocantins « pour éviter les grands courants et le gonfiement extraordinaire du fleuve ».

Tudo isto é desproposito. Nem passando pelo rio Tocantins poderiam taes embarcações subir o Amazonas. A verdade somente é que as embarcações, sahidas de Macapá, para irem ao porto de Belém, capital da provincia, devem preferir passar pelos furos de Tagipurú e outros, em vez de sahirem barra-fóra.

ácima, até á extensão de mais de cem leguas. Ao inverso dos outros rios, cujos cursos são detidos pelo mar, e que entram em lucta com as grandes marés, para afinal serem cavalgados pelas ondas maritimas, o rei dos rios arroja e divide as aguas do oceano (\*):—produzindo a pororóca, ao norte, no rio Araguary e em outros até o Amapá; e, ao sul, nos rios Guajará (comprehendendo o Goamá e o Capim, que o formam), Acará e Mojú (\*\*), dentro do territorio da

Chamam-se furos os canaes naturaes que communicam entre si as aguas dos rios, lagoas e bahias. Os que communicam as aguas do Amazonas com a bahia de Melgaço, onde desaguam em frente á fóz do rio Uanapú ou Anapú e de outros até á do rio Tocantins, são os que separam do continente a grande ilha de Marajó.

(\*) Na Relação da missão da serra de Ibiapaba pelo padre Antonio Vieira, IV, é mencionada uma «perpetua correnteza, desde o cabo da Boa Esperança, com todo o pezo das aguas do oceano na travessa, onde elle é mais largo, que é entre as duas costas da Africa e America, e começando a descabeçar desde o cabo de Santo Agostinho até o cabo do Norte;—e é notavel a força que em todo aquelle cotovello de costa faz o impeto da corrente, levando após si, não só tanta da mesma terra que tem comido, mas ainda aos proprios céos e os ventos, que em companhia das aguas, e como arrebatados dellas, correm perpetuamente de leste a oeste».

Quem sabe se esta correnteza, brigando tambem com a do Amazonas, concorre para o phenomeno da pororóca, ao norte e ao sul do grande rio, entumecendo-lhe ao mesmo tempo as aguas?

(\*\*) Para os que entendem que ha um rio Pará, fazendo delta para o Amazonas, formado pelas aguas deste grande rio nos furos de Tagipurú e outros e pelas do outro grande rio Tocantins, — certamente para esses a pororóca será tambem sentida no Amazonas, comprehendidas neste as embocaduras do Goamá e de outros.

Mas não ha tal rio  $Par\acute{a}$ . Em frente á cidade de Belém, não ha senão mar,  $par\acute{a}$ ; e, por ser grande e continuar para o oceano, os indigenas o denominavam  $par\acute{a}$ -uaçú. Dahi, Gram- $Par\acute{a}$ .

Os moradores de Belém, capital da provincia, cidade assentada á margem do Pará, na distancia de um quarto de legua da fóz do rio Guajará, não sabem de pororóca senão no rio Goamá e nos outros até á embocadura do Tocantins, mas com varia violencia. O Goamá, já por si mesmo, é cheio de redomoinhos perigosos.

O conego F. Bernardino de Souza, O valle do Amazonas, assim descreve uma que vio:

« Vi a pororóca. Eram quasi 11 horas da manhã quando pareceu-me ouvir um ruido surdo como o do trovão que echôa muito ao

provincia do Pará, e, com maior estrondo, ainda em distancia de muitas leguas das embocaduras, nos rios Pindaré e Mearim (\*), da provincia do Maranhão.

A pororóca realisa-se nestes dous rios da provincia

longe. As aguas do Guajará corriam tranquillas, como se não esperassem a invasão do inimigo que se aproximava. A vasante era completa, deixando a descoberto, como corôa, os baixos e espraiados. O dia estava Na extremidade do horisonte vi como formar-se uma ligeira linha de espuma, que la rapidamente crescendo e engrossando. O ruido tornárase perfeitamente distincto. Houve como que uma suspensão nas aguas do rio. Dir-se-hia que tinham presentido o inimigo e comprehendido o perigo. A linha de espuma ia crescendo espantosamente e descrevendo como um semicirculo em que prendia o rio. Era uma muralha de espuma, uma vaga gigantesca, que ennovelava-se e estoirava com fragor medonho. Depois, aquelle semicirculo, por uma subita e admiravel evolução, formou uma immensa linha recta, de uma perfeição completa, e avançou rapida, ameaçadora, fremente, rugindo, levantando espuma, e levando diante de si tudo quanto encontrava em caminho, troncos de grandes arvores, galhos, Em certo ponto do rio desappareceu de subito, parecendo como mergulhar, indo surgir mais violenta, mais ruidosa, algumas bracas adiante. Não pude mais vêl-a; formava ahi o rio uma curva que me tirava a vista. Disseram-me que assim continuava ella até á juncção dos rios Guamá e Capim, em uma distancia de nove milhas pouco mais ou menos. dividindo-se em duas partes, internando-se cada uma dellas pelos dous rios. Calculam em 18 a 20 milhas por hora a marcha da pororúca. Immediatamente depois da passagem do assombroso phenomeno, tornaram-se extremamente agitadas as aguas, levantando ondas, a que dão o nome de banzeiros, e que se iam quebrar violentas na praia. O rio encheu subitamente, de modo que em trez ou quatro minutos a agua havia crescido de quatro a cinco pés.... A que eu vi, surge de uma pequena ilha, formada pelo rio Guajará, a oitenta milhas da sua fóz (e eis explicada a razão por que os moradores da cidade de Belém, capital do Pará, não a vêem). Levanta-se, no momento em que começa a enchente, uma onda que cresce e corre, caminhando para a nascente do rio. No momento da vasante, as praias, que circumdam a ilhota, acham-se completamente descobertas, e, de repente, do lado que olha para a nascente do rio, levanta-se a onda, que se transforma em pororóca.

Julgámos util transcrever a descripção supra do phenomeno. Mais medonho é nos rios Meary e Pindaré, no Maranhão.

(\*) Warden, Histoire du Brésil, com referencia a este rio, escreveu: «Le Meary est remarquable à cause du gonflement extraordinaire de ses eaux, nommé Póróróca. Son courant, fort et rapide, arrête, pendant neuf heures, la marée, qui, devenant ensuite plus forte, remonte, pendant trois heures, la distance de cinq lieues avec une rapidité et un bruit étounants. »

do Maranhão, por precipitarem-se sobre as costas as aguas do mar, arremessadas para o sul pela impetuosa jactura do rio das Amazonas, como já foi descripto, entrando depois pelas duas bahias em redor da ilha: a de S. José e a de S. Marcos. Pequeno ou nullo é o effeito na primeira, por estar voltada para o sul; a segunda, porém, voltada para leste-norte, recebe em cheio a massa de aguas que vem do norte, e dahi a lucta ingente com as correntes dos braços reunidos daquelles dous rios. O padre João Tavares affirmou em seus escriptos que, com tal grandeza, só vio no Brazil a pororóca nos rios Pindaré e Mearim.

A pororóca brazilica é, como já ficou dito, o macaréo dos portuguezes no rio Ganges, na India. Os francezes o denominam macaret, ou mascarêt, ou macrée (\*). Segundo os historiadores portuguezes, macaréo é o grande impeto com que arrebatadamente enchem e vasam alguns rios na Asia. Comquanto E. Littré não saiba a origem da palavra mascarêt, é certo que a lingua grega fornece-nos sua etymologia: — makhé, combate, rheô, correr (\*\*). Por esta etymologia grega da palavra — macaréo, vêr-se-ha mais adiante quão verdadeira é a etymologia tupi da palavra — Maranhão, que não é senão a corrupção do nome Maram-onhang-y, ou, por syncopa, Maranhay, dado pelos indigenas á ilha e adjacencias das embocaduras dos dous rios Pindaré e Mearim, talvez muitos seculos antes de aportarem alli europeus. E até alguns autores portuguezes não duvidaram attribuir ao rio Mearim (Meary) o nome de Maranhão (\*\*\*); certamente

<sup>(\*)</sup> E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française. e P. LAROUSSE, Dictionnaire universel, nas palavras — macaret, mascaret e macrée.

Os inglezes denominam este phenomeno — hyger ou bore; talvez por ser chamado commummente o rio Ganges — Bori-Ganges.

<sup>(\*\*)</sup> E. DE FARIA, Discionario da lingua portugueza, na palavra -- macaréo.

<sup>(\*\*\*)</sup> Padre SIMÃO DE VASCONCELLOS, Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brazil. VARNHAGEN, commentando o Roteiro do Brazil de Gabriel Soares, cita alguns desses autores.

O padre FERNAO GUERREIRO, na Reloção annual das cousas que

induzidos pela denominação, em lingua tupi, do phenomeno da pororóca, por syncopa — Maranhay, a que aquelle rio é subjeito.

O padre João Tavares escreveu que a palavra Maranhay é composta de dous verbos e de um substantivo, na lingua brazilica. «Os verbos são Maramonhamgá, que significa brigar, e nhãna, que significa correr; e o substantivo é a palavra que significa agua, e anda tirada da palavra Maranhão, por corrupção da palavra. Deram os naturaes este principal nome do que nella mais principalmente avultava, que são as pororócas, cujo aspecto é uma briga das aguas correndo. Tudo isto diz a palavra Maranhay, — agua que corre brigando. »

Manifestamente é o mesmo sentido da etymologia grega para a palavra — macaréo, como já acima deixámos dito: — correr combatendo.

Concordamos com o padre João Tavares sobre a origem tupi da palavra Maranhão; mas, certo, não ha necessidade senão do verbo Maram-onhang, dispensado o verbo nhāna: com o accrescimo do substantivo i ou y, agua, o nome Maram-onhang-y significa aqua que batalha.

Ou, então, podemos admittir a palavra Maranhão como composta de Maram, adverbio que significa despropositadamente, nhãno, verbo que significa correr, e i ou y,

Na Jornada do Maranhão, o rio Itapicurú é tambem denominado Muranhão, «de que tudo alli toma o nome», segundo o autor escreveu em 1616.

fizeram os padres da Companhia,... no anno de 1606 e 1607, etc., Lisboa, 1609, escreveu no livro 4.º, cap. 3.º, com referencia á missão evangelica dos padres Francisco Pinto e Luiz Figueira no norte do Brazil, que estes padres pediram aos superiores permissão para, «chegando ao rio Maranhão, que é um grande rio que dista de outro muito maior, que chamam Orelhana, e dista do das Amazonas oitenta e cinco leguas, fundar egrejas c arvorar a cruz de Christo».

Este padre Fernão Guerreiro confunde os tres rios; de sorte que, salva má redacção, parece denominar *Maranhão* o rio Parnahyba, e *Orelhana* o grande estuario da ilha do Maranhão, formado por alguns rios que alli desaguam. Mas, resalta o facto de existir já então um rio *Maranhão*, muito ao sul do Amazonas, que não era senão o *Mearim*.

substantivo que significa agua: — Maram-nhāna-y. Ainda melhor, neste caso, por syncopa, poderá ser escripta Maranhay, significando agua que corre despropositadamente.

Em um e em outro caso, a significação das palavras — Maram-onhang-y e Maram-nhāna-y prende-se ás evoluções da pororóca: a primeira, no momento do encontro das duas aguas; a segunda, no momento em que a maré triumpha e sobe com violencia e estrondo rio-ácima.

Não é portanto nome portuguez, hespanhol, francez ou latino: é simplesmente um nome tupi, como Ciri-apoá (pequeno carangueijo redondo), que por contracção ficou Ciri-á, e depois Ciará, Parana-opuc (furo ou lingua de mar), corrompido para Pernambuco, Piagui (Piauhy), Serigp ou Serigy (Sergipe), etc., etc.

Queremos mesmo crêr que o nome Marañon, ainda hoje dado nos mappas ao curso do Amazonas, desde que recebe as aguas dos rios Guallaga e Ucayale até à confluencia com o rio Javary, não tem relação alguma com o já mencionado appellido castelhano Marañon. Certamente, os indigenas daquella região, em sua lingua quichua, ou por ventura mesmo na lingua tupi, que era a geral, denominavam esse curso de agua com alguma palavra como Maram-onhang-y ou Maram-nhâna-y, por causa dos redomoinhos e corredeiras (\*); c, dahi, servindo-se os hespanhocs do alphabeto

<sup>(\*)</sup> O conego F. Bernardino de Souza, já citado, a proposito do phenomeno da pororóca, longe do littoral, escreve: «Diz-se geralmente que o impulso das aguas do rio, e a repulsão que soffrem das do mar, motiva a pororóca. Entretanto manifesta-se tambem ella em alguns rios e em alguns lugares, onde é absolutamente nulla a influencia do mar, como no rio Purús, na distancia de 690 milhas. » Talvez seja lucta com as aguas dos montes: não póde ser a pororóca verdadeira.

Referindo-se ao rio Ramos, cujo nome tupi é Urariá, porque em suas margens abunda o cipó uirary, do qual é extrahido o veneno para as flechas, diz: «A' margem direita do Ramos, no espaço que fica entre a fóz do paraná de Maués e a do lago das Garças, observa-se no verão uma especie de pororóca, da qual até hoje se ignora a origem. Denuncia-se o phenomeno por um entumecimento rapido na superficie da agua, e somente naquelle espaço e margem, o qual occasiona uma ondulação mais

das linguas americanas com os sons em castelhano, como os francezes com os sons em francez (\*), e assim do mesmo modo os inglezes, os hollandezes, os italianos, os allemães, os portuguezes, adoptariam os hespanhoes para aquelle curso do rio, dentro do territorio do Perú, o mesmo nome local, que, por corrupção, ficou Marañon, e, por homonymia, figura como o de um capitão castelhano, seu supposto descobridor, nunca porém mencionado por extenso e com todas as qualidades.

ou menos forte, segundo a maior ou menor intensidade; e desapparece com a mesma rapidez, deixando nas areias molhadas da praia o vestigio da sua passagem. >

Assim, pois, é muito possivel que, mesmo nessa extensão do rio Amazonas, ainda denominada *Marañon*, no territorio do Perú, o nome seja tirado de identico phenomeno naquella paragem.

E por que é assim denominado, não desde a sua origem no lago Hyanricocha ou Laurcocha, mas somente após que tem sido passado o canal Pongo, e tem recebido as aguas dos rios Chinchippé, Chachapitas. S. Thiugo, Morona, Pastaza, Guallaga e Ucayale?

Se o nome Marañon foi-lhe dado por causa da descoberta de sua origem por um capitão hespanhol com esse nome, deveria ir até lá, ou desde lá até á confluencia do rio Javary.

Conseguintemente, o nome, applicado somente a uma certa extensão do curso do rio, prova que assim já existia antes da descoberta do Brazil, e não era senão a expressão de um phenomeno local, como o da agua correndo despropositadamente ou correndo brigando: em lingua tupi, Maramonhang ou Maram-nhāna.

(\*) Veja-se a orthographia com que o padre Ivo d'EVRRUN, Viagem ao norte do Brazil, escreve as palavras da lingua tupi. Ao passo que o portuguez escreve cunhō, mulher, o francez escreve kugnan. As linguas americanas, apenas falladas pelas respectivas nações, foram reduzidas á escriptura phonetica pelos invasores; e, pois, cada qual as adaptou, pelo que soavam as palavras, ao proprio idioma. De sorte que, por exemplo, a lingua tupi não parece a mesma, quando aprendida em grammatica e livros escriptos por portuguez, hespanhol, italiano, francez, allemão, hollandez, inglez, etc.

Aquelle mesmo padre Ivo D'EVREUX escreveu Ybuira-Pointan, páu-brazil; ao passo que os portuguezes o escrevem ibira-pitanoxí.

O general Couto Magalhäes, O Selvagem, II, 3, depois de mostrar que o tupi e o guarani são quasi a mesma lingua, patentêa a differença entre o padre Luiz Figueira, portuguez, e o padre A. R. Montoya, hespanhol, ao escreverem o vocabulario; e tal é a differença, que quem entende um, não entende o outro.

E isto não é uma conjectura (\*). Os indigenas não denominavam lugares e mesmo pessoas senão com os nomes das cousas e phenomenos naturaes existentes no seu paiz; e sempre apropriadamente, segundo escrevem em geral todos os missionarios e historiadores. Os invasores, cujos nomes lhes era difficil pronunciar, cram ordinariamente denominados pela semelhança entre o individuo e alguma caça ou algum objecto, conforme á sua physionomia, genio ou maneira de viver. Em summa, a denominação dada pelos indigenas ás pessoas e ás cousas era sempre representativa da pessoa ou da cousa denominada.

O nome Maranhão, não podendo ser senão a corrupção de uma denominação tupi, não foi, portanto, transportado do rio das Amazonas para a ilha de S. Luiz e para a respectiva capitania. Já o nome Maram-onhang-y ou Maram-nhãna-y, por syncopa — Maranhay, como a escreveu o padre João Tavares, lá existia antes de sua descoberta. Sem o y final, o som de cada uma das palavras Maram-onhang ou Maram-nhāna equivale ao do nome Maranhão. E, assim como os gregos dispensavam em makhé-rhéo o agente aqua, é possivel que os selvagens pronunciassem somente qualquer daquellas duas palavras tupis, identicamente compostas, sem o y final que o padre João Tavares julgou necessario. De qualquer modo, o nome Maranhão tem a origem na lingua dos indigenas. O mais não passa de uma lenda.

<sup>(\*)</sup> José Gongalves da Fonseca, Primeira exploração dos rios Madeira e Guaporé em 1749, menciona um riacho que desagua no rio Madeira, com o nome Marany, pouco antes de chegar á fóz do Gi-paraná. Esse nome, pois, era dado a mais de um curso de agua pelos indigenas.

Um dos affluentes, que formam o rio Tocantins em suas nascentes, traz tambem o nome Maranhão: sem duvida, é ainda corrupção de uma identica denominação em lingua tupi.

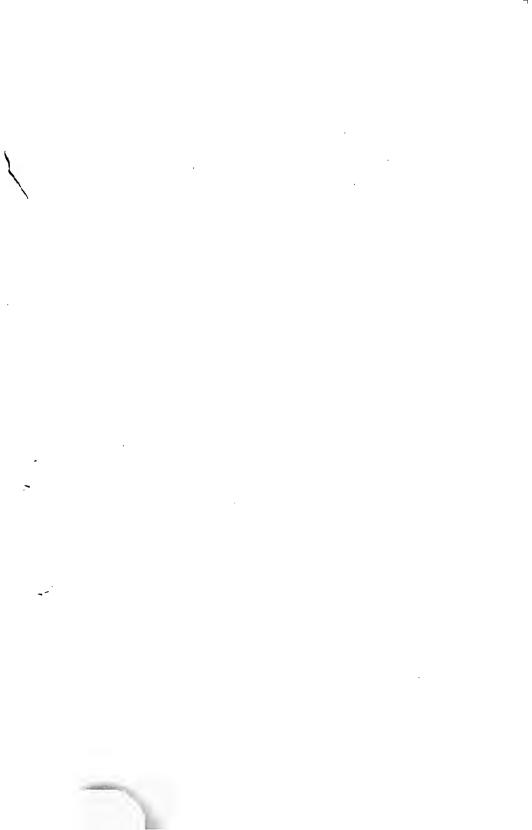

## CAPITULO OITAVO

## MARANHÃO

Assim conduzidos saltámos em terra, onde se ajoelhou o sr. de Rasilly, com os francezes, para nos receberem; e, logo, foi entoado o Te-Deum laudamus conforme o cantico da Egreja, e assim caminhámos em procissão, entre lagrimas de alegria de muitos francezes, seguidos de indios.

Assim tomámos posse desta terra e novo mundo para Jesus Christo, e em seu nome; esperando abençoar o lugar e plantar a Cruz, em dia que fôr designado.

... Somente vos digo que no domingo, 12 de Agosto (1612), dia de Santa Clara, celebrámos todos quatro as primeiras missas que aqui se disseram.

(Carta do padre Arsene de Paris, companheiro dos padres Claude d'Abbeville, Ambrose d'Amiens, o Ivo d'Evreux, Superior.)

Com Christovam Colombo andaram em explorações, ao norte do Novo Mundo, Americo Vespucio e Vicente Yanes Pinzon, bons pilotos; e ambos conceberam o plano de descobrimentos ao sul, sem talvez fazerem-se reciprocas revelações.

Americo Vespucio, não tendo certamente sufficientes recursos pecuniarios para uma expedição, pôz-se ao serviço do hespanhol Alonso de Hojeda, em 1499; c, guiando a expedição deste, conseguio tocar a costa, na fóz do rio Apody (Rio-Grande do Norte), em fins de Junho daquelle anno, correndo-a para o norte até o rio Amazonas, por não poder então vencer as correntes para o sul.

Vicente Yanes Pinzon, na mesma idéa, unio-se a Ayres Pinzon, seu parente (irmão ou sobrinho); e, sendo homens de fortuna, trataram de obter dos Reis de Castella D. Fernando e D. Isabel a necessaria licença, que lhes foi concedida sob a clausula—de que não tocariam as terras já descobertas por Colombo. Em seguida, prepararam a expedição, para a qual conseguiram quatro navios, segundo assevera Robertson, em sua Historia da America, livro II; e outros historiadores e chronistas.

Essa expedição zarpou do porto de Palos no dia 13 de Novembro de 1499. A primeira terra descoberta por elles no Novo Mundo foi um cabo, que então denominaram da Consolação (\*). Desembarcando para reconhecimentos, foram immediatamente atacados por tapuyas ou indios do lugar: isso todavia não impedio que escrevessem em troncos de arvores o dia e o anno dessa descoberta, bem como seus nomes e os dos Reis Catholicos supra-mencionados; o que feito, desde logo seguiram a costa para o norte, até que encontraram a boca do grande rio Amazonas, que se lhes afigurou um mar doce, e mais ao norte o rio Oyapock que então tomou o nome de Vicente Yanes Pinzon.

Nesse mesmo anno de 1500, um mez depois, veio na mesma direcção, e correu tambem a costa para o norte até o rio Amazonas, o hespanhol Diogo de Lepe.

Manifestamente, portanto, e sem embargo de contra-

<sup>(\*)</sup> Como já foi exposto, Pinzon entendeu que esse cabo era o que depois foi denominado de Santo Agostinho. E' mais crivel que esse cabo fosse entre o Gurupy, na fóz do rio do mesmo nome, e o rio Amazonas; e assim o entendem alguns, com bastante fundamento.

dictores que contestam a esses exploradores hespanhoes a fortuna de haverem sido os primeiros a tocar portos na costa brazilica ao sul do rio Amazonas, é certo que o depois denominado Estado do Maranhão foi descoberto mezes antes que Pedro Alvares Cabral, por acaso, ou impellido por correntes oceanicas que eram-lhe desconhecidas, houvesse aportado ao lugar que elle mesmo então denominou Porto Seguro, pelo abrigo que ahi encontrou. A descoberta de Pedro Alvares Cabral foi, sim, apenas o inicio da da parte denominada posteriormente Estado do Brazil; cabe-lhe, porém, de direito a gloria do grande facto, como já foi dito.

Decorridos trinta annos, o primeiro explorador portuguez que, desde a ilha de Itamaracá, navegou até a fóz do rio Amazonas, foi Diogo Leite, mandado por Martim Affonso, em duas caravelas, aos 19 de Fevereiro de 1531. (\*)

Quando El-Rei D. João III resolveu colonisar as terras do brazil, e dividiu-as em capitanias, de juro e herdade, essa parte septentrional á de Itamaracá (\*\*) foi doada, por foral de 11 de Março de 1535, ao grande historiador João de Barros, que associou-se em parçaria com Ayres da Cunha e Fernão Alvares de Andrade (thesoureiro-mór do Reino), para com cabedal maior realisar melhor a empreza. A armada, da qual era capitão-mór o mesmo socio Ayres da Cunha, foi de dez navios, com 900 homens, sendo 113 de cavallo; e sahio de Lisbòa em 1539, gastando quatro annos em preparativos (\*\*\*). Nessa expedição vieram dous filhos

<sup>(\*)</sup> Nos antigos mappas a bahia formada pelo rio Tury-assú é denominada — abra de Diogo Leite.

<sup>(\*\*)</sup> Esta capitania de Itamaracá começava no rio de Santa Cruz, ou da Serêa, até á bahia da Trahição, na altura de seis gráos. Dentro da área dessa capitania ficava o rio Parahiba. E, pois, essa capitania é a actual provincia da Parahiba; tendo, porém, perdido, para a de Pernambuco, sete a oito leguas ao sul, e, para a do Rio-Grande do Norte, quatro a cinco ao norte.

<sup>(\*\*\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, e outros historiadores dizem que a expedição zarpou de Lisbôa em 1535, mal entendendo certamente ao proprio donatario João de Barros, na Decada I, 6, 1, cuja referencia a 1535 limitou-se á data da sociedade em parçaria

filhos do donatario (\*). Infelizmente o naufragio não permittio que a expedição lograsse bom exito; conjecturando varios chronistas que alguns escaparam á morte, e que misturaram-se com os indios, produzindo uma nação de tapuyas barbados, denominados Peros (\*\*), sem duvida por serem descendentes de algum Pedro. (\*\*\*)

com Ayres da Cunha e Fernão Alvares de Andrade. Severim de Faria, escrevendo a vida do grande historiador, affirma que « os dez navios se fizeram á vela no anno de 1539 ». E assim deve ser crido; porque a data do foral da doação é 11 de Março de 1535, e, não sendo facil naquelle tempo aprestar armadas, tanto mais essa que foi considerada a maior, é natural que alguns annos decorressem após 1535.

- J. F. LISBOA, Apontamentos para a historia do Maranhão, no Jornal de Timon, II, põe em duvida que a armada fosse realmente de dez velas, e de 900 homens, sendo 113 de cavallo. Argumenta com a expedição de Vasco da Gama, a de Christovam Colombo, a de Fernan Cortez, a de Pizzarro, e outras, e exclama: « E, se o braço real nunca foi poderoso então para fazer abalar tam crescidas forças, como sel-o-iam tres simples particulares? » Mas todos os documentos confirmam aquella força.
- (\*) Segundo affirma Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XII, os filhos de João de Barros não pereceram nesse naufragio; e voltaram á companhia paterna. «E, feliz com elles na pobreza, fazia dahi em diante protestos de não fundar mais vãs esperanças em vir a ser rico, e assim resignou inteiramente toda a idéa de ser senhor donatario no Brazil.»
- (\*\*) Segundo Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XII, não ha documento historico sobre esta tradição dos Peros no Maranhão! Mas, bastaria abrir a obra do padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil em 1613—1614, 10, para lêr o que os tabajaras allegaram aos francezes, quando da ilha foi avistada uma barca portugueza sob o commando de Martim Soares, accusando-os de não terem cumprido a promessa de defendel-os dos Peros, tribu visinha com a qual estavam em guerra.

Bastaria tambem abrir a obra de Simão Estacio da Silveiba, Relação summaria das cousas do Maranhão, 1624, para lêr no numero IX essa tradição, que o escriptor em 1618 ouvira mesmo no Maranhão, quando então lá esteve.

(\*\*\*) Mesmo admittindo esta tradição como explicativa da origem da nação de indios barbudos, é licito questionar—se eram descendentes de naufragos da expedição de Ayres da Cunha, ou da de Luiz de Mello da Silva, posterior á aquella:—tanto mais que o naufragio da expedição de Ayres da Cunha, determinadamente na então desconhecida ilha que depois reconheceu-se ser Maranhão, é producto de mera conjectura, e tem sido assumpto de contorversia historica (J. F. Lisboa, Apontamentos para a historia do Maranhão, I); ao passo que o lugar do naufragio da expedição de Luiz de Mello da Silva, nos baixos da ilha por elle reconhecida nessa occasião, não tem offerecido materia para duvida séria.

Após essa expedição, e por desistencia que João de Barros fizera da capitania, a doação foi transferida para Luiz de Mello da Silva, filho do alcaide-mór de Elvas, embora ajudando-o El-Rei com tres navios e duas caravelas. O novo donatario, com a sua expedição, sahio de Lisbôa em 1554 (\*); mas, foi egualmente infeliz, porque já no fim da viagem, naufragou nos baixos dos Atins ou Corôa-grande, ao entrar na bahia que a ilha, posteriormente denominada S. Luiz (\*\*) pelos francezes, offerecia aos navegantes.

Desta segunda expedição, salvou-se só uma das caravelas, em que Luiz de Mello e outros puderam voltar a Portugal. Não obstante, sempre firme no proposito de povoar a sua capitania, seguio para a India a fim de ajuntar capitaes sufficientes para tamanho emprehendimento; e, de facto, quando de lá voltava em 1573 na náu S. Francisco, soffreu naufragio definitivo, não escapando a esse desastre pessoa alguma.

Depois de Luiz de Mello, nunca mais foi tentado por portuguezes o descobrimento dessa região; sendo, porém, provavel que essas costas brazilicas fossem percorridas por contrabandistas de páu-brazil, especialmente francezes.

Com a perseguição que os francezes soffreram, 1583—1585, na capitania da Parahiba, onde se haviam alliado os indios *Potiguares* para hostilisarem aos portuguezes, viram-se forçados a queimar alguns de seus navios carregados

<sup>(\*)</sup> Varnhagen, commentarios ao Roteiro do Brazil, por Gabriel Soares.

<sup>(\*\*)</sup> A denominação de S. Luiz, attribuida pelo padre CLAUDIO D'ABBEVILLE aos francezes quando em 1612 se assenhorearam da ilha, tem sido contestada como dada em 1554 — 1555 pelo donatario Luiz de Mello, seu descobridor, segundo o affirmam varios chronistas.

A ilha era conhecida pelos portuguezes, antes de a retomarem aos francezes, por Ilha dos Topinambás, por causa do gentio que lá habitava.

Os indigenas a denominavam — Caá-apuám-assú.

Alguns cosmographos a intitulavam — Ilha do Ferro, pela grande abundancia e optima qualidade deste mineral que lá existe.

de contrabando, e a reembarcarem em outros com destino á França. Ahi chegados, foi resolvida uma nova expedição á Parahiba; tanto mais que os selvagens em geral eram muito affeiçoados aos francezes.

Com effeito, foi formada em Dieppe a nova expedição, e de seu commando foi encarregado Jacques Riffault. Depois de percorrer a costa, durante algum tempo, com tres navios bem equipados, vio-se obrigado de um forte temporal a arribar a uma ilha, já com a perda do melhor daquelles navios. Era a ilha do Maranhão, até então buscada pelos portuguezes, mas ainda uão possuida e pisada por elles.

Contrastes da vida! Dous naufragios haviam afastado os portuguezes; um temporal levou lá os francezes, montados no seu Tosão de ouro, á imitação de Phryxo, da mythologia. Não duraram, porém, muito naquella terra; porque, no decurso de cerca de vinte annos, 1594—1614, o chefe da colonia franceza, já então por conta do governo de França, vio a ilha invadida e tomada por Jeronymo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno, representando verdadeiramente, por sua vez, o papel dos Argonautas. Aquelle chefe era Daniel de la Touche, senhor de la Ravardière, habil official da marinha real, commissionado, ao principio, pelo Rei Henrique IV, e depois, quando de novo voltou de França, autorisado pela Rainha Regente, a qual, para mais honrar a expedição, fez o donativo de um pavilhão, com a expressiva divisa: Tanti dux fæmina facti.

A historia dessa enorme lucta pode ser lida minuciosamente em Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão; e, melhor ainda, no primitivo documento, que é a Jornada do Maranhão por ordem de Sua Magestade feita no anno de 1614. (\*)

<sup>(\*)</sup> Ha controversia acerca da autoria da Jornada do Maranhão. Uns dizem que foi escripta pelo proprio Jeronymo de Albuquerque. Outros, que o foi por Diogo de Campos Moreno, seu companheiro na expedição, sahida de Pernambuco para a conquista do Maranhão.

Diogo de Campos era capitão e sargento-mór do Estado do

A verdade é que os portuguezes resgataram o Maranhão e a ilha do mesmo nome, graças a Deus, e mediante o valor dos dous já referidos capitães. Os francezes tinham na ilha um pessoal da primeira ordem, de nobres (\*) e de outros homens distinctos; e, por muito amados dos indigenas, julgaram para sempre segura a preza. Afinal, em 1615, veio de Lisboa á ilha do Maranhão Alexandre de Moura para que, considerando rotos os tratados feitos por Jeronymo de Albuquerque com Daniel de la Touche, expulsasse definitivamente os francezes: c. de facto, entrando Alexandre de Moura na bahia, iá então de S. Luiz, em 1.º de Novembro. o chefe francez, por causa do desanimo de seus commandados. vio-se forçado, no dia seguinte, a propôr e assignar uma capitulação, entregando tudo sem indemnisação de nenhuma especie, ainda que, pelo tratado anterior com Jeronymo de Albuquerque, este se obrigára a pagar-lhe toda a artilharia que deixasse nos fortes.

Antes, porém, de irem ao Maranhão Jeronymo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno, já a pé haviam seguido de Pernambuco para lá os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, apenas acompanhados de alguns indigenas domesticados. O primeiro foi martyrisado na serra de lbiapaba, aos 11 de Janeiro de 1608; não permittindo Deus que chegasse ao seu destino, bem como o segundo que voltou a recolher-se ao seu Collegio na Bahia. (\*\*)

Por outro lado, o governo em Lisbôa havia expedido a carta régia de 8 de Outubro de 1612, com a promessa

Brazil. Acompanhou a Jeronymo de Albuquerque, com as honras e vantagens de seu posto, e tambem as de seu adjunto e collateral, segundo a declaração do governador Gaspar de Souza na patente que lhe passou em Olinda aos 30 de Julho de 1614.

<sup>(\*)</sup> Um dos mais notaveis era o almirante Francisco Rasilly, cavalheiro da Ordem de S. João.

<sup>(\*\*)</sup> Em 1622 o padre Luiz Figueira acompanhou, de Pernambuco para o Maranhão, o capitão-mór nomeado para esta capitania. Logo depois, teve de sustentar lucta renhida com os que escravisavam os indigenas, como adiante diremos. Morreu em um naufragio, ao chegar ao Pará, em fim de Junho de 1643.

de premios a quem fizesse a descoberta e conquista das terras do Maranhão. As instrucções foram dadas, com a data de 9 do mesmo mez, ao decimo governador geral, para isso commissionado amplamente, Gaspar de Souza.

O primeiro governador da capitania do Maranhão foi o já mencionado Jeronymo de Albuquerque, sob o titulo de capitão-mór da conquista e do descobrimento das terras do Maranhão. Elle mesmo accrescentou por enthusiasmo o appellido Maranhão, quando sellou com sua assignatura a capitulação proposta por Daniel de la Touche, senhor de la Ravardière. E podia-o fazer, por ser de direito e de facto o restaurador dessa capitania. Governou, porém, somente dous annos e alguns dias; pois que falleceu em 11 de Fevereiro de 1618. Era pernambucano, nascido em Olinda. Seu pae era o capitão Jeronymo de Albuquerque; e sua mãe a india Maria do Espirito-Santo, filha do maioral conhecido por Arco-Verde. (\*)

Morrendo, ainda teve tempo para nomear seu filho Antonio de Albuquerque, a fim de substituil-o no governo da capitania. Infelizmente, Bento Maciel Parente, que foi depois tão fatal ao Maranhão, creou-lhe serios embaraços; de sorte que o governador vio-se obrigado a remettel-o preso para Pernambuco, onde, após explicações, conseguio ser solto. Antonio de Albuquerque governou somente quatorze mezes, até 6 de Abril de 1619.

Seguio-se o governo de Domingos da Costa Machado; e não passou do dia 20 de Abril de 1622. Foi durante esta administração que ao Maranhão aportou um navio com quarenta familias de portuguezes açorianos; em execução de um contracto entre a corôa e o provedor-mór Antonio Ferreira Bittancourt. Já anteriormente havia chegado outro navio, por conta de Jorge de Lemos Bittancourt, a quem

<sup>(\*)</sup> *Uirá-uby*, arco-verde.

De Jeronymo de Albuquerque descende a conhecida familia, de Alagôas ao Rio-Grande do Norte, Albuquerque Maranhão.

fora promettida uma commenda de 400\$000, se a essa capitania levasse duzentos casaes:—o que cumprio em tres viagens, merceendo a commenda promettida, e vindo elle proprio residir no Maranhão.

Após, veio o governo de Antonio Muniz Barreiros, 1622—1624. Com elle viera de Pernambuco o padre jesuita Luiz Figueira (o companheiro de Francisco Pinto, martyrisado na serra de Ibiapaba); e o capitão-mór trazia a recommendação expressa « de se aconselhar, nas materias mais graves, com o padre Luiz Figueira, de tantas letras como virtudes ».

Ao principio, o padre Luiz Figueira teve necessidade de arcar com os que escravisavam indios; e esses taes não duvidaram exigir do capitão-mór a expulsão dos padres da Companhia de Jesus em prazo brevissimo. O padre Luiz Figueira, porém, respondeu que, « firme em sua vocação de prégar o Evangelho entre os indios, só aos pedaços deixaria sua missão ». Afinal, a esforços do capitão-mór, os padres da Companhia obrigaram-se a não intrometter-se em governar os indios domesticos. (\*)

Este capitão-mór cumprio a obrigação que seu pae contrahira de fundar nesta capitania dous engenhos de assucar. E fundou-os á margem do rio Itapicurú (\*\*). Pela escolha do local, sustentou pleito com Antonio de Albuquerque Maranhão, ex-governador, cujos herdeiros afinal o venceram.

Estas quatro administrações, em verdade, foram pacificas, e proveitosas á capitania. E, além da ilha, não haviam sido até então explorados, nas proximidades de sua fóz, senão os rios Meary, Pindaré e Itapicurú. Todo o resto da capitania continuava sob a sujeição dos chefes selvagens.

<sup>(\*)</sup> O padre Luiz Figueira é o autor da afamada Grammatica da lingua tupi.

<sup>(\*\*)</sup> Lêmos uma controversia — se se deve escrever Itapicurú, ou Itapucurú, ou Tabucurú, etc. Pensamos não valer a pena essa disputa.

Entretanto, querendo o governo da metropole dar maior força e desenvolvimento á administração da parte septentrional do Brazil, elevou-a á cathegoria de Estado, por carta régia de 13 de Junho de 1621; comprehendidas no Estado do Maranhão a câpitania deste nome e a do Gram-Pará. Não foi porém, installado senão em 3 de Setembro de 1624: porque o primeiro governador geral nomeado, D. Diogo de Carcamo, fidalgo hespanhol, naturalisado portuguez, não aceitára o cargo; e o segundo, Francisco de Albuquerque Coelho de Carvalho, fidalgo da casa real, não sahio de Lisbòa senão em 25 de Março de 1624, e ainda demorou-se algum tempo em Pernambuco, e depois no Ceará. (\*)

Este primeiro governador geral reformou muitos abusos; e, após a expulsão dos hollandezes, inglezes e francezes, entrincheirados no rio Gurupá e em outros braços mais do rio Amazonas, 1623, tomou desde logo todas as providencias para reforçar a defesa da cidade de S. Luiz contra quaesquer assaltos daquelles estrangeiros, mandando tambem reconstruir de pedra e cal o forte de S. Filippe, mais conhecido por Baluarte.

Esta administração, antes de findar o seu tempo por morte do governador (15 de Setembro de 1636), reiterou a prohibição das famigeradas tropas de resgate, e conseguio fazer expellir da ilha dos Tocujús, na capitania do Gram-Pará, os corsarios hollandezes e francezes que haviam voltado a entreter commercio com os indios.

Como justo epitaphio, basta transcrever as palavras do padre José de Moraes, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará: « Muitos foram os que sentiram a sua morte; porém, mais que todos, o padre Figueira, porque via que interessava na sua vida a Christandade e nova reducção do gentilismo. »

<sup>(\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, § 525, diz que o Ceará já então pertencia ao governo da capitania do Maranhão.

Sem governo, o povo tratou de eleger um governador. A eleição coube a Jacome Raymundo de Noronha, fidalgo da casa real, então provedor-mór no Estado do Maranhão; tendo sido capitão-mór em Gram-Pará. A origem legitima deste governo é contestada por varios chronistas; mas a verdade é que o Estado não podia estar sem administração superior aos capitães-móres das capitanias dependentes. Teve este governador geral interino necessidade de debellar, mediante degredo, alguns cabeças de uma conjuração abortada. Ao findar sua administração, ouvindo de dous frades leigos a narração de uma viagem que haviam feito pelo rio Amazonas, desde Quito, resolveu executar ordens recebidas anteriormente para essa exploração rio ácima, e deu ao capitão Pedro Teixeira, vencedor dos hollandezes e francezes na ilha dos Tocujús, tão importante e arriscada commissão.

Infelizmente, em 27 de Janeiro de 1638, teve por successor Bento Maciel Parente, já conhecido desde o governo de Jeronymo de Albuquerque. Por ordem do governo da metropole, o novo governador fez abrir devassa sobre a eleição de Jacome Raymundo de Noronha; cujo governo foi, por isso, declarado illegitimo, em sentença do juiz syndicante de 10 de Abril de 1638, reformada depois em sentido contrario pelo tribunal superior. Durante a sua administração, voltou de Quito, pelo rio Amazonas, a expedição commandada pelo capitão Pedro Teixeira; e vale a pena lêr a descripção que dessa heroica e feliz exploração fez Berredo, em sua obra Annaes historicos do Estado do Maranhão, §§ 679 até 744,—descripção que, reproduzida aqui, estaria fóra do plano deste pequeno livro. Basta dizer que aquella expedição é uma pagina gloriosa da historia do Brazil. E os hespanhoes em Quito por tal a honraram com attenções extraordinarias e obsequios de mór valia. (\*)

<sup>(\*)</sup> O padre José de Moraes, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará, depois de applaudir a eleição de Jacome de Noronha, accrescenta: «E quando se não contasse outro entre os acertos do seu governo, bastaria a resolução e providencia com que deu fim ao descobrimento do famoso rio das Amazonas, nomeando

Se a administração de Bento Maciel Parente teve a fortuna de vêr a volta da expedição do capitão Pedro Teixeira, enviada a Quito pelo seu illegitimo antecessor, coube-lhe, por contrapeso, a desgraça de assistir covardemente á invasão hollandeza na cidade de S. Luiz.

Desde 1624, por estarem Portugal e suas colonias sob o dominio dos Filippes, de Hespanha, a Hollanda intentára arrancar aos portuguezes a parte septentrional do Brazil, desde a cidade da Bahia.

Já em 1623—1624, a capitania do Gram-Pará e a do Ceará viram-se infestadas e assaltadas de hollandezes. Porém, o capitão-mór do Maranhão, Antonio Muniz Barreiros, e depois o primeiro governador geral do Estado do Maranhão, Coelho de Carvalho, conseguiram expulsal-os. Mais tarde, em 1629, chegando novos avisos á cidade de S. Luiz do Maranhão, de que, em varios braços do rio Amazonas, andavam estrangeiros, e que até haviam levantado um forte na ilha dos Tocujús, o capitão-mór Pedro Teixeira, acompanhado do capitão Pedro da Costa Favella, lá foi, e debellou-os.

Mas, o verdadeiro primeiro assalto, com caracter de hostilidade official, havia sido o de 8 de Maio de 1624, na cidade da Bahia. Era alli governador geral do Estado do Brazil Diogo de Mendonça Furtado. No dia 9, ao amanhecer, penetraram a barra trinta e tres navios hollandezes; e os fortes responderam á aggressão. A cidade, afinal, foi tomada, por covardia dos que a deviam defender. O governador geral, preso, foi remettido para a Hollanda; onde logrou ser solto no dia 23 de Novembro de 1626. Não durou, porém,

para elle a um tão insigne e afortunado cabo, como o capitão Pedro Teixeira; que, dando principio á sua commissão em Outubro de 1637, subindo até Quito, e voltando desta para a cidade do Pará, chegou em Dezembro de 1639, acompanhado da sua mesma escolta e de dous castelhanos, Religiosos da Companhia, os padres Christoval de Acuña e André de Artieda, com mais dous Religiosos de Nossa Senhora das Mercês, que foram os que deram principio á sua fundação neste Estado.

muito tempo na Bahia o dominio hollandez; porque, no dia 22 de Março de 1625, apresentou-se à barra a esquadra commandada pelo almirante hespanhol D. Fadrique de Toledo. A esquadra compunha-se de cincoenta e dous navios de guerra, dos quaes vinte e dous de Portugal, vinte e seis de Hespanha, e quatro de Napoles; sem contar os innumeros transportes, em que vieram doze mil quinhentos e sessenta e tres homens, cujos eram portuguezes somente quatro mil, e onde era tanta a nobreza (\*) que, mesmo nas expedições de D. João I à Ceuta e de D. Sebastião a Tanger, não houve exemplo de pessoal tão luzido em nascimento. Reconhecendo os inimigos que a lucta era muito desegual, capitularam no dia 1.º de Maio; dando-se-lhes apenas embarcações com mantimentos para tres mezes e meio, e as armas necessarias para defesa.

Decorridas tres semanas, estiveram á vista da cidade da Bahia outros trinta e quatro navios hollandezes, sob o commando do almirante Hendriksoon; mas, sabendo da capitulação, e receiando o combate, velejou para o norte, passou em frente da cidade de Pernambuco, e, não podendo aportar na barra do rio Parahiba por causa de grande temporal, foi abrigar-se na espaçosa bahia da Trahição. Sabendo ahi que de Pernambuco seguia uma expedição para desalojal-os do littoral occupado, levantaram ferro em 1.º de Agosto. Esta infeliz expedição era portadora da proclamação dos Estados Geraes da Hollanda aos povos do Brazil, promettendo « tolerancia religiosa, liberdade de commercio, segurança de propriedade e outras garantias » aos que se submettessem.

<sup>(\*)</sup> Nesta armada vieram tres irmãos Rendon: D. João Matheos Rendon, D. Francisco Rendon de Quebedo, e D. Pedro Matheus Rendon Cabeça de Vacca. O outro, D. José, veio depois.

Preferiram ficar no Brazil; e por isso não voltaram com a armada. Depois de algum tempo, mudaram-se para S. Paulo, onde os dous primeiros casaram-se com duas filhas de Amador Bueno de Ribeira.

Vêr adiante a genealogia, Linha A, V e VI.

Novo assalto soffreu a cidade da Bahia, em Março de 1627, por uma esquadra ao mando do almirante hollandez Piet Heyn; e, tomando-a, com grandes despojos, inclusive tres mil caixas de assucar, velejou com a esquadra para o sul até Cabo Frio, de onde, depois de fazer aguada em um porto visinho, voltou á Bahia em 10 de Junho. Recolheu-se á Hollanda, sahindo para lá no dia 14 de Julho; não sem ter ainda causado enormes damuos.

Alli chegando, foi resolvida nova expedição; não mais, porém, para a Bahia, já recentemente tão devastada, mas para a cidade do Recife, capital da capitania de Pernambuco, que, além de produzir sessenta mil ducados, e as especiarias, estava mais proxima da Europa. E isto foi previamente sabido em Madrid e em Lisbòa, por avisos que portuguezes patriotas mandaram; mas o governo da metropole não quiz ou não poude desde logo providenciar. Com effeito, em 14 de Fevereiro de 1630, a armada hollandeza, composta de cincoenta e seis navios, e já esperada por aviso vindo do archipelago de Cabo-Verde, mostrou-se á vista. Seu chefe era Henrique Cornelis Loncq. O desembarque foi realizado ao norte da villa de Olinda, nas praias chamadas do Páu-amarello, por Theodoro Weerdenburgh, general em chefe das forças de terra.

Com a noticia de que o governo de Madrid cuidava em enviar a Pernambuco e á Bahia outra armada, os hollandezes fizeram sahir, em 1631, nova esquadra, ás ordens do almirante Adrian Janssen Pater. A esquadra hollandeza chegou a Pernambuco, antes da hespanhola-portugueza, que vinha sob o commando do almirante D. Antonio de Oquendo. Aos 13 de Julho, chegava Oquendo á Bahia; e, aos 18 de Agosto, Adrian Pater sahio de Pernambuco para atacal-o, pois que Oquendo para lá seguira, a deixar os soccorros na Barra-Grande. As duas esquadras encontraram-se, a final, no dia 12 de Setembro: e foi um formidavel combate, no alto mar, que durou desde as oito horas da manhā ás quatro da tarde; acabando pelo incendio da capitánca

hollandeza (\*), depois de mettidos a pique, de lado a lado, varios navios, e da perda de cerca de mil homens.

Sem embargo, os hollandezes, com successivas expedições e reforços, conseguiram apoderar-se do littoral, desde Alagôas até a cidade do Maranhão, na epocha de 1632—1662, sendo ponto principal a cidade do Recife. Ainda a cidade da Bahia e o reconcavo, 1638, foram de novo atacados, bloqueiados, e tomados de assalto por elles; porém, logo após, o conde de Nassau foi forçado a retirar suas forças para o Recife, muito vexado por ter encontrado maior resistencia do que esperava.

Mas, no decurso da epocha 1624-1662, a campanha mais memoravel, conforme os chronistas, foi a do Maranhão, pelas circumstancias especiaes que a determinaram e dirigiram. Os hollandezes alli estiveram apenas desde 25 de Novembro de 1641 a 28 de Fevereiro de 1644. Foi, porém, essa lucta, entre portuguezes-brazileiros e os hollandezes, um verdadeiro duello de morte, durante todo aquelle tempo. esquadra inimiga, que apoderára-se do porto e da cidade, era composta de treze navios de guerra, tres bergantins e mais tres barcos menores. O vice-almirante, que a commandava, era Lichthardt: e não só a armada, como tambem o exercito de desembarque, estavam sob a direcção de Pedro Bas, conselheiro politico. O governador Bento Maciel Parente, aliás valoroso em outras occasiões, tomou-se então de estranho pavor, cogitando antes em salvar, por negociações com o invasor, suas propriedades e haveres, do que em defender os interesses nobilissimos da patria. Mas, por castigo do Céu, foi elle preso pelos invasores, e remettido para Pernambuco; até ahi não chegando, porque, conduzido por terra do Rio-Grande do Norte em diante, falleceu em caminho. Outros dizem que não passou do forte de Potengy, no Rio-Grande.

<sup>(\*)</sup> Do almirante Adrian Pater conta a historia que, quando vio incendiada a sua capitánea, preferindo a morte nas aguas a morrer nas chammas, envolveu-se no estandarte da Hollanda, e, atirando-se ao mar, exclamára: «O oceano é a sepultura de um almirante bátavo.»

Felizmente, em fins de 1641 houve o plano de uma insurreição geral, de combinação com os indigenas, tendo por chefes Antonio Muniz Barreiros, ex-capitão-mór (1622—1625), e Antonio Teixeira de Mello, ambos ricos senhores de engenho, á margem do rio Itapicurú. (\*)

O plano, porém, não começou a ter execução senão em 1642; sendo confiado o commando ao sobredito Antonio Muniz Barreiros, que, por isso, desde 30 de Setembro, como chefe dos conspiradores, assumio pela segunda vez o cargo de capitão-mór (1642—1643). Na noite desse mesmo dia, foram a um tempo sorprendidas e feitas prisioneiras ou degoladas as guarnições dos cinco engenhos: e de madrugada se foram todos reunir diante do forte do Calvario, no mesmo rio Itapicurú, para tambem sorprendel-o, como de facto aconteceu, aprisionando primeiramente o seu commandante, que dormia, segundo costumava, em uma casa fóra do forte, e em seguida apoderando-se deste, mediante a morte de sentinellas.

Os sublevados passaram sem demora á ilha, acommettendo e levando á degola a primeira guarda inimiga que encontraram; e assentaram seu acampamento a tres leguas distante da cidade, com avançadas junto do rio Coty (\*\*).

<sup>(\*)</sup> O padre José de Monaes, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará, II, 5, attribue a origem desse plano ao padre Lopo do Couto, então Superior da missão, por causa dos repetidos sacrilegios dos templos, espalhadas com ignominia as pedras do santuario, chorando as mesmas ruas por serem caminho de iniquidade, sem que por ellas pisassem já os catholicos para virem ás solemnidades da egreja e officios divinos, com medo dos hereges. Em verdade, Antonio Muniz Barreiros era seu sobrinho; e certamente não tomaria a attitude de chefe da sublevação, se não ouvira a seu tio, Superior da missão, e portanto com muitos elementos para o auxiliar efficazmente. Com effeito, o padre Lopo do Couto, voltando de uma visita ás aldêas, communicou só por só o acerto, conveniencias e meios de uma tão gloriosa acção; e, approvando-a Antonio Muniz, se obrigou a communicar este negocio com os demais bons patricios, de cuja fidelidade tinha elle cabal conhecimento que ajudariam a empreza, ainda com risco das proprias vidas.

<sup>(\*\*)</sup> D. Luiz de Menezes, conde da Ericeira, Portugal restaurado, I, referindo-se a este feito d'armas, escreveu que Muniz não logrou

No dia seguinte, veio o inimigo; mas Muniz Barreiros deliberou ir ao seu encontro, armando-lhe junto a esse rio uma cilada, ende fosse menos esperada. O exito da estrategia foi pleno, não escapando senão seis soldados hollandezes; pois que até seu commandante foi morto.

Com esta victoria, que forneceu aos sublevados armas e munições, Muniz Barreiros sitiou a cidade; seguiram-se os tiroteios e assaltos proprios dos assédios. Pelo que foi até então, com a rapidez das marchas e evoluções, essa campanha seria digna de um Julio Cesar ou de um Napoleão.

Não alcançou, porém, Muniz Barreiros vêr concluida a restauração do Maranhão; pois que, ferido em combate, falleceu no dia 16 de Janeiro de 1643 (\*), ainda que com a satisfação de ter ouvido as acclamações da victoria do dia 15,—victoria tanto mais notavel quanto já os hollandezes estavam reforçados com o grande contingente de tropa vinda de Pernambuco sob o commando do tenente-coronel Henderson.

Todavia, Antonio Muniz Barreiros foi censurado por não ter atacado, no dia 6 desse mesmo mez de Janeiro, as posições inimigas na ilha e cidade, logo que vio-se soccorrido das tropas chegadas do Pará sob o commando do capitão

completar o seu plano de sorpresas, « porque um negro, que fugio da terra firme, de tudo o que nella havia acontecido deu aviso na cidade ».

O padre José de Moraes, Historia da Companhia de Jesus na estincta provincia do Maranhão e Pará, II, 6, porém, escreveu: « porque um misiço, que escapou a nado do conflicto, levou á fortaleza da cidade a triste nova daquella fatal derrota ».

Frei José de Santa Thereza, Istoria delle guerra del regno del Brasile, escreveu que esse fugitivo era un Moro (mouro).

<sup>(\*)</sup> Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XXX, sustenta que Muniz Barreiros foi ferido nesse combate. Eis o que elle, de certo por informações, escreveu: «Ahi se defenderam os maranhenses energicamente, de modo que obrigaram os hollandezes a retirar-se, com perda de não poucos mortos e de sessenta a setenta feridos. A perda da nossa parte foi proporcionalmente mais pequena em numero; mas muito maior moralmente, porque nesta heroica defesa succumbio o capitão-mór Antonio Muniz.

Pedro da Costa Favella e de outros dous. Entendiam os criticos que os hollandezes teriam immediatamente capitulado (\*). Não obstante, só o commandante estava habilitado a conhecer os elementos com que teria de operar, a fim de não ser victima de precipitações. Tambem Quinto Fabio Maximo, cognominado Cunctator, foi accusado de temporisações em frente de Annibal; mas, factos posteriores provaram que o famoso general romano bem manobrára.

Os sublevados, entretanto, precisavam de outro chefe para substituir o fallecido; e, pois, assumio o commando o outro senhor de engenho, Antonio Teixeira de Mello (\*\*). Após alguns dias de muda expectativa, retirou-se na noite de 25, com a força sublevada, para « uma posição bastante forte, além de um desfiladeiro tão estreito que não podia passar por elle mais que um homem de cada vez, ás cabeceiras do rio Cotim, onde seu antecessor havia conseguido a primeira victoria ». E, nessa posição, os hollandezes, que ousaram pretender passar o desfiladeiro no dia 26, foram todos mortos.

Em bem nutrida lucta de guerrilhas entreteve-se Teixeira de Mello durante tres mezes; até que embarcou para Tapuy-tapéra (Alcantara) no dia 2 de Maio, a esperar soccorros pedidos ao governo da capitania do Gram-Pará.

<sup>(\*)</sup> VARNHAGEN, barão de Porto-Seguro, depois visconde do mesmo titulo, Os Hollandezes no Brazil desde 1624 a 1654.

<sup>(\*\*)</sup> O padre José de Moraes, obra citada, II, 7, não dá Antonio Muniz Barreiros como ferido em combate, mas « muito debilitado de forças á violencia de agudas febres»; accrescentando que, « rendido ultimamente á valentia do mesmo achaque, cahio gravemente enfermo, nomeando logo para fazer as suas vezes ao sargento-mór Antonio Teixeira de Mello».

O animo de Muniz Barreiros não se abateu; ao contrario, recebidos todos os sacramentos, chamou então os principaes cabos daquella illustre restauração, expondo-lhes brevemente as conveniencias que a todos resultavam de seguir e concluir aquella guerra, e recommendando-lhes a prompta e leal obediencia ao seu novo general ». « Com a valentia do soldado soube tambem ajuntar a piedade christã com que morreu. »

E, com esses soccorros, eis que chegados, passou-se de novo para a ilha; onde, de victoria em victoria, nos successivos combates de guerrilhas e de sorpresas, assignou por fronteiras aos audazes invasores os estreitos recintos da cidade e fortaleza, de sorte que nem um só sahia, mesmo á pouca distancia, que subito não cahisse morto pelos indios ou pelas partidas patrioticas que infestavam os arredores.

Nesta situação impossivel, esperando embalde auxilios que não appareciam, e já escassos de todos os recursos, os hollandezes julgaram de melhor conselho fazer a retirada, encravando toda a artilharia do fórte, e embarcando em dous chavécos velhos, no dia 28 de Fevereiro de 1644, com destino ao Ceará, onde desembarcaram, para seguirem todos por terra até o Rio-Grande. (\*)

Continuou entretanto Antonio Teixeira de Mello com o governo até 17 de Junho de 1646, para entregal-o só então ao sargento-mór Francisco Coelho de Carvalho, nomeado governador e capitão-general do Estado do Maranhão; visto como Pedro de Albuquerque, pernambucano, fidalgo da casa real, antecessor de Coelho de Carvalho, havia fallecido no Pará em 30 de Janeiro de 1644, poucos dias antes da restauração do Estado. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> O já referido D. Luiz de Menezes, conde da Ericeira, obra citada, II, enumera os desastres que os hollandezes soffreram dos indios do Camocim, no Ceará, por os terem abandonado sem a minima explicação. De volta ao rio Camocim, foram tomando de sorpresa os fortes dos hollandezes e degolando as guarnições; e marcharam em seguida para a fortaleza do Ceará (hoje a capital), que soffreu egual sorte. Immediatamente mandaram ao Maranhão um expresso, para dar a boa noticia; e Antonio Teixeira de Mello apressou-se a enviar para lá as precisas guarnições.

O senador Pompeu, Ensaio estatistico da provincia do Ceará, II, parece têr-se enganado quando dá Teixeira de Mello como indo para o Ceará como capitão-mór.

<sup>(\*\*)</sup> Este Pedro de Albuquerque cobrira-se de gloria em Perna nbuco, defendendo contra os hollandezes, na madrugada de 7 de Fevereiro de 1633, o reducto do Rio Formoso. A defesa foi heroica; e, segundo o mesmo historiador, de quem trasladamos esta noticia, «constitúe entre nós um a lenda semelhante á do passo das Termopylas entre os gregos». Com

Custa, porém, assignalar que lucta tão heroica, die de uma epopéa, não haja deparado até hoje um po maranhense que a cantasse, qual Homero, Virgilio ou Came com as modificações impostas pela diversidade dos tempos differença dos costumes.

As luctas no Maranhão, ao principio, com a in natureza, produzindo os naufragios das duas expedições donatarios; depois, com os selvagens, para cuja remissão indispensavel o martyrio do padre Francisco Pinto, na se de Ibyapaba; em seguida, com os francezes, tão bons catholicomo os portuguezes, porém mais amados dos indigenas que estes; finalmente, com os hollandezes, sedentos vingança contra a Hespanha, cheios de dinheiro, tanto maudazes quanto sentiam-se armados de todos os ma aperfeiçoados da guerra maritima: — taes luctas foram, verdade, feitos tão extraordinariamente heroicos, sob qualquonto de vista, que já deveriam ter merecido dos poem que a Athenas brazileira tem sido tão fertil, um trabalhado e altisonante poema, pondo em relevo os vaque as illustraram, uns com desgraças, outros com gloros desgraças des

Entretanto, ao passo que o Maranhão era reconquist dos hollandezes, continuaram estes a dominar a costa de o Rio-Grande até á Bahia, fazendo porém praça fórte Pernambuco.

O conde Mauricio de Nassau, por motivos que constain das chronicas, logo que soube da restauração Maranhão, deixou o governo de Pernambuco a uma emissão de tres conselheiros secretos e na Parahiba embar para a Hollanda no dia 22 de Maio desse mesmo anno 1644.

Tambem é certo que a Companhia das Indias 0 dentaes, a cujo cargo estava a invasão no Brazil, h

elle, eram apenas vinte e um combatentes. Morreram dezenove; escapou a nado, ferido: — só elle ficou prisioneiro, por ter sido enconte estendido no fórte, com duas feridas. O inimigo respeitou tanto valor o mandou livre para a Europa.

soffrido muitos prejuizos; e com ella não quizera fundir-se a Companhia das Indias Orientaes. Taes companhias, sob o caracter de sociedades commerciaes, eram verdadeiramente associações de corso, instituidas para hostilisarem a Hespanha, sob a protecção dos Estados Geraes da Hollanda, Repugnou talvez ao conde Mauricio de Nassau continuar ao servico da Companhia Occidental (\*). A verdade é que só depois de 1646 a guerra hollandeza no Brazil assumio caracter mais legal, não duvidando os Estados Geraes autorizar, pelas resoluções de 24 de Dezembro de 1646 e 22 de Janeiro de 1647, a todos os officiaes de terra e mar, ao servico da Companhia das Indias Occidentaes, o uso de represalias para com os que causassem prejuizos á mesma Companhia. E. pois, por isso mesmo sorprende a longanimidade covarde com que o embaixador de Portugal em Haya supportava tudo o que o governo hollandez mantinha contra o Brazil: preferindo a astuciosa humilhação das felizmente interminaveis negociações. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> O principe de Nassau deu prova de ser um fidalgo. Obedecer companhias ou sociedades commerciaes, para fazer os negocios destas no governo, era sem duvida deshonrar o espirito politico, — unico que deve animar qualquer administração. Assim elle o entendeu; e entendeu bem.

O Brazil, ha annos, entrou, por sua vez, na phase dos governosmercantis. A corrupção não podia deixar de produzir mais essa immoralidade. São os bancos e as sociedades anonymas, por seus directores e grandes accionistas, homens políticos, ou mésmo simplesmente eleitores, que dão a lei. As tarifas ou fretes são organisados para grandes dividendos aos accionistas; além dos lucros illegitimos dos directores. Soffre, portanto, a producção com mais esse excessivo gasto no transporte. E a maniaca gloria de dar altos dividendos é tal, para merecer condecorações e titulos, e tambem para induzir a engano os compradores de acções,—que os directores applicam a esse serviço o fundo de reserva, na esperança de restituirem depois a quantia subtrahida.... O peior em tudo isto é que a população das cidades, em que ha companhias de gaz, agua, e tram-ways, como monopolios, é vexada, sem embargo de suppostas fiscalisações, com exações de toda a especie; e os directores nada receiam, porque têm por si os governos, se não conniventes, amedrontados, e pois estão certos de que não haverá inquerito, nem processo.

<sup>(\*\*) «</sup> Felizmente interminaveis negociações »; porque estas referiam-se á entrega de grande parte do Brazil á Hollanda, como os Estados Geraes pretendiam.

Por isso, e porque a sublevação em Pernambuco deixou de coincidir com a do Maranhão, segundo o traçado plano, o glorioso trabalho de Antonio Muniz Barreiros e Antonio Tcixeira de Mello esteve arriscado a perder-se, ante a impotencia de André Vidal de Negreiros e as procrastinações de João Fernandes Vieira para o levantamento geral no Rio-Grande, Parahiba, Pernambuco e Alagôas; concorrendo muito para a ausencia de coragem nos conspiradores pernambucanos a lamentavel duplicidade de El-Rei em Portugal e do governador geral na Bahia, Antonio Telles da Silva, os quaes, ao mesmo tempo que mostravam-se amigos dos Estados Geraes em Haya e das autoridades hollandezas em Pernambuco, davam instrucções reservadas a Salvador Corrêa de Sá e Benevides (que não as quiz executar) e a André Vidal de Negreiros para promoverem e sustentarem o movimento insurreccional, devendo, porém, fingir para com aquellas autoridades esforços por abafal-o! Ainda nesse plano sahiram da Bahia, 1645, Henrique Dias (\*), governador dos pretos, e D. Antonio Filippe Camarão (\*\*), capitão-mór dos indios:

<sup>(\*)</sup> Natural de Pernambuco; desde 1633 poz-se ao serviço contra os hollandezes. Nunca foi vencido. Na famosa batalha de Porto-Calvo, a 17 e 18 de Fevereiro de 1637, á frente de oitenta negros sustentou gloriosamente seu posto: ferido por uma bala na mão esquerda, quando mais fervia a peleja, mandou que logo lh'a amputassem, e, em seguida, voltou immediatamente ao combate. Foi por isso nomeado mestre de campo, com o habito de Christo e o fôro de fidalgo; mas, concluida a guerra, não mais delle lembraram-se, e falleceu esquecido no Recife em 31 de Agosto de 1661.

<sup>(\*\*)</sup> Natural do Rio-Grande do Norte, da nação dos *Poty-goáras*: ainda que seja isto muito controvertido, pretendendo para si o heróe cada uma das provincias de Pernambuco, Parahiba e Ceará.

Parece que seu nome era Potyguassú, conforme escreveu o padre Simao de Vasconcellos; mas outros chronistas o abreviaram para Poty, entendendo que já exprimia a idéa de Camarão-grande. Além de que a palavra poty era o nome generico do marisco, quer simples camarão, quer lagostim. Poty-assú significaria, pois, «lagostim-grande»: o que nada adiantaria. De facto, Gabriel Soares, Noticia do Brazil, descreve assim a especie poty-assú: «São uns camarões que se crião nas concavidades das ribeiras, e têm tamanho corpo como os lagostins, e o pescoço da mesma maneira, com a casca nidia e as pernas curtas; os quaes crião coraes em certo tempo, e em outro têm o casco gordo como lagosta.

—aquelle tão preto, e este egualmente tão indio, como os commandados de cada qual. Ambos eram já muito conhecidos dos hollandezes por seu valor militar. E, por isso, a noticia de terem sahido da Bahia esses dous caudilhos, para favoreccrem a revolta, causou espanto no Recife; se bem que André Vidal de Negreiros (\*), ainda então não manifestado aos hollandezes como inimigo, communicára dissimuladamente ao governador geral ter já providenciado para que fossem perseguidos, onde acaso os encontrassem.

Felizmente, com o valor de chefes taes como André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, D. Antonio Filippe Camarão e Henrique Dias, além de outros; e, depois, com

Esta definição combina com as de Piso e de Marggrav, 1648—1654, que entregaram-se ao estudo das cousas naturaes do Brazil.

Desde 1630, quando soube que os hollandezes haviam conquistado o Recife e Olinda, reunio, a conselho dos padres jesuitas, os seus indios, e apresentou-se a Mathias de Albuquerque para servir a causa nacional. Foi sempre o terror dos hollandezes, que bem experimentaram-lhe o impeto, e tambem a astucia, no Arraial de Bom-Jesus, 1630—1635, em Porto-Calvo, 1636—1637, em Goyanna (tendo sahido de Porto-Calvo para uma sorpreza a sessenta leguas), 1636, na Bahia, 1638, em Alagoas, Pernambuco, Parahiba e Rio-Grande do Norte, 1645—1648. Falleceu de uma febre violenta, em Agosto ou Setembro desse anno, logo depois da celebre batalha de Guararapes, na qual cobrira-se de gloria por seu valor, bem como Henrique Dias. Por seus feitos em 1636—1638, foi agraciado com o habito de Christo e com o titulo de Dom.

Se não morreu em combate, logrou a fortuna de fallecer no Arraial Novo do Bom-Jesus, isto é—no mesmo lugar onde encetára seus serviços militares contra o invasor hollandez.

(\*) Natural da Parahiba, de nobre linhagem, e rico. Associou-se desde 1636 ao movimento patriotico contra o invasor hollandez. Foi a alma da insurreição de 1645: subjeitou-se ao commando do general Barreto de Menezes, reconhecendo neste as precisas habilitações; mas não obedeceu á ordem de El-Rei D. João IV, em 1648, para desarmar a insurreição, dizendo com João Fernandes Vieira que resistiriam ao rei para servirem melhor ao proprio rei. A este mesmo Rei teve elle a honra de levar a fausta noticia da definitiva expulsão dos hollandezes em Janeiro de 1654.

Obteve honras lucrativas, fôro grande e commendas.

Falleceu em Olinda em 3 de Fevereiro de 1681; tendo morrido tambem alli, em 10 de Janeiro do mesmo anno, o tambem famoso João Fernandes Vicira.

o commando de um general tão experimentado como o marechal de campo Francisco Barreto Telles de Menezes (\*), a expulsão dos hollandezes não podia deixar de ser em breve obra realisada com muita gloria.

Quem quizer apreciar a pericia militar deste general portuguez, não precisa mais do que lêr as partes officiaes de ambos os exercitos contendores, a proposito das duas celebres batalhas de Guararapes, em 18 de Abril de 1648 e em 18 de Fevereiro de 1649. « Se a primeira victoria nos montes Guararapes servira de alentar os estadistas de Portugal para se opporem á cessão ou venda de Pernambuco, a segunda veio desalentar os estadistas e os mercadores da Hollanda demonstrando-lhes evidentemente que, só mediante grandes sacrificios, poderiam continuar mantendo esta conquista. » (\*\*)

A primeira batalha nos montes Guararapes, em 18 de Abril de 1648, além de mais perigosa para o exercito restaurador. á vista das posições tomadas, fôra, certo, um magno esforço que curou desalentos. A segunda, em 18 de Fevereiro de 1649, já tinha a seu favor o effeito moral daquella, e de outros posteriores pequenos combates; accrescendo as adquiridas posições estrategicas que forçaram o inimigo a retirar-se das que antes occupára, sendo nessa occasião acommettido vivamente pelo general Francisco Barreto Telles de Menezes, cujo plano de campanha era assim coroado de glorioso exito.

Recolhidos os hollandezes ao Recife, ahi pela segunda vez viam-se tão fortemente assediados e tão constantemente perturbados com os assaltos e sorpresas, que, no dia 23 de Janeiro de 1654, obrigados da fome e da miseria, mandaram

<sup>(\*)</sup> Nomeado por Decreto de 12 de Fevereiro de 1647, foi feito prisioneiro de uma esquadra hollandeza que atacára a armada na qual vinha para Pernambuco. Durante nove mezes esteve no Recife em prisão; até que, conseguindo fugir, apresentou-se ao exercito então commandado por André Vidal de Negreiros.

<sup>(\*\*)</sup> VARNHAGEN, já citado, XXXII.

propor a capitulação, assignando-a no dia 26 á noite, e entregando os fortes exteriores e o bairro de Santo Antonio no dia 27. Só, porém, no dia 28, o general Francisco Barreto Telles de Menezes, com o seu estado maior, entrou no Recife; procedendo galhardamente para com o general hollandez vencido, ao qual prodigalisou todas as honras e attenções devidas á sua alta posição militar e á sua incontestavel valentia.

Cumpre, entretanto, não esquecer que, se não fôra o auxilio da frota da Companhia Geral do Commercio para o Brazil, cujos estatutos haviam sido approvados por alvará de 8 de Março de 1649, talvez que os hollandezes não fossem tão cedo obrigados á capitulação. A fróta era commandada por Pedro Jacques de Magalhães, depois 1.º visconde de Fonte Arcada. O assédio fôra completo, por terra e por mar.

Durante a epocha de 1643—1654, não occorreu, em relação ao Maranhão, senão a separação da capitania do mesmo nome e da do Gram-Pará, pela carta régia de 25 de Fevereiro de 1652. Mas, reconhecendo o governo da metropole que isso fora um erro político e administrativo, restabeleceu pela carta régia de 25 de Agosto de 1654 o antigo Estado do Maranhão; nomeando seu primeiro governador e capitão general o marechal de campo André Vidal de Negreiros, já então, 1655, por serviços a bem da restauração de Pernambuco, altamente recompensado com elevadas distincções honorificas, e com a promessa de ser nomeado governador daquella mesma capitania de Pernambuco, logo que vagasse o lugar; e, com effeito, no anno seguinte, 1656, foi occupar este cargo.

Governava ainda André Vidal o Maranhão, quando aportou alli, pela segunda vez, o famoso padre Antonio Vieira, da Companhia de Jesus; e foi comprimentado pela camara municipal, em corpo de ceremonia.

Nas divisões da Companhia de Jesus, o Estado do Maranhão constituia tambem uma administração separada, isto é, uma vice-provincia. E aos padres jesuitas já devia o Estado do Maranhão, assim como o Brazil inteiro, os difficeis inicios de sua civilisação; ainda que tiveram de amargar e soffrer os assomos da cólera interesseira, durante mais de um seculo de luctas, daquelles que não tratavam senão de expulsal-os, como obstaculos que eram á escravisação dos indios.

O Estado do Maranhão, ao principio, comprehendia a capitania de Itamaracá; mas, depois, foi recuada sua fronteira sul para a raiz da serra de Ibyapaba (Ceará). Em 1715—1718, passando para o Estado do Maranhão o territorio do Piauhy, povoado de sertanistas de S. Paulo, Minas, Goyaz e Bahia, foi desligado para o Estado do Brazil, subjeito á capitania de Pernambuco, o territorio do Ceará que estava até então subjeito ao Maranhão. De sorte que os limites entre os dous Estados Brazilicos, por esse lado, cram quasi os mesmos que ora separam as provincias do Piauhy e Ceará.

Antes da provisão do Conselho Ultramarino de 9 de Maio de 1748, que desligou da capitania de S. Paulo as minas de Goyaz e de Cuyabá para constituirem governos separados, e reduzio aquella capitania á subjeição do governador da do Rio de Janeiro, os limites do Estado do Maranhão, por esse lado, segundo vê-se da mesma provisão, eram Pernambuco, Bahia, S. Paulo (então comprehendendo Goyaz e Matto-Grosso); e, pelos lados occidental e norte, as divisas internacionaes com as republicas do Perú, Equador, Nova-Granada, Venezuela, e com as Guiannas ingleza, hollandeza e franceza, sendo que a linha divisoria com esta possessão franceza era o rio Oyapock ou Vicente Pinzon. (\*)

<sup>(\*)</sup> Esta questão de divisas com a França ainda custar-nos-ha a guerra ou a humilhação. Já Portugal cedêra muito pelo tratado de 10 de Agosto de 1797; mas este erro, e o do tratado de Amiens, 1802, foram resgatados pela convenção de 28 de Agosto de 1817. Não obstante, a França, abusando da fraqueza do Brazil, não tem cessado suas exigencias,

Quer no temporal, quer no espiritual, o Estado do Maranhão obedecia directamente ao governo da metropole, e ao arcebispado de Lisbôa, depois patriarchado (\*). Pelo espiritual, ainda assim continuou depois da independencia do Brazil; até que pela bulla Romanorum Pontificum vigilantia, de 5 de Junho de 1827, expedida no pontificado do papa Leão XII, o bispado do Maranhão (\*\*) e o do Gram-Pará (\*\*\*) foram declarados suffraganeos do arcebispado da Bahia, e todos isentos da subjeição a aquelle patriarchado.

A capitania do Maranhão não estava povoada de europeus, até o começo do seculo XVIII, senão em Tapuytapéra (Alcantara); e ás margens do rio Itapicuru, em distancia, de sua fóz para o interior, vinte a trinta leguas apenas. O resto ainda era dominado pelos indigenas; embora muitos já aldeados, a esforços dos padres da Companhia de Jesus. Todavia, já desde 1670, os paulistas invadiam os sertões do Piauhy, chegavam ás Aldêas Altas (actualmente a cidade de Caxias), e desciam aquelle rio até á cidade de S. Luiz do Maranhão (\*\*\*\*). Tambem desciam até ao Pará pelo rio Tocantins.

pretendendo restaurar o tratado de Amiens, 1802; e, sem embargo de projectos de concessão por parte do Brazil, ha sido surda ás reclamações justas do nosso governo.

Esta questão de limites é ampla e magistralmente tratada na obra L'Oyapoe et l'Amazone, pelo dr. Joaquim Caetano da Silva.

Depois do mallogro da ultima negociação, os dous governos têm mandado fazer, separadamente, suas explorações. Mas, a negociação ainda não foi recomeçada.

<sup>(\*)</sup> Pela bulla Salvatoris nostri, do papa Benedicto XIV, de 13 de Dezembro de 1740; comprehendendo os bispados do Maranhão e do Gram-Pará.

<sup>(\*\*)</sup> Creado pela bulla Super universas orbis ecclesias, do papa Innocencio XI, de 30 de Agosto de 1677.

<sup>(\*\*\*)</sup> Creado pela bulla Copiosus in misericordia, do papa Clemente XI, assignada em 4 de Março de 1719, e expedida em 13 de Novembro de 1720.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Vêr adiante a Introducção da parte genealogica.

Entre aquelles paulistas, mencionaremos o mestre de campo Paschoal Paes de Araujo, em 1672, padre Antonio Raposo Tavares, em 1675, Francisco Dias de Siqueira, de alcunha Apuçá, por ser surdo, 1692—1693, João Pires de Brito, 1701; e notavelmente, 1674—1690, Domingos Jorge Velho, de parçaria com o portuguez Domingos Affonso Mafrense, segundo já ficou referido, a proposito da capitania de S. Vicente e S. Paulo. (\*)

Desde esse tempo, aquelles sertões, particularmente as Aldêas Altas (depois Caxias, já neste seculo), eram devassados francamente por muitas partidas de paulistas, mineiros, goyanos, cuyabanos, e bahianos (\*\*): até ás Aldêas Altas, os paulistas iam vender, em feira certa, tropas de bestas. Mais frequentes eram as communicações d'alli para o sul, pelos sertões, do que mesmo para a cidade de S. Luiz do Maranhão. E, pois, pode-se dizer que os sertões do Maranhão e do Piauhy foram povoados por paulistas, e mineiros principalmente, além dos bahianos, goyanos e cuyabanos. Os goyanos e cuyabanos, no principio do seculo XVIII, desciam pelos rios que communicavam as respectivas capitanias com o Maranhão; e tambem iam até o Gram-Pará, por varios affluentes do Amazonas, e pelo Tocantins. (\*\*\*)

Entretanto, desde o governo do capitão-general D. Pedro de Mello, 1658—1662, começou a guerra aos padres da

<sup>(\*)</sup> Lêr atraz o capitulo sexto, pags. 120 e seguintes.

<sup>(\*\*)</sup> Estes mineiros, goyanos, cuyabanos e bahianos não eram senão mesmo paulistas, ou delles descendentes.

<sup>(\*\*\*)</sup> O padre José de Moraes, Historia da Companhia de Jesss na extincta provincia do Maranhão e Pará, VI, 7, referindo a descoberta das cabeceiras do rio Tapajóz em 1747, « em que desceu por elle abaixo um Mineiro das minas de Matto-Grosso, chamado João de Souza Azevedo, o qual veio por este rio comprar fazendas ao Pará», demonstra a facilidade das communicações fluviaes entre o norte do Brazil e aquelles sertões; e, com referencia aos rios Madeira (Cayari), Mamoré e Aporé, dá completo roteiro da communicação entre o Amazonas e a então villa de Cuyabá.

Pelo rio Tocantins, penetraram alguns paulistas nos sertões da capitania do Maranhão. Outros foram pelo valle do rio de S. Francisco.

Companhia de Jesus, por causa de opporem-se a que os indios fossem escravisados; sendo então expulsos de facto, e embarcados no Pará em uma caravéla que os levou á cidade de S. Luiz e dahi a Lisbòa, em cujo numero foi tambem o insigne padre Antonio Vieira (\*). Aquelle capitão-general não era estranho a taes factos (\*\*); e seu successor, o capitão-general Ruy Vaz de Siqueira, 1662—1667, segundo o affirma o padre André de Barros, Vida do apostolico padre Antonio Vieira, I, 137, «quando partio de Lisbòa já vinha de mãos dadas com os amotinados». Foi esta uma administração agitadissima; sendo certo que era accusado de governar ao sabor somente de seus interesses particulares. Em Outubro de 1666 publicou elle um bando, declarando que, sem ordem do governador, não podiam os senados (camaras) convocar juntas do clero, nobreza e povo; mas o senado de S. Luiz recusou registrar o bando, e representou que, sendo aquelle um de seus privilegios garantidos por carta régia de 25 de Maio de 1663, cumpria ao governador guardal-o. Acobardou-se o capitão-general, e respondeu que antes desejava accrescentar que restringir os privilegios da camara, e que entretanto se sobrestivesse no registro até decidir-se em junta essa materia».

Durante esta administração, fora expedida de Lisboa a famosa provisão de 12 de Setembro de 1663; segundo a qual, mandando readmittir os padres da Companhia de Jesus, que haviam sido expulsos, «visto não haver causa, que obrigue a prival-os de suas egrejas, antes muitas para que o seu santo zelo seja alli necessario», El-Rei declarava « que, assim os ditos Religiosos da Companhia, como os de outra qualquer Religião, não tenham jurisdicção alguma temporal sobre o governo dos indios; que a espiritual a tenham tambem os mais Religiosos, que assistem e residem naquelle Estado,

<sup>(\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, §§ 1057 a 1062.

<sup>(\*\*)</sup> F. TEIXEIRA DE MORAES, Relação historica e política dos tumultos do Maranhão, ainda inedita, mas citada pelo dr. CESAR MARQUES, Diccionario historico-geographico do Maranhão, na palavra Governo.

por ser justo que todos sejam obreiros da vinha do Senhor;... que nenhuma Religião possa ter aldêas de indios forros de administração, os quaes no temporal poderão ser governados pelos seus *Principaes*, que houverem em cada aldêa, e, quando haja queixas delles, causadas dos mesmos indios, as poderão fazer aos meus governadores e ministros de justiça daquelle Estado, como o fazem os mais vassallos delle; etc., etc. El-Rei accrescentava que o padre Antonio Vieira ficava em Portugal, por não convir que voltasse ao Estado do Maranhão. (\*)

Esta provisão, porém, foi suspensa em sua execução, — até que o novo governador, capitão-general Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, 1667 — 1671, ordenou sua execução sem replica e sem interpretações, tomando a si a direcção superior da repartição dos indios por meio de pessoas que nomearia. Os padres jesuitas foram, em consequencia, restaurados em suas missões, ainda que com alguns limites á sua jurisdicção sobre as aldêas. Tambem foi esta uma administração agitada de conflictos.

E assim o foi tambem a do successor, capitão-general Pedro Cezar de Menezes, 1671—1678; concluindo por ter de reprimir, em 1677, com prisões a ferros e com degredos, os chefes de uma conjuração, urdida entre a nobreza e o povo, e muitos membros do clero regular e secular. Foi este governador quem iniciou o arbitrio de residirem os capitães-generaes do Estado do Maranhão, onde

<sup>(\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, §§ 1124, 1125 e 1126, transcreveu integralmente a supracitada provisão, e mais a do perdão dos que expulsaram os padres da Companhia em 1661. E também a provisão de 18 de Outubro do mesmo anuo de 1663, mandando restituir a Companhia na posse das egrejas e parochias que haviam fundado no Maranhão, com sua despesa e com sua industria; « e pela apresentação, que nas ditas Egrejas posso fazer, como Mestre que sou da Ordem de Christo, o hey assim por bem, pela satisfação que tenho do seu bom procedimento, e do zelo que tem do serviço de Deus, e do bem das almas daquella gentilidade; e com esta declaração se cumpra a dita Provisão, tão inteiramente como nella se contém; e assim esta Postilla, que valerá como Carta, sem embargo da Ordenação do livro segundo, titulos trinta e nove e quarenta, em contrario. »

bem quizessem, na cidade de S. Luiz, ou na de Belém do Pará, cattrahidos pelas ganancias do commercio, muito mais consideravel então naquella cidade, do que na de S. Luiz». A carta régia de 24 de Janeiro de 1683 deu razão aos governadores, e approvou o referido arbitrio como podendo ser de grande conveniencia publica.

Inaugurado e firmado o systema mercantil na administração do Estado, se bem que o capitão-general Ignacio Coelho da Silva. 1678 — 1682. não o cultivasse muito, e aliás prestasse optimos serviços, e tivesse a honra de receber e installar D. Gregorio dos Anjos, primeiro bispo do Estado, aquelle systema tomou largas proporções na administração seguinte do capitão-general Francisco de Sá de Menczes, 1682 — 1688, trazendo elle proprio comsigo o pessoal director da « Companhia do Commercio », e o alvará de 12 de Fevereiro de 1682, confirmatorio do assento do Estanco do Maranhão e Pará, denominado da Fazenda Real em 1677. Desde que as companhias e sociedades anonymas são as que governam de facto o Estado, o resultado será o que se deu no Maranhão e Pará; onde as malversações e os arbitrios dos directores da « Companhia do Commercio » levaram o povo á exasperação, e acabaram afinal por arrastar Manoel Bekman, vulgarmente chamado Bequimão, a fazer a revolução de 23 de Fevereiro de 1684 (\*), que, confundindo infelizmente a causa mercantil do povo com o odio aos padres da Companhia de Jesus, expulsou-os de novo, e fêl-os embarcar, no dia 27 de Março seguinte. A expulsão dos padres da Companhia de Jesus foi o começo da decadencia da revolução; e, por mofina, nessa occasião, eram introduzidos na capitania duzentos escravos africanos, como se a Providencia Divina, por esse facto ironico, quizesse lançar em rosto aos sublevados o seu hypocrita e traiçociro amor da liberdade, tanto mais que cogitaram de dividil-os entre o povo como boa preza.

O resultado foi que, não completando Francisco de

<sup>(\*)</sup> J. F. LISBÔA, Obras, III.

Sá de Menezes seu tempo, vio-se substituido em Maio de 1685 pelo tenente-general Gomes Freire de Andrade, 1686 — 1687; o qual, depois de derrotar os sublevados acastellado no forte do Baluarte, de prender rigorosamente e açoitar muitos sub-chefes, acabou por fazer enforcar Manoel Bekma e Jorge de Sampaio. Aquelle Manoel Bekman conservo durante o supplicio, toda a firmeza e resignação, perdoand a seus inimigos sua morte, e elevando votos pela felicidad futura do povo maranhense.

Antes deste supplicio, os padres da Companhia d Jesus haviam sido restituidos a suas egrejas; e tamber restituidos aos seus empregos todos os que tinham sid depostos pelos sediciosos, inclusive o juiz de orphãos Manod de Campello de Audrade, que até então estivera preso O contracto do *Estanco* foi, outrosim, restabelecido no se primeiro estado.

A pena de patibulo, egualmente imposta a Thoma Bekman, fòra commutada na de morte civil. (\*)

Pacificados, porém, os animos, 1686, o governado geral convocou os senados de S. Luiz do Maranhão e de Belém do Pará, para examinarem as queixas contra contracto do Estanco: « e foram tão solidos os fundamento que o impugnaram com innegaveis provas da sua infração pela malicia dos contractadores, que Gomes Freire, na fórm das suas instrucções, o deu como removido». (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Berredo, Annaes historicos do Estado do Marankão, §§ 133 a 1344.

<sup>(\*\*)</sup> Ao menos naquelle tempo, sem embargo de já lavri grande corrupção administrativa, ainda apparecia algum governador capitá general para examinar e apurar a verdade nos negocios das companhis mercantis. O governo julgava-se derogado em sua honestidade, se na contrapunha á malicia dos directores ou contractadores a seriedade de minquerito minucioso sobre a administração delles.

E Portugal não possuia então, como o Brazil hoje, uma lei regulamento especiaes sobre sociedades anonymas. Esta lei, no Brazil, mais uma mystificação; — até mesmo porque os promotores publicos tês certeza da demissão, se lembrarem-se de cumprir seus deveres em virtud

Succedeu a Gomes Freire de Andrade o capitãogeneral Arthur de Sá de Menezes, 1687 — 1690. Durante sua administração, o governo da metropole ordenou que a cidade de S. Luiz, como cabeça do *Estado do Maranhão*, fosse séde obrigada dos governadores.

Depois dessa administração, os conflictos limitaram-se a questões com os padres da Companhia de Jesus, que obstavam a escravisação dos indios; até que, subindo ao throno de Portugal El-rei D. José I. 1750, acompanhado de Sebastião José de Carvalho e Mello, conde de Oeiras, 1758 (depois marquez de Pombal, em 1770), como primeiro ministro, foi aquella Companhia mandada expulsar do territorio do Brazil, por carta régia de 21 de Junho de 1759. Coube a Gonçalo Pereira Lobato e Souza, brigadeiro do exercito, governador da capitania do Maranhão (já então, desde 1751, a cidade de Belém do Pará estava elevada a cabeça do Estado), 1753 — 1761, a execução das ordens para a expulsão dos padres jesuitas; e o fez com estudada precipitação e apparatosa violencia. Em suas viagens ás localidades do interior, para arrecadar os bens da Companhia de Jesus, cahio do cavallo em que hia montado, quando dirigia-se á villa de Tutoya, na noite de 23 de Julho de 1758; e esteve gravemente enfermo. Por cumulo de peccados sobreveiolhe um conflicto com o ouvidor da comarca do Piauhy, o bacharel José Marques da Fonseca; o qual casara-se com uma viuva rica de sua jurisdicção, sem a licença régia (\*). Tambem, durante seu tempo, começou a funccionar a famosa

daquella mesma lei. Os fiscaes, por parte do governo, são do mesmo mólde. Uma companhia, sendo de amigos do governo, não tem fiscalisação possível.

Como facto historico, limitamo-nos a mencionar as datas da lei e do regulamento. A lei é n. 3150 — de 4 de Novembro de 1882. O regulamento é o decreto n. 8821 — de 30 de Dezembro de 1882. Legislação somente no papel!

<sup>(\*)</sup> Hoje cada juiz faz o que quer. Ha até juizes de orphãos que, em vez de casarem-se, já que o governo os nomeia solteiros, vivem dissolutamente. A antiga legislação sobre o estado e a moralidade dos juizes merecia ser mantida.

Companhia geral do commercio do Maranhão e Gram-Pará, 1755; sendo a elle commettida a execução desse negocio na cidade de S. Luiz e respectiva capitania. Essa companhia, porém, não durou senão os vinte annos de seu primeiro privilegio; pois que El-Rei D. José I não quiz renoval-o, e depois D. Maria I mandou liquidar-lhe os fundos por uma junta de administração.

Não é justo deixar de mencionar, entre os governadores capitães-generaes do Estado, Bernardo Pereira de Berredo e Castro, não por serviços que por ventura houvesse prestado em sua administração, mas por ter escripto os Annaes historicos do Estado do Maranhão. (\*)

Continuava o Maranhão como simples capitania (\*\*), até que, por carta régia de 20 de Agosto de 1772, foi separado o governo do Gram-Pará, e reconstituido o Estado do Maranhão, tendo por cabeça a cidade de S. Luiz, e comprehendendo o territorio do Piauhy. Esta nova epocha administrativa geral teve, por primeiro governador capitãogeneral, Joaquim de Mello Povoas, 1775—1779.

Não existindo mais jesuitas para luctas, os governadores procuraram e encontraram alimento, para ridiculos conflictos, nas resistencias dos senados ou camaras locaes: — verdadeiras tempestades em copos d'agua. A decadencia administrativa, entretanto, era cada vez mais visivel, não só no Estado do Maranhão, como tambem nas outras capitanias:— o arbitrario era o governo! Os capitães-generaes e os governadores nada respeitavam. Uns, ineptos e pedantes; outros, soberbos e promptos para todos os despotismos (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> Essa obra contém muitos defeitos; mas, incontestavelmente, é um dos principaes subsidios para a historia do Maranhão.

Assim procedessem seus successores, e seus collegas; e, desde a Independencia do Brazil, os presidentes de provincia.

<sup>(\*\*)</sup> A capitania de S. Vicente tambem foi subordinada ao governo do Rio de Janeiro, desde 1753; restaurada, porém, em 1765.

<sup>(\*\*\*)</sup> Hoje ha tambem disto no Brazil. O poder pessoal, á força de ser censurado por inconstitucional, quebrou o remo; e tem deixado

Foram typos desta ultima especie D. Diogo de Souza, 1793—1804, D. Francisco de Mello Manoel da Camara, alcunhado O cabrinha, por ser muito moreno, 1806—1809, e D. José Thomaz de Menezes, 1809—1811:—verdadeiros flagellos enviados a aquelle pobre Estado do Maranhão. D. Francisco de Mello foi até accusado de querer facilitar no Maranhão a invasão franceza. (\*)

. Só durante a administração de Paulo José da Silva Gama, de alcunha O curúba, ou O lentilhas, 1811 -- 1819, é que foi creado, a instancias suas, o tribunal da Relação, pela resolução régia de 28 de Janeiro de 1813; e installado no dia 4 de Novembro.

O ultimo governador capitão-general foi o marechal Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, 1819 — 1822. E foi optimo administrador; ainda que não isento totalmente dos defeitos da classe, cujo pessoal fornecia para o Brazil os governadores.

Com os movimentos politicos da cidade do Porto, em 24 de Agosto de 1820, este ultimo governador capitão-general adherio em Abril de 1821 á Constituição. E, ainda que aceitou a honra de constituir, elle só, o Governo Provisorio, então instituido (\*\*), apressou-se a crear uma Junta Consultiva, de dez membros, sob a presidencia do bispo diocesano, a fim de auxilial-o na administração.

seguir tudo pela agua ábaixo. Qualquer inepto é arvorado em presidente de provincia; só porque pode assignar o nome nos officios e mais papeis do expediente, arranjados por outros.

Tambem não é cousa para ser admirada, desde que até ignorantes e enfatuados vão aos conselhos ministeriaes; e lá são tidos por aguias, pois que é certo que lhes applaudem ou supportam os disparates, e estes se executam como optimas providencias administrativas....

<sup>(\*)</sup> Quem quizer conhecer melhor e detalhadamente o que foram esses tres capitães-generaes, leia Cesar Marques, Diccionario historico-reographico da provincia do Maranhão, na palavra Governo.

<sup>(\*\*)</sup> O capitão-general de S. Paulo, João Carlos Augusto de benhausen, em Junho do mesmo anno, procedeu de egual modo! mas m commum com outros cidadãos.

Não seria uma senha?

Mas, logo depois, de accòrdo com o decreto das còrtes portuguezas de 29 de Setembro de 1821, foi constituida por eleição a *Junta Provisoria*, de sete membros; a qual tambem ficou sob a presidencia do bispo. E foi installada no dia 16 de Fevereiro de 1822:

Presidente. — O bispo diocesano D. frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth.

Secretario. — O brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort.

Membros. — O chefe de esquadra Filippe de Barros e Vasconcellos.

Desembargador João Francisco Leal.

O thesoureiro aposentado da fazenda real **Thomaz** Tavares da Silva.

O coronel de milicias Antonio Rodrigues dos Santos.

O tenente de milicias Caetano José de Souza.

Uns eram portuguezes, outros brazileiros.

Se a adhesão á Constituição foi tão facil, antecedendo nisso o Maranhão a outras capitanias do sul, não aconteceu o mesmo, em relação á Independencia.

O Maranhão, abstrahindo do Pará, foi o ultimo reducto dos que combatiam a adhesão ao grito do Ypiranga. Sempre desligado do Brazil meridional, constituindo um Estado com governo separado, e em directas relações temporaes e espirituaes com Lisbôa, assim como foi uma das primeiras provincias em 1821 a adherir á Constituição, de harmonia com o movimento politico iniciado na cidade do Porto, tendo-a jurado, entendeu que não podia nem devia acompanhar a obra revolucionaria da Independencia do Brazil. Em vão, mesmo após o grito do Ypiranga, D. Pedro de Alcantara ainda expedia os decretos em nome de El-Rei D. João VI, e na qualidade de Principe Regente: os

maranhenses consideravam sensatamente que era seu dever sustentar a Constituição de 1820, na qual estatuira-se a integridade nacional portugueza. (\*)

A Junta Provisoria do Maranhão, portanto, procurou resistir ao que no sul denominavam emancipação política; e resistio, não só apoiada no sentimento geral dos maranhenses, mas fazendo-se sustentar pelas armas.

Inexactos são os que escrevem que, naquella epocha, os maranhenses queriam adherir ao grito do Ypiranga. A prova do contrario está em que foram as tropas independentes da provincia do Ceará que, ao principio, invadindo o Piauhy, dahi machinaram a invasão da provincia do Maranhão. Os maranhenses estavam com o principio conservador; e a Junta Provisoria proclamava a necessidade de defender o systema constitucional, jurado á face do céu e das nações da terra, mantendo assim « a adhesão á Soberania Nacional residente no Augusto Congresso e a fidelidade para com o Rei Constitucional o Sr. D. João VI » (\*\*). Havia certamente um partido dos que queriam adherir á Independencia; mas era pequenissimo, e sem elementos para a lucta, como os factos o demonstraram.

Os municipios principaes em que se deram os combates, foram o da villa de Caxias, como chave do sertão, e o da villa do Brejo, por sua maior proximidade ao Piauhy. A Junta Provisoria fez vir do Piauhy para Caxias, já depois da retirada do coronel Manoel de Souza Pinto de Magalhães, o major de linha João José da Cunha Fidié com a força que dalli pudesse trazer; e este chegou a aquella villa no dia 8 de Abril de 1823. Para a villa do Brejo fez partir o alferes de linha Manoel José Rodrigues Ponçadilha com

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante, capitulo XI, entre os documentos historicos, a carta do Principe D. Pedro ao bispo do Maranhão, de 30 de Janeiro de 1823, e as respostas deste, sem data, mas certamente do fim de Outubro ou do principio de Novembro de 1823.

<sup>(\*\*)</sup> Proclamação de 17 de Novembro de 1822. A linguagem energica da Junta Provisoria revelava convicção de principios, e não explosão de paixões.

trinta homens; e em seguida foram mais quarenta praças. As munições de guerra eram abundantes em todos os pontos.

Ainda para a villa do Brejo seguiram, em principios de Maio, sob a direcção do capitão Antonio Pereira, tres peças de artilharia, duzentas e sessenta armas, duzentos terçados, e mais munições: além de quatro artilheiros e da companhia de pedestres estacionada na villa de Ycatú.

Desde então tornou-se mais renhida a lucta. «Emquanto os independentes do Ceará e Piauhy se aproximavam de Caxias, o coronel Simplicio Dias da Silva (independente do Piauhy), deixando Campo-Maior, passava o Estanhado, e o alferes Pedro Paulo de Moraes Rego, estacionado na fazenda Melancias, fazia uma sortida contra as tropas portuguezas do Brejo, procurando atravessar o rio para a margem esquerda do Parnahyba. No dia 25, atacou o porto da Repartição, e, contra a sua expectativa, encontrou viva resistencia da parte do destacamento que defendia o porto e fôra soccorrido, apenas rompeu o fogo, por algumas praças commandadas pelo tenente Fernando Mendes de Almeida e alferes Victoriano José de Kóes. Este prompto e inesperado auxilio obrigou-o a retirar-se com perda de cinco dos seus, que pereceram, e oito feridos. Do destacamento portuguez morreram dous homens, e foram feridos seis pessoas, entrando neste numero duas mulheres. » (\*)

Não desistiram, porém, os independentes do plano de atacar a villa do Brejo; elles, commandados por Salvador Cardoso de Oliveira (\*\*). Era commandante geral daquella

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, Historia da independencia da provincia do Maranhão.

<sup>(\*\*)</sup> Este Salvador Cardoso de Oliveira era descendente de outro Salvador Cardoso de Oliveira, paulista, filho de Manoel Cardoso de Almeida; este—filho de Mathias Cardoso de Almeida, portuguez, casado com D. Izabel Furtado; esta—filha de D. Filippa Vicente do Prado, casada com Luiz Furtado, portuguez. D. Filippa Vicente do Prado, filha legitima de João do Prado com D. Filippa Vicente. Dizemos—legitima, porque João do Prado teve um filho mameluco, Domingos do Prado, o qual casou-se com Filippa Leme, filha bastarda de Pedro Vaz de Barros, vulgo Pero Vaguassú: esta gente bastarda nada tem com a nobiliarchia paulistana.

praça o capitão Severino Alves de Carvalho, natural da provincia da Bahia, mas casado na villa do Brejo com uma das filhas do capitão-mór Domingos Alves de Souza e de sua mulher D. Euzebia Maria da Conceição (\*). De accordo com elle estavam seus cunhados, os capitães João José Alves de Souza e Valerio Alves de Souza, e seus concunhados, o capitão Antonio Pereira e o tenente Fernando Mendes de Almeida. Todos officiaes de milicias.

Marchando aquella força na tarde 15 de Maio sobre a villa, o destacamento commandado pelo tenente Francisco Gonçalves Meirelles, em vez de resistir, unio-se aos assaltantes; de sorte que, constando ao commandante geral tal deserção, em vão mandou elle tocar a rebate, poucos acudiram, e a mór parte da guarnição tambem desertára, imitando o destacamento de Meirelles.

E' facil comprehender o alvoroto dos moradores; e, bem o percebeu o chefe da força independente, pois que mandou intimar ao capitão Severino Alves de Carvalho que se rendesse. « Apezar de reconhecer a impossibilidade de defender-se, Severino não se deixou acobardar, e exigio como condição da capitulação a faculdade de ser acompanhado por todos os que quizessem evacuar a villa. Mandou-lhe o chefe independente dous officiaes para que se rendesse prisioneiro, ou jurasse a independencia; mas elle recusou trahir o

Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, em titulo de Prados, na Revista do Instituto Historico Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte segunda, desde a pag. 80, e em titulo de Pedrozos, Vazes e Barros, XXXV, parte segunda, pag. 56, narra tudo isso.

O referido paulista Salvador Cardoso de Oliveira fixou estabelecimento no valle do rio S. Francisco. E o outro, de egual nome, seu descendente, que figura na historia da Independencia do Maranhão, dizia ser parente do capitão-mór Domingos Alves de Souza e de sua mulher.

E preciso notar que a familia Silva Prado nada tem com estes Prados da Nobiliarchia Paulistana. Os da Nobiliarchia são do Prado.

Segundo Azevedo Marques, o capitão-mór Martinho da Silva Prado era filho do sargento-mór Antonio da Silva Prado, portuguez, e de sua mulher D. Francisca de Siqueira e Moraes. Pedro Taques nada escreveu a respeito.

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, VII.

juramento que havia prestado de fidelidade ao Snr. D. João VI. Venceu a sua pertinacia, e foi-lhe concedido sahir da villa com a condição que exigira, obrigando-se unicamente a não pegar armas contra a independencia. » (\*)

Ainda então não havia chegado á villa do Brejo o reforço da capital sob o commando do capitão Antonio Pereira; inclusive as peças de artilharia e os artilheiros, que só isso seria bastante para a sustentação da praça.

Em virtude da capitulação, « sahio o capitão Severino, de S. Bernardo (Brejo), com dois officiaes e cincoenta soldados de linha, trinta milicianos, entre officiaes e soldados, e, dirigindo-se ao lugar denominado Mocambo, districto de Ycatú, alli se lhe reunio o tenente Guilhon, do regimento de milicias da capital, o qual commandava as quarenta praças de linha que marchavam a fim de auxiliar as forças estacionadas naquella villa. Acamparam-se naquelle sitio, á margem do rio do mesmo nome, onde se lhes devia encorporar o capitão Antonio Pereira, com os artilheiros que ultimamente tinham sahido da cidade, petrechos e munições que levava. O capitão Severino seguio para a capital a conferenciar com o governo. » (\*\*)

Entretanto, a força expedicionaria do Brejo destacou algumas praças, sob o commando do capitão militar João Isidoro Bezerra, a fim de tomar o lugar denominado Iguará. Aconteceu, porém, que este capitão foi preso, mediante esforços dos constitucionaes; e, apoderando-se do commando um preto, João Ferreira do Couto, avançou elle sobre a Manga, e tomou de assalto este lugar no dia 25, onde entrou na madrugada desse dia. Assassinatos, roubos, e violencias de toda a especie, commetteu essa força sob o commando de tal negro. Não podiam taes factos agradar aos independentes:

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada. Todavia, é licito duvidar de que o capitão Severino Alves de Carvalho se obrigasse a não mais pegar armas contra a independencia, desde que elle declarára manter o juramento de fidelidade.

<sup>(\*\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada.

e, pois, o chefe Salvador Cardoso de Oliveira seguio immediatamente para alli, e, chegado, exprobrou a Couto os excessos praticados. Todavia, Couto ainda continuou a servir no exercito independente!

Dalli seguio Salvador Cardoso de Oliveira, com as forças independentes, para a villa de Itapicurú-mirim, onde, no dia 10 de Junho, pòz o cerco. Ao principio, houve a resistencia; e, em pequenos combates, os independentes foram vencidos. Mas, alguns dias depois, em virtude da deserção do tenente-coronel José Felix Pereira de Burgos, forçosa tornou-se a capitulação. E, pois, foi permittido « que regressassem á capital o tenente-coronel Ricardo José Coelho, os capitaes Antonio José de Carvalho, Severino Alves de Carvalho, Antonio Pereira, João José Alves de Souza. Wenceslau Bernardino Freire, tenentes Antonio Carneiro Alves Junior, Ricardo Martins Vidigal, Fernando Mendes de Almeida, Joaquim de Souza Ribeiro, ajudante Antonio Joaquim Diniz, alferes José Domingues, José Joaquim de Castro Launé, Diogo Sarmento da Maya, Manoel José Rodrigues Ponçadilha, José de Oliveira Guimarães, Domingos da Costa Lima, nove cadetes, dous sargentos, tres furrieis, um cabo, um anspeçada, e dez soldados da companhia de cavallaria franca. » (\*)

Como vê-se, toda a força que se reunira no lugar denominado *Mocambo*, logo que o commandante geral, capitão Severino Alves de Carvalho, voltou da capital, recebera ordem para hir em auxilio da villa de Itapicurú-mirim; e lá estava quando se deu a capitulação.

Todavia, continuava o cerco da villa de Caxias, desde principio de Abril; apezar de que eram mais de seis mil homens os sitiantes independentes. Em 23 de Julho ainda o presidente da Junta da delegação expedicionaria, e commandante em chefe do exercito auxiliador, dirigia uma proclamação aos habitantes de Caxias. E, porque já

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada.

havia cansaço de ambos os lados, começaram as communicações entre os respectivos chefes para uma capitulação honrosa; até que o major João José da Cunha Fidié, sentindo o desejo geral da paz, demittio-se de todos os seus poderes desde o dia 27, a fim de poder ser levada a effeito a convenção projectada, a qual foi assignada no dia 30. Mais honrosa para os sitiados não podiam ser as clausulas da capitulação; pois que todos podiam retirar-se da villa, sem a menor coacção, levando o que lhes pertencesse, e o exercito constitucional sahiria armado, com bandeiras largas, caixa batida, e mecha accesa, em direitura á cidade de S. Luiz do Maranhão.

Entretanto, sendo de esperar a capitulação de Caxias, somente restariam á Junta Provisoria e ao partido constitucional a cidade de S. Luiz do Maranhão e as villas de Alcantara e de Guimarães, além de outros pequenos lugares no littoral. A Junta, pois, providenciando sobre a defeza da capital, havia feito marchar no dia 6 de Julho, com destino á Alcantara, « o capitão Severino Alves de Carvalho, já com a patente de tenente-coronel, levando todos os officiaes do seu batalhão, e a tropa de linha e munições disponiveis». Este commandante foi amplamente autorisado a agir como melhor entendesse (\*). Neste official residiam as ultimas esperanças da Junta Provisoria. « Assumindo elle ( em Alcantara ) o commando de todas as tropas da primeira e segunda linha, e as de qualquer outro districto ainda não occupado, as faria marchar para onde julgasse conveniente.

<sup>(\*)</sup> Não foi exacto o dr. Cesar A. Marques, em uma Memoria lida em sessão do Instituto Historico, de 27 de Julho de 1883. O tenentecoronel Severino (não Severiano) Alves de Carvalho não adherio á independencia senão como vencido. E, assim, toda a familia no Brejo. A adhesão á Independencia, de outro modo, e nas circumstancias expostas, seria uma deslealdade, de que elle era incapaz. Sua fé de officio não lucraria cousa alguma com tal procedimento.

Além disso, os povos do Maranhão e do Pará não consideravam a Independencia do Brazil, tendo por centro o Rio de Janeiro, como util a elles nesse tempo. Quereriam talvez a independencia propria, com a reorganisação do Estado do Maranhão.

Deu-se-lhe tambem autorisação para nomear officiaes de sua confiança; deprecar a todos os commandantes geraes ou parciaes os auxilios de que carecesse; assentar praça nos que estivessem no caso de servir nos corpos dos respectivos districtos; ter espiões que o avisassem das disposições do inimigo, podendo arbitrar as recompensas que entendesse razoaveis » (\*). Era, para bem dizer, uma abdicação de poderes da Junta; signal certo de desespero da causa (\*\*).

Quando todos esses acontecimentos se tumultuavam de tal modo que a Junta ignorava o que se passava em Caxias, e os sitiados em Caxias não sabiam do que occorria na capital, chegou a noticia de que El-Rei D. João VI, desligando-se do juramento que havia prestado á Constituição, reassumira todos os direitos magestaticos. Foi como uma bomba que arrebentasse no meio dos constitucionaes: — elles que não se oppunham á Independencia senão por amôr de seu juramento, viam-se assim ludibriados e sem o escudo moral de suas convicções.

Immediatamente a Junta Provisoria convocou um conselho mixto, militar-civil, para resolver o que conviria fazer ante tal e tão nova situação. Este conselho, aceitando os factos consummados, e entendendo que ninguem deve ser mais realista do que o rei, ponderou á Junta a necessidade de officiar á camara para que, no dia 14 ás oito horas da manhã, reunisse camara geral a fim de deliberar definitivamente sobre a conveniencia da adhesão á Independencia; e, no caso affirmativo, proceder-se em seguida á nomeação de um governo temporario.

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada.

<sup>(\*\*)</sup> Contraste notavel! Ao passo que a familia da mulher do autor deste livro, em S. Paulo, tinha sido favoravel á Independencia, pelo tenente-general José Arouche de Toledo Rendon e coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, sua familia, no Maranhão, resistia ao grito do Ypiranga, com armas na mão, ao principio na villa do Brejo, depois na de Itapicurá-mirim, ultimamente na de Alcantara! Para bem dizer, a Junta Provisoria, na capital, não teve em toda a provincia uma familia mais numerosa e influente para sustentar a causa constitucional.

Mas, no dia em que se devia reunir a camara geral, entrou no porto uma esquadra portugueza, composta de duas galeras, de um brigue, de duas escunas, e de duas sumacas. Este facto alentou aos que não accediam á Independencia senão por falta de elementos de resistencia; e, pois, nada se fez. Entretanto, a Junta Provisoria, comprehendendo a necessidade de entrar em armisticio com o exercito independente, nomeou para isso uma commissão. Os emissarios, porém, não passaram de Itapicurú-mirim, reconhecendo que baldados seriam seus esforços.

No dia 26, fundeou no porto a não Pedro I, acompanhada de um brigue, sob o commando de lord Cochrane; e, após a pacificação dos espiritos, por causa da variedade que os trazia agitados, foi proclamada e jurada a Independencia na cidade de S. Luiz do Maranhão, no dia 28 de Julho de 1823, ás onze horas da manhã, com as salvas do estylo, e illuminação da cidade.

Nessa mesma occasião, como já ficou mencionado, o commandante geral da villa de Caxias, sitiada pelos independentes, negociava, sem sciencia do que se passava na capital, a mais honrosa capitulação; assignada no dia 30. (\*)

Em consequencia da proclamação da Independencia na capital, lord Cochrane expediu ordem aos chefes de toda e qualquer força armada, para que suspendessem as hosti-

<sup>(\*)</sup> O conselheiro Tristão de Alencar Araripe, Independencia do Maranhão, Memoria lida no Instituto historico, geographico e ethnographico do Brazil, e publicada na Revista, XLVIII, parte segunda, segundo semestre de 1885, propôz-se a provar que, não a lord Cochrane, mas só á expedição cearense, commandada pelo capitão-mór José Pereira Filgueiras, foi devida essa nova conquista do Maranhão.

O assumpto não merecia tanto esforço de espirito, nem o tão grande montão de documentos, na parte primeira do mesmo tomo. A lei natural do synchronismo foi a maior e mais forte operaria do facto da Independencia no Brazil inteiro; as resistencias destruidas serviram apenas para attestar aquella lei em operação.

Todavia, é certo que a expedição cearense concorreu principalmente para o successo.

lidades, exigindo ao mesmo tempo que enviassem emissarios para conferenciarem, em sua presença, com o governo da provincia.

No dia 7 de Agosto foi eleito o novo Governo Provisorio, assim composto:

Presidente. — O capitão Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bruce.

Secretario. — O padre Antonio P. Pinto do Lago.

Membros. — Lourenço de Castro Belfort, coronel José Joaquim Vieira Belfort, Fabio Gomes da Silva Belfort, Antonio Raymundo Belfort Pereira de Burgos, tenente-coronel José Felix Pereira de Burgos, e Antonio Joaquim Lamagnere Galvão.

Por esta cleição, em uma só familia, como o sentio lord Cochrane, verificou-se que, apezar da proclamação da Independencia, a maioria da população conservava-se esquiva. E accresceu que, marcada para o dia 1.º, depois para o dia 5, só no dia 7 logrou ser levada a effeito. E com que cautelas? « Antes, porém, de proceder-se á eleição dos membros do governo, o almirante (lord Cochrane) mandou substituir o commandante do brigue Infante D. Miguel; da cidade e das fortalezas mandou retirar a tropa portugueza; e mandou soltar os que estavam presos por opiniões politicas. » (\*)

Desde então, a cidade e o interior da provincia entraram no regimen da anarchia. A tropa, na capital, impunha as decisões; os portuguezes eram espancados por soldados; o bispo foi intimado para retirar-se e resignar a diocese; alguns portuguezes importantes foram expulsos. E taes foram os excessos que « lord Cochrane apressou-se a officiar, de bordo da não Pedro I, á Junta, estranhando as severidades que tinham sido praticadas contra os portuguezes, e determinando-lhe que fizesse publica a resolução em que

<sup>(\*)</sup> L. A. VIRIRA DA SILVA, obra citada.

elle estava de tomar medidas decisivas para que cessassem essas infamias ». (\*)

O capitão-mór Rodrigo Luiz Salgado, por um lado, abrio conflicto com o governador das armas tenente-coronel José Felix Pereira de Burgos, e, por outro, com a Junta Provisoria; ao mesmo tempo que a Junta Provisoria trocava officios em linguagem inconveniente com o capitão-mór José Pereira Filgueiras, presidente da Junta da delegação expedicionaria do Ceará e Piauhy, com séde em Caxias.

Afinal, no dia 25 de Dezembro, apuradas as actas da eleição de nova Junta Provisoria, consideraram-se eleitos:

Presidente. — O capitão Miguel Ignacio dos Santos Freire e Bruce.

Secretario. — José Lopes de Lemos.

Membros. — Coronel José Joaquim Vieira Belfort, Antonio Joaquim Lamagnere Galvão, capitão-mór Rodrigo Luiz Salgado de Sá Moscoso, arcipreste Luiz Maria da Luz e Sá, capitão Sysnando José de Magalhães.

Contra esta eleição houve protesto de nullidade; não obstante, a Junta foi empossada no dia 29.

Infelizmente para a nova Junta, o capitão-mór Rodrigo Luiz Salgado era tambem governador das armas, desde que obtivera depòr o tenente-coronel José Felix Pereira de Burgos. E, pois, em Fevereiro de 1824, cogitou elle em desfazer-se de seus companheiros, mediante uma denuncia de republicanismo, attribuido ao presidente e secretario, valendo-se da portaria do governo imperial, de 11 de Novembro de 1822. Reunido um conselho militar, foram presos aquelles membros da Junta e mais outros parentes e amigos delles.

Como sempre acontece, tudo isso que fòra obra da tropa seduzida, foi desmanchado em 24 horas por ella mesma, mediante seducção nova; de sorte que, soltos os

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada.

presos, Rodrigo Luiz Salgado, deposto de governador das armas, foi, por sua vez, recolhido á fortaleza de Santo Antonio, onde haviam estado aquelles.

A anarchia chegára ao seu auge; e mais crescêra com a impolitica nomeação do tenente-coronel José Felix Pereira de Burgos para governador das armas, obtida por elle no Rio de Janeiro. Com muita difficuldade e má vontade foi-lhe dada a posse no dia 22 de Abril. Dahi, desde logo, seguiram-se conflictos com a Junta Provisoria. De seu lado a familia Bruce trazia em constante agitação o espirito publico, por suas demasias democraticas. O resultado foi que, desenvolvendo-se no interior o movimento revolucionario, o governador das armas entendeu dever recorrer ás tropas para a dissolução da Junta. Com effeito, no dia 1.º de Junho, houve uma representação dos officiaes militares nesse sentido; e os quatro membros da Junta, em effectivo exercicio, foram mandados para a fortaleza da Ponta d'Arêa.

Não sendo possivel continuar sem governo civil, foi resolvida a eleição de um Conselho de provincia, na conformidade da carta de lei de 20 de Outubro de 1823. E, pois, foram eleitos: o coronel Antonio de Salles Nunes Belfort, o brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort, Lourenço de Castro Belfort e o dr. Leocadio Ferreira de Gouvêa Pimentel Belleza.

Estes factos causaram incrivel irritação popular. Veio immediatamente a contra-revolução nos dias 4 e 5 do mesmo mez. Embora os officiaes fossem a favor do Conselho da provincia, os soldados, mediante a corrupção pecuniaria, sublevaram-se, até ao ponto de serem ensanguentadas as ruas da cidade. Os membros da Junta Provisoria, presos na fortaleza da Ponta d'Arêa, foram soltos e restituidos ao exercicio governativo. «Trocando-se as scenas, o tenente-coronel Burgos, Antonio Burgos, e o arcipreste Luiz Maria da Luz e Sá foram presos, e receberam logo intimação de que seguiriam para o Rio de Janeiro no dia 27. O arcipreste, além de có-réu na revolução do dia 1.º, era accusado de

machinar, por intermedio do Bispo d. frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth, a união da provincia com Portugal, recebendo em premio a mitra. » (\*)

Entretanto, o movimento revolucionario no interior da provincia tomára mór incremento, por ser fomentado por adversarios da Junta; e esta já não tinha acção em ambas as margens do rio Itapicurú. A' camara da capital os chefes revolucionarios officiaram « para que convocasse nova assembléa geral, a fim de eleger-se interinamente um governo temporario de cidadãos habeis, benemeritos e litteratos, com exclusão expressa de fazer parte delle cidadão algum das familias intrigadas, isto é, de Burgos, Bruces, Belforts, e mais membros do extincto governo ».

Comprehendendo Miguel Bruce que a guerra era feita mais a elle do que aos outros membros da Junta, resolveu assumir a inteira responsabilidade da situação; e, para este fim, insinuou a necessidade de um movimento militar para exigir a sua posse na qualidade de presidente da provincia, independente do recebimento da carta imperial de sua nomeação. Assim se fez; e elle tomou posse no dia 9 de Julho. Bruce era homem energico; mas os inimigos multiplicavam-se, e os revezes succediam-se uns aos outros, além das sublevações militares a abafar ou reprimir. Combates foram dados, no dia 17, contra o fórte da Ponte d'Arêa, cuja guarnição insurreccionára-se, constituindo até um governo em relações com a Junta expedicionaria do Rosario.

Receiando o ataque da capital, Bruce tratou de fortificar ainda mais a ilha, pelo lado opposto ao da bahia. Augmentado o numero de deserções, reccorreu aos presos, abrindo a cadêa publica, e armando-os. Os emissarios de Bruce, no interior, eram verdadeiros flagellos publicos, e mais irritavam as povoações. Mas, não obstante, a força expedicionaria foi infeliz no ataque á capital; e voltára para o Rosario.

<sup>(\*)</sup> L. A. VIEIRA DA SILVA, obra citada.

Bem examinando o caracter desta lucta, o jornal Argos da Lei assim o apreciava: « Os dous partidos, o central e o da cidade, combatiam por motivos particulares da provincia, e não pela fórma de governo. Como o nome Republica tem se tornado odioso aos verdadeiros amantes do Imperador, todos os bandos imputavam aos seus contrarios o crime de republicanos, para melhor attrahirem os povos, que muito acatam a sua pessoa. Assim, Bruce chamava republicanos aos dissidentes do Itapicurú; estes, aos partidarios de Bruce. »

Não podia continuar um tal estado de cousas; mesmo porque o movimento revolucionario tambem manifestára-se na provincia do Ceará, enviando emissarios aos revolucionarios do Maranhão para uma liga.

Tendo aportado ao Maranhão, no dia 9 de Novembro, a não *Pedro I*, trazendo a seu bordo lord Cochrane, conheceu este almirante que o caso pedia urgentissimo remedio; c, pois, no dia 12, assumio o commando militar em chefe até que fosse restabelecida a ordem publica, e afixou uma proclamação energica, intimando aos dous partidos para que depuzessem as armas.

Afinal, vendo que Bruce era o pomo da discordia, e que até preparava-se para resistir ás suas intimações, lord Cochrane julgou necessario depòl-o da presidencia da provincia; encarregando a administração ao secretario Manoel Telles da Silva Lobo; e tudo isso foi feito no dia 25 de Dezembro. O primeiro acto de Lobo foi officiar a Bruce para que embarcasse na galéra George, com destino ao Rio de Janeiro, allegando que sua permanencia na provincia agitava os animos. Com Bruce, outros receberam identica intimação; e a galéra sahio no dia 4 de Janeiro de 1825. Ainda outros compromettidos nas dissensões anteriores seguiram depois, na corveta General Lecor.

Tudo isto foi communicado ao governo imperial; e, para occultar o crime, o presidente interino declarava que

Bruce pedira seu passaporte, e que o marquez do Maranhão (lord Cochrane) annuira aos seus desejos, mandando até apromptar-lhe embarcação para leval-o. Mentia ao governo imperial, e escarnecia da victima....

Lord Cochrane, assim manobrando, punha e dispunha do governo do Maranhão! E, pois que tinha uma reclamação de dinheiro a fazer, queria presidente seu. Por isso, a chegada do tenente-coronel de artilharia Pedro José da Costa Barros para presidente da provincia, em 5 de Fevereiro de 1825, na charrúa Animo-Grande, muito o contrariou. Resolveu, desde então, oppòr todos os embaraços á sua posse, sob o pretexto de dissensões e tumultos, em que convinha pôr algum cobro.

Em vão, o presidente nomeado trocou com o almirante officios, desde 8 até 11 de Março; o almirante intimou-o para seguir, no dia 12, no brigue Cacique, com destino ao Pará, porque sua resolução estava tomada! O presidente Costa Barros protestou; mas, lord Cochrane não deu-lhe attenção alguma. Era o arbitrio da força contra a legitimidade do direito; e este, sem meios de defesa, submetteu-se.

Com a decisão tomada de não dar posse a Costa Barros, lord Cochrane declarou restabelecida a lei militar, até ordens superiores, se antes não fosse restabelecido o socego publico. E, no dia 12 de Março, officiou ao presidente interino Lobo, intimando-o para « communicar á Junta da Fazenda o seu desejo de ter uma conferencia pessoal com aquelle corpo, esperando encontrar naquella occasião todos os membros »! A conferencia pessoal foi realisada; regularamse as exigencias do almirante, á sua vontade; e fez-se-lhe o pagamento.

Tendo de deixar o porto, conferio a Lobo o posto de coronel de milicias, e o encarregou do commando das armas, com todas as vantagens pecuniarias do cargo! E, no dia 18 de Maio, a não *Pedro I* fez-se ao mar para o Rio de Janeiro; e elle, no dia 20, seguio para a Inglaterra na fragata *Piranga*.

Entretanto, o governo imperial, não approvando o procedimento de lord Cochrane para com o presidente nomeado Costa Barros, ordenou a este que fosse logo e logo tomar posse, e ao presidente interino officiou que lh'a désse, sob pena de ser severamente punido por sua desobediencia.

De facto, sem fazer menção de mais duas administrações tão illegitimas como a de Lobo, a autoridade legitima foi restaurada, voltando o tenente-coronel Pedro José da Costa Barros ao Maranhão, e tomando posse no dia 31 de Agosto de 1825.

Esta administração foi violenta; e, para cohonestar as perseguições, cogitou, em Maio de 1826, de phantasiar um plano sedicioso, cujo inicio seria o seu assassinato. Só em 1.º [de Março de 1827 entregou o governo ao vice-presidente.

Succedeu-lhe o marechal de campo Manoel da Costa Pinto; o qual tomou posse em 28 de Fevereiro de 1828. Tambem commetteu violencias, ao ponto de mandar recrutar o redactor do Pharol Maranhense, José Candido de Moraes e Silva. Pòz em execução para com Manoel Odorico Mendes, deputado á assembléa geral legislativa, e redactor do Despertador Constitucional, a theoria « que, não podendo os offendidos chamal-o á responsabilidade, cumpria-lhe evitar por um lado que não ficasse sem desaggravo a honra do cidadão, e por outro lado que a Constituição não fosse violada ». Por isso ordenou á typographia nacional que não mais imprimisse aquelle jornal.

Deixando Costa Pinto o governo, a provincia entrou por algum tempo em paz; a industria agricola desenvolveu-se, e o commercio com isso reergueu-se. Sobreveio, porém, a abdicação de D. Pedro I, em 7 de Abril de 1831; e tanto foi bastante para reaccender o espirito revolucionario e restaurar o costume das sedições militares. Em 13 de Setembro, uma sedição militar e popular, na capital, expulsa da provincia alguns magistrados e pessoas notaveis. E, cm

19 de Novembro, um motim popular levanta-se contra o presidente da provincia, desembargador Candido José de Araujo Vianna (\*), empossado desde 14 de Janeiro de 1829. Suffocado na capital, mantem-se no interior; mas, no dia 12 de Janeiro 1832, o presidente da provincia, em uma proclamação sob o caracter de amnistia, annuncia o restabelecimento do imperio das leis. (\*\*)

Não era, entretanto, somente no Maranhão que o espirito da anarchia tudo perturbava.

Tambem no Rio de Janeiro, em 14 e 15 de Julho de 1831; em Pernambuco, em os dias 14, 15 e 16 de Setembro; ainda no Rio de Janeiro, em 7 de Outubro; no Ceará, em 14 de Dezembro.

Em 1832, no Rio de Janeiro, aos 3 e 17 de Abril; em Pernambuco, a guerra dos cabanos, que começára no dia 14 de Abril por uma sedição militar, durando até 1835; em o Pará, no Rio-Negro, a sedição militar, de 12 de Abril, durando até fins de Junho.

Em 1833, em Minas-Geraes, na cidade de Ouro-Preto, revolta popular para a deposição do vice-presidente da provincia em exercicio, no dia 22 de Março; ainda no Pará, motim popular para impedir a posse do presidente da provincia e do commandante das armas, alli chegados do Rio de Janeiro, em 16 de Abril; no Ceará, sedição militar contra o presidente da provincia, em 10 de Novembro; no Rio de Janeiro, tumulto e aggressões contra os que publicavam gazetas contrarias ao governo, em 5 de Dezembro; ainda no Rio de Janeiro, a prisão e deposição do tutor do Imperador conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, em 15 de Dezembro.

Em 1834, na cidade de Cuyabá, insurreição

<sup>(\*)</sup> Depois, visconde de Sapucahy, senador e conselheiro de estado.

<sup>(\*\*)</sup> Esta proclamação foi publicada no Rio de Janeiro, no Diario do Governo, n. 85, de 13 de Abril de 1832.

horrivel matança, de 30 de Maio a 5 de Julho; no Ceará, assassinato judiciario de Pinto Madeira, em 28 de Novembro.

No Pará, em 1835, assassinatos do presidente da provincia e do commandante das armas, sendo acclamados presidente—o tenente-coronel Felix Antonio Clemente Malcher, e commandante das armas Francisco Pedro Vinagre, em 7 de Janeiro; tambem no Pará, assassinato do referido Malcher, reunindo Vinagre as duas autoridades, civil e militar, em 26 de Fevereiro; no Rio-Grande do Sul, a grande revolução capitancada pelo coronel Bento Gonçalves da Silva, que ao mesmo tempo publicou o manifesto de 20 a 25 de Setembro. Esta revolução durou até 28 de Fevereiro de 1845.

Em 1837, na Bahia, a revolução, denominada Sabinada, em 7 de Novembro.

Em 1838, no Maranhão, a revolta denominada Balaiada, aos 13 de Dezembro.

Vê-se, pois, que o espirito publico andava agitadissimo em todo o Imperio, sob o governo da Regencia. As ambições, cuja satisfação era impossivel pelos meios normaes, recorriam as armas, ou em fórma de sedição militar, ou como motim popular. Como, pois, o Maranhão escaparia a esse geral influxo revolucionario?

Era então presidente da provincia Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo, empossado desde 3 de Março de 1838. Declarou-se na villa da Manga a revolução, tendo por chefe um cabra (\*), de nome Raymundo Gomes: ao

<sup>(\*)</sup> E' individuo de côr escura, oriundo de negro com indio, ou de indio com *mulato*. Mulato é o filho de branco com negra.

A palavra cabra é, segundo alguns, uma abreviatura corrupta da denominação cariboca, usada pelos tupis para assignalar em geral o mistiço. Do mesmo modo, a palavra caboelo.

Tambem sóem denominar tapanhuna os que, oriundos de negro com indio, são muito escuros: os mais claros são xibaro. Mas, os portuguezes, preferindo a denominação africana, cafuz, cafuso, para significar o oriundo de homem negro com qualquer individuo de outras raças, vulgarisaram de tal modo no Brazil essa denominação, que as da lingua tupi não são usadas.

qual, só depois, em Fevereiro de 1839, unio-se o caboclo Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, de alcunha Balaio, por ser muito gordo, ou, segundo outros, por viver da industria de balaios; e mais tarde tambem o negro Cosme, com mais de tres mil escravos fugidos das fazendas. Sahindo da villa da Manga, onde eram protegidos pela camara e pelo juiz de paz, Raymundo Gomes e seu bando foram sobre a povoação da Chapadinha, em direcção á importante villa do Brejo (\*). Perseguidos desde logo por forças idas da capital, atravessaram o rio Parnahyba e penetraram no territorio da provincia do Piauhy. Repellidos alli, voltaram ao territorio do Maranhão; e foi só então que o caboclo Balaio appareceu entre os rebeldes.

A administração passára ao tenente-coronel de engenheiros Manoel Felizardo de Souza e Mello, empossado em 3 de Março de 1839, anniversario da posse de seu antecessor. Acreditando no que com malicia o informaram, escreveu ao governo imperial que a provincia estava em paz! Infelizmente as noticias do interior o desilludiram; e, pois, foi obrigado, em poucos dias, a providenciar a segurança publica, mediante a remessa successiva de forças militares.

Occorreu em seguida um facto lamentavel. « O capitão Pedro Alexandrino, que, á frente de cento e setenta e tres praças, se achava no lugar denominado Angicos, comarca do Brejo, tendo ahi feito juncção com o tenente-coronel João José Alves de Souza (\*\*), foi assaltado inopinadamente pela força de Balaio, passante de mil homens, que os destroçou completamente; e ahi praticaram os rebeldes actos de horror,

<sup>(\*)</sup> Diziam-se bemtevis, ou liberaes.

Os governistas eram cabanos, ou conservadores.

Ambos os lados — sempre monarchistas!

Bemtevi é o nome de um pequeno passarinho cujo canto como que exprime aquella palavra.

Cabano equivalia a sertanejo; porque os conservadores eram mais fortes no interior.

<sup>(\*\*)</sup> O mesmo que figurou nas luctas da Independencia.

arrancando os olhos, cortando as orelhas e pedaços de carne ao capitão Alexandrino, ao tenente-coronel Souza, e a outros officiaes nossos, ainda vivos, que assim atrozmente martyrisados morreram no meio das maiores angustias». (\*)

Já nessa occasião o tenente-coronel João José Alves de Souza havia sabido a noticia do assassinato de sua mãe, D. Euzebia Maria da Conceição (\*\*), em sua fazenda, á margem do rio Parnahyba, pelos rebeldes: — ella, cuja edade excedia a noventa annos, e cuja culpa era somente a de ser mãe e sogra de varios chefes conservadores ou legalistas, coronel Severino Alves de Carvalho, tenente-coronel João José Alves de Souza, capitão Antonio Pereira, capitão Valerio Alves de Souza, e capitão Fernando Mendes de Almeida. Depois de a assassinarem com tantas facadas quantos eram seus filhos e genros, fizeram em pedaços seu corpo, e, só assim mutilada, a enterraram em um buraco. (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> D. J. G. MAGALHAES, Memoria historica da revolução da provincia do Maranhão desde 1838 até 1840.

Quem guiar-se por este escriptor, para conhecer a revolução da provincia do Maranhão, será victima de muitos enganos. Pedro Alexandrino não foi morto pelos rebeldes, embora a primeira noticia fosse esta; trahio a causa legal, e entregou-lhes em Angicos o tenente-coronel João José Alves de Souza e suas forças milicianas. A força de linha bandeara-se com o seu commandante. O proprio Magalhales, mais adiante, pag. 79, menciona varias vezes Raymundo Gomes acompanhado de Pedro Alexandrino; com referencia a successos de 1840. E até, depois, pag. 118, o faz morrer de uma apoplexia.

Não obstante a insufficiencia das narrações, e, por outro lado, a inexactidão e desordem dos factos descriptos, a *Memoria* de Magalhäes foi premiada com a grande medalha de ouro, pelo Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, em sua sessão solemne de 1847!

Ha, sem duvida, muito a aproveitar nessa Memoria; mas é obra incompleta, tendo aliás o autor documentos officiaes á sua disposição, como secretario do governo, no tempo da administração do coronel Luiz Alves de Lima. Foi justamente criticada por Sotero dos Reis.

<sup>(\*\*)</sup> Avó materna do autor deste livro. Viuva do capitão-mór Domingos Alves de Souza.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sorprende que D. J. G. MAGALHAES haja esquecido este facto horrivel, constante da correspondencia official no tempo em que houve lugar.

Parece que as forças de linha, quando sahiram da capital, já estavam iscadas do espirito revolucionario, não se podendo attribuir o desastre de *Angicos* senão á trahição: até mesmo muitos soldados, ou quasi todos, passaram-se alli immediatamente para as fileiras de Balaio.

Os rebeldes resolveram desde então o assalto á cidade de Caxias, a mais rica e commercial da provincia. E foi então que appareceu o negro Cosme com os milhares de escravos. Toda a população errante e aventureira das comarcas do Brejo, Itapicurú, Caxias e Pastos Bons, excitada pela cobiça dos despojos opimos, se Caxias cahisse em poder dos rebeldes, entrou nas fileiras destes.

Infelizmente, depois de sustentar um longo assedio, e de esperar embalde os soccorros da capital, Caxias teve de capitular, em 1.º de Julho de 1839. Os chefes conservadores, entre os quaes o capitão Fernando Mendes de Almeida, foram presos. E o saque começou: ao principio, disfarçado em contribuições da guerra; depois, sem fórma alguma que o cohonestasse. Por misericordia Divina, as familias foram poupadas; reunindo-se, todas as dos chefes presos, em casa de um negociante que dizia-se estar em relações partidarias com os rebeldes e que de facto foi grande amparo.

Passaram-se alguns dias; e os rebeldes resolveram audaciosamente descer o rio Itapicurú, ao encontro das forças de linha mandadas contra elles; levando os prisioneiros e suas familias. Estacionaram, rio abaixo, na povoação de Coroatá. As forças de linha, porém, haviam tido ordem do governo para voltarem á capital, cuja população estava receiosa de um assalto dos revolucionarios, e onde de facto existiam os chefes occultos, os verdadeiros chefes, da revolução.

Todas as circumstancias concorreram, entretanto, a bem dos presos. Os rebeldes em Coroatá, sob o commando de Raymundo Gomes, não tinham os instinctos ferozes dos commandados por Balaio e por Cosme. Ao mesmo tempo chegára a noticia de que seriam atacados, simultaneamente, por forças da capital, e por forças do Piauhy. A verdade é que os presos, mediante a deserção de alguns sub-chefes e a corrupção de diversos guardas, e sob o pretexto do passeio que costumavam fazer diariamente, conseguiram transpòr a linha do acampamento, tomar cavallos já de antemão alli postos por ordem de um rico lavrador de Itapicurú-mirim, e seguir para esta villa.

As familias ficaram em Coroatá; confiando apenas na Providencia Divina. Quando os chefes rebeldes souberam da fuga, travaram entre si uma briga, cujas consequencias poderiam ser fataes; cada qual attribuindo aos outros o deleixo no acampamento. Esse conflicto chegou a tomar proporções assustadoras: Raymundo Gomes esteve prestes a travar duello, á espada, com seu irmão, um dos sub-chefes. Acalmados, porém, foram deliberar em conselho sobre a sorte das familias. Alguns queriam punir nellas a fuga dos prisioneiros. Felizmente a intervenção de uma mulher, amasiada com Raymundo Gomes, salvou-as. A tal mulher, com uma coragem indescriptivel, foi ao porto, mandou preparar uma gabarra (\*), gratificou os tripolantes, e fez seguir para a villa do Itapicurú-mirim as familias.

Quem escreve estas linhas, embora tendo apenas oito annos de edade, assistio a tudo isso, desde o cêrco e tomada de Caxias, até a estada em Coroatá; vio a fuga dos presos, entre os quaes seu pae, e embarcou com as familias, no mesmo dia, á tarde, para a villa de Itapicurú-mirin.

Presos e familias chegaram afinal á capital da provincia.

Entretanto, os rebeldes julgaram melhor voltar a Caxias: onde, sendo atacados, foram obrigados a retirar-se; para, mais tarde, depois de assolarem a comarca de Pastos Bons, e certas regiões das provincias do Piauliy e Goyaz,

<sup>(\*)</sup> Barco de fundo chato, quasi do tamanho de uma sumaca; maior, porém, que quatro lanchões.

virem assediar de novo, sob o commando do caboclo Balaio, a mesma cidade de Caxias, onde lograram entrar em 9 de Outubro.

De posse da cidade de Caxias, o famoso Balaio foi ahi morto por um dos seus, na occasião em que saqueavam a casa de um cidadão suisso; dentro da qual ainda assassinaram quatorze pessoas.

Com a deserção dos chefes Coque e Domiciano Ayres, que se passaram para as forças legaes; com a morte do caboclo Balaio; com as assolações feitas por Cosme e escravos a elle submettidos: o espirito publico foi-se reerguendo, e mesmo o governo, a fim de colher as palmas da victoria, reunio maior numero de força de linha para a perseguição dos rebeldes. A verdade é que já tambem então os chefes occultos da capital da provincia estavam arrependidos de favorecerem a rebellião: — reconheceram que haviam saltado além da sombra propria.

A rebellião, portanto, estava já completamente desmoralisada, quando para presidir o Maranhão foi nomeado o coronel Luiz Alves de Lima e Silva (\*), e empossado em 7 de Fevereiro de 1840. Os rebeldes, embora calculados em mais de seis mil, andavam divididos em troços, sem a menor ligação disciplinar, occupados apenas em guerrilhas e nos pequenos assaltos a povoados e a fazendas sem guarnição, só e somente para o saque. Não obstante, ainda que tal guerra, nesse estado, denunciava seu proximo fim, não deixava de ser mais encommoda ás forças do governo, obrigadas a multiplas e repentinas mobilisações.

Em 5 de Janeiro de 1841, o presidente da provincia, coronel Luiz Alves de Lima e Silva, teve a gloria de communicar ao governo imperial o fim da guerra civil. A amnistia concorrèra tambem para pacificar a revolta; pondo ao serviço do governo milhares de rebeldes, que então mais valiam para a lucta de guerrilhas do que as forças de linha.

<sup>(\*)</sup> Morreu duque de Caxias, em 7 de Maio de 1880.

Essa sanguinolenta revolução, se foi um mal, foi ao mesmo tempo um remedio. Um mal; porque empobreceu a provincia, arrastando-a á decadencia agricola. Um remedio; porque extirpou nos maranhenses a mania democratica das amotinações.

A queda foi immensa; e seus effeitos ainda perduram. Sem embargo, o Maranhão, á similhança da antiga Athenas, exactamente quando as desgraças o deviam humilhar, por desfalecer-lhe a força material, surgia de outro modo, — ostentando o sceptro scientífico e litterario, nos seus grammaticos, seus poetas, seus jornalistas, seus parlamentares, seus historiadores, scus jurisconsultos, seus mathematicos (\*), até hoje ainda não excedidos no Brazil.

Ainda alli é onde tem abrigo, como em um verdadeiro santuario, a lingua portugueza classica, enriquecida e mais alindada com muitas palavras da lingua tupi. Lá, tambem, a lingua portugueza vulgar não corrompe-se tanto e tão facilmente como nas demais provincias, quiçá mesmo em Portugal. A razão disso é só e somente o velho ensino primario, sem o apparatoso artificio de um normalismo ignorante e pretencioso, que, além de custar tanta despeza aos cofres publicos, não faz senão prejudicar a verdadeira instrucção popular.

A lingua!—eis, sem duvida, o mais precioso bem de uma nação. Os povos não se reconhecem em suas origens, nem podem attestar sua superioridade moral, senão pela linguagem. E que mais forte lei organica têm as hegemonias?

<sup>(\*)</sup> Ignotus, que não é senão Joaquim Serra, tão conhecido por suas obras litterarias e por seus escriptos de fina e acerada critica politica, no pamphleto Sessenta annos de jornalismo, Rio de Janeiro, 1883, menciona a mór parte desses maranhenses illustres. São suas estas palavras: «O Maranhão, além de ter possuido um jornalismo muito adiantado, é o berço do primeiro poeta lyrico nacional (Gonçalves Dias), do primeiro mathematico brazileiro (Gomes de Souza), e do primeiro traductor dos poemas grego e latino (Odorico Mendes), a Riada e a Eneida.»

E' necessario accrescentar: « e do primeiro grammatico brazileiro (Sotero dos Reis). »

Foi com a multiplicação das linguas que Deus ferio e desanimou a audacia dos constructores da torre de Babel. Tão certo é que, não tanto o sangue, menos ainda os costumes, nem mesmo a crença religiosa (vinculo alias fortissimo), mas principalmente a lingua, é o que melhor reune os individuos, forma os povos, estende as raças. Guardar a lingua — é mais do que defender a personalidade nacional: é, sobretudo, honrar e perpetuar a raça no mundo inteiro.



### CAPITULO NONO

## BREVE EPILOGO

Aqui finda este modesto trabalho historico. Outros o continuarão, em tempos futuros.

Era indispensavel esse ainda que ligeiro exame dos acontecimentos e fastos publicos, antes de penetrar a historia da familia. A genealogia, que adiante vae escripta, impondo-se por sua nobre legitimidade e por notorios serviços á causa publica, não podia deixar de ter por portico a historia nacional. Nem lograria ser comprehendida, se não fosse posta em evidencia a ligação entre seus successivos personagens e a historia do Brazil, particularmente das capitanias de S. Vicente e S. Paulo e do Maranhão.

A historia das nações não é, com effeito, senão a biographia dos individuos, a chronica das familias, os annaes das povoações, formando tudo isso um conjuncto de tradições gloriosas.

Nem era de outro modo que os antigos procediam. Os paes de familia em Roma tinham seus registros particulares ou domesticos, denominados tabulæ ou rationalia,

para a escripturação da receita e da despeza, como evidencia-se da segunda verrina de Cicero (\*). Mas, tambem possuiam archivos, tablina, onde depositavam e conservavam as memorias dos antepassados, commentarii diurni, as taboas genealogicas, stemmata, os necrologios, laudationes mortuorum. Nem ha necessidade de abrir Plinio, Tito-Livio, Aulo-Gellio, Juvenal, Tacito, e tantos outros, para a attestação desses costumes romanos: basta procurar em qualquer Magnum Lexicon da lingua latina o significado daquellas palavras. (\*\*)

Além disso, os homens publicos, isto é, os cidadãos envolvidos nas luctas politicas e nas guerras, ultrapassavam em seus Commentarii os lindes familiares, para narrarem acontecimentos locaes ou nacionaes em que foram parte. Sem mencionar Julio Cesar, que escreveu toda a historia de suas guerras nas Gallias e de suas luctas com Cneio Pompeu, assim o fizeram Quinto Fabio, L. Catullo, Sylla, Augusto, Tiberio, e outros. (\*\*\*)

Quem sabe o papel que o pae de familia representava em Roma, comprehende o valor de todos esses documentos, ainda que domesticos, quer sob o ponto de vista moral, quer sob o ponto de vista político; accrescendo que eram

<sup>(\*)</sup> CICERO, In C. Verrem actio secunda, I, 23. Habeo et istive, et patris ejus accepti tabulas omnes; quas diligentissime legi atque digessi: patris, quoad vixit; tuas, quoad ais te confecisse. .... Audimus, aliquem tabulas nunquam confecisse. .... Audimus, alium non ab initio fecisse, sed ex tempore aliquo confecisse: est aliqua etiam hujusce rei ratio.

E, para que se saiba a fé desses registros privados em Roma, apezar do máu conceito que Verres merecia a Ciorno, este immediatamente o apostrophou: Unum ostende in tabulis aut tuis aut patris tui emtum esse; vicisti... « Provae com os vossos registros, ou com os de vosso pae, a compra de um só quadro ou de uma unica estatua, dar-me-hei por vencido. »

<sup>(\*\*)</sup> Ha uma obra especial para o estudo de taes costumes e das instituições de familias e de classes na Grecia e em Roma: FUSTEL DE COULANGES, La cité antique: Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ch. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, III, 90. Obra magnifica para quem quizer conhecer as instituições e os costumes daquelles tempos.

materiaes para a historia, eis que os escriptores os reuniam e concatenavam, juntamente com os Acta Patrúm, escriptos pelo pontifice magno no decurso de cada anno (\*), os Commentaria Senatús, actas do senado, os Diurna populi Romani, jornal para o povo, e os Diurna urbis acta (\*\*), em que eram mencionados os casamentos, divorcios, nascimentos, mortes, jogos, festas, condemnações, execuções, e mais factos de cada dia. (\*\*\*)

Essas boas praticas das familias romanas passaram a todos os povos europeus. E' conhecido na Allemanha, Italia, França, Hespanha, Portugal, o uso dos livros domesticos e genealogicos, transmittidos de paes a filhos; com as declarações, em ordem chronologica, de todos os factos relativos á familia, nascimentos, casamentos, obitos, além de acontecimentos publicos que porventura a interessaram. (\*\*\*\*\*)

Os Ricordi autobiografici e di famiglia, de F. Guicciardini, publicados por seus descendentes em Florença, 1867, são um modêlo do que foram esses livros domesticos e genealogicos. E Giuseppe Canestrini, que prologou aquelles Ricordi, mencionando outros muitos de varias familias de Italia, fez esta notavel observação: « Grande numero de florentinos dos seculos XIV e XV deixaram os mais preciosos documentos sobre os antigos costumes locaes e domesticos

<sup>(\*)</sup> Estes registros continuaram somente até a morte do grande pontifice Mucius Scævola, no anno de Roma 672.

<sup>(\*\*)</sup> Este Diario de Roma é denominado variamente pelos escriptores: acta urbana, acta diurna, ou mesmo acta publica. Cicero, Epist. famil., VII, 11, escreveu Commentarius rerum urbanarum.

<sup>(\*\*\*)</sup> J. NAUDET, De la police chez les Romains, II, 4, 4, explica o modo de publicidade official de todos esses acta:

Quant au mode de publicité, on doit remarquer d'abord que le pluriel acta n'indique point la pluralité des journaux. Il n'y avait pas plusieurs journaux du Senat; les acta Senaties sont les divers faits consignés dans une seule ct unique redaction. Ainsi les acta populi ne signifient qu'un seul journal qu'on copie en entier ou par extrait, chacun en prenant ce qu'il veut.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Ch. de Ribbe, Les familles et la societé en France avant la Revolution, I, 1. Cita elle P. Jannet, La famille, Leçons de philosophie morale, e De Montalembert, De l'avenir politique de l'Angleterre.

(patrie e domestiche). Mesmo negociantes intercalavam em seus livros de razão (in sui libri dello loro ragioni) a narração de factos importantes da cidade, e redigiam assim chronicas patrioticas, domesticas e autobiographicas, nas quaes inseriam bellas maximas e sentenças moraes, com textos da Escriptura Sagrada.»

Um moderno escriptor francez, em uma obra de alto valor social (\*), mostra que em França o costume das *Memorias de familia* teve extenso e salutar desenvolvimento; e offerece numerosos e curiosissimos documentos para prova de seus assertos.

Este mesmo escriptor, examinando a influencia das familias em suas relações com o municipio e com o Estado, patentêa a necessidade de ser mantida a aquelle agrupamento primario toda a autoridade moral; e, citando J. Bodin, Les six livres de la Republique, obra escripta no seculo XVI ainda sob o influxo dos bons principios, transcreve delle este energico pensamento: « E' impossivel que a republica valha alguma cousa, se as familias, que devem ser seus alicerces, são mal edificadas. » (\*\*)

Com effeito, só nas familias bem ordenadas é que as raizes do futuro social se nutrem. As familias bem ordenadas são as que procedem de casamento legitimo e submettem-se á disciplina moral (\*\*\*). Mas, isso não basta;

<sup>(\*)</sup> CH. DE RIBBE, Les familles et la societé en France avant la Revolution. Já citado na nota anterior.

Todas as obras de Ch. de Ribbe merecem ser possuidas e lidas.

<sup>(\*\*)</sup> As obras de J. Bodin passam como escriptas com grande sabedoria e profundeza de vistas.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sem importar a aceitação de todas as doutrinas de Ad. Franck, *Philosophie du droit civil*, Paris, 1886, queremos trasladar de seu livro para este uma verdade:

<sup>«</sup>Ni le mariage d'interêt, ni le mariage de vanité, ni le mariage d'ambition, ne sont dans la nature. Le seul mariage, .... tel que l'a rêvé au moins une fois dans sa vie toute l'âme genereuse, c'est celui qui, d'accord avec le respect de nous-même et celui de la personne aimée, commence avec l'amour et se confond avec l'amour jusqu'au moment du divorce inévitable, du divorce éternel. »

— é-lhes ainda indispensavel a guarda das velhas tradições, como respeito aos antepassados, e o zelo dos bons costumes, como exemplo aos vindouros. Não significa isto a renovação de praticas aristocraticas. Acaso só a familia nobre tem uma genealogia a honrar ou uma longa successão de virtudes a perpetuar? Em Roma, muitas familias plebeas tinham os seus commentaria e stemmata: por exemplo, a familia de Mucio Scævola e a de Paulo Emilio. No fim do seculo XVIII, o famoso Benjamin Francklin, que foi presidente dos Estados-Unidos, elle filho de um ferreiro, não quiz morrer antes de verificar e coordenar, pelos registros na respectiva parochia em Inglaterra, a genealogia de sua familia; e fez só para isso a viagem á sua antiga patria. Apezar de ser uma familia humilde, Benjamin Francklin conseguio formarlhe a linha genealogica desde 1555; e mais não obteve, por faltarem-lhe assentos e esclarecimentos nos registros publicos.

Os quadros genealogicos são, em verdade, exemplos e um freio para a manutenção da dignidade da familia. Com o auxilio das genealogias fortifica-se o salutar principio da responsabilidade entre parentes; e, mais do que isso, a pratica dessa responsabilidade para com a sociedade, em todas as relações hierarchicas. Esta responsabilidade, que, para bem dizer, fórma a primeira cadêa da ordem moral, é tambem por isso mesmo o mais seguro penhor da paz publica. Desatae as responsabilidades na familia: — a segurança publica será absolutamente impossivel, porque os primeiros vinculos moraes terão sido quebrados. Os paes abandonarão os filhos a mercê das paixões; os filhos não mais respeitarão os paes; os parentes em geral não se reconhecerão para auxilios e conselhos mutuos. Governo e policia podem prender e trucidar; nada pacificarão.

O Brazil, paiz novo, porém já muito viciado, está em perigo de ser victima do afrouxamento daquella responsabilidade. E como evital-o? O que ha a esperar das leis, — hoje fabricadas somente para o enfraquecimento das legitimidades?

Temos, certamente, ainda algumas leis boas sob o ponto de vista moral. Mas, estão veladas, por ordem, connivencia, ou desidia dos poderes publicos; parecendo ao estrangeiro, em viagem no Brazil, que aqui não existe o minimo conhecimento de leis, mesmo as naturaes, desde que não vê a repressão, ou ao menos a reprovação publica de factos iniquos e até escandalosos.

Um exemplo do que são as leis e a moral no Brazil. As leis prohibem e punem a bigamia, e portanto a polygamia; não obstante, a sociedade e os poderes publicos toleram no homem casado uma certa polygynia, isto é, relações tambem com outras mulheres não-legitimas ou não-recebidas legalmente, quer solteiras, quer casadas! Sim, toleram, e até honram essa depravação de costumes; porquanto a notoriedade aponta, desde as mais altas posições sociaes até abaixo, individuos com tal moralidade, mesmo funccionarios publicos assim vivendo á escáncara. O proprio clero está inçado dessas lascivias, perdendo o prestigio que só o celibato e a castidade sóem dar ao sacerdote. (\*)

Essa enorme corrupção social, desatando todos os élos moraes, ameaça fragmentar a nação brazileira. E como formar e fortificar a familia, so todos os principios sãos afogarem-se na onda immensa dos interesses egoistas e dos appetites sensuaes? De outro lado, o Estado, tal qual os modernos o querem constituir, acabará por derrocar completamente as autoridades tradicionaes, secularisando a familia e dissolvendo o municipio.

Os costumes antigos e os usos locaes foram sempre respeitados em todas as sociedades bem organisadas e bem administradas. A familia e o municipio, sendo as largas bases do edificio nacional, devem conservar a solidez precisa

<sup>(\*)</sup> Recentemente o dr. Franz von Holtzendorff escreveu uma obra Principien der Politik, repellindo a politica christa como insufficiente neste seculo, e admittindo o dualismo na Moral: isto é, no mesmo individuo, uma noral privada, e uma moral publica, regendo-se por principios antagonicos!

para o sustentarem (\*). No Brazil, os paes de familia com lu autoridade antiga, embora muito enfraquecida, e já faltando verdadeiro elemento municipal, ainda são os unicos pilares que restam á autoridade suprema da nação. Desapparecendo de todo a autoridade paterna, e já não existindo de facto de direito a autonomia municipal, o povo, por instincto de conservação, buscará outros processos de aggregação:—
lahi a idéa de federalismo encobrindo a separação completa das provincias. (\*\*)

As obras deste escriptor são todas de optimo quilate religioso e poral. Os estadistas não podem deixar de conhecêl-as; porque as doutrinas apostas e desenvolvidas por F. Le Play abraçam o complexo das relações inesticas, sociaes e políticas. E' um re-organisador social, aproveitando velhos troncos que a Revolução não logrou queimar:— não é um organisador, que equivaleria a destruidor. Talvez seja esse o seu peccado para sabios e os políticos deste seculo.

(\*\*) Sendo este um livro de recordações, julgámos util deixar acripto o que têm sido os partidos e os governos do Brazil, desde 1840, las causas já expostas no capitulo quarto, desde a pagina 77.

Ha tres partidos, sem fallar nos grupos, sub-grupos, corrilhos e ligações:—o conservador, o liberal, e desde 1870—1871 tambem o publicano. Os dous primeiros deveriam representar as duas tendencias tiaes, assignaladas por C. H. Midy, Le regime constitutionnel, ainda que parentemente, pelos programmas de principios que ostentam; mas, as lavras, os actos, as praticas dão-lhes côr conservadora ou côr liberal, aforme estão successivamente no poder ou na opposição. O estrangeiro, e não conhecer os nossos partidos e os nossos personagens, entenderá, ha marcha governativa e pelos factos da administração, que só o partido eservador tem estado no poder.

Quanto aos republicanos, não podendo aceitar cargos da alta iministração sem perderem o barrete phrygio, fazem embaixo seu jogo: 08 directores, e os dirigidos, e aquelles podem ser barões, commendores, officiaes da guarda nacional.... De facto, a republica no Brazil baronisada: nem são barões de linhagem como os da actual Republica ranceza; são barões fabricados recentemente pelo Imperador. Esta intradição entre o texto e a encadernação faz-nos lembrar um revolutario de 1792 que censurára aos republicanos daquelle tempo, em França, plano de monarchisar a republica. Parece, porém, que alguns desses publicanos no Brazil suppõem ainda que se trata apenas de republica coma publica, dos tres seculos coloniaes, para o bom e leal serviço In Rei, amo e senhor. Com effeito, os documentos officiaes desses tres referem constantemente essa republica régia, como vê-se em Prodo aques, Nobiliarchia Paulistana.

<sup>(\*)</sup> E' bom lêr F. LE PLAY, La reforme sociale en France.

Ha, pois, um grande perigo que só a restauração boas velhas tradições poderá conjurar. Não basta, po acclamar sua necessidade; é essencial que os costa auxiliem-n'a. « Communicae aos homens o espirito de fam que dispõe o animo a grandes sacrificios: renovareis a o laço social. » (\*)

Só, porém, o espirito; não o interesse. São contra Um é virtude, outro é vicio. Aquelle suscita abnega este subleva apenas egoismos. O espirito disciplinar familia para o bem; o interesse não a disciplinar a spara o mal.

Mas, deixando o partido republicano, que por ora é inno não cuidando senão de Manifestos e de resultados eleitoraes multicio certo que os ministerios têm desenhado perfeitamente os dous par constitucionaes. E, salvos alguns raros homens de talento e de caros quaes por isso mesmo foram submettidos ao processo de Procus governos hão correspondido ao estado moral e político, ou politimoral, deste paiz. Para não incorrer em suspeição, vamos pedieloquente e incisivo visconde de Chateaubriand, Analyse raisona Uhistoire de France, uma descripção dos ministros de sua patria, rei Luiz XV, certamente escripta tambem para o Brazil destes ultimos te por sua ajustadissima applicação:

« L'intrigue élevait et renversait chaque jour les ministres créatures éphémères, qui apportaient dans le gouvernement leur in apportaient encore un esprit antipathique à celles qui les avaient prece de là ce changement continuel de systèmes, de projects, de vues nains politiques étaient suivis d'une nuée de commis, de laquais flatteurs, de comédiens, de maîtresses. Tous ces êtres d'un mome hâtaient de sucer le sang du miserable, et s'abimaient bientôt devant autre génération d'insectes, aussi fugitive et dévorante que la premi

Descripção mais exacta não poderiamos fazer da fraqueza corrupção politica e administrativa no Brazil. E é preciso assignala os dous partidos, quando em opposição, têm dito dos ministerios adverisso mesmo. Os republicanos, esses, estando sempre fóra do poder tentam sem variação a toada opposicionista.

Demonstrar que a imprensa, orgam dos partidos ou das faconforme a denominação que mais mereçam, vivendo na mesma athmosp falla alternadamente tambem a mesma linguagem, seria augmentar necessidade esta nota.

(\*) PASCALIS, Etude sur la fin de la Constitution prove (1787-1790), citado por Ch. de Ribbe.

A mythologia deixou um magnifico quadro de familia: esenhava perfeitamente o presente carregando ás costas o essado, e este, com seus deuses penates ao peito, arrastando ela mão o futuro. Era Enéas conduzindo sobre os hombros eu pae Anchises, e este levando pela mão seu neto Ascanio. O velho Anchises, trazendo Minerva apertada ao peito, ignificava o avò transmittindo ao neto, por intermedio do me, o deposito sagrado da fé familiar e do culto religioso.

Urge, pois, reorganisar a familia, restituindo-lhe o om que ella tinha desde os antigos tempos:—a autoridade aterna, com a fé, o culto, a tradição, os usos.

Reorganisada assim a familia, mediante a derogação e varias disposições de nossas leis civis e administrativas (\*), municipio se reconstituirá por si mesmo, com autonomia liberdades que ora não possúe, por têl-as perdido em eneficio de uma excessiva centralisação provincial.

Com a reorganisação da familia, e com a reconstiição do municipio, voltarão necessariamente os usos dos tros domesticos e das memorias genealogicas, assim como séria responsabilidade moral e legal dos zeladores dos tehivos locaes.

A historia nacional terá então mais esses subsidios, io valor os antigos sabiam aquilatar, como o têm demonsado as modernas investigações. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Em outra obra, exporemos nossas idéas sobre esse assumpto.

Este livro, sendo apenas de notas genealogicas, não supportaria desenvolvimento de uma questão juridica. Todavia, diremos que a lerdade de testar deve ser admittida somente quando a herança for tal le, dividida, não aproveite sufficientemente a cada um. O objectivo dos lezileiros deve ser a perpetuação das familias; nunca a restauração de lesses e de castas, sobretudo tendo por origem a riqueza quasi sempre la adquirida.

<sup>(\*\*)</sup> A obra de J. A. Dulaure, Histoire physique, civile et morale Le Paris, depuis les premièrs temps historiques, é um modelo do genero das

Se, como escreveu Chateaubriano, a historia moderna é uma chronica, ao inverso da historia grega que não passou de um poema, e da historia romana que foi um quadro, a chronica, para ser completa, deve haurir nos mesmos lugares dos acontecimentos os factos e suas circumstancias, examinando até os livros domesticos. A historia de uma nação não é somente a chronica de sua capital e das cidades principaes: muitas vezes o archivo de uma pequena villa encerra documentos que serão para o historiador-philosopho a explicação de successos, se não esquecidos pela desidia, pelo medo, pela lisonja, pelo interesse, deturpados por conveniencias que na epocha pareceram respeitaveis.

O povo, que não pode possuir uma historia verdadeira, pela insufficiencia de seus meios, ou pela desordem de seus archivos, é uma nação sem génesis, e portanto desclassificada no mundo civilisado.



historias locaes. Bello estylo, ordem, methodo e verdade nas descripções — eis a obra de DULAURE.

Foi annotada e continuada por C. LEYNADIER.

Possuimos a edição de 1854, Paris, oito volumes.

Ha de DULAURE outras obras pouco edificantes, reunidas mu Histoire abregée des differents cultes.

Dulaure foi um revolucionario. Suas apreciações politicas of moraes deixam sentir o sectario.

#### CAPITULO DECIMO

# EXPLICAÇÕES

No capitulo III, Santa Cruz — Brazil, pag. 37, escrevemos que, « segundo alguns chronistas, os indigenas deste grande paiz do Novo Mundo o denominavam Arabutan ».

Relendo depois a obra do padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil nos annos de 1613—1614, traducção, I, 14, dá este chronista noticia de « um guerreiro principal da ilha do Maranhão, chamada Ybuira-Pointan, Páu-Brasil». L. Ferdinand Deniz, na nota a este trecho da obra, corrige o nome do chefe indigena, escrevendo Ibira-Pitanga, conforme A. Ruiz de Montoya. Entretanto J. Lery, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, Ruão, 1578, escreveu Araboutan, e antes delle, A. Thevet, Singularités de la France antarctique, autrement nommée Amerique, Paris, 1556, fabulista irrisorio, havia escripto Oraboutan.

Assim, pois, o nome Arabutan não é senão uma corrupção franceza do ibyra-pitanga.

E, acerca deste nome, ha variedade ainda nos escriptores portuguezes. Uns escrevem ibyra-pitanga, imira-pitanga, mira-pitanga; outros carregam o a final de pitanga; e

Diogo de Campos Moreno ou Jeronymo de Albuquerque, Jornada do Maranhão feita o anno de 1614, referindo-se ao mesmo chefe indigena da ilha do Maranhão, mencionado pelo padre Ivo d'Evreux, escreve-lhe assim o nome—Birampitanguá. E' sabido que Jeronymo de Albuquerque era filho de uma india; e, quer fosse elle o escriptor da Jornada, quer o fosse Diogo de Campos Moreno que o acompanhára na conquista do Maranhão, é certo que deveriam conhecer a lingua tupi, fallando-a elles constantemente com os indigenas.

Por isso, nesta obra, conservámos o accento agudo no a final de pitanga.

No mesmo capitulo III, Santa Cruz — Brazil, pags. 45 e 46, ha um periodo que precisa de explicação. « No dia 23, houve o desembarque (\*) de Nicoláu Coelho e de alguns homens da armada; e, encontrando indigenas na praia, com elles entretiveram-se: — era quinta-feira santa. Nesse dia, conforme a commemoração da Egreja, Jesus-Christo era descido da cruz, na qual expirára. »

Alguns amigos, a quem lêmos o capitulo III, notaram que, assim redigido aquelle periodo, muita gente poderia entender que o escriptor collocára na quinta-feira santa o descimento do corpo de Jesus-Christo. Não têm elles razão na critica. O historico dos factos da Paixão, encerrados como o foram em um unico dia hebraico, jamais podia ter melhor fórma grammatical: — tanto mais que, referindo-nos á commemoração da Egreja, não podiamos deixar de ter tido em vista que, começando o dia das grandes festas ecclesiasticas immediatamente após as vesperas da vigilia, o dia da Paixão é considerado ao sol posto de quinta-feira

<sup>(\*)</sup> Tentativa de desembarque; porque o batél não poude tocar a praia, por causa do muito mar. Mas, foram trocados objectos com os indigenas; vindo estes pelo mar dentro até o batél.

santa; de accôrdo com o que ensina o abbade Bergier (\*), quanto « ao uso adoptado de começar o dia ecclesiastico desde vesperas o sol posto, até a mesma hora do dia civil seguinte, o qual, ao envéz, não começa senão á meia noite ».

O articular — nesse, prendendo-se ao 23 de Abril, foi alli posto propositalmente para demonstrar que, nesse mesmo dia civil, ao sol posto, começára o dia ecclesiastico da Paixão: de accòrdo com os Evangelhos, quanto ao dia hebraico (\*\*), mormente durante os sete dias da Pascoa (\*\*\*). E é por isso que os autores ecclesiasticos escrevem que Jesus-Christo fizera a Pascoa com seus discipulos na vigilia (\*\*\*\*) de sua morte (\*\*\*\*\*), conforme os Evangelistas. (\*\*\*\*\*\*\*)

Não obsta que os quatro Evangelistas, narrando o tempo do supplicio da crucificação, usassem da divisão do dia segundo o estylo dos romanos, talvez para maior vantagem da pregação (\*\*\*\*\*\*\*); porque, em relação á Pascoa, ao Parascéve, e ao seguinte primeiro dia da semana futura, designaram sempre o dia hebraico (\*\*\*\*\*\*\*), que, no lugar, e para aquelles factos, não podia deixar de prevalecer.

Sendo, pois, nosso intuito patentear que, dada a correcção Gregoriana, o 23 de Abril de 1500 correspondia

<sup>(\*)</sup> BERGIER, Dictionnaire de Theologie, na palavra Vigile.

<sup>(\*\*)</sup> Os hebreus não contavam o dia senão de sol posto a sol posto. (Padre A. Pereira, nota a S. Math., XXVIII, 1.)

<sup>(\*\*\*)</sup> DEUTERONOMIO, XVI, 6.

 $<sup>(\</sup>sp{*****})$  Isto é, na primeira vigilia; as tres primeiras horas após o sol posto.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Bergier, Dictionnaire de Theologie, na palavra Paque.

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> S. MATH., XXVI, 17 a 20, XXVII, 1 a 37; S. MARC., XIV, 12 a 17, XV, 1 a 37; S. Luc., XXII, 7 a 15, e 54, XXIII per totum; S. Joso XIII, 1 a 14, XVIII e XIX in totis.

<sup>(\*\*\*\*\*\*\*)</sup> S. MATH., XIV, 15 e 25, XXVII, 45, 46 e 57; S. MARC., XV, 25, 33 e 34; S. LUC., XXIII, 44; S. JOAO, XIX, 14.

ao 3 de Maio, como dias civis, — o que escrevemos em seguida foi como se dissessemos que o mesmo 23 de Abril, considerado ecclesiasticamente, sustentava ainda a mesma posição, por começar nesse dia, ao sol posto, o em que Jesus-Christo, trahido, preso, julgado, açoutado, escarnecido e crucificado, foi afinal descido da cruz em que expirára. (\*)

Parece, portanto, que a construcção do periodo referido resiste á critica dos que esqueceram que o dia hebraico, em que Jesus-Christo padeceu, morreu, e foi descido da cruz, raiára na quinta-feira, ao sol posto, antes da ceia, conforme a significativa expressão de S. Lucas com referencia ao Parascéve ou preparação do sabbado (\*\*); — expressão essa egualmente applicavel ao dia hebraico anterior a esse.

Depois de escripto o mesmo capitulo III, Santa Cruz — Brazil, lêmos o trecho da obra de frei Vicente do Salvador, Historia do Brazil, relativo ao nome do Brazil. E' uma cópia do que João de Barros escreveu; até mesmo quanto ao dia 3 de Maio de 1500. E conclue: « Estas são as razões por que alguns com muita dizem que não permanece o Brazil, nem vae em crescimento; e a estas se pode ajunctar a que atraz tocamos de lhe haverem chamado Estado do Brazil, tirando-lhe o de Santa Cruz com que podera ser atado e ter estabilidade e firmeza.»



<sup>(\*)</sup> Pero Vaz Caminha, em sua carta, escreveu que Nicoláu Coelho, na quinta-feira (23), não conseguio desembarcar, e nom pode delos aveer fala nem entendimento que aproveitasse, polo mar quebrar na costa. ... E com isto se voltou aas naaos por seer tarde, e nom poder delos aveer mais fala por aazo de mar. Chegada a noite ventou muito sueste com chuvaceiros! Havia, pois, começado a sexta-feira hebraica, quando Nicoláu Coelho se voltou aas naaos.

<sup>(\*\*)</sup> S. Luc., XIII, 54.

#### CAPITULO UNDECIMO

### DOCUMENTOS

I

## Sesmaria de Pedro de Góes

Martim Affonso de Souza, do conselho de El-Rei Nosso Senhor, governador destas terras do Brazil, etc. Faço saber aos que esta minha carta virem, que havendo respeito em como Pedro Góes, fidalgo da casa de El-Rei Nosso Senhor, servio muito bem Sua Alteza nestas partes e assim ficar nesta terra para povoador, que com ajuda de Nosso Senhor ficará povoando. Eu hei por bem de lhe dar e doar as terras de Taquararira com a serra de Taperovira que está da banda d'onde nasce o sol com aguas vertentes com o rio Jarabatyba (1), o qual rio e terras estão defronte da ilha de S. Vicente donde chamam Gohayó, a qual terra subirá para serra acima até o cume e dahi a buscar o Capetevar, e dahi virá entestar com o rio adiante que está

da banda do norte (2) e por elle abaixo até Ygoar (\*) por terra em outro rio que tem ahi o outeiro (3) e dahi tornará dentro a um pinhal que está na banda do campo Gioapé (4) e dahi virá pelo caminho que vem de Piratininga (5) a entestar com a serra que está sobre o mar (6) e dahi por uma ribeira que vem pelo pé da serra (7) que chamam Mamoré (8) e dahi dentro ao pé da serra de Ururay (9) e virá dentro por este rio a entestar com a ilha Caramacoara (10) e então pelo rio S. Vicente (11) tornará a entestar com a dita serra de Taperovira donde começou a partir (12), e assim os outeiros e cabeças d'aguas e todas as entradas e sahidas das ditas terras, por virtude de uma doação que para isso tem de El-Rei Nosso Senhor.

E por virtude da qual doação lhe dou as ditas terras, as quaes serão para elle dito Pedro de Góes e para todos os seus descendentes, com declaração que elle as aproveite nestes dois annos primeiro seguintes e, não o fazendo, as suas ditas terras ficarão devolutas para dellas fazer aquillo que me bem parecer; e as ditas terras serão forras e isemptas sem pagarem nem uns direitos, somente dizimo a Deus: e por este mando que logo seja mettido de posse das ditas terras, e esta será registrada no livro do tombo que para isso mandei fazer. Dada em Piratininga a 10 dias do mez de Outubro, Pedro Capico, escrivão de El-Rei Nosso Senhor e das sobreditas terras o fez. Anno de mil quinhentos e trinta e dois. E porquanto aqui não faz declaração onde vão entestar sobre a serra que vem sobre o mar, entender-se-ha desde a ponta da serra á uma quebrada, que assim faz por onde Francisco Pinto parte e todo elle com esta.

Saibam quantos este publico instrumento de posse virem, em como, no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus-Christo de mil e quinhentos e trinta e dous annos,

<sup>(\*)</sup> E' o verbo — iguar? Parece que ygoar é aqui applicado por desaguar.

<sup>408</sup> Quinze dias do mez de Outubro, e em a ilha de & Vicente, dentro da fortaleza, por Pedro de Góes, fidalgo da casa de El-Rei Nosso Senhor, foi apresentada a mim escrivão ao diante nomeado uma carta de doação de certas terras que o mui magnifico Senhor Martim Affonso de Souza, do Conselho de El-Rei Nosso Senhor, governador em todas terras do Brazil, deu ao dito Pedro de Góes por virtude de um poder que para isso lhe deu Sua Alteza, as quaes terras se chamam Tecoapara (\*) e a serra de Tapuribetera que está da banda donde nasce o sol, aguas vertentes o rio de Gerybatyba, o qual rio e terras estão defronte ilha de S. Vicente, das quaes terras com todas as suas entradas e sahidas, cabeças d'aguas e rios que nellas houver todas as suas confrontações, o dito Senhor governador todas as suas confrontações, o constante de Gées e Virtude da qual carta de doação em cumprimento fui eu excrivão ás ditas terras com o dito Pedro de Góes e lh'as divisei e demarquei, puz todos os nomes das mais terras e confrontações, e levei commigo a João Ramalho e Antonio Rodrigues (\*\*), linguas destas terras, já de quinze e vinte annos estantes nesta terra, e conforme o que elles juraram assim fiz o assento, como mais largamente se verá pelo livro do tombo que o dito governador para isso mandou fazer, e com meu poder o metti de posse dellas ao dito Pedro de Góes de todas as terras que na carta faz menção, e lhe metti nas suas mãos terra, pedra, páos e ramos de arvores que das ditas terras tomei e pela qual o dei por empossado e dou deste dia para todo o sempre tão solemnemente como de direito se póde fazer, e lhe publiquei e notifiquei a doação de El-Rei Nosso Senhor e assim as condições della para que em nem um tempo possa allegar ignorancia, e elle dito Pedro de Góes aceitou a dita posse e se deu por

<sup>(\*)</sup> No titulo de sesmaria retro, este nome, bem como o da serra, e outros, estão escriptos de outro modo. Quaes os mais exactos?

<sup>(\*\*)</sup> E', pois, muito certo que estes dous portuguezes foram encontrados por Martim Affonso de Souza, quando chegou á Bertioga em 1531.

empossado e ficou de cumprir as ditas condições que as hei por declaradas como se claramente as especificasse. Testemunhas que a tudo foram presentes o sobredito João Ramalho, Antonio Rodrigues e Pedro Gonçalves que veio por homem de armas nesta armada, que veio por capitão-mór o dito Senhor governador, as quaes assignaram no livro do tombo commigo escrivão. Em testemunho de verdade, eu como publico escrivão da Fazenda de El-Rei Nosso Senhor e destas sobreditas terras e tabellião publico pelo dito Senhor fiz este instrumento; e traslado do sobredito tombo aquellas clausulas e forças necessarias para dar tudo por instrumento ao dito Pedro de Góes, feito em Yrarabul, onde ora tem feito por virtude da dita posse o dito Pedro de Góes uns tijupares, e o assignei de meu publico signal que tal é.

- As confrontações de que trata a sesmaria e posse constantes da escriptura que acabámos de transcrever, têm á margem do papel as explicações postas em nota no anno de 1674, por letra do padre Lourenço Craveiro, reitor do collegio dos jesuitas de S. Paulo, as quaes são as seguintes:
- 1) Defronte de S. Vicente, ilha, porque então não havia ainda a villa de Santos, e começam donde nasce o sol, que nasce da banda d'além de Santos, onde está o rio Jerybatyba, que é bem conhecido.
- 2) Esta serra é a de Paranapiacaba; este Capetevar até agora não é bem conhecido, deve ser algum morro; este rio que está da banda do Norte é o rio Anhemby (Tieté), que a quem vem de Santos lhe fica da banda do Norte adjacente, por isso não diz que corre do Norte, senão que está, porque da parte do Norte é que corre para o poente e fica adjacente ao Norte.
- 3) E pelo rio Anhemby abaixo até o rio Maqueroby, que está junto á aldêa da Conceição (\*), o qual rio entra

<sup>(\*)</sup> A dos Guarulhos não existia então (1533). Sem duvida, era alguma aldêa no lugar em que o Rio-Grande, ou Pinheiros, conflue com o Tieté. Varnhagen, Historia Geral do Brazil, XXIII, menciona a aldêa da Conceição dos Pinheiros.

no Anhemby ahi mesmo, e é maior que este nosso rio Tamanduatehy, e tem junto da barra um outeiro de que falla a dita data.

- 4) Este pinhal é a paragem da Conceição, que estava de uma e outra banda do rio *Anhemby*, de que existem vestigios desta banda e pinhal da outra, e no cabo do campo desta terra, que isso vem a dizer *Joápen*.
- 5) Caminho de Piratininga é o caminho velho do mar, por onde vai virando esta data de terras.
- 6) Esta serra é a bem conhecida Paranapiacaba, que está sobre o mar.
- 7) Ponta do Ururay bem se sabe onde é; é a quebrada da serra.
- 8) Ribeira ao pé da serra Mamoré, é abaixo da dita quebrada da serra de Paranapiacaba.
- 9) Ururay se chama aquelle valle onde teve sitio capitão Autonio de Aguiar Barriga, e a ribeira que lhe corre é Ururay.
- 10) Ilha Caramocoara (\*) é a que está na barra do rio Cubatão, onde vem dar a ribeira Ururay.
- 11) Rio de S. Vicente. Este é o que chamam Caneú, ou o largo, o qual se dizia Rio de S. Vicente (\*\*), porque em toda aquella ilha não havia outra povoação mais que a de S. Vicente.
- 12) Esta serra de Taperovira é o monte ou montes ao pé dos quaes vem o rio Gerybatyba, defronte de Santos.

<sup>(\*)</sup> Caramoacara, «gavião ou aguia real». Não será antes assim o nome?

<sup>(\*\*)</sup> E' o da barra grande.

## Sesmaria de Ruy Pinto

Martim Affonso de Souza, do conselho de El-Rei Nosso Senhor e governador das terras do Brazil, etc.

Faço saber aos que esta minha carta virem que havendo respeito como Ruy Pinto, cavalleiro da ordem de Christo, servio cá nestas partes Sua Alteza e assim ficou para povoador nesta terra, que com ajuda de Nosso Senhor ficou povoando.

Hei por bem de lhe dar as terras do Porto das Almadias onde desembarcam quando vão para Piratinim quando vão desta Ilha de S. Vicente, que se chama Apiaçaba, que agora novamente chama-se o porto de Santa Cruz, e da banda do Sul partirá pela barra do Cubatão pelo porto dos outeiros que estão na boca da dita barra, entrando os ditos outeiros dentro nas ditas terras do dito Ruy Pinto. E dahi subirá direito para a serra por um lombo que faz, por um valle que está entre este lombo e uma agua branca que cahe do alto, que chamam Ytutinga e, para melhor se saber este lombo, entre a dita agua branca, por as ditas terras não se mette mais de um só valle e assim irá pelo dito lombo acima, como dito é até o cume do serro alto que vai sobre o mar e pelo dito cume ira pelos outeiros escalvados que estão no caminho que vem de Piratinim. E atravessando o dito caminho irá pela mesma serra até chegar sobre o valle Ururay (\*) que é da banda do Norte das ditas terras, onde a serra faz uma fenda por uma sellada, que parece que fenece por alli, a qual serra é mais alta que outra por alli ajunta e della que vem por riba do valle de Ururay, da qual aberta cahe uma agua branca; do alto desta dita barra desce directamente ao rio de Ururay, e pela veia d'agua irá abaixo até se metter no mar e outeiros escalvados, as quaes terras lhe

<sup>(\*)</sup> Seria de certo lá a aldêa de Piqueroby.

dou por virtude de uma doação que para isso tenho de El-Rei Nosso Senhor de que o traslado de verbo ad verbum é o seguinte:

E por virtude da qual doação dou as ditas terras ao dito Ruy Pinto com todas as entradas e sahidas e rios e cabeços d'agua que nas ditas terras dentro da sobredita demarcação houver, para serem para elle e para todos os seus descendentes presentes e futuros, sem pagarem nem um direito, somente dizimo a Deus.

E isto com condição que elle dito Ruy Pinto aproveite as ditas terras nestes dois annos primeiros e seguintes; e não o fazendo as ditas terras ficarão devolutas e para se nellas se fazer o que bem parecer: e por virtude desta mando que fique logo mettido de posse das ditas terras, e esta será registrada no livro do tombo que para este fim se ha de fazer.

Dada na villa de S. Vicente aos dez dias do mez de Fevereiro de mil e quinhentos e trinta e tres. — Martim Affonso de Souza.

#### II

### PROPOSTA E ACCORDO COM OS JESUITAS

Cópia do assento tomado na camara da villa de S. Vicente, cabeça da capitania do mesmo nome a 3 de Junho de 1652, para a restituição dos padres da Companhia de Jesus aos seus Collegios.

As villas e povos desta capitania, por seus procuradores, a saber: esta villa de S. Vicente, por seus procuradores José Simões e João Rodrigues de Moura; a de S. Paulo, por seus procuradores D. Francisco Rendon de Quevedo e João de Godoy Moreira; a de Santos, pelos capitães Pedro Pantojo da Rocha e Lucas de Freitas de Azevedo; a de Sant'Anna de Parnahyba, pelo capitão Balthazar Fernandes; a villa de S. Sebastião, pelo capitão Francisco Rodrigues da Guerra: a villa de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaen, cabeça da capitania da condeça de Vimieiro, por Francisco de Fontes; a villa de S. João de Cananéa, por João Rodrigues de Vasconcellos; e a villa de Nossa Senhora das Neves de Iguape, por João da Maia (\*), todos juntos, unanimes e conformes com a camara da villa de S. Vicente. onde foram convocados para se tratar da restituição dos conventos dos padres da Companhia a estas capitanias, accordaram para bem commum e quietação dellas, vista a muita vontade que os ditos religiosos mostram de tornar a ellas, a continuar a administrar sua doutrina, como costumam fazer e em todas as partes onde assistem, querem com a

<sup>(\*)</sup> Ao tempo deste assento já existiam mais as villas de Mogy das Cruzes, installada em 1611, e a de Jundiahy, creada em 1625, as quaes não tomaram parte nas questões com os jesuitas.

mesma correspondencia de amor e vontade acceitar os ditos religiosos, a quem sempre tiveram muito respeito, dizendo que, se aquelles povos moradores dellas intentaram fazer a chamada expulsão, foi por se verem obrigados de apertada necessidade e temor de perderem honras, vidas e fazendas com a execução da bulla, que sem os ditos moradores serem ouvidos se procurou publicar e executar ácerca da liberdade do gentio, do que se poderia com razão temer total ruina de todas as capitanias.

E, ora, visto os ditos reverendos padres desistirem de todo o direito e acção, que poderiam ter com o dito breve, com o que se lhes augurava a desejada pariquietação, querem e pedem que, para mais conservação do amor e amisade em que pretendem viver com os ditos religiosos, e para evitarem duvidas, seja com as condições seguintes:

- 1.a Que por via de transacção e amigavel composição o padre reitor e os mais religiosos farão desistencia de todas as queixas ou acções e mais processos que tiverem postos em juizo ecclesiastico ou secular contra os moradores das ditas villas, que os querem admittir, e desistirão de todo o direito que contra elles tiveram, pondo-se em tudo perpetuo silencio, renunciando todo o direito de todos os seus despachos, sentenças e quaesquer outros procedimentos, que em seu favor se tenha dado contra os moradores; do que se farão escripturas mui seguras para ambas as partes.
- 2.ª—Que não hão de pedir perdas, damnos, gastos nem despezas algumas feitas até o presente por causa da chamada expulsão, e que hão de dar todo o sobredito aos moradores por desobrigados, com declaração de que, se algum morador lhes tiver alguma cousa movel ou de raiz, que pertença aos religiosos, estes poderão requerer em direito e justiça, como lhes parecer, para a restituição da tal cousa, e que o mesmo direito lhes ficará para requererem contra seus procuradores para lhes darem conta de sua fazenda, e lhes pagarem, e lhes restituirem tudo o que como taes lhe forem obrigados.

- 3.a Que não hão de ter nas aldêas dos indios superior ou religioso algum, que tenha superioridade no governo e administração das aldêas e indios dellas, e que o tal superior e administrador serão postos por quem directamente tocar, não sendo pessoa dos ditos religiosos, porque ainda que elles são, por suas partes, virtudes e zelo do serviço de Deus, pessoas para occuparem maiores cargos, os moradores querem por esta via fugir de occasiões por onde se podem occasionar duvidas com os ditos religiosos; e, querendo elles ensinar doutrinas, ou sacramentar os indios, o poderão fazer com os mais sacerdotes.
- 4.ª—Que não recolherão, nem ampararão os indios que fugirem aos moradores, nem os consentirão em seus mosteiros nem fazendas.
- 5.ª—Que os contractos ou escripturas que sobre a materia se fizerem, hão de ser com taes clausulas e condições, que para todo o sempre fiquem obrigados seus superiores e todos os religiosos do collegio, presentes e vindouros.
- 6.ª— Que os moradores voluntariamente, e por sua devoção, ajudarão a concertar e reformar seus collegios, conforme a devoção de cada um, sem deste offerecimento nascer obrigação; antes cada um poderá fazer o que quizer: e a mesma ajuda elles promettem no caso que queiram mudar os collegios para outros lugares.
- 7.ª—Que não se mostrarão fortes nem o serão agora, nem em tempo algum, no tocante ao breve ou bulla que dizem foi passado a instancias dos padres da provincia do Paraguay, nem no substancial, nem nos accessorios ou dependencias, nem publicarão, nem consentirão publicar em suas egrejas, casas ou conventos, breve algum tocante à liberdade dos indios; antes renunciarão qualquer direito que tenham ou possam ter sobre este particular.
- 8.ª—E por firmeza de tudo alcançarão, em tempo breve, a confirmação deste concerto, assim de seu geral como

- de S. M., para que assim fique em perpetua paz e conformidade.
- 9. E, sendo caso que em algum tempo os reverendos padres da Companhia, depois de estarem nesta capitania, intentem invocar ou dar execução a qualquer novidade ou alteração em razão da liberdade do gentio, ou de qualquer outra cousa que encontre em parte ou no todo as condições acima e atraz referidas, poderão tornar a ser expulsos desta capitania sem por isso os moradores della incorrerem em pena alguma, para o que se desaforam de todos e quaesquer privilegios e liberdades ecclesiasticas que em seu favor possam allegar, assim neste caso, como em todos os mais contheudos nos capitulos antecedentes.
- 10.ª—Outrosim declaramos que a entrada dos reverendos padres em esta capitania sempre se entenderá que será trazendo primeiro a confirmação do seu geral e approvação de S. M., para que deste modo se exclua toda a desconfiança ou duvida que della possa nascer, e cumpridas todas estas condições haver-se por revogados os termos e assentos feitos ácerca da chamada expulsão. Com que nos assignamos. S. Vicente aos 3 de Junho de 1652.
- (Seguem as assignaturas dos procuradores ao principio declarados.)
- Este assento foi communicado aos padres, que o remetteram para Roma ao seu geral, e ao governo da metropole, os quaes deram-lhe assentimento: e então foi lavrado outro assento do theor seguinte:

## Escriptura de transacção e amigavel composição celebrada na villa de S. Vicente aos 14 de Maio de 1653.

Estando juntos os officiaes da camara della, o juiz ordinario Paschoal Leite de Medeiros, e os vereadores Gonçalo Ribeiro Tinoco, Domingos de Meira e João Homem

da Costa, e o procurador do conselho Thomé de Torres de Faria, e tambem das pessoas da governança da terra, o capitão Lourenço Cardozo de Negreiros, o padre Domingos Gomes Albernaz, então visitador do Sul, o capitão Francisco Rodrigues da Guerra, o padre provincial Francisco Gonçalves, o padre Francisco Paes, reitor do collegio de S. Paulo, o padre Francisco Madeira, reitor do collegio de S. Miguel, para effeito de serem os padres restituidos aos seus Collegios, se accordou da maneira seguinte:

Primeiramente dice o padre provincial e mais religiosos acima nomeados, que elles promettiam e de effeito desistiam, por via de transacção e amigavel composição, de hoje para todo o sempre, de todas as queixas, acções e appellações, que sobre o interdicto alcançaram, e promettiam que nunca, em nenhum tempo, proseguirão, nem moverão cousa alguma sobre a dita sentença, antes dice o reverendo padre provincial, que desde hoje dava plenaria absolvição, pelos poderes que para isso tinha, a todas e quaesquer pessoas, que por qualquer via ou modo houvessem incorrido em algumas censuras de qualquer qualidade ou condição que fosse ou haia sido; outrosim diceram o reverendo padre provincial e mais religiosos, que desistiam de todos os direitos que tinham ou podiam ter sobre as perdas e damnos, ou injuria, que por qualquer via se lhes houvesse seguido na chamada expulsão, para em nenhum tempo as allegar ou pedir, para que tudo fique em perpetuo silencio, e conservação de paz e concordia que pretendem ter; com declaração que, se algum morador da dita villa, ou qualquer outra pessoa que tiver alguma cousa sua, assim movel como de raiz, que pertença a elles ditos padres ou a seu collegio, que contra os occupadores de suas cousas poderão em particular requerer seu direito e justiça, como lhes parecer, e que ficará o mesmo direito para poderem requerer contra seus procuradores para lhes darem conta de suas fazendas, e lhes pagarem e restituirem tudo o que como taes lhe forem obrigados; outrosim, que não recolheriam, nem amparariam em suas casas ou fazendas os indios ou indias dos moradores, serviços dos moradores, nem os consentiriam em suas fazendas e mosteiros, antes os entregariam aos seus donos, com boas praticas para que os sirvam; outrosim diceram mais os ditos reverendos padre provincial e mais religiosos que desistiam e não seriam nunca partes na accusação do breve que dizem ter de S. Santidade sobre a liberdade do gentio, como tambem era substancial delle.

Outrosim, diceram os procuradores da dita villa de S. Paulo e camara, acima nomeados, que elles, em nome de seus constituintes, promettiam de dar aos ditos padres ajuda que cada um podesse voluntariamente, conforme sua devoção, para reformação do dito seu collegio antigo; e, em caso que o queiram mudar para outro sitio, lhes promettem a mesma ajuda, sem que desta promessa e offerecimento nasça obrigação alguma.

Outrosim, prometteu e se obrigou o dito padre provincial, e mais religiosos, a mandarem vir em tempo breve e conveniente todos estes concertos e condições acima declarados, assignadas e confirmadas por S. M. que Deus guarde, e pelo reverendo padre que existe em Roma, para que assim fiquem os successores do dito padre provincial, e mais prelados que ora são e ao diante forem, obrigados a guardar todas estas condições acima declaradas, assignadas e confirmadas por S. M. que Deus guarde, e pelo muito reverendo padre geral que existe em Roma, não innovando cousa alguma, como delles se deve confiar: e por assim todos serem contentes, diceram que acceitavam, uns e outros, os ditos concertos e promessas e conveniencias, e para mais segurança e cumprimento de todo o acima e atraz escripto diceram que obrigavam todas as suas pessoas, bens moveis e de raiz, havidos e por haver, a nunca irem contra estes concertos, e por theor desta diceram que haviam por revogados todos e quaesquer actos de concertos ou composições que antes deste hajam feito, e só este querem que se cumpra, tenha força e vigor, e diceram mais o dito padre provincial

e mais religiosos que, se neste concerto e amigavel composição, faltasse algum ponto de direito, clausula ou solemnidade alguma por declarar, que as houvessem aqui todas por propostas, expressas e declaradas, de que mandaram fazer esta escriptura neste livro de registros desta camara, e que della dessem os traslados que conferissem, onde todos assig-naram com as testemunhas Domingos Freire Jardim, Gaspar Gonçalves Meira, João Nogueira e Henrique Mattoso, todos moradores nesta villa e pessoas de mim escrivão da camara conhecidas. E eu Antonio Madurcira Salvador, escrivão da camara que o escrevi neste livro de registro. — O padre Francisco Gonçalves, provincial. — O padre Domingos Gomes Albernaz. — Francisco Rodrigues da Guerra. — O padre Francisco Paes, reitor do collegio de S. Paulo. — O padre Gonçalo de Albuquerque, reitor do collegio de S. Miguel. —
O padre Francisco Madeira. — Gonçalo Ribeiro Tinoco. —
Paschoal Leite. — Domingos de Meira. — O capitão-mór Bento Ferrão Castello-Branco. — Lourenço Cardozo de Negreiros. -- Manoel Lopes de Moura. -- Gaspar Gonçalves Meira. - Henrique Mattoso. - Domingos Freire Jardim. - João Noqueira.

#### III

# Revolta mineira

Tendo D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, governador capitão-general, resolvido, em observancia dos decretos do governo da metropole, erigir casas de fundição em varios lugares das minas geraes, o interesse particular prejudicado começou a explorar as paixões e os preconceitos populares. De sorte que, quando D. Pedro de Almeida chegou á villa do Carmo (\*), os cabeças entenderam que deviam fazer demonstrações, a fim de obterem pelo mêdo que os decretos régios não fossem executados.

Começaram por invadirem, em 28 de Junho de 1720, ás onze e meia da noite, mais ou menos, a villa de Ouro-Preto; mas eram apenas cerca de dez a doze pessoas, mascarados, seguidos de pretos escravos. Entrando na villa, arrombaram as portas das casas, e forçaram os moradores a adherir ao movimento contra o ouvidor, dr. Martinho Vieira; o qual vio-se obrigado a fugir, mas soffreu a destruição de tudo o que os conspiradores encontraram em sua casa, inclusive livros publicos e autos.

Feito isso, resolveram elles apresentar uma intimação ao governador capitão-general, para a não execução das ordens régias; e, porque todos os letrados se recusassem, foi um delles preso e obrigado a redigil-a.

D. Pedro de Almeida estava ainda na villa do Carmo; e, eis que soube do facto, pela entrega da tal intimação, reunio os notaveis que o acompanhavam, e respondeu verbalmente ao mensageiro que a uma junta já convocada seriam presentes os requerimentos do povo.

<sup>(\*)</sup> Hoje cidade de Marianna, distante da de Ouro-Preto, capital, apenas cerca de duas leguas.

De facto, segundo o que foi resolvido naquella junta, decidio elle adiar até 23 de Julho de 1721 a nova forma de impostos.

Os chefes, porém, que não queriam pagar, de modo algum, os impostos, deliberaram hir á villa do Carmo, acompanhados de grande numero de amotinados, a fim de imporem a D. Pedro de Almeida suas condições. E, com effeito, no dia 2 de Julho, invadiram a villa, e puzeram em estado de sitio a casa que então servia de palacio. O governador capitão-general, reconhecendo que a força de linha era diminutissima para resistir ao grande numero dos invasores, tomou o prudente arbitrio de subgeitar-se.

Recebendo a representação dos amotinados, e, ouvindo os notaveis que o rodeiavam, decidio deferir a tudo; e, em consequencia, foi lavrado o seguinte termo:

- « Aos dous dias do mez de Julho de mil setecentos e vinte, nesta villa leal de Nossa Senhora do Carmo, e no palacio em que assiste o Exm. Snr. conde de Assumar D. Pedro de Almeida, governador e capitão-general da capitania de S. Paulo e Minas, depois de se ter buscado todos os meios que pareceram convenientes para socegar o tumulto do povo de Villa-Rica e seu termo, persistindo em o mesmo intento durante o tempo de cinco dias, e pelas mais consequencias que dahi se seguiam, e por vir todo o povo sobredito a esta villa do Carmo, com a camara presa e as mais pessoas principaes da villa, apresentaram-me as condições seguintes, a saber:
- 1.º Que não consentem em casa de fundição, cunhos e moeda. Ao que respondeu-se-lhes: Deferido como pedem.
- 2.º Que não consentem em contracto novo algum que esteja em estylo até o presente. Foram deferidos na mesma fórma.
- 3.º Que não consentem que se pague o registro do bordo do Campo pelo incommodo que dá, só sim tragam bilhete, cada qual das cargas que trouxer, para delles pagar meia

oitava por secco, e meia pataca por molhado, aonde cada qual fòr sua direita descarga, para o que se elegerão cobradores, e levarão recibos para se descarregarem no dito registro; e outrosim se pagará pelos negros novos, á oitava e meia por cada um. — Ao que se lhes deferio na mesma fórma que pediam.

- 4.º Querem assegurar a Sua Magestade, a quem Deus guarde, as trinta arrobas, lançando-se somente a cada negro oitava e meia, e no caso que este não chegue, se obrigam a inteirar-lh'os, para o que contribuirão lojas e vendas conforme a folha que houver para a dita cousa, de sorte que passem cada uma de cinco oitavas, para cuja cobrança elegerão dous homens em cada arraial, ou os que forem necessarios, e querem que toda pessoa que occultar escravo fique confiscado para a fazenda real, o que tambem comprehende os quintos do presente anno, para o que se deve fazer novo lançamento, para nesta fórma se cobrarem de quem não tiver pago, e repôr aos que já a pagaram o excesso da dita oitava e meia por cada negro. E se lhes deferio como pediam.
- 5.º Querem para o serviço de Nosso Senhor, e de Sua Magestade, a quem Deus guarde, e conservação da Republica, que nem negro nem negra se arrematem na praça pelo preço tão diminuto como se tem experimentado, mas, sim, se avaliem por dous louvados de sã consciencia, e que os credores os tomem por sua avaliação, quando não hajam arrematantes, o que tambem se observará, em propriedades ou casas. Ao que se lhes deferio na fórma que pediam.
- 6.º Querem tambem que se dê regimento para os salarios dos escrivães, tabelliães, meirinhos e alcaides, e assignaturas de ministros e agentes maiores e menores, e este seja pelo da cidade do Rio de Janeiro, de sorte que, se lá fòr quatro vintens de prata, não duvidam que cá seja de ouro, e os mais a este respeito para nesta fórma se

evitarem os excessos tão exorbitantes, como experimentam todos. — Ao que se lhes deferio na fórma que pediam.

- 7.º Não consentem que o aferidor leve peso de ouro por outro cunho de cobre, que como isto sejam condições do senado por ser isto contracto seu, em que o povo nunca experimentou conveniencia, que, só afim do contracto ser alto, fazem o regimento caro em prejuizo do povo, como é: de uma balança e marco, só de marcar, oitava e meia; de revista, uma oitava; de tirar o olho á balança, uma oitava, fazendo mais milagre do que Santa Luzia, dando olhos quando querem, fundados no interesse, e a este respeito as mais medidas, para o que se lhe dê regimento util para o povo. O que se deferio como pediam.
- 8.º Não consentem que ao escrivão da camara se dê oitava e meia por licença, e meia oitava por regimento de aferição, podendo ficar pago com meia oitava, como tambem o escrivão da almotaceria. Ao que se deferio como pediam.
- 9.º Não consentem levar mais de meia pataca por todos os generos que qualquer pessoa possa almotaçar, como se observa nesta villa do Carmo, por se evitarem as condemnações que se fazem aos povos. Ao que se deferio como pediam.
- 10.º Querem que os senhores do senado moderem as condemnações tão exorbitantes ao povo, que estimam fazer sem regimento nem lei, e que as calçadas das ruas, onde forem necessarias, se façam á custa da camara e não do povo, pois lhe não come as rendas, e que outrosim os ditos senadores passem por anno as licenças assim dos contratantes dos gados, como dos mais negocios, por lhes ser muito prejuizo o tirarem todos os mezes. O que se lhes deferio como pediam.
- 11.º Querem que as companhias de dragões comam á custa de seus soldos, a não á custa dos povos. O que se lhes deferio como pediam.

- 12.º E por final conclusão de tudo querem que V. Exc. em nome de Sua Magestade, que Deus guarde, lhes conceda perdão geral, sellado com as armas reaes, registrado na secretaria deste governo, camara e mais partes necessarias, publicado ao som de caixa pelos lugares publicos, e esta proposta se registre na secretaria deste governo, livros da camara. Ao que se lhes deferio como pediam.
- 13.º Tambem requerem que os contratadores dos dizimos não usem de seu privilegio para cobrarem suas dividas executivamente, senão durante o tempo do contracto, e quando seja necessario mais algum tempo V. Exc. lh'o concederá ao seu arbitrio. Deferio-se-lhes como pediam.
- 14.º Requerem mais que nenhum ministro faça vexações ao povo com seus despachos violentos, procedendo á prisão e á fuga sem as circumstancias do direito, e que em tudo se observe com elles a lei do reino. Ao que se lhes deferio como pediam.
- 15.º Que os officiaes de justiça, quando forem fazer diligencias a varias pessoas, repartam as custas, conforme o regimento, por cada uma dellas, e sempre imploram o perdão. E convocadas as pessoas abaixo assignadas, votaram uniformemente se devia conceder ao dito povo tudo que pedia, nos artigos acima, assim e da mesma fórma que o pediam, do que o dito senhor me mandou fazer este termo. Domingos da Silva, secretario do governo o fez. Conde D. Pedro de Almeida (conde de Assumar), governador e capitão-general das capitanias de S. Paulo e Minas.

Sebastião da Veiga Cabral. — Domingos Teixeira de Andrade. — Antonio Caetano Pinto Coelho. — Rafael da Silva Cruz. — Felix de Azeredo Carneiro e Cunha. — Luiz Tenorio de Molina. — Sebastião Joaquim de Varella. — Gabriel da Costa Pinna. — Tobias Barbosa da Silva. — Fructuoso Teixeira de Carvalho. — O vigario da vara Pedro de Moura Portugal. — Manoel da Costa de Araujo. — Dr. Francisco da Costa Ramos. — Dr. João Nunes Viseu. — Pedro Teixeira

Serqueira. — Manoel Cardoso Cruz. — Pedro Gomes Esteves. — Frederico (o resto do nome está inintelligivel). — Manoel da Silva Ferreira. — (Segue-se uma assignatura indecifravel). — Manoel de Affonseva. — Manoel Loureiro (o resto está inintelligivel). — Manoel Mendes de Almeida. — (Segue-se outra assignatura indecifravel). — Jacintho Barbosa Lopes. »

## IV

# Carta do Principe Regente D. Pedro ao Presidente da Junta Governativa no Maranhão

Meu caro frei Joaquim. -- Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 1823.

Como o conheço desde que nasci e lhe conheço as suas virtudes, é a razão por que pego na penna para dizerlhe que trabalhe para unir o Maranhão ao imperio a que elle pertence, como provincia, dizendo-lhe que nisto faz um grande serviço ao Brazil e a mim, que não desagrada a meu pae, que está captivo de vis carbonarios, que são todos contra a religião que professamos, e que estão excommungados pelo chefe da egreja, assim como todos os que a seguem ou adherem ao seu governo.

Espero que o bispo concorra quanto puder para o que lhe digo, visto as suas virtudes religiosas.

Receba mil abraços e os puros sentimentos deste que o ama — Pedro.

### Noticia do Dr. Cesar A. Marques sobre a carta supra

Esta carta, toda do proprio punho do Snr. D. Pedro I, foi escripta em papel almaço, dobrada como outr'ora se fazia, sem enveloppe, fechada com obreia e depois lacre.

Em minhas investigações pelo archivo da provincia encontrei-a na camara ecclesiastica, entre poucos livros e muitos papeis amontoados, confundidos e sem a menor ordem, uns inteiramente perdidos pelo cupim, traça e gottas de aguas pluviaes, e outros muito damnificados.

Felizmente, porém, o preciosissimo autographo estava apenas manchado com as nodoas proprias de seus muitos annos.

Não sei descrever o religioso respeito com que o li, e li muitas vezes!

Parecia-me estar vendo aquella mão poderosa, que empunhou dous sceptros e brandio gloriosamente a espada de guerreiro valente, deslizando-se brandamente sobre esse papel!

Mandei fazer uma pasta apropriada, guardei-a e entreguei-a ao então governador do bispado o Snr. conego mestre-escóla Luiz Raymundo da Costa Leite, châmando sua attenção e cuidados para tão precioso thesouro.

#### Resposta do Presidente da Junta Governativa do Maranhão

Senhor. — Penetrado dos mais puros sentimentos de respeito e gratidão, beijo as augustas mãos de Vossa Magestade pela distincta mercè com que se dignou honrar-me, enviando-me uma carta de sua propria letra, cheia de expressões as mais lisongeiras e affectuosas.

Esta carta, Senhor, escripta a 30 de Janeiro, e que tinha por fim exigir a minha cooperação para o estabelecimento da independencia do Brazil, representada a Vossa Magestade tão interessante á sua imperial coròa, e a mais vantajosa para o bem estar destes povos, foi-me entregue em 22 de Outubro, tempo em que já tinham decorrido quasi tres mezes depois que ella fora acclamada nesta provincia, e que eu estava a retirar-me a Portugal, para onde sou obrigado a fazer viagem dentro em poucos dias. Mas, Senhor, acaso seria eu capaz de trahir os meus concidadãos e de abjurar a patria, que me vio nascer, e legitimos direitos de Vossa Magestade?

Um bispo tão devedor ao Snr. D. João VI, e tão amante da augusta casa de Bragança, póde elle ter outros desejos que não sejam da sua maior prosperidade e grandeza, para assim patentear a Deus e ao mundo o seu dever e a fiel gratidão de que fòra sempre animado?

Ah! Senhor! Independencia e desgraça são palavras synonimas, entendidas no seu verdadeiro rigor: ellas se identificam, e vêm a significar a mesma cousa. Se Vossa Magestade tivesse previsto a alluvião de desgraças que têm incendiado este vasto territorio desde a Bahia até ao Maranhão, e todas aquellas que ainda estão por vir, sendo mais desastrosa a actual ruina do throno de Vossa Magestade, por certo que não teria coração para assignar tantos decretos, feitos talvez de proposito para inteiro exterminio e perdição dos milhares dos seus vassallos. Estas provincias estão regadas de sangue dos pacificos europeus, que a fixam: o furor da baixa plebe, atiçada pelos revoltosos demagogos, o tem derramado impunemente para se apoderarem de seus bens, que tantos suores lhes custaram. Jurando quasi todos a independencia, e prestando a mais decidida obediencia a Vossa Magestade, assim mesmo não cessam de ser perseguidos e maltratados por bandidos e assassinos, que os obrigam a andar fugitivos, desamparar suas tristes familias, e procurar seguro asylo na America, na França e na Inglaterra, e muito mais em Portugal.

Em uma palavra, a lavoura estragada, villas e aldeias arrazadas, e outras despovoadas, eis os sazonados fructos que a venturosa independencia tem conduzido a estas provincias, e que a do Maranhão tem colhido em pouco tempo na maior abundancia; esta desgraçada provincia, como era de todas a mais habitada de europeus, e, por isso, como fôra a ultima a render-se ao prestigio devastador, tudo se assomou contra ella. Cochrane, que pareceu no principio enviado como anjo da paz, passou poucos dias a extrahir dos negociantes violentamente um cabedal incomparavel, deu o maior córte ao commercio, e foi o primeiro a arruinal-o. Seguiram-se

os sertanejos do Ceará e Piauhy, a que se aggregaram muitos da ralé deste povo, e todos estes com mira na rapina e no espolio dos europeus, não têm feito mais que desbastar, perder e matar, tendo a seu favor aquelles da governança, que parecem estar animados do mesmo espirito, ou pelo menos semelhante em tudo.

Senhor. Seja-me permittido patentear a Vossa Magestade toda a verdade; se Vossa Magestade não quer ficar insultado, sem ter quem lhe obedeca, ponha termo a tantos males, dê as mãos a seu augusto pae, batalhe com elle a enterrar a independencia, assim como enterrou a constituição. Veja que o espirito dos povos é todo republicano: e aquelles que os dirigem conhecem bem a fraqueza do Rio de Janeiro e a nenhuma vantagem que de lá tiram, servem-se do nome de Vossa Magestade para reunirem a gente da plebe e a terem debaixo das suas ordens, e quando lhes convier, ao primeiro rebate, clamarão todos a uma voz — Vivam os republicanos unidos e acabe para sempre o imperador! Eu não fallaria com tanta franqueza, se mesmo não estivesse ao facto destas cousas; e não tivesse notado os seus procedimentos, que são todos filhos das suas malevolas intenções. Elles, porém, dispoem, como lhes parece, dos bens dos empregados, honra e propriedade dos europeus, sem nada se importarem com as leis de Vossa Magestade, a bem de seus vassallos; permittem que por toda a parte os estejam matando e roubando, dando-lhes muitas pancadas; tem chegado a proferir que os hão de obrigar a sahir todos, ou reduzil-os à misera sorte de seus escravos: finalmente acabou-se a paz, já não ha justica e nem esperança de havel-a tão cedo.

Ninguem vive socegado em sua casa, muitos preferem viver no mar, a bordo de algumas embarcações estrangeiras, para na primeira occasião fugirem; tal é, Senhor, o bem estar destes povos que tanto prézo, pelo que sempre me oppuz á independencia que jámais juraria porque temo a Deus, e estimo a Vossa Magestade, assim como estimo a seu augusto pae, e não quero a execração da minha patria,

e muito menos dos meus nacionaes, que são meus diocesanos bem queridos.

Beijo as mãos, respeitosamente, de Vossa Magestade.

—Frei Joaquim de Nazareth.

#### Noticia do Dr. Cesar A. Marques sobre a resposta supra

O Rvdm. bispo respondeu por esta fórma; e encontrei essa resposta em um dos livros do registro da camara ecclesiastica.

Ainda uma vez realiza-se o pensamento do douto naturalista, que disse: o estylo é o homem.

Nesta carta está como que retratado o Snr. D. frei Joaquim, que tive a honra de conhecer nos primeiros annos de minha vida.

Era muito alto, tez morena, corpulento, membros proporcionaes, olhos vivos, temperamento bilio-nervoso, de modos mais bruscos do que brandos, franco até a rudeza, e tinha sido frade da ordem dos Menores, da provincia de Santa Maria d'Arrabida, onde por suas acrisoladas virtudes, e por sua cheia e fortissima voz ao entoar o canto-chão, mereceu a honra de ser muito estimado e apreciado pelo Snr. D. João VI, de saudosa memoria.

Adorava mais do que tudo a sua patria, a seu rei, o seu amigo velho, o seu querido senhor, como muitas vezes o ouvi chamar.

Por ella e por elle tudo sacrificava, sem o menor pezar ou constrangimento, e como méro cumprimento de dever, e assim o fez renunciando o bispado do Maranhão por não reconhecer a independencia no imperio.

Annos depois, renunciou tambem o bispado de Coimbra, o pariato do reino, o condado d'Arganil, e o senhorio de Caja, quando abrilhantou o throno portuguez a excelsa e

virtuosissima senhora D. Maria II, a cujo governo não quiz obedecer, fugindo, disfarçado em marinheiro inglez, n'um navio mercante, para Liverpool, onde, lembrando-se de suas antigas ovelhas, emprehendeu nova viagem, e chegou na tarde de 3 de Março de 1840 á capital do Maranhão, e ahi, vivendo cercado pelo amor e estima geral, falleceu á meia-noite de 1.º de Setembro de 1851.

## UMA RECORDAÇÃO

Não podemos deixar de escrever aqui algumas palavras como recordação de obsequios recebidos desse illustre bispo, cuja linguagem ao primeiro Imperador stereotypava perfeitamente seu caracter nobre e leal. Corria o anno de 1847; e, tendo de seguir para a cidade de Olinda, a fim de estudar Direito, entregou-nos esse bispo resignatario do Maranhão, D. frei Joaquim de Nazareth, uma carta ao bispo resignatario de Pernambuco, D. Thomaz de Noronha, então director da Academia. Ambos haviam resignado os bispados, por não terem querido faltar á fé jurada para com os Reis de Portugal. Aquella carta era uma verdadeira recommendação, tal qual a poderia escrever um bispo virtuoso.

Deos os tenha a ambos em sua Santa Gloria.

\_\_\_\_

#### V

## DIA 3 DE MAIO

## Abertura do Parlamento Nacional

Illm. e Exm. Snr. — Neste instante desembarco, e irei a presença de V. Exc., logo que arrange o meu domicilio na rua da Cadeia n. 13. (\*)

Esta terá mais facil accesso a V. Exc., e sem maior distracção nas importantissimas occupações de V. Exc. Portanto antecipo á minha apparição pessoal.

Conversando com o Snr. conselheiro Diogo de Toledo (\*\*), me occorreu uma idéa, que elle me insinuou propuzesse a V. Exc. Lembrei-me, que o dia mais adequado para a instalação das côrtes era o dia 3 de Maio, motivada esta eleição em ser o da descoberta do Brazil (\*\*\*), na relação que tem com o Cruzeiro austral, e com a bem lembrada ordem do Cruzeiro imperial, não sendo indifferente que na terra descoberta por um Pedro, outro no mesmo dia lançasse a primeira pedra no edificio eterno da nossa constituição.

<sup>(\*)</sup> Esta carta foi escripta por um paulista, certamente ao conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva; o qual, posto que não existia ainda naquelle tempo a presidencia do conselho de ministros, a exercia de facto.

Julgámos util conservar a orthographia e virgulação com que foi dada á estampa na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XLVIII, parte primeira, 2.º semestre de 1885.

Se é a do original, ou se é a do revisor da Revista, ignoramos.

<sup>(\*\*)</sup> Conselheiro Diogo de Toledo Lara Ordonhes, deputado á assembléa constituinte. Não tomou assento.

Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, III.

<sup>(\*\*\*)</sup> Vér os capitulos III e X da parte historica. A descoberta foi no dia 3 de Maio, applicada ao seculo 1500 a posterior correcção Gregoriana.

Esta fixação do dia, annunciada ao publico em um decreto (\*) com as razões e com a força, harmonia e nobreza, que caracterizam os espiritos de V. Exc., não deixará de fazer grande impressão nos animos, e de excitar esperanças e contenteza geral. Assim me parece, mas V. Exc. melhor julgará.

Deus guarde a V. Exc. como muito dezejo e precisamos.

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 1823.

Illm. e Exm. Snr., de V. Exc. muito reverente servo e criado.

Antonio Gonçalves Gomide.

Esta cópia, extrahida do original, foi offerecida ao Instituto Historico pelo director do Archivo Publico, Dr. Joaquim Pires Machado Portella, ex-deputado á assembléa geral legislativa pela provincia de Pernambuco.

<sup>(\*)</sup> O decreto de 14 de Abril de 1823 limitou-se a designar o dia 17 do mesmo mez para o principio das sessões preparatorias e a declarar que os deputados deviam começar pela nomeação do presidente; para, depois, formarem a junta da verificação de poderes e organisarem o regulamento interno da assembléa: «dando-me depois parte, por uma solemne deputação, do dia que fôr assignado para a abertura dos seus trabalhos, a cujo he Minha Imperial Vontade Assistir pessoalmente.»

De facto, o dia 3 de Maio foi o escolhido pela assembléa constituinte; e o Imperador recitou então um discurso-relatorio, que póde ser lido na Collecção das Leis, impressa em Ouro-Preto.

#### VI

# MONUMENTO AO ALMIRANTE A. OQUENDO

Em S. Sebastião, na Hespanha, trata-se de levantar, no passeio de Zurriola, um monumento ao almirante Oquendo. Terá o monumento de altura total 9 a 10 metros, 3 a estatua e o pedestal o resto, formando o envazamento um octogono com uma bella escalenata.

O esculptor D. Marcial de Aguirre, laureado em Roma, representa o heróe cantatrico em uniforme de combate, de espada á cinta, tendo na mão esquerda um machado de abordagem, e apontando com a espada para o mar, theatro das glorias do famoso almirante D. Antonio de Oquendo (\*), um dos primeiros vultos e orgulho da armada hespanhola.



<sup>(\*)</sup> E' o almirante hespanhol que derrotou, em 12 de Setembro de 1631, entre a Bahia e Pernambuco, o almirante hollandez Adrian Janssen Pater.

Veja-se o capitulo VIII.

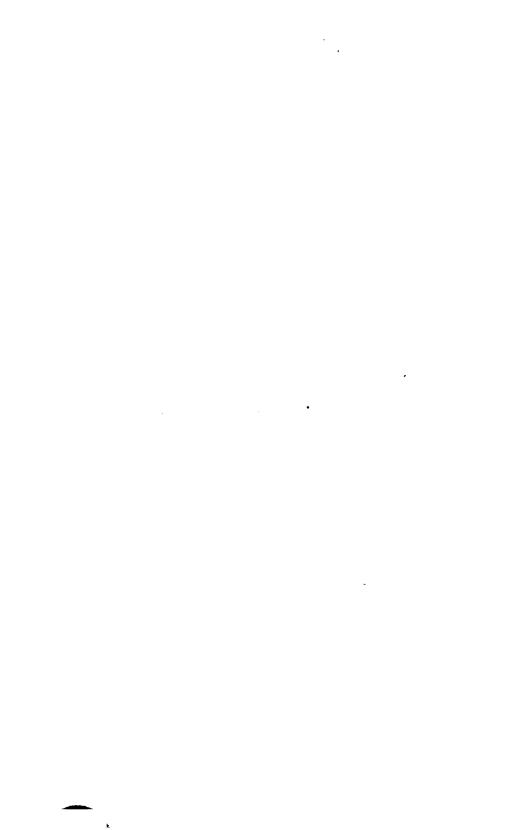

# II

# PARTE GENEALOGICA

L'histoire est une evocation du sépulcre, et l'âme de nos pères ne se réveille que dans notre âme. Il n'y a que notre vie actuelle qui puisse attester celle qui n'est plus.

LEFRANC, De l'esprit moderne au point de vue religieux, III.

Quand on respecte un hommo riche, ce n'est pas l'homme qu'on respecte, mais sa fortune, chose qui ne fait pas corps avec lui; quand on respecte la noblesse héréditaire d'un homme, le respect s'adresse à une grande qualité qu'il possède et qu'il a la faculté de déployer.

W. BAGEHOT, La constitution anglaise, V. Traduit de l'anglais.

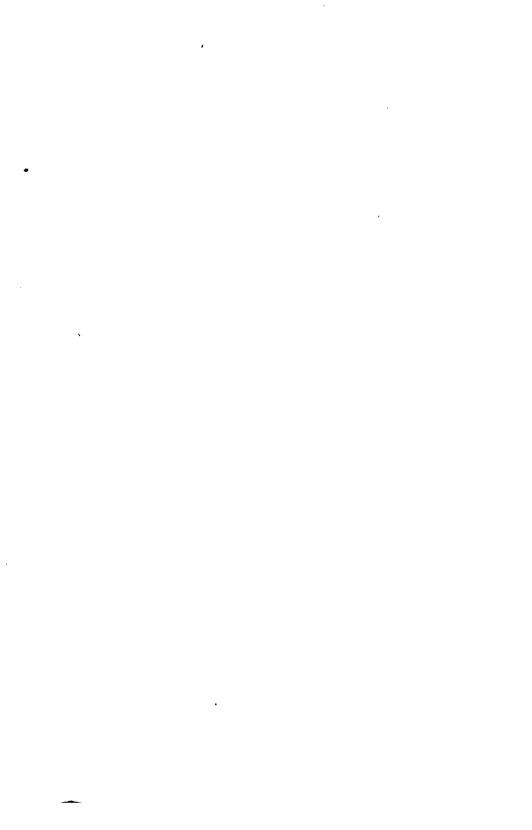

# Introducção

Sed tibi qui cursum venti, quas fata dedêre? Aut quis te ignarum nostris deus appulit oris?

VIRGILIO, Eneida, III, 337 e 338.

...: sendo elles (os paulistas) totalmente os que conquistaram os bravos gentios do sertão da Bahia em 1672 até 1674, como fica historiado em titulo de Camargos, cap. 8.º: os do sertão do rio de S. Francisco até o Ceará, como mostrámos em titulo de Prados (entenda-se do Prado, e não Silva Prado), cap. 6.º § 3.º; os que penetraram o sertão desde S. Paulo até o Maranhão, como declarámos em titulo de Lemes (corrija-se para Pedrozos, Barros e Vazes, cap. 6.º), tratando de Sebastião Paes de Barros: os que acudiram por muitas vezes a soccorrer a praça de Santos, e a do Rio de Janeiro, e a de Pernambuco, como se mostra em titulo de Rendons...

PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 1.º trimestre de 1871, pag. 41.

Não nasci em S. Paulo: sim, na cidade de Caxias, provincia do Maranhão. E, pois, não sou paulista, conforme a vulgar denominação.

O facto de meu nascimento na provincia do Maranhão tem-me trazido em S. Paulo o epitheto de estrangeiro.

Mas, não sou tão estrangeiro na antiga capitania de S. Vicente, e talvez na actual provincia de S. Paulo, como a alguns, certo mais advenas do que eu, tem parecido. A Providencia Divina ama conduzir, ás vezes, por vias tortuosas, cada homem ao seu destino.

Muito de proposito deixei narradas, na historia das capitanias de S. Vicente e do Maranhão, as migrações de paulistas (\*), desde o fim do seculo XVII, e durante o seculo XVIII, para o valle do rio S. Francisco, em os sertões da Bahia. Já antes, em duas expedições de soccorros por mar a essa capitania, em virtude de requisições do governador geral do Estado, 1639 (\*\*) e 1671 (\*\*\*), aquelle rio lhes ficára conhecido; e muitos paulistas, depois, picando o sertão para a volta, haviam feito caminho para a capitania de S. Vicente e S. Paulo, entretanto que outros lá ficaram. Desse tempo em diante, até o meio do seculo XVIII, multiplicaram-se as migrações, em successivas expedições guerreiras para apprehensão de indigenas (\*\*\*\*) e descoberta de minas de ouro. Mais tarde, 1760, as migrações tornaram-se raras; mas as communicações continuaram, embora para simples trafego. Surgindo em principio deste seculo, conflictos com a Hespanha, por causa do territorio do Uruguay, e sendo mandadas, em 1817, a Montevidéo forças paulistas, as migrações tomaram aquelle opposto rumo, a negocio de animaes muares: e, com esse commercio, voltavam alguns a

<sup>(\*)</sup> Denominavam-se paulistas todos os que nasciam na capitania de S. Vicente e S. Paulo, comprehendendo ainda então Minas-Geraes, Matto-Grosso, Goyaz, Santa Catharina e Rio-Grande do Sul.

<sup>(\*\*)</sup> Guerra dos hollandezes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Pauliansta, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 4.º trimestre de 1871, pags. 171 a 184, e XXXV, parte segunda, 3.º trimestre de 1872, pag. 55.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Pedro Taques, obra citada, XXXIII, parte segunda, 3.º trimestre de 1870, pags. 163 a 169.

Sorocaba, outros daqui o levavam ao valle do rio S. Francisco, e dahi ainda outros aos sertões do Piauhy e do Maranhão (\*), trazendo daquelles sertões gado vaccum, em troca, que era vendido para o reconcavo da Bahia.

Não ha, pois, como contestar que os paulistas, naquelles dous seculos, foram os desbravadores dos invios sertões septentrionaes do Brazil; e suas migrações eram mui numerosas de gente, e, proporcionalmente, bem poderiam ser comparadas aos grandes exodos de povos em passados tempos historicos. (\*\*)

Ambição de ouro ou espirito feroz de conquista sobre os desgraçados indigenas, a verdade é que as migrações de paulistas, nesses dous seculos, acabaram por ferir de decadencia immensa a capitania de S. Paulo, propriamente dita; ainda mais que, na primeira metade do seculo XVIII,

<sup>(\*)</sup> Os sertanejos em geral são denominados, no interior das provincias do norte, bahianos; não porque o sejam verdadeiramente, mas porque os primeiros povoadores daquelles sertões sahiram do valle do rio S. Francisco.

<sup>(\*\*)</sup> A' semelhança dos paulistas daquelles tempos no Brazil, são mencionados na America do Norte os Canadenses, seus contemporaneos. Eis o que em artigos no Correspondant, sob o notavel titulo La race française dans l'Amerique du Nord, escreveu C. Jannet: «Avant même que la vallée du Saint-Laurent fût complètement peuplée, les Canadiens, en raison de la fecondité de leurs familles, fournissaient un nombre considérable de jeunes gens, qui se lançaient en avant et allaient partout se faire les pionniers de la civilisation. Nous les étudierons bientôt sur les bords de l'Ottawa et jusque dans le Nord-Ouest, où, par ses alliances avec les Peaux-Rouges, ils ont formé une population de métis, qui a preparé les voies à la colonisation regulière du Manitoba: ce que l'on sait moins, c'est que ce sont eux qui ont ouvert le Far-West aux Americains.»

Quanto aos Canadenses deste seculo, o mesmo escriptor accrescenta: «Il faut lire, dans les charmants récits de M. Joseph Tasse, les biographies de ces Canadiens de l'Ouest, qui, hardis pionniers, ont jeté les fondements de Chicago, de Saint-Paul, de Milwankie, de Dubuque, de Galveston au Texas. Ce sont eux qui ont franchi les montagnes Rocheuses et formé le noyau des premiers établissements de l'Oregon, de Van-Couver et de la Colombie britannique. »

A differença é somente que os paulistas, no seculo XIX, são diversos dos dos tres seculos anteriores.

haviam alcançado governo separado os territorios de Minas-Geraes (\*), de Goyaz e de Matto-Grosso (\*\*), e tambem os de Santa Catharina e do Rio-Grande do Sul. (\*\*\*)

A decadencia foi tão profunda, tão vasta foi a miseria na população, que a capitania de S. Paulo perdeu tambem a autonomia, vendo supprimido seu governo, embora conservando, quiçá para satyra do passado, um governador simples, com residencia na villa e porto de Santos, mas completamente subordinado ao governador e capitão-general do Rio de Janeiro! (\*\*\*\*) Nem sua prosperidade anterior logrou ser restaurada, mediante o restabelecimento da autonomia com o governo separado, em 1765 (\*\*\*\*\*); a miseria continuou, e, de mais a mais, aggravada pelas arbitrarias e violentas exacções dos capitães-generaes.

Afinal, com tantas e tão successivas migrações, embora rareadas nos ultimos annos do seculo XVIII, o valle do rio S. Francisco, de Carunhanha até Joazeiro, já aliás muito povoado de paulistas e de seus descendentes desde o seculo XVII, tornou-se uma como colonia quasi que exclusivamente delles. (\*\*\*\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Provisão régia de 20 de Fevereiro de 1720.

<sup>(\*\*)</sup> Alvará de 9 de Maio de 1748.

<sup>(\*\*\*)</sup> Carta régia de 11 de Agosto de 1738.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Carta régia de 9 de Maio de 1748.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Carta régia de 6 de Janeiro de 1765.

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, 1.º trimestre de 1870, pag. 27, com referencia a Antonio Pompeu Taques, filho de Lourenço Castanho Taques — o moço, e portanto neto de Lourenço Castanho Taques — o velho (Genealogia, Linha B, IV), menciona que aquelle A. Pompeu Taques casou-se com D. Maria das Neves, tambem paulista, no sertão dos Curraes da Bahia, chamado do Rio de S. Francisco, paiz fertil, de grande opulencia, concurso de negocio e de outras muitas utilidades ». Não deixou alli descendencia; e, viuvando, foi residir em Pitanguy, Minas-Geraes, onde contrahio segundas nupcias.

D. Maria das Neves era irmã do capitão-mór Manoel Affonso Gaya, Pedro Nunes de Siqueira, João Gonçalves Figueira e Miguel Gonçalves Figueira, naturaes da villa de Santos, que tambem foram residir nos Curraes da Bahia, conforme escreveu Pedro Taques, no lugar citado,

Quem conhece, á luz da historia, o movimento das grandes migrações, comprehende que essas successivas caravanas de paulistas, no seculo XVIII, forçariam a deslocação de outras familias já alli estabelecidas, ainda que oriundas de outros paulistas, migrados no seculo XVII. A semelhança do que occorrêra, no seculo XVI, com os indigenas, quando, atacados desde a Bahia até S. Vicente, e de tal arte scindidos em duas grandes massas, foram arremessados, uns

e tambem na mesma Revista, XXXIV, parte primeira, 1.º trimestre de 1871, pag. 86; e todos deixaram alli numerosa e abastada descendencia.

Segundo AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Antonio Gonçalves Figueira, foi este « quem primeiro levantou engenho naquelle sertão do rio de S. Francisco, chamado Brejo Grande » (hoje Jacobina e Rio de Contas).

Pedro Taques, no titulo da familia Affonsos Gayas, na Revista, XXXIV, parte primeira, 1.º trimestre de 1871, fazendo referencia a Manoel Affonso Gaya, natural de Santos, filho de outro de egual nome que era portuguez, desde pag. 84 a 92, mostra que quasi toda a geração daquelle M. Affonso Gaya, do qual foram filhos os referidos Gonçalves Figueira, mudou-se para o sertão do Rio-Verde de S. Francisco; e alli foram ricos, dominaram, e procrearam.

O mestre de campo Mathias Cardoso de Almeida, tão celebre por seus serviços á causa publica, como se póde vêr em Pedro Taques, XXXIII, parte segunda, desde pags. 146 até 169, tambem não voltou mais a S. Paulo, porque, após as guerras, preferio ficar no sertão do rio de S. Francisco. E mais seu irmão Manoel Cardoso de Almeida, seu sobrinho Salvador Cardoso de Oliveira, Domingos do Prado de Oliveira, e innumeros outros.

Referindo-se Pedro Taques a esta expedição do mestre de campo Mathias Cardoso de Almeida, accrescenta: «Com esta conquista ficaram totalmente livres e desinfestados os grandes sertões do Rio-Grande e Ceará, cujas campanhas depois desta guerra foram povoadas, como até hoje existem, com grande augmento dos reaes direitos nos gados vaccuns e cavallares, de que abundam os estabelecimentos por todo o rio de S. Francisco, Ceará e Piagui, nos districtos das capitanias da Bahia, Pernambuco e Maranhão. E os mesmos paulistas que foram triumphantes nesta custosa conquista, foram tambem os que abriram os transitos que até hoje se seguem com communicação de todas estas tres capitanias.»

João Pires de Brito, que, na qualidade de capitão de infanteria, acompanhou essa expedição, era descendente de Salvador Pires, de seu primeiro matrimonio, conforme Pedro Taques, XXXIV, parte primeira, 1.º trimestre de 1871, pag. 65, e portanto enteado de D. Mecia Fernandes, bisneta de Piqueroby, maioral de Ururay.

para as regiões do norte, Maranhão e Amazonas, outros para as regiões do sul, Paraná e Paraguay, guerreando, trucidando, espalhando as tribus que lá encontraram, — assim os migrantes paulistas do seculo XVIII, ainda que sem guerrearem e trucidarem os descendentes dos migrantes paulistas do seculo XVII, os deslocaram e impelliram para as capitanias do Piauhy e do Maranhão, espalhando entretanto muitos para os sertões das de Goyaz, de Pernambuco e do Ceará. (\*)

E' uma lei necessaria, que rege as migrações:—a dos meios violentos, forçando a deslocação de populações corrompidas e enfraquecidas por sua implantação ou fixação no territorio habitado. Sem movimento não ha vida; e, pois, essas deslocações, ao passo que abrem espaço aos que chegam de novo, são em compensação uma vantagem vital para os que vêem-se arrancados, expulsos, impellidos para diante. Estes, por sua vez, tornando-se migrantes, e adquirindo por isso o vigor necessario aos que luctam pela vida e pelo repouso, vão desalojar outros já egualmente corrompidos e enfraquecidos pela immobilisação. E, assim, successivamente: até que grandes massas deslocadas, sentindo-se comprimidas pelos migrantes que as seguem, precipitam o momento do refluxo, e reagem contra estes.

Ao mesmo tempo que essas migrações de paulistas invadiam, quasi que incessantemente, até 1760, o valle do rio S. Francisco, e, na ordem regular de seus movimentos, por seus descendentes, tambem os sertões de Piauhy e do Maranhão, formando uma extensa corrente de continuas deslocações que afinal paravam e fixavam-se ás margens superiores do rio Parnahyba, desde a fóz de seu affluente

<sup>(\*)</sup> A capitania do Ceará, comprehendida nella o territorio do Rio-Grande do Norte, foi uma das que mais aproveitaram essas migrações. Um dos caminhos para os sertões do Piauhy e do Maranhão, passando pelos de Pernambuco, atravessava as cabeceiras do rio Jaguaribe; e, por ser uberrimo este territorio, ahi ficaram muitas familias, cuja abundante prolificação excedeu em pouco tempo a todos os calculos usados geralmente para as estatisticas.

Longá, e tambem, mais ao norte, ás margens do rio Itapicurú (\*), desde Aldeas-Altas (\*\*) para o interior a encontrar o curso do rio Tocantins: ao mesmo tempo que isso succedia, a capitania do Maranhão ainda não estava povoada de portuguezes, ou de seus descendentes, senão na ilha e em alguns lugares do littoral; e, ás margens do mencionado rio Itapicurú, apenas até onde é hoje a villa de Itapicurú-mirim. O resto da capitania não tinha outros povoadores, senão os indigenas, bem que aldeados em grande numero pelos padres da Companhia de Jesus (\*\*\*); e os paulistas, como o mestre de campo Paschoal Paes de Araujo, o capitão-mór Francisco Dias de Siqueira, o capitão João Pires de Brito, Domingos Jorge Velho, e outros, ainda que fizeram internações no sertão do Maranhão, não lograram, por causa do immenso gentio, fixar estabelecimentos senão no Piauhy, em communicação proxima com o valle do rio de S. Francisco.

Com a expulsão daquelles padres, em 1760, tendo sido quasi que abandonadas á propria sorte as aldêas, os portuguezes nem mais puderam transpôr para cima, no rio

<sup>(\*)</sup> Segundo A. Cesar Marques, Diccionario historico-geographico da provincia do Maranhão, deve ser escripto Ita-pé-curú, « caminho de pedras a cada passo », por causa de extensas cachoeiras no rio. Outros entendem que deverá ser Itapucurú; sempre, porém, decompondo o nome, para conhecerem-lhe o significado.

Ha erro em tudo isso. O nome Itapicurú é o de uma arvore dragoeira, de que ha abundancia no Maranhão. Dahi a denominação dada ao rio. Outros escrevem o nome dessa arvore, Itapicúra ou Itapicúro.

<sup>(\*\*)</sup> Caxias. Villa, por alvará de 31 de Outubro de 1811. Cidade, pela lei provincial n. 24 de 5 de Julho de 1836.

<sup>(\*\*\*)</sup> Segundo relata Berredo, Annaes historicos do Estado do Maranhão, 1479, só em 1717 partio da cidade de S. Luiz uma força sob o commando de Francisco Cavalcante de Albuquerque com a graduação de sargento-mór, «na direitura do Itapicurú, rio da terra firme, para fazer a sua entrada pelo sertão delle». E accrescentou: «mas, entendendo o governador que a sua marcha não iria ainda muito avançada, lhe mandou ordem para retrocedêl-a até á casa forte do Iguará, que fica na bocca da capitania do Piauhy, com a noticia dos grandes estragos, que tinham feito nella os tapuyas de corso de varias nações.»

Itapicurú, aquelle ponto extremo de povoamento, que por isso continuou a ser um simples arraial. Ainda em 1768 El-Rei D. José I ordenava a informação de um requerimento de moradores daquella povoação, pedindo a elevação á villa; só, porém, em 27 de Novembro de 1817, já reinando El-Rei D. João VI, houve solução favoravel á essa tão antiga pretenção, mas ainda sob a condição de serem estabelecidos, ás margens do rio, ao menos trinta casaes de gente branca, e de serem edificadas casas para camara, cadêa e mais repartições. A villa foi afinal creada officialmente em 20 de Outubro de 1818. (\*)

Este historico do povoamento das capitanias do Piauhy e do Maranhão, no littoral, e no interior, explica assás a affirmativa — que os paulistas, ou seus descendentes nascidos no valle do rio S. Francisco, foram até 1800 os unicos povoadores de seus sertões (\*\*). Os indigenas e suas aldêas formavam entre os portuguezes, com seus descendentes, estabelecidos desde a ilha e littoral do Maranhão até ao arraial de Itapicurú-mirim, e os paulistas, com seus descendentes, migrados para aquelles sertões, uma como muralha que só neste seculo foi possivel transpôr sem tropas e bandeiras. Mesmo até hoje as populações dessas duas zonas da provincia conservam differenças e antagonismos.

Pois bem. Meu avò materno, capitão-mór Domingos Alves de Souza, ainda que nascido no valle do rio de S. Francisco, onde ha uma familia numerosa com esse sobrenome, ou mesmo já nos sertões do Piauhy, não podia deixar de ser descendente de paulistas. E, com o mesmo sobrenome Alves de Souza, encontrei um dos da primeira

<sup>(\*)</sup> A. CESAR MARQUES, Diccionario historico-geographico da provincia do Maranhão, no nome Itapecurú.

<sup>(\*\*)</sup> Ainda assim, os povoadores, embora numerosos, eram tão poucos para aquelles vastissimos sertões, que, pela provisão régia de 18 de Abril de 1820, transcripto por A. Cesar Marques, Diccionario historico-peographico da provincia do Maranhão, no nome Brejo dos Anapurús, verifica-se que os moradores, já aliás augmentados pela prolificação, continuavam separados por distancias de muitas leguas.

nobreza, mencionados na resposta do general Salvador Corrêa de Sá e Benevides ao clero, nobreza e povo de S. Paulo, em 2 de Março de 1661:— Manoel Alves de Souza (\*). Por ventura descenderia deste.

Casando-se no valle do rio S. Francisco com D. Euzebia Maria da Conceição, tambem paulista (\*\*) por familia, foram estabelecer-se á margem direita do rio Parnahyba, na região entre os rios Longá e Poty, formando fazendas de crear, entre as quaes uma denominada Melancias.

Posteriormente, quando, por provisão episcopal de 7 de Setembro de 1799, foram reunidas as parochias de S. Bernardo da Parnahyba e de Nossa Senhora da Conceição do Brejo dos Anapurús, servindo de matriz a egreja desta (\*\*\*),

Vêr adiante essa resposta do general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, transcripta integralmente, no texto IV da Linha B, com referencia a Lourenço Castanho Taques.

Com referencia a este Manoel Alves de Souza, escreve Pedro Taques, XXXIII, parte segunda, pags. 137 e 138, sua nobre procedencia. Já neste lugar seu nome é escripto diversamente: Manoel Alvares de Souza. « Manoel Alvares de Souza (escreveu), natural de S. Miguel, veio ao Brazil, á imitação do seu ascendente Gaspar Vaz de Souza... De Balthazar Vaz de Souza e de sua mulher Leonor Manuel procedeu Manoel Alvares de Souza. » Accrescenta que elle casou-se em S. Paulo, e que sua nobre origem consta do Nobiliario, de Gaspar Fructuoso, IV, 12. E mais: que era « senhor do jazigo na quadra do mosteiro de S. Bento para si e seus descendentes, que conservavam o seu direito pela campa de pedra que lhe accusa o dominio ».

E' para deplorar que Pedro Taques não completasse a sua Nobiliarchia Paulistana, escrevendo todos os titulos de familia, que mencionou e que prometteu: entre os omittidos, ou esquecidos, está o titulo de Alves de Souza ou Alvares de Souza, tantas vezes referido por elle. Seria por difficuldades em apurar as gerações, em virtude de mudanças para o valle do rio de S. Francisco?

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, 1.º trimestre de 1870, pag. 11.

<sup>(\*\*)</sup> Ou, talvez, já então mineira, depois de separado o territorio de Minas-Geraes.

<sup>(\*\*\*)</sup> A. CESAR MARQUES, Diccionario historico-geographico da provincia do Maranhão, no nome S. Bernardo da Parnahyha.

o capitão-mór Domingos Alves de Souza e sua familia mandaram construir casas de moradia na séde da matriz, para mais facil satisfação dos deveres espirituaes; visto que suas fazendas ficavam á margem opposta do rio Parnahyba, quasi em frente á povoação dos Anapurús.

Nessa freguezia do Brejo dos Anapurús, elevada á villa em 1821 (\*), o capitão-mór Domingos Alves de Souza, fallecendo, deixou uma familia tão numerosa, quão preponderante por sua fortuna e por sua influencia politica (\*\*). Foi essa familia o principal baluarte dos constitucionaes, no interior da provincia, contra o acto da acclamação da Independencia do Brazil; entendendo que não era-lhe licito quebrar o juramento prestado em 1821. Dominava-a, então, como hoje, o espirito conservador.

Nas investigações historicas é preciso ter principalmente em conta o movimento mysterioso das forças indigenas. Factos de familia e acontecimentos políticos, uns e outros gyram sempre naquella orbita. Por violencias da conquista, no seculo XVI, as nações brazilicas viram-se desordenadas, com as almas derramadas e confundidas, com os membros fragmentados e dispersos, com o sangue sob a acção e a reacção de constantes cruzamentos. E', portanto, provavel que, após a Independencia, as forças indigenas, sentindo-se livres de processos coloniaes, estejam a soffrer, por effeito de attracções naturaes, o impulso das deslocações, embora inconscientes, talvez indispensaveis á reorganisação ethnographica

<sup>(\*)</sup> Provisão régia de 29 de Janeiro de 1820. Installada villa em 20 de Dezembro de 1821. Cidade, pela lei provincial n. 899 de 11 de Julho de 1870.

<sup>(\*\*)</sup> A rebellião de 1838—1840, assolando principalmente os municipios do Brejo e de Caxias, destruio todas essas fortunas.

Veja-se o capitulo oitavo da parte historica deste livro; no final do mesmo capitulo, tratando daquella rebellião.

daquellas primitivas nações, ainda que com a actual modificação profunda dos seus usos, costumes, e lingua (\*), e com muito diversa religião, pelo longo contacto com os europeus.

Eis, pois, factos e circumstancias que affirmam — não ser eu estrangeiro em S. Paulo.

E, aliás, esses factos e circumstancias, concorrendo com notorios effeitos de um longo encadeamento de causas particulares, podem por ventura desvendar o mysterio de ter sido, para bem dizer, arremessado a esta provincia; muito mais que, até fins de 1851, nunca me viera á mente tal e tão brusca migração. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Duvide, quem quizer, do governo providencial sobre individuos, familias, povos, raças, humanidade, universo inteiro:
— eu, não. Deus produz effeitos nas causas mais remotas. Impenetraveis são seus designios.



<sup>(\*)</sup> Dizemos — modificação e não — substituição, porque, mesmo nas cidades-capitaes, não prevalecem os usos e costumes curopeus, senão quanto a vestidos e ao luxo. No mais, até na lingua portugueza, sente-se o salutar e necessario influxo indigena.



## CAPITULO PRIMEIRO

# ESPECIE HUMANA-RAÇAS

Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum: masculum et fæminam creavit eos.

Genesis, I, 27.

Erit enim tempus, cùm sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et à veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur.

S. Paulo, 2.<sup>a</sup>, Thim., IV, 3 e 4.

Ubi sapiens? ubi scriba? ubi conquisitor hujus sæculi? Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?

S. PAULO, 1.a, Corinth., I, 20.

A anthropologia tem dado assumpto, nestes dous seculos ultimos, a grandes controversias, a proposito da origem do homem e da formação das raças humanas (\*). Os

<sup>(\*)</sup> Sobre a origem do homem é util consultar, além de A. Quatrefages, L'espèce humaine:

Marcel de Serres, todas as suas obras sobre geologia, historia natural, cosmographia e paleontologia. Foi um sabio que não quiz apartar-se do Genesis.

O bispo Meignan, Le monde et l'homme primitif selon la Bible.—Paris, 1869.

O padre Monsabre, Conferences, XIII, carême 1875: La Genèse du monde.

O barão J. DE BRAYE, L'archéologie préhistorique. - Paris, 1880.

systemas, mais ou menos bizarros, mais ou menos desvairados, todos porém limitados, ou insufficientes para as soluções extremas no retrocesso á origem, acotovellam-se, gladiam uns contra os outros, e entre si mesmos se desmoralisam, sem a necessidade da intervenção do bom systema ou da boa doutrina. Os systemas falsos trazem, com effeito, em si essa fraqueza: — ao passo que, pela lei dos contrastes solemnes, illuminando embora com seus fogos fatuos o campo dos bons principios, cada um, isoladamente, póde sustentar e de facto sustenta grande lucta com o verdadeiro, nenhum logra resistir aos outros quando entre si se comparam e se chocam, e até mesmo quando, por acaso accórdes em alguns pontos secundarios das respectivas doutrinas, se abraçam e se osculam. (\*)

O marquez de Nadallac, Les prèmiers hommes et les temps préhistoriques. — Paris, 1880. Obra magnifica. Contesta o homem terciario. O segundo volume é começado por um capitulo, que muito interessa-nos: Les prémiers Américains. Em consequencia, passando revista a todos os factos e monumentos conhecidos, declara não ser possivel affirmar a autochthonia dos primeiros habitantes da America. E, concluindo, examina os trabalhos de Lamarck, Darwin, Wallace, Hæckel, Huxley, Vogt, Quatriefages, Lubbock, Max Muller, etc., para demonstrar que o homem não é producto de uma evolução progressiva.

F. Lenormand, Les origines de l'histoire d'après la Bible et les traditions des peuples Orientaux. — Paris, 1880. Este escriptor, ao passo que concorda com os racionalistas em que o Pentateuco é posterior á formação do grande cyclo das legendas cosmogonicas e mythologicas que são o inicio de todas as historias, não sendo portanto a Biblia a fonte das tradições parallelas, admitte a inspiração divina para esses Livros Sagrados e conseguintemente seu caracter transcendente e sobrenatural. E' licito duvidar se F. Lenormand, collocando-se entre a fé e o racionalismo, foi fiel a si mesmo. As situações intermediarias são sempre falsas. Entretanto, na parte relativa ás tradições sobre a queda de Adam e o diluvio, é digno de attenta leitura, por attestar a unidade da tradição primitiva.

<sup>(\*)</sup> O abbade de Broglie, Le positivisme et la science expérimentale, sustenta com vantagem a união necessaria da religião e da sciencia, patenteando o absurdo desses e de outros falsos systemas. Examina Taine, Hegel, Stuart Mill, A. Comte, Renan, Spencer, Hartmann, Schopenhauer, Fouillé, Bechner, Darwin, e outros somenos; para demonstrar a insubsistencia de suas doutrinas, mesmo só perante o bom senso, sem o processus da sciencia humana, conforme a phrase allemã. Expõe á luz, em linguagem clara e precisa, os axiomas e os principios de cada um delles: e tanto bastaria para aquella demonstração.

Esses falsos systemas filiam-se a duas hypotheses fundamentaes:— a da geração spontanea, e a da evolução continua ou da transformação multipla da animalidade. Ainda ha mais um systema, segundo o qual Adam e Eva não foram os typos primitivos, mas sim outros homens que, antes, haviam sido creados simultaneamente (\*) com os animaes em todos os pontos da terra habitada:— os sectarios deste systema são os denominados préadamitas. (\*\*)

Não vale a pena deter a attenção sobre os taes sectarios do homem préadamita; nem sobre a hypothese da geração spontanea, já anniquilada pelo celebre Pasteur (\*\*\*).

E esta, porém, uma questão que não parece ainda bem elucidada.

<sup>(\*)</sup> A este respeito, L. FIGUIER, L'homme primitif, introducção, expõe todos os esforços dos geologos, dos archeologos e dos paleontologos para provarem a existencia do homem fossil.

Até na menção desses investigadores scientificos, apparece P. G. Lund, dinamarquez que habitou na provincia de Minas-Geraes durante dezenas de annos e que deixou escriptas suas observações nas cavernas do Brazil em 1844, segundo o attesta o mesmo L. Figuier.

E' bem conhecida a historia do fossil, encontrado nas geleiras Enigen, e denominado em 1726 homo diluvii testis, chomem testemunha do diluvio ; entendendo, porém, alguns que era um préadamita. Em 1787, P. Camper demonstrou cabalmente, em uma Memoria, que o pretendido préadamita não era senão uma salamandra ou um reptil.

<sup>(\*\*)</sup> O homem préadamita seria a negação da Biblia; e apagaria a tradição, attestada por S. Basilio, Origene, Santo Epiphanio, Santo Agostinho, segundo a qual o corpo de Adam fora sepultado no mesmo lugar em que Jesus foi depois crucificado, a fim de que todos os homens, que haviam recebido a morte por Adam, recebessem a vida por Jesus-Christo, e para que, nesse lugar, denominado desde então Calvario, isto é, o lugar da cabeça, Adam, a cabeça do genero humano, reachasse a vida com toda a sua raça pela resurreição do Salvador, que ahi soffreu e ahi resuscitou. E é em virtude dessa tradição que uma caveira é sempre pintada ou esculpida ao pé do Crucifixo. Jesus-Christo é mesmo considerado o segundo Adam, porque exercitou as quatro dignidades, patriarchal, real, doutoral, sacerdotal (representadas nos quatro Evangelhos), que, no começo do mundo, estiveram reunidas no primeiro Adam em promessa e em prophecia.

<sup>(\*\*\*)</sup> Bem podemos arregimentar neste systema a theoria positivista da formação do mundo pela evolução de uma força latente, no momento do desequilibrio, sem a necessidade de uma causa superior.

O positivismo, porém, nada innovou: — é o já conhecido mecanismo

Mas, é util não deixar passar, ao menos sem protesto, o systema da evolução e da transformação, cujos processos scientificos, auxiliados de observações mais ou menos sérias nos reinos animal e vegetal, sóem trazer enleiados muitos espiritos superiores. Tambem neste systema, com sectarios os mais variegados por suas doutrinas, operou-se a bifurcação:

— o grupo da transformação brusca e o da transformação lenta. Ha ainda outras sub-divisões. Taes theorias transformistas, aliás insustentaveis (ao menos em relação ao homem, porque, ainda que só zoologicamente, o rebaixam para egualal-o aos outros animaes), e mesmo por isso, têm gerado muitas sub-escolas, sustentando cada qual proposições as mais extravagantes e irrisorias. (\*)

Uma ousou affirmar que, por heterogenia, o primeiro passaro poderia ter sabido do ovo de um reptil! Segundo os evolucionistas, é a influencia do meio que age sobre a materia primitiva, determinando os desenvolvimentos diversos e as fórmas multiplicadas! Os orgãos tão variados dos sêres não são o resultado de uma finalidade qualquer, prevista e querida por uma intelligencia: o orgam nasce e move-se no meio que elle atravessa!

Outra dá a humanidade como descendendo de anthropóides ou macacos catarhynianos que, por não terem cauda e reunirem outras condições morphologicas, mais se aproximam

Sobre todos, os volumes I e III foram destinados a taes questões. E' obra importantissima.

de Descartes, substituida apenas a impulsão divina pelo movimento proprio e eterno da materia. Todavia, Stuart-Mill, não vendo bem claro o primeiro termo da evolução, sustenta que o espirito positivo não exclue o sobrenatural no começo e no fim.

<sup>(\*)</sup> Todas estas questões da origem do homem, da unidade da especie humana, da variedade das raças, bem como o exame de todos os systemas que negam a intervenção de Deus na Creação, e arrasam o hexameron, — tudo isso, e as correspondentes controversias philosophicas, são abundantemente tratadas, discutidas, e resolvidas por F. Hettinger, Apologia do Christianismo, 5 vols.; traducção do Conde de Samodáes, Porto, 1877.

do homem! E. Hæckel, discipulo de Darwin, denomina o individuo dessa especie — homem-macaco ou pithecóide. Mas, Darwin nem ao menos concede á humanidade um antepassado sem cauda: — o feliz catarhyniano, que teve a honra de ser o primeiro pae da especie humana, tinha esse appendice!

O transformismo começa por negar-se a si mesmo. Como admittir uma evolução sem um ponto de partida? Se ha este ponto de partida, houve um Creador, ou a intervenção de uma causa transcendente. A esta objecção alguns sectarios, conforme são suas tendencias espiritualistas ou materialistas, oppoem a hypothese do ovo cosmico, de Durand, ou a da geração spontanea, de Pouchet e de outros, como primeiro termo da evolução. Mas, é o proprio Hæckel quem confessa que, a não ser assim, « a logica imporia necessariamente o recurso ao milagre de uma creação sobrenatural». Evidentemente, não é isso uma solução; é mais uma complicação, porque restará explicar como essa materia, sahida do nada, alcançou possuir em si essa potencia progressiva e evolutiva donde surgio o universo. (\*)

<sup>(\*)</sup> Estes systemas não são uma novidade nos desvarios dos homens. Basta attender para as doutrinas inversas da antiga escóla neo-platonica de Alexandria. Esta escóla admittia uma trindade; mas das tres pessoas ou hypostases, a Unidade, a Intelligencia, a Alma, que constituiam, nesse systema, a triplice unidade do Deus supremo, só a Alma communicava-se com o mundo para regulal-o e dirigil-o. Isto é, a Alma era o unico canal de communicação entre o infinito e o finito, entre a eternidade e o tempo, entre o sér puro e absoluto e os phenomenos instaveis de um mundo mobil. A Alma divina era o autor directo do universo sensivel. Mas, esta Alma, unica pessoa divina em relação com o mundo, não o tinha feito sahir inteiro, completo, e de um só golpe, do nada, a exemplo do Deus do Genesis; ao contrario, mediante uma série de emanações, produzindo quedas successivas, a vida, destacando-se da triade suprema, onde residia essencialmente, veio animar a materia ainda informe, da qual sahira o universo. Uma série de sêres intermediarios, gerando-se uns aos outros (almas individuaes, segundo a denominação dada para distinguil-as da Alma geral e suprema), povoavam assim todo o intervallo que separa de seu primeiro e eterno principio a natureza.

Mas, pergunta A. DE BROGLIE, L'E'glise et l'empire romain au IV siècle, III, 2: «De que modo, no systema de Plotin, a Alma creava o mundo? Por emanação, ficando misturada neste, até ao ponto de

Eis tudo o que o transformismo offerece para substituir o genesis biblico! A confissão desesperada de sua impotencia para designar o primeiro termo da evolução está nas hypotheses do ovo cosmico e da geração spontanea, que quasi equivalem á do acaso.

Felizmente, A. DE QUATREFAGES, L'espèce humaine, lembrou-se de confundir e desbaratar esses systemas anthropologicos. E, apoiando-se em argumentos de diversas naturezas, e principalmente nos fornecidos pela physiologia quanto aos phenomenos da geração, demonstrou a falsidade de todos, e a verdade do monogenismo, e portanto do genesis biblico; ainda que, no exame das raças, quanto á classificação por côres, careça de correcções.

A jactanciosa sciencia moderna, desconhecendo que a razão, em vez de ser uma estrella com luz propria, não é senão um astro que só emitte radiações quando traz em si o calorico da fé, ha sido por sua descrença precipitada nos abysmos da duvida e da confusão; e, á força de afastar-se da Biblia, sua unica ancora para não desgarrar para o falso, tem tido muitas vezes necessidade de soccorrer-se da mentira e da fabula, mesmo de artificios mais grosseiros, pretendendo sempre que a tradição sagrada é desmentida pela observação scientifica.

Tem ella realmente um plano preconcebido contra a autoridade biblica. Dahi — a duvida, resolvida logo depois em meras conjecturas e ligeiras concepções; e estas, por sua vez,

formar uma substancia commum? Que materia é esta, com a qual a Alma communica, e cuja participação, maior ou menor, constitue as diversas cathegorias de sêres? De que genero de existencia é dotada, pois que o Sêr absoluto reside na triade divina? E' simplesmente o nada, o não-sér? Se é, como admittir-se que o Sêr possa communicar-se com o nuda?

Esta obra de A. de Broglie é uma das melhores que temos lido sobre as primeiras luctas da Egreja com o poder civil. A figura de Santo-Athanasio, bispo-patriarcha de Alexandria, ahi apparece em seu verdadeiro esplendor.

desde então convertidas em principios ou verdades certas (\*), juxta-postas ás narrações de Moysés.

O processo é conhecido: — não podendo explicar a razão de certos factos, taes como as côres das tres raças principaes, branca, amarella, preta (\*\*), o diluvio universal com a arca de Noé como apparelho de salvação, a torre de Babel com a confusão das linguas por obstaculo á sua continuação, fazem taboa rasa de tudo (\*\*\*), e concluem

Condemnamos só o processo daquelles que transformam simples hypotheses em certeza, sem as verificar; tomando puras supposições não verificadas, algumas vezes mesmo *inverificaveis*, por verdades scientificas.

Convem ler a notabilissima obra de Ernesto Naville, La logique de l'hypothese.

(\*\*) L. FIGUIER, Les races humaines, divide a humanidade em cinco grupos: o branco, o amarello, o pardo, o vermelho, o preto.

A raça amarella comprehende somente os ramos hyperboreo, mongolico e sinico; constituindo os indigenas da America inteira uma raça separada, — a vermelha.

A raça parda comprehende os ramos indo (Asia), ethiope (Africa, na Abyssinia e no Sudão), malaio (Oceania, e em algumas ilhas da Asia).

Esta classificação aproxima-se da de J. F. Blumenbach, De generis humani varietate nativa: — a caucasica, a mongolica, a ethiopica, a malesia, a americana.

Já J. B. J. D'OMALIUS D'HALLOY, Des races humaines ou Elements d'ethnographie, havia admittido aquella classificação, baseando-se somente na côr da pelle, e formando os cinco grupos adoptados por L. Figuier.

Ha ainda outras classificações ou divisões:— á phantasia de cada um.

(\*\*\*) J. D'ESTIENNE (A. ARDUIN), Comment s'est formé l'Univers, Paris, 1880, entendendo ser necessario discutir e rebater as taes descobertas sorprendentes da sciencia moderna, mostra a obra magnifica da creação cumprindo-se na mesma ordem indicada na Biblia; rectifica os termos inexactos, apoiando-se em textos os mais authenticos; e, quanto

<sup>(\*)</sup> Não condemnamos o processo scientifico da hypothese. As hypotheses são necessarias ás investigações; ainda que Newton ousou proferir esta phrase absoluta: hypotheses non fingo. Para descobrir é preciso suppor. A hypothese existe, tanto nas sciencias abstractas, como nas sciencias de factos. Ha certamente descobertas fortuitas; mas, em geral, a hypothese precede a invenção, sendo uma como antecipação da razão. Todavia, semelhante ao grão semeado, só aproveita ao homem, se logra germinar, isto é, se consegue ser uma verdade demonstrada.

pela inexactidão da historia Moysaica! Nesse presupposto, passam a affirmar: que a humanidade não começou somente no tronco Adam e Eva, mas teve troncos diversos; que o diluvio não foi total, mas limitou-se á parte da terra então habitada; que não existio tal torre de Babel nem portanto a alludida confusão das linguas, mas operou-se successivamente a dispersão das familias ou tribus pela força natural da expansão, formando cada qual, lentamente, o seu dialecto proprio. (\*)

Darwin, esse ao menos fabricou alguma cousa para substituir a Adam e Eva:—as transformações successivas, produzindo tres ou quatro typos originaes, até mesmo um archetypo primitivo unico, para constituirem as especies animaes e vegetaes, passadas e actuaes. O principio fundamental desse systema é a variabilidade da especie; e dahi a theoria de que o homem é o ultimo termo de uma longa evolução organica, cujo inicio estaria nos mais rudimentarios organismos, e, pois, proveio evolutivamente do animal, assim como este proviera do vegetal, e este do mineral... (\*\*) Mas, A. de

aos seis dias, demonstra que não eram dias de vinte e quatro horas, senão grandes espaços de tempo que até hoje os mais venerados exegetas, entre os quaes S. Jeronymo, não têm podido interpretar e definir; e, pois, na incerteza da chronologia biblica naquelles tempos, é licito recuar na série dos seculos a data das differentes phases percorridas, não só pela humanidade, mas tambem pelo proprio globo terrestre. E, depois de descrever e narrar o que elle denomina a epopéa do nascimento do mundo, offerecendo valiosissimas razões que a defendem, conclue: «Puissent-elles contribuer à effacer les malentendus que la mauvaise foi, les préjugés, l'ignorance ont si longtemps multipliés à l'encontre de l'accord si necessaire, si vrai et en soi si inévitable des Saints Livres avec la science!»

Os adversarios de Deus, entretanto, não cessam de applicar á historia biblica a sophistica hegeliana: — negação radical e universal. Dahi, a identidade do sêr e do nada; ou, em formula geral, a identidade dos contradictorios.

<sup>(\*)</sup> E' util lêr, acerca dos cinco livros do Pentateuco, e particularmente do Genesis, o que Volney, Recherches sur l'histoire ancienne, escreveu; não para deixar-se arrastar por esse incredulo, mas para aproveitar algumas de suas investigações. Ha nessa obra cousas curiosissimas.

<sup>(\*\*)</sup> O erro não é senão a desfiguração da verdade. Meditando na theoria de uma longa evolução organica, conforme a exposição do

Quatrefages, demonstrando que a lei da fixidez das especies é a condição essencial da ordem no mundo organico, semelhante á lei da attracção universal no mundo physico, arrasou esse systema.

Os outros limitaram-se a negar o genesis biblico, phantasiando hypotheses mais ou menos irrisorias, quaes a do ovo cosmico, a da eternidade da materia, a da geração spontanea, a do acaso, e mais co-generes.

No meio de tudo isto, o que mais sorprende é que christãos, e até bons catholicos, esquecendo que, entre as ruinas da narração Moysaica e as trevas dessa enorme confusão scientifica, não ha senão o caminho do atheismo ou o desesperado scepticismo, ainda deixem-se enredar, com seriedade digna de melhor causa, no exame e na discussão de taes systemas que excluem à priori o Creador.

E' forçoso, porém, tratando das raças, não olvidar a questão magna,—a do monogenismo e do polygenismo:— es que defendem o genesis biblico com um typo unico e es que entendem ter sido varios os typos primitivos da humanidade.

Os monogenistas, verificando pelos factos que, nas

texto, lembrámo-nos do que, acerca do mysterio da Incarnação, escreveu o celebre theologo L. Thomassin, Dogmata theologica, 1680—1689. Este theologo, tratando do « modo como se unem as naturezas superiores ás naturezas inferiores, por mais perfeitas que estas já sejam, penetrando-as para mais eleval-as, e então attrahindo-as á aquella união », observa que a união da alma e do corpo, a união das naturezas diversas, é como a lei universal dos sêres; que assim a natureza vegetal une-se á natureza mineral; a natureza animal á natureza vegetal; a natureza racional á natureza animal: e, pois, é esse casamento successivo das naturezas uma lei universal do mundo, vera imagem da Incarnação.

O padre A. Gratry, La philosophie du Credo, II, 2, expondo aquella these, patentêa que a Incarnação, facto absolutamente sobrenatural, sorprendente prodigio do livre amôr de Deus, tal qual aquelle grande theologo a expoz, não significa uma creação continuada ou o whimo termo da série ascendente dos termos da creação, porque seria o mesmo que dizer que o infinito é o ultimo termo da série ascendente dos numeros, quando é certo que o infinito está fóra da série dos numeros, por mais que esta série, em sua ascendencia, pareça tender a attingil-o.

uniões sexuaes de individuos de côres totalmente oppostas, não se dá a *hybridação*, mas o simples cruzamento *mistiço*, sustentam a *unidade* da especie humana.

Os polygenistas, assignalando as differenças de talhe, de feição, de côr, etc., e vendo em tacs differenças uma caracterisação perfeita, sustentam a variedade de grupos ou typos humanos primitivos, formando outras tantas especies.

Os monogenistas entendem que essas differenças são apenas caracteres de raça; effeitos de agentes modificadores naturaes

Os polygenistas, fazendo-se fortes em argumentos morphologicos, redarguem que taes differenças são mais alguma cousa que o resultado de condições accidentaes; e até invocam em seu auxilio a physiologia. (\*)

Muitos, sem se pronunciarem pelo monogenismo ou pelo polygenismo, querem explicar a variedade das còres das tres raças humanas, branca, amarella, negra, pela influencia do meio em que, após a dispersão das familias e das tribus, estas se fixaram e se desenvolveram. Esse meio é, além do clima e das correntes magneticas, o conjuncto de todas e quaesquer condições physicas locaes; e estas condições physicas locaes têm, em verdade, tanta força que de facto modificam e variam a climatura em latitudes identicas. (\*\*)

Vão esforço da intelligencia humana! A acção do meio sobre a vida e os costumes do homem é incontestavel; mas a simples observação desmorona esse argumento da

<sup>(\*)</sup> Cáe a pello a questão da autochthonia de raças ou de povos.

Segundo entendemos, não ha povos verdadeiramente autochthones, senão para os que professam a doutrina do polygenismo. Procedendo todos de um unico tronco, só por expansões e emigrações successivas os individuos, as familias, as nações se poderiam espalhar no globo terrestre.

Confira-se F. Hettinger, Apologia do Christianismo, III, 5.

<sup>(\*\*)</sup> BUFFON, Histoire naturelle, BONSTETTEN, L'homme du nord et l'homme du midi, ou l'influence du climat, e muitos outros, sustentam a acção diversa dos climas sobre a organisação physica e moral do homem.

influencia physica local para imprimir a còr caructeristica de uma raca. A prole de brancos na Asia, Africa e America. assim como na Australia, derrúe essa theoria. Ha quatro seculos, europeus invadiram essas regiões; e seus descendentes, embora ahi nascidos e em successivas prolificações, continuam brancos. Nem ha a certeza de que adquirirão, lentamente e com o tempo, a còr das raças locaes, por não serem constantemente renovados pela união sexual com outros brancos recentemente immigrados:—se este retrocesso ao typo primitivo local é certo para as familias cruzadas, não o é para as de uma mesma raca, não local, a exemplo do negro e do amarello que permanecem taes em qualquer latitude, desde que não cruzam com individuos de outra raça. Na Asia, ha portuguezes, hespanhóes, francezes, inglezes, hollandezes. Na Africa, e exactamente na parte extrema meridional, ha francezes, hollandezes, inglezes, além dos portuguezes. Na America, vivem brancos em toda a sua extensão, de norte a sul. Na Australia, pertencente á Oceania, vivem, além de outros, inglezes e hollandezes. Está, em summa, muito provado que os individuos das tres raças aclimatam-se e prolificam, puros ou cruzados, em qualquer parte da terra, sem embargo da diversidade das condições de vitalidade: mostrando-se ainda nisto a differenca entre o homem, creatura superior e privilegiada (\*), e os outros animaes cujo desenvolvimento physico, em todas as regiões do globo, acompanha o das naturezas vegetaes.

<sup>(\*)</sup> LINNEU, Systema naturæ, e Cuvier, Suites à Buffon, e, após elles, outros naturalistas e anthropologistas, classificaram o homem no reino animal. Linneu o collocava entre os primates, confundindo-o com os macacos; Cuvier, entre os bimanos, que é a primeira familia da ordem dos mammáes fissipedes, expellindo o macaco para a classe dos quadrumanos.

Mas, o homem é um ente superior a taes classificações zoologicas; foi creado á imagem de Deus; possúe faculdades que o trazem incessantemente em relações espirituaes com o Creador. Santo Athanasio, ensinando que « Deus e o homem não fazem senão um Christo, como a alma racional e a carne não fazem senão um homem », affirmava um axioma em philosophia, ao mesmo tempo que um dogma em theologia. Buyron, e depois A. de Quatrefages, repellindo a classificação do homem na animalidade, honraram a especie humana.

Tambem as linguas, por poderem ser reduzidas a tres grupos fundamentaes, o das monosullabicas, o das agglutinantes, e o das de flexão, têm sido consideradas como correspondendo de certo modo e sob varias relações aos tres typos physicos ou as tres raças humanas: mas, bem examinadas essas relações de correspondencia, que aliás não é senão apparente. os entendidos na materia hão julgado não quadrarem as linguas com os limites ethnographicos das tres racas. Assim: ao passo que na Europa são falladas linguas de flexão, tambem o são no sul da Asia, e no valle do Nilo, em Africa: e (acreditando no que affirmon o abbade Ch. Brasseur DE BOURBOURG em suas elogiadas obras sobre as linguas na antiga America) até no Mexico e Perú. As monosullabicas não são falladas senão no centro da Asia, isto é, na China; e tambem no reino de Siam, e em outros paizes sob a influencia da civilisação chineza (\*). Os demais povos de raça amurella, na America (\*\*) e em outros continentes e ilhas, fallam linguas agglutinantes (\*\*\*); e egualmente as fallam os povos negros da Africa.

<sup>(\*)</sup> O padre Gainet, La Bible sans la Bible, V, diz que as linguas do extremo Oriente derivam todas da familia monosyllabica fallada na China. Confira-se Malte-Brun, citado pelo padre Gainet.

Segundo Couto de Magalhaes, O Selvagem do Brazil, II, o tupi primitivo era quasi monosyllabico. O quasi é tudo ahi; e, pois, o tupi já era então lingua agglutinante.

<sup>(\*\*)</sup> O já citado Gainet, La Bible sans la Bible, V, apoiando-se no cardeal Wiseman, em Humboldt, e em tantos outros, affirma:

a) Affinidade real entre todas as linguas da America; e, onde a structura das palavras resiste á unidade, as regras grammaticaes e o genio da lingua reatam os fios apparentemente interrompidos.

b) Semelhanças entre as linguas da America e as dos outros continentes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Por isso, e pela semelhança de feições (segundo as estampas de L. Figuier, As raças humanas), entendemos que a povoação da America, logo que a Asia, assás povoada, começou suas expansões, foi feita pelo estreito de Bhéring por samoyedas, produzindo os esquimáos, ao norte da America, e estes, descendo do norte ao sul em ininterrompidas migrações, cruzaram-se com polynesios emigrados da Nova-Zelandia e de outras ilhas da Oceania. E, pois, os indigenas da America têm essas duas origens: os do norte, o ramo hyperboreo da raça amarella, e não o ramo

Tão insoluvel como a da formação inicial das raças humanas — é a questão da prioridade de uma dellas.

Uns sustentam que foi branco o primeiro casal humano; outros, ao contrario, entendem que foi preto; em maioria, porém, estão os que affirmam que foi amarello (\*), adduzindo em seu apoio as cosmogonias de varios povos sobre Adam, o homem fabricado de barro vermelho (\*\*). Os argumentos multiplicam-se e cruzam-se em todos os sentidos; mas, afinal, a questão resurge desse cháos scientífico tão incolume e tão inteira, como de antes, sem a minima arranhadura. (\*\*\*)

Todavia, a sciencia moderna não se dá por impotente; e, collocando montes sobre montes, ainda na esperança de devassar no passado todos esses mysterios de Deus, pretende ao mesmo tempo saber no futuro qual das tres raças triumphará, para povoar, só ella, a terra toda.

sinico (chinez e japonez), como alguns querem fazer crêr; os do sul, o ramo polynesio da raça maláia. Os chins têm encontrado nos Estados-Unidos e no Perú a repulsão dos indigenas. Além disso, falta nos indigenas da America a obliqua collocação dos olhos do ramo sinico; e tambem não apparecem alguns dos costumes dos povos da China e do Japão, que representariam a tradição nas gerações.

<sup>(\*)</sup> Amarello ou vermelho equivalem-se para determinar a côr deste terceiro grupo humano.

<sup>(\*\*)</sup> Parece, com effeito, que a raça amarella foi a primitiva; depois, a preta; depois, a lranca. E diz A. Quatrefages, L'espèce humaine:

A linguistica como que confirma este modo de vêr. As linguas monosyllahicas, accusando os primeiros balbuciamentos da linguagem humana, não existem senão nas raças amarellas (bem entendido, da Asia). Todas as raças negras e os brancos allophylos fallam linguas agglutinativas, correspondendo á segunda fórma dada pelo homem á expressão de seu pensamento. Os arianos e os semitas fallam linguas de flexão.

<sup>(\*\*\*)</sup> Entretanto, ha um elemento natural que decide fundamentalmente em favor da raça amarella ou vermelha. Segundo C. F. Burdach, Anthropologie, «todas as creanças no seio materno e ainda ao mascerem têm côr avermelhada, que em poucos dias é perdida», e, conforme derivam de cada uma das raças, adquirem a respectiva côr, se não são productos de cruzamento. Mas, a observação de Burdach carece de correcção. Só o branco, quando sahe do utero materno, é muito vermelho. O negro nasce alvação. O individuo de raça amarella nasce amarello, ligeiramente avermelhado; isto é, em sua côr natural.

Segundo o já citado Quatrefages, L'espèce humaine, o amarello entra sempre no pigmento cutáneo como elemento colorante, qualquer que seja a raça do individuo. E isto, diz elle, tem sido observado ao microscopio.

Ora, além de ser fundamental essa côr, e talvez por isso, os phenomenos do cruzamento mostram-n'a invariavelmente nos productos mistiços. (\*)

<sup>(\*)</sup> Ha opiniões que consideram feridos de futura esterilidade, após algumas gerações, os cruzamentos. Mas, se isto é verdade quanto aos cruzamentos com a raça negra, que, em menos de tres seculos. a continuar a colonisação de europeus na Africa e em Australia, terá desapparecido do mundo, não o é quanto ás uniões das raças branca e amarella, se forem santificadas pelo casamento christão e se, durante este, não forem infringidos os deveres conjugaes, sobretudo o da reciproca fidelidade. O que enfraquece as raças é sua syphilisação; e esta provém, não só da rareza das uniões legitimas, senão tambem da infracção daquelles deveres. Uma vigorosa e bem seguida disciplina moral fortifica as familias, sejam puras, sejam cruzadas. Não ha melhor depurativo do sangue; não ha melhor regulador dos nervos: não ha melhor syndesmóse para os ossos. A virtude, por isso mesmo que é uma grande força moral, é tambem um enorme poder physico. A esterilidade, pois, quando não é o resultado de casamento entre parentes proximos, é effeito apenas do virus syphilitico, adquirido directamente, ou transmittido hereditariamente; — não cruzamentos.

O bom producto dos cruzamentos entre branco e amarello foi observado pelo padre P. F. X. de Charlevoix, quando em 1720 missionou no Canadá; e assim o relata em sua Histoire de la Nouvelle France:

«Les Canadiens, c'est-à-dire les créoles du Canada, respirent en naissant un air de liberté qui les rend fort agréables dans le commerce de la vie....
Tout est ici de belle taffie et le plus beau sang du monde dans les deux sexes.»

Concorda o abbade Ferland, Le Labrador, notes et récits de voyage.

C. Jannet, em artigos inseridos no Correspondant, 25 de Maio e 10 de Junho de 1881, já citados, sob o titulo La race française dans l'Amerique du Nord, escreveu: « Les metis sont un des exemples les plus frappants des bons effets du croisement, quand il se fait entre deux races bien douées; leur vitalité contraste avec la rapide decroissance qui frappe depuis plusieurs siècles les tribus de peaux-rouges. >

Em verdade, só os vicios esgotam as raças. Haja moralidade, a começar de cima; a benção de Deus não se fará esperar, para dar ás familias a graça da boa fructificação. Mal irá a nação, cujo governo sóe descurar a moral, favorecendo o erro, honrando o vicio, e, por cumulo, propagando a sciencia sem Deus.

Assim, pois, não só a raça amarella pura foi a primeira, constituindo o typo originario, mas tambem será a ultima, constituindo o typo final. Tanto a raça preta, como a branca, e todas as intermediarias, serão eliminadas pela guerra, pela peste, e mais vastamente pelo cruzamento, este operando a absorvencia, esta produzindo a assimilação. (\*)

Não passará isto talvez de uma conjectura. Em todo o caso, a raça amarella pura, afinal triumphante, não será certamente a do ramo sinico e de seus co-generes, ou mesmo a denominada vermelha, do ramo americano. Na immensa confusão dos povos, impellidos uns contra os outros, ou arrastados uns para os outros, essa raça amarella será necessariamente o ultimo producto refinado dos successivos cruzamentos das raças actuaes. (\*\*)

Seja, porém, amarella ou branca a raça que afinal triumphe, é licito acreditar que essa unidade de côr coincidirá

<sup>(\*)</sup> Em geral os europeus querem que o typo final seja a raça branca. Por essa opinião, são elles suspeitados de pleitearem causa propria; mas, o escriptor desta obra, por entender que prevalecerá a raça amarella, não incorre na mesma censura, porque é branco como em geral os europeus latinos, ainda mesmo que tenha nas veias algum sangue americano, se por fortuna o tiver.

<sup>(\*\*)</sup> P. J. PROUDHON, Essais d'une philosophie populaire, V, 4, 28, professa o systema das raças locaes, sem examinar porém « si les differentes races sont originairement sorties de la même souche, et comment ensuite, sous la influence du climat, elles ont reçû leurs physionomies respectives ».

Com estas idéas (a fim de concluir que o indigenato é a unica verdadeira fonte juridica da posse territorial), e depois de affirmar, sem todavia provar, que o caucasio nunca conseguio perpetuar-se no Egypto, e por egual as raças do norte da Europa na Algéria, e, mais, que o anglosaxonio adquire outra physionomia na America do Norte e torna-se alli pelle-vermelha, accrescenta: «Quant aux croisements, là où ils peuvent s'opérer, loin de détruire l'indigénat, ils ne font que le rafraîchir, lui donner plus de ton et de vigueur: on sait aujourd'hui que les sangs se mêlent, mais ne se fusionnent pas, et toujours une des deux races finit par revenir à son type, et absorber l'autre. »

E' mais uma opinião que, embora não aceita por nós, aqui deixamos registrada; se bem que não seja de especialista.

com a unidade de fé (\*), quando, segundo as promessas de Jesus-Christo, estiver completa a evangelisação do mundo e fòr pleno seu reinado, não existindo mais que um só rebanho e um só pastor. (\*\*)

Não vamos adiante.... A exemplo de Malebranche, não admittimos como sufficientemente estabelecida a demonstração da existencia do mundo exterior. em contrario á narração biblica (\*\*\*). Em vão a anthropologia experimental apresenta-se para desmentir a anthropologia revelada. Em vão mesmo uma anthropologia denominada pre-historica, sem outros documentos que ossos e silex descobertos em cavernas e em camadas stratificadas do solo, ostenta egual proposito, pretendendo que os primeiros seculos devem ser divididos em edades successivas da pedra bruta, da pedra polida, dos metaes, e que os homens primitivos foram selvagens. O testemunho dos Livros Sagrados é irrecusavel. Ante essa massa enorme de mysterios, em cujo redór doudejam denominados sabios, vêmos perfeitamente Deus presidindo a creação, desde o inicio do mundo. Nem sem Deus a comprehendemos; e, se fòra necessario provar que Elle existe, o melhor argumento seria a mesma creação. Já um illustre e verdadeiro sabio, o padre A. Secchi, cançado do tentamen de devassar alguns daquelles mysterios, perguntára a si mesmo « se a admiração não é a unica homenagem que o homem póde prestar ao Creador ». O celebre L. Agassiz não duvidou proclamar que « tudo no mundo foi feito por

<sup>(\*)</sup> Segundo F. HETTINGER, Apologia do Christianismo, III, 5, é sobre o principio da unidade natural que se funda essencialmente a unidade espiritual do genero humano ; e mais adiante accrescenta: « A unidade do sanque é a explicação e justificação da unidade do espirito e do amor; porque o principio determina o fim, e a origem o intento. »

Talvez que F. Hettinger não quizesse levar até á unidade de cir essa sua these. Mas a re-unificação do sangue não importará a re-unificação da cór?

<sup>(\*\*)</sup> S. João, X, 16.

<sup>(\*\*\*)</sup> Será util lêr o abbade Moigno, Les splendeurs de la foi: 4 vols., Paris, 1879. Obra magnifica e completa.

um Espirito ante o qual o homem não póde senão humilhar-se, para reconhecer com uma gratidão ineffavel as prerogativas com que foi dotado, além da promessa de uma vida futura ».

A humanidade, pois, fechando os ouvidos a esse charivari scientifico que ousa negar a intervenção divina na creação, não tem senão que elevar, bem alto, a Deus uma immensa e continua doxologia (\*); até que, na phrase mysteriosa de S. Paulo (\*\*), a figura deste mundo passe, e com ella todas as illusões e todos os orgulhos.



<sup>(\*)</sup> Considerado o effeito da rotação da terra, e mais o facto de ser consummado o sacrificio da missa desde a madrugada até ao meio dia, por milhares de sacerdotes, em todo o globo, ha sido demonstrado que, durante as minimas divisões das vinte quatro horas correspondentes ao dia astronomico, é elevado da terra para o Céo o Gloria in excelsis Deo. Sem a minima interrupção, formando um unico som até á consummação dos seculos, o será quando fôr completo neste mundo o reinado de Jesus-Christo. Que grandeza! Que sublime mysterio!

<sup>(\*\*)</sup> S. PAULO, 1.a, Corinth., VII, 31.



## CAPITULO SEGUNDO

## OS INDIGENAS DO BRAZIL

O primeiro topico de que havemos de tratar na historia do Brazil é dos indios. Elles pertencem tanto a esta terra como os seus rios, como os seus montes, como as suas arvores; e por ventura não foi sem motivo que Deus os constituio tão distinctos, em indole e feições, de todos os outros povos, como é distincto este clima de todo e qualquer outro clima do Universo.

Elles foram o instrumento de quanto aqui se praticou de util e de grandioso; são o principio de todas as nossas coisas; são os que deram a base para o nosso caracter nacional, ainda mal desenvolvido. E será a corôa da nossa prosperidade o dia da sua inteira rehabilitação.

A. Gonçalves Dias, Introducção aos Annaes historicos do Maranhão—por Berredo.

Não entra no plano deste pequeno livro examinar—se o continente da America surgio do meio das aguas oceanicas muito posteriormente aos da Europa, Asia e Africa, ainda que é muito provavel que fosse o ultimo a povoar-se. O illustre A. Humboldt deixou demonstrado que « em virtude das leis hydrostaticas, não é possivel uma inundação geral,

sem o ser simultanea em todas as partes do globo terrestre e em todos os climas, e que o mar não poderia cobrir as planuras immensas do Orenóco (\*) e do Amazonas, sem devastar, ao mesmo tempo, os territorios proximos do Baltico. Além disso, « o encadeamento e a identidade das camadas horisontaes e dos restos organicos de animaes e de plantas, desde tempos antediluvianos, provam que foi simultanea, em todas as partes da terra, a formação de grande numero desses depositos.

Tambem não é nosso proposito investigar a origem e o gráo de desenvolvimento da civilisação astéca no Mexico, quichua no Perú, muysca em Popayan; nem as presumidas relações, anteriores ao seculo IV, entre a America occidental e o Japão, a China e outros povos da Asia oriental, por causa de analogia de monumentos, mythos, calendarios, e mais ainda de consonancia de raizes nas linguas: nem mesmo as tradições dos seculos IX — XI, quanto a relações da Islandia com a Græland, e quanto a desembarques de audaciosos maritimos scandinavos nas costas do Labrador, ou mesmo quanto á empreza colonial do legendario Madoc, do paiz de Galles. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Quem quizer conhecer as nascentes do rio Orenóco, consulte a obra de R. H. Schomburgk, View in the interior of Guiana, e os Quadros da natureza, de A. Humboldt.

<sup>(\*\*)</sup> A. C. P. DE SOTTO-MAIOR, Os Estados-Unidos, I. — Lisbôa, 1877.

Segundo a tradição, « Madoc emprehendera differentes viagens de longo curso com o rumo do occidente, e em uma dessas expedições fizera a descoberta de um magnifico e immenso paiz ». Accrescenta a chronica de Galles « que o referido Madoc voltára á terra natal, e, convocando os parentes e amigos, com elles partira novamente para aquellas regiões, a fim de fundar uma colonia; nunca mais havendo noticias de taes aventureiros ». A legenda dá este paiz desconhecido como sendo a America, descoberta posteriormente por Christovam Colombo.

Acerca das relações de normandos ou scandinavos com a Islandia, Grælandia e Vinlandia, é instructivo lêr as Antiquitates americana, publicadas em Copenhague, sob os auspicios da Sociedade Real de Antiquarios do Norte, por Carlos Christiano Rafn; e os Rapports ethnographiques deste sabio investigador.

Todas essas questões são problemas e hypotheses; nem teriamos elementos bastantes para dar-lhes soluções, mesmo que nos emmaranhassemos nas multicores e contradictorias descripções de viajantes de todas as especies, cada qual com seus factos observados, porém tambem com seus enredos imaginarios.

Mas, devemos examinar a origem da povoação da America (\*). Temos por cousa provavel que o continente

Segundo essas Antiquitates americanæ e os Relatorios ethnographicos, o Gabinete de antiguidades americanas > tem a tarefa principal de tornar certo por provas ostensiveis, que, cinco seculos antes de Christovam Colombo, ilhas e costas septentrionaes da America haviam sido exploradas por normandos e scandinavos; sendo indubitavel que até a Dinamarca teve naquella região uma colonia, e mesmo bispos christãos. O dinamarquez GARDAR, descendente de uma familia suéca, foi o primeiro dos normandos que em 863 descobrio a Islandia. O mais celebre desses exploradores teria sido Thorfinn Karlsefne, islandez, que, segundo as chronicas antigas, contava, entre seus antepassados, dinamarquezes, suécos, noruégos, escocezes e irlandezes, alguns dos quaes de stirpe régia. Em 1006, visitando a Grælandia, casou-se com Gudrida, viuva de Thorstein, filho de Erico — o roxo. Fizeram uma viagem á Vinlandia; e deram-lhe esse nome, por ahi existir abundancia de parras silvestres ou sem a minima cultura. Tiveram em 1008 um filho, SNORRE; do qual descenderam as principaes familias da Islandia. E um de seus netos foi o celebre bispo THORLAK RUNOLFSON, que publicou o primeiro codigo ecclesiastico para a Islandia

A SOCIEDADE REAL DE ANTIQUARIOS DO NORTE, entre cujos socios está mencionado D. Pedro II, Imperador do Brazil, tem prestado muitos serviços, com essas investigações, á ethnologia americana; mas não poderá tirar a Christovam Colombo a gloria da descoberta.

E' notavel que, só no Brazil, este assumpto seja descurado,—até ao ponto de permittirem-se publicações officiaes de historia, de geographia, de ethnographia, de sciencias naturaes, sem as denominações indigenas, porque as obras são fabricadas com erradas investigações e com estudos phantasticos de viajantes estrangeiros, e estes, quando não corrompem os nomes tupi, os substituem por outros da lingua propria; se não da latina, ou da grega, quando é o caso das taes classificações scientificas. Em que epocha o governo quererá comprehender que o Brazil é uma nação americana, e não um prolongamento da Europa? A nação brazilica ainda não está refeita....

(\*) Só os polygenistas podem admittir na America uma raça autóchtone; isto é, sem descender de Adam e Eva.

Consideramos indigenas ou aborigenes somente os primeiros povoadores do territorio, á proporção que as raças se iam expandindo e da America meridional foi, em tempos de impossivel averiguação, invadido por habitantes das ilhas da Oceania, mais
proximas á costa occidental. Basta comparar os usos e os
costumes dos povos daquellas ilhas com os usos e os costumes
dos indios da America. A tatuagem ou a operação de
desenhar, por sulcos abertos na cutis, pinturas variegadas (\*);
os enfeites de pennas; as gargantilhas de dentes; o fetiche
do jarde verde; a superstição ligada aos amuletos de ossos

dilatando, e senhoreando o sólo. Os que vieram depois, podem ser conquistadores, não são com certeza indigenas ou aborigenes, se não são da mesma sub-raça ou da mesma raça dos primeiros.

Os indigenas ou aborigenes do Brazil são os tupis, os caribs, e os respectivos cruzamentos.

(\*) Parece que, depois da communicação com os missionarios catholicos, e portanto já desde o seculo XVI, á proporção que se estendia aquella communicação, a tatuagem desapparecia successivamente das nações indigenas do Brazil.

Os missionarios catholicos não cessavam de prohibir esse costume barbaro, condemnado por Deus, como vê-se no Levitico, XIX, 28, e XXI, 5: Non incidetis carnem vestram, neque figuras aliquas, aut stigmata facietis vobis;.... neque in carnibus suis facient incisuras: e também no Deuteronomio, XIV, 1: .... non vos incidetis.

Segundo narra o padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil, I, 14, « os córtes e os recórtes no corpo eram lindissimos; e não costume só dos homens, senão tambem das mulheres, com a differença unica de que os homens rabiscavam o corpo inteiro, e as mulheres apenas desde o umbigo até as coxas». Serviam para isso dentes agudos de algum animal; por exemplo, a cotía. Sobre a chaga era applicada uma especie de gomma queimada, reduzida a carvão, para deixar indeleveis os córtes e os recórtes.

A ser exacto o que escreveu o padre Ivo d'Ereux, os indios praticavam a tatuagem, para significarem o pezar pela morte dos paes, ou para representarem o protesto de vingança contra os inimigos, de sorte que, quanto mais stigmatisados, mais valentes e heróes eram reputados.

Comparando aquellas Leis de Moysés, já supracitadas, com essas explicações dadas pelos indigenas do Brazil, devemos acreditar que as migrações para as ilhas entre a Africa oriental e a America occidental foram anteriores a aquelle Legislador; porquanto as incisões no corpo, prohibidas por Moysés, tambem eram feitas no Egypto em signal de pezar por algum morto, super mortuo. Este costume poderá tambem ser o fio para ser bem investigada a origem certa dos povos da America.

humanos; o uso de uma massa de pedra (\*), fixada ao pulso por um amarrilho, com a qual esmigalhavam, nos combates corpo a corpo, o inimigo; a maneira de fabricar, de um só madeiro ou de um unico tronco, embarcações de mais de sessenta pés de comprimento, bem como o modo de aprestal-as para a navegação; as danças, sempre allegoricas á guerra, a sacrificios, a funeraes; a fórma hierarchica e electiva do governo; e muitos outros signaes: tudo isso foi encontrado na America, especialmente na região entre o rio Amazonas e o rio da Prata, segundo a descripção feita por Pero Vaz Caminha, em sua tão celebrada carta de 1.º de Maio de 1500, e conforme as noticias deixadas pelo padre Antonio Vieira e por muitos outros missionarios da Companhia de Jesus. (\*\*)

Muito naturalmente essas migrações polynesias teriam povoado a costa occidental da America meridional; e, multiplicando-se, teriam arremessado, pelo isthmo de Panamá, para a America septentrional muitas tribus que alli se estabeleceram e prolificaram. Ao mesmo tempo, migrantes

<sup>(\*)</sup> Tinha esta clava, ou massa, quatro faces, com ornatos, e mais delgada e arredondada no cabo; e era denominada tamarana.

Quando em fórma de remos ou pás, e com gumes, as denominavam tangapema. O padre Antonio Vieira escreveu fangapema.

Não é exacto que sejam denominadas cuidarú, no Amazonas, como Varnhagen escreveu. Os cuidarú são umas armas curtas, em fórma de lancas.

<sup>(\*\*)</sup> A. DE QUATREFAGES, L'espèce humaine, XVII, combatendo a opinião dos que entendem que as ilhas da Oceania teriam sido povoadas por tribus oriundas da America, produzio uma falsa razão: « cette hypothèse est en contradiction trop évidente avec tous les caractères physiques, linguistiques et sociaux, qui rattachent les Polynésiens aux races malaises autant qu'ils les éloignent des Américains. »

De que povos, pois, procederiam os americanos, a ser exacta a argumentação daquelle anthropologista, quanto a esse antagonismo das raças polynesia e americana?

Tal argumentação, porém, assenta em um falso supposto: o antagonismo. Além de que, se a migração para as ilhas da Oceania veio do occidente para o oriente, segundo elle affirma, explicada fica a natural expansão para a America.

samoyedas, atravessando o estreito de Bhéring, teriam produzido os esquimáos (\*); e tribus dessa familia hyperborea, e talvez mesmo muitas da familia mongolica, teriam descido para o sul e encontrar-se-hiam com outras da familia polynésia, operando entre si vastos cruzamentos e uma reciproca assimilação de usos e de costumes. (\*\*)

E' facil comprehender os effeitos desses cruzamentos entre sub-raças, ainda que um pouco proximas pela côr, mui distantes pelos usos, costumes, mythos, e civilisações. O producto desses cruzamentos installar-se-hia no Mexico; dahi expandir-se-hia para o sul, pelo isthmo de Panamá, e fixar-se-hia na região ao norte da serra Pacaraima, e tambem na região da vertente occidental dos Andes, deslocando e impellindo para c valle do Amazonas (\*\*\*) os indigenas que já ahi encontraram e que não quizeram submetter-se ao regimen novo. Estes, por sua vez, encontrariam naquelle valle os caribs, tambem expulsos da costa oriental da America septentrional, e forçados por isso a atravessarem o mar das Antilhas, para installarem-se ás margens do rio Orenóco, e nas Guianas. (\*\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Os esquimáos receberam o costume ou o uso das pedras no rosto, e a tatuagem, quando se cruzaram com os invasores que iam do sul.

<sup>(\*\*)</sup> Os samoyedas professaram sempre rigorosamente a lei da exogamia. Sua invasão na America septentrional, pelo estreito de Bhéring, foi portanto a necessidade dos casamentos fóra da tribu.

<sup>(\*\*\*)</sup> O padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brasil em 1613—1614, refere que os tupinambás no Maranhão tinham a crença de que seus antepassados estavam sepultados além dos Andes. Os indigenas do Brazil em geral não designavam seus antepassados acima dos bis-avós e ter-avós senão pela phrase—Cenondé goára etá, isto é, cenondé, « primitivo gerador », goára, « não do lugar, mas ahi habitando », etá, que é signal de plural.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Em que epocha? Ninguem o poderá dizer. E', porém, licito acreditar que, dadas as leis synchronas, aquellas transformações no Mexico, em Popayan, no Perú, se teriam operado no seculo VII, coincidindo com o mahometismo; e que as descidas dos caribs e dos tupis

Estes caribs, oriundos do sul da Florida, na America septentrional, depois de installados ás margens do rio Orenoco e na região das Guianas (\*), vieram descendo, do norte para o sul, até á margem septentrional do rio Amazonas (\*\*). Ahi, propagando-se para o lado oriental, teriam sido encontrados por aquelles tupis, vindos do occidente: dahi a lucta durante annos, e talvez seculos, até que, vencidos, e forçados á dispersão, uns lá ficaram ao norte do Amazonas, nas

para o valle do Amazonas teriam sido nos seculos X - XII, coincidindo com o desmembramento do imperio arabico.

Acreditando no synchronismo, talvez possamos affirmar tambem que a invasão da America septentrional por tribus do ramo hyperboreo coincidio com a invasão dos barbaros na Europa, nos seculos III—IV.

- (\*) Escrevemos Guianas, para que sejamos comprehendidos: mas o nome exacto é Goiá-nà. A tribu Goiá-nà deu o nome a essa região.
- (\*\*) Segundo o padre José de Moraes, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará, o rio Parauá communica, pelo rio Caurá, o rio Orenóco e o rio Negro. «Fórma elle a figura de meia lua, e desta meia lua desce um braço (hoje Caciquiary ou Quixiquiary) que corre para o rio Orenóco, e outro que desagua no rio Negro.... A fórma da communicação julgo eu que é por estar o rio Parauá em tal posição e altura da terra, que desagua para ambas as partes, isto é, para a parte do norte do Orenóco, e para a parte do sul do Amazonas.

Segundo o padre Ayres do Casal, Corographia Brasilica, II, tratando da provincia de Guyanna, « na margem septentrional do rio Negro, está a embocadura do chamado rio Cassiquiary, que é um canal de 50 leguas (segundo dizem), despresadas as suas nunerosas e grandes reviravoltas, aberto pela natureza para communicar o rio Orenóco com o Amazonas». O padre José de Moraes, porém, affirma; e até menciona o facto da viagem de um missionario na mesma canóa, de uma região para outra.

Por outro lado, A. Humboldt descreveu outra curiosidade: «Não é possivel, com effeito, ir mais além para o oriente, sem atravessar o leito do rio Branco, que corre de norte a sul, no leito do alto Orenóco, entretanto que o proprio alto Orenóco dirige-se, a mór parte das vezes, de éste para oeste.»

O rio Negro era e é Guainy, em sua vertente; Ueniá, desde que recebe as aguas do ribeiro Caciquiary, até encontrar a fóz do Yauary, ou Yaupés; Guyury, desde ahi até desaguar no Amazonas.

Suas aguas são escuras; e parece que pouco piscosas. As margens deste rio são desertas de pragas e de qualquer caça.

Guianas, e outros continuaram a migrar para o sul, pelos rios Tocantins e Araguaya, formando algumas aldêas nos sertões entre aquelles dous rios (\*). Perseguidos pelos goiá, e pelos goiá-nà, procedentes dos goiá, vindos pelo Orenóco, cruzados com tupis, na região entre os rios Xingú e Tocantins, os quaes subiram logo depois o rio Araguaya, — aquelles caribs, em grande numero, foram forçados á deslocação, e dividiram-se:

- a) Os que passaram para a margem direita ou oriental do rio Tocantins, e atravessaram a serra de Taguatinga, são os aymorés ou gaymures (\*\*), tambem denominados botocudos (\*\*\*) pelos portuguezes; os quaes, depois de fixados ás margens do rio S. Francisco, prolificaram até o littoral.
  - b) Os que, em maior numero, tendo abandonado

Este escriptor, no livro quarto daquella obra, cap. 2.º, sempre que refere-se a esses selvagens aymorés, os nomeia gaymures. E' o mesmo nome.

(\*\*\*) Estes eram da mesma procedencia daquelles quasi brancos de Goyaz. Se não pintassem o corpo, mostrariam a pelle quasi branca.

Os descendentes dos caribs, desde a região amazonica até á lagôa dos Patos, offerecem esta differença dos tupis. Estes são côr de cobre com alguns laivos de vermelho. Aquelles têm a côr amarella clara. Os cruzamentos de tupi com carib produzem o typo amarello—côr de canella; e é este que mais abunda no norte do Brazil. No Pará são classificados os tupis escuros e os tupis brancos, conforme são da raça pura ou dos cruzamentos com caribs.

E' possivel que, sendo verdadeiras as tradições do legendario MALOC, do paiz de Galles, e tambem de desembarques de scandinavos na Græland e no Labrador, os caribs descendessem do cruzamento desses europeus com indigenas, cujo producto seria quasi branco. Na lingua tupi, cariba significa « branco ». Ao « branco europeu » denominavam caribatinga. E tambem caraiba.

<sup>(\*)</sup> E' essa a razão, por que são encontrados nessa região indios quasi brancos; sendo notavel que as mulheres têm fórmas regulares, delicadas, bellas, pés e mãos pequenos, olhos azues, cabellos finos e lisos.

<sup>(\*\*)</sup> O padre Fernão Guerreiro, Relação annual das cousas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus nas partes da India Oriental, e no Brazil, Angola, Cabo-Verde, Guiné, nos annos de 1602 e 1603. Lisbôn: 1605.

aquelles sertões aos goiá (\*), que alli installaram-se e deram a essa região seu nome (\*\*), continuaram a ser acossados dos goiá-nà (\*\*\*), pelo rio Araguaya ácima, até transporem a serra divisoria das aguas e alcançarem o rio Paranahyba. Ahi os goiá-nà preferiram ficar, para derramarem-se pacifica e lentamente pelos valles do Mogy-guassú e do Anhemby ou Tieté, até os campos de Pirá-tininga e a serra de Paranapiacaba, onde Martim Affonso de Souza os encontrou em 1531; e os perseguidos, com o nome de carib-óca (\*\*\*\*),

Passados alguns seculos, algum dos taes descobridores de homens fosseis, nesse futuro tempo, encontrando dous esqueletos no Brazil, em Goyaz, um goiá, e outro chavante, contrastes em corpulencia, julgará que são de duas epochas diversas, e phantasiará sobre isso systemas; — nem julgará possivel que os goiá hajam cruzado com os tupi-nà-abá, produzindo 08 goiá-nà, corrompido para guayanás, como adiante confirmamos e explicamos.

(\*\*) O nome de Goyaz não teve outra origem. Estando despovoado o territorio da America meridional, os fugitivos ou transmigrados para o sul, á proporção que se installavam em algum lugar, o faziam conhecido, ou por um nome tirado das condições physicas locaes, ou por um que designava a geração delles.

Mais ao sul, os caá-y-apó deram o nome a uma serra. O caá-y-apó significa « oriundo de mattos alagadiços », alludindo á região das Guianas. A significação dada por Varnhagen, que escreveu ca-iapó, « salteadores do matto », não é exacta; nem teria explicação, tratando-se de silvicolas.

- (\*\*\*) Escrevem guayanás, porque assim o escreveram os chronistas, desde a descoberta de Pirá-tininga, 1531. O nome exacto é guá-nà, isto é, « proximos ou parentes dos goiá ». Os goiá eram tribus procedentes do archipelago de Bahama ou, melhor, Antilhas; e perseguidas pelos caribs. As que cruzaram com tupis denominaram-se goiá-nà; que, por isso, eram tambem tupi-nà-kì. Por egual, tupi-nà, « parentes de tupi ».
- (\*\*\*\*) Os portuguezes pronunciaram carijós: e os hespanhóes, carrioces. Por egual, typi, tupi. No plural, tupis, á portugueza.

VARNHAGEN escreveu caryyos.

Adiante, será explicada a razão da denominação carib-óca.

<sup>(\*)</sup> Alguns escrevem Guayazis. Segundo A. Alcedo, em seu Diccionario geographico e historico da America, são cruzados com tupi-nà-abá. Ao padre Christoval de Acuña, conforme refere este no Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, n. 70, disseram os tupi-nà-abá « que cercanos a su habitacion, a la vanda del sur en tierra firme, viven, entre otras, dos naciones; la una de enanos tan chicos como criaturas muy tiernas, que se llaman Guayazis....»

que significa « descendentes de brancos », em contraste com os tupis, « da primitiva geração », descendo esse mesmo rio Paranahyba, no ponto em que é nomeado Paraná, derramaram-se entre os rios Iguassú e Uruguay, occupando todo esse territorio até o littoral, desde o sul de Cananéa até a lagôa dos Patos, onde Martim Affonso de Souza tambem os encontrou em 1531. (\*)

Ao mesmo tempo que a lucta, travada no valle do Amazonas entre tupis e caribs, espalhava tribus destes pelos rios Tocantins e Araguaya ácima, a noticia de tal guerra detinha, na fóz do rio Cayari (\*\*), outras levas de tupis, que vinham tambem do occidente, como os anteriores. Estes, por instincto natural, seguiram o curso deste rio, para o sul, deixaram-n'o na parte em que era denominado Beni, e tomaram as aguas do rio Aporé (\*\*\*); deixando tambem de seguir o curso do rio Mamoré, porque evitavam sempre

<sup>(\*)</sup> Diogo Garcia, Memoria de la navegacion.... en el año de 1526 e 1527, escreveu, com referencia a 1527: « De aqui partimos mediado el mes de Enero del dicho año,.... e andando en el camino llegamos a un rio que se llama el rio de los Patos, que está a 27 grados, que ay una buena generacion que hacen mui buena obra a los cristianos, e llamanse los Carrioces.... » Patos, era o nome de uma tribu.

E' nessa Memoria que Diogo Garcia escreveu: « en S. Vicente, questá en 24 grados, vive un bachiller e unos yernos suyos, mucho tiempo ha, que ha bien 30 años; e ali estuvimos hasta 15 de Enero del año seguiente de 27; .... y está una gente ali con el bachiller que comen carne umana, y es mui buena gente, amigos mucho de los cristianos, que se llaman Topies. >

Esta carta teria sido escripta depois de 1531, quando já era conhecido o nome do porto de S. Vicente? Ou, como parece muito provavel, esse porto de Diogo Garcia era, mais ou menos, em Cananéa? Nesse lugar, mais ou menos, Martim Affonso de Souza encontrou tambem em 1531 o tal bacharel.

<sup>(\*\*)</sup> Já o padre Christoval de Acuna, Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amasonas. n. 68, em 1639, denominava Madeira este affluente do grande rio: «.... llamado assi de los portugueses, por la mucha y grueça (madera) que traia quando le passaron; pero su nombre proprio, entre los naturales que le habitan, es Cayari.»

<sup>(\*\*\*)</sup> Depois denominado geralmente Guaporé. Os hespanhóes o chamavam Ithenez.

dirigir-se para o occidente, onde estavam os invasores que haviam obrigado sua raça á deslocação. Nesse trajecto, foram augmentados com as tribus de antis (\*), tambem forçados ao exodo. Chegando ás cabeceiras do Aporé, transpuzeram, por instincto de segurança, a serra de Aguapehy, passando pelos famosos campos dos Paricys (\*\*) que formam a divisão das aguas entre as bacias do Amazonas e do Prata: e. descendo aquella serra para o oriente, encontraram o rio Jaurú, que desagua no rio Paraguay. Foram estes tupis, cruzados com os antis, se por ventura não eram da mesma familia, que constituiram a nacão quarani (\*\*\*). Tambem destes tupis são os que ficaram povoando a região entre os rios Tapajoz e Cavari. e estenderam-se até à margem occidental do rio Araguaya: — são de raça pura, mui corpulentos, de fórtes articulações tarsianas, pés bem baseados, cabellos duros, côr de cobre vermelho-escuro, os mundurucús, os chavantes, os quaicuris.

Ainda após essas primeiras migrações para o sul, o valle do rio Amazonas continuou a ser viveiro de tribus dessas duas familias (\*\*\*\*). A familia carib, mistiça com samoyedas ou com scandinavos, mais claros do que a familia

<sup>(\*)</sup> Segundo Garcia Lazo de La Vega, natural de Cuzco, Perú, esta nação antis, vivendo na grande serra, deu o nome a esta: Montanha dos antis, isto é, dos Andes.

<sup>(\*\*)</sup> Alguns escrevem Paracizes, ou Parexis.

<sup>(\*\*\*)</sup> Guarani não quer dizer « guerreiro », como Varnhagen e outros suppuzeram.

O general Couto Magalhäes, no seu livro, O Selvagem, pensa que essa palavra parece corruptéla de guarini, significando « guerra ». Sem embargo da autoridade de pessoa tão competente, divergimos dessa sua conjectura. O significado referido não corresponde ao povo. Além disso, na lingua tupi está a verdadeira significação.

Goára-ani, ou, por contracção Goár'-ani, «não originario do lugar». Com effeito, os guaranis não eram daquella região, onde se estabeleceram e confinaram, «de livre vontade», sem o onus da servidão.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Ao norte do Amazonas, na região das Guianas, ficaram diversas tribus, de procedencias varias, fallando seus dialectos: tupi, anti, goiá-nà, carib, e outros.

tupi, tendo tido muitas ramificações por cruzamentos com tribus desta, uns aldeados em taba, carib-óca (\*), outros esparsos em aiúpas ou choupanas, e por isso considerados barbaros, tapuya, ainda deu as nações que povoaram o territorio em que depois foram constituidas as capitanias do Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio-Grande do Norte e Parahiba: os taba-jaras, os guaja-jaras, os tymbiras (\*\*), os potygoáras (\*\*\*), os caá-etés, os guaitacás, os teremembés:— uns do ramo carib-óca, outros do ramo tapuya. (\*\*\*\*)

Algumas tribus de caá-etés, de guaitacás, de teremembés, seguindo o curso do rio Jaguaribe até encontrar o rio Salgado, e atravessando a serra Araripe, encaminharam-se pelos rios Moxotó e Pajehú ao valle do rio de S. Francisco (\*\*\*\*\*\*). Ahi familias de caá-etés e de quaitacás

Por serem os poty-goáras descendentes de caribs, foi que diversos daquelles chronistas consideraram o famoso Poty, D. Antonio Filippe Camarão, como carijó, isto é, carib-óca.

<sup>(\*)</sup> O general Couto Magalhães, O Selvagem, forçando a explicação da palavra cariuóca, escreveu que significa « mestiço » ou mulato », e é composto de cariúa, « branco », e oc, « tirar »: isto é, « tirado de branco, parte de branco, mestiço ». Mas, carib-óca só tem, historica e ethnologicamente, a explicação dada no texto.

<sup>(\*\*)</sup> Alguns fazem descender de tupi-nà-abá os tymbiras, como raça pura. Mas, basta attender que viviam nos sertões do Maranhão, para reconhecer que eram tapuya.

<sup>(\*\*\*)</sup> Escrevem alguns chronistas: - petiguares.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Varridos os tupi-nà-abá da região comprehendida entre Pernambuco e a ilha do Maranhão, onde haviam-se installado no fim do seculo XVI, os poty-goáras, os taba-járas, os teremembés, apezar de parentes dos tapuya, abriram lucta com estes, por causa do assassinato do padre Francisco Pinto, missionario jesuita; e assim foram encontrados, no principio do seculo XVII. Veja-se a obra do padre José de Moranhão e Pará, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará, I, 3 e 4.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Os caá-etés permaneceram nos sertões de Pernambuco e da Bahia; e algumas tribus viviam ou apenas estavam no littoral, quando, em 1556, havendo naufragado o navio em que o bispo D. Pedro Sardinha voltava para Portugal, mataram e devoraram os naufragos.

Os guaitacás proseguiram para o sul, e estabeleceram-se entre os rios Reritigbá e Cabapuana, sob a serra Aymorés.

teriam cruzado com aymorés, formando os guaitucás e os tamuya (\*) que povoavam o territorio do Espirito-Santo e Rio de Janeiro, na epocha da descoberta; ao passo que os teremembés, em maior numero, acompanhando o curso do rio de S. Francisco até à sua nascente, transpuzeram a serra geral, e, deparando o Rio-Grande (\*\*), e por este ácima até encontrar a fóz do rio Sapucahy, cujas aguas seguiram, vieram á serra Jaguamimbaba, ou Amantiquira. Transposta esta, acharam-se no valle do rio Pirá-aiba, « peixe máu »:

—eram realmente teremembés (\*\*\*), transmigrados da fóz do rio Jaguaribe e da do rio Mossoró ou Apody.

<sup>(\*)</sup> Corrupção de tapuya. São os tamoyos: os quaes forneceram, em maior numero, os atacantes da villa de S. Paulo, de Piratininga, em 1562, sob o commando do goiá-nà rebellado Araray; sem duvida por serem inimigos dos tupi-nà-ki ou goiá-nà, da mesma procedencia, por cruzamentos de tupis, como adiante é explicado.

O significado de «avós», dado aos tamoyos, em relação a outros que seriam «netos», temiminós, não encontra justificação historica. Quaes os netos? Onde estariam elles? E' até um disparate.

Demais: o nome da familia era tapuya; portanto facil de ser convertido em tamuya, que significa « avô », e este em tamoyo. Quereriam elles dizer-se os progenitores da familia tapuya?

O nome tamuya, correspondendo por confusão a uma tribu e a um gráu de parentesco, certo não é o unico na familia tapuya. O taba-jara, «senhor da aldeia», pode ser confundido com toba-jara, «cunhado»: basta a troca do a em o. Como em todas as linguas, ha tambem na tupi palavras cujo significado depende dos accentos, e, mais ainda, do facto de ser aberta, fechada, ou nasal a letra. Exemplo: Tupa, «Deus», tupa, «raio»; tupa, «rede de dormir», tuba, «pae»; po-am, «dedo polegar», poam, «levantar». Dahi a confusão que os europeus faziam de varias palavras.

<sup>(\*\*)</sup> E' o mesmo rio Paránà. Do ponto em que ha a reunião das aguas do Paran'-ayba, é denominado Paránà; mas, desse ponto para cima, é Rio-Grande. Paran'-ayba, « rio máu ».

Na lingua tupi, a palavra pará-nà significa « proximo do mar » ; porém os indigenas indicavam com esse nome todo e qualquer rio grande.

<sup>(\*\*\*)</sup> Os teremembés, por serem tapuya, eram inimigos dos tupi-nà-abá e dos tupi-nà-kì. Em 1562, juntamente com seus parentes, os tamuya, atacaram os tupi-nà-kì e goiá-nà em S. Paulo de Pirá-tininga. O padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil, em 1613—1614, I, 34, encontrou à margem direita do rio Tury, capitania do Ma-

De seu lado, a familia dos tupis, considerando-se a nação privilegiada, disputava a todas as outras a hegemonia; e, pois, eil-a dividida em tupi-nà-abá e em tupi-nà-ki, procurando expansões, desde a fóz do rio Xingú, no Amazonas, até a serra Ibiapaba, depois de terem atravessado os rios Araguaya e Tocantins, a serra dos Crixás e as chapadas das Mangabeiras. Da serra Ibiapaba expulsaram os taba-jaras; e, após annos, dahi espalharam-se em tribus para a conquista da costa meridional, até Cananéa, fazendo estações mais ou menos demoradas em lugares abundantes de peixe e de caca.

Foi por isso que, no tempo da descoberta, impellidos para o sertão os taba-jaras e os teremembés, os tupis foram encontrados senhores do littoral, desde Ibiapaba até a fóz do rio de S. Francisco; e, dahi, os tupi-nà-kì haviam continuado a migração até Cananéa. Os carib-óca, seus inimigos, que bem os conheciam, nomeiavam por tupi-nà-kì tambem os goiá-nà (\*); sem embargo de alguns chronistas conside-

ranhão, tribus dessa nação, — sempre irreconciliavel com a nação tupi-nà-abá. Elle escreveu — tremembés: « de estatura regular, não gostam de fazer casas e hortas, contentam-se com choupanas, e são vagabundos; sua robustez é tal que seguram o inimigo pelo braço e o atiram ao chão. »

<sup>(\*)</sup> O padre Fernio Guerreiro, na obra supra-citada, correspondente aos annos de 1606 e 1607, edicção de Lisbôa—1609, referindo-se a uma carta do padre missionario Jeronymo Rodrigues, menciona a denominação tupinachins como dada pelos carijús aos goiá-nà. Essa denominação é a mesma tupi-n-ikis, que, segundo alguns, significa «tupi vizinho»; e em tal sentido teria sido empregada. Mas, não é aquelle o significado; sim, o de «tupi parente ruim», porque goiá-nà é producto cruzado com tupi, assim como tupi-nà-kì. Kì, «espinho».

De facto, depois de chegarem ao Cabo-Frio, esses tupis, acompanhando o littoral, são encontrados entre Itanhaen e Cananéa, e em Pirá-tininga, como o escreveu frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 136.

Alguns chronistas sohiam confundir essas denominações e até as tribus indigenas, como vê-se na mesma obra de frei Gaspar da Madre de Deus, I, 137 e 138; mas, neste ponto, coincidem todas as narrações, para affirmarem a existencia de tupis no littoral, desde o rio Iriri-pirança até a lagôa dos Patos. A carta-memoria de Diogo Garcia, 1527, referindo o encontro de um Bachiller (bacharel) em um lugar aos 24 gráos sul,

rarem tapuya os mesmos goiá-nd, allegando para isso falsas razões tiradas da desinencia commum á denominação de outras tribus da mesma nação. E tupi-nd-ki foram os que receberam em 1500 o descobridor Pedro Alvares Cabral, segundo o affirmam os chronistas em geral. (\*)

Em verdade, em 1500, os tupis povoavam mais de metade do territorio, denominado posteriormente Brazil,

accrescentava: .... « y esta una gente ali con el Bachiller que comen carne umana y es mui buena gente, amigos mucho de los cristianos, que se llaman Topies. » E com referencia aos carib-óca, escreveu adiante: « ... un rio que se llama el rio de los Patos que está a 27 grados, que ay una buena generacion que hacen mui buena obra á los cristianos, e llamanse los Carrioces....»

(\*) Nesta investigação das procedencias dos indigenas do Brazil, occorreu-nos a suspeita de serem desses mesmos tupi-nà-kì, que receberam a Pedro Alvares Cabral em 1500, as aldêas encontradas por Martim Affonso de Souza em Gerybatyba e em outros pontos do littoral, já então emigrados para o sul e alliados aos goiá-nà, de Pirá-tininga, da mesma origem ou familia. E, em consequencia, seriam João Ramalho e Antonio Rodrigues, com nomes mudados, os dous grumetes, referidos por Pero Vaz Caminha, que se deixaram ficar em terra, quando a armada de Cabral levantou ancoras e zarpou de Porto Seguro. Não só o facto de terem sido encontrados juntos, na mesma região, como tambem a edade de cada um delles em 1500, que seria a de dezoito a vinte annos, confirmam-nos na crença supra-exposta.

Parece tambem que Francisco Chaves, ou o bacharel, encontrado em 1527 por Diogo Garcia e em 1531 pelo mesmo Martim Affonso de Souza, em Cananéa, conforme a nota ultima do capitulo segundo da parte historica deste livro; e Diogo Alvares Corrêa, encontrado em 1537 pelo donatario Francisco Pereira Coutinho, na Bahia, conforme o mesmo capitulo segundo: são talvez os dous degredados, egualmente com nomes differentes, abandonados em Porto Seguro por Pedro Alvares Cabral.

Para essas suspeitas concorre a falta absoluta de explicações da sua vinda a aquelles lugares. Da parte delles, incomprehensivel mysterio. Da parte dos chronistas, só e somente conjecturas.

As narrações do padre Simão de Vasconcellos, de Sebastião da Rocha Pitta, de frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, e de outros, acerca de Diogo Alvares Corrêa, são puras lendas. E nunca existio tal naufragio. Frei A. Jaboatão accrescentou a do nome Caramurú-guaçú, «Dragão sahido do mar», como dado pelo gentio ao dito Diogo Alvares Corrêa.

O facto de mudarem elles os nomes é explicavel em degredados: e mais ainda em grumetes, incursos nas penas de deserção.

ainda que fragmentados em centenas de nações, e estas em milhares de aldêas. E. se bem co-existissem muitas tribus de outras procedencias, aqui e alli, em tão vasto territorio, a hegemonia não podia ser contestada a elles, cuia era a multidão: esperando todos apenas o advento da descoberta para vincularem-se christamente. Os usos, os costumes, os ritos, cram os mesmos, desde o rio Amazonas até o Rio da Prata. desde o littoral Athlantico até encontrar a nação antis: — attestando assim uma só nacionalidade. E, se a lingua manifestava algures alguma alteração, não era talvez senão á maneira de patois, vasconço, ou algaravia (\*); sendo, porém, possivel que nem mesmo essa ligeira alteração existisse senão na imaginativa dos viajantes, que, por serem de paizes com linguas diversas, entendiam e escreviam variamente o som ou o sentido phonetico das palavras da lingua tupi, Ou, como pensa Varnhagen (\*\*), os suppostos dialectos não seriam senão a linguagem de tribus transmigradas.

Os tupis consideravam-se a nação primeira, a nação privilegiada, dizendo-se da « primitiva geração ». (\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Por exemplo: os que habitavam a região desde o Rio de Janeiro, não pronunciavam as articulações consoantes finaes, como o mostrou Varnhagen, Historia geral do Brazil, II.

<sup>(\*\*)</sup> Historia geral do Brazil, II; onde cita, em nota, no mesmo accôrdo, Gandavo, Gabriel Soares, padre João Daniel, e d'Orbigny.

<sup>(\*\*\*)</sup> Acerca dos indigenas do Brazil, convem lêr na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil:

A. Gonçalves Dias, Brazil e Oceania. Trabalho de subido merito; embora não o tenhamos seguido em muitos pontos. Na citada Revista, XXX, pags. 5 e 257, segunda parte; 1867.

IGNACIO ACCIOLI DE CERQUEIRA E SILVA, Dissertação historica, ethnographica e política sobre as tribus aborigenes. Trabalho também notavel. Na Revista, XII, pag. 143; 1850.

D. J. G. DE MAGALHÄES, Os indigenas do Brazil perante a historia. Na Revista, XXIII, pag. 3; 1861.

GABRIEL SOARES DE SOUZA, Noticia dos Tupinambás. Na Revista, I, pag. 201; 1839. Excerptos.

E ainda Gabriel Soares de Souza, Roteiro geral. Na Revista, XIV, pag. 1; 1851. E' esta a obra principal, e completa.

De facto, Ypi significa « cabeça de geração », « primeira origem »; e, porque a letra T, anteposta a um substantivo, na lingua tupi, conforme á regra grammatical ensinada pelo padre Luiz Figueira, o faz reflexivo de si proprio, Typi vem a significar « os da primitiva geração ».

Por isso mesmo não concordamos com Varnhagen, quanto á procedencia dos tupis: ainda mais que os confunde com os caribs, para reconduzil-os legendariamente, na série dos seculos anteriores, ao famoso cerco de Troya, por causa da semelhança do nome caribs, cary's, caryyos, com o de carios, da Asia Menor. O cerco de Troya, por muito entranhado na escuridão dos tempos, tornou-se assumpto mythologico; e nem os caribs, tribu nomade, já sabendo usar do arco e da flecha por ser mistiça com outras do Mexico, descendentes do cruzamento com samoyedas, ou, mais certamente, com scandinavos, podem ser considerados originariamente tupis, ainda que depois, como vencidos, ou por effeito de cruzamentos, muitos aceitaram a lingua, os usos,

RICARDO FRANCO DE ALMEIDA SERNA, Parecer sobre o aldeamento dos indios Uaicurús e Guanás, com a descripção de seus usos, religião, estabilidade e costumes. Na Revista, VII, pag. 204; 1845. E XIII, pag. 348; 1850.

J. M. PEREIRA D'ALENCASTRE, Memoria chronologica, historica e corographica da provincia do Piauhy. Na Revista, XX, pag. 5; 1857.

J. NORBERTO DE SOUZA SILVA, Memoria historica e documentada das aldéas de indios da provincia do Rio de Janeiro. Na Revista, XVII, pag. 109; 1854.

Padre Joko Daniel, Thesouro descoberto no maximo rio Amasonas, parte segunda. Na Revista, II, pags. 321 e 329; 1840. E III, pags. 39, 158, 282 e 372; 1841.

A. L. M. BAENA, Observações ou notas illustrativas dos primeiros tres capitulos da parte segunda do « Thesouro descoberto no rio Amazonas ». Na Revista, V, pag. 253; 1843.

J. J. MACHADO DE OLIVEIRA, Condição social da mulher entre os indigenas do Brazil. Na Revista, IV, pag. 168; 1842. E mais, Idéa de uma unica divindade, VI, pag. 133; 1844.

E as cartas dos padres Manoel da Nobrega, José de Anchieta, e outros, esparsas na mesma *Revista*. Além de varios trabalhos sobre viagens e explorações.

os costumes, os mythos dos tupis. A procedencia destes é a familia polynésia, que, como já dissemos, estabeleceu-se primitivamente na costa occidental da America ineridional: foi esta a primeira geração. Denominaram-se tupis, exactamente para distinguirem-se dos cruzados com os samoyedas e outras familias do ramo hyperboreo. (\*)

A familia polinésia poderia proceder de povos do sul da Asia, por ventura tambem da Ethiopia e do Egypto, e até de heróes troyanos. Mas, o historiador não tem necessidade de penetrar tão longe com suas investigações; e aquelle que o tentar, por muito arrojado, não deparará afinal senão a fabula. E'-lhe bastante poder affirmar que os tupis descendem daquella familia oceanica; ainda que esta não usava o arco e a flexa, — instrumentos estes trazidos pelos samoyedas quando invadiram a America septentrional, e tambem pelos scandinavos.

Os descobridores e os primeiros colonos foram tambem induzidos em mais de um erro, — entre os quaes o de estranharem as continuas guerras entre varias tribus ou mesmo nações. Não eram luctas selvagens, e sem uma razão política: — eram o eterno combate historico das hegemonias, de que, para não citar outros exemplos, foi theatro tambem o territorio da Grecia antiga. Aquelles primeiros colonos deixaram-se levar por apparencias. Vendo nos indigenas a mesma còr (\*\*), os mesmos usos, costumes, ritos, e, mais

Parece que a côr avermelhada era a mais nobre.

<sup>(\*)</sup> Attenda-se á tradição retro-mencionada, existente entre os indigenas do Maranhão, e referida pelo padre Ivo d'Evreux. Essa tradição explica tambem a denominação tomada pelos que emigraram para a região que depois foi nomeada Brazil. A tradição naquelles indigenas vale para todos, até o Rio da Prata e o rio Paraguay; porque a povoação de tupis, em toda a região brazilica, foi feita successivamente, de guerra em guerra com os carib-óca, impellidos por aquelles, do norte para o sul, e afinal quasi de todo destroçados os que não foram absorvidos nos cruzamentos.

<sup>(\*\*)</sup> Os mais claros, quasi brancos, pintavam a pelle com a massa urucú (bixa Orellana, de Linneu), e com outras plantas tintureiras, a fim de parecerem tupis: — dahi o engano de muitos viajantes, que não viam senão pardo-vermelho. Os mesmos tupis, para mais avermelharem a pelle, tambem usavam da mesma massa.

ainda, a mesma lingua (\*), acreditaram que eram da mesma procedencia. Dahi a idéa — de que eram povos que se devoravam a se exterminarem.

Mesmo após a descoberta, a lucta entre as tres familias, a tupi, a carib, a tapuya, continuou, como que por impulso natural. Por isso, os tupi-nà-abá foram muito amigos dos francezes, no Rio de Janeiro, na Parahiba, no Maranhão; e adversarios dos portuguezes. Os carib-óca mostraram-se sempre mais affeiçoados aos hespanhóes do que a quaesquer outros europeus. Os tapuya, ao inverso, foram constantemente, e em todos os lugares, muito dedicados aos portuguezes; e, se os tamuya divergiram dessa propensão, foi sem duvida porque os padres da Companhia de Jesus, illudidos pelos tupi-nà-kì de Pirá-tininga, os forçaram por desagrados a procurar a alliança dos francezes, commandados por Villegagnon, em Guanabara (\*\*), depois da derrota soffrida, aos 10 de Julho de 1562, em S. Paulo.

Nesse combate de 10 de Julho de 1562, como que para manifestarem, ao menos uma vez na vida, o accòrdo indigena contra os invasores, estiveram representados, e reunidos contra a villa de S. Paulo, tupis, carib-óca e tamuya, isto é, as tres familias brazilicas que foram sempre inimigos!

A derrota não separou senão os carib-óca, os quaes voltaram á região habitada pelos de sua familia. Muitos tupi-nà-kì ou goiá-nà, preferindo deslocarem-se a submetterem-se aos portuguezes em Pirá-tininga, tomaram a direcção sudoeste, e estabeleceram-se na serra Apuca-rana, além do rio Tibagy, onde em 1661 Fernão Dias Paes Leme os encontrou (\*\*\*), divididos em tres reinos, como adiante melhor diremos. Mas, os outros tupis, isto é, os tupi-nà-abá,

<sup>(\*)</sup> Algumas nações, além do dialecto proprio, tendo necessidade de relações com tupis, fallavam tambem a lingua geral, que era a tupi.

<sup>(\*\*)</sup> Rio de Janeiro.

<sup>(\*\*\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto historico, geographico e ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, pag. 106 a 109.

e tambem os tamuya, ainda que inimigos naturaes, por serem tapuya, julgaram necessario continuar a alliança, e lá voltaram para Guanabara, a fim de auxiliarem os francezes, 1563 — 1572.

Afinal, 1572, derrotados definitivamente, e vendo mallogrado o plano de apoderarem-se da nascente cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, dirigiram-se em tribus para a Parahiba e dahi para o Maranhão (\*), onde os francezes, em 1612—1614, já os encontraram: isto é, os tupi-nà-abá, na ilha (\*\*); os tamuya, por serem tapuya, no continente, em communhão com os da mesma familia local, e portanto já tambem em hostilidade com os tupi-nà-abá.

Expulsos os francezes, que estavam na ilha do Maranhão sustentados pelos tupi-nà-abá, estes foram perseguidos por Jeronymo de Albuquerque e por Diogo de Campos Moreno; — até que abandonaram o littoral, e foram em direcção ao rio Amazonas, cujo curso subiram até a fóz do Cayari (Madeira), onde, a vinte e oito leguas

<sup>(\*)</sup> DAVID B. WARDEN, Histoire du Brésil, I, 1572; onde cita R. SOUTHEY, History of Brazil, capitulo X.

Naquelle tempo, como já foi exposto na pag. 144, capitulo VII, parte primeira deste livro, o nome *Maranhão* era attribuido ao rio Meary ou mesmo ao rio Itapicurú.

<sup>(\*\*)</sup> Por isso, denominada nessa epocha — Ilha dos tupinambás, por terem dahi expulsado os tapuya. O nome indigena era Caá-apoám-assú: caá, «floresta», apoám-assú, «globo ou hola grande»: — «ilha grande».

O padre Andre de Barros, Vida do apostolico padre Antonio Vieira, 171, referindo-se aos tupi-nà-abá no Maranhão, escreveu: «Senhoreavam elles (os francezes) a ilha, e no continente tinham por si todo o gentio, a maior parte dos quaes eram tupinambás, inimigos dos portuguezes, e que de Pernambuco se tinham retirado por força de nossas armas. Tudo isso é exacto; menos que «a maior parte do gentio, no continente, eram tupinambás». O gentio, no continente, pertencia em geral ao ramo tapuya; existindo, porém, algumas tribus carib-óca, como os manajós (quasi brancos), os taba-járas e outros. Os pacajá são tambem alvos.

Acerca desse movimento emigratorio dos tupi-nà-abá, é bom lêr tambem a obra do padre CLAUDE D'ABBEVILLE, Histoire de la mission des pères capucins en l'isle de Maragnan, etc.

ácima, estabeleceram-se em uma ilha grande (\*), que por isso ficou denominada — Ilha grande dos tupinambás (\*\*), e era delles exclusivamente habitada em 1640. (\*\*\*).

- (\*) O padre Christoval de Acuña, Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, annos 1639 1641, assim narra, no n. 69, o que soube dos tupi-nà-abá:
- « Veinte y ocho leguas de la boca deste rio (Madeira), caminando siempre por la mesma vanda del sur, está una hermosa isla, que tiene sesenta de largo, y consiguientemente mas de ciento de circuyto, poblada toda de los valientes Tupinambás, gente que de las conquistas del Brazil, en tierras de Pernambuco, salieron derrotados muchos años ha, huyendo del rigor con que los Portugueses les ivan sugetando. Salieron tan gran numero dellos, que, despoblando a un mesmo tiempo ochenta y quatro aldeas donde estavan situados, no quedo de todos ellos ni una criatura que no troxessen en su compania.
- c.... Hablan estes Indios la lengua general del Brazil, que tambien corre casi entre todos los de las conquistas del Marañon y del Pará. Dizen tambien que como salieron tantos, que, no pudiendo por aquellos desiertos sustentarse todos juntos, se fueron dividiendo en tan dilatado camino, que por lo menos será de mas de novecientas leguas, quedando unos a poblar unas tierras, y otros otras; de quienes sin duda estavan bien llenas todas aquellas cordilleras.
- c.... Ocupa esta Provincia de los Tupinambás sesenta y seis leguas de largo que fenece en una buena poblacion que está situada en tres grados de altura.... >
- (\*\*) Actualmente denominam esta ilha—Tupinambá-ranas, «tupinambás illegitimos», por causa dos cruzamentos.
- E' formada, segundo o padre José de Moraes, pelo rio Amazonas, Madeira e Parauá-mirim.
- (\*\*\*) Na guerra dos hollandezes é difficil apreciar o verdadeiro caracter dos indigenas; porque acompanhariam o temor, a fraqueza, as contemporisações inexplicaveis do proprio governo de Portugal.

Logo que, porém, comprehenderam que os portuguezes tratavam seriamente de expulsar os hollandezes, puzeram-se ás ordens de *Poty* ( o celebre Camarão ).

O barbaro é assim em toda a parte. Quer saber quem afinal vencerá, para seguil-o.

Se não foram os patriotas *Poty* (Camarão), e *Jacaúna* (João de Almeida), seu irmão, vindo das bandas do Maranhão com os seus indios para invadir o Ceará, o plano hollandez teria triumphado. Os hollandezes tinham corrompido os inimigos com presentes; e o jesuita paulista, Manoel de Moraes, abusando da influencia adquirida sobre os indios como padre que fôra da Companhia de Jesus, muito influio a bem dos invasores.

A guerra que os portuguezes faziam aos tupi-nà-abá era desde o meiado do seculo XVI; e, por isso, quando Daniel de la Touche, senhor de la Ravardière, apresentou ao sargento-mór Diogo de Campos Moreno dous indios, vestidos á moda franceza (\*), dizendo que eram tupi-nà-abá, cuja ida á França custára mais de dez mil cruzados em presentes, vestidos, baptismos, casamentos, e que os outros dous, trajados de azul, eram Principaes da ilha, Imira-pitangá, e Japyassú, « homens que, para indios, elle julgava de grande entendimento», os quaes desejavam vêr o sargento-mor e seus companheiros, por haverem-lhes parecido em seus feitos verdadeiras serpentes, de que elles se temiam. o sargentomór respondeu: « Esse temor é mui de atraz; porque têm iá tantas vezes fugido de nossas armas, que hoje não podem buscar mais desengano, que no Buapava hontem (\*\*), e na Praiva (\*\*\*), e no Rio-Grande (\*\*\*\*), donde os levava a

Esse jesuita paulista, cuja illustração foi notavel, depois de abjurar para seguir a seita de Calvino, estabeleceu-se na cidade de Amsterdam, onde casou-se. Afinal, voltou a Pernambuco; e, apresentando-se a João Fernandes Vieira, a cujos pés lançou-se, reconverteu-se ao catholicismo, e tomou parte activa e muito notavel em todos os combates, a começar pelo das Tabócas, cuja victoria foi de grande effeito nos subsequentes.

<sup>(\*)</sup> A Jornada do Maranhão assim os descreve: «.... vierão muitos Principaes da Ilha Tupinambás, vestidos de roupas francezas azues, de panno fino coalhado de flammas de veludo, folha morta broslada de troçaes de seda, e nos vazios cruzes do mesmo veludo, como as de monteza; e entre elles vinhão dous indios, vestidos á franceza, de calções e casacas curtas de veludo carmezim, guarnecidas de passamanes de ouro fino, e gibões de tela de ouro fino leonado, e suas espadas douradas, e dargas (adagas) com talabartes de veludo carmezim lavrados de ouro, sapatos, meias de seda, e ligas com ouro, e tudo o demais nesta conformidade, até chapéos de castor com muitas plumas brancas, e bandas de Pariz de resplandor de prata lavrada, e cruzes de ouro fino ao pescoço como homens do habito de S. Luiz. Trazião comsigo suas mulheres moças, francezas brancas, vestidas de Damas, com taes cotas, vestidos e adereços, que tudo era seda, guarnições e ouro, em que se manifestava a tenção, com que estas despesas ditas eram feitas. »

<sup>(\*\*)</sup> Ibiapaba, serra talhada.

<sup>(\*\*\*)</sup> Parahiba, capitania.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Rio-Grande do Norte, depois capitania.

sua ignorancia, e a malicia dos que os acaudilhavam, dos quaes todos têm seu castigo, como *Mingão* (\*) que, havendo quatorze vezes escapado das mãos dos portuguezes, veio a morrer na batalha de Guaxinduba....»

Assim, pois, ao passo que na capitania de S. Vicente, até ao meiado do seculo XVII, os tupi-nà-abá installavam-se na região septentrional, e os tupi-nà-kì ou goiá-nà mantinham-se na serra Apuca-rana, eram os tupis considerados expulsos completamente do Estado do Maranhão, e das capitanias ao sul do mesmo Estado, onde ficou dominando exclusivamente a familia tapuya, com seus cruzamentos.

Altos mysterios de Deus! Os paulistas, descendentes de goiá-nà ou tupi-nà-kì, no fim do seculo XVII, e no seculo XVIII, acompanhados de indigenas daquella familia, e portanto guardando inconscientemente as tradições de odio entre tupis e tapuya, invadiram o valle do rio de S. Francisco, foram ás cabeceiras do rio Jaguaribe, assaltaram a serra de Ibiapaba, e dahi internaram-se nos sertões do Piauhy e do Maranhão, em hostilidade aos tapuya! (\*\*)

Já, por egual, no principio do seculo XVII, elles haviam atacado as reducções do Goára, nas quaes, ainda que existissem parentes, os goár-ani, maior era o numero das nações que eram inimigos naturaes dos tupis.

<sup>(\*)</sup> David Mingan, francez, natural de Dieppe.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, obra e lugar retro-citados, pag. 110; e XXXIII, parte segunda, pags. 163 a 169.

Sobre os indios da provincia do Maranhão, neste seculo XIX, ha um bom trabalho do major Francisco de Paula Ribeiro, Memoria sobre as nações gentias. Na Revista, III, pags. 184, 297 e 394; 1841.

Estes trabalhos ácerca dos indigenas deveriam ser colligidos em uma unica obra, com as notas explicativas das divergencias entre os varios escriptores. Ha nisso uma utilidade política e social.

A Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil publica tudo o que apparece; mas deveria ter uma parte critica desses trabalhos.

Tanto é certo que, atravéz os tempos, os povos são impellidos por méro instincto a não guerrearem senão velhos adversarios, ainda que não sejam conhecidos na occasião como taes. A causa é occulta; a Providencia Divina dirige tudo. (\*)

As tribus, que habitavam a região, denominada posteriormente Brazil, não eram baldas de organisação, quer de familia, quer de nação.

De ordinario, viajantes, pertencentes a uma raça diversa, desconhecendo a religião e os costumes dos selvagens, attribuiam-lhes a ausencia do minimo sentimento moral; e sobre a ignorancia propria edificavam um grande castello de phantasias. Os pobres selvagens, reconhecendo que estavam expostos á escravidão, não podiam deixar de ser dissimulados e de desenvolver todos os recursos de aggressão, segundo a regra — na guerra como na guerra. Porque não se sujeitavam a servir de escravos aos civilisados, preferindo morrer nos combates, eram perfidos, trahidores, indomaveis, sem religião, sem moral, sem política. Eram indios de corso, contra os quaes tudo era licito, mesmo que fossem postergadas as leis divinas. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Tudo isto explica, até certo ponto, a divergencia, entre os povos do sul e os povos do norte, sobre a Independencia do Brazil, 1822—1823. E, no caso de abolição do systema monarchico, terá explicação nos odios indigenas a separação do norte e do sul, que os respectivos descendentes mantêm inconscientemente ou por impulso natural.

<sup>(\*\*)</sup> Na carta do padre Antonio Vieira ao padre provincial Francisco Gonçalves, de 5 de Outubro de 1653, transcripta integralmente pelo padre José de Moraes, em sua Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará, VI, 2, aquelle insigne missionario, com a eloquencia que lhe era peculiar, dizia: « De maneira que ao não quererem deixar suas terras huns homens, que não são nossos vassallos, se chama por cá rebellido, e este crime se avalia por digno de ser castigado com guerra e captiveiros; para que se veja a justiça com que neste paiz se resolvem semelhantes emprezas e com serem as causas tão justificadas como isto. »

Quem compara as narrações sinceras dos que primeiro encontraram-se com os indigenas do Brazil e os arrazoados apaixonados dos que, tempos depois, não queriam senão escravisal-os, verifica que, se os portuguezes fossem mais prudentes e não quizessem fazer fortuna á custa do serviço daquelles infelizes, grande resultado teria tido a evangelisação ou a catechése. A carta de Pero Vaz Caminha (\*), de 1.º de Maio de 1500, e as dos outros primeiros exploradores, são a prova das boas disposições dos indigenas.

Os missionarios em geral são tambem accordes em affirmar que eram povos tão ignaros de suas praticas que bem mostravam estar somente á espera da evangelisação. Acompanhavam com muita attenção e respeito as ceremonias religiosas; e era tal a sua confiança nos padres catholicos que alguns pagés (\*\*), sentindo o enfraquecimento de seu governo espiritual entre elles, procuravam arremedar aquelles padres. (\*\*\*)

Não queremos dizer que não tivessem vicios. Bastavalhes a ignavia em que viviam. Mas, por isso mesmo, é admiravel que não fossem de peior senso moral. E certo

<sup>(\*)</sup> Escreveu Pero Vaz Caminha, nessa carta: «Andam nuus sem nhuuma cobertura; nem estimam nhuuma cousa cobrir, nem mostrar suas vergonhas; e estam aa cerqua diso com tanta inocencia como teem em mostrar ho rostro.»

<sup>(\*\*)</sup> Piagas ou pagés, é a denominação geral dos sacerdotes dos indigenas. Mas, Gonçalves Dias distingue. Segundo elle, os pagés, ou eram medicos, ou eram feiticeiros; e muitos reuniam as duas funcções. Os sacerdotes eram denominados caraibas; nome este que significa « branco ».

Não concordamos. Os sacerdotes eram os mesmos pagés. A denominação caraibas era dada, já após a descoberta, aos que os indigenas consideravam falsos prophetas, como o attestaram Lery e outros.

E' esta uma materia que reclama investigações serias e profundas. As tradições entre os actuaes selvagens podem dar o resultado preciso. Os indigenas possuiam a sua theogonia: Tupan, «Deus», Jeropary, Anlanga, Curupira, «diabo». Não ha religião que não exija sacerdotes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Eram certamente estes os taes caraibas; tambem denominados caraibabis, « prophetas ambulantes », porque percorriam as aldêas, á semelhança de missionarios.

entretanto que, conforme o affirma o padre Ivo d'Evreux, estes selvagens tiveram sempre conhecimento de Deus, denominando-o *Tupan*, ainda que não conhecessem sua Essencia, Unidade e Trindade, materia inteiramente de fé.

Outrosim, os indigenas do Brazil não eram baldos da organisação de familia, tendo por origem o casamento.

Certamente, sendo pagãos, não podiam praticar senão o casamento natural. () casamento tinha na lingua tupi a palavra correspondente: menduçaba. Havia tambem a palavra jemomendar, « casar-se ». () que prova a instituição e sua pratica, antes que elles conhecessem o casamento christão.

E' verdade que, após a descoberta, appareceu a polygamia como uma das fórmas do casamento entre os indigenas; mas, além de ser certo que os primeiros exploradores e chronistas não a mencionam (\*), parece averiguado que foram os colonos portuguezes que a introduziram, pelo exemplo de sua devassidão (\*\*), no que eram acompanhados até pelos clerigos seculares, como resulta das cartas do padre Manoel da Nobrega e outros missionarios. Os indigenas não fariam, portanto, senão imitar a todos esses que se diziam christãos, e, mais ainda, sacerdotes. Todavia, era essa pratica limitada a alguns Principaes ou caciques (\*\*\*). Os mais da aldêa, ou da nação, eram obrigados á monogamia;

<sup>(\*)</sup> O padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil em 1613—1614, a menciona entre os tupi-nà-abá. E assim outros. Attenda-se, porém, á epocha, muito posterior á descoberta; e os tupi-nà-abá, encontrados na ilha do Maranhão, eram já viciados pelo contacto com os portuguezes e os francezes, na Bahia, Pernambuco e Parahiba, sem fallar nos que teriam estado no Rio de Janeiro.

<sup>(\*\*)</sup> E' o caso de dizer-se que a civilisação não foi senão a syphilisação.

<sup>(\*\*\*)</sup> Mais de uma vez o padre José De Moraes assignala este privilegio dos Principaes, na Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará.

Referindo-se á missão do padre Antonio Vieira no rio Tocantins

e esta lei se cumpria á risca (\*). E mesmo que a polygamia fosse, anteriormente á descoberta, uma instituição legal, e privilegio do principal ou chefe, não poderia ser seriamente censurada a gentios que desconheciam a lei christã, sendo certo que era e tem sido praticada, e, ainda neste seculo, é tolerada, — na Europa, entre os mahometanos, e nos Estados-Unidos, entre os mormons.

Mas, em summa, entre os gentios do Brazil o casamento era a origem e o fundamento da familia. A mulher guardava a mais rigorosa fidelidade ao marido; e grande crime commettia ella, infringindo-a. Para com os filhos, desde que nasciam até que se casavam, o pae e a mão eram extremosos em amal-os, e tambem em corrigil-os.

em 1653, escreveu que, quando chegaram á povoação dos Poquigoáras (devem ser os poty-goáras), o cabo e capitão da tropa, como trazia comsigo um mulato, grande lingua (interprete), por sua intervenção mandou praticas aos indios Principaes se não mettessem com os padres, porque sem duvida os haviam privar das muitas mulheres que tinham.

<sup>(\*)</sup> O general Couto Magalhães, O Selvagem, II, 5, demonstra que foi exagerado, e até mesmo falso, o testemunho de antigos chronistas, que davam a polygamia como instituição reconhecida entre os indigenas do Brazil. Muito concorreram para essa opinião as descripções pessimistas de alguns dos padres da Companhia de Jesus, sem o exame da origem ou da data verdadeira do abuso; tanto mais que o padre Manoel da Nobrega, em suas cartas escriptas da Bahia e de Pernambuco, confundia na mesma censura as devassidões dos colonos e dos clerigos portuguezes e aquelle abuso entre os indigenas, sem prescrutar e determinar as necessarias origens ou os contagios de taes immoralidades. E é certo que, só depois da chegada de Martim Affonso de Souza a Pirá-tininga, foi que João Ramalho animou-se a ter mais de uma mulher.

O citado escriptor assim escreve: «Em minhas viagens, tenho já estado em mais de cem aldêas de selvagens. .... De minhas observações tem resultado sempre—que na familia indigena existem: desde as instituições rigidas e de uma severidade de costumes que excedem a tudo quanto a historia nos refere, até a communhão das mulheres. Refiro-me ao indio que não está catechisado. >

Accrescenta o mesmo escriptor: «Não se entenda por communismo de mulheres alguma cousa de semelhante á prostituição; .... naquellas mesmas tribus, onde ha esse communismo, as prostitutas são tidas em grande desprezo.»

O que parece é que esse communismo não é senão a polygamia; pois que ha a apropriação de mais de uma mulher, para uso exclusivo de um só homem.

De um rigor, só correspondente á necessidade de fazer observar a ordem moral, em uma aldêa composta de varias, familias, era a educação de respeito, dada ás creanças e aos jovens, para com os mais velhos. Foi isto o que mais sorprendeu ao padre Ivo d'Evreux, durante os dous annos que passou entre os selvagens: « Ninguem deixará de admirar-se comigo, vendo o só poder da natureza ser sufficiente para fazer que os meninos e moços guardem respeito aos mais velhos, e que estes sejam contidos no que é exigido pela diversidade das edades. »

Tambem entre os selvagens do Brazil, a familia formava parentesco de ascendencia e de descendencia, e tambem de collateraes. Escreveu o mesmo já citado padre Ivo d'Evreux: « Brota o primeiro ramo do tronco de seus avós, que elles chamam Tamoin (\*); e debaixo desta denominação comprehendem todos os seus antepassados, desde Noé até o ultimo de seus avós: causando admiração como se lembram e contam de avô em avô, ao passo que na Europa é-nos tão difficil remontar além do terceiro avô, sem recorrer a apontamentos. »

Comquanto tivessem a palavra tamuya para designar os « avós em geral, inclusive os irmãos destes » (\*\*), a mesma palavra ainda significava especialmente o « avò paterno », como que indicando que esse era o avò principal, por ser tronco do ramo primeiro na familia, que era o do pac. Tambem o avò paterno era denominado arya (\*\*\*), quando considerado isoladamente, ou sem relação com o ramo segundo da familia, que era o da mãe.

Cada um desses ramos consanguincos começava no avó, ou pae do pae, e na avó, ou mãe da mãe.

<sup>(\*)</sup> Deve ser tamuya, « avós de uma e de outra parte », isto é, paternos e maternos; comprehendidos os irmãos delles.

<sup>(\*\*)</sup> Tambem os romanos, além da palavre auus, que designava o pae do pae e o pae da mãe, tinham a palavra auunculus para designar o tio, irmão da mãe, e os irmãos da avó, da bis-avó e da ter-avó.

<sup>(\*\*\*)</sup> A lingua latina tinha avus, «avô», avia, «avó». A lingua tupi tinha arya, «avô», ariyiá, «avó».

#### Ramo paterno

#### Ramo materno

| Ramonha — avò.           | Ariyiá — avó.              |
|--------------------------|----------------------------|
| Tuba — pae. (*)          | <i>Cy</i> — mãe. (*)       |
| Tayra — filho.           | Tagyra — filha.            |
| <i>M</i> u — irmão.      | <i>Kebyra</i> — irmão.     |
| Ceykera — irmã.          | Amũ — irmã.                |
| Tutera — tio.            | Aixé — tia.                |
| Tendyra — sobrinho.      | Rendera sobrinha.          |
| Temiminó — neto.         | Temiariron — neta.         |
| Temiminó-raya — bisneto. | Temiariron-raya — bisneta. |
| -                        |                            |

Além disso, havia ainda entre os irmãos a distincção, tiquyra, « irmão mais velho », e tequera, « irmã mais velha », nos dous já referidos ramos, indicando uma hierarchia domestica, e mesmo talvez social, isto é, da familia para com a sociedade.

Tambem é digno de attenção o systema do parentesco por affinidade.

### Ramo paterno

#### Romo materno

| Tutuba — sogro.     | Menduba — sogro.  |
|---------------------|-------------------|
| Taixó — sogra.      | Mendy — sogra.    |
| Toyú-mena — genro.  | Peuma — genro.    |
| Tairaty — nóra.     | Membyra-ty — nóra |
| Tobajara — cunhado. | Ukei — cunhada.   |

O pae de familia não tinha enteados; porque os filhos anteriores de sua mulher eram considerados « filhos do irmão mais velho desta »; e as filhas, « filhas da irmã mais velha ». A mulher, porém, contrahia esse parentesco

<sup>(\*)</sup> Os indigenas, em communicação com os missionarios, ou já catechisados, usam tambem das palavras—paya e maya, que são a corrupção das palavras da lingua portugueza—pae e mãe.

Esta advertencia é necessaria; porque alguns diccionarios da lingua tupi trazem tambem aquellas palavras — paya e maya.

O general Couto Magalilaes, O Selvagem, escreveu túba, rúba, ou zúba; mas o primeiro, túba, é o mais geralmente admittido.

com os filhos e as filhas anteriores de seu marido.  $Membyra-am\tilde{u}$ , « enteado da mulher »;  $membyra-c\tilde{u}$ , « enteada da mulher ». (\*)

O homem e a mulher, em geral, ou como especie humana, eram assim designados: apgáua (\*\*), « o homem »,  $cunh\tilde{a}$ , « a mulher ».

Para distinguir da classe dos solteiros os que eram casados, diziam assim: mendaçareyma, « pessoa solteira », mendaçara, « pessoa casada »; bastando antepòr a palavra apyáua, ou a palavra cunhā, para determinar o sexo dessa pessoa.

Em relação á familia, as designações eram outras: imena, « marido », temiricó, « esposa ».

Os filhos ou as filhas de irmãos, sob o nome generico de membyra, eram considerados tambem irmãos entre si; porque os tios e as tias consideravam-se tambem paes e mães de toda aquella próle collateral. Só após a descoberta, os indigenas começaram a conhecer e a praticar o tratamento de primos e de primas. Basta attender para as palavras em lingua tupi, designativas de irmão e de irmã: tambem significavam « o primo do homem », « a prima do homem », « o primo da mulher », « a prima da mulher ».

Eram tão rigidos na instituição matrimonial, que o casamento era um dever geral, logo que attingiam a edade precisa. Os filhos bastardos, conforme seu sexo, tinham a denominação geral — mũ-çatikoera ou amũ-çatikoera, « filho ou filha de hôrra »

A temiricó, « esposa », que adulterava, era expulsa da aldêa como indigna: não mais a denominavam temiricó, « esposa », nem mesmo mendaçara, « casada »; mas, desligando-a de todos esses laços, a designavam simplesmente

<sup>(\*)</sup> Os filhos, em relação ás mães, eram geralmente denominados membyra.

<sup>(\*\*)</sup> Outros escrevem apiaba.

por cunhā-imena-momoxiçara, « mulher que envergonhára o marido ». Tambem isso equivalia sua separação do marido ou o « divorcio », jemombóre-ixui; além do desprezo geral. ¬(\*)

Um ponto fica averiguado em honra dos indigenas do Brazil: — não existia a polyandria: c, ao contrario, elles a desconheciam.

Quem tem leitura de obras especiaes que tratam dos systemas de parentesco entre os diversos povos da terra, nas differentes epochas dos respectivos desenvolvimentos, aproxima immediatamente dos esquimúos e tambem dos polynésios os indigenas do Brazil (\*\*): tanto é certa sua procedencia de uns e de outros, como já foi demonstrado.

<sup>(\*)</sup> As apreciações de Varnhagen, Historia geral do Brazil, IV, acerca das relações de familia entre os indigenas, não se apoiam em chronista algum, nem em informações de quem andou pelas aldêas. Varnhagen escreveu-as, seguindo a toada dos que entendiam que os indios eram féras, sem principios e sem costumes. Tornaram-se, sim, féras, para escaparem á escravisação: pois que, recebendo os descobridores com uma innocencia tal que muito os encantou, depois viram-se enganados.

<sup>(\*\*)</sup> J. Lubbock, Les origines de la civilisation, IV: « .... les frères et les sœurs d'un grand-père s'appelent respectivement grand-père et grand' mère; .... rappelle clairement une époche où le frère de la mère et le frère du père étaient considérés comme pères, la sœur de la mère et la sœur du père, comme mères, et où leurs enfants, par conséquent, étaient considerés comme frères. .... Enfin, pourquoi les frères et les sœurs du grand-père s'appelleraient-ils grands-pères et grand' m res, s'il n'y avait en un temps où les frères et les sœurs du père portaient le nom de pères et de mères...? > Isto escreveu o citado J. Lubbock acerca do parentesco entre os esquimáos.

Quanto aos polynésios, A. GIRAUD-TEULON, Les origines de la famille, II, § 1.º, examinando o parentesco entre os hawais, escreveu: « La nomenclature des termes de parenté chez ces insulaires ne mentionne que cinq degrés de consanguinité: Grands-parents, parents, frères et sœurs, enfants, petits-enfants. » E, em seguida, passa a classifical-os do seguinte modo:

a) O protogonista, suas irmãs e seus irmãos, e os sobrinhos.

b) O pae, a mãe, seus irmãos, suas irmãs, e seus primos.
 Toutes ces personnes se nomment mes pères et mères, — mes parents, dans le seus latin de genitores.

Tambem não faltava aos indigenas do Brazil a organisação política.

Mas, antes de expòr o mechanismo governativo, é necessario determinar o seu modo social:

- a) Uns viviam em aldêas ou taba, compostas de quatro até seis cabanas oblongas, óca; dispostas todas em quadrado, com uma praça no centro, óca-rocára, e accommodando cada cabana ou óca mais de uma familia, ou muitas.
- b) Outros viviam em cabanas esparsas, cada uma para uma só familia, aiúpa; apenas aggregados pela visinhança, na mesma região ou no mesmo local.

Tambem, quer a óca, quer a aiúpa, eram mais ou menos solidamente construidas, conforme o tempo assignado pelos selvagens á sua permanencia no lugar.

Os tapuya eram os que viviam em cabanas esparsas; e, por isso considerados pelos outros indigenas como barbaros, taes eram denominados geralmente por estes.

Todas as outras tribus viviam aldeadas, em tuba; e estes indigenas tinham-se por civilisados, em contraposição aos tapuya, com os quaes andavam sempre em guerra.

c) O avô, a avó, seus irmãos, suas irmãs, e os primos: «— c'est la section des mes grands-parents.» São os tamuya, dos indigenas do Brazil.

d) Os filhos, as filhas, e seus primos collateraes: qui tous ensemble forment la classe de mes enfants.

e) Os netos, as netas, e os respectivos primos: «ce sont mes petits-enfants.»

E accrescenta: ..... les frères se distinguent entre eux en frères plus agès et frères plus jeunes que celui qui parle. Les sœurs se distinguent entre elles également suivant leur âge respectif par un terme spécial.

A coincidencia desses systemas de parentesco com o dos indigenas do Brazil é patente. E J. Lubbock deveria admirar-se de que na lingua tupi haja palavras para designarem o «irmão mais velho», o «irmão mais moço», a «irmã mais velha», a «irmã mais moça», como na lingua franceza e no sanscrito. Bastaria lêr a obra do padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil em 1613—1614, I, 23.

Após a descoberta, os tapuya, mostrando-se mais faceis á catechése e mais favoraveis ao dominio portuguez, conseguiram prolificar em paz, e tanto que, nos seculos XVII e XVIII, foram senhores exclusivos dos sertões mais proximos ao littoral, desde a Bahia até o rio Oyapock. As capitanias do Estado do Maranhão não encerravam, em geral, outro gentio (\*); e dalli espalhavam-se elles para os sertões de Pernambuco e da Bahia, bem como para os de Goyaz.

Os que viviam em taba, elegiam um principal para cada óca; além do maioral, que era o muruxáua. Quando a nação era composta de varias taba ou aldêas, havia um cacique ou muruxáua-assú, especie de rei. (\*\*)

Os tapuya, porém, tendo embora a mesma organisação politica superior ou suprema dos muruxáua, eram forçados

Confira-se o padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil em 1613 — 1614 e os demais chronistas.

Warden, Histoire du Brésil, apoiando-se sem duvida em documeutos antigos, escreveu: ¿Les tapuya, la plus ancienne race des Brésiliens étaient si nombreux à l'arrivée des Européens, qu'on en compta jusqu'à 76 nations ou peuplades, dont chacune avait un chef particulier. Maîtres de toute la côte, depuis l'embouchure de la Plata jusqu'à la Amazone, ils occupaient d'un côté 150, de l'autre 200 lieues de longueur.

Mas, em parte isto é pouco exacto; os tapuya não passaram do Rio de Janeiro para o sul.

<sup>(\*)</sup> O padre Fernão Guerreiro, na Relação annual das cousas que fixerão os Padres da Companhia de Jesus, no anno de 1606—1607, referindo-se á missão dos padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, escreveu: « Chegárão a huma serra chamada Ibigapaba (Ibiapaba), donde até o Maranhão havia ainda cem leguas, mas estas todas daqui por diante povoadas de infinitos barbaros Tapuyas....»

<sup>(\*\*)</sup> Desejariamos dar as denominações de todas as autoridades, em sua hyerarchia. Bem poderiamos adoptar as escriptas por Gongalves Dias; mas elle as foi buscar em C. d'Abbeville e em outros estrangeiros, que, além de escrevel-as conforme o som em seus alphabetos, não eram muito exactos. Duvidamos da palavra carbet para designar σ conselho da nação », como o pretendeu o citado padre C. d'Abbeville. Não seria taba-pabé, « todos da taba » ?

Os francezes escreviam moussacat em vez de muruxána, « chefe »; não, porém, o superior, como já deixámos exposto.

ao augmento dos *principaes*, não só por seu maior numero nas aldêas, mas sobretudo por se dilatarem estas em grandes circuitos, exigindo por isso maior vigilancia e disciplina, para os casos de assalto dos inimigos.

Tambem os indigenas tinham o fidalgo, moacára; e um corpo de nobreza, moacára-etá. Os tapuya, no Maranhão e Pará, diziam ao padre Antonio Vieira que eram estes moacára os seus cavalleiros. « E porque não faça duvida o nome de cavalleiros, he de saber que entre os indios destas partes he costume de se armarem alguns cavalleiros, e isto com grandes ceremonias a seu uso. Destes se chamão tambem cavalleiros os que, por nascimento ou por officios, são como a gente nobre, .... e delles se escolhem os que hão de mandar aos demais. » (\*)

Se assim era no norte, Maranhão e Pará, entre os tapuya, não menos organisados politicamente se mostravam no sul os goiá-nà, quasi na mesma epocha, 1661, quando Fernão Dias Paes foi até á serra Apuca-rana (\*\*) para fazel-os descer, segundo o systema daquelles tempos. Tomaremos a descripção feita por Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana. (\*\*\*)

« Penetrou Fernando Dias Paes o sertão do sul até o centro da serra da Apucarána, no reino dos indios da nação Guayannãa, pelos annos de 1661. Nelle existio alguns annos, para poder vencer a reducção daquelle reino,

Muito aurifera.

<sup>(\*)</sup> E' o que escreveu o padre Antonio Vieira ao padre provincial Francisco Gonçalves, na carta já citada de 5 de Outubro de 1653, transcripta integralmente em sua magnifica obra pelo padre José de Moraes.

O padre Antonio Vieira accrescentou: estes, os cavalleiros, nem remão, nem servem aos portuguezes, e só os acompanhão na guerra.

<sup>(\*\*)</sup> Esta serra é actualmente na provincia do Paraná; e ao oeste do rio Tibagy, ainda além do rio Ubahy, hoje *Ivahy*.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistano, na Revista de Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, pag. 106 a 109.

que se dividia em tres differentes reis, vulgarmente chamados Caciques; e cada um delles se tratava como soberano, com leis ao seu reino gentilico, que praticavam contra os vassallos culpados até o supplicio do garrote. .... Eram estes tres reis confinantes uns dos outros; e havia muitos annos que existiam inimigos com actuaes guerras, em cujas batalhas tinha perecido a maior parte da multidão dos seus vassallos, e se achavam já debilitados de forças quando Fernando Dias Paes postou naquelles sertões.

« Eram estes tres reis os seguintes: Tombú, que usava de armas sobre o portico do seu palacio, e eram ellas um ramo secco com tres araras vivas, de sorte que, morrendo uma dessas aves, lhe substituia para logo outra, porque dellas se animava a empreza desse barbaro gentio. Era este Tombů o mais poderoso entre os dois reis da sua nação e o mais observante do cumprimento das suas gentilicas leis: usava de official como mestre de ceremonias, e este era o actual camarista que lhe assistia no paço e fazia dar entrada nelle aos vassallos, que tinham necessidade da audiencia do seu rei. Quando sahia, fazia-se carregar como em andor em que hia sentado, e este fingido throno era sobre os hombros de quatro homens dos mais principaes do reino. Os vassallos, logo que viam ao rei, se prostravam com os joelhos em terra, com tanta reverencia e submissão que, inclinando a cabeça, beijavam a terra, em cuja positura se conservavam até passar o dito rei.

« O outro rei se chamava Sondá, e o outro, Gravitay. A estes tres reis poz em cerco Fernando Dias Paes, tomandolhes as feitorias e plantas de suas sementeiras; e fazendo-lhes vêr que o seu intento não era distrahil-os com as armas, mas sim estabelecer com todos uma firme amizade, e conduzil-os para o gremio da igreja. A este intento não faltou a providencia do Senhor, porque, sem os estrondos das armas e tyrannias das mortes, conseguio Fernando Dias a ventura desta reducção.

« Estando já dispostos os animos dos tres reis para,

com seus vassallos, deixarem os reinos e acompanharem para S. Paulo a Fernando Dias, cuja amizade já estava muito adiantada na estimação destes gentios, falleceu o rei Gravitay: o que deu causa para se apressar a resolução de deixarem aquelles sertões e patria de seu gentilismo. Poz-se em marcha o grande corpo daquelles reinos, e todos seguiam gostosos esta transmigração. Nesta marcha falleceu o rei Sondá; e os vassallos deste e os de Gravitay se uniram todos ao agazalho do rei Tombú, que chegou a S. Paulo com cinco mil almas de um e outro sexo. Fernando Dias fez estabelecer este reino nas margens do rio Tietê, abaixo da villa de Santa-Anna de Parnahyba, para se aproveitar este grande numero de gente da fertilidade do dito rio, pela abundancia de seus peixes e da grande mataria para a cultura das sementeiras de milho, feijão e trigo. (\*)

« Tombû, observando a desordem dos catholicos, quebrantando os preceitos da divina lei, repugnava o baptismo, argumentando com diabolica teima — de que não era boa a lei, que o senhor della não castigava para logo ao culpado transgressor (\*\*). Todos os demais vassallos se foram instruindo nos sagrados dogmas para merecerem regenerar-se pela fonte do baptismo. Tombû praticava sempre as virtudes moraes, tendo por norte o lume natural, porque jamais se apartou desta virtude. Teve grande amòr ou inclinação sobrenatural aos religiosos de S. Francisco; os quaes eram actualmente hospedados do agazalho deste gentilico rei, que com grandeza os fornecia da abundancia do trigo e mais fartura das suas sementeiras.

<sup>(\*)</sup> A cultura do trigo foi abandonada em S. Paulo, desde o seculo XVIII!

<sup>(\*\*)</sup> Eis mais uma prova — de que os indigenas do Brazilainda selvagens, não eram immoraes; nem praticavam a polygamia. Este rei Tombi não foi arrebatado para a pratica das devassidões, certamente porque Ferimo Dias Paes era seu espelho e exemplo na pratica das virtudes.

Foram os primeiros máos colonos portuguezes que perverteram os indigenas domesticados.

- « Passados alguns annos, enfermou *Tombii*, e, chegando a hora da morte, clamou a Fernando Dias que se queria baptisar.... Promptamente se chamou o parocho da freguezia: ministrando este o sacramento do baptismo, recebeu Deus em sua igreja ao rei *Tombii* com o nome de Antonio, e, conseguida esta dita, expirou.
- « E' indizivel o excesso gentilico que obraram os vassallos já catholicos na morte de seu rei; e, a faltar Fernando Dias Paes, a quem muito amavam, certamente se tornariam para os centros de onde, por elle, tinham sido desentranhados. » (\*)

Warden, Histoire du Brésil, apoiando-se no Roteiro geral e descripção da costa do Brazil, escripto em 1587, e ainda por elle supposto inédicto em 1832 quando em 1816 a Academia real de sciencias de Lisbôa havia feito imprimir, escreveu: «Guainazes. A l'arrivée des Portugais, cette nation habitait la côte depuis Angra dos Reis jusqu'au Rio de Cananéa. Ils étaient voisins des Carijós et des Tamoyos, avec lesquels ils étaient continuellement en guerre. Ces Indiens étaient d'un naturel doux, crédules et peu intelligents. Ils vivaient de chasse et de pêche et des fruites sauvages, n'étaient point anthropophages et faisaient travailler leurs prisionniers. Ils ne combataient que sur leur territoire; ils habitaient des cavernes et nen les bois. Leur lit était fait avec des feuilles et des peaux d'animaux, et ils entretenaient des feux, jour et nuit. Leur langage differait de celui de leurs voisins; cependant ils comprenaient la langue des Carijós. Ils ressemblaient, pour l'exterieur, aux Tamoyos, et étalent très-civils, comme la plupart des habitants de la côte. Devenus esclaves, ils se refusèrent à toute espèce d'ouvrages. En 1531, ils firent la paix avec Martim Affonso. »

Mais adiante, na mesma obra, Warden, considerando a nação Guayanás (attenda-se para a differença no modo de escrever elle este nome), escreveu: «Guayanás. Une horde de ce peuple qui demeurait à l'aldeia de Piratinin, sous leur cacique Tebireça, fut les premiers habitants de S. Paulo. Cette peuplade est comprise sous le nom d'Igaruánas ou pêcheurs, de la province de Pará.»

O padre Ayres do Casal, Corographia Brasilica, II, tratando da provincia do Pará, escreveu: Debaixo do nome Igaruánas erão comprehendidos tambem os Tupynambás, os Mammayamás, os Guayanás, os Juruúnas, os Pacayás e outros.

Confiram-se atraz, no capitulo primeiro da parte historica desta obra as *Prophecias*, do padre Antonio Vieira.

<sup>(\*)</sup> Estes goiá-nà são da mesma nação que Martim Affonso de Souza encontrou em 1531, em Pira-tininga.

Crêmos que não podia ser melhor provada a organisação politica dos indigenas do Brazil; pois que offerecemos factos contemporaneos, do meiado do seculo XVII, tanto ao norte como ao sul, já de tapuya, já de tupi-nà-kì, uns e outros ainda não tocados pela communicação com os colonos portuguezes quando foram observados em suas praticas de governo.

Acerca dos indigenas do Brazil, e em geral do homem *americano*, os curopeus não se cançam, desde o seculo XVI, de accumular erros sobre erros, fabulas sobre fabulas.

Pouco affligimo-nos com o que esses viajantes escreveram, ora com manifesto exagero, ora sem a minima verosimilhança, sobre os costumes, usos e ritos dos gentios. Elles mesmos encarregaram-se de reciprocos desmentidos e de mutuas contestações. Quem quizesse ter o trabalho de organisar em quadros as narrações e as noticias de todos esses viajantes, ainda mesmo os que se enfeitam com a fama de sabios, veria a exacta reproduçção do facto biblico da confusão das linguas no que cada um dissertou sobre origens, idiomas, costumes, usos, ritos dos povos americanos.

O que, porém, mais deve doêr ao brazileiro é que, mesmo no Brazil, ha muita gente que não conhece os indigenas brazilicos senão pelo que francezes, allemães e inglezes escreveram e ainda escrevem. Por sua parte, os professores de historia nacional (se assim podemos denominar a esses que dizem ensinar historia), receiando o contacto com os jesuitas, deixam de lêr as obras unicas que podem

O mesmo padre Ayres do Casal accrescentou: «Forão elles (os Igaruános) que á força de remo levárão a frota do capitão Pedro Teixeira, desde a bahia Guajará até á vista dos Andes.»

Razão, pois, tivemos quando deixámos escripto que os goiá-nà, de Pirá-tininga, eram tupi-nà-kì, de accordo com o que escreveu o padre Fernão Guerreiro, Relação annual das cousas que fizeram os Padres da Companhia de Jesus, no anno 1606 — 1607, II.

instruil-os verdadeiramente a respeito dos indigenas brazilicos: esquecendo-se de que foram os padres da Companhia de Jesus os unicos missionarios que percorreram as nações gentilicas de taba em taba, de povoação em povoação, de tribu em tribu, passando successivamente do Estado do Maranhão para o Estado do Brazil, e deste para aquelle, pelas necessidades instantes e urgentes da catechése; além das missões, mais ou menos fixas em determinadas regiões, que a mesma Companhia de Jesus mantinha em toda a extensão do territorio brazilico.

Uma obra ultimamente publicada no Rio de Janeiro. 1884, J. E. WAPPÆUS, A geographia physica do Brazil refundida (edição condensada), comquanto repleta de noticias uteis e interessantissimas, é inexacta quanto á procedencia, a agremiação, e ao movimento dos indigenas do Brazil; particularmente dos tupis. Ainda que nessa obra sejam refutados os systemas de D'Orbigny e de Martius, — aquelle, reunindo todos os indigenas brazilicos em uma só raca, á que deu o nome de brasilio-guarani, - este, distinguindolhes oito grupos de linguas ou povos, os tupis, os qės ou krans, os goytucazes, os crens ou guerens, os gucks ou cócos, 08 parexis ou parecis, os quaicurús ou lengoas, c os aruaks, o escriptor não duvidou cahir no erro de dividir os tupis em cinco grupos: — os tupis do sul, os de léste, os do norte, os do oéste, e os do centro, sendo que os primeiros são os quaranis, e os segundos os verdadeiros tupi-nà-abá! Parece que, a esse respeito, se deixou prender muito, ou alguma cousa, pelas divisões e sub-divisões de Martius.

Que razão scientifica ha para esses agrupamentos? O escriptor confundio epochas e migrações, esquecendo-se de que, após a descoberta, nos seculos XVI, XVII, e XVIII, já pelas perseguições dos portuguezes e dos hespanhóes, já por causa das guerras com os francezes e os hollandezes, as deslocações de nações e tribus foram innumeras, e de regiões longinquas. Por exemplo: os tupi-nà-abá, que os francezes encontraram em 1612 na ilha do Maranhão, eram da

mesma familia que com elles se alliára em Pernambuco e no rio Parahiba; e esta familia continha individuos em grande numero dos que, em Guanabara, foram alliados de Villegagnon.

Não são as viagens posteriores ao seculo XVII que podem esclarecer os investigadores ethnographicos dos indigenas do Brazil. São as carta-memorias e os roteiros noticiosos dos navegadores no seculo XVI: e, ainda, os relatorios annuaes que os padres da Companhia de Jesus eram obrigados a dar de suas missões, e nos quaes não cessavam de ser felizmente muito minuciosos.

Nem nos occupemos com o homem fossil, e menos com os homens dos sambaquis. E' impossivel a achada de homem fossil; e os sambaquis têm a explicativa na alimentação de multidão de indigenas á margem dos rios salgados em que as ostras abundavam, fazendo elles viagens, durante um certo tempo do anno, a esses lugares, para banquetearemse a mariscos. A idéa de que os sambaquis eram tumulos para os caciques, ou mesmo para inimigos, ainda não encontrou, por ventura, justificação completa nos costumes desses povos. (\*)

### A verdade é que os pobres indigenas do Brazil, que

<sup>(\*)</sup> Varnhagen, Historia geral do Brazil, III, escreveu: Igualmente aproveitavam de varios mezes do anno, em que o marisco (especialmente o sernambi) estava mais gordo, para fazerem delle larga provisão, separando-o da casca, que iam amontoando. O uso de preparar taes provisões era um dos com que mais se distinguiam os Caribes do norte, que, para esse fim, effectuavam até expedições á ilha Anegada, uma das menores Antilhas, ainda hoje mui abundante de taes mariscos. Se durante esta pescaria morria algum companheiro, lhe davam sepultura no proprio monte das cascas de ostras. Assim pelo menos se podem explicar essas casqueiras ou ostreiras, descobertas no littoral com ossadas humanas, e já cobertas até de arvores seculares. Taes casqueiras, chamadas ainda nas provincias do norte sernambi-tibas ou sernambi-teuas, constituem hoje, para quem as possúe, uma verdadeira riqueza, pela facilidade com que dellas se extrahe a cal. Semelhantes ostreiras se encontram ainda nos territorios scandinavos, no norte da Europa, e ilhas do mar Egêo. »

foram os verdadeiros constructores das cidades e das povoações, após a descoberta, e sem os quaes os portuguezes teriam perdido esta conquista, pois que cram impotentes para a colonisação de tão vasto territorio, e ainda mais impotentes para o defenderem dos francezes, dos hollandezes, dos inglezes, — a verdade é, dizemos, que os indigenas do Brazil não mereceram dos portuguezes senão o rigor e o máo trato, e, por sobrecarga, o desprezo dos proprios que delles descendem e que consentem no apagamento de todos os signaes de sua natural procedencia.

Ainda por mofina, não têm faltado escriptores brazileiros que, em vez de reerguerem pela verdade historica o indigena, hão preferido aceitar e affirmar todas as apreciações falsas dos europeus que o vieram explorar! Varnhagen, depois barão e visconde de Porto Seguro, em sua *Historia* Geral do Brazil, vivendo na Europa, entendeu que o indigena não podia merecer aos colonisadores senão o exterminio, a ferro e a fogo, por todos os meios e modos! (\*)

Escreveu a proposito um missionario jesuita (\*\*): Notavel costume he a efficacia com que algumas noticias, por antigas, passão entre o vulgo por verdadeiras, não excedendo a esphera de meras fabulas: — ou porque a sua

<sup>(\*)</sup> Outro brazileiro, D. J. G. de Magalhaes, em uma Memoria intitulada Os indigenas do Brazil perante a historia e publicada na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXIII, 1.º trimestre, pag. 3, 1860, confundio os erros de Varnhagen. E' essa memoria um trabalho importante sob varios pontos de vista. Já Gonçalves Dias e outros haviam desempenhado egual tarefa.

Todavia, é util ter sempre sob os olhos tudo o que o padre Astonio Vieira escreveu acerca do systema portuguez de colonisação no Maranhão. Este celebre jesuita escrevia a El-Rei D. Affonso VI, em 20 de Abril de 1657: «... muitos governadores adquirírão grandes riquezas, e nenhum delles se logrou, nem elles se lograrão, nem ha coisa adquirida nesta terra que permaneça, como os moradores della confessão, nem ainda que vá por diante, nem negocio que aproveite, nem navio que aqui se faça que tenha bom fim, porque tudo vai misturado com o sangue dos pobres, que está sempre clamando ao céo. >

<sup>(\*\*)</sup> O padre Jose de Moraes, Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Muranhão e Pará, V, 1.

veracidade se não decidio ainda no tribunal de uma rigorosa critica; ou porque o tempo, como mais experimentado, não desterrou a mentira pelos evidentes calculos do desengano. ... Que muito, que nos sertões da America, por tantos annos inaccessiveis ao descobrimento dos nossos Portuguezes, corresse como certo o que se dizia por tradição de um gentilismo, sobre que fabulisava o discurso, sem ainda tocar com as mãos o que por beneficio da communicação veio finalmente a servir de desengano?

Os indigenas do Brazil não eram differentes dos outros povos ainda em estado nomade ou em movimentos migratorios. A historia da humanidade, na série incalculavel de seus successivos desenvolvimentos, mostra na antiga Europa o mesmo homem selvagem que o seculo XVI apresentou na America aos seus descobridores. Já Buffon não duvidou escrever esta grande verdade: «Lêde Tacito sobre os costumes dos Germanos; é o quadro exacto dos Hurões, ou, antes, é o quadro dos habitos da especie humana inteira ao sahir do estado de natureza.» (\*)



<sup>(\*)</sup> Buffon, Époches de la nature, VII.

A teutomania revoltou-se naturalmente contra isto; mas, só recentemente, os teutos encontraram em F. Laurent, Les barbares et le catholicisme, um defensor, com o caracter de insuspeito, para fazer a distincção subtilissima entre o barbaro e o selvagem, distribuindo ao homem germano o qualificativo de barbaro e deixando só ao homem americano o de selvagem. Argucias, só argucias!

## CAPITULO TERCEIRO

# PIQUIROBY

Notre vie est une suite de métempsycoses ou de transfigurations qui nous conduisent à Dieu.

Padre J. B. H. LACORDAIRE, Conferences.

... il en écoutait le recit avec une ardeur d'autant plus inquiète, que les liens du sang l'unissaient à ce héros.

J. J. BARTHELEMY, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Introduction.

Os naturaes do Brazil.... os selvagens, rudes e de costumes quasi homericos, podem prestar bellos quadros á epopéa....

M. Odorico Mendes, Notas ás Bucolicas, de Virgilio, no final.

Os indigenas do territorio, que foi depois denominado Brazil, costumavam tirar das condições physicas dos lugares as denominações para estes; e tambem escolher entre as cousas naturaes, serras, outeiros, rios, lagoas, arvores, mineraes, aves, peixes, animaes em geral, existentes na respectiva região, os nomes para o chefe ou maioral, cacique ou muruxáua. (\*)

<sup>(\*)</sup> WARNHAGEN, Historia geral do Brazil, IV, escreveu morubidab, assim por elle traduzido: Morubi, «o que lida, o que vae á guerra»; dab, «chefe».

A historia do Brazil refere, entre innumeros outros nomes de chefes, Uirá (tatú-bóla), Pirá-uassú (balêa), Ita-gi (machado de pedra), Inajá-guassú (palmeira-grande), Acayu-miry (cajú pequeno), Iauara-eté (onça), Metara-uby, (pedra-verde); e, da capitania de S. Vicente, Tebyreçá ou Tebir'-içá (formiga damninha), e Cahá-uby (matto verde, ou floresta). (\*)

O nome Piquiroby (\*\*), assim escripto nas chronicas, não é senão Pi-kì-yrob, « pinheiro ». Pi, « pelle ou casca » kì, « espinho, ou ponta aguda », yrob, « amargo »: « arvore de casca amarga e folhas agudas ». Parece que não ha outra explicação; tanto mais considerados os motivos que passamos a expòr. Ou, quem sabe, seria Pi-cury-oby? (\*\*\*)

A aldêa *Ururay*, cujo era chefe ou maioral *Piqui-roby*, estava situada, segundo os chronistas, em um recanto dos campos de Pirá-tininga (\*\*\*\*). Não podia deixar de ser

<sup>(\*)</sup> Não podemos deixar de mencionar, ainda aqui, com honrosa especialidade, o celebre *Poty* (camarão), D. Antonio Filippe Camarão, o terror dos hollandezes, natural do Rio-Grande do Norte, mas tambem disputado pelo Ceará.

<sup>(\*\*)</sup> Outros escreveram Piqueroby.

<sup>(\*\*\*)</sup> Na geographia do Brazil são conhecidos varios rios com a denominação — Piquiri. Por exemplo: um na provincia de Matto-Grosso, que nasce na serra Itiqueira; outro na do Rio-Grande do Sul, que nasce na Coxilha Grande, e desagua no rio Jacuhy; outro na provincia do Paraná. Todos esses rios parece que tiram dos pinháes o nome: Pi-cury, que, na pronuncia, sôa surdamente Pi-cuiry.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Ururay.

Era aldêa da nação goiá-nà, conforme o escreveram todos os chronistas. Mas, acerca desta nação, temos lido asserções contradictorias e falsas. Alguns não duvidaram copiar de qualquer inventor de pêtas—que os goiá-nà viviam em cavernas, sem aldeamentos regulares! Outros, referindo-se a J. de Laet, Novus orbis, e escrevendo Waynasses, não hesitaram em desfigurar os habitantes da Ilha Grande e portanto a nação dos indigenas de Pirá-tininga: de sorte que tambem estes seriam, como aquelles, « medrosos, pequenos, barrigudos, de pés chatos ».

á margem de um rio Pi-kì-yrob, cujo nome apparece corrompido em Maqueroby (\*), nas notas que, em 1674, o padre Lourenço Craveiro, reitor do Collegio da Companhia de Jesus em S. Paulo, escreveu sobre o titulo de sesmaria de Pedro Góes (\*\*); e esse rio era assim denominado, por correrem suas aguas entre extensos pinháes, até entrar no rio Anhemby (Tieté).

A tribu Ururay occuparia o territorio desde o valle de Ururay, da banda do norte, na serra de Paranápiacaba,

Os goiá-nà de Pirá-tininga, até á serra Apucá-rana, eram robustos e fortes; descendiam dos que, no Baixo-Maranhão, são denominados Igará-nà, por corrupção Igaruánas. Escreveu o padre Ayres do Casal, Corographia Brasilica, II, Pará: Debaixo do nome Igaruánas erão comprehendidos tambem os Tupinambás, os Mammayamás, os Guaianás, os Juruúnas, os Pacayás e outros.

No capitulo antecedente dissemos que os goiá-nà eram tupi parentes, e portanto tupi-nà.

Entendemos que, de facto, os que habitavam a costa, inclusivè as ilhas, desde a  $Ca\acute{a}$ -uruç $\acute{u}$  (Ilha-Grande) até o então denominado rio  $Canan\acute{e}a$ , quasi todos eram tupis. E, pois, os da Ilha-Grande poderiam ser tambem  $goi\acute{a}$ -n $\grave{a}$ .

E' porém necessario não aceitar facilmente ou sem exame os juizos e as classificações dos viajantes estrangeiros acerca dos indigenas do Brazil.

- (\*) Em vez de começar por P, o nome começa por M. Comprehendemos que assim fosse escripto e pronunciado no seculo XVII; porque, na lingua tupi, muitas vezes o p inicial se muda em m. O que não comprehendemos, a não ser por corrupção, é a mudança do i ou e em a; visto como não achámos a significação para a syllaba Ma.
- (\*\*) AZEVEDO MARQUES, obra citada, na palavra Sesmarias. O titulo é de 10 de Outubro de 1532. Este titulo, bem como o da sesmaria de Ruy Pinto, estão transcriptos no capitulo XI da parte historica deste livro.

Tambem Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, pag. 31, referindo-se a João Pires, bisneto de Piquiroby, escreveu: Foi abundante em cabedaes, com estabelecimento de uma grandiosa fazenda de terras de cultura em uma legua de testada até o rio Macoroby, que lhe foi concedida de sesmaria em 1610, com o seu sertão para a serra de Juquery.

seguindo o curso do Piquiroby (ora Rio-Grande (\*) até que, encontrando o Rio Pequeno, toma o nome dos Pinheiros), a affluir no Anhemby (Tieté). A aldêa, portanto, estaria a margem do Piquiroby, mas adiante, no valle de Ururay. (\*\*)

Alguns chronistas referem que os indigenas desta aldêa foram transferidos posteriormente para S. Miguel, que por isso foi denominado de Ururay; sendo capitão-mór, loco-tenente do então donatario Lopo de Souza, Jeronymo Leitão, o qual « concedeu-lhes terras por uma só sesmaria lavrada aos 12 de Outubro de 1580, na qual consignou aos indios dos Pinheiros seis leguas em quadro na paragem chamada Carapicuiva, e outras tantas aos de S. Miguel em Ururay. (\*\*\*)

Parece que a antiga aldêa de Ururay, de 1531, fòra fraccionada em duas, logo que João Ramalho edificou a villa de Santo André e que os padres da Companhia de Jesus, fazendo demolir esta, fundaram a de S. Paulo, 1554—1560; pois que o titulo da sesmaria de 12 de Outubro de 1580 os presuppõe já estabelecidos nos dous lugares, Pinheiros e S. Miguel (\*\*\*\*). E tanto mais provavel é isso, quanto é sabido o costume dos indigenas de não manterem suas aldêas muitos annos, no mesmo lugar.

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, obra citada, na palavra Pinheiros, escreveu que os antigos tambem o conheciam por Gerybatiba. Mas, de certo, era Cury-tiba, «pinheiro muito». Gerybatiba era e é outro, que, nascendo na mesma serra de Paranapiacaba, corre para o mar, a desembocar quasi em frente da cidade de Santos.

<sup>(\*\*)</sup> Muito depois houve outra aldêa, de Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, á margem do mesmo rio Piquiroby, mas já em sua fóz com as aguas do Anhemby (Tieté).

<sup>(\*\*\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 164. Este escreveu Uraray; porém, Machado de Oliveira, Quadro historico da provincia de S. Paulo, escreve Ururay, quando narra a reunião dos transfugas de Pirá-tininga no mesmo lugar em que, depois, foi a aldêa de S. Miguel de Ururay.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Quem quizer conhecer a fundo a historia dos aldeamentos na capitania de S. Vicente e S. Paulo, leia a Memoria sobre as aldéas de indios da provincia de S. Paulo, pelo tenente-general José Arouche

A verdade, em summa, é que, já naquelle seculo XVI, não existiam vestigios alguns da aldêa *Ururay*, no valle do mesmo nome, mencionado no titulo de sesmaria de Ruy Pinto, passado e assignado em 10 de Fevereiro de 1533 pelo proprio Martim Affonso de Souza, sob o titulo de governador das terras do Brazil, e ainda então não donatario. (\*)

Os dous titulos, tanto o de Pedro de Góes, como o de Ruy Pinto, que deixámos transcriptos no capitulo XI da parte historica, são importantissimos para a geographia desse lado da provincia.

Mais importantes o são para confirmarem as chronicas da capitania de S. Vicente, quanto ao facto de terem sido encontrados, em 1531, por Martim Affonso de Souza, os portuguezes João Ramalho e Antonio Rodrigues, que já ahi viviam, ha muitos annos, entre os indigenas.

O senador Candido Mendes de Almeida, em uma Memoria denominada Notas para a historia patria, e publicada na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XL, pags. 163 e 277, segunda parte, 1877, pretendendo provar que o tal bacharel de Cananéa era o mesmo João Ramalho, foi induzido em erro, certamente por desconhecer o titulo de sesmaria de Pedro de Góes. E, muito prevenido contra frei Gaspar da Madre de Deus, chegou a attribuir-lhe a invenção de Antonio Rodrigues! Por accrescimo, illudido por palavras ambiguas de uma carta do padre Antonio de Sá, de 13 de Junho de 1559, não duvidou affirmar que João Ramalho já era fallecido em 1560; quando é certo que, na sessão de 15 de Fevereiro de 1564, da camara de

DE TOLEDO RENDON, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, IV, pag. 295: 1842. Egualmente escreveu Ururay, e não Uraray.

E tambem Machado de Oliveira, Noticia sobre as aldéas dos indios da provincia de S. Paulo desde o seu começo até a actualidade, na citada Revista, VIII, pag. 204: 1846.

A aldêa de S. Miguel foi fixada ao longo do rio *Ururay*, em seguida aos limites da data de João Ramalho e seus filhos, correndo pelo rio, tanto de uma parte como da outra.

A dos Pinheiros, na paragem Coropicuiva ou Coropucuybe, ao longo do rio, de uma parte; e, da outra, começando dos limites das datas de Domingos Luiz e Antonio Preto.

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Semarias.

Ha na historia silencios inexplicaveis. Está neste caso a obscuridade que rodeou a pessoa e o nome do chefe da tribu e aldêa de *Ururay*, Piquiroby, eis que Martim Affonso de Souza tomou posse do territorio *Pirá-tininga*, e começou a distribuir sesmarias.

Um chronista moderno (\*), narrando quaes eram as nações indigenas que habitavam o territorio da capitania de S. Vicente, nos limites da actual provincia de S. Paulo, guayanás, tupis, carijós, além das do sertão, e expondo que os guayanás (\*\*) tinham por principaes chefes, em serra ácima, o cacique Tebyreçá, com aldêas nos campos de Pirátininga (\*\*\*), e no littoral o cacique Cayubi, ou, melhor,

S. Paulo, foi lida sua escusa « de não poder aceitar o cargo de vereador, para que fôra eleito, por ser homem velho que passava de 70 annos.

O testamento de João Ramalho, em 3 de Maio de 1580, cuja cópia frei Gaspar da Madre de Deus declarou ter em seu poder, não nas Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, como truncadamente escreveu Azevedo Marques, com referencia ao nome João Ramalho, mas na Noticia dos annos em que se descobrio o Brazil, publicada na Revista supracitada, II, pag. 425, 1840,—aquelle testamento existio realmente, e referia alguns noventa annos de assistencia nesta terra. E por que ligar-se-ha importancia a essa declaração dubitativa? A verdade consta de outros documentos.

<sup>(\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

<sup>(\*\*)</sup> Escrevemos neste capitulo guayanás e carijós, por causa da referencia a chronistas que assim escreveram os nomes dessas nações gentilicas; mas, segundo deixámos escripto no capitulo antecedente, são goiá-nà e carib-óca.

<sup>(\*\*\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, em nota ao § 154, affirma que Pirá-tininga, ou Piratinim, é um ribeiro, affluente do Tieté: e faz referencia ao auto de demarcação das terras de Braz Cubas, feito em S. Paulo em 1633, além de uma carta de sesmaria, passada por Jorge Ferreira aos 9 de Agosto de 1567. Suppõe mesmo que seja o Tamanduatehy. Azevedo Marques, porém, nos Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Piratininga, o refuta com vantagem, dizendo que, se em documentos antigos ha a palavra rio de Piratininga, é significando que pelos campos desse nome passa um rio. Em verdade, não ha noticia de tal rio Pirá-tininga.

Cahá-uby, com aldêas á margem do rio Gerybatiba (\*) e em outros pontos da costa, de sorte que a serra de Paranapiacaba servia de linha de separação a essas duas confederações, accrescentou: « A historia ainda faz menção da tribu Ururay, pertencente á confederação guayaná, occupando um dos recantos dos campos de Pirá-tininga, e tendo por chefe o cacique Piquiroby, que déra sua filha por mulher a Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho, e talvez socio com este em seu desterro. Desta tribu fundou-se a opulenta aldêa de S. Miguel, que, como as outras, não escapou á commum destruição por que todas ellas passaram. »

Após essa narração, o mesmo chronista não deixa de mencionar o chefe da tribu *Ururay*, por occasião da descida de *Tebyreçá* (\*\*) e de João Ramalho, com trezentos sagitarios, ao encontro de Martim Affonso de Souza; mas, apenas, para assignalar que foi precisa a sua annuencia ao plano de bem receber os portuguezes da armada. Assim, escreveu elle que João Ramalho « tivera por companheiro nessa empreza a Antonio Rodrigues, que alliara-se á filha de *Piqueroby* (\*\*\*), chefe da tribu *Ururay*, depois de

<sup>(\*)</sup> Gerybatiba, ou Jurubatuba, como em geral o pronunciam. Assim era denominado pelos indigenas, por causa da abundancia da palmeira gerivá em suas margens. Nasce da serra de Paranapiacaba; e sua fóz é quasi em frente da cidade de Santos. O titulo de sesmaria de Pedro de Góes determina bem este rio.

<sup>(\*)</sup> Deve ser escripto  $Tebir'-i\varphi\acute{a}$ , « formiga damninha », ou, de outro modo  $T'iby-i\varphi\acute{a}$ , « terra de formiga ».

Os campos de Pirá-tininga foram sempre infestados de uma formiga conhecida por saúva, que é corrupção da palavra  $y_{\mathcal{C}}a-y_{\mathcal{C}}a$ ; e estas formigas os selvagens e os mistiços apanhavam, e ainda hoje colhem para comcrem-n'as depois de torradas, dizendo ser saborosas. Isto, porém, no tempo proprio, denominado dos  $i_{\mathcal{C}}as$ ; que é quando começa o verão.

O padre Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brazil em 1613—1614, I, 43, refere que as vio na ilha do Maranhão, em abundancia enorme, tambem destinadas á alimentação indigena, depois de torradas. E curiosa a narração que ácerca de taes insectos faz este escriptor.

<sup>(\*\*\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Cayubi, escreveu, citando MACHADO DE OLIVEIRA, que uma filha de

conseguir deste, à imitação do régulo de Pirá-tininga, sua annuencia a favor do desembarque de Martim Affonso.

De então em diante, chronista algum dá noticia de Piquiroby. Ignora-se se recebeu o baptismo; se viveu ainda muito tempo; se recusou-se á communhão social com os portuguezes. Apenas a historia registra que Antonio Rodrigues, seu genro, obtivera uma sesmaria em terras fronteiras ao porto do Tumiarú, em S. Vicente, e ahi residia; e que na sesmaria de Pedro de Góes, segundo o respectivo titulo, fora encravado o territorio pertencente á tribu Ururay, figurando de lingua ou interprete, e testemunha, na designação das divisas, conjunctamente com João Ramalho, o mesmo já referido Antonio Rodrigues.

Quando os padres da Companhia de Jesus resolveram convidar os indigenas para povoarem a sua villa de S. Paulo, a fim de ser mais facilitada a catechése, não são mencionados senão *Tebir'-içú* e *Cayubi* (\*). E até o chronista, cujas primeiras narrações já ficaram transcriptas (\*\*), tratando da escolha do local para a fundação do Collegio da Companhia de Jesus, escreveu: « Eram os campos de *Pirá-tininga* habitados nesse tempo por algumas tribus de *guayanás*, que

Cayubi fazia vida marital com Antonio Rodrigues, — o companheiro de João Ramalho!

Ha manifesto equivoco; porque, nos nomes Antonio Rodrigues e João Ramalho, escreveu elle proprio o contrario, isto é, que Antonio Rodrigues fazia vida marital com a filha de Piquiroby.

Nem Machado de Oliveira estampou em sua obra, Quadro historico da provincia de S. Paulo, aquella inverdade, que Azevedo Marques attribuio-lhe.

Mais de um chronista, mesmo a outros respeitos, confunde, algumas vezes, em suas narrações, estes dous personagens gentilicos, *Piquiroby* e *Cayubi*.

<sup>(\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deos, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 160.

<sup>(\*\*)</sup> MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro historico da provincia de S. Paulo.

obedeciam a Tebyreçá e Cayubi (\*), os regulos que, consentindo no desembarque de Martim Affonso, perseveraram em lealdade para com os brancos, tudo em deferencia a João Ramalho. .... Chegados os padres ao campo, e fitando na formosa miragem do paiz que ante elles se distendia, fizeram parada nas alturas sobranceiras ao rio Tamanduatehy e ribeiro Anhamgabahú, e ahi levantaram um rustico aposento para abrigo, em que celebrou-se missa a 25 de Janeiro de 1554, dia em que se solemnisa a conversão de S. Paulo, que dahi derivou seu nome a povoação que então se começou a edificar naquellas paragens; e, como para essa edificação dependia-se de gente afeita a taes trabalhos, convidaram os jesuitas a Tebyreçá e Cayubi para que com suas tribus viessem levantar seus alojamentos nas visinhanças do sitio em que haviam feito seu aposento; e assim o praticaram, estabelecendo-se Tebyreçá no local em que vê-se hoje o mosteiro de S. Bento, e derramando-se os indios pela área que depois servio de assento á actual cidade.»

Parece que Piquiroby já era fallecido; ou, aliás, foi o chefe que não perseverou em lealdade para com os brancos, visto que a chronica não refere senão tres, Tebir'-içá, Piquiroby e Cayubi, quando Martim Affonso de Souza aportou á Buriqui-óca, ou, por corrupção, Bertioga. E é para crêr que já fosse fallecido; porquanto o chefe que, em 1562, apparece á frente dos indigenas que atacaram a nascente villa de S. Paulo, foi Araray (\*\*), irmão de

<sup>(\*)</sup> Conservámos na transcripção o modo como o chronista escreveu esses dous nomes. Cayubi é tambem o nome de uma arvore.

AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, escreveu Teberyçá, sem dar a razão para isso.

<sup>(\*\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Araray.

O padre José de Anchieta, na carta de 16 de Abril de 1563 ao padre-mestre Diogo Laynez, preposito geral, não nomêa este chefe indigena. Referindo-se a *Tebir'-içá*, o qual, logo que soube do assalto planejado contra a nascente villa de S. Paulo, « juntou logo toda a sua

Tehir'-içá, conforme narra o mesmo já citado chronista, que escreveu Ururay em vez de Araray.

Ou, quem sabe! este Ururay ou Araray seria o mesmo Piquiroby, pela semelhança do nome com o da tribu deste cacique quando Martim Affonso de Souza desembarcou em Buriqui-óca, depois Bertioga? Mas, nessa occasião, parentesco algum entre Piquiroby e Tebir'-içá, e portanto entre as mulheres de Antonio Rodrigues e João Ramalho, é mencionado. Nem o facto de serem ambos, Tebir'-içá e Piquiroby, — caciques, cada um de sua tribu, da nação goyá-nà, attestaria tal parentesco; porque os aborigenes do Brazil, ainda nomades (\*), e em constantes guerras, não conhecendo outra maior virtude que o valor guerreiro, repugnavam o governo dynastico, e elegiam seus chefes entre os que, á semelhança dos heróes de Homero, eram os mais habeis no exercicio das mãos e dos pés e assim possuiam o maior vigôr e a mais activa agilidade.

gente, que estava repartida por tres aldêas pequenas, desmanchando suas casas e deixando todas as suas lavouras para serem destruidas pelos inimigos, o padre Jose de Anchieta escreveu em seguida: « e ainda que alguns de seus irmãos e sobrinhos ficárão em uma aldêa sem o querer seguir, e um delles vinha juntamente com os inimigos, e lhe mandou incutir grande mêdo — que erão muitos e havião de destruir a villa, todavia teve em mais o amôr de nós outros e dos christãos do que o dos seus proprios sobrinhos, que tem em conta de filhos, levantando logo bandeira contra todos elles, e uma espada de páu mui pintada e ornada de pennas de diversas côres, que é signal de guerra. > Alludindo ao assalto, escreveu: « Chegando pois o dia, que foi o oitavo da visitação de Nossa Senhora, derão de manhã sobre o rio Piratininga com grande corpo de inimigos pintados e emplumados, e com grandes alaridos, . . . . sendo cousa maravilhosa que se achavão ás flechadas irmãos com irmãos, primos com primos, sobrinhos com tios, e, o que mais é, dois filhos, que erão christãos detestavão comnosco contra seu pai, que era contra nós. >

O mesmo padre José de Anchieta escreveu que *Tebir'-içá* fallecêra de camaras de sangue; e não faz referencia a ferimentos que elle houvesse recebido nos combates.

<sup>(\*)</sup> Após um certo espaço de tempo, queimavam as aldêas, e iam procurar outro local, mais abundante em productos naturaes, para edificarem novas. As tabas ou aldêas abandonadas, e queimadas, cram denominadas taba-oera, « aldêa que existio ». Por corrupção dizemos em portuguez tapéra, « a roça abandonada ».

Seja, porém, Piquiroby o mesmo Ururay, de que trata Machado de Oliveira, ou o Araray, de que trata Azevedo Marques, ou seja este chefe de 1562 outro individuo, diverso de Piquiroby, não é licito accusal-o de deslealdade para com os brancos, pois que entendia defender a patria e sua raça, ameaçadas de servidão. Talvez o chefe de 1562, vendo Tebir'-içá installado na nascente villa de S. Paulo, tivesse o mesmo pensamento do barbaro germano Arminio, quando Julio Cesar, conseguindo a submissão de Segestes, outro chefe naquella antiga nação barbara da Europa, assegurou-lhe um asylo permanente na mesma sua provincia conquistada. O chefe brazilico de 1562 teria dito aos indigenas de Pirátininga: « Que pae magnifico! Que valente general! Muito embora Tebir'-içá vá viver em um terreno conquistado, os filhos da guerra nunca poderáo perdoar a um homem que, entre os rios Yryri-piranga (\*) e Anhemby (\*\*), não sente pejo de haver concorrido para se verem todas as insignias do poder luzitano (\*\*\*). Assim, se entre vós ainda existem animos bizarros, que a novos senhores e a novas colonias prefiram a patria, os parentes, os costumes antigos, segui-me pelo caminho da gloria e da liberdade, e abominae Tebir'-içá, que vos prepara os ferros de uma torpe escravidão.»

Tudo isso alguns dirão que foi grande susceptibilidade

<sup>(\*)</sup> Rio do Casqueiro. O nome indigena allude ás ostreiras, avermelhadas pelas cascas do mangue.

<sup>(\*\*)</sup> Rio Tieté.

<sup>(\*\*\*)</sup> Martim Affonso de Souza havia promettido que os portuguezes não se estabeleceriam em serra ácima; nem mesmo poderiam lá ir a resgatar ou negociar com os indigenas sem sua licença ou a dos capitaes-móres seus loco-tenentes, a qual não se daria senão com muita circumspecção, e unicamente a sugeitos bem morigerados. O unico exceptuado, segundo observa frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 115, foi João Ramalho, certamente por já residir na aldêa de Pirá-tininga.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> TACITO, Annaes, I, 57, 58 e 59, onde póde ser lido o discurso de Arminio.

de patriotismo; mas os factos posteriores provaram que os infelizes indios haviam presentido em 1562 a desgraça da escravidão.

Segundo um escriptor notavel, « o genio de um povo resulta de um facto primitivo, de um facto mysterioso, analogo a um facto cosmogonico; se ha alguma possibilidade de o assignalar, ha absoluta impossibilidade de o explicar (\*). Como os povos, as familias têm tambem sua cosmogonia: — um facto mysterioso, apenas assignalavel, mas impossivel de ser explicado, preside á sua origem e á sua formação.

Piquiroby, deixado á sombra pelos chronistas, - elle o progenitor indigena do famoso paulista Amador Bueno de Ribeira e dos illustres Rendons, desafia as investigações de todos os que têm interesse na historia nacional. Decorridos mais tres ou quatro seculos, Piquiroby tornar-se-hia um mytho, se Pedro Taques, tendo necessidade de apurar os antepassados de D. Mécia Fernandes, casada com Salvador Pires, oriundo de familia nobre portugueza, não desencovasse no cartorio de notas, hoje o primeiro, da já então cidade de S. Paulo, o testamento daquella notavel matrona paulista. Segundo o mesmo Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, no titulo de Pires (\*\*), esse testamento declarava que a testadora, « vulgarmente chamada pelo idioma brazilico Messiuçú (\*\*\*), que quer dizer « Mécia-grande », natural de S. Paulo, era filha de Antonio Fernandes e de sua mulher Antonia Rodrigues, a qual procedeu de Antonio Rodrigues e de Antonia Ro-

<sup>(\*)</sup> P. S. BALLANCHE, Essais de palingénésie sociale, Prefacio.

E' esta uma obra notavel. O systema deste escriptor é—que a humanidade está preparando sua rehabilitação mediante explações providenciaes.

<sup>(\*\*)</sup> Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, pag. 8.

<sup>(\*\*\*)</sup> Outros escreveriam Messi-oçú.

drigues, baptisada pelo padre Anchieta (\*), filha do maioral de Ururay (\*\*), chamado Piquiroby ».

A filha mais velha de D. Mécia Fernandes, de nome Maria Pires, casou-se com Bartholomeu Bueno de Ribeira; este foi o pae do famoso Amador Bueno de Ribeira, o acclamado Rei de S. Paulo em 1641: — acclamação á que, de espada em punho, fugira, para não aceitar a corôa que pouco antes soubera rejeitar.

Mas, este facto, tornado legendario (\*\*\*), teve neces-

(\*) Este facto é contestavel. O padre José de Anchieta, confrontados os tempos, não podia ter administrado o baptismo á filha de *Piquiroby*; a não admittir-se que ella estaria à espera que o grande thaumaturgo se habilitasse a administrar-lh'o.

O padre José de Anchieta nasceu em Tenerife a 7 de Abril de 1534; ainda em 1560, quando foi destinado ao apostolico ministerio das missões em S. Paulo, não tinha todas as ordens sacras, pois que, só em 1566, as foi receber, na Bahia, das mãos do segundo bispo do Brazil, D. Pedro Leitão.

Pedro Taques confundio sem duvida D. Mécia Fernandes com a avó, Antonia Rodrigues, filha do maioral de *Ururay*. Só D. Mécia Fernandes poderia ter sido baptisada pelo padre José de Anchieta.

Vêr adiante a genealogia, Linha A, I.

(\*\*) Pedro Taques escreveu Hururahy. Sôa o mesmo que Ururay.

(\*\*\*) Não tem faltado quem queira contestar este facto historico. Mas, Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXII, parte primeira, 1.º trimestre de 1869, o affirma e comprova: «Este facto da intentada acclamação de rei, que não aceitou Amador Bueno, se lê no Archivo da camara da villa capital de S. Vicente, no livro grande de registros, tit. 1684, fl. 125 até fl. 126. No mesmo Archivo, tit. 1684 até 1702, fl. 125, se acha a patente de Arthur de Sá a Manoel Bueno da Fonseca, em que se declara a lealdade de Amador Bueno, sendo acclamado pelo povo; a qual patente confirmou el-rei D. Pedro II em 23 de Novembro de 1701, registrada em S. Vicente no liv. tit. 1702, fl. 1 v. >

Como, pois, contestar esse facto historico, cujas provas officiaes devem ainda existir em Lisbôa? Infelizmente, o archivo da camara de S. Vicente tem sido destruido; mas, ahi estão os testemunhos de Pedro Taques e de frei Gaspar da Madre de Deus, os quaes viram os livros supra-mencionados. Com que criterio podem ser impugnadas suas affirmações? Não basta negar o facto; é necessaria ainda a demonstração de que aquelles chronistas fizeram citações falsas das fontes em que hauriram a narração desse grande facto.

sariamente uma causa mysteriosa, de que os hespanhóes foram méros instrumentos. Nessa epocha, outro notavel paulista, Lourenço Castanho Taques — o velho (\*), disputava a Amador Bueno de Ribeira a primazia social, tambem por suas virtudes, por sua honorobilidade, por sua riqueza, c, mais ainda, por seu sangue puramente europeu, — portuguez-hespanhol-flamengo. Eram duas raças em conflicto. Certamente, a Providencia quiz, ainda que por momentos, revelar em Amador Bueno de Ribeira a verdadeira proeminencia, a exemplo de Romulo e de Remo (\*\*), pelo sangue brazilico que lhe corria nas veias. A figura régia de Piquiroby, maioral de Ururay, reapparecia naquelle seu illustre descendente, trans-animado em condição a mais extraordinaria, tambem ainda para attestar que, não talvez Tebir'-içá, mas elle — Piquiroby, era o chefe principal da nação qoiá-nà. (\*\*\*)

Ut genus audierunt, animos pater editus auget. . . . . . de cujus sanguine natus Credor; et, ut credar, pignora certa dabo.

(\*\*\*) Em verdade, as chronicas dão sempre como principal chefe da nação goiá-na o mencionado Tebir'-içá; mas, concorreram para isso varias circumstancias. Os portuguezes, não conhecendo a organisação politica dos indigenas, deixaram-se induzir pelo que lhes narrara João Ramalho (genro de Tebir'-içá), cuja audacia se manifestára desde que Martim Affonso de Souza aportára á Buriqui-óca, ou Bertioga. Antonio Rodrigues (genro de Piquiroby), mais modesto, não julgaria talvez conveniente contradizêl-o; se é certo que fôra presente á tal conferencia. Tebir'-içá, pois, ficou considerado o principal chefe, mesmo porque permaneceu alliado; ainda que os factos posteriores patentearam sua impotencia ou falta de autoridade para obstar á revolta dos indigenas, 1556—1562, sendo apenas chefe de tres pequenas aldêas, como o padre José de Anchieta relata na já citada carta de 16 de Abril de 1563.

Para bem averiguar este ponto, convém não perder de vista o costume dos chefes principaes, tal qual o mencionam o padre Ivo d'Evbeux, Viagem ao norte do Brazil em 1613—1614, e os chronistas que viajaram o paiz. Esses chefes principaes não eram os primeiros a procurar os estrangeiros; segundo a phrase expressiva do citado padre Ivo d'Evbeux, assim procediam prudentemente, « desejando, antes de tudo, vêr o que elles queriam, por que tinham vindo aqui, e como se estabeleceriam». Como, portanto, acreditar que Tebir'-içá, enviado a examinar o que havia,

<sup>(\*)</sup> Vêr adiante a genealogia, Linha B, IV.

<sup>(\*\*)</sup> Ovidio, Fastos, III, 65, 73 e 74:

Rei de S. Paulo! Teria sido um arrojo ridiculo, se não incidisse realmente no successor daquelle que, ha um seculo, fora o primeiro muruxáua dos aborigenes brazilicos que povoavam Pirá-tininga.

Viva Amador Bueno, nosso Rei! Teria sido uma acclamação popular sediciosa, se não fòra a expressão de um juizo acerca do direito magestatico que Amador Bueno de Ribeira, transfigurando inconscientemente em si aquelle rei brazilico, seu primeiro ante-passado, readquirira, eis que D. João IV se fizéra acclamar contestadamente Rei de Portugal e de seus dominios.

Viva D. João IV, nosso Rei, pelo qual darei a vida! Real, real por D. João IV, Rei de Portugal! Teriam sido gritos de inexplicavel cobardia em tão valoroso paulista, se não fòra a confirmação do acto de Piquiroby, abdicando, mais de um seculo antes, sua autoridade régia nos Reis da dynastia de Aviz e em seus successores. (\*)

era o chefe principal? Porque faltaria elle ás regras politicas e ás conveniencias guerreiras? Tudo concorre para affirmar que Tebir'-içá, comquanto maioral de tres pequenas aldêas, representaria, nessa especie de reconhecimento, apenas o maioral da nação, que era Piquiroby.

A verdade é que, em 1641, Piquiroby foi mostrado em Amador Bueno — ter sido o verdadeiro principal chefe da nação goiá-nà.

Na phrase de Bossuet, em seu Discurso sobre a historia universal, referindo-se à acção Providencial sobre os povos, « quem pretende entrar a fundo no conhecimento das cousas, deve ir buscar a sua origem, e começar de mais longe». Na historia, não ha acasos. Spiritus Dei super aquas....

<sup>(\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 181, narrando que Amador Bueno de Ribeira, logo que recolheu-se ao mosteiro de S. Bento para escapar á acclamação popular, mandára chamar algumas pessoas principaes, e os ecclesiasticos mais respeitaveis, accrescenta: «Vierão logo uns, e outros, e todos unidos ao dito Bueno fizerão comprehender aos circumstantes que o Reino pertencia á Serenissima Casa de Bragança, e que delle se acharia esta em posse pacifica desde o dia da morte do Cardeal Rei D. Henrique, se a violencia dos Monarchas Hespanhóes não houvera suffocado o seu Direito. »

Fica assim averiguado que o motivo da acclamação popular era o direito contestado a D. João IV.

Tambem, após esse grandioso facto, somente proprio de tempos e de homens heroicos. Amador Bueno de Ribeira, como que cançado do papel immenso, que representara, de illuminar com suas excelsas virtudes civicas a magestade gentilica de seu primitivo progenitor no Brazil, recolheu-se á vida privada, e a historia desde então rodeiou-o egualmente de silencio: até que o capitão general Arthur de Sá e Menezes, em uma patente de capitão e governador da companhia dos officiaes de guerra reformados, juizes e vereadores que tivessem servido na camara de S. Paulo, por elle passada a Manoel Bueno da Fonseca, em 3 de Março de 1700, depois de relatar alguns serviços deste, concluio-a nos seguintes honrosos termos: « E, quando não bastaram estes serviços, era merceedor de grandes cargos, por ser neto de AMADOR BUENO, que, sendo chamado pelo povo para o acclamarem Rei, obrando como leal e verdadeiro vassallo, com evidente perigo de sua vida, clamou dizendo que vivesse El-Rei D. João o IV, seu Rei e Senhor, e que, pela fidelidade que devia de vassallo, queria morrer nesta defensa....» (\*)

Sem embargo, ainda os preconceitos produziram nos chronistas alguma hesitação. Naquelles tempos, seculos XVI, XVII, XVIII, as principaes familias não queriam descender

\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> Esta patente, confirmada por El-Rei D. Pedro II em 23 de Novembro de 1701, mereceu então, por accrescimo, a seguinte honrosa declaração régia: «E, ultimamente, por ser neto de Amador Bueno, leal e verdadeiro vassallo de minha Corôa.» Esta mesma hourosa commemoração foi feita por El-Rei D. João V, em 20 de Novembro de 1704, quando foi armado cavalleiro da ordem de Christo o já referido Manoel Bueno da Fonseca.

Esta patente, em seus termos, demonstra que não foi uma lenda a acclamação de Amador Bueno de Ribeira para Rei de S. Paulo: e que, ainda quanto a este facto, deixou-se illudir o senador Candido Mendes de Almeida, nas já citadas Notas sobre a historia patria.

Dizemos — lenda —, no sentido em que elle a empregou; isto é, invenção.

No bom sentido, a empregámos na nota segunda, pagina 91.

de indios (\*); e, pois, seria imprudencia devassar-lhes a procedencia indigena. Existiam mesmo familias como a originada de Antonio Rodrigues de Almeida (\*\*), toda de sangue europeu, portuguez-hespanhol-flamengo, que faziam disto um dos titulos de sua alta nobreza. A familia de Antonio Rodrigues de Almeida, porém, por secretos designios de Deus, em 1700, cruzou-se com a de Antonio Rodrigues, e portanto com a de Piquiroby: isto é, D. Francisco Matheus Rendon (\*\*\*), descendente de Piquiroby, casou-se com D. Maria de Araujo, filha do capitão-mór governador e alcaide-mór da capitania de S. Vicente e S. Paulo, Pedro Taques de Almeida (\*\*\*\*), descendente de Antonio Rodrigues de Almeida.

Mas, se os chronistas estranhos assim procederam, por medo ou por cortezia, é censuravel que um homem illustrado, como frei Gaspar da Madre de Deus, contando, segundo elle proprio escreveu em suas Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 184, entre os seus terceiros avós a Amador Bueno, e portanto a Piquiroby, entrasse tambem nessa conspiração de silencio em redor da

<sup>(\*)</sup> O governo teve necessidade de acudir com uma providencia a esse preconceito. Pelo alvará de 4 de Abril de 1755, em ordem a promover os casamentos e allianças entre brancos e indios, El-Rei houve por bem declaral-os isentos de infamia; ficando, os que assim se casassem, e seus descendentes, muito habeis para os cargos, e até com preferencia para qualquer emprego, honra ou dignidade. Foi tambem prohibido pelo mesmo alvará, sob pena de procedimento criminal, dar aos indios, e aos seus descendentes, puros ou mistiços, o nome de caboclos, ou outros semelhantes, que pudessem reputar injuriosos.

E' necessario, entretanto, não esquecer que a melhor nobreza da capitania da Bahia descendia da india Paraguassú, que se casára com Diogo Alvares Corrêa; e que a familia Albuquerque Maranhão, desde Alagoas até o Rio-Grande do Norte, descendendo de Jeronymo de Albuquerque, descendem de uma india, mãe deste.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr a genealogia, Linha B.

<sup>(\*\*\*)</sup> Vêr a genealogia, Linha A e Linha B, para o começo da Linha A e B.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Vêr a genealogia, Linha B, V.

E a Linha A e B, L

figura deste chefe indigena. Por egual, Pedro Taques de Almeida Paes Leme, fazendo a genealogia das familias nobres de S. Paulo, com as quaes era aparentado, e devendo fazêl-a completa e muito ordenada, não está isento de soffrer a critica de ter quasi occultado aquelle illustre progenitor brazilico, sob a pressão sem duvida dos taes já mencionados preconceitos. Em sua Nobiliarchia Paulistana, em vez de abril-a com o nacional nome de Piquiroby, preferio a este o hespanhol Bartholomeu Bueno de Ribeira, que, segundo elle proprio confessa, só « passou-se para S. Paulo, nos principios da sua povoação, em 1571 »! Por que e para que occultar os ascendentes de D. Maria Pires, que casara-se com Bartholomeu Bueno de Ribeira? Elle limitou-se a declaral-os no titulo da familia Pires; e mesmo isso entre um parenthesis!

Dirão: « Piquiroby não póde ser considerado o progenitor da nobreza paulistana, porque sua filha casou-se com um plebeu, o portuguez Antonio Rodrigues. »

Em frente de meras opiniões, existia a legislação, que foi sempre expressa no sentido de adquirir o filho, por intermedio da mãe, a nobreza da familia desta: « E se quiserem tomar somente estremas as armas da parte de suas mãis, podeloam fazer. » (\*). A legislação portugueza, em verdade, não desconheceu em tempo algum a nobreza proveniente das mães (\*\*). E' certo que a mulher não

<sup>(\*)</sup> Ordenações Manoelinas — L. 2.º tit. 37 § 2.º E as Ordenações Filippinas — L. 5.º tit. 92 § 4.º repetiram a mesma declaração, ipsis verbis.

As sobreditas Ordenações Manoelinas, que eram as que vigoravam em 1531, no mesmo L. 2.º tit. 37 § 11, dispunham: «Item mandamos e defendemos que ninhuũ homẽ nem molher d' qualquer sorte e qualidade que seja: nom se possa chamar nem chame de dom: se lhe nom pertencer de direito por via de seu pai ou avô de seu pai. ... E has molheres ho poderam tomar de seus pais ou mâis ou sogras que o dito dom dereytamente teverẽ: como sempre neste reyno se costumou. »

<sup>(\*\*)</sup> Ordenações Manoelinas, L. 1.º tit. 55 princ. e § 1.º Confira-se as Ordenações Filippinas, L. 1.º tit. 74 § 4.º, e L. 5.º tit. 92 § 6.º

transmittia ao marido plebeu a sua nobreza; é certo mesmo que, na constancia do matrimonio, seguindo ella a condição do marido, não poderia usar das regalias e dos privilegios de sua condição nobiliaria: não perdia, porém, nem poderia perder uma qualidade hereditaria que apenas retinha para passar aos filhos. As opiniões de jurisconsultos (\*), em contrario a esses principios, foram obra do interesse ou dos prejuizos das familias nobres, a fim de evitarem os casamentos com plebeus. A natureza, porém, é sempre mais forte que as regras humanas. Já Ovidio (\*\*), fallando da nobreza de Evandro, assignalava que era muito mais nobre pela parte da mãe que pela do pae:

Hic fuit Evander: qui, quamquam clarus utroque, Nobilior sacræ sanguine matris erat.

E Virgilio (\*\*\*), comquanto a incerteza da geração de Drances, rival de Turno, pelo lado paterno, não duvidou affirmar sua nobreza pelo lado materno:

..... genus huic materna superbum Nobilitas dabat, incertum de patre ferebat.

Nem podia ser de outro modo. Desde que, pela dispersão dos povos, o systema patriarchal enfraqueceu-se e

<sup>(\*)</sup> Arouca, Portugal, Mello Freire, citados por Borges Carneiro, Direito civil, § 45, n. 40. E' ahi tambem citado Phebo com uma decisão, no mesmo sentido da dos jurisconsultos referidos; mas é certo o proverbio francez: Les arrêts sont bons pour ceux qui les obtiennent. Além de que é conhecido o principio: Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat. (L. 2, Dig., de regulis juris.)

<sup>(\*\*)</sup> Ovidio, Fastos, I, 471 e 472.

<sup>(\*\*\*)</sup> VIRGILIO, Eneida, XI, 340 e 341.

Conhecem os entendidos a tambem celebre passagem da Odysséa, de Homero, I, quando Minerva encontra-se com Telemaco, e lhe diz que elle é filho de Ulysses. Telemaco responde: « Minha mãe, a casta Penélope, attesta que sou filho desse heróe, mas eu o ignoro. E' ella o testemunho mais seguro disso; ninguem por si mesmo conhece os autores de sua raça. »

afinal desappareceu de todo, a familia passou por successivas transformações. Ao principio, não havia outro parentesco senão a tribu á que cada um pertencia; depois, o unico parente era a mãe, e não o pae; depois só o pae, e não a mãe; ultimamente, sob a influencia do Christianismo. tanto o pae como a mãe. Mas, em verdade, o systema do parentesco materno é o mais natural e o mais forte: e. na phrase de um escriptor, « é um prolongamento effectivo do cordão umbelical de mulher em mulher ». Por que, pois, estranhar que, assim como « só o nome das mães descia o curso das gerações», a nobreza se transmittisse então mais pelo parentesco uterino do que pela paternidade, mesmo quando os costumes matrimoniaes já estavam em via de restauração? Accrescia que a maternidade foi sempre um facto certo: só o laço material do cordão umbelical, com effeito, pode determinar com certeza, ainda hoje, o agrupamento de uma descendencia physica, (\*)

Demais: a nobreza não vale tanto, como a legitimidade, para a formação da genealogia. Foi ou não Piquiroby, cacique na nação goiá-nà, ou simples maioral da aldêa Ururay, o progenitor primitivo de todas essas familias paulistas, mencionadas por Pedro Taques, na Nobiliarchia Paulistana?

<sup>(\*)</sup> Segundo o já citado escriptor, A. GIRAUD-TEULON, Les origines de la famille, Genebra, 1874, o facto natural da maternidade, não o principio do poder paterno, tem regulado o parentesco e a genealogia de muitos povos, e, nesta conformidade, é transmittido o direito de successão. Em geral, nos povos americanos, assim era, como o expôt largamente o padre jesuita J. F. Lafitau, Moeurs des sauvages comparés aux moeurs des premiers temps, Paris, 1725, Histoire des déconvertes et des conquêtes des Portugais dans le nouveau monde, Paris, 1733.

Entre os Lycios, conforme narra Herodoto, se alguem era interrogado sobre a familia á que pertencia, indicava a genealogia da mãe e das avós de sua mãe. Por egual, segundo Polybio, acontecia com os Locrios, onde tambem a nobreza só era transmittida pela genealogia uterina.

Assim, portanto, não o era somente nos povos americanos. E, mesmo na Grecia e em Roma, o principio da familia agnatica não foi adquirido e firmado senão após uma longa série de transformações.

Eis a unica questão, que procurámos elucidar.

E, nesta investigação, foi-nos agradavel verificar que Piquiroby existio, e foi um rei brazilico. (\*\*)



(\*\*) E' util bem explicar a origem e a denominação dos tupinà-kì. Esta denominação não era a que elles mesmos se attribuiam; mas a que os tupi-nà-abá e depois tambem os carib-óca lhes deram por causa de andarem sempre em conflictos. Tupi-nà-kì significa, como já deixámos escripto, «tupi, parente máu». O nome dessas tribus, que, separando-se dos tupi-nà-abá em sua migração, installaram-se na costa, ao longo do mar, do rio Camamú até o rio Cricaré, era tupi-nà, «tupi parente». Por causa das guerras com os tupi-nà-abá, naquella região, estes os designaram desde então como «parentes máus», accrescentando-lhes ao nome da nação, tupi-nà, a palavra kì, «espinho». Ao norte dessa região foi sempre desconhecida entre os indigenas a denominação tupi-nà-kì.

Isto mesmo resulta do que Gabriel Soares, em seu Roteiro geral, 39, deixou averiguado até certo ponto naquella epocha — 1587. Escreveu elle: « ... o gentio Tupiniquim senhoreou e possuiu a terra da costa do Brazil, ao longo do mar, do rio de Camamú até o rio de Cricaré, o qual tem despovoado esta comarca fugindo dos Tupinambás, seus contrarios... Esse gentio e os Tupináes descendem todos de um tronco, e não se tem por contrarios verdadeiros... Este gentio ... tem a linguagem, vida e costumes e gentilidades dos Tupinambás... E ainda que são contrarios os Tupiniquins dos Tupinambás, não ha entre elles na lingua e costumes... differença... São homens valentes, caçam, pescam, cantam, bailam como os Tupinambás, e nas cousas de guerra são mui industriosos, e homens para muito, de quem se faz muita conta a seu modo entre o gentio. »

Os goiá-nà, de Pirá-tininga, sendo, por um lado, parentes dos goiá, o eram, por outro lado, tambem dos tupi, e portanto tupi-nà. E a razão por que eram egualmente denominados tupi-nà-ki foi por cruzamento com os tupi-nà que receberam em 1500 a Pedro Alvares Cabral e que, por já então estarem separados dos tupi-nà-abá, eram assim denominados por estes.

Confiram-se com esta explicação o texto e as notas, nas paginas 298 e 299.

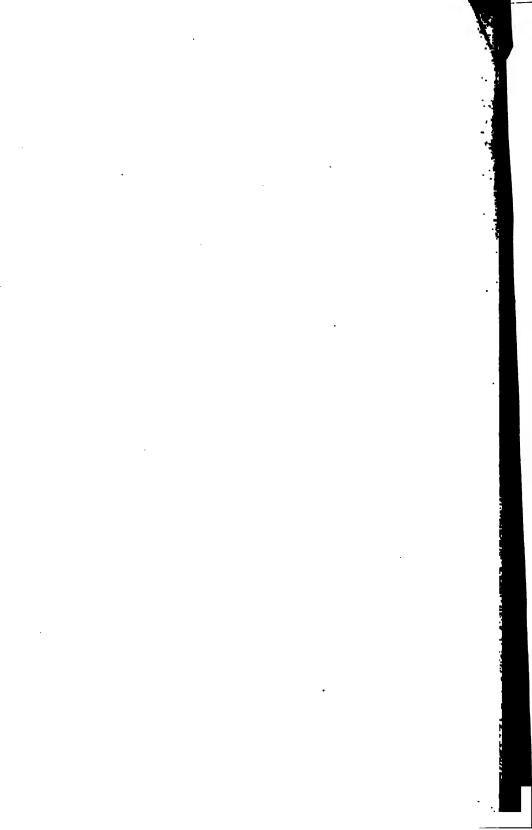



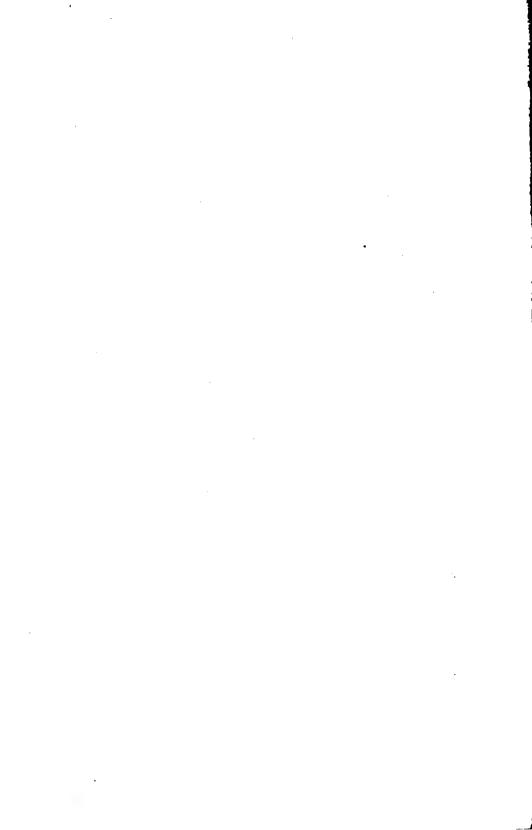

#### CAPITULO QUARTO

#### LINHA-A

A Linha A desta genealogia tem por progenitor brazilico o cacique *Piquiroby*. Desta Linha procedem, como já foi referido, o legendario Amador Bueno de Ribeira e, por este, os Rendons.

Por parte de D. Maria Pires de Medeiros, filha de Salvador Pires de Medeiros, — este filho de Salvador Pires e de sua mulher D. Mécia Fernandes, a qual D. Maria Pires de Medeiros foi casada com Antonio Pedrozo de Barros, filho do capitão Pedro Vaz de Barros, e de sua mulher D. Luzia Leme, descendem tambem de Piquiroby os Souza Queiroz, os Souza Barros, os Paes de Barros. A referida D. Maria Pires de Medeiros era prima-irmã de Amador Bueno de Ribeira, cuja mãe, D. Maria Pires, era irmã de Salvador Pires de Medeiros.

Deste mesmo Salvador Pires de Medeiros foi genro Domingos Jorge Velho; o paulista celebre que, com o portuguez Domingos Affonso Mafrense, penetrou os invios sertões da capitania do Piauhy, como já referimos na historia da capitania de S. Vicente e na do *Estado* do Maranhão. Eram tambem *Pires* — Francisco Dias de Siqueira e os outros que lá andaram naquelle Estado.

Por parte de Salvador Pires — o velho, irmão de Manoel Pires casado com D. Maria Bicudo, cuja filha D. Margarida Bicudo casou-se com Filippe de Campos, e por outros posteriores consorcios, esta Linha A é aparentada com os Bicudos e os Campos. Um dos filhos de Filippe de Campos, de nome Manoel de Campos Bicudo, foi casado com D. Luzia Leme de Barros, filha de Antonio Pedrozo de Barros e de D. Maria Pires Monteiro, e portanto descendente de Piquiroby.

Por filhos de Amador Bueno de Ribeira, e seus casamentos, os Preto Moreiras, os Camargos, e outras familias notaveis, tambem descendem de *Piquiroby*.

Muitos descendentes de Piquiroby, por falta de estudos genealogicos, têm estado na crença de que seu progenitor brazilico foi o tão celebrado Tebir'-içá; e com essa illusão julgam-se lisongeados, ignorando certamente que as primeiras familias da capitania de S. Vicente e S. Paulo procedem quasi somente de Piquiroby, e que, se este não foi superior a aquelle em autoridade, não lhe era inferior sob qualquer relação politica.



### I

#### Antonio Rodrigues, portuguez, casado com Antonia

#### Rodrigues, selvagem, filha de Piquiroby

Antonio Rodrigues (\*) já residia na capitania, que depois foi denominada S. Vicente, fazendo vida marital com a filha de Piquiroby, chefe de uma aldêa de indigenas

Frei Gaspar da Madre de Deus refere-se ao padre Jorge

<sup>(\*)</sup> O senador Candido Mendes de Almeida, Notas para a historia patria, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XL, pags. 163 e 277, parte segunda, 1880, a proposito de querer provar, infundadamente, que João Ramalho era o bacharel de Cananéa, attribuio a frei Gaspar da Madre de Deus a invenção de Antonio Rodrigues, que vivêra maritalmente com a filha do cacique Piquiroby.

Além do testamento de D. Mécia Fernandes, neta de Antonio Rodrigues, citado por Pedro Taques, ha o testemunho do padre Jorge Moreira, nas *Memorias* por elle escriptas no meiado do seculo XVII, nas quaes apoiou-se frei Gaspar da Madre de Deus. E, sobretudo, o titulo de sesmaria de Pedro Góes.

Demais: ha o testemunho da tradição em Santos e em S. Vicente; e até em frente ao porto do Tumiarú é assignalado o local de sua casa.

Tambem frei GASPAR DA MADRE DE DEUS não podia ter inventado o primeiro progenitor portuguez de Amador Bueno. Retrocedendo no autem genuit, seria encontrado necessariamente Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho.

Goiá-nà em Ururay (\*), assim como João Ramalho, tambem portuguez, com a filha de Tebir'-içá, chefe maioral de outra aldêa de goiá-nà em Pirá-tininga, sobre a serra, quando Martim Affonso de Souza entrou a barra de Buriqui-óca, por corrupção Bertioga, em 22 de Janeiro de 1531.

Assim, após a conquista desse territorio para seu Rei, Antonio Rodrigues apressou-se a legitimar seu casamento

Moreira, na Noticia dos annos em que se descobrio o Brazil, publicada na Revista citada, II, pag. 425; 1840. « Digo portuguezes no plural, porque das Memorias do padre Jorge Moreira, escriptas no meio do seculo passado, consta que com João Ramalho veio Antonio Rodrigues, o qual, diz o autor, casara com uma filha de Piquirobi, Cacique da aldêa de Hururahy. »

Todavia, frei Gaspar da Madre de Deus, em sua mencionada Noticia, desvairou argumentando com a declaração de João Ramalho, em sen testamento de 1580, de contar então «alguns 90 annos de assistencia no Brazil». Podia assim exprimir-se, sem pretender fixar em noventa annos aquella assistencia. E accresce que já estaria com a memoria enfraquecida.

(\*) Ururay, nome de uma serra e de um pequeno ribeiro que alli nasce, era tambem a denominação da aldêa.

Seguindo-se a descripção de limites nos titulos das sesmarias concedidas por Martim Affonso de Souza, em 10 de Outubro de 1532 a Pedro de Góes, e em 10 de Fevereiro de 1533 a Ruy Pinto, fidalgos da casa real, a serra, ou o sitio denominado *Ururay*, ainda hoje pode ser facilmente verificada.

O primeiro titulo declara: « ... pelo caminho de *Piratininga* (caminho velho do mar para S. Paulo) a entestar com a serra que está sobre o mar (*Paranapiacaba*) e dahi por uma ribeira que vem pelo pé da serra que chamam *Maroré* e dahi dentro no pé da serra de *Ururoy*, e virá dentro por este rio a entestar com a ilha *Caramoacara* (a que está na barra do rio *Cubatão*, onde vem dar a ribeira *Ururay*)...

O segundo titulo ainda declara: «E, atravessando o dito caminho (de Piratininga), irá pela mesma serra (Paranapiacaba) até chegar sobre o valle de Ururay, onde a serra faz uma fenda por uma sellada, que parece que fenece por alli junta, e delle vem por riba do valle de Ururay, da qual aberta cáe uma agua branca, e do alto desta dita barra desce direitamente ao rio de Ururay, e pela veia da agua irá abaixo até se metter no mar e outeiros escalvados...» Conforme este titulo, o Ururay fica para a banda do Norte, com referencia á barra do rio Cubatão.

Esses dous titulos podem ser lidos per extensum em AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatísticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, na palavra Sesmarias; e no capitulo XI da parte historica deste livro.

á face da egreja: precedendo, com o nome de Antonia, o baptismo (\*) da bella e gentil princeza selvagem, cujo amor, casto e sincero, lhe fòra, certo, o unico escudo para a salvação da vida:— então que, abandonado por algum navio, ou quiçá naufrago (se não era um dos profugos grumetes da armada de Pedro Alvares Cabral, como já por suspeita deixámos dito), os indigenas o aprisionaram, com destino sem duvida a algum grande banquete, preludiado pela ceremonia da entrega da mais linda joven da tribu, conforme o uso e costume gentilico da America.

Foi Antonio Rodrigues, bem como João Ramalho, de muito auxilio a Martim Affonso de Souza. «O respeito de João Ramalho, e os bons officios de Antonio Rodrigues, lhe conciliaram a amizade dos Guaianázes.» (\*\*) Nesta phrase denuncia-se a differença do temperamento e do caracter desses dous primeiros povoadores da capitania de S. Vicente. João Ramalho foi sempre energico e violento. Antonio Rodrigues, brando e sempre prudente. A verdade é que, ao passo que João Ramalho andou sempre em conflicto, ora com as autoridades em S. Vicente, ora com os padres da Companhia de Jesus em S. Paulo de Pirátininga, Antonio Rodrigues mantinha-se, com sua pacifica obscuridade, em sua pequena casa á margem do rio Yryripiranga, em frente ao porto de Tumiarú (\*\*\*), onde, conforme

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, pag. 8, 1.º trimestre de 1871, escreveu que fôra ella baptisada pelo padre José de Anchieta; mas, teria ella de esperar pelo baptismo até 1566! Parece mais provavel que ter-lhe-ia sido administrado este sacramento por Gonçalo Monteiro, sacerdote que acompanhára a Martim Affonso de Souza, e que, parochiando a egreja de S. Vicente, fôra deixado por esse donatario como seu primeiro loco-tenente, capitão-mór, segundo narra frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 63. Veja-se a nota á pag. 339.

<sup>(\*\*)</sup> Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, 1, 42.

<sup>(\*\*\*)</sup> Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 60, referindo a fundação da villa de S. Vicente, escreveu: « levantou a villa no fim da praia de Tararé,

a crença de frei Gaspar da Madre de Deus, já residia quando em 1531 chegaram os navios de Martim Affonso de Souza. (\*)

A prole de Antonio Rodrigues alcançou a bemaventurança da multiplicação (\*\*) e, mais ainda, a de

junto ao mar, em sitio alguma cousa distante do porto de Tumiarú, entre o qual e a povoação se intromette hum outeiro. O lugar da villa não permittia desembarque, razão por que mandou o Capitão-mór abrir uma estrada, que começava em S. Vicente, seguia pela praia de Tararé, continuava pela d'Embaré, e hia finalizar no sitio, onde hoje existe o forte da Estacada, quasi defronte do Rio de Santo Amaro. Por aqui se conduzião para a villa as cargas menos pezadas, e as outras ordinariamente hião pelo rio em canôas até Tumiarú.

- O rio Yryri-piranga é o que o vulgo colonial denominou do Casqueiro, alludindo ás ostreiras. O citado frei Gaspar da Madre de Deus, obra referida, I, 63, menciona esse nome. Significa costra vermelha; e não cvespa vermelha, como o escreveu Azevedo Marques, Apontamentos historicos, biographicos, ethnographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, na palavra Iriripiranga. E, a proposito, accrescentou que cdiversos documentos do seculo XVI fallam de uma aldêa de indios Guayanazes com este nome, mas ignora-se precisamente o lugar onde existio, deprehendendo-se apenas pelo contexto que não era longe da de Piratininga. Ora, o titulo da sesmaria das terras de Iriripiranga, concedidas pelo capitão-mór Gonçalo Monteiro ao meirinho de S. Vicente João Gonçalves, em 4 de Abril de 1538, bem esclarece o lugar.
- (\*) Frei Gaspar da Madre de Deus, obra citada, I, 155: 
  Suspeito que já morava alli mesmo, quando aqui chegárão os primeiros povoadores, e que esta seria uma das razões motivas de fundar o Capitão mór a villa perto da ultima barra.
- (\*\*) Não queremos dizer, com isto, que, no casamento, deve ser o unico fim a propagação da especie; entretanto, a perpetuação na prole é um dos signaes da bem-aventurança, se bem que, como disse Santo Agostinho, plus valet sanctitas sacramenti, quam fecunditas uteri.

No Genesis, XIV, 2, 3 e 5, queixando-se Abraham de não ter tido filhos, ego vadam sine liberis, mihi autem non dedisti semen, Deus o conduzio fóra da casa, e disse-lhe: « Olha para o Céo, e conta, se podes, as estrellas; — assim se multiplicará a tua posteridade. » Suspice cælum, et numera stellas, si potes; — sic erit semen tuum.

O pensamento de Santo Agostinho tem a explicação na necessidade moral de conservar a pureza da próle; e isto só se pode dar, tendo os esposos a reciproca fidelidade conjugal, isto é, vivendo in féde castitatis. Só, porém, a união como sacramento pode operar esta virtude,

successivas nobilitações pelo cruzamento com varias familias fidalgas. A multiplicação é tão extensa que abrange as actuaes provincias do Rio-Grande do Sul, Paraná, Santa Catharina, Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso e Rio de Janeiro, além da de S. Paulo, seu berço. O cruzamento foi em tantas direcções, que bem dirá quem affirmar que a Nobiliarchia Paulistana, escripta por Pedro Taques de Almeida Paulistana, escripta por Pedro Taques de Almeida, e portanto sobrinho de D. Maria de Araujo, filha daquelle capitão-mór, a qual reunio as duas linhas casando-se com D. Francisco Matheus Rendon, descendente de Antonio Rodrigues, e da filha de Piquiroby, não escapa a todas essas ligações de parentesco, por esse lado, e tambem por seu pae, Bartholomeu Paes de Abreu.

Antonio Rodrigues não tinha, em verdade, nobreza alguma. Não era mesmo conhecido o motivo real de sua residencia na *Terra da* Santa Cruz, muito antes que Martim Affonso de Souza entrasse a barra de *Buriqui-óca*.

Mas, sua neta, D. Mécia Fernandes, casou-se com Salvador Pires, que era nobre: — e dahi, como adiante se verá, começa a nobre linhagem, por esse lado; pois que pelo outro, que é a Linha B, além de ser sangue puramente europeu, o fundador já era então um cavalleiro fidalgo.

Nem desmerece a Linha A o facto da mistura do sangue da filha do cacique Piquiroby, casada com Antonio Rodrigues. Ao contrario, mais e mais a illustra; porquanto, se não houvera tal mistura, a familia, cujas notas genealogicas são o objecto principal deste livro, seria, sim, brazileira, por ter aqui prolificado, mas faltar-lhe-ia o sainete brazilico (sal da terra), que só o sangue daquella bella selvagem foi sufficiente para dar-lh'o, ha quasi quatro seculos; não

se ha amór verdadeiro entre os desposados, isto é, a boa intenção. O sacramento, entretanto, pode ter a força de santificar o que foi mal intentado.

existindo até hoje, na successão de tantas gerações, além della, outra raiz que as tenha prendido ao sólo na Terra da Santa Cruz. (\*)

A Antonio Rodrigues foram dadas por sesmaria as terras fronteiras ao porto *Tumiarú*, em S. Vicente (\*\*). Ahi residia já então, segundo já foi escripto e alguns acreditam.

Na villa de S. Vicente, exerceu os empregos de juiz, vercador, e almotacé (\*\*\*); e, sem duvida, não poderia ter sido escolhido para taes cargos, se não tivera merito, em

No Brazil, durante os tempos coloniaes, prevaleceu a mania inversa. Todo o empenho nobiliario era apagar os vestigios do sangue indigena!

(\*\*) Ainda hoje existe este porto; e, ahi, é que embarcam os que, pelo rio *Yryri-piranga*, vão em busca do porto denominado *do Ra*, para seguirem em direcção á villa de Itanhaen.

MACHADO DE OLIVEIRA, em seu Quadro historico da provincia de S. Paulo, escreveu que as terras concedidas a Antonio Rodrigues eram situadas na ilha de S. Vicente, «antiga Induá-guassú»; confundindo o local do porto Tumiarú com o da sesmaria de Antonio Rodrigues, fronteiro a aquelle porto. O porto de Tumiarú, sim, está naquella ilha.

O mesmo historiador assignala uma clausula da concessão da sesmaria: « reservando-se dellas (as terras fronteiras a *Tumiarú*) a área que fosse necessario a estaleiro de embarcações. »

<sup>(\*)</sup> Como deixámos dito, não existe autochthonia, propriamente tal, senão para os sectarios do polygenismo. Não obstante, é certo que os povos em geral a mantêm, ainda mesmo que haja ou tenha havido mistura de sangue com outras raças estrangeiras. Mais do que outros povos, os gregos gloriaram-se sempre de sua procedencia aborigene; isto é, diziam-se filhos só da mesma terra grega, annullando o effeito da mistura do sangue dos immigrados. O mais puro titulo de nobreza era o daquelles que podiam apagar na genealogia os vestigios da mistura daquelle sangue dos immigrados.

<sup>(\*\*\*)</sup> Eis o que a respeito escreveu frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 155:

«... e por isso o encontro muitas vezes no livro mais antigo da Camara de S. Vicente, exercitando os empregos de Juiz, Vereador, e Almotacé..., E mais adiante: «... porém que Antonio Rodrigues assistia defronte de Tumiarú pelos annos de 1543, consta do citado livro mais antigo da Camara de S. Vicente, no qual se acha declarado, em a Vereação de 4 de Agosto do dito anno, que derão a vara de Almotacé a Antonio Rodrigues, morador na banda d'além.»

concurrencia com tantos nobres que tinham vindo com Martim Affonso de Souza.

Acerca de João Ramalho, companheiro de Antonio Rodrigues, ha uma notavel carta de Machado de Oliveira, em appendice ao Quadro historico da provincia de S. Paulo, escripta ao Instituto Historico e Geographico.

Nessa carta, o chronista discute, mas não resolve o problema da vinda de João Ramalho a Pirá-tininga, bem como o tempo em que o facto se teria dado. Escreveu elle: « E' um mytho o modo por que se realisou a presença de João Ramalho nos campos de Piratininga. Em minha opinião a qualificação que mais se ajusta a este homem deixando Portugal, é a de degredado, e, quando não, por certo a de marinheiro ao serviço do navio que alli o recebêra: e, si alguem lhe quizer fazer mercê, pode applicar-lhe a de aventureiro, que é um ponto ácima na escala dos forasteiros, que se atiram ás eventualidades de uma carreira duvidosa com o alvo de fazer fortuna. » E, depois de pretender mostrar a impossibilidade de ser um degredado, porque importaria o mesmo que atiral-o ao mar, deixando-o entre os indigenas (a carta de Pero Vaz Caminha patentêa o contrario), accrescentou: « A ser admittida esta hypothese, é consequente que se pode apresentar a Ramalho como contractado para o serviço do mar, ou, quando não, como aventureiro á pista de fortuna.... » (\*)

Nessa carta, Machado de Oliveira não menciona Antonio Rodrigues; sem duvida porque a solução da questão para um seria egual para o outro.

A data da morte de Antonio Rodrigues não appa-

<sup>(\*)</sup> Veja-se a nota á pag. 299.

rece nas chronicas; mas, certamente, sua neta D. Mécia Fernandes, em seu testamento, a teria mencionado.

De seu casamento houve uma filha, tambem com o nome de Antonia Rodrigues. Não consta a existencia de outros filhos.



### $\prod$

# Antonia Rodrigues, a qual casou-se com Antonio Fernandes, portuguez

Ao lêr Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Salvador Pires, casado com Mécia Fernandes, esta apparece como filha de Antonio Rodrigues e de Antonia Rodrigues, casal antecedente. E' uma inexactidão; originada talvez da semelhança dos nomes da mãe e da filha, ambas Antonia Rodrigues.

O engano é desfeito, á simples leitura do trecho relativo a esta segunda Antonia Rodrigues, em Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, pag. 8: 1871.

Antonio Fernandes, seu marido, seria por ventura filho de Paschoal Fernandes, condestavel da fortaleza da Bertioga, ou talvez parente de Manoel Fernandes, proprietario do engenho Santo Antonio, ao qual frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 106, refere-se. (\*)

<sup>(\*)</sup> Confira-se o mesmo frei Gaspar da Madre de Drus, obra citada, II, 37, 38 e 42; onde menciona o tal Paschoal Fernandes, casado

Este casal, entre outros filhos (dos quaes o de nome Marcos Fernandes foi assassinado e o de nome Antonio Fernandes falleceu no Rio de Janeiro quando voltava de Angola, onde fòra a negocio), teve Mécia Fernandes, geralmente conhecida por Mécia-assú, na lingua tupi;—certo por ser corpulenta, ou, com mais probabilidade, por ser mais velha que outra do mesmo nome.



com Margarida Fernandes, já então condestavel da fortaleza de S. Filippe, ahi residindo desde 1557, elle só com sua mulher e filhos.

A mesma fortaleza de S. Filippe era a antiga Bertioga.

Na ilha de Santo Amaro (Guaibe), esse Paschoal Fernandes obteve em 1562 uma sesmaris, passada por Antonio Rodrigues de Almeida, capitão-mór; e cabeça da Linha B, desta Genealogia.

### $\prod$

### D. Mécia Fernandes, a qual casou-se com Salvador Pires, viuvo

Salvador Pires era o segundo filho de outro de egual nome, e de sua mulher D. Maria Rodrigues; esta, filha de Garcia Rodrigues e de Isabel Velho, portuguezes. O primeiro Salvador Pires, nascido em Portugal, era filho de João Pires — o gago, e sobrinho de Jorge Pires, cavalleiro fidalgo, segundo affirma Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 1.º trimestre de 1871, pags. 5 e 6. (\*)

Sem embargo de querer Pedro Taques que o principio da familia Pires seja o primeiro Salvador Pires, mais

<sup>(\*)</sup> Confira-se frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 91: o qual, referindo-se a uma carta de Pedro Taques, datada em 1768, escreveu « que Jorge Pires fôra cavalleiro fidalgo, e que o Alvará do seu filhamento se lavrara no Reinado de D. João III ».

Este Jorge Pires é aqui mencionado, porque, sendo fidalgo, por egual o seria seu irmão João Pires — o gago. O citado Pedro Taques, na Revista, XXXIII, parte segunda, pag. 81, 1870, já havia mencionado a ambos entre os fidalgos vindos com Martim Affonso de Souza.

se ajusta ao segundo essa gloria, embora este seja filho legitimo daquelle; porquanto o segundo aqui nasceu, e casou-se com Mécia Fernandes, bisneta de Piquiroby.

Conforme narra Pedro Taques, o primeiro Salvador Pires fez estabelecimento na povoação de Santo André da Borda do Campo, depois acclamada villa em 8 de Abril de 1553; sendo seu pae, João Pires, de alcunha — o gago, o primeiro juiz ordinario. O sobredito primeiro Salvador Pires obtivera, no districto da nova villa, meia legua de terras na tapéra que tinha sido aldêa dos indios Baibebá; « por ser lavrador potentado, que dava avultada somma de alqueires de trigo (\*) ao dizimo, além da colheita de outros fructos, todos os annos ».

O segundo Salvador Pires, que é o deste casal, « tambem viveu muito abundante, com grandes lavouras, e numerosos trabalhadores dellas, quaes cram os indios catholicos da sua reducção e administração »; e sua fazenda de cultura, com uma legua de terras em quadra (\*\*), era sita no lugar ácima da cachoeira Pátuáy (\*\*\*), no rio Anhemby (\*\*\*\*), que, mais correcto, parece dever ser Nhinhing-y ( agua que faz ruga, por causa das pedras que na sobredita cachoeira represam o curso do rio).

No governo da villa de S. Paulo foi pessoa principal; até que falleceu em 1592.

Enviuvara da primeira mulher (\*\*\*\*\*); e, casando-se

<sup>(\*)</sup> Neste seculo, como já o dissemos, não ha vestigios da cultura deste cereal. Importamos por alto preço a farinha. A mania da cultura do café assoberbou tudo.

<sup>(\*\*)</sup> Sesmaria.

<sup>(\*\*\*)</sup> Agua em caixa.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Depois e ainda hoje, Tieté. Aquella cachoeira é rio ábaixo, após a ponte actual da freguezia de Nossa Senhora do O'.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> De sua primeira mulher teve tres filhos, cujos nomes foram Diogo, Amador e Domingos. Apenas o primeiro, Diogo Pires, deixou geração; tendo-se casado com Izabel de Brito. Deste Diogo Pires procede o capitão João Pires de Brito, que no fim do seculo XVII andou nos sertões do Piauhy, á cata de gentios.

- com D. Mécia Fernandes, teve oito filhos, comprehendidas as filhas:
- 1.º) D. Maria Pires, da qual se tratará no texto genealogico seguinte.
- 2.°) D. Catharina de Medeiros, a qual casos-se com Mathias Lopes: cujo primeiro filho, Antonio Lopes de Medeiros, foi ouvidor da capitania de S. Vicente e S. Paulo, tomando posse em 7 de Setembro de 1659.
- 3.º) D. Anna Pires, casada com Francisco de Siqueira, portuguez, em segundas nupcias: era viuva de Antonio Bicudo, do qual não tivera filhos. Francisco de Siqueira e D. Anna Pires foram os avós do capitão-mór Francisco Dias de Siqueira, de alcunha Apuçá, por ser surdo; o qual penetrou com a sua tropa o sertão, e chegou até á cidade do Maranhão, 1692 1693, como já foi referido na historia do Estado do Maranhão. A filha unica de Francisco Dias Siqueira e de sua mulher D. Joanna Corrêa, do mesmo nome desta, casou-se com Garcia Rodrigues Betim.
- 4.°) D. Isabel Fernandes, casada com Henrique da Cunha Gago.
- 5.°) Salvador Pires de Medeiros. Foi cidadão influente e rico. Casou-se com D. Ignez Monteiro de Alvarenga. Este Salvador Pires, com sua mulher, fez doação a Bartholomeu Bueno de Ribeira, seu cunhado, das terras que herdara de seus paes. Deste casal, por sua filha D. Maria Pires de Medeiros, casada com Antonio Pedroso de Barros, descendem os Souza Queiroz, os Souza Barros, e os Paes de Barros. Tambem delle, por D. Maria Pires Fernandes, casada com Francisco Dias Velho, filho de outro do mesmo nome, fundador e povoador da ilha de Santa Catharina, procedem os Dias Velho daquella ilha e do Rio-Grande do Sul.

PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte segunda, pags, 166 e 167, e XXXIV, parte primeira, pags. 65 e 66.

- 6.°) João Pires, que casou-se com D. Mécia Rodrigues. Teve grande voto nas assembléas do governo politico de S. Paulo, por sua autoridade social. Foi lavrador riquissimo; e suas terras, com uma legua de testada, attingiam o rio *Macoroby*, com o sertão para a serra de Juquiry. Sustentou a grande lucta com os Camargos. E foi o promotor da restituição dos padres da Companhia de Jesus ao seu Collegio em 1653. Numerosa descendencia.
- 7.°) D. Custodia Fernandes, que casou-se com Domingos Gonçalves: sem geração.
  - 8.º) Antonio Pires; o qual falleceu solteiro.
  - D. Mécia Fernandes falleceu em 1625.



# IV

#### D. Maria Pires, a qual casou-se com Bartholomeu

#### Bueno de Ribeira

Bartholomeu Bueno de Ribeira, natural da cidade de Sevilha, em Hespanha, veio para S. Paulo em 1571, na companhia de seu pae Francisco Ramirez de Pórros; e este voltou para Hespanha em 1599.

Em 4 de Agosto de 1590 (\*), casou-se com D. Maria Pires, precedendo escriptura publica de dote, feita naquella data pelo pae e mãe da noiva.

Bartholomeu Bueno de Ribeira foi pessoa muito estimada por sua nobreza e elevadas qualidades moraes; e servio na villa de S. Paulo diversos cargos publicos, entre os quaes o de juiz ordinario e de orphãos em 1622. Em 1614 foi votado para juiz almotacé.

Não constam o dia e o anno de scu fallecimento.

Entre sete filhos e filhas, sobresae Amador Bueno de Ribeira, primogenito.

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Bartholomeu Bueno de Ribeira, deu 1571, e não 1590!

Esta obra, aliás utilissima por muitas noticias, traz muitos erros.

#### São elles:

- 1°.) Amador Bueno de Ribeira, o qual é o do texto genealogico seguinte.
- 2.°) Francisco Bueno, casado com D. Filippa Vaz. São os paes de Bartholomeu Bueno, que, por suas devastações nas nações indigenas, foi alcunhado, entre estas, Anhanguéra, « diabo velho ».
- 3.°) Bartholomeu Bueno o moço, para differençar do pae. Casado duas vezes, não deixou geração.
- 4.°) Jeronymo Bueno, o qual casara-se com D. Clara Parente, filha de Manoel Preto e de sua mulher D. Agueda Rodrigues, fundadores da capella de Nossa Senhora do O. Morreu em 1644 entre os gentios do Paraguay. Deixou geração. Sua filha D. Isabel de Ribeira, foi casada com José Ortiz de Camargo, o causador da guerra entre os Pires e os Camargos.
- 5.°) D. Maria de Ribeira, casada com João Ferreira Pimentel de Tavora. Com dous filhos sem descendencia.
- 6.º) D. Mécia de Ribeira, casada com Domingos Garcia. Sem geração.
- 7.º) D. Isabel de Ribeira, cașada duas vezes. Tambem sem geração.



# $\bigvee$

#### Amador Bueno de Ribeira, o qual casou-se com

#### D. Bernarda Luiz Camacho

Amador Bueno de Ribeira foi um dos paulistas de mór nomeada que o seculo XVII nos deixou. Possuidor de grande fortuna, tendo ao seu serviço centenas de indios, lavrando extensa porção de terras, nas quaes colhia muito algodão, trigo, milho, feijão e outros cereaes, assim como criava muito gado de todas as qualidades, inclusive rebanhos de ovelhas para a tosquia da lã, sua influencia no governo impunha-se naturalmente, por isso que era dotado de muito bom senso e de franca abnegação, servindo sempre a causa publica sem a minima preoccupação de interesse pessoal.

A elle, quando os governadores geraes na Bahia solicitavam auxilios de gente e de mantimentos, em apertos de guerra, nunca recorreram em vão.

Occupou constantemente os principaes cargos da villa de S. Paulo; e seu voto era sempre o primeiro nos accordãos do bem publico e serviço da patria.

Foi ouvidor da Capitania, em 1627; provedor e contador da Fazenda Real, em 1634: — tomando posse

daquelle cargo na camara de S. Vicente, e deste na villa de Santos, perante o capitão-mór governador da Capitania.

Tambem foi juiz de orphãos, na villa de S. Paulo, em 1638.

Com a noticia da restauração de Portugal, em Dezembro de 1640, e da acclamação de El-Rei D. João IV, na villa de Santos, em Março de 1641, os hespanhóes na villa de S. Paulo alvorotaram-se; e, não tendo outro melhor expediente indirecto a tomar para conservarem o dominio da Hespanha, resolveram acclamar, em 1.º de Abril, por seu Rei a Amador Bueno de Ribeira! O honrado paulista (\*) era, porém, completamente estranho á tão ousada conspiração; e mesmo a ignorava, ainda que seus genros, D. João Matheus Rendon e D. Francisco Rendon de Quevedo, eram talvez cumplices no plano.

O plano agradou geralmente: aos da terra, porque Amador Bueno de Ribeira nascêra em S. Paulo; aos hespanhóes, porque era filho de Bartholomeu Bueno de Ribeira, natural de Sevilha, crentes de que « produziria nelle maior effeito o sangue de seus avós paternos, para vir a declarar-se vassallo de Hespanha, do que o herdado dos seus ascendentes maternos, da nobre familia dos Pires ». (\*\*)

Este grande facto merece que penna mais proxima ao seu tempo o descreva; e, pois, o tomaremos de frei Gaspar da Madre de Deus, obra citada, 178 a 182 (\*\*\*):

Antes de ser monge benedictino, recebendo no mosteiro da Bahia

<sup>(\*)</sup> Hoje toma para si esta denominação de honrado paulista qualquer arranjador da vida em sociedades anonymas.

<sup>(\*\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, obra citada, I, 177.

<sup>(\*\*\*)</sup> Este frei Gaspar da Madre de Deus, paulista, era filho do coronel Domingos Teixeira de Azevedo e de sua mulher D. Anna de Siqueira de Mendonça. O coronel Domingos Teixeira de Azevedo era filho de D. Maria da Silva Bueno, casada com o capitão-mór governador Gaspar Teixeira de Azevedo. D. Maria da Silva Bueno era filha de D. Isabel Bueno de Ribeira, casada com Domingos da Silva Guimarães. D. Isabel Bueno de Ribeira era filha do capitão-mór governador Amador Bueno de Ribeira e de sua mulher D. Bernarda Luiz Camacho.

« Valeram-se os hespanhóes de todos os argumentos possiveis para persuadirem aos paulistas, e europeus pouco instruidos, que, sem encargo de suas consciencias, nem faltarem á obrigação de honrados e fieis vassallos, podiam não reconhecer por Soberano a um Principe, a quem não haviam jurado obediencia. Fomentavam ao mesmo tempo a vaidade dos ouvintes, exagerando o merceimento dos paulistas (\*), e europeus principaes, e dizendo que as suas qualidades pessoaes e nobreza hereditaria os habilitavam para outros maiores imperios. Para os livrarem de temores, lembraram os milhares de indios, seus administrados, e escravos, com que podiam levantar exercitos formidaveis de muitos mil combatentes; e a situação de S. Paulo summamente defensavel, e tão vantajosa nesse tempo, que por haver para os portos de mar tão somente a estrada de Paranapiacaba, de qualidade muito má, bastaria lançarem-se pedras pela serra abaixo, para se retirarem derrotados os expugnadores.

« .... Além disso, a plebe em toda a parte é facil de mover-se, e de arrojar-se a excessos. Os hespanhóes conseguiram seduzil-a, e ajuntar um grande numero de

a respectiva cogula em 15 de Agosto de 1732, era Gaspar Teixeira de Azevedo. Foi abbade do mosteiro do Rio de Janeiro, em 1763; e, em seguida, foi eleito abbade geral e provincial na Bahia.

Sua irmã D. Isabel Maria da Cruz foi professa no convento de Nossa Senhora da Ajuda, uo Rio de Janeiro; onde entrou, com uma das doze fundadoras, em 1750. Em 1761 sahio eleita abbadessa: e foi a segunda prelada desse instituto. Eis que assumio o governo do convento, reformou muitos abusos internos, inclusive o luxo com que se tratavam as irmãs professas.

Outra sua irmã, D. Anna Maria de Siqueira, tambem professou no mesmo convento, tomando o nome de irmã Maria do Sacramento.

Frei Gaspar da Madre de Deus, escrevendo as Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, foi laureado da nomeação de socio correspondente da Academia Real de Sciencias de Lisbôa, em 1796.

Falleceu em 28 de Janeiro de 1800, na então villa de Santos; e jaz sepultado alli no mosteiro de S. Bento.

<sup>(\*)</sup> Traça velha; e ainda agora posta em pratica para alguns velhos, apenas ricos de dinheiro e de costumes dissolutos.

pessoas de todas as classes, que, acclamando unanimemente por seu Rei a Amador Bueno de Ribeira, concorreram, cheios de alvoroço e enthusiasmo, á sua easa a congratular-se com elle.

- « Pasmou Amador Bueno de Ribeira quando ouvio semelhante proposição: elle detestou o insulto dos que a proferiram, e com razões efficazes procurou dar-lhes a conhecer sua culpa, e céga indiscrição. Lembrou-lhes a obrigação que tinham de se conformarem com os votos de todo o Reino, e a ignominia de sua patria se se não reparasse a tempo, com voluntaria e prompta obediencia, o desacerto de tão criminoso attentado.
- « Mas, a repugnancia do eleito augmenta a obstinação do povo ignorante: chegam a ameaçal-o com a morte, se não quizer empunhar o sceptro. Vendo-se nesta consternação, o fiel vassallo sahio de sua casa furtivamente, e com a espada núa na mão para se defender, se necessario fosse, caminhou apressado para o mosteiro de S. Bento, onde intentara refugiar-se. Advertem os do concurso, que havis sahido pela porta do quintal, e todos correm após elle, gritando: Viva Amador Bueno, nosso Rei! ao que elle respondeu muitas vezes em voz alta: Viva o Senhor D. João IV, nosso Rei e Senhor, pelo qual darei a vida!
- « Chegando Amador Bueno de Ribeira ao mosteiro, entrou, e fechou rapidamente as portas. Como os paulistas antigos veneravam summamente aos sacerdotes, principalmente os regulares, nenhum insultou ao convento, e todos pararan da parte de fóra, insistindo porém na sua indiscreta pertensão. Desceu á portaria o D. Abbade, acompanhado da sua communidade, e com attenções entreteve a multidão, emquanto Amador Bueno de Ribeira mandou chamar com pressa os ecclesiasticos mais respeitaveis, e alguns sujeitos dos principaes, que se não achavam no concurso. Vieram logo uns e outros, e todos unidos ao dito Bueno fizeram comprehender aos circumstantes que o Reino pertencia á Serenissima Casa de Bragança, e que delle se acharia esta em posse pacifica

desde o dia da morte do Cardeal Rei D. Henrique, se a violencia dos monarchas hespanhóes não houvera suffocado o seu direito.

« Nada mais foi necessario para se conduzirem aquelles fieis portuguezes como deviam: todos, arrependidos do seu desaccordo, foram cheios de gosto acclamar solemnemente (\*) o senhor D. João IV, com magoa dos hespanhóes, os quaes, para não perderem as commodidades que tinham vindo procurar em S. Paulo, prestaram tambem o juramento de fidelidade ao mesmo Senhor. >

O auto dessa solemne acclamação na camara está assignado, entre outros, por Lourenço Castanho Taques (\*\*), sendo capitão-mór João Luiz Mafra.

No dia 6 de Agosto, Amador Bueno de Ribeira é eleito, pelo povo e camara reunidos, para hir a Portugal como procurador dos paulistas tratar dos negocios do bem commum; escusou-se, porém, e, em vez delle, foram eleitos os paulistas Luiz da Costa Cabral e Balthasar de Borba Gato, com o encargo especial de jurarem em Lisbôa fidelidade a El-Rei em nome dos moradores da villa de S. Paulo. Foram elles, em sua volta, portadores da carta régia de 24 de Setembro de 1643, agradecendo a fidelidade dos paulistas, na pretendida acclamação de Amador Bueno de Ribeira.

A lealdade de Amador Bueno de Ribeira foi sempre memorada na côrte de Lisbôa. El-Rei D. Pedro II, confirmando em 23 de Novembro de 1701 a patente de capitão e governador da companhia de officiaes reformados, juizes, e vereadores que houvessem servido na camara de S. Paulo, dada pelo capitão-general Arthur de Sá e Menezes, em 3 de Março de 1700, a Manoel Bueno da Fonseca, honrou a memoria do grande paulista com a seguinte razão do acto: « E ultimamente por ser neto de Amador Bueno, leal e verdadeiro vassallo de minha corôa. »

<sup>(\*)</sup> No dia 3 de Abril de 1641.

<sup>(\*\*)</sup> Veja-se o texto IV da Linha B.

El-Rei D. João V, tambem, no alvará de 20 de Novembro de 170,4 para ser armado cavalleiro da ordem de Christo o referido Manoel Bueno da Fonseca, fez uma egualmente honrosa commemoração do mesmo respeitavel paulista: « Por ser neto do meu muito honrado e leal vassallo Amador Bueno. »

E' estranhavel que frei Gaspar da Madre de Deus, e, antes delle, Pedro Taques, ambos parentes de Anador Bueno de Ribeira, sendo que aquelle declara ser seu ter-neto, não houvessem relatado em suas obras o dia de sua morte. Azevedo Marques, porém, declara que em 1649 ainda vivia, pois que isso consta de uma prestação de contas de orphãos, que elle fizera então no juizo competente.

Recolhido á vida privada, naturalmente desgostoso do facto revolucionario de sua acclamação, fugio de tal arte a outras machinações dos homens: — dahi tambem o esquecimento de seu nome nas chronicas, quando já estava com os pés na sepultura.

Entretanto, é necessario tresladar para este livro as palavras ultimas de frei Gaspar da Madre de Deus, obra citada, I, 184:

A gloria de ter por progenitor a Amador Bueno de Ribeira pertence a muitas nobres familias existentes nas capitanias de S. Paulo, Goyazes, Minas-Geraes, Matto-Grosso (\*), e Rio de Janeiro, onde são seus illustres descendentes os da casa de Marapicú, cujo senhor, o dezembargador do paço João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho, respeitavel por tantos titulos, é quarto neto do mesmo Amador Bueno de Ribeira, por sua filha D. Maria Bueno de Ribeira, casada com D. João Matheus Rendon, seu terceiro avô. > (\*\*)

<sup>(\*)</sup> O autor escreveu Cuyabá.

<sup>(\*\*)</sup> Pela geração de D. Anna de Alarcão e Lima, cuja neta D. Helena de Andrada Souto-Maior (de egual nome era sua mãe) casou-se,

A mulher de Amador Bueno de Ribeira, D. Bernarda Luiz Camacho, era filha de Domingos Luiz, conhecido pela alcunha de Carvoeiro, por ser natural de Marinhota, freguezia de Santa Maria da Carvoeira, em Portugal, cavalleiro professo da ordem de Christo, e de sua mulher D. Anna Camacho; os quaes foram os fundadores da capella de Nossa Senhora da Luz, do sitio de Guará-pe, no rocio de S. Paulo. (\*)

Essa capella havia sido fundada pelos mesmos Domingos Luiz e D. Anna Camacho, em 1583, no bairro denominado *Piranga* (hoje *Ypiranga*, confundido primitivamente para *Ireripiranga*). Mas, mudando-se elles para o bairro de *Guará-pe*, resolveram mudar tambem a capella.

Com a morte dos fundadores, D. Anna Camacho em 1606, e Domingos Luiz em 1613, a capella passou à administração de seus successores; mas, decorridos muitos annos, foi quasi deixada em abandono, até que, em principio do seculo XVIII, Filippe Cardoso de Campos, legitimo descendente dos instituidores, e neto do terceiro protector Manoel Cardoso de Almeida, tomando o habito de ermitão (era viuvo, e ficara pobre), assumio aquella administração. Empossado dos moveis da capella da Senhora da Luz, entrou em obras, cercando aquelle sitio com muros, e fez casas para os romeiros, com uma horta, para a qual introduzio uma levada de agua para a regar, conduzida do rio Anhangabay, que banha o declivio da cidade de S. Paulo

em 16 de Agosto de 1721, com o capitão-mór Manoel Pereira Ramos. São estes os paes do sobredito desembargador do paço João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, como vê-se em Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistona, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 1871, pags. 134, 165, 166, 167 e 168.

<sup>(\*)</sup> E' o mesmo lugar da egreja actual do Recolhimento de Nossa Senhora da Luz. Azevedo Marques escreveu Guarepe; mas Pedro Taques deixou escripto Guaré. Qual será o verdadeiro nome?

Entendemos que qualquer desses nomes não é correcto. O de Guará-pe parece ser o exacto:— caminho das aves. Talvez má calligraphia do tabellião, ou mesmo a corrupção do nome, a escriptura publica, transcripta por Azevedo Marques, quando trata do Recolhimento da Senhora da Luz em S. Paulo, não prova que o nome seja Guarepe.

abaixo da cerca do convento dos religiosos de S. Francisco. Levantou o frontespicio da capella, e fez outras muitas obras, filhas do seu cordial affecto, zelo e acertos. > (\*)

Só em 2 de fevereiro de 1774 foi inaugurado o Recolhimento, sendo governador do bispado D. Antonio de Toledo Lara (\*\*); mas, o actual Recolhimento foi edificado, em 1788, em terreno contiguo ao de 1774, derribado.

O capitão-mór governador Amador Bueno de Ribrira e sua mulher D. Bernarda Luiz Camacho tiveram:

- 1.º) D. Catharina de Ribeira; casada duas vezes.
- 2.°) Amador Bueno, casado com D. Margarida de Mendonça.
  - 3.º) Antonio Bueno, com D. Maria do Amaral.
  - 4.º) D. Isabel de Ribeira, com Domingos da Silva.
- 5.°) D. Maria Bueno de Ribeira, que é a do texto genealogico seguinte.
- 6.°) D. Anna de Ribeira, casada com D. Francisco Rendon de Quebêdo.
- 7.º) Diogo Bueno, com D. Maria de Oliveira. Deste casal era filho o já citado Manoel Bueno da Fonseca.
  - 8.º) D. Marianna Bueno, com Sebastião Preto Morcira.
  - 9.º) Francisco Bueno Luiz, com D. Paula Moreira.

Exceptuada D. Catharina de Ribeira, os outros oito filhos deixaram descendencia.



<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista de Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 2.º trimestre de 1871, pag. 243.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr adiante o texto II das Linhas unidas A e B.

### VI

# D. Maria Bueno de Ribeira, a qual casou-se com D. João Matheus Rendon

D. João Matheus Rendon, fidalgo hespanhol, casou-se com D. Maria Bueno de Ribeira, na matriz de S. Paulo, em 17 de Novembro de 1631.

Vamos pedir a Pedro Taques (\*) o que é necessario para demonstrar a nobreza de D. João Matheus Rendon; pois que Pedro Taques vio os respectivos titulos. « A illustre familia de Rendons, Quebêdos, Lunas, Alarcões, Cabeças de Vacca (que por varonia são Sarmentos), da capitania da cidade de S. Paulo, e da de S. Sebastião do Rio de Janeiro, traz a sua propagação da cidade da Coria, no Reino de Leão, em Hespanha, donde eram naturaes os Rendous, filhos do fidalgo D. Pedro Matheus Rendon, que foi regedor das justiças na villa de Ocanha, pelo Estado dos fidalgos, e de sua mulher D. Magdalena Clemente de Alarcão Cabeça de Vacca, que se passaram ao Brazil, seguindo o real serviço na armada que veio á Bahia do Salvador de Todos os

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, parte segunda, 4.º trimestre de 1871, pags. 129 e seguintes.

Santos, com o general della D. Fradique (\*) de Toledo Ozorio, marquez de Uvaldêça, no anno de 1625. .... Nella vinham varios titulos e fidalgos de elevada grandeza: uns, famosos já na profissão da guerra; outros, que escolheram esta occasião para ensaio do seu novo militar emprego. Entre estes soldados vieram tres filhos do fidalgo D. Pedro Matheus Rendon, que foram D. João Matheus Rendon, D. Francisco Rendon de Quebêdo, e D. Pedro Matheus Rendon Cabeça de Vacca. Depois, já no anno de 1640, veio outro irmão D. José Rendon de Quebêdo, com instrumento da sua fidalguia. .... A cada um dos tres irmãos fez El-Rei D. Filippe IV, por seu alvará, mercê de tres escudos de mais por mez, além da praça ordinaria que venciam. Acabada a guerra da Bahia, e lançados della os belgas (\*\*), se retiraram as armadas (portugueza e hespanhola), largando as vélas no dia 4 de Agosto de 1625 (\*\*\*). Ficaram continuando o real serviço os tres fidalgos Rendons, até que se passaram para S. Paulo. >

O segundo irmão de D. João Matheus Rendon, que era D. Francisco Rendon de Quebêdo, casou-se tambem com uma filha do capitão-mór governador Amador Bueno de Ribeira: D. Anna Bueno de Ribeira. Este casal não teve geração masculina; e ignora-se se a tiveram suas filhas, que o acompanharam para o Rio de Janeiro, DD. Magdalena, Catharina e Francisca: sendo certo que a unica filha, que ficou em S. Paulo, D. Bernarda de Alarcão e Luna, e ahi falleceu em 1683, não logrou que o filho e as duas filhas lhe perpetuassem a prole, como o affirma Pedro Taques.

<sup>(\*)</sup> Parece que o nome correcto é Fadrique. O historiador hollandez Barlæus escreveu Francisco Toledano!

<sup>(\*\*)</sup> Hollandezes.

<sup>(\*\*\*)</sup> Esta data, não a dá Varnhagen na obra Os hollandeses no Brazil desde 1624 a 1654. Tambem quanto ao numero dos navios ha desaccordo com Pedro Taques, que menciona sessenta e seis.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Nobiliarchia Puulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 4.º trimestre de 1871, pags. 184 a 186.

E' ignorada a data de sua morte, porque já estava no Rio de Janeiro, em seu engenho de Itacuruçá na Ilha Grande, depois de casado segunda vez em S. Paulo em 1654 com D. Catharina de Gócs de Siqueira, viuva do capitão Valentim de Barros, e tia de D. Angela de Siqueira, que casou-se com o capitão-mór governador Pedro Taques de Almeida. (\*)

Sua primeira mulher, D. Maria Bueno de Ribeira, falleceu em 7 de Novembro de 1646.

Deste primeiro casamento, D. João Matheus Rendon teve tres filhos e duas filhas:

- 1.º) D. Pedro Matheus Rendon e Luna; que é o do texto genealogico seguinte.
- 2.º) D. João Matheus Rendon; o qual casou-se no Rio de Janeiro, com pessoa da familia Azeredo Coutinho.
- 3.º) D. Ignez de Ribeira; a qual casou-se em S. Paulo com Vicente de Siqueira e Mendonça (\*\*), neto de Antonio de Siqueira, que fòra proprietario dos officios de tabellião e escrivão da camara e orphãos da villa de Santos, por mercê do donatario Martim Affonso de Souza.
- 4.º) D. José Rendon; o qual casou-se no Rio de Janeiro. Nasceu gemeo com sua irmã
- 5.º) D. Anna de Alarcão e Souza; a qual casou-se tambem no Rio de Janeiro, com Ignacio de Andrada Souto-Maior. Este Ignacio de Andrada Souto-Maior era senhor da casa de Jerecino, com sete engenhos; e gozava de importancia

<sup>(\*)</sup> Linha B, V.

<sup>(\*\*)</sup> Toda a sua descendencia espalhou-se no Rio de Janeiro e Minas Geraes, como o explica Pedro Taques, Nobiliorchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 4.º trimestre de 1871, pags. 161 a 164. No mesmo tomo XXXIV, supra citado, pag. 159 e 160, lê-se que o irmão D. João Matheus Rendon, casado no Rio de Janeiro com uma Azeredo Continho, seguio para Lisbôa, já então viuvo, e lá tomou ordens de presbytero: fallecendo de bexigas, logo depois. Pedro Taques ignorava se elle havia deixado geração.

social naquella cidade. Filho de Ignacio de Andrada Machado e de sua mulher D. Helena de Souto-Maior, ambos da Ilha-Terceira e de familias nobres.

Dos ditos cinco filhos de D. João Matheus Rendon, apenas deixaram geração: D. Pedro Matheus Rendon e Luna; D. Isabel de Ribeira, que era casada com Vicente de Siqueira e Mendonça; e D. Anna de Alarcão e Luna, a qual, casada no Rio de Janeiro com Ignacio de Andrada Souto-Maior, como ácima fica dito, deixou, entre seus descendentes, o desembargador do paço João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho.



## VII

- D. Pedro Matheus Rendon e Luna, o qual casou-se com D. Maria Moreira Cabral
- D. Pedro Matheus Rendon e Luna, casando-se no anno de 1652, com D. Maria Moreira Cabral, filha de Luiz da Costa Cabral e de sua mulher D. Luzia Moreira, logo depois (1655) retirou-se, com seu sogro, para a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde já residia seu pae, D. João Matheus Rendon, 1655—1656. E foi então, 1656, que D. Pedro Matheus Rendon e Luna descobrio os matos do rio Pirahy, em cujas terras obteve nesse mesmo anno sesmaria,
- D. Maria Moreira Cabral não desmereceu-lhe a fidalguia.

Seu pae, Luiz da Costa Cabral, foi, em commissão com Balthasar de Borba Gato, a Lisbôa, por parte da camara e povo de S. Paulo, a fim de jurarem fidelidade a El-Rei D. João IV, logo depois do facto da mallograda acclamação de Amador Bueno de Ribeira, como já foi referido.

Pelo lado paterno, era neta de Simão da Costa, natural da cidade de Beja, em Portugal, e de sua mulher D. Branca Cabral, natural da então villa de S. Paulo. Bisneta de Luiz da Costa Cabral, cavalleiro fidalgo da casa real, e de sua mulher D. Antonia Gomes Fróes, ambos da cidade de Beja.

D. Branca Cabral era irmã germana de Pedro Alves Moreira, o qual foi pae do alcaide-mór Jacintho Moreira Cabral e do coronel Pascoal Moreira Cabral, escolhidos por El-Rei D. Pedro II, em Maio de 1682, para penetrarem o sertão das serras de Cahativa e Biraçoyaba (\*), e nellas descobrirem as minas de ouro e examinarem com frei Pedro de Souza as pedras de prata. Estas pedras de prata não eram senão as pedras de ferro....

Por sua avó D. Branca Cabral, era bisneta de Pedro Alvares Cabral, natural da ilha de S. Miguel, e de sua mulher D. Suzana Moreira, natural de S. Paulo, irmã germana de D. Maria Moreira, que foi mulher de Innocencio Preto, natural de Portugal, ouvidor da capitania de S. Paulo e S. Vicente, tendo tomado posse em 1584.

Ter-neta de Jorge Moreira, de Portugal, pessoa de estimada nobreza, que veio em 1545 para a villa de S. Vicente, da qual foi capitão-mór governador, e onde casou-se com

<sup>(\*)</sup> Outros dizem Araçoyaba e Varassoiaba. Grupo de montanhas de formação metallurgica, proximas á cidade de Sorocaba. E alli a Fabrica de ferro de Ypanema: a qual, ao principio, foi iniciada por meio de uma associação de accionistas, e depois passou ao dominio do Estado até hoje.

A especulação tenta encontrar um governo sem criterio que entregue essa fabrica de ferro a alguma sociedade anonyma; como se o Estado se possa deixar desarmar, para ficar dependente de particulares na manufactura de armas. Bem entendido: — os patriotas que promovem esse negocio, sob o pretexto de economias, calculam ser os directores da companhia, visto que, no Brazil, não ha hoje melhor emprego (entre as sociedades anonymas comprehendem-se as irmandades e confrarias ricas), por não serem prestadas contas senão a uma commissão fiscal de compadres, quasi sempre accionistas toupeiras; estando o governo de olhos fechados, se não por cumplicidade, com medo dos taes honrados homeas.

D. Isabel Velho, natural da cidade do Porto, e irmã de D. Maria Rodrigues, mulher do primeiro Salvador Pires.

Pelo lado materno, era neta dos já acima referidos Innocencio Preto e D. Maria Moreira. (\*)

D. Pedro Matheus Rendon e Luna teve de seu casamento cinco filhos e uma filha.

Os filhos D. João Matheus Rendon e D. Pedro Matheus Rendon falleceram solteiros; sendo circumstancia para mencionar-se que o ultimo, D. Pedro Matheus, morreu na occasião do levantamento dos *emboabas* contra os paulistas, em Minas-Geraes.

Os filhos D. José Rendon de Quebêdo e D. Luiz Rendon de Quebêdo acompanharam o governador D. Manoel Lobo na expedição ao Rio da Prata, 1678—1680. Installado D. Manoel Lobo na colonia do Sacramento, recebeu no dia 6 de Agosto de 1680 intimação para abandonar o territorio hespanhol: recusou, e dahi uma batalha perdida, na qual ficaram prisioneiros o proprio D. Manoel Lobo e os dous irmãos D. José e D. Luiz Rendon de Quebêdo. Soltos em 1681, em virtude de um tratado provisional, de 7 de Maio desse anno, preferiram ficar em Buenos-Ayres, onde casaram-se, e fundaram familia.

A filha, d. Maria Cabral Rendon, casou-se com Manoel Lopes de Medeiros (\*\*), homem de prestigio e de

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 4.º trimestre de 1871, pags. 134 a 136.

<sup>(\*\*)</sup> Tiveram dous filhos:

D. Antonia de Medeiros Cabral, que casou-se com Floriano de Toledo Pisa, filho do capitão-mór governador D. Simão de Toledo Pisa.

Antonio João de Medeiros, que foi para Cuyabá, casou-se alli com D. Gertrudes de Almeida Campos, natural da villa de Sorocaba e filha do capitão-mór Thomé de Lara e Almeida, e lá deixou geração.

governo em S. Paulo, sargento-mór com o soldo de sua patente; o qual teve a honra de receber de El-Rei D. Pedro II, com data de 20 de Outubro de 1698, uma carta de agradecimento pelos serviços e auxilios prestados ao governador e capitão-general do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes.

O unico filho, portanto, que perpetuou a familia Rendon em S. Paulo, foi D. Francisco Matheus Rendon; o qual, casando-se com Maria de Araujo, fundio em uma unica Linha as Linhas A e B desta genealogia, como adiante, no respectivo texto, será melhor explicado.



## CAPITULO QUINTO

## LINHA—B

Esta Linha tem por progenitores Antonio Rodrigues de Almeida e D. Maria Castanho, ambos portuguezes.

E' esta a Linha dos Almeidas, dos Castanhos, dos Proenças, dos Taques, dos Laras, dos Toledos, dos Godoys, dos Anhaias, dos Moraes, dos Pompeos.

E' a Linha nobilitada á moda européa desde sua origem; porque Antonio Rodrigues de Almeida era cavalleiro fidalgo da casa d'El-Rei D. João III.

Por D. Magdalena Fernandes de Moraes Feijó, mulher de D. Diogo de Lara, cuja filha D. Maria de Lara casou-se com Lourenço Castanho Taques—o velho, esta Linha prende-se à dos Antas Moraes. De facto, D. Magdalena Fernandes de Moraes Feijó era filha de Pedro de Moraes de Antas e de sua mulher D. Leonor Pedroso, esta—filha de Estevão Ribeiro Bayão e de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó, todos portuguezes. Aquelle Pedro de Moraes de Antas era descendente, em decimo-quinto gráo, de D. Mendo Alam, senhor da então villa de Bragança; o qual vivia em tempo d'El-Rei D. Affonso VI de Leão, avô de D. Affonso Henriques,

primeiro rei de Portugal, e casara-se com uma princeza de Armenia, que com seu pae viera á romaria em Compostella, a visitar o corpo do apostolo S. Thiago. Deste casal procedeu D. Fernando Mendes — o velho, rico homem, o qual succedeu a seu pae no senhorio de Bragança, e mais terras, na provincia de Trás-os-Montes: este rico homem foi casado com uma filha d'El-Rei D. Affonso Henriques, ou, segundo outros, com a infanta D. Sancha Henriques. (\*)

O ultimo desta Linha, em relação ás notas genealogicas, objecto deste livro, foi o capitão-mór governador Pedro Taques de Almeida, casado com D. Angela de Siqueira, e em cuja campa foram abertas as armas dos Taques, Proenças, Laras e Moraes, em quatro quarteis dentro de um escudo, na fórma que lhe foram illuminadas em seu brazão. Sua filha D. Maria de Araujo, casando-se com D. Francisco Matheus Rendon, reunio a final as duas Linhas A e B.



<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte segunda, pags. 27 e seguintes: 1870. Faz referencias ao chronista Brandao e ao genealogista conde D. Pedro; e, por outro lado, á Genealogia da Casa Real de Portugal.

#### Antonio Rodrigues de Almeida, casado com

#### D. Maria Castanho, ambos portuguezes

ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Monte-mór o Novo em Portugal, veio para a capitania de S. Vicente em 1547, pouco mais ou menos (\*), e tinha o foro de cavalleiro fidalgo da casa d'El-Rei D. João III. (\*\*)

<sup>(\*)</sup> A seguinte carta de sesmaria pode esclarecer esse ponto, que as chronicas não determinam; chegando alguns chronistas a dizer que Antonio Rodrigues de Almeida viera com Martim Affonso de Souza em 1531! Eis a carta de sesmaria:

<sup>«</sup> Pedro Ferraz Barreto, capitão e ouvidor com alçada na capitania de S. Vicente, por Martim Affonso de Souza, senhor da dita capitania, do conselho d'El-Rei nosso senhor, e senhor das villas de Alcoentre, Tagarro e Rio Maior, etc. Faço saber que por Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo da casa d'El-Rei nosso senhor, almoxarife, chanceller, escrivão da ouvidoria e das datas pelo sr. Martim Affonso, capitão e governador della, me foi feita petição em que diz: Que elle ha dezeseis annos que em ella vive, e tem sua mulher e filhas, e uma casada, e me pedia terras no Rio de Janeiro a entestar com uma aldêa, que por nome dos indios se chama ha-óca, meia legua de terra, etc. E se lhe concedeu a 6 de Janeiro de 1565.»

Parece que o requerimento foi feito em 1562 ou 1563. Assim, pois, sua vinda foi em 1546 ou 1547.

<sup>(\*\*)</sup> A lei de 25 de Maio de 1776, embora promulgada para diminuir os privilegios dos nobres, conforme os intuitos de El-Rei D. José I,

Tendo deixado a mulher e duas filhas em Portugal, permaneceu em S. Vicente até 1556. Durante esse tempo, tomou parte em todas as guerras contra os tamuya, que, ligados aos selvagens de Ubatyba e mais aldêas da costa, atacavam incessantemente as povoações dos portuguezes, e até penetraram a ilha de Guaibe, onde apossaram-se do forte construido por ordem do donatario Martim Affonso de Souza.

Voltando a Portugal em 1556, dalli regressou em 1557, constituido em capitão-mór governador e ouvidor da capitania de Santo Amaro de Guaibe.

Além da sesmaria de meia legua de terra, proxima á aldêa de Ita-óca, no Rio de Janeiro (\*), cujo titulo já

incluio não obstante na primeira nobreza do Reino nos tempos antigos cos escudeiros, os cavalleiros armados pelos Reis, ou pelos capitães-móres nas guerras da Africa e da Asia, os que conseguiam o honrado titulo de Vassallos, e outros da mesma gerarchia.

El-Rei D. Manoel havia feito definir em suas Ordenações quaes os fidalgos; e era essa a legislação no tempo de El-Rei D. João III; em cujo reinado (segundo escreveu Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana) foi o fôro de cavalleiro fidalgo o mais superior que constituia grão de fidalguia, até que alterou a ordem dos filhamentos o sr. Rei D. Sebastião, de cujo tempo até o presente ficou este fôro de cavalleiro fidalgo sendo infimo. E accrescentou o mesmo Pedro Taques: « Esta materia tratou Moraes, de executionibus; e muito melhor o revm. padre-mestre D. Antonio Caetano de Souza, no seu livro Grandes de Portugal, impresso em 1755.

O citado Moraes, IV, 8, 70, explicando os gráos de nobreza, com o apoio de Brandão e outros, relata:

- Cavalleiro da casa d'El-Rei, nos tempos antigos em que não havia distincção, que hoje ha, de fidalgos cavalleiros, e de cavalleiros fidalgos, se acha tomado em um e outro sentido, de maneira que muitas vezes se entendia por aquelles que hoje chamamos fidalgos-cavalleiros, ut notat Cabedo, II, dec. 106, n. 1. >
- (\*) Balthasar da Silva Ilsbôa, Annaes do Rio de Janeiro, menciona Antonio Rodrigues de Almeida como um dos que acompanharam a Mem de Sá, na expedição de S. Vicente contra os francezes. E, pertencendo aquelle territorio do Rio de Janeiro á capitania de S. Vicente, a qual começava treze leguas ao norte de Cabo-Frio até o rio Curupace (55 leguas), e desde o rio S. Vicente até doze leguas ao sul da ilha de Cananéa (45 leguas), Antonio Rodrigues de Almeida teve de exercitar alli suas funcções de escrivão da ouvidoria e outras, ainda que simultanesmente fosse capitão-mór loco-tenente na capitania de Santo Amaro de Guaibe.

foi transcripto, obteve elle mais duas na capitania de S. Vicente.

Em 1560, « um pedaço de terra que, partindo por um regato que está a par do mosteiro de Pirá-tininga (\*), e que irá cortando pelo dito regato até entestar com roças de Fernão Alves, onde foi o primeiro tujipar (\*\*), e dalli irá cortando ao longo do campo até partir com terras de Antonio Pinto, e irá partindo com elle até se findar no rio da Tapera do Cacique, e dalli irá por elle abaixo até chegar ao dito regato, onde começou primeiro a partir, que será onde se vê o dito regato metter no rio Anhangavahy ». (\*\*\*)

Em 1567, para confirmação de concessão anterior em 1556, uma legua de terra com todas as aguas interiores, para fazer engenhos no Cubatão, demarcada da maneira seguinte: « Indo desta villa de Santos pelo rio do Cubatão arriba, da borda do dito rio da bauda do norte, direito ao cume da serra mais alta, partindo com terras de Francisco Pinto, ou de quem forem, lhe irá correndo pelo cume da serra mais alta, uma legua em comprido para a banda do sudoeste, e dalli, donde se acaba a dita legua, descerá por ahi abaixo ao rio do Cubatão, que vem ao longo da serra, em chãos della correndo para a banda do nordéste, e dalli virá correndo pelo dito rio abaixo até onde primeiro começou a partir com o dito Francisco Pinto; — e assim lhe dava

<sup>(\*)</sup> O Collegio dos padres da Companhia de Jesus, em S. Paulo.

<sup>(\*\*)</sup> No capitulo terceiro da parte historica, pag. 38 deste livro, escrevemos uma differença entre tejupab e tejupaba. Mas, depois de melhor exame, reconhecemos não existir a referida differença, e que essa denominação deve ser t'aiúpa, com o T anteposto ao substantivo aiúpa, ou ajúpa: « os da cabana ». Alguns pronunciariam t'aiúpá, ou t'ajúpá.

<sup>(\*\*\*)</sup> Confrontando com os do titulo de sesmaria do supra-citado Antonio Pinto, transcripto por Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatísticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Piratininga, parece que essa sesmaria de Antonio Rodrigues de Almeida comprehendia o territorio hoje urbano das duas actuaes freguezias de Santa Iphigenia e de Nossa Senhora da Consolação.

O Anhangavahy é que é affluente do rio Tamanduatehy, mencionado no titulo de sesmaria supra como regato.

mais a agua grande, que chamam o *Cubatão* (\*), que apparece desta villa de Santos, com todas as mais aguas que dentro de suas confrontações houver. »

Ainda que exercendo o cargo de capitão-mór governador da capitania de Santo Amaro de Guaibe, em virtude da procuração que D. Isabel da Gambòa lhe entregou em Lisbòa, lavrada aos 22 de Setembro de 1557 (\*\*), servia também os

<sup>(\*)</sup> Escreveu Azevedo Marques que Cubatão significa entre os indigenas « porto de mar morto nas fraldas das serras e montes. »

<sup>(\*\*)</sup> Eis o inteiro theor desta procuração:

<sup>«</sup> Saibão quantos este poder virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1557 annos, aos 22 dias do mez de Setembro, na cidade de Lisbôa, na rua do Outeiro junto da porta de Santa Catharina, nas casas em que vive a Sra. D. Isabel da Gamboa, mulher de Pedro Lopes de Souza, que Deos haja em gloria, estando ella dita Sra. D. Isabel ahi presente, disse que ella, em nome e como tutora e administradora do Sr. seu filho Martim Affonso de Souza, capitão governador das oitenta leguas de terra na costa do Brazil, que lhe succedeu e herdou por fallecimento do dito Pedro Lopes, seu pai, e por virtude de uma provisão que tem de el-rei, que santa gloria haja, e por nisso sentir fazer serviço a Deos, em bem e prol da capitania que tem em Santo Amaro de Guaibe, que está na dita sua capitania; e por se augmentar, e povoar faz, como em effeito fez, seu procurador bastante a Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo da casa de el-rei nosso senhor, que ora volta para S. Vicente, o amostrador deste instrumento, e lhe deu seu poder comprido e mandado especial, para que, por ella e em seu nome e do dito filho, a todas as pessoas que as vão povoar, beneficiar, aproveitar e reedificar conforme as ordens, elle Antonio Rodrigues de Almeida possa dar as taes terras, aguas e cousas sobreditas de sesmaria a quem lhe aprouver isso mesmo; e lhe dá poder para que possa dar quaesquer outras terras do dito seu filho em a dita capitania de Santo Amaro de Guaibe, conforme as ordens das sesmarias, e das terras que lhe aprouver comedidamente lhe fará cartas de sesmarias, e possa pôr na dita capitania capitão ouvidor, taes quaes devão ser, e, querendo elle dito Antonio Rodrigues de Almeida ser capitão e ouvidor, por esta presente lhe dá poder de capitão e ouvidor, para que em nome do dito seu filho seja todo tempo que lhe apronver, e a ella Senhora lhe bem parecer, e manda que lhe obedeção no alto e no baixo: e assim ao capitão ouvidor que elle Antonio Rodrigues de Almeida ordenar, tirar a um e pôr a outro quando justo e razão lhe parecer, e que possa receber elle Antonio Rodrigues de Almeida todas as redizimas e rendas que pertencerem ao dito seu filho por seu foral e doação; e assim para tomar conta e razão a Jorge Ferreira, que esteve por capitão na dita capitania e teve o poder disso, e o deporá do dito poder e lhe tomará conta do que em si recebido tem; e assim a quaesquer outras pessoas ou

de almoxarife, escrivão da ouvidoria, promotor da justiça, escrivão das datas de terras de sesmarias, e chanceller, na capitania de S. Vicente, como proprietario de taes officios, por mercê do donatario Martim Affonso de Souza.

Casado com D. Maria Castanho, natural tambem de Monte-mór o Novo, a qual veio em 1560, mais ou menos, fundou na capitania de S. Vicente a familia dos Almeidas, Laras, Toledos, Taques, Moraes, Castanhos, e outros. (\*)

Deste consorcio nasceram duas filhas, em Portugal; e um filho, na então villa de Santos, da capitania de S. Vicente, em 1573, o qual foi o padre André de Almeida, citado pelo padre Simão de Vasconcellos, na obra A vida do padre João de Almeida, II, 4 (\*\*), nos termos os mais

pessoa que lhe devão suas rendas e ao diante deverem, e que obrigados lhe sejão, e de tudo o que lhe deverem possa receber, e do que receber dará conhecimentos e quitações, e haverá suas contas por acabadas, e procurará por toda fazenda do dito seu filho e suas rendas; e possa citar e demandar a quem lhe aprouver, em juizo e fóra delle allegar, defender, etc... e de toda a fazenda de escravos do cathecismo e dos Carijós que o dito Jorge Ferreira tiver recebido para o dito seu filho. E assim de outras quaesquer cousas, artilharias e munições, e de tudo tomará conta e razão, e dará conhecimento e quitações do que receber; e dá poder ao dito Antonio Rodrigues de Almeida, que como capitão possa fazer e faça tabelliães do publico e do judicial e dos orphãos e da camara e do ouvidor, e lhes dará os seus assignados, com declaração de se virem confirmar por ella Senhora em certo tempo que lhes será limitado, para ella Senhora lhes mandar passar carta ou cartas em fórma sellada com o sello do dito seu filho; assim outorgou: testemunhas as sobreditas. E eu Antonio do Amaral, tabellião publico de el-rei nosso senhor nesta cidade de Lisbôa e seus termos, que este instrumento de poder no livro de minhas notas escrevi, etc...»

<sup>(\*)</sup> Frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, I, 92; o qual accrescentou. « ainda hoje conhecidos por gente principal na cidade de S. Paulo, e em algumas villas de serra ácima. »

<sup>(\*\*)</sup> Escreveu o padre SIMAO DE VASCONCELLOS, citada obra, impressa em Lisbôa — 1658:

<sup>«</sup> Outro varão insigne foi o padre veneravel André de Almeida, de mui saudosa memoria em toda esta provincia, de cujas exemplares virtudes fizera de boa vontade uma larga relação;... direi somente por ora que foi em tal gráo a santidade deste padre, que o comparam

significativos para um sacerdote. Tomou a roupeta de jesuita em 1589, com dezeseis annos de edade; e servio sessenta, pois que falleceu no Collegio do Rio de Janeiro, onde ficaram seus ossos, em 22 de Outubro de 1649, na edade de 76 annos. Naquelle Collegio, e no anniversario de sua morte, era costume lêr no refeitorio a vida deste padre. (\*)

Das duas filhas, uma, D. Catharina de Almeida, falleceu solteira (não sendo, portanto, exacta a asseveração de frei Gaspar da Madre de Deus—que ainbas casaram-se em Santos); a outra, D. Maria Castanho, também natural de Monte-mór o Novo, casou-se na villa de Santos em 1564—1565, com Antonio de Proença, egualmente fidalgo. (\*\*)



ordinariamente ao mesmo João de Almeida, e não é pequeno abono de sua virtude. Foi extremado em todas as virtudes... Era notavelmente austero para comsigo mesmo, e sobremaneira affavel com os outros; delle se contam muitos sentimentos de Deus e casos propheticos... Faz, porém, muito naquelle varão o conceito que delle fazia o referido padre João de Almeida nas suas notaveis palavras seguintes:— O padre André de Almeida, unicu pedra preciosa e de muita estima de Deus, pelo qual o Senhor tem feito, faz e ha de fazer muitos bens de muita gloria sua, e honra desta provincia e de toda a companhia, como Deus Nosso Senhor irá descobrindo algum tempo. >

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, pags. 240 a 242; 1870.

TEIXEIRA DE MELLO, Ephemérides nacionaes, dá o dia 22 de Janeiro como o da sua morte. Onde a verdade?

<sup>(\*\*)</sup> Acerca da fidalguia de Antonio Rodrigues de Almeida e de Antonio de Proença, é util transcrever o que escreveu frei Gaspar da Madre de Deus, obra citada, I. 98:

<sup>«</sup> De proposito apontei as éras, em que os sobreditos se encontram com o tratamento de cavalleiros fidalgos, para mostrar que todos chegaram á esta graduação antes do anno de 1572, em que D. Sebastião deu o regimento novo dos filhamentos. Ora, nenhum delles conseguio o fôro no dia em que se lavraram os documentos por mim citados; antes dieso já o tinham, e por consequencia precederam seus filhamentos ao anno de 1557, em que morreu D. João III. »

## H

## D. Maria Castanho casou-se com Antonio de

### Proença, ambos portuguezes

Antonio de Proença, natural da villa de Belmonte, em Portugal, era moço da camara do infante D. Luiz. (\*)

Estabeleceu-se em S. Paulo (Pirá-tininga), já então villa; e, por provisão de 15 de Outubro de 1599, do governador geral do Estado do Brazil, D. Francisco de Souza, attendendo este aos auxilios de armas e de escravos, sob a direcção de seu filho Francisco de Proença, para a descoberta de minas de ouro, foi nomeado capitão da gente de cavallo. Antes dessa epocha, havia servido os cargos de ouvidor, auditor e capitão-mór da capitania de S. Vicente, 1580—1582: além de varios outros cargos na villa de S. Paulo, inclusive

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Antonio de Proença, o dá como filho de Antonio Rodrigues de Almeida!

Tambem, em mais de um lugar, faz referencia ao nome de Antonio Rodrigues de Almeida, e este nome não obteve em sua obra artigo especial:

A obra de Azevedo Marques, ainda o repetimos, carece de correcções; é mesmo inexacta em muitas de suas noticias, particularmente sobre factos modernos. Não obstante esses senões, a obra não deixa de ter muito merecimento.

o de capitão della, no impedimento de Diogo Arias de Aguirre, 1602, por nomeação do mesmo governador geral D. Francisco de Souza em 15 de Maio daquelle anno;— e tambem em 1582 o de juiz ordinario e de orphãos. (\*)

Possuio uma fazenda de terras de cultura e campos, na ribeira de *Itiporanga*. (\*\*)

Em 1694, o capitão-mór Pedro Taques de Almeida, de quem adiante se tratará, seu bisneto, provou, no juizo ecclesiastico de S. Paulo, a nobreza, qualidade e pureza de sangue de seu ter-avô Antonio Rodrigues de Almeida, que é o mesmo do texto I desta Linha, cavalleiro fidalgo, natural de Monte-mór o Novo, casado com D. Maria Castanho, do mesmo lugar; e a qualidade, nobreza e pureza de sangue de seu bisavô Antonio de Proença, moço da camara do infante D. Luiz, e natural de Belmonte. Quanto a Antonio de Proença, foi expedida uma carta requisitoria ao bispo da Guarda, em Portugal; e, nessa mesma occasião, foram outras cartas requisitorias para Portugal e Hespanha, quanto á qualidade, nobreza e pureza de sangue de Pedro

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista de Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, pags. 206 a 211: 1.º trimestre de 1870.

<sup>(\*\*)</sup> E' o actual Ypiranga, tambem chamado em titulos de sesmaria, dos seculos XVI e XVII, Guarapiranga. Esta fazenda pertencen posteriormente a Pedro Taques, por cabeça de sua mulher; e destes a herdou seu filho Lourenço Castanho Taques, como adiante se dirá.

O sitio de Francisco de Proença, cunhado de Pedro Taques, era visinho, para os lados de Santo Amaro.

Balthazar da Silva Lisbóa, Annaes do Rio de Janeiro, escreven que um fidalgo de nome Antonio Mariz, « em 1561 pedio terras a Pedro Collaço, capitão-mór de S. Vicente por Martim Affonso de Souza, dizendo ser morador naquella capitania, casado, e que na borda do campo onde se chama Ypiranga, termo da villa de Piratininga, pedia em uma mata virgem um pedaço de dez tiros de bésta comprido, de largura outro tanto; que lhe fôra concedido por carta dada em S. Vicente aos 18 de Junho de 1561. E o mesmo Antonio Mariz passou-se para o Rio de Janeiro em 1567, com a familia.

Parece, pois, que de Antonio Mariz, por qualquer modo legal, passaram essas terras no Ypiranga talvez a Antonio de Proença.

Taques, de D. Diogo de Lara e de Balthazar de Moraes de Antas. Tudo isso foi julgado por sentença.

As armas dos Proenças são:

O escudo partido em pala: na primeira, em campo verde, uma aguia preta de duas cabeças, armada de ouro; na segunda, em campo azul, cinco flores de liz de ouro em santor. (\*)

Antonio de Proença deixou um filho e quatro filhas:

- 1.°) Francisco de Proença, já referido. De seu primeiro casamento, com D. Isabel Ribeiro, teve um unico filho, João Ribeiro de Proença, casado com D. Paula Moreira: com descendencia. Do segundo casamento, com D. Mécia Bicudo, teve uma unica filha, D. Anua de Proença, a qual casou-se com Salvador Pires de Medeiros, filho de outro de egual nome, e neto de Salvador Pires e de D. Mécia Fernandes (\*\*): os quatro unicos filhos de D. Anna de Proença falleceram ainda pequenos. Este Francisco de Proença teve o fôro de cavalleiro fidalgo por seu avô Antonio Rodrigues de Almeida, que, como já ficou referido, tinha o mesmo fôro. Seu estabelecimento agricola era no logar denominado Borda do campo, no caminho de Santos, indo até o rio Jaraigbatiba, além de Santo Amaro, e confinando com o de seu pae, segundo já foi dito.
- 2.°) D. Anna de Proença, que é a do texto genealogico seguinte.
- 3.º) D. Catharina de Almeida, a qual casou-se com Antonio Castanho da Silva, portuguez: com descendencia.

<sup>(\*)</sup> Assim se vêm illuminados no brazão de armas que o dito Pedro Taques de Almeida tirou em Lisbôa, a 5 de Julho de 1707; e que foi registrado no livro grande do archivo da camara de S. Paulo—livro que principiou a ser escripturado em 30 de Outubro de 1721, a folhas 51.

Esta noticia a dá Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, pags. 210 a 211: 1870.

<sup>(\*\*)</sup> Vêr a gencalogia, Linha A, III.

- 4.°) D. Izabel de Almeida e Proença, a qual casou-se com Francisco Vaz Coelho, portuguez: com descendencia. Deste casal descende a familia Anhaia, pelo casamento de sua primeira filha D. Maria Coelho com Paulo de Anhaia, natural da cidade do Porto, mas de origem hespanhola.
- 5.º) D. Maria de Almeida, a qual, tendo-se casado em S. Paulo com João Lopes de Ledesma, portuguez, o acompanhou para o Rio de Janeiro, onde fixaram residencia e tiveram descendencia.



## III

#### D. Anna de Proença casou-se com Pedro Taques,

#### portuguez

Pedro Taques (\*) era filho de Francisco Taques Pompeu e de sua mulher D. Ignez Rodrigues.

Francisco Taques Pompeu, natural de Brabante, dos Estados de Flandres, da nobilissima familia de seu appellido, passara a Portugal por causa do commercio, e estabelecera-se na villa de Setubal, onde casou-se com D. Ignez Rodrigues. A pureza e nobreza de sangue dos Taques Pompeus constam de uma justificação de genere, cujo instrumento, passado em 30 de Dezembro de 1697, foi remettido á camara episcopal do Rio de Janeiro; por onde se tinha expedido a requisitoria para as diligencias a favor de Pedro Taques de Almeida, natural da villa de S. Paulo, e neto do sobredito Pedro Taques. A justificação supra-referida fora completa; c, por isso, foi dado aquelle instrumento, com todas as precisas declarações.

<sup>(\*)</sup> Cumpre não confundir com este Pedro Taques o autor da Nobiliarchia Paulistano, o qual tinha o nome de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, por abreviatura nas citações — Pedro Taques, um dos seus innumeros descendentes.

Pedro Taques passou ao Brazil em 1591, na qualidade de secretario do setimo governador geral do mesmo Estado (\*), D. Francisco de Souza. Este governador, depois de residir na cidade da Bahia até 1599, dirigio-se por ordem régia á capitania de S. Vicente e á villa de S. Paulo, por amor das minas de ouro descobertas, em 1597, na serra Jaguamimbaba (Mantiqueira), e com elle o secretario Pedro Taques. Recolhendo-se, em 1602, a Portugal o referido governador geral, Pedro Taques deixou de exercer o cargo: preferindo ficar em S. Paulo, por ter-se casado com D. Anna de Proenca.

Tornando-se cidadão da villa de S. Paulo, Pedro Taques servio os cargos mais honrosos. E, quando em 1609 voltou D. Francisco de Souza, revestido dos mais amplos poderes, entre os quaes o de dar a serventia vitalicia de officios de justiça, mandou-lhe passar, em 6 de Junho do mesmo anno, provisão para o officio de juiz de orphãos da villa de S. Paulo.

De seu consorcio com D. Anna de Proença teve oito filhos; mas cresceram apenas seis.

- 1.º) Pedro Taques, casado com D. Potencia Leite, irmã germana do governador Fernão Dias Paes. Por desavenças em 1640 com Fernando de Camargo, foi assassinado por este, á falsa fé. Não deixou descendencia.
- 2.°) Guilherme Pompeu de Almeida. Foi muito rico de bens e de consideração publica. Residindo no territorio da villa de Parnahyba, alli servio o cargo de capitão-mór, por El-Rei D. Pedro II, sendo ainda regente. Mereceu a honra de receber cartas dos Reis D. João IV, D. Affonso VI e D. Pedro II. Fundou no territorio daquella villa, em Vuturuna, a capella de Nossa Senhora da Conceição: dotando-a, além de grande patrimonio, com ornamentos ricos e as precisas alfaias: essa capella já não offerece quasi

<sup>(\*)</sup> Ainda então não estava descoberto o Maranhão; e, pois, não havia senão o *Estado do Brazil.* 

vestigios do que foi. Deixou á sua descendencia o encargo da administração da capella; e instituio duas missas por sua alma, em cada mez. Seria primeiro administrador seu filho mais velho, o reverendo Guilherme Pompeu de Almeida; e, por morte deste, seu genro Antonio de Godoy Moreira. De seu casamento com D. Maria de Lima Pedroso, filha de João Pedroso de Moraes e de sua mulher D. Maria de Lima, teve apenas tres filhos: o dito reverendo Guilherme Pompeu de Almeida (\*), D. Maria de Lima e Moraes, e D. Anna de Lima e Moraes. Esta ultima, casada com Antonio de Godoy Moreira, foi a que deixou descendencia. (\*\*)

- 3.º) Lourenço Castanho Taques o velho, que é o do texto genealogico seguinte.
  - 4.º) D. Sebastiana Taques. Sem geração.
- 5.°) D. Maria Pompeu Taques, casada com Manoel de Góes Raposo. Com descendencia.
  - 6.º) Antonio Pompeu de Almeida. Depois de ter

<sup>(\*)</sup> O padre Guilherme Pompeu de Almeida herdou uma grande fortuna, e a dispendia em sumptuoso tratamento. E, contrastes da vida! era homem illustrado e lido em philosophia e em theologia; pelo que merecera o gráo de doutor por bulla pontificia. Residia em Araçariguama, onde fundára a capella de N. S. da Conceição, de cuja imagem era muito devoto, fazendo sua festa annualmente, no dia 8 de Dezembro, com um citavario de missas cantadas, sacramento exposto, e sermões a varios santos de sua especial devoção. Foram-lhe concedidas as honras de bispo missionario; e logo depois falleceu, 1713. A sumptuosidade no ceremonial de sen enterro correspondeu á grandeza do seu tratamento em vida. Jaz sepultado ao pé do altar de S. Francisco Xavier, que elle fundára, na egreja do Collegio dos padres jesuitas.

<sup>(\*\*)</sup> Este casal produzio cinco filhos; destes, falleceram solteiros José de Godoy e Guilherme de Godoy de Almeida; João de Godoy de Almeida, casado com D. Anna da Silva, teve uma unica filha, D. Rita de Godoy de Almeida e Silva, a qual, casada em Parnahyba com João de Mattos Raposo, natural da ilha de S. Miguel, deixou numerosa próle; D. Escholastica de Godoy, cujo casamento com Bento do Amaral da Silva, natural do Rio de Janeiro, deu origem aos Amaral Gurgel, de Itú; e, finalmente, Francisco de Godoy Moreira, que, capitão-mór em Minas-Geraes, de lá voltou e fixou residencia em Mogy das Cruzes, onde, casando-se com D. Maria Jorge, teve um unico filho — Antonio Jorge de Godoy, que residio em Jundiahy, exercendo alli o posto de sargento-mór das ordenanças.

viajado até Lisbôn e Angola, voltou a S. Paulo. Tendo de prestar contas da administração das rendas geraes na capitania de S. Paulo e S. Vicente, recolhia-se da cidade da Bahia onde fora a aquelle fim, quando enamorou-se, no Rio de Janeiro, de uma viuva, D. Maria de Souza Coutinho (\*), e com ella casou-se. Passado algum tempo, foram ambos assassinados no leito em que dormiam, por um bando de individuos que invadiram-lhes a casa. Sem geração.

Pedro Taques falleceu em S. Paulo, aos 26 de Outubro de 1644. (\*\*)



<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Pedro Taques, escreveu que seu filho Antonio Pompeu de Almeida casara-se com D. Potencia de tal! E referio-se a Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, que não disse tal inverdade!

<sup>(\*\*)</sup> Confira-se Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil. XXXII, parte primeira, pags. 241 a 261: 1869.

# IV

# Lourenço Castanho Taques, denominado — o velho, casou-se com D. Maria de Lara

Lourenço Castanho Taques — o velho foi notabilissimo e nobre cidadão de S. Paulo. Como homem opulento que era em bens, e tambem em virtudes privadas e civicas, prestou muitos serviços ao governo da metropole, e á administração da capitania de S. Vicente (\*). Exerceu, como seu pae, o cargo de juiz de orphãos; adquirindo, por sua justiça, o respeito dos jurisdiccionados.

Quando, em 1.º de Abril de 1641, Amador Bueno de Ribeira foi acclamado Rei, em S. Paulo, Lourenço Castanho Taques, a convite de mesmo Amador Bueno e dos frades do mosteiro de S. Bento, acudio immediatamente com sua influencia para que o povo não insistisse no seu revolucionario proposito. Então gozava elle de prestigio quasi egual (\*\*) ao de Amador Bueno; existindo até uma

<sup>(\*)</sup> Só por provisão de 22 de Março de 1681, a cabeça da capitania passou para a villa de S. Paulo; elevada á cidade por carta régia de 11 de Julho de 1711.

<sup>(\*\*)</sup> Nesse mesmo anno de 1641, Lourenço Castanho Taques havia entendido que não deveria retirar-se da villa de S. Paulo, após o assassinato de seu irmão Pedro Taques, como o fizeram os outros irmãos,

certa rivalidade entre as respectivas familias. De então em diante, tornou-se elle o cidadão preponderante na villa, e mesmo na capitania. Entendendo que os padres da Companhia de Jesus eram necessarios ás missões e á catechése, não cessou de sustental-os com os meios moraes e políticos, de que dispunha. Por isso, andou sempre identificado com o governador Salvador Corrêa de Sá e Benevides, accusado de favorecer os jesuitas.

Auxiliou com pessoal e dinheiro as despezas das descobertas de minas, quando em 1659 o referido Salvador Corrêa de Sá e Benevides, nomeado administrador geral das minas de ouro e de prata, reunidamente com o governo das tres capitanias — Espirito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, chegou á villa de S. Paulo, trazendo-lhe uma carta d'El-Rei D. João IV (\*) para que lhe désse ajuda e favor.

São conhecidos os conflictos, que se deram no Rio de Janeiro, revoltando-se alli a população contra o governador da praça Thomé Corrêa de Alvarenga, o sargento-mor Martim Corrêa Vasques, e o provedor da fazenda real Pedm de Souza Pereira, em fins de 1660. Quando a S. Paulo chegou a noticia do insulto, resolvendo o governador geral Salvador Corrêa de Sá e Benevides « pòr-se a caminho e ir para o Rio de Janeiro socegar o tumulto e dar o merecido castigo aos cabeças e autores da sedição », apressou-se Lourenço Castanho Taques a demovêl-o de tão imprudente proposito, « supplicando com instancias de leal vassallo não quizesse sua senhoria pòr em tão evidente risco a vida e a autoridade ». Resistindo o governador geral a tão sinceras ponderações, Lourenço Castanho Taques assentou acompanhal-o com armas; mas nem este auxilio admittio. « Com

<sup>«</sup> porque o seu grande respeito e força d'armas o promptificava para pôr em cerco aos inimigos ». Adduzimos este facto só para mostrar seu poderio naquella epocha referida no texto supra.

<sup>(\*)</sup> Sendo a ordem de El-Rei D. João IV, de 7 de Junho de 1644, para a descoberta de taes minas, é provavel que a carta supra fosse tambem desse anno. El-Rei D. João IV fallecera em 1656.

este total desengano, fomentou Lourenço Castanho que a nobreza se juntasse em corpo de união com o senado da camara, para, por carta e por parte de Sua Magestade, se lhe ponderar a materia com esperanças de aceitar as ponderações que se lhe fizessem ». Afinal, feito isto, accedeu; limitando seu regresso até á Ilha Grande, sem embargo da resposta já dada a aquella carta, em 2 de Março de 1661. (\*)

#### Eis o theor da resposta:

- « Conheço o zelo com que Vmcs. e mais ministros, camara, cidadãos e povo, tratam do serviço de Sua Magestade, como tão leaes vassallos seus: eu lhe representarei em todas as occasiões que se offerecerem do augmento destas capitanias e moradores dellas, e da minha parte fico com o devido agradecimento da mercê que me fazem em abonar as minhas acções; supposto hão sido com o desejo de acertar, ás vezes não são agradecidos.
- « A Vmcs. lhes é presente o que tenho obrado, e que me não fica que fazer por esta banda do sul: e não é justo que, estando no derradeiro quartel da vida, me fique nesta villa tratando de conveniencias proprias, quando posso occupar o tempo nas do serviço de Sua Magestade, indo-me chegando á cidade do Rio de Janeiro a dar calor á obra dos galeões que alli está começada, porque considero que os moradores, á vista do bando que já mandei lançar e lhes dava modo de bom governo, accommodando-me ás suas desconfianças, espero obrem como leaes vassallos,

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, pags. 11 e 12, transcreveu o inteiro theor da « resposta do governador, general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, á carta que lhe escreveu a nobreza de S. Paulo, com os prelados das religiões o reverendo D. abbade de S. Bento frei Hyeronimo do Rosario, o prior do Carmo frei André de Santa Maria, o guardião de S. Francisco frei Gaspar de Santo Innocencio, o vigario da igreja Domingos Gomes Albernaz; os camaristas Estevão Bayão Parente, Constantino de Saavedra, Francisco Dias Leme, Manoel Cardoso e Paulo Gonçalves; os da primeira nobreza Lourenço Castanho Taques e seu filho Lourenço Castanho Taques — o moço, o capitão-mór Antonio Ribeiro de Moraes, D. Francisco de Lemos, João de Godoy Moreira, João Ortiz de Camargo, Hyeronimo de Camargo, Antonio Pires, D. Simão de Toledo Piza, Paulo da Fonseca Bueno, Antonio Lopes de Medeiros, Manoel Dias da Silva, Antonio do Canto de Mesquita, Antonio de Godoy Moreira, Estevão Fernandes Porto, Gabriel Barbosa de Lima, Estevão Gomes Cabral, Gaspar Maciel Aranha, Manoel Alves de Souza e outros muitos paulistas de veneração e respeito, que constam do mesmo accordão a fl. 117 do livro de registros n. 4, tit. 1658, do archivo da camara de S. Paulo, onde se contam 58 pessoas assignadas. »

Annos depois, desenvolvendo-se ainda mais no governo em Lisbòa a mania da descoberta de minas, Lourenço Castanho Taques, « achando-se com disciplina militar na guerra contra os indios, e tendo pratico conhecimento dos sertões que havia penetrado na conquista de varias nações dos mesmos indios, recebeu uma carta do Principe Regente o infante D. Pedro (\*), datada em 23 de Fevereiro de 1674 (\*\*), sobre o descobrimento de minas de ouro e de prata, para cuja diligencia tinha já partido Fernando Dias Paes, com patente de governador de sua leva ou tropa; e, pois, Lourenço Castanho tomou a si, pelos seus cabedaes e força do corpo de armas, penetrar o sertão de barbaros indios Cataguazes, e entrou para esta conquista com patente

conhecendo que a minha tenção não é mais que conservar a jurisdicção real; que, supposto com a ajuda de Vmcs. e desta capitania, e zelo dos moradores della no serviço real, podia eu tratar do castigo, me conformo antes em obrar, em materias de povo, com toda a prudencia, até resolução de Sua Magestade, para com ella obrar o que me mandar. Espero que nesta occasião e em todas as mais que se offerecerem do serviço de Sua Magestade, e por me fazerem mercê, os ache com a mesma vontade que em esta occasião experimento.--S. Paulo, 2 de Março de 1661. —Salvador Corrêa de Sá e Benevides. >

E' um documento de grande valor politico, pela moderação que revelou em seu assignatario.

Algum tempo depois, El-Rei dignou-se agradecer a Lourenço Castanho Taques a intervenção de sua influencia em favor do governador geral, o referido Salvador Corrêa de Sá e Benevides.

- (\*) Depois El-Rei D. Pedro II.
- (\*\*) A data desta carta régia é de 23 de Março de 1664, segundo AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Lourenço Castanho Taques, o pae.

Mas, foi engano seu; porque a carta é do infante D. Pedro que em 1664 ainda não era regente.

A data do texto, tirada da Nobiliarchia Paulistana, de Pedro Taques, é a exacta; mesmo porque foi copiada do livro respectivo, tit. 1673, como elle declara na nota á mesma data.

Ainda mais que a carta régia, citada por AZEVEDO MARQUE, co elogiou por ter sido um dos descobridores das minas de Cotagnate e dos sertões de Caethé >; e, pois, não podia ser senão posterior á de 23 de Fevereiro de 1674, que recommendaya-lhe essa descoberta.

de governador, com jurisdicção e poder correspondente ao caracter da sua patente, largando a serventia do officio de juiz de orphãos, que occupava por provisão de mercê vitalicia, como tinha tido seu pae Pedro Taques. E conseguio o primeiro conhecimento, que depois veio a produzir a fertilidade das minas de ouro, chamadas no principio de seu descobrimento Cataguazes, e, depois, estendendo-se em muitas leguas de distancia, mas no mesmo sertão, os novos descobrimentos, vieram estas Minas a ficar conhecidas com a nomenclatura de Geraes, em que se conservam. »

Sua propriedade rural era a mesma fazenda da ribeira de Ypiranga, herdada de seus paes. (\*)

Parece que essa propriedade abrangia, em seus limites, tudo o que mostra actualmente naquelle lugar vestigios de cultura antiga e de bemfeitorias e edificações. As sesmarias eram sempre muito extensas; e homens ricos, como Antonio de Proença, Pedro Taques, e Lourenço Castanho Taques, não deixariam de as possuir na proporção de seus cabedaes e de suas grandes forças.

D. Maria de Lara, também paulista, era filha de D. Diogo de Lara e de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó.

<sup>(\*)</sup> E a mesma fazenda que pertencera a Antonio de Proença.

Ribeira de Ypiranga é a mesma ribeira de Ity-poranga, tambem mencionada por Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, pag. 211: 2.º trimestre de 1870.

A parte, que ficara pertencendo a Francisco de Proença, é assim descripta por Pedro Taques, pag. 212: « teve estabelecimento de fazenda da mesma natureza da de seu pac, á qual estava contigua, cujos dilatados campos e ferteis terras se estendem em grande distancia pelas faces da ribeira de Ityporanga, de uma parte pelo caminho de Santos até o sitio chamado Borda do Campo, e da outra pelo caminho dos carros até o rio Jaraighatiba, além da freguezia de Santo Amaro. »

Casou-se com Lourenço Castanho Taques, na matriz de S. Paulo, em 24 de Novembro de 1631.

D. Diogo de Lara, seu pae, era filho legitimo de D. Diogo Ordonhez de Lara, natural da cidade de Zamora, Hespanha, de sangue muito illustre, como consta dos autos de genere e outros na camara episcopal de S. Paulo. Sua mãe era D. Antonia de Oliveira.

Foi o progenitor da familia Lara (\*), na capitania de S. Vicente e S. Paulo. Era geralmente respeitado e venerado por suas virtudes. Vivia mais na egreja de Nossa Senhora do Carmo, junto ao altar-mór, onde estava o Santissimo Sacramento no sacrario, do que em sua casa. Residindo em uma quinta, que legou ao convento do Carmo, dalli sahia vestido diariamente no habito de irmão terceiro, trazendo flores para ornar o altar de Nossa Senhora do Carmo, na capella-mór.

Fallecendo em 22 de Outubro de 1665, seu corpo foi sepultado na capella dos irmãos terceiros, com a veneração de santo, por sua exemplar e penitente vida.

As armas dos *Laras* eram em campo de prata, duas caldeiras pretas postas em pala, com as boccas e azas guarnecidas de ouro.

Deixou oito filhos: Joaquim de Lara e Moraes, casado na Ilha-Grande; Marianno de Lara, carmelita com o nome de frei Alberto do Nascimento; Pedro de Lara e Moraes, clerigo, tambem mudado para a Ilha-Grande; João de Lara e Moraes, casado com D. Maria de Góes e Medeiros; D. Maria de Lara, casada com Lourenço Castanho Taques;

<sup>(\*)</sup> O povo de S. Paulo costumava distinguir entre os de origem legitima, Lara, e os de origem illegitima, Lará, desde 1780.

Ainda é conhecida esta distincção ou differença.

Assignalamos apenas o facto, sem pretendermos tirar o muito merito a pessoas que o têm realmente e cuja amizade prezamos.

- D. Anna de Lara, casada com Francisco Martins Bonilha; D. Maria Pedrosa, casada com Tristão de Oliveira Lobo; e D. Isabel de Lara, casada com Luiz Castanho de Almeida.
- D. Magdalena Fernandes Feijó, sua mãe, era filha legitima de Pedro de Moraes de Antas e de D. Leonor Pedrosa. Falleceu em 18 de Julho de 1661.

Este Pedro de Moraes de Antas (\*) era filho legitimo de Balthazar de Moraes de Antas, com D. Brites Rodrigues Annes; e, por sua nobreza, prende-se ao titulo dos Braganções (\*\*), como bem o demonstrou Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte segunda, desde pag. 27 á pag. 35.

De seu lado, D. Leonor Pedrosa era filha legitima de Estevão Ribeiro Bayão, natural da cidade de Beja,

<sup>(\*)</sup> Pedro de Moraes de Antas foi o fundador e primeiro padroeiro da capella de Nossa Senhora del Populo, situada no bairro do Rio-Grande, no caminho de S. Paulo a Santos.

Pedro de Moraes de Antas falleceu, segundo Pedro Taques, em 14 de Julho de 1636; mas, segundo Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Pedro de Moraes de Antas, em Dezembro de 1649. E isto elle o affirma, em formal contestação a Pedro Taques, dizendo ter lido seu testamento e o inventario, dos quaes era guarda como primeiro escrivão de orphãos de S. Paulo.

<sup>(\*\*)</sup> D. Antonio Caetano de Souza, Genealogia da Casa Real Portugueza, e outros genealogistas fazem descender de D. Mendo Alam, senhor da villa de Bragança, casado com uma princeza armenia, os denominados Braganções, de Portugal. Succedeu a seu pae, no senhorio de Bragança, seu filho D. Fernando Mendes, rico homem, chamado—o velho; cujo neto D. Fernando Mendes, também rico homem, denominado—o Braganção, casou-se, segundo uns, com D. Thereza Affonso, filha illegitima de El-Rei D. Affonso Henriques, segundo outros, com D. Sancha Henriques, irmã do mesmo rei D. Affonso Henriques, e, segundo alguns, com D. Thereza Soares, filha de D. Soeiro Mendes o Bom da Maia.

O citado Pedro Taques, no lugar supra indicado, discute todas essas historias de casamentos

(parente de Estevão Liz, morgado em Villa Real) e de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó de Madureira, natural da cidade do Porto, donde veio para S. Paulo, já casada (\*). Deste tronco procedem todos os religiosos da Companhia de Jesus, de appellidos *Moraes*, *Pedroso* e *Ribeiro*; e delle tambem sahiram varios familiares e commissarios do Santo Officio, cavalleiros da ordem de Christo, fidalgos da casa real, governadores, e um donatario—o conhecido e já referido Bento Maciel Parente (\*\*) que em 1638 foi governador do Estado do Maranhão. Outrosim delles procede o famoso sertanista João Amaro Maciel Parente, que, em fins do seculo XVII, penetrou os sertões da Bahia. (\*\*\*)

Lourenço Castanho Taques, de seu casamento com D. Maria de Lara, teve sete filhos e tres filhas.

1.º) Lourenço Castanho Taques — o moço. Servio os mais honrosos cargos na villa de S. Paulo. Imitando a seu pae em todas as virtudes privadas e civicas, foi como elle muito estimado e respeitado de seus concidadãos. Tornara-se pacificador infallivel das desavenças entre os desvairados para a inimizade. Tambem tratava-se á lei da nobreza: não esquecendo nunca os preceitos christãos. Mereceu a honra de uma carta de El-Rei D. Pedro II, de 20 de Outubro de 1698, agradecendo-lhe os serviços e auxilios que prestara ao governador e capitão-general do Rio de Janeiro. Arthur de Sá e Menezes. Depois de ter casado os filhos e dotado as filhas, « apurou o resto da sua grandeza na fundação e construcção do Recolhimento de Santa Thereza », com o

<sup>(\*)</sup> Alguns chronistas não trazem o sobrenome de Madureira

<sup>(\*\*)</sup> Este Bento Maciel Parente foi o que ficou feito prisioneiro dos hollandezes, na cidade de S. Luiz do Maranhão.

Veja-se o capitulo oitavo da parte historica.

<sup>(\*\*\*)</sup> SEBASTIÃO DA ROCHA PITTA, America Portugueza, attribue a este capitão-mór João Amaro Maciel Parente a conquista dos gentios, que offendiam as villas de Cairú, Camamú e Boypeba, na Bahia; mas, Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, faz restituir ao governador Estevão Ribeiro Bayão, pae do dito João Amaro, essa proeza, sem que as do mesmo João Amaro, de egual natureza, soffram prejuizo.

auxilio de dinheiro que seu irmão — o capitão-mór e alcaidemór Pedro Taques de Almeida prestou-lhe. Era casado com D. Maria de Araujo, natural de S. Paulo, filha legitima de Luiz Pedroso de Barros, capitão de infantaria na restauração de Pernambuco, e de D. Leonor de Siqueira Góes Araujo, da cidade da Bahia, irmã germana do desembargador João de Góes Araujo. Segundo affirma Pedro Taques, falleceu elle com evidentes signaes de predestinado, em Dezembro de 1708. Deixou descendencia: cinco filhos e seis filhas.

- 2.º) Francisco de Almeida Lara. Tomou ordens em Lisbòa; e foi doutor e protonotario apostolico por bulla pontificia, com uso do habito prelaticio.
- 3.º) Pedro Taques de Almeida, que é o do texto genealogico seguinte.
- 4.°) Thomé de Lara de Almeida. Residio na villa de Sorocaba. Foi casado duas vezes: a primeira, com D. Maria Pimentel, filha unica do capitão Antonio de Almeida Pimentel e de sua mulher D. Lucrecia Pedroso de Barros; a segunda, com D. Maria de Campos. Do primeiro matrimonio, entre outros filhos (11), o mais velho foi Fernando Paes de Barros. Do segundo, entre outros filhos (5), só deixou geração Thomé de Lara Campos.
- 5.°) Diogo de Lara e Moraes. Casado com D. Isabel de Godoy, filha de João de Godoy Moreira e de sua mulher D. Eufemia da Costa Motta. « Passou a viver na cidade do Rio de Janeiro, occupando o emprego de commissario da junta das fragatas de el-rei. »
- 6.º) Antonio de Almeida. Residio em seu sitio de Araçariguama, districto da villa de Parnahyba, onde servio de juiz ordinario e de orphãos. Era casado com D. Potencia Leite do Prado; e deixou apenas duas filhas, as quaes casaram-se e tiveram geração.
- 7.º) José Pompeu de Almeida. Tomou ordens em Lisboa, tambem como seu irmão Francisco de Almeida Lara.

Rebellando-se contra a disciplina ecclesiastica, ausentou-se para os sertões do Paraguay, onde falleceu miseravelmente, se não de fome, devorado por alguma féra. (\*)

- 8.º) D. Anna de Proença. Casou-se duas vezes: a primeira, com Pedro Dias Leite, irmão germano do governador Fernando Dias Paes; a segunda, com Manoel de Brito Nogueira. De ambos os casamentos deixou descendencia
- 9.°) D. Branca de Almeida. Casou-se com João Pires Rodrigues, « paulista de muita veneração, chamado por antonomasia Pai da Patria, pelo grande zelo que mostrou sempre pelos interesses do bem publico della ». Entre os doze filhos, tem menção especial Pedro Taques Pires, que sustentou longa e custosa pendencia contra o ouvidor e corregedor da comarca, pela infraçção do alvará que garantia is duas familias Pires e Camargos seis lugares de vereadores.
- 10.°) D. Maria de Lara. Casou-se com João de Toledo Castelhanos; o qual, enviuvando, contrahio segundas nupcias com D. Anna do Canto de Mesquita. D. Maria de Lara deixou numerosa descendencia.

Lourenço Castanho Taques falleceu no dia 5 de Março de 1677; e foi inhumado, em sepultura rasa, na egreja dos Carmelitas, no jazigo proprio que ahi deixara seu pae, Pedro Taques.

D. MARIA DE LARA tinha fallecido no dia 8 de Dezembro de 1670.



<sup>(\*)</sup> O padre Manoel da Fonseca, Vida do padre Belchior de Pontes, narra que o padre Pontes, mesmo de S. Paulo, transportara-se em espirito até o lugar em que estava a morrer o padre José Pompeo de Almeida, e confessara-o.

# $\bigvee$

#### Pedro Taques de Almeida casou-se com

#### D. Angela de Siqueira

Pedro Taques de Almeida, nobre cidadão da villa de S. Paulo, occupou ahi os principaes cargos. Foi tambem commandante da fortaleza de Vera Cruz, de Itapema, em Santos; capitão-mór governador da capitania de S. Paulo e S. Vicente, por patente régia, 1684—1687, com jurisdicção para provêr postos militares e outros cargos. Em 1704, por carta régia de 13 de Setembro, foi nomeado alcaide-mór e administrador das aldêas do real padroado.

Era muito considerado pelo governo real em Lisbòa; e, só com informação sua (\*), o governo resolvia as pen-

<sup>(\*)</sup> Exemplo disso é a carta régia de 3 de Abril de 1709, escripta aos officiaes da camara de S. Paulo:

c Officiaes da camara da villa de S. Paulo.— Eu cl-rei vos envio muito saudar. Havendo visto a conta que me deu Pedro Taques de Almeida sobre a incapacidade de Bento do Amaral da Silva, a quem o ouvidor-geral João Saraiva de Carvalho deixou em seu lugar, ausentando-se para o Rio de Janeiro por ser um homem criminoso; me parceeu ordenar-vos, como por esta faço, lhe não obedeçais, nem ao mesmo ouvidor-geral proprietario, se tornar a entrar na correição. E porque o mesmo Pedro Taques me representou a grande perturbação que causou nesse povo as moedas falsas, que se acharam nessa capitania, vos ordeno que

dencias, demittindo e nomeando funccionarios da capitania. Por seus conselhos foi que, não podendo continuar a visitar as aldêas, El-Rei determinou que fossem governadas, cada uma dellas, por um missionario, com jurisdicção parochial para os sacramentos; havendo tambem, para a administração política e economica, um capitão-mór, um sargento-mór, e alguns capitães escolhidos entre os mesmos indigenas.

Pelos grandes serviços prestados á corôa, sempre á custa de sua fazenda e com o maior zelo, El-Rei D. Pedro II o tomou para fidalgo da sua casa, com o fôro e moradia de cavalleiro fidalgo, que era o que tinha seu ter-avô Antonio Rodrigues de Almeida (\*). Nem disso precisava elle, porquanto, a fim de provar a pureza de seu nobre sangue, requereu no juizo ecclesiastico as diligencias de genere, pelos costados de seus quatro avós, e foram expedidas as seguintes cartas requisitorias:

- 1.ª Ao bispo da Guarda, em Portugal, para inquirições sobre a pureza de sangue de Antonio de Proença, de Belmonte, moço da camara que tinha sido do infante D. Luiz.
- 2.ª Ao arcebispo de Lisbôa, tambem em Portugal, quanto á pureza de sangue de Pedro Taques, de Setubal.
- 3.ª Ao bispo de Zamora, em Hespanha, quanto á pureza de sangue de D. Diogo Ordonhez de Lara.

Além destas, foi expedida outra requisitoria acerca de Balthazar de Moraes de Antas, fidalgo da casa real, natural da villa de Mogadouro, tambem de Portugal.

E as sentenças proferidas pelos vigarios geraes e juizes das justificações de genere, do bispado do Rio de

Moedas falsas! Hoje são introduzidas; e os introductores são condecorados....

neste particular procedais com aquella diligencia e cuidado que pede materia tão importante. Escripta em Lisbôa a 3 de Abril de 1709.—Com a rubrica de Sua Magestade.

<sup>(\*)</sup> Vêr o texto I, desta Linha B.

Janeiro (ainda então não havia sido creado o bispado de S. Paulo, que só o foi em 1745), existiam na respectiva camara episcopal, donde foram transferidas depois para a do bispado de S. Paulo.

Tambem no juizo civel, por sentença do ouvidor geral e corregedor da camara de S. Paulo, em 16 de Maio de 1702, foi julgada a fidalguia hereditaria de seus ascendentes. E, porque a estes autos de puritate et nobilitate probandá juntou os instrumentos de Balthasar de Moraes de Antas, seu bisavô, processados na villa de Mogadouro em 1567, foi julgado, por este costado de Moraes de Antas, tambem legitimo setimo neto de Mendo Affonso de Antas, senhor donatario e alcaide-mór da villa de Vimioso, como consta dos ditos instrumentos. E dos livros genealogicos, entre os quaes tem toda a primazia a obra do conde D. Pedro, consta o mesmo que foi escripto nos mencionados instrumentos de Balthazar de Moraes de Antas, « que veio casar-se em S. Paulo em 1580 ». Balthasar de Moraes de Antas, com effeito, casou-se em S. Paulo com D. Brites Rodrigues Annes, filha de Joanne Annes Sobrinho, e irmã de outras duas que egualmente casaram-se com pessoas de conhecida nobreza; e tiveram somente dous filhos e duas filhas, entre os quaes Pedro de Moraes de Antas, já referido no texto genealogico antecedente.

Fundou e fez construir, á sua custa, na egreja da Ordem Terceira do Carmo, o altar do Senhor Bom-Jesus da Boa-Morte, em talha; e um jazigo para si e sua familia. E, bem assim, fundou na egreja do mosteiro de S. Bento outro altar, de talha dourada, para a Imagem de Nossa Senhora da Conceição (\*). Emquanto vivo, fazia celebrar nos dias 3 de Maio e 8 de Dezembro, nas egrejas do Carmo (ordem terceira) e de S. Bento, respectivamente, as solem-

<sup>(\*)</sup> Segundo Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, « o pavimento todo deste altar, que é colateral ao pé do arco da capella-mór, da parte da epistola, ficou pertencendo por escriptura de transacção ao fundador, para seu jazigo e dos seus legitimos descendentes, in perpetuum ».

nidades da Santa Cruz e da Conceição. E, para depois de sua morte, providenciou no testamento, instituindo um vinculo com a renda precisa para serem continuadas aquellas festividades; cuja administração ficou a cargo de seus descendentes por varonia, dos quaes o ultimo foi o brigadeiro Bernardo José Pinto Gavião Peixoto. (\*)

Concorreu com o dinheiro preciso, segundo já ficou escripto, para que seu irmão, Lourenço Castanho Taques—o moço, concluisse o Recolhimento de Santa Thereza, « com os dormitorios, cêrca, egreja, còro, e tudo o mais em sua ultima perfeição ».

Falleceu, em S. Paulo, a 4 de Agosto de 1724; e seu corpo foi sepultado no jazigo, de sua propriedade, junto ao altar do Senhor Bom-Jesus da Boa Morte (\*\*): — em cuja campa estavam abertas as armas dos Taques, Proenças, Laras e Moraes, em quatro quarteis dentro de um escudo, na fórma que lhe foram illuminadas no brazão, tirado em Lisbôa, aos 5 de Julho de 1707.

D. Angela de Siqueira, nascida em S. Paulo em 1648, era filha de Luiz Pedroso de Barros e de sua mulher

<sup>(\*)</sup> Por effeito da lei de 6 de Outubro de 1835; comquanto o art. 3.º não proteja a extincção do vinculo, no caso do instituido no testamento referido no texto supra.

Tambem ha o decreto de 29 de Maio de 1837; segundo o qual. « todas as disposições testamentarias, ou doações para instituições de morgados, e vinculos, que se não verificaram, são havidas como não escriptas, e os bens, que dellas fizeram objecto, pertencem aos herdeiros dos instituidores ».

<sup>(\*\*)</sup> Emquanto viveu, caria celebrar neste altar, todas as sextas feiras de cada semana, uma missa, antes da qual se corria o véu que encobria a Sagrada Imagem, havendo nesse acto ductos de incenso e na missa o mesmo, segundo escreveu Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana.

Segundo este mesmo genealogista, « antes de dispôr o seu testamento, havia o capitão-mór governador Pedro Taques, de commum accôrdo com sua mulher, mandado estabelecer no reino de Portugal uma missa quotidiana ».

D. Leonor de Siqueira de Góes Araujo; elle, capitão de infantaria na restauração de Pernambuco, ella, irmã germana do desembargador João de Góes de Araujo, da cidade da Bahia,

Tambem, D. Angela de Siqueira e sua irinã, D. Maria de Araujo, ambas casaram-se egualmente com dous irmãos, o alcaide-mór Pedro Taques de Almeida e Lourenço Castanho Taques — o moço.

D. Angela de Siqueira, quando casou-se com o alcaide-mór Pedro Taques de Almeida, já era viuva de Sebastião Fernandes Corrêa, segundo provedor e contador da fazenda real da capitania de S. Vicente e S. Paulo; de cujo matrimonio tivera um unico filho, Timotheo Corrêa de Góes.

Era D. Angela de Siqueira mulher de animo varonil. Tendo ella o privilegio, concedido por El-Rei D. Affonso VI, de nomear para o cargo de provedor e contador da real fazenda e juiz da alfandega em Santos, nomeara, durante a menoridade de seu filho do primeiro matrimonio — Timotheo Corrèa de Góes, o seu segundo marido — capitão-mór Pedro Taques de Almeida; chegado, porém, o tempo de exercer dito cargo, como herdeiro, o referido Timotheo Corrêa de Góes, este empossou-se no cargo, e retirou-se para S. Paulo, deixando commissão ao escrivão para os despachos das cargas.

Não quiz pagar este imposto um individuo, compadre e protegido do ex-capitão-mór governador da capitania Diogo Pinto do Rego, pessoa de distincta qualidade e nobreza, e muito abastado de fortuna; e, resultando disso a prisão do referido individuo, Diogo Pinto do Rego o mandara soltar, em desprestigio de Timotheo Corrêa de Góes. (\*)

<sup>(\*)</sup> Casado com D. Maria Leme das Neves, bisneta de Pedro Dias Paes Leme e de sua mulher D. Maria Leite. E deste consorcio teve Timotheo Corrêa de Góes onze filhos: dos quaes, D. Isabel Caetano de Araujo casou-se com Diogo Pinto do Rego, cavalleiro fidalgo da casa real, e neto do mesmo Diogo Pinto do Rego, governador, mencionado no texto.

Este facto foi considerado uma injuria; e, pois, e parentes de Timotheo Corrêa de Góes determinaram que passada a festa da Paschoa, baixasse o provedor a Santa acompanhado do padrasto, e de outros parentes de autoridad e respeito, que lhe sustentariam a jurisdicção e o prestigicastigando os réos conforme o Direito.

Com a noticia, preparou-se, em Santos, Diogo Pindo Rego para a lucta, fortificando e municiando suas casas e, passada a Paschoa, descendo Timotheo Corrêa de Góe em companhia de sua mãe D. Angela de Siqueira e de seu padrasto—o capitão-mór Pedro Táques de Almeida, de numerosos parentes, entre os quaes—Fernão Paes de Barros, Pedro Vaz de Barros, Antonio Pedroso de Barro Pedro Taques Pires, Lourenço Castanho Taques, formas todo esse pessoal um corpo de mais de mil pessoas.

Felizmente, chegados a Santos, após preparativos dambos os lados para a lucta armada, durante dias, intervindo religiosos dos conventos do Carmo e de Santo Antonio, muitos moradores do lugar, os quaes todos ponderaram desgraças para os contendores, Diogo Pinto do Rego resolve entregar o infractor; o qual voltou á cadêa, com ferros a pés, ainda que para ser solto após duas horas, como jus satisfação ao provedor Timotheo Corrêa de Góes.

Deste mesmo Timotheo Corrêa de Góes e de sua mulher D. Ma Leite descendia D. Maria Leme, a qual casou-se com José Pedro Gali de Moura e Lacerda, moço fidalgo, capitão de infantaria, natural Lisbôa; cujo filho unico foi o brigadeiro José Pedro Galvão de Mol Lacerda, casado com D. Gertrudes Thereza de Oliveira Montes, e p genitor da familia Galvão de Moura e Lacerda, em S. Paulo. Uma filhas, D. Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda, dama honoraria do pa foi casada com o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão. O filho movelho, Joaquim Marianno Galvão de Moura Lacerda, marechal de campo, fidalgo da casa imperial, deixou de seu casamento dous filhos e uma filha; um daquelles dous filhos é o dr. Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda. O filho segundo, José Pedro Galvão de Moura Lacerda, coronel, casado com D. Gertrudes de Brito, deixou um filho do mesmo nome, que reside em S. Paulo, c uma filha, D. Rita Henriqueta, que, em segundas nupcias, casou-se com o dr. José Alves Pereira de Carvalho, advogado no Rio de Janeiro, natural do Maranhão.

E' inutil relatar que as pazes foram feitas com geral applauso.

D. Angela de Siqueira ainda enviuvou do seu segundo marido. A ella refere-se o padre Manoel da Fonseca, na obra Vida do padre Belchior de Pontes, XXXV. A' sua custa, fizera ella reconstruir a egreja do Collegio dos padres da Companhia de Jesus, em S. Paulo.

Falleceu em 1728.

Luiz Pedroso de Barros, seu pac, era o terceiro filho do capitão-mór governador Pedro Vaz de Barros e de sua mulher D. Luzia Leme. Foi capitão de infantaria, e, como tal, marchou em 1639 a soccorrer Pernambuco, possuido dos inimigos hollandezes.

Tendo estado na Bahia, alli casaram-se elle, e seu irmão Valentim de Barros, com duas irmãs germanas do desembargador João de Góes Araujo: — Valentim de Barros, com D. Catharina de Góes e Siqueira (\*); e elle, com D. Leonor de Siqueira.

Luiz Pedroso de Barros, não contente com os annos que consumio na guerra de Pernambuco, ainda depois passou ao Perú, colonia hespanhola, onde falleceu em 1662; tendo deixado a mulher em S. Paulo.

Seu pae, o capitão-mór Pedro Vaz de Barros, era de reconhecida e provada nobreza em Portugal. (\*\*)

Sua mãe, D. Luzia Leme, era filha de Fernando Dias Paes, portuguez, casado com D. Lucrecia Leme; os

<sup>(\*)</sup> Esta D. Catharina de Góes, envinvando, casou-se em segundas nupcias com D. João Matheus Rendon, tambem viuvo, como já foi escripto.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte segunda, pags. 44 e seguintes, 3.º trimestre de 1872.

Ahi Pedro Taques expõe com abundancia o que foi Pedro Vaz de Barros, capitão-mór e governador.

quaes tinham seu estabelecimento de cultura em Pinheiros, « cujas terras de matos e campos chegavam até a ribeira do Yporanga (\*), comprehendendo a distancia de uma legua». Fernando Dias Paes fòra casado, em primeiras nupcias, com D. Helena Teixeira; cujos tres filhos foram para a Bahia, em companhia de um parente. (\*\*)

D. Leonor de Siqueira, sua mãe, era filha de Jorge de Araujo de Góes, e de sua mulher D. Angela de Siqueira, ambos naturaes da Bahia.

<sup>(\*)</sup> E' a ribeira Ypiranga.

<sup>(\*\*)</sup> Deste Fernando Dias Paes e de sua mulher D. Lucrecia Leme procederam:

a) Fernão Dias Paes, cujo unico filho legitimo foi o padre jesuita Francisco de Moraes, e por isso elle e sua mulher D. Catharins Camacho deixaram ao Collegio em S. Paulo tudo o que tinham, com s pensão de uma festa annual á Imagem de Nossa Senhora do Desterro, em um altar fundado por elles;

b) Pedro Dias Paes Leme, casado com D. Maria Leite, pae e mãe de Fernão Dias Paes, o governador das *Esmeraldas*, casado com D. Maria Betimk, esta — filha de Garcia Rodrigues Velho, natural e cidadão de S. Paulo, e de sua mulher D. Maria Betimk;

c) D. Potencia Leite, que, casada com Pedro Taques, filho do primeiro Pedro Taques, enviuvara em 1641, em consequencia do assassinato de seu marido por Fernando de Camargo. Casou-se, depois, com Manoel de Carvalho de Aguiar, cuja nobreza e brazão de armas prendem-se aos Moraes de Antas, de que já tratámos, com referencia á ascendencia de D. Maria de Lara, mulher de Lourenço Castanho Taques — o velho, no texto IV, desta Linha B; e deste consorcio nasceram em S. Paulo quatro filhos, um dos quaes Manoel de Carvalho Aguiar, casado com D. Francisca da Silva Teixeira, natural de Santos, filha do capitão-mór Gaspar Teixeira de Azevedo, teve uma filha, D. Catharina Magdalena Leonor de Aguiar; a qual, casando-se com o coronel Francisco do Amaral Coutinho, natural do Rio de Janeiro, e de nobreza conhecida, mudou-se com seu marido para Villa-Boa de Goyaz; e ahi tiveram duas filhas, uma das quaes, D. Anna Maria Joaquina de Jesus Menezes Coutinho, casou-se com o dr. Antonio Mendes de Almeida, natural de S. Paulo, filho de Ventura Rodrigues Velho e de sua mulher D. Cecilia Mendes de Almeida, e portanto neto, por esta, de Manoel Mendes de Almeida, portuguez, mas que foi capitão-mór da cidade de S. Paulo, como adiante se dirá, com referencia á familia Mendes de Almeida.

Neta, por parte paterna, de Gaspar de Araujo, natural da villa de Ponte de Lima, e de sua mulher D. Catharina de Góes, natural de Lisbòa. E, pela materna, de Sebastião Pedroso Barboza, natural da villa de Vianna do Minho, e de sua mulher D. Leonor de Siqueira, natural da cidade da Bahia. Tudo isto, escreveu Pedro Taques que consta dos autos de puritate et nobilitate probanda do desembargador João de Góes Araujo, para lêr no paço em Lisbòa.

Jorge de Araujo de Góes foi irmão germano de Simão de Araujo de Góes, muito conhecido na guerra da Bahia contra os hollandezes. E ainda teve ao serviço real, na mesma guerra, seus filhos Ignacio de Araujo de Góes, Antonio de Araujo de Góes e Francisco de Araujo de Góes. O desembargador João Góes de Araujo prestou muitos serviços; e, entre estes, o das negociações para a fabrica de fragatas de alto bordo no *Estado do Brazil*.

O capitão-mór governador e alcaide-mór Pedro Taques de Almeida, de seu consorcio com D. Angela de Siqueira, teve sete filhas, e um unico filho (primogenito):

1.°) José de Góes e Moraes, casado com D. Anna de Ribeira Leite, foi sargento-mór de S. Paulo, onde tambem exerceu os maiores cargos, inclusive o de juiz ordinario, e posteriormente o de capitão-mór governador da capitania de S. Paulo e S. Vicente, com patente. Foi este José de Góes e Moraes que, conforme escreveu frei Gaspar da Madre de Deus, Memorias para a historia da capitania de S. Vicente, II, 89, « entrou no projecto de comprar as cincoenta leguas (\*) de Pedro Lopes de Souza »; mas foi atalhado em seu proposito por El-Rei D. João V, como consta do alvará de 22 de Outubro de 1709 e da escriptura publica de compra de 19 de Setembro de 1711, para serem

<sup>(\*)</sup> Era a mesma capitania de Santo Amaro de Guaibe, da qual fôra capitão-mór Antonio Rodrigues de Almeida, primeiro antepassado do mesmo José de Góes e Moraes, nesta Linha B.

adjudicados á corôa real, pelo preço de 40.000 cruzados, e mais 4.000 de luvas (\*). O vendedor foi o marquez de Cascáes, então na posse da successão do donatario. Este acto do governo causou a José de Góes e Moraes um enorme prejuizo, porque foi perdido o grande cabedal remettido a Lisbôa para esta arrojada negociação. Com effeito, empregado o dinheiro em mercadorias para commercio no Rio de Janeiro e outros lugares do Brazil, o navio que as trazia foi assaltado e tomado por piratas francezes. Não arruinou, porém, a José de Góes e Moraes este infeliz successo; porque, fundando fazendas de gado nos campos geraes, denominados de Curitiba, refez em pouco tempo aquelle prejuizo.

- 2.º) D. Appollonia de Araujo, casada com Martinho de Oliveira Leitão: falleceu sem geração.
- 3.°) D. Branca de Almeida Taques; a qual, casando-se com Antonio Pinto Guedes, deixou uma unica filla, D. Isabel Ribcira de Alvarenga, que, apezar de casar-se duas vezes, a primeira com Sebastião Pinheiro, e a segunda com seu primo João Barboza de Lara, não deixou descendencia.
- 4.°) D. MARIA DE ARAUJO, que é a do texto genealogico seguinte.
- 5.°) D. Leonor de Siqueira Paes, casada com Bartholomeu Paes de Abreu (\*\*), foi mãe de Pedro Taques

<sup>(\*)</sup> Este alvará e a escriptura publica, frei GASPAR DA MADRE DE DEUS transcreveu no fim de sua supracitada obra. São dous documentos historicos de grande importancia para S. Paulo, Pernambuco e Parnahiba; porquanto o alvará explica detalhadamente a capitania de Pedro Lopes de Souza, e dá outras explicações de valor.

O capitão-mór José de Góes e Moraes offereceu 40.000 cruzados, e mais 4.000 de luvas. Os 40.000 seriam pagos immediatamente, e postos a juro para serem empregados em bens de raiz, quando se offerecesse a occasião.

<sup>(\*\*)</sup> Bartholomeu Paes de Abreu foi juiz ordinario em S. Paulo, pelos annos de 1705 em diante. No exercicio deste cargo, tendo feito prender um assassino, este, ao passar pelo Recolhimento de Santa Thereza, agarrou-se ao ferrolho da porta principal da egreja, clamando pela immunidade desta. Não o quiz attender o juiz ordinario, porque a corrente

DE ALMEIDA PAES LEME, autor da Nobiliarchia Paulistana, e de D. Escholastica Paes da Silva, regente do Recolhimento de Santa Thereza, muitas vezes, sob o nome de irmã Escholastica de Santa Thereza.

#### 6.º) D. Thereza de Araujo. Falleceu solteira.

não havia sahido das mãos dos officiaes de justiça que o conduziam. O vigario da vara, padre André Baruel, entendendo que o juiz ordinario menospresara a immunidade ecclesiastica, o declarou logo por excommungado. Mas, o juiz ordinario, apoiado por numeroso sequito de parentes e amigos, continuou no exercicio do cargo, não aceitando a excommunhão; e, recorrendo á Relação metropolitana na Bahia, este tribunal ecclesiastico o absolveu. Não obstante, o vigario André Baruel, apoiado pelo bispo, não quiz dar execução ao accordão do tribunal; e, porque, chegada a epocha quaresmal, Bartholomeu Paes de Abreu fôra ao Collegio dos padres jesuitas e lá se desobrigára, o referido vigario ainda insistio, declarando que a absolvição do confessor jesuita não era legitima. De sua parte, o bispo escreveu a Bartholomeu Paes de Abreu, aconselhando-o a pedir ao proprio vigario a absolvição. Não o permittio, porém, o alcaide-mór Pedro Taques de Almeida, seu sogro; o qual, pelo conceito que muito merecia a El-Rei, tomou o expediente de representar ao governo em Lisbôa, expondo o caso e suas circumstancias, e pedindo justiça. Não a demorou El-Rei; e, pois, mandou pelo Conselho Ultramarino expedir ordens ao bispo para fazer levantar a excommunhão; e assim terminou esta pendencia, que alvorotou tanto a capitania naquelles tempos.

Este mesmo Bartholomeu Paes de Abreu, em requerimento datado de 23 de Março de 1720, propoz a El-Rei abrir um caminho, pelo interior do sertão, do Rio-Grande do Sul a S. Paulo, cento e oitenta leguas, mais ou menos. E dizia: «Acho-me com talentos e cabedaes para, com forças de um avultado corpo de armas, fazer entrada no Rio-Grande, sem a menor despeza da fazenda real, talar aquelle vasto sertão e abrir caminho pelo centro delle, demandando o rumo da comarca de S. Paulo, tendo por premio deste particular serviço, á custa de minha fazenda e risco de vida, as mercês seguintes: ser donatario de quarenta leguas de terra, abeirando o Rio-Grande, vinte para a parte do norte e vinte para a do sul, medidas por costa, com todo o sertão que se achar pertencer a Vossa Magestade, de juro e herdade para sempre, com um padrão de 200\$000, estabelecido na passagem do Rio-Grande, sendo capitão-mór daquellas capitanias. Os primeiros nove annos livres de direitos os animaes que extrahir por mim ou socios meus; ser guarda-mór de quaesquer minas que se descobrirem nas vertentes do Rio-Grande e serras annexas, com os mesmos ordenados que se conferio ao guarda-mór das Minas-Geraes em S. Paulo.»

Este Rio-Grande é o canal que communica a lagôa dos Patos com o mar, de duas leguas de extensão sobre uma de largura. A mesma lagôa, porém, foi denominada Rio-Grande pelos primeiros navegantes; e mesmo depois tem conservado este nome.

- 7.º) D. Catharina de Siqueira Taques. Falleceu solteira.
  - 8.º) D. Angela de Siqueira. Falleceu solteira.
- D. Maria de Araujo (\*), quarta na ordem dos nascimentos, [casou-se com D. Francisco Matheus Rendon, fundindo em uma unica as Linhas A e B desta genealogia, como adiante, no texto, será melhor explicado.



<sup>(\*)</sup> Na Nobiliarchia Paulistana foi impressa, á margem deste nome, a seguinte nota: bisavó-m. (bisavó-materna). Esta nota foi ahi escripta pelo general José Arouche de Toledo Rendon, com referencia a elle.

Bem assim escreveu elle egual nota, á margem do nome de D. Maria de Lara, filha ultima de Lourenço Castanho Taques — o vello; por ser mãe de Diogo de Toledo Lara, seu avô, como será explicado no texto II da Linha A e B.

#### CAPITULO SEXTO

## LINHA—A e B

Esta Linha é a união das Linhas precedentes A e B; e tem por progenitores D. Francisco Matheus Rendon, da Linha A, o unico Rendon que manteve residencia em S. Paulo, e D. Maria de Araujo, da Linha B, filha do governador e alcaide-mór Pedro Taques de Almeida.

Esta Linha A e B começou no fim do seculo XVII, depois de 1690.

Por Diogo de Toledo Lara, esta Linha A e B prende-se ainda aos Toledo Piza e aos Laras; pois que Diogo de Toledo Lara, filho de D. João de Toledo Castelhanos e de D. Maria de Lara, era neto de D. Simão de Toledo Piza.

Por Agostinho Delgado e Arouche, esta Linha é aparentada com os Freires, do norte da provincia; e, conforme uma justificação, produzida no juizo ordinario de S. Paulo, 1793 — 1794, o mesmo Agostinho Delgado e Arouche, por sua mãe D. Anna Pires Leite de Barros, descendendo do capitão-mór Rodrigo Bicudo Chassim, e de sua mulher D. Maria Pires de Barros, filha do capitão Pedro Vaz de Barros e de D. Maria Leite de Mesquita,

ligou esta mesma Linha A e B « ás illustres familias dos Pires, Barros, Pedrosos, Mesquitas, Bicudos, Leites, Britos, e Lemes ».

Pelo sobredito Agostinho Delgado e Arouche, esta é a Linha do tenente-general Arouche e de seus irmãos.

Por D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, estabcleceu-se o parentesco com os Abelhos e os Bustamantes; bem como com os Pinto do Rego, os Borges de Cerqueira, os Paes Leme, e outros. O sobrenome Bustamante e Sá procede de Manoel de Sá, que casou-se com D. Lucrecia Leme Borges de Cerqueira, filha de Garcia Rodrigues Paes Leme, este — filho do governador Fernão Dias Paes. Este governador era casado com D. Maria Garcia Betimk; dahi tambem o sobrenome de Betim entre os Paes Leme.

Pelo mesmo governador Fernão Dias Paes, filho de Pedro Dias Paes Leme, cuja mulher era D. Maria Leite, filha de Paschoal Leite Furtado, esta Linha A e B vae até D. Maria Alvares Cabral, filha do senhor de Belmonte, irmã portanto de Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brazil (\*), casada com o fidalgo Fernão Velho.

Por ultimo, esta Linha prende-se aos Gama Lobo, do Minho, em Portugal.

O resto pertence a Deus.



<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista de Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, 1.º trimestre de 1872, pags. 95 á 102.

## D. Francisco Matheus Rendon, fidalgo, paulista, casou-se com D. Maria de Araujo, fidalga, tambem paulista

D. Francisco Matheus Rendon, filho de D. Pedro Matheus Rendon e Luna, e de sua mulher D. Maria Moreira Cabral, foi o unico Rendon que em S. Paulo deixou prole á familia, segundo já foi referido.

As chronicas não dizem em que se occupara. Sendo rico, e estando as ambições voltadas para as minas dos sertões de Goyaz e de Cuyabá, além das geraes, tambem andou por estas ultimas; onde parece que falleceu, em 14 de Março de 1733, pois que de Minas-Geraes voltou a S. Paulo seu filho D. Francisco Taques Rendon, que o acompanhara, e nada é referido a seu respeito.

De seu consorcio com D. Maria de Araujo, nasceram dous filhos e quatro filhas.

1.°) D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo. Primogenita. Nasceu em 20 de Março de 1695. E' a do texto genealogico seguinte.

- 2.º) D. Ignacia Francisca Rendon de Araujo. Nasceu em 3 de Julho de 1696. Falleceu solteira.
- 3.º) D. Maria de Araujo da Assumpção. Falleceu impubere.
- 4.°) D. Francisco Taques Rendon. Em vez das lettras, preferio a vida de fidalgo rico. Durante muito tempo, esteve solteiro; até que resolveu casar-se com sua prima D. Maria de Almeida Lara, de muita formosura, e bem dotada de virtudes e de dinheiro. Sem geração. Nascido em 1.º de Novembro de 1699. (\*)
- 5.º Dr. Pedro Taques de Almeida. Nasceu em 8 de Março de 1701. Foi oppositor na Universidade de Coimbra; e, preterido na nomeação para a cadeira vaga, e não querendo aceitar o lugar vago de desembargador na Relação da Bahia, recolheu-se ao mosteiro de S. Bento, a convite do D. abbade geral de Tibães. Servio de familiar no Santo Officio da Inquisição em Lisbòa.
- 6.°) D. Custodia Paes de Araujo Rendon. Nasceu em 15 de Julho de 1708. Casou-se com Simão de Toledo e Almeida, seu parente, capitão de infantaria nomeado em 1762 para marchar em soccorro das fronteiras do Rio Pardo, no Rio-Grande do Sul; onde foi infeliz, juntamente com seu filho o alferes Francisco Xavier Matheus Rendon, ficando prisioneiros dos hespanhóes, e sendo remettidos depois para Portugal, onde continuaram presos para responderem a conselho de guerra, que os absolveu em 1768. O pae, ainda preso, morreu em 1766. O filho, já livre, falleceu em 1768.

Portanto, só realmente D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo foi destinada para continuar a familia.



<sup>(\*)</sup> Morrera outro irmão, do mesmo nome, nascido em 4 de Janeiro de 1698, segundo o affirma Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana.

## II

D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo,

paulista, casou-se com Diogo de Toledo

Lara, também paulista

D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo, sendo a unica filha de D. Francisco Matheus Rendon para continuar a familia, não contrahio matrimonio senão na propria familia, pois que Diogo de Toledo Lara era sobrinho do pae de sua mãe, e portanto primo-irmão desta.

Falleceu, mais de vinte e dous annos, após seu marido; isto é, «a 24 de Setembro de 1764, segunda-feira, pelas seis horas da tarde, dia da Senhora das Mercês, de quem era summamente devota, quasi repentinamente, de um ataque do peito, que tinha tido principio tres dias antes pelos excessos que obrara na assistencia, sem interrupção, de dia e de noute, á sua amada filha D. Maria Thereza de Araujo e Lara (\*), em uma maligna que a atacou fortemente, da qual veio a fallecer tres dias depois de sua mãe, sem saber uma da outra, ainda que as suspeitas, que uma e outra teve do perigo ou da morte da que não via presente,

<sup>(\*)</sup> E' a mesma do texto seguinte, nesta Linha A e B.

contribuiram muito para aggravar-se mais a molestia, principalmente da mãe, que ouvio soar a campainha e as vozes dos que acompanhavam o Sagrado Viatico para a filha, e esta por lêr no semblante das irmas, e mais parentes que a assistiam, a dor que, a seu pezar, queriam disfarçar > (\*). Accrescentou Pedro Taques: « foi esta a scena a mais compungivel que se pode considerar, e que nunca esquecerá aos que foram della testemunhas. » E concluio: « Foi D. Angela de Siqueira tão virtuosa e tão escrupulosa em tudo o que podia prejudicar a sua pura consciencia, que passou a ser excessiva: basta dizer-se que dispendia tudo quanto tinha em esmolas, que procurava occultar com grande cuidado: e continuamente estava a mandar dizer missas pelas almas dos dizimeiros, a quem ella pagava os dizimos das suas fazendas (em S. Paulo andam por contratadores que os arrematam á fazenda real, a quem pertence por direito do padroado ). por lhe ficar o escrupulo de que haveria alguma falta, sendo aliás ella tão exacta.»

Diogo de Toledo Castelhanos e de sua primeira mulher D. Maria de Lara (\*\*). Nasceu em 1.º de Fevereiro de 1680.

Dizemos — parece, porque é citada tambem a pag. 14 em seguida ao nome desta D. Maria de Lara, sobrinha; quando á pag. 14 só está mencionado o nome de D. Maria de Lara, sua tia. E certo que tambem cita a pag. 19. E as duas pags. 14 e 19 são citadas invariavelmente.

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, 1.º trimestre de 1870, pags. 63 e 64.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte primeira, 1.º trimestre de 1870, pag. 39, parece confundir esta D. Maria de Lara, filha de Lourenço Castanho Taques—o velho, com a outra D. Maria de Lara, sua sobrinha, filha de Lourenço Castanho Taques—o moço; esta sobrinha é que foi casada com João Gonçalves Figueira, o qual, com seus irmãos e ontros muitos parentes, estabeleceu-se no valle do Rio de S. Francisco, em a região dos « Curráes da Bahia ».

Servio em S. Paulo honrosos cargos, inclusive o de juiz ordinario e de orphãos. Com a patente de capitão-mór, datada de 26 de Agosto de 1725 (\*), governou as minas de Paranapanema e as de Apiahy.

Foi o segundo padroeiro do altar de Nossa Senhora da Purificação, na egreja do Collegio dos padres jesuitas, em S. Paulo, fazendo a festa, annualmente, no dia 2 de Fevereiro; e, por sua morte, ficou esse encargo ao reitor e seus successores, mediante um reddito deixado em seu testamento. Seu pae fôra o primeiro padroeiro, fazendo a festa com o concurso de seu cunhado — o capitão-mór governador e alcaide-mór Pedro Taques de Almeida, alternadamente, ora um. ora o outro.

Diogo de Toledo Lara falleceu a 20 de Janeiro de 1742.

João de Toledo Castelhanos, seu pae, nascido em S. Paulo, era filho de D. Simão de Toledo Piza e de sua mulher D. Maria Pedroso.

Tencionava em 1658 tomar o estado sacerdotal; mas, arrependeu-se desse proposito, e casou-se com D. Maria de Lara. (\*\*)

ás pags. 33, 36, 37 e 39, sem duvida como meio de referencia dos seis ultimos filhos do dito Lourenço Castanho Taques—o moço a elle, seu pae; estando na pag. 14 o § 1.º, a elle relativo.

Em todo o caso, fica esta declaração como esclarecimento explicativo: a fim de evitar confusões.

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Diogo de Toledo Lara, refere-se a uma provisão de 26 de Junho de 1726.

Talvez houvessem sido expedidas duas; ainda que coincidindo com a data do dia 26. Acreditamos, porém, mais na mencionada por Pedro Tagues.

<sup>(\*\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Simão de Toledo Piza, 1.º, o dá casado apenas com D. Anna do Canto de Mesquita; quando é certo que esta foi sua segunda mulher.

Servio varios cargos, entre os quaes o de juiz ordinario e de orphãos.

Sendo morgado do Pico Redondo na Ilha Terceira, por sua avó D. Gracia da Fonseca Rodovalho, consentio que seus parentes o desfructassem; recebendo apenas duas vezes os rendimentos,— e mesmo isso por intervenção dos padres da Companhia de Jesus. De sorte que, seguindo seu filho primo-genito, o capitão-mór D. João de Toledo Piza Castelhanos, o exemplo dado, desde o avó, para o abandono, seus herdeiros vieram a perder aquelle morgado.

« Vivia no retiro de uma quinta ou chacara, situada no alto-plano, no ponto em que a ribeira Anhangabahy une-se ao rio Tamanduatehy ( por detrás do mosteiro de S. Bento ). Nesta quinta se recreava com a cultura de varias flores de um jardim que era o total emprego dos seus cuidados. Com essas flores fazia adornar os altares dos templos, principalmente de Nossa Senhora do Carmo, de cuja terceira ordem era irmão professo. » (\*)

E Pedro Taques accrescentou: « Muito dado ao uso da oração mental, praticando sempre as virtudes moraes em beneficio do proximo e da perfeita educação de seus filhos, .... as suas virtudes e exemplar vida mereceram conseguir uma ditosa morte; porque, enfermando, e conhecendo o perigo da vida, se dispoz com todos os sacramentos, tendo actualmente a assistencia dos reverendos, que gostosos lhe faziam tão pio obzequio, assim o reverendo commissario de terceiros, como os de S. Francisco, de S. Bento e da Companhia de Jesus; conservando uma tranquillidade de espirito e catholica resignação, expirou no mesmo ponto em que se elevava a Sagrada Hostia pelo celebrante da missa

O mesmo Azevedo Marques esquecera-se sem duvida — de que, no nome Lourenço Castanho Taques, 1.º, já havia escripto e D. Maria de Lara, casada com João de Toledo Castelhanos.

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Intituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte segunda, 3.º trimestre de 1871, pags. 12 a 14.

cantada na festa da Purificação, que a elle tocou no dia 2 de Fevereiro de 1727.

João de Toledo Castelhanos, enviuvando de D. Maria de Lara, da qual teve sete filhos, um dos quaes Diogo de Toledo Lara (\*), recebeu em segundas nupcias a D. Anna do Canto de Mesquita, entre cujos seis filhos são notaveis o tenente-general Bento de Toledo Castelhanos e o padre jesuita Francisco de Toledo, provincial no Maranhão em 1756. Do primeiro matrimonio, o filho Ignacio professou na ordem carmelitana calçada.

D. Simão de Toledo Piza, pae de João de Toledo Castelhanos, era natural da Ilha Terceira, cidade de Angra; filho do sargento-mór D. Simão de Toledo Piza e de sua mulher D. Gracia da Fonseca Rodovalho. Em seu testamento declarou « que, vindo de Madrid despachado com os alvarás, que se achavam na provedoria da fazenda, por secretos juizos do seu destino fôra preso no castello, de onde fugira, e veio dar á villa de S. Paulo, onde casou-se, e sempre cuidou em não dar-se a conhecer, consentindo que o seu morgado continuasse a ser desfructado por seu primo D. Pedro de Lombreiros, conego da sé de Angra».

Sem embargo disso, tornando-se cidadão de S. Paulo, teve sempre o primeiro voto no governo. E exerceu os

<sup>(\*)</sup> A familia do irmão mais velho, D. João de Toledo Piza e Castelhanos, composta de dez filhas e de um unico filho, Antonio de Toledo, espalhou-se por diversos lugares da capitania, e por Minas-Geraes, Bahia, Rio de Janeiro. Em Minas-Geraes, onde elle falleceu, estavam então com residencia na Campanha do Rio-Verde suas duas filhas mais velhas, D. Anna Ferreira de Toledo, casada com Salvador Corrêa Bocarro, natural de Taubaté, e D. Branca de Toledo, casada com Francisco Xavier da Silva, portuguez. Parece que tambem lá residiam outras suas filhas. O referido Salvador Corrêa Bocarro era guarda-mór das minas da Campanha do Rio-Verde de Santo Antonio de Val de Piedade: — é a actual cidade da Campanha, tambem conhecida por Campanha da Princeza, cujos fundadores foram paulistas.

cargos de juiz de orphãos e de juiz ordinario (\*), na villa de S. Paulo, além dos de vereador e procurador; e tambem o de ouvidor da capitania. Era cidadão muito considerado pela população em geral.

Quando foi preso no referido castello, tinha o posto de capitão de infantaria.

O sargento-mór D. Simão de Toledo Piza, pae do antecedente, era filho de D. João de Toledo Piza, natural da villa de Alva de Tormes, e de sua mulher D. Anna de Castelhanos, natural da cidade de Madrid: em Hespanha.

Este sargento-mór D. Simão de Toledo Piza, ainda então capitão, tomou parte, militando com D. João de Austria, na celebre batalha naval de Lepanto, 1571, como o affirma Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana.

Estes Toledo Piza, segundo o mesmo Pedro Taques, que escreveu ter visto os documentos, descendem dos condes de Oropeja e duques de Alva de Tormes.

Por sua avó paterna, D. Maria Pedroso, Diogo de Toledo Lara era bisneto de Sebastião Fernandes Corrèa, natural de Refojos de Ponte de Lima, em Portugal, primeiro provedor e contador da fazenda real da capitania de S. Vicente, e de sua mulher D. Anna Ribeira, natural de S. Paulo, filha de Sebastião de Freitas (\*\*), natural da cidade de Silves, em Portugal, e de sua mulher D. Maria Pedroso de

<sup>(\*)</sup> Foi suspenso do exercicio destes cargos, com o ouvidor Antonio Lopes de Medeiros, por bando do governador-geral Salvador Corrêa de Sá e Benevides, de 15 de Novembro de 1660.

<sup>(\*\*)</sup> Sebastião de Freitas pertencia a uma familia nobre em Silves; e seu pae, Manoel Pires, foi lá provedor da Misericordia. Por morte deste, sua mãe passou a segundas nupcias com Diogo Mendes da Motta, cavalleiro professo da ordem de Christo e almoxarife da fazenda real na sobredita cidade.

Alvarenga, natural de S. Paulo, onde falleceu em 17 de Julho de 1666 e foi sepultada em jazigo proprio na egreja do convento do Carmo.

Por sua bisavó, D. Maria Pedroso de Alvarenga, era ter-néto de Antonio Rodrigues de Alvarenga, fidalgo da casa real, natural da cidade de Lamego, em Portugal, e de sua mulher, D. Anna Ribeira, natural da cidade do Porto, tambem em Portugal. Este Antonio Rodrigues de Alvarenga era filho de Balthazar de Alvarenga e de sua mulher D. Mécia Monteiro, fidalgos de cóta de armas, como se declarou na sentença proferida no juizo civel de Lisbòa, por virtude da qual foi passado o brazão de armas em 22 de Julho de 1681 (\*). Antonio Rodrigues de Alvarenga foi um dos nobres povoadores de S. Vicente.

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII, parte segunda, pags. 291 e seguintes, em titulo de Alvarengas Monteiros, e XXXIV, parte primeira, 2.º trimestre de 1871, pag. 146 a 150, em titulo de Chassins, transcreveu esse brazão de armas, cuja sentença, formalisada depois pelo *Rei de armas Portugal*, é em resumo a seguinte: « Vistos..., se mostra serem os justificantes filhos legitimos de Diogo Martins da Costa e de sua mulher Isabel Ribeiro, netos pela parte masculina de Belchior Martins da Costa e de sua mulher Ignez Martins, naturaes que foram da cidade de Evora, e pela parte feminina de Estevão Ribeiro de Alvarenga e de sua mulher Maria Missel, naturaes da villa de S. Paulo; mostra-se outrosim ser o dito Estevão Ribeiro de Alvarenga, filho de Antonio Rodrigues de Alvarenga, que foi natural da cidade de Lamego, filho de Balthazar de Alvarenga e de Méssia Monteiro, sua mulher; e o dito Antonio Rodrigues de Alvarenga teve outro irmão inteiro chamado Manoel Monteiro de Alvarenga, o qual foi familiar da Santa Inquisição: c como se mostra legalmente serem os justificantes descendentes da illustre familia dos Alvarengas, tão conhecida e esclarecida neste reino, o que tudo visto com o mais dos autos, julgo aos sobreditos justificantes por filhos legitimos do dito Diogo Martins da Costa, e por descendentes da muito illustre geração e familia dos Alvarengas e Costas, e os julgo tambem por christãos velhos sem raça de mouro ou judeu, nem de outra alguma infecta nação, e poderáo tirar as suas sentenças de processo, e paguem as custas dos autos. Lisbôa, 2 de Junho de 1681.—João Xancecem. >

O brazão era assim: « um escudo direito, com suas orlas e folhagem, com um elmo em cima, e sobre o dito elmo um leão rapante com uma espada dourada na mão direita, e na outra, mão esquerda, uma estrella de prata, e o dito escudo orlado com filetes dourados; e terá no

Por sua ter-avó, dita D. Anna Ribeira, era quarto-néto de Estevam Ribeiro de Bayão, natural da cidade de Beja, e de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó de Madureira, da cidade do Porto; aos quaes já se fez referencia, quando foi relatada a ascendencia de D. Maria de Lara, como paes que foram de D. Leonor Pedroso, a qual casou-se com Pedro de Moraes de Antas, cuja filha, D. Magdalena Fernandes de Moraes Feijó, casou-se com D. Diogo de Lara, paes da referida D. Maria de Lara, casada com Lourenço Castanho Taques — o velho. (\*)

De Estevam Ribeiro de Bayão e de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó de Madureira procedeu a primeira e mais qualificada nobreza da capitania de S. Paulo.

Diogo de Toledo Lara, de seu consorcio com D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo, teve os seguintes filhos:

- 1.º) Dr. Antonio de Toledo Lara, clerigo.
- 2.°) D. Maria Thereza de Araujo e Lara, que  $\dot{\epsilon}$  a do texto genealogico seguinte.
  - 3.º) D. Anna de Toledo Lara Rendon. Solteira.
- 4.º) D. Escholastica de Toledo Rendon de Alarcão e Luna. Solteira.
- 5.°) D. Ursula Maria das Virgens de Toledo Rendon. Solteira.
- E, pois, à D. Maria Thereza de Araujo e Lara ficou reservado o encargo de prolongar a familia.



meio cinco estrellas prateadas em campo azul, e as pontas das folhagens serão tambem douradas...

<sup>(\*)</sup> Veja-se o texto IV da Linha A.

## III

# D. Maria Thereza de Araujo e Lara, paulista, casou-se com Agostinho Delgado e Arouche, tambem paulista

D. Maria Thereza de Araujo e Lara foi matrona de grandes virtudes, e muito amada de scus paes; sendo para notar que falleceu na mesma casa, tres dias depois de sua mãe, D. Angela de Siqueira Rendon de Quevedo, como já foi referido; isto é, no dia 27 de Setembro de 1764, quinta-feira, ás ave-maria.

Foi sepultada na capella-mór da ordem terceira do Carmo.

AGOSTINHO DELGADO E AROUCHE, natural da freguezia de Araçariguama, filho de Francisco Nabo Freire, sargentomór dos auxiliares da villa de Guaratinguetá, e de sua mulher D. Anna Pires Leite de Barros.

Exerceu os cargos de escrivão da ouvidoria geral da capitania de S. Paulo, de thesoureiro de defuntos e ausentes, e de guarda-mór das minas de ouro da villa de Parnahyba,

por provisão de 1773: e, outrosim, foi-lhe conferida a patente de mestre de campo da legião auxiliar da comarca de Paranaguá. (\*)

Casou-se com D. Maria Thereza de Araujo e Lara, em S. Paulo, na egreja de Nossa Senhora do Carmo, aos 23 de Janeiro de 1746.

Os chronistas não dão o dia ou ao menos o anno de seu fallecimento; mas pára em nosso poder uma justificação, por elle requerida ao juiz ordinario de S. Paulo, em 3 de Agosto de 1793, a fim de provar sua nobreza.

A ascendencia de Agostinho Delgado e Arouche ficou bem provada na supra-mencionada justificação; sendo assim redigido o requerimento inicial:

« Sr. Juiz Ordinario. — Diz Agostinho Delgado e Arouche, desta cidade, mestre de campo da legião auxiliar da comarca de Paranaguá, que elle Supplicante, para conservação da sua nobreza, quer justificar neste Juizo os items seguintes com testemunhas de toda a fé e autoridade:

« Item, que o justificante é cidadão republicano (\*\*) desta cidade, onde tem servido os cargos mais honrosos da

Por isso, ainda hoje em S. Paulo ha muita gente que se diz republicana, na supposição de que não se trata de destruir a monarchis. Conhecemos até, como chefes republicanos, barões fabricados pelo Imperador.

Os paulistas antigos apreciavam muito a denominação de cidadõe republicanos, isto é, leaes vassallos d'El-Rei.

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Agostinho Delgado Arouche, além de errar este nome e o da mulher, bem como o da mãe desta, escreveu que era « mestre de campo do terço auxiliar de S. Paulo». Não foi exacto: a verdade está no texto, como consta da mesma referida justificação.

<sup>(\*\*)</sup> Nos tres seculos coloniaes, como já deixámos escripto, as palavras republica e republicano não tinham a significação hostil ao Rei: ao contrario, a republica e os republicanos eram d'El-Rei.

republica (como o fizerão os avós), e hoje se acha exercendo o honorifico posto de mestre de campo da legião auxiliar da comarca de Paranaguá.

« Item, que o justificante é filho legitimo de Francisco Nabbo Freire, que foi sargento-mór das ordenanças da villa de Guaratinguetá, por mercê de Sua Magestade, e que o dito seu pae foi casado com D. Anna Pires de Barros Leite, mãe do justificante.

« Item, que o dito seu pae, o sargento-mór Francisco Nabbo Freire, sempre se tratou á lei da nobreza, e nunca exercitou officio algum mecanico; antes, em a villa de Guaratinguetá, desta capitania, onde se estabeleceu, logrou até a sua morte o maior respeito, tratando-se sempre com o tratamento devido á sua pessoa, por ser a sua casa uma das maiores em riqueza naquella villa, a qual é da primeira nobreza da cidade de Lagos.

« Item, que o justificante, por parte materna, é legitimo neto do capitão-mór Rodrigo Bicudo Chassim (\*), cidadão e republicano desta cidade, e um dos paulistas mais opulentos do seu tempo que teve o maior tratamento, que á sua custa fundou uma egreja na freguezia de Araçariguama, do termo da villa de Parnahyba, a qual egreja, não só a fundou, como a ornou de todos os paramentos, e a dotou com muitos centos de mil réis, e hoje está servindo de parochia.

<sup>(\*)</sup> Este Rodrigo Bicudo Chassim era filho de Gonçalo Simões Chassim, homem nobre, tronco da familia Chassim, e de sua mulher D. Maria Leme de Brito; esta, filha de Antonio Bicudo de Brito e de sua mulher D. Maria Leme de Alvarenga, casados em S. Paulo a 19 de de Abril de 1635; neta de Antonio Bicudo e de sua mulher D. Maria de Brito, que foi filha de Diogo Pires e de sua mulher D. Isabel de Brito. Diogo Pires, filho de Salvador Pires, que, em segundas nupcias, casou-se com D. Mécia Fernandes, neta de Antonio Rodrigues, e bisneta de Piquiroby.

Confira-se Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 2.º trimestre de 1871, desde pag. 141; e 1.º trimestre de 1871, pag. 65.

- « Item, que o justificante, pela mesma parte materna, é legitimo neto de D. Maria Pires de Barros Leite, irma inteira do coronel Jeronymo Pedroso de Barros e de Valentim Pedroso de Barros, todos filhos legitimos do capitão Pedro Vaz de Barros e de sua mulher D. Maria Leite de Mesquita (\*), bis-avó do justificante; o qual capitão Pedro Vaz de Barros, por sua illustre qualidade e riqueza, foi um dos paulistas que nesta cidade logrou o maior respeito, elle e seus irmãos.
- « Item, que o dito justificante, por parte de sua mãe D. Anna Pires de Barros Leite, descende legitimamente, sem quebra de bastardia ou mecanismo, das illustres familias dos Pires, Barros, Pedrosos, Mesquitas, Bicudos, Leites, Britos e Lemes, que são os da primeira nobreza desta capitania.

#### « Portanto, etc., etc. »

Nesta justificação depuzeram as seguintes notaveis testemunhas:

- 1.º) Reverendo José Joaquim Monteiro de Mattos Moraes.
- 2.º) Reverendo D. frei Gaspar da Madre de Deus, ex-provincial dos monges benedictinos da provincia do Brazil. (\*\*)
  - 3.º) Reverendo conego Firmino Dias Xavier.
- 4.º) Manoel Galvão de França, capitão da cavallaria auxiliar de ligeiros desta capitania.
- 5.º) Joaquim José Pinto de Moraes Leme, capitão de cavallaria da legião de voluntarios reaes de S. Paulo.
- 6.º) Capitão Manoel de Oliveira Garcia, lavrador e fazendeiro.

<sup>(\*)</sup> O padre Manoel da Fonseca, Vida do padre Belchior de Pontes, XXII, menciona este casal com grandes elogios: ambos os conjuges, opulentos de fortuna, e mais ainda de virtudes.

<sup>(\*\*)</sup> E' o autor das Memorias para a historia da capitania de S. Vicente.

- 7.º) Francisco José Pereira, tenente do regimento de cavallaria auxiliar de S. Paulo.
- 8.º) Antonio de Godoy Leite Moreira; o qual depoz, por precatoria, ante o juiz ordinario da villa de Parnahyba.

Todas estas testemunhas responderam affirmativamente, e com as requeridas individuações, aos itens da justificação. E, por isso, foi proferida a sentença final: « Hei por justificados os itens deduzidos na petição do justificante a fl. 2. O que julgo por sentença, e mando se lhe passe instrumento pelas vias que pedir. Pague o mesmo justificante as custas ex-causá. S. Paulo, 23 de Fevereiro de 1794. — Antonio José Vaz. »

Já antes dessa justificação, Agostinho Delgado e Arouche havia mandado requerer, na cidade de Lagos, uma egual justificação acerca de sua ascendencia paterna.

Eis o que Pedro Taques escreveu: « Francisco Nabo Freire, natural da cidade de Lagos, no Algarve, filho de João Netto Delgado Arouche e de D. Maria Freire; nascido em 20 de Julho de 1642, e casou alli a 26 de Janeiro de 1660. Neto, pela parte paterna, de Domingos Netto, natural da villa de Setubal, capitão e governador da antiga fortaleza do Azevial, na barra de Lagos, onde foi morto com sua mulher em uma invasão, que fizeram os mouros em um domingo, estando todos á missa e descuidados (o sobredito Domingos Netto era filho de João Alves e Joanna Netto), e de sua mulher Francisca Amado (a mesma morta pelos mouros), filha de João Netto Delgado e de sua mulher Maria Rodrigues, naturaes ambos de Lagos. Neto, pela parte materna, de Balthazar Nabo, filho de Gaspar Nabo e de Maria Freire, e de sua mulher Anna Dias, filha de João Dias Ribeiro e de Leonor Dias, todos naturaes de Lagos. »

E accrescentou: « Isto consta do instrumento que se processou na cidade de Lagos, por parte de Agostisho Delgado e Arouche, em que depuzeram as pessoas mais distinctas da dita cidade; e se acha nos autos de genere de seus filhos, na camara municipal de S. Paulo. Letra F. » (\*)

O mestre de campo Agostinho Delgado e Arouche, de seu consorcio com D. Maria Thereza de Araujo e Lara, teve, nascidos em S. Paulo, quatro filhos e sete filhas.

As sete fillas foram:

- 1.ª) D. Anna Thereza de Araujo Rendon.
- 2.ª) D. Caetana Antonia de Toledo Lara e Moraes.
- 3.ª) D. Pulcheria Leocadia de Toledo Rendon.
- 4.ª) D. Maria Rosa de Toledo Rendon.
- 5. a) D. Gertrudes Genebra de Toledo Rendon.
- 6.ª) D. Joaquina Luiza de Toledo e Lara.
- 7.ª) D. Rudezinda de Toledo Rendon.

Nenhuma casou-se; e a primeira falleceu em tenros annos (\*\*). Os filhos foram:

- 1.º) Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, que é o do texto genealogico seguinte.
- 2.º) Dr. Diogo de Toledo Lara Ordonhez. Nascido em 1752. Desembargador do paço; e conselheiro de fazenda: no Rio de Janeiro. Foi-lhe concedido, por despacho de 22 de Janeiro de 1820, o titulo de alcaide-mór da villa de Paranaguá. Em 1795, mereceu a honra de ser admittido socio correspondente da Academia Real de Sciencias, de

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Intituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 2.º trimestre de 1871, pag. 169.

<sup>(\*\*)</sup> Todas estas irmãs moraram sempre juntas, na mesma casa: e cram conhecidas pelas *moças* e, depois, *velhas da Casa Verde*.

Lisbôa. Eleito deputado por S. Paulo á assembléa constituinte do Brazil, 1823, não tomou assento. Fez doação á Santa Casa de Misericordia de S. Paulo de uma fazenda que possuia á margem do Rio Pardo, proxima á então villa de Mogy-mirim. Essa fazenda, denominada Lambedor, foi vendida; e seu producto applicado ás obras do hospital. Falleceu em 1826, no Rio de Janeiro. Solteiro. Sem geração.

3.°) Tenente-general José Arouche de Toledo Rendon. Nasceu em 1756. Formado em leis na universidade de Coimbra, bem como os dous irmãos anteriores. Eleito deputado á assembléa constituinte do Brazil, por S. Paulo, 1823; e, depois, á assembléa geral legislativa, 1826 — 1829. Foi o primeiro director da Academia de sciencias juridicas e sociaes de S. Paulo, hoje Faculdade de Direito. Exerceu muitos outros cargos publicos. Diversas vezes foi provedor da Santa Casa de Misericordia. Casado com D. Maria Thereza Rodrigues de Moraes; de cujo consorcio não teve filho algum (\*). Falleceu no dia 26 de Junho de 1834.

<sup>(\*)</sup> Julgámos util transcrever para este livro o testamento do tenente-general José Arouche de Toledo Rendon; a fim de ficarem corrigidos os erros de Azevedo Marques, Apóntamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, nos nomes Agostinho Delgado Arouche e José Arouche de Toledo Rendon, quanto ao nome da mulher deste, e quanto á sua filha D. Maria Benedicta.

Eis o testamento:

Em nome de Deus. Eu José Arouche de Toledo Rendon, em estado de saude, faço este meu testamento na forma seguinte. Declaro que sou casado com D. Maria Thereza Rodrigues de Moraes, de cujo matrimonio não temos filhos. Declaro que D. Maria Benedicta he minha filha, nascida antes de meu casamento, e se acha legitimada por Carta que existe em meu poder; e por isso he minha herdeira legitima e universal, e, se he necessario, tambem a institúo. (Seguem-se: a nomeação de testamenteiros; e disposições de legados.) Esta he minha ultima vontade, que se cumprirá na forma de nossas Leis. S. Paulo, 30 de Dezembro de 1821.—José Arouche de Toledo Rendon.

Este testamento foi approvado na então villa de Santos, no dia 7 de Janeiro de 1822, pelo tabellião Manoel Marques de Carvalho, sendo testemunhas: tenente-coronel José Antonio da Silva Valente, coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, sargento-mór José Joaquim de Vasconcellos Alambary, tenente José Joaquim de Sant'Anna, e capitão Guilherme Tutti Maggessi.

4.º) Conego Francisco Joaquim de Toledo Arouche. Nasceu em 1758. Arcipreste da Sé, desde 22 de Fevereiro de 1823. Falleceu em 1846.

Só, portanto, o Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon foi o reservado para continuar esta geração. Mais de uma vez, por falta de casamentos, ou por esterilidade, esta linhagem correu o risco de quebrar-se; e, com a numerosa prole de Agostinho Delgado e Arouche e de D. Maria Thereza de Araujo e Lara, não deixou esse risco de ser sorprendente e assustador, visto como, ao principio, parecia não ter a minima probabilidade.



Em 25 de Março de 1834, fez um codicillo particular, confirmando aquelle testamento, mas fazendo tambem algumas modificações sobre testamenteiros e acerca de legados. Este codicillo recebeu no mesmo papel, em 15 de Abril do mesmo anno, um acercscimo relativo a legados: e era concluido nos seguintes termos: « Para constar, o referido vae por mim assignado, e igualmente por toda a minha familia que se acha reunida, e por todos os mais que se acharem presentes. S. Paulo, 15 de Abril de 1834.— José Arouche de Toledo Rendon.— Maria Thereza Rodrigues de Moraes Arouche.— Maria Benedicta de Toledo Arouche.— Anna Margarida Rodrigues de Toledo.— Francisco Joaquim de Toledo Arouche.— D. Caetana Antonia de Toledo Lara e Moraes.— D. María Rosa de Toledo Rendon.— D. Joaquina Luiza de Toledo e Lara.— D. Gertrudes Genebra de Toledo Rendon.— Francisco Gomes de Almeida.— Benedicto Antonio da Luz.— Francisco Pinto do Rego Freitas.»

Este codicillo não foi approvado por tabellião algum. Não eram da familia do testador Anna Margarida Rodrigues de Toledo, nem os tres ultimos assignatarios.

E' mencionado um filho do tenente-general Arouche, o tenente-coronel Diogo Arouche de Moraes Lara, que falleceu victima de seu valor em S. Nicolau, no Rio-Grande do Sul, em 1819. De certo nasceu tambem antes de seu casamento; pois que, quando falleceu, 1819, tinha a edade de cerca de 30 annos. Machado de Oliveira, que foi seu amigo e companheiro de armas, publicou na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, VII, pag. 256, a biographia desse illustre soldado.

A mesma Revista, no mesmo tomo VII, pags. 125 e 273, publicou a Memoria da campanha de 1816, escripta em 1817 por Diogo Arocche DE Moraes Lara, ainda então capitão de infantaria da legião de S. Paulo.

## IV

O Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, paulista, casou-se, primeiro com D. Joaquina Josepha Pinto da Silva, depois com D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, irmãs, e ambas paulistas

O Dr. Francisco. Leandro de Toledo Rendon, nascido em S. Paulo, em 1750, formou-se em leis na universidade de Coimbra, em 1779. Habilitado pelo desembargo do paço em 1781, foi nomeado ouvidor geral da comarca de Paranaguá em 1783, em virtude da consulta do mesmo desembargo do paço em 1782.

Casando-se com D. Joaquina Josepha Pinto da Silva, enviuvou sem deixar geração; mas, tempos depois, recebeu, em segundas nupcias, sua cunhada, irmã de sua primeira mulher, D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes (\*). A

<sup>(\*)</sup> AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Agostinho Delgado Arouche, errou o nome da segunda mulher do Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, e escreveu D. Anna Cavalheiro.

dispensa ecclesiastica não foi obtida scnão após o decurso de mais de dous annos; porque, estando vaga a Sé desde 21 de Outubro de 1789, assim permaneceu até 19 de Março de 1796, sendo portanto indispensavel recorrer ao Papa em Roma.

\_\_\_\_

Falleceu em 1810.

D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, nascida em S. Paulo, era filha do Dr. Antonio Fortes de Bustamante e Sá Leme, o qual, segundo Pedro Taques (\*), era doutor de capello e foi oppositor a cadeiras na universidade de Coimbra; descendente de Fernão Dias Paes e de sua mulher D. Lucrecia Leme, cuja filha D. Leonor Leme casou-se com Simão Borges de Cerqueira, moço da camara de El-Rei D. Henrique, e natural de Mezamfrio, em Portugal (\*\*). A referida D. Lucrecia Leme era filha de Braz Esteves e de sua mulher D. Leonor Leme; esta, filha de Pedro Leme, fidalgo da casa real, e de sua primeira mulher D. Luzia Fernandes, fallecida na villa de S. Vicente em 1560 e tantos (\*\*\*). E o mais consta do attestado da camara de S. Paulo, que adiante será transcripto.

O vigario da freguezia da Sé, que baptisou suas duas filhas Joaquina e Anna, ora escreveu D. Anna Leoniza Fortes, ora D. Anna Leoniza Buetomante Sá. Em geral, os parochos não ligam aos assentamentos a necessaria importancia.

<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, 2.º trimestre de 1872, pag. 296.

Lêmos em autos que o Dr. Antonio Fortes de Bustamante e Sá era o proprietario do officio de escrivão da ouvidoria da cidade de S. Paulo em 1768, por transmissão hereditaria de Diogo Pinto do Rego, seu sogro, cavalleiro fidalgo da casa real.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, obra e lugar retro-citados, pags. 87 a 89:

D. Leonor Leme era irmã germana de Pedro Dias Paes Leme, pae de Fernão Dias Paes, governador das Esmeraldas.

<sup>(\*\*\*)</sup> Pedro Taques, obra e lugar retro-citados, pags. 21 e 22.

Por sua mãe, D. Maria Xavier Pinto da Silva, D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes era neta de D. Isabel Caetano de Araujo, casada com Diogo Pinto do Rego, cavalleiro fidalgo da casa real, mestre de campo dos auxiliares de S. Paulo, e proprietario do officio de escrivão da ouvidoria e correição da comarca daquella mesma cidade; bisneta de D. Maria Leme das Neves, casada com Timotheo Corrêa de Góes (\*); ter-neta de D. Lucrecia Leme, casada com José de Godoy; quatuor-neta de D. Isabel Paes da Silva (\*\*) e de seu segundo marido Simão Ferreira Delgado (\*\*\*): sendo que esta D. Isabel Paes da Silva era irmã germana de Fernão Dias Paes, governador das Esmeraldas (\*\*\*\*), e

<sup>(\*)</sup> E' o mesmo Timotheo Corrêa de Góes, mencionado no texto V da Linha B; enteado de Pedro Taques de Almeida, casado com sua mãe D. Angela de Si ucira.

<sup>(\*\*)</sup> Na descendencia desta com o primeiro marido, Bartholomeu Simões de Abreu, ha D. Maria de Abreu Pedroso Leme, a qual casou-se com Estevam Raposo Bocarro, cuja filha D. Ignez de Oliveira Cotrim casou-se com Antonio de Faria Sodré. Um filho deste casal, Miguel de Faria Sodré, casado com D. Veronica Dias Leite Ferraz, teve Miguel de Faria Fialho; e é este o mencionado por Pedro Taques, em sua Nobiliarchia Paulistana, como casado com D. Maria de Moraes Siqueira, filha de Manoel Preto Rodrigues e de D. Francisca de Siqueira de Moraes, natural de Jundiahy, filha de Manoel Rodrigues de Moraes e de D. Francisca de Siqueira. Pensamos que esta D. Francisca de Siqueira de Moraes, enviuvando de Manoel Preto Rodrigues, foi a que casou-se com o sargentomór Antonio da Silva Prado, portuguez, fundador da familia Silva Prado.

<sup>(\*\*\*)</sup> Segundo Pedro Taques, « Simão Ferreira Delgado, natural da cidade da Bahia, e professo da ordem de Christo, de cuja praça era capitão de infantaria da companhia de seu pae o mestre de campo Sebastião Fernandes Tourinho, de quem era filho, e de sua mulher D. Maria Braz Reis, que foram senhores de engenho e de grandes cabedaes na Bahia. Fallecendo o dito mestre de campo Sebastião Fernandes Tourinho, passou á Bahia seu filho e unico herdeiro desta grande casa, o capitão Simão Ferreira Delgado, e dalli embarcou para o reino a tratar dos seus serviços com o concurso dos que lhe ficaram por morte de seu pae. Teve a infelicidade de ficar o navio do seu transporte captivo dos mouros, e para o poder destes barbaros foi tambem captivo o capitão Simão Ferreira Delgado, e, encontrando o seu destino rigores e crueldades, não lhe durou muito tempo o tormento, porque aos effeitos delle perdeu a vida.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> D. Potencia Leite, bisavó de D. Anna Maria Joaquina de Jesus Menezes Coutinho, esta casada com o Dr. Antonio Mendes de

portanto filha de Pedro Dias Paes Leme e de sua mulher D. Maria Leite (\*); este Pedro Dias Paes Leme — filho de Fernando Dias Paes e de D. Lucrecia Leme; esta, filha de Pedro Leme, fidalgo da casa real, e de D. Luzia Fernandes.

O Dr. Antonio Bustamante, filho segundo de Manoel de Sá e Figueiredo e de D. Lucrecia Leme Borges de Cerqueira, teve de seu casamento dous filhos e oito filhas (\*\*). Dos dous filhos é necessario assignalar o capitão Manoel Joaquim de Sá Pinto do Rego Fortes, o qual, indo a negocios da familia em Minas-Geraes, vio-se preso em 1789 e envolvido no famoso processo como cumplice do alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgo o Tira-Dentes, na abortada revolução. Já havia fallecido na prisão, onde esteve mais de dous annos, quando a sentença o declarou sem culpa. Esta sentença foi publicada em 20 de Abril de 1792.

Para provar ainda mais a nobreza de D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, bastará tresladar para aqui a attestação dada a ella e á sua irmã D. Marianna Angelica Fortes de Bustamante Sá Leme pela camara da cidade de S. Paulo, em 27 de Abril de 1799. Eil-a:

« O Dr. Juiz Presidente, Vereadores, e Procurador,

Almeida, era irmã germana de Fernão Dias Paes, governador das Esmeraldas, e portanto tambem de D. Isabel Paes da Silva.

<sup>(\*)</sup> D. Maria Leite era filha de Paschoal Leite Furtado, natural da ilha de Santa Maria, Açores, e de sua mulher D. Isabel do Prado, irmã do padre jesuita Domingos do Prado. Este Paschoal Leite Furtado era neto de Jorge Furtado de Souza, que teve o fôro de fidalgo da casa real. Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, pag. 96, faz referencia ao Nobiliario do reverendo Dr. Gaspar Fructuoso, III, 3, e IV, 16, para demonstrar a nobilissima e muito antiga linhagem de Paschoal Leite Furtado; e dá integralmente o brazão de armas, do qual se vê que esta D. Maria Leite descende de D. Maria Alvares Cabral, irmã de Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brazil.

<sup>(\*\*)</sup> Segundo AZEVEDO MARQUES, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome Diogo Pinto do Rego, o Dr. Antonio Bustamante foi assassinado em Pitangui, capitania de Minas-Geraes.

Cidadões Republicanos da Governança deste Senado o presente anno por eleição, e bem das Ordenações de S. M. Fidelissima, etc.

« Attestamos e fazemos certo que D. Anna Leonissa DE ABELHO E FORTES, e D. Marianna Angelica Fortes de Bustamante Sá Leme, são naturaes desta cidade, e das mais distinctas e illustres Familias desta Capitania: por serem, pela parte paterna, filhas legitimas de Antonio Fortes de Bustamante Sá e Leme, Doutor da Faculdade de Leis. legitimo descendente dos Illustres Cavalheiros Abelhos, Fortes, e Bustamantes, que do Reino da Andaluzia se passárão ao de Portugal, e depois para este Brazil na pessoa de Manoel de Sá e Figueredo, pae do dito Dr. Fortes; o qual dito Manoel de Sá, por ser de qualidade distincta, casou com D. Lucrecia Leme Borges de Cerqueira, irmā inteira do Dr. Pedro Dias Paes Leme, mestre do campo do terço da nobreza do Rio de Janeiro, guarda-mór geral das minas, alcaide-mór da cidade da Bahia, commendador da ordem de Christo, e fidalgo da casa real, filho de Garcia Rodrigues Paes Leme, capitão-mór, administrador e guarda-mór das minas, fidalgo da casa real, e de sua mulher D. Maria Pinheiro da Fonseca; e, por isso, netos do grande servidor d'El-Rei no Brazil, o governador Fernão Dias Paes Leme. (\*);

<sup>(\*)</sup> Refere Pedro Taques, obra e lugar retro-citados, pags. 129 e 130: «Ainda era solteiro Fernão Dias Paes quando tomou a virtuosa resolução de despender os seus cabedaes fundando, como fundou, o mosteiro, que ainda hoje existe, do patriarcha S. Bento, da cidade de S. Paulo, cujos monges existiam d'antes em uma limitada casa e igreja: construio-se esta obra com tres grandes dormitorios e igreja, que a fez acabar com côro, pulpito e altares, e dotou esta casa com cem indios para cultura das terras dos religiosos. Estabeleceu patrimonio para sustentação do azeite da alampada do altar-mór, onde está o sacrario, em uma rendosa fazenda chamada de S. Caetano, com fabrica de olaria para cozer telha e tijolo; e, ao presente tempo, é o rendimento mais certo que tem este mosteiro. Ornou a capella-mór com alampada de prata e castiçães do mesmo metal para a banqueta do altar-mór, cujos moveis ainda existem recordando nos monges a memoria deste bemfeitor e fundador. Em agradecimento da construcção e fundação deste convento cederam os religiosos monges (por escriptura celebrada na nota do tabellião de S. Paulo, João Dias Moura) o pavimento da capella-mór para jazigo

vindo assim a ser as sobreditas D. Anna Leonissa, e sua irmā, legitimas descendentes dos Illustrissimos Lemes, que da Ilha da Madeira se passárão para esta Capitania, fidalgos muito antigos nos livros d'El-Rei; e por sua bisavó D. Maria Pinheiro, são as mesmas—legitimas descendentes do grande Simão Borges Serqueira (\*), que, no tempo do Senhor Rei o Cardeal D. Henrique, se passou á esta Capitania no serviço do mesmo Senhor, com o fôro de moço fidalgo de sua real camara, que se acha no archivo desta.

« Da mesma sorte attestamos que as sobreditas D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, e sua irmã D. Marianna Angelica Fortes de Bustamante, são, pela parte materna, filhas legitimas de D. Anna Maria Xavier Pinto da Silva, filha legitima de Diogo Pinto do Rego, proprietario do officio de escrivão da ouvidoria desta comarca, mestre de campo de auxiliares, e fidalgo da real casa; neta de André Cursino de Mattos, proprietario que foi do mesmo officio, sargento-mór governador da fortaleza de Guaibê; e, por esta parte, bisneta de José Monteiro de Mattos, primeiro proprietario do dito officio, mestre de campo, governador desta Capitania, e fidalgo da casa real, legitimo irmão de Eugenio Monteiro de Mattos, governador do Grão-Pará.

« E, pela parte paterna do dito seu pae, é a sobredita D. Anna Leonissa bisneta de Diogo Pinto do Rego, tambem

Esta doação foi, pois, em 1660 a 1670, mais ou menos.

Pedro Taques escreveu em fins do seculo XVIII.

Pedro Taques, obra e lugar retro-citados, pags. 22 e 87; e, quanto a parentesco antigo, desde Portugal, entre Lemes e Borges de Cerqueira, pag. 15, geração de Manoel Leme Coutinho.

do fundador e seus descendentes por linha recta, tendo-os, e os das linhas obliquas.

O referido Fernão Dias Paes era casado com D. Maria Garcia Betimk. Dahi o appellido Betim entre os Paes Leme.

<sup>(\*)</sup> Pela geração de D. Leonor Leme, filha de Fernando Dias Paes com sua mulher D. Lucrecia Leme, esta—filha de Pedro Leme, fidalgo da casa real, e de sua mulher D. Luzia Fernandes. A dita D. Leonor Leme foi casada com Simão Borges de Cerqueira.

governador que foi desta Capitania, de quem testificão as suas abonações, que existem no archivo desta camera, que era da mais distincta nobreza da côrte de Lisbôa, e legitimo neto de Manoel Paes da Costa e D. Isabel do Rego Pinto; o qual Manoel Paes da Costa fôra governador do reino de Angola; e o sobredito Diogo Pinto do Rego casou nesta Capitania com D. Maria de Brito Silva, filha e irmã dos povoadores da villa da Laguna e do Rio-Grande de S. Pedro do Sul, onde forão primeiros governadores.

- « Item, attestamos que o mestre de campo Diogo Pinto do Rego, avô das sobreditas D. Anna e sua irmã, foi casado com D. Isabel Maria Caetana de Araujo, das Illustres Familias dos mesmos Lemes, Góes, Godoys Moreiras, antigos proprietarios da provedoria da real fazenda desta Capitania, que se extinguio em seu irmão José de Godoy Moreira que falleceu solteiro sem successão.
- « E finalmente attestamos que as sobreditas vivem recolhidas em sua casa, e se tratão com muita distincção e lei da nobreza: o que tudo certificamos, por ser publico nesta cidade, e por nos constar por documentos, que nos apresentarão, e por outros authenticos que se achão no archivo desta camera, a que nos reportamos.
- « E, por nos ser pedida esta, a passamos debaixo do juramento de nossos cargos, e sellada com o real sêllo, que perante nós serve nesta cidade de S. Paulo em camera de 27 de Abril de 1799. Eu Antonio José de Lima, escrivão da camera que a subscrevi. José Vaz de Carvalho. José Maria da Cruz Almada. Antonio Manoel de Camargo Pires. Francisco Alves Ferreira do Amaral. »

Esta attestação é identica á que, em 4 de Março de 1789, foi dada ao capitão Manoel de Sá Pinto do Rego Fortes (\*); salvo quanto ao final, relativamente á conducta

<sup>(\*)</sup> Convem conferir com o que, referindo-se a documentos officiaes e registrados, escreveu Pedro Taques, em sua Nobiliarchia Paulistana, acerca da ascendencia de Francisco Pinto do Rego, o qual foi casado com D. Escholastica Jacintha de Ribeira Góes e Moraes. (Revista

e tratamento social, que não podia deixar de variar. Portanto, é uma attestação que necessariamente foi copiada e registrada no livro competente.

Por D. Marianna Angelica Fortes de Bustamante e Sá Leme, outra filha do Dr. Antonio Fortes de Bustamante e Sá Leme, os descendentes de D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes são parentes dos actuaes condes de Sarzedas, em Portugal, e dos Lorenas, em S. Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda existem em S. Paulo duas netas da referida D. Marianna Angelica Fortes, filhas do coronel do estado-maior do exercito D. Francisco de Assis Lorena e de D. Maria Rita de Almeida Lorena: e são:

- 1.<sup>a</sup>) D. Leonor Andromeda de Almeida Lorena, viuva do Dr. Luiz Rodrigues Ferreira. Tem dous filhos: José Rodrigues Ferreira, residente no Rio de Janeiro, cujo filho Dr. Luiz Rodrigues Lorena Ferreira é addido no corpo diplomatico brazileiro; e Dr. Luiz Rodrigues Ferreira, residente em S. Paulo, e ainda solteiro, tendo sido vereador e deputado provincial.
- 2.ª) D. Anna Maria de Almeida Lorena, viuva de Luiz Pereira Machado. Sem geração,

Seu irmão, o conde de Sarzedas, residia em Portugal; e lá falleceu. O filho mais velho traz hoje aquelle titulo; e mais o de marquez, segundo recentes noticias.

As armas dos Abelhos são em campo verde uma arvore de sua côr, perfilada de ouro, e ao pé della um cortiço de ouro, sobre o qual está uma foice de podar, cabo de ouro, e ferro de prata, e vôam abelhas; elmo de prata

do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIII. parte primeira, 1.º trimestre de 1870, desde pag. 57.) Este Francisco Pinto do Rego era irmão de Diogo Pinto do Rego, sogro do Dr. Bustamante.

aberto e guarnecido de ouro; e por timbre um cortiço de ouro em cima delle, e abelhas do mesmo voando.

Os solares dos Abelhos e dos Fortes, em Hespanha, foram reunidos no seculo XVI, em virtude do casamento de João Fernandes Abelho, senhor dos dous solares de Abelhos e de Abelhas, com D. Catharina Alvares Fortes de Sierra, filha legitima de Domingos Fortes de Sierra, senhor da casa e solar dos Fortes. E, pois, é essa a razão dos dois sobrenomes Abelho e Fortes, dados pelo Dr. Antonio Bustamante aos seus filhos. (\*)

O Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon teve, de seu consorcio com D. Anna Leonissa de Abelho e Fortes, somente duas filhas, e nenhum filho: D. Joaquina Josepha de Abelho Bustamante e Rendon, nascida em 1793, e fallecida sem geração; e D. Anna Rita dos Prazeres Abelho e Fortes (\*\*), nascida em 1797, baptisada aos 2 de Maio desse anno, na egreja matriz de Santa Ephigenia (\*\*\*), sendo

<sup>(\*)</sup> Da familia Abelhas, em Hespanha, procederam os tres irmãos: D. Bernardo Abelha, D. frei Ferrer Abelha, e D. Berenguel Abelha. Este ultimo foi creado cardeal em 1300 com o nome de cardeal de Rodas; e, vindo á Hespanha por legado apostolico, esteve em Barcelona, onde, no mesmo anno, com assistencia de seu irmão D. frei Ferrer Abelha, da ordem de S. Domingos, bispo de Barcelona, celebrou a trasladação da Gloriosa Santa Eulalia, martyr, estando presentes o Rei de Aragão, e a principal nobreza do reino. D. Bernardo Abelha foi general do exercito aragonez.

Os solares das Abelhas e dos Abelhos foram reunidos pelo consorcio de D. Pedro Abelha, senhor da casa e solar das Abelhas, com D. Catharina Fernandes Abelho de Rayon, filha de Fernando Rayon de Luarca e de sua mulher D. Thereza Menendes Abelho, a quem pertenceu a torre e solar dos Abelhos, em Brieves, conselho de Valdez, e por cuja morte passaram, torre e solar, á sobrecita D. Catharina Fernandes Abelho de Rayon; e depois a D. João Fernandes Abelho, que, por casamento com D. Catharina Alves Fortes de Sierra, reunio ainda o solar dos Fortes, um dos mais antigos e respeitados em Hespanha, tendo principiado em Fortes Sanchez, como constava do archivo da egreja de Oviedo.

<sup>(\*\*)</sup> E' a do texto genealogico seguinte, nesta Linha A e B.

<sup>(\*\*\*)</sup> Segundo Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geogra-

padrinho seu avò o mestre de campo Agostinho Delgado e Arouche, e madrinha sua tia, irmã de sua mãc, D. Maria Josepha do Rego Fortes.

Só uma filha para prolongar a geração legitima! Mais uma vez esta linhagem esteve a quebrar-se, e a desapparecer.



phicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, no nome José Arouche de Toledo Rendon, este tenente-general, entre outros serviços notabilissimos, « distinguio-se na edificação da egreja de Santa Ephigenia, para a qual offereceu e agenciou valiosos donativos».

## $\bigvee$

# D. Anna Rita dos Prazeres Abelho e Fortes, paulista, casou-se com o tenente-coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, portuguez

Antonio Leite Pereira da Gama Lobo casou-se no Rio de Janeiro, por procuração, com D. Anna Rita dos Prazeres Abelho e Fortes; vindo depois á cidade de S. Paulo receber a benção nupcial na egreja-matriz de Santa Ephigenia, em 1815.

Era então tenente-coronel do exercito. Mas, quando em 1814 viera da India para S. Paulo, ainda era capitão.

Nascera em Portugal, de uma famila nobre, muito conhecida em Cabeceiras de Bastos, provincia do Minho.

Seu irmão mais velho, o Dr. Francisco Xavier Leite Pereira Lobo, foi deputado ás côrtes geraes e extraordinarias da nação portugueza, 1821—1822, pela mesma provincia do Minho.

Antonio Leite Pereira da Gama Lobo tomoii parte activa na independencia do Brazil, desde 1821, sendo já

então coronel. A historia refere o facto de 23 de Junho de 1821, quando foi resolvido constituir em S. Paulo um governo provisorio: — o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo appareceu, na praça dos Paços do Conselho, commandando o 1.º regimento de cavallaria miliciana, e o 2.º regimento, bem como o de uteis e o 2.º de infantaria, todos milicianos que se achavam na cidade.

Em consequencia, foi creado o governo provisorio; e delle fez parte, pelas armas, o mesmo coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo.

Mais tarde, em 3 de Janeiro de 1822, foi nomeado, juntamente com o conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, para irem ao Rio de Janeiro a fim de pedirem, com representação do mesmo governo provisorio, a S. A. R. o Snr. D. Pedro de Alcantara para demorar-se no Brazil, até a decisão definitiva das côrtes geraes e constituintes da nação portugueza.

E, quando em 14 de Agosto de 1822 o Principe D. Pedro resolveu visitar a provincia de S. Paulo, a fim de pacifical-a, foi ao seu encontro em Pindamonhangaba; e este encontro realizou-se no dia 21 do mesmo mez de Agosto, em Agua-Preta, uma legua adiante daquella villa, juntamente com o coronel Manoel Marcondes de Oliveira Mello (depois barão de Pindamonhangaba); e no dia 7 de Setembro, commandando a Guarda de Honra no logar denominado Ypiranga, ouvio do mesmo Principe (e tambem ouviram todos os da referida guarda e os da comitiva) « que as còrtes portuguezas queriam massacrar o Brazil, pelo que se devia immediatamente declarar a sua independencia», e, arrancando o tope portuguez que trazia no chapéo, e lançando-o por terra, o Principe soltou energico o brado de — Independencia ou morte.

Já então o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo estava viuvo, pois que em 1818 sua mulher fallecera do segundo parto, ou da desastrada operação feita. E, militar, joven, rico, fidalgo, deixando a filha unica, D. MARIA MIQUILINA FORTES LEITE LOBO (\*), em companhia das tias, irmãs do avô e do tenente-general José Arouche de Toledo Rendon, acompanhou D. Pedro I ao Rio de Janeiro, na qualidade de commandante da Guarda de Honra, e de seu amigo intimo e sincero. Lá permaneceu muitos annos, até que D. Pedro I quiz abdicar.

Voltando a S. Paulo, tratou de regularisar seus negocios; e, só então, comprehendeu que a ausencia na côrte lhe fôra muito onerosa. Passados alguns annos, e eis que a filha adquirio a edade precisa, levou-a para Portugal, a fim de casal-a com o sobrinho, primogenito de seu irmão morgado. E assim aconteceu, como mais adiante se verá no texto genealogico.

De regresso a S. Paulo, contrahio segundas nupcias com D. Leonor Monteiro, tambem viuva, da cidade de Arêas, e já quinquagenaria.

Foi membro da assembléa legislativa provincial, na legislatura de 1837 — 1839.

Na famosa rebellião de 1842, em que os rebeldes se deixaram vencer e dispersar tão facilmente pelas forças do governo, o coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo foi chamado a prestar serviços de guarnição na cidade de S. Paulo e nos lugares visinhos.

Era geralmente estimado; pois que, embora conservador por nascimento, educação, e temperamento, cultivava com esmero a amisade de muitos adversarios politicos, sobretudo ao norte da provincia. E mesmo eram estes os seus melhores amigos pessoaes; demorando-se em suas casas, dias e dias, sempre que fazia viagens entre S. Paulo e Rio de Janeiro, a fim de retemperar as velhas affeições.

Amava muito o jogo do voltarete; e o fazia com a maxima perfeição.

<sup>(\*)</sup> E' a do texto genealogico seguinte, nesta Linha A e B.

Falleceu no posto de brigadeiro, como reformado, em 12 de Julho de 1857. Na qualidade de 1.º commandante da Guarda de Honra, competia-lhe o posto de tenentegeneral: nunca, porém, conseguio essa patente, por lh'o obstarem os diversos ministros da guerra, e tambem os inimigos adquiridos no primeiro reinado.

Era condecorado com gráos de varias ordens; e um dos primeiros que o foi na Ordem do Cruzeiro, como official.

Tambem foi honrado com o cargo de veador de Sua Magestade a Imperatriz.

Exerceu em S. Paulo mais alguns cargos de eleição popular, além do de membro da assembléa legislativa provincial.

Seus ossos repousam em carneiro alto, no cemiterio co-lateral da egreja da ordem terceira de S. Francisco.



### VI

## D. Maria Miquilina Fortes' Leite Lobo, paulista, casou-se com Francisco José Leite Pereira Lobo, portuguez

D. Maria Miquilina Fortes Leite Lobo, nascida em 1816, baptisou-se em 19 de Agosto do mesmo anno, na egreja-matriz de Santa Ephigenia, sendo padrinho o conde de Palma, governador e capitão-general da capitania de S. Paulo, e madrinha D. Caetana Antonia de Toledo Lara e Moraes. Casou-se em Portugal, no dia 31 de Outubro de 1837, com seu primo-irmão Francisco José Leite Pereira Lobo. E voltou com este para S. Paulo, Brazil. Foi a herdeira de todas as suas tias, D. Caetana Antonia de Toledo Lara e Moraes e suas irmãs, vulgarmente conhecidas pelas moças e, depois, velhas da Casa Verde. Falleceu em 27 de de Novembro de 1856; e seu corpo foi depositado em carneiro alto, no cemiterio co-lateral da egreja da ordem terceira de S. Francisco.

Francisco José Leite Pereira Lobo era sobrinho do coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, como já foi

referido; e, por primogenitura, morgado em Cabeceiras de Basto, Portugal.

Seu pae pretendeu que elle se formasse em Direito na universidade de Coimbra; e lá esteve com outros irmãos. Mas, as luctas entre D. Miguel e D. Pedro, forçando aquelle proposito, o arrebataram para o serviço no exercito constitucional. Foi um dos combatentes no cerco do Porto.

Sabe-se o que foram estas luctas entre D. Miguel e D. Pedro. Aquelle entendia que este, sendo Imperador do Brazil, não podia ser ao mesmo tempo rei de Portugal: e que, portanto, a elle, e não a D. Pedro ou seus descendentes, fòra devolvida a coròa portugueza pela morte do El-Rei D. João VI. De seu lado. D. Pedro, concordando em que não podia reunir as duas corôas, abdicou em sua filha D. Maria, pois que o filho unico que tinha seria o Imperador do Brazil. A guerra accendeu-se, porque D. Pedro, abdicando em 7 de Abril a coròa do Brazil em seu filho D. Pedro. seguio para a Europa, contrahio emprestimos, organisou esquadra e exercito, e arregimentou partidarios entre os portuguezes sob a bandeira da restauração constitucional. A guerra durou desde 1832 a 1834; tendo termo pela convenção de Evora-Monte, de 27 de Maio deste anno ultimo.

Finda a guerra, Francisco José Leite Pereira Lobo não quiz mais voltar aos estudos em Coimbra; e, tendo fallecido seu pae, retirou-se aos seus dominios em Cabeceiras de Basto.

Casando-se com sua prima-irmã, D. MARIA MIQUILINA FORTES LEITE LOBO, 1836, veio para S. Paulo; de onde, após muitos annos, tendo perdido a mulher, e depois de casadas as duas filhas, retirou-se para Portugal, com os tres filhos. Alli falleceu em 1876.

#### As filhas foram:

1.a) D. Anna Rita Fortes Leite Lobo, que é a do texto genealogico seguinte.

- 2.ª) D. Maria Miquilina Fortes Leite Lobo. Casou-se com o Dr. João Ribeiro da Silva. Apezar de bacharel em Direito, preferio a carreira commercial, associando-se com dous cunhados em uma infeliz casa bancaria; por entenderem, os tres, que assim melhor liquidariam o activo millionario do acervo inventariado do commendador Antonio José Ribeiro da Silva, pae e sogro dos socios. A sociedade tinha a razão social B. Gavião, Ribeiro & Gavião; mas, esta razão social soffreu, no decurso de muitos annos, successivas modificações, até que veio o desastre da fallencia, requerida pelo proprio Dr. João Ribeiro da Silva. Acabrunhado por estes factos, falleceu em 26 de Setembro de 1882; deixando de seu consorcio tres filhos e cinco filhas:
- 1.°) D. Maria Miquilina Ribeiro da Silva. Nascida em 8 de Maio de 1863.
- 2.°) D. Rita Maria Ribeiro da Silva. Nascida em 7 de Maio de 1864. Casada com o Dr. Joaquim Canuto de Figueiredo Junior, advogado em S. José de Além Parahyba, Minas-Geraes.

E tem tido os seguintes filhos:

- a) D. Jesuina Ribeiro de Figueirodo, nascida em 24 de Novembro de 1883.
- b) Joaquim, nascido em 8 de Março e fallecido em 9 de Julho de 1884.
- c) Joaquim Canuto de Figueiredo Filho, nascido em 7 de Julho de 1886.
- 3.°) D. Anna Rita Ribeiro da Silva. Nascida em 11 de Abril de 1866. Casada com o Dr. Francisco de Pennaforte Mendes de Almeida, advogado em S. Paulo, seu primo-irmão; do qual se tratará no texto genealogico seguinte.
- 4.º) João Ribeiro da Silva. Nascido em 7 de Junho de 1867.
- 5.º) Antonio José Ribeiro da Silva. Nascido em 11 de Setembro de 1869.

- 6.°) D. Eugenia Ribeiro da Silva. Nascida em 8 de Abril de 1871.
- 7.°) D. Julieta Ribeiro da Silva. Nascida em 9 de Março de 1876.
- 8.°) Francisco José Ribeiro da Silva. Nascido em 5 de Maio de 1878.

Os tres filhos, que acompanharam seu pae, Francisco José Leite Pereira Lobo, para Portugal, foram:

- 1.º) Dr. Francisco Xavier Leite Pereira da Gama Lobo. Bacharel em Direito pela Faculdade de S. Paulo. Successor do morgado, por ser o primogenito. Casou-se em Portugal com D. Maria Angelica de Valladares, filha legitima do visconde de Ribeira de Pena. Falleceu em Junho de 1885. Sem geração.
- 2.º) Antonio Leite Pereira da Gama Lobo. Ainda solteiro. Reside em Cabeceiras de Basto.
- 3.°) José Maria Leite Lobo. Falleceu em Portugal, annos depois, 1871, ainda menor.



## VII

D. Anna Rita Fortes Leite Lobo, paulista,
casou-se com o Dr. João Mendes de Almeida,
maranhense

João Mendes de Almeida nasceu na ainda então villa de Caxias (\*), provincia do Maranhão, aos 22 de Maio de 1831 (\*\*), mas baptisou-se na já então villa do Brejo, na mesma provincia. Filho de Fernando Mendes de Almeida, capitão de milicias, negociante na mesma villa de Caxias, natural de Fornotilheiro, provincia da Beira-Baixa, em Portugal; e de sua mulher D. Esmeria Alves de Souza, filha do capitão-mór Domingos Alves de Souza e de sua mulher D. Euzebia Maria da Conceição, moradores que eram na referida villa do Brejo, após que a esta então freguezia foi reunida a de S. Bernardo da Parnahyba, por acto especial de 7 de Setembro de 1799.

João Mendes de Almeida, desde que nasceu, passou por transes difficillimos da vida. Tinha pouco mais de um

<sup>(\*)</sup> Elevada á cidade, pela lei provincial n. 24 de 5 de Julho de 1836.

<sup>(\*\*)</sup> Na carta de bacharel formado em Direito está 1829.

amo, quando, incendiando-se-lhe as roupas, foi quazi desenganado da cura pelos medicos, por causa das horriveis queimaduras no corpo. Já fallava; mas a commoção foi tal que ficou mudo durante mais de tres annos. Circumstancias fortuitas restituiram-lhe, tres annos depois, a falla.

Quando os rebeldes em 1839 entraram na cidade de Caxias, e seu pac, com outros chefes conservadores, foi preso, tinha apenas oito annos, mais ou menos. Já antes, durante o longo assédio da cidade, sentira a commoção dos que assistem a combates quazi diarios, ouvindo o sibillar das balas, e vendo o transporte continuo de mortos e de feridos. Todos os dias, em sua casa, assim como nas de outras familias, outra não era a occupação senão o fabrico de cartuxos. Em uma bella manhã, acordando, estranhou o aposento; observou, e vio sua mãe assentada, debulhada em pranto, tendo ao collo a pequena filha, e ao lado o outro filho, apenas um anno mais velho do que elle. A mudança fòra necessaria, porque os rebeldes, durante a noite, haviam obtido do prefeito a capitulação da praça, sem condições. Os chefes conservadores haviam sido immediatamente presos: inclusive o capitão Fernando Mendes de Almeida, cuja principal culpa era a de ter dirigido e sustentado a defesa da cidade, por tão longo tempo. E os rebeldes não esperavam senão o amanhecer do dia, para o saque nas casas particulares e nos edificios publicos. Felizmente, o saque foi colorido como contribuição de guerra; escusada, assim, a violencia em todas as suas manifestações. Passaram-se dias: — mais de uma vez o partido dos que queriam a matança dos presos e das familias esteve a triumphar nos conselhos; até que o chefe principal resolveu descer o rio Itapicurú, com os presos e as familias destes, acampando afinal na povoação denominada Coroatá. O que occorreu, desde então, foi narrado na parte historica, relativa ao Maranhão.

Debellada a rebellião, a familia voltou a Caxias; e, porque era ainda necessario o serviço dos milicianos, o capitão Fernando Mendes de Almeida, que tinha precedido

a familia na volta, foi chamado a fiscalisar as rondas. Foi então que, atacado de pleuriz, falleceu no dia 20 de Setembro de 1840; deixando a viuva e tres orphãos, ainda que já estava formado em Direito, ha poucos mezes, o filho mais velho, Candido Mendes de Almeida.

A situação da familia não podia ser mais desoladora. A fortuna destruida, em parte, estava fortemente compromettida, quanto ao resto, por despezas extraordinarias e excessivas para a deslocação violenta de Caxias á capital, e, após uma longa estada nesta, para a volta a Caxias com carregamentos de mercadorias a fim de ser reconstituido o negocio. Todavia, era urgente tratar da educação dos orphãos; e, pois, João Mendes de Almeida, em principio de 1842, foi remettido para a capital, com destino ao collegio de Nossa Senhora dos Remedios, como interno. Lá esteve de 1842 a 1846; e foi nesse collegio que aprendeu os preparatorios, com a seriedade e a convicção que o director e os professores tinham de sua missão e responsabilidade.

Em 1847, honve duvida—se elle deveria cursar a Escola Militar, para ser engenheiro, ou se era preferivel hir para Olinda, a fim de formar-se em Direito. Prevaleceu este ultimo alvitre. Tudo corria perfeitamente, quando em 1851, antes de fazer o acto do quinto anno para tomar o gráo de bacharel, vio-se envolvido em um processo academico, como co-réo em um tumulto por causa de um R no julgamento de um collega. Tinha tomado tanta parte em tal tumulto como qualquer pessoa que lá não esteve. Mas, para o excluirem do processo, impunham-lhe uma condição, á que em tempo algum submetteu-se para com quem quer que seja, não accusando-se de culpa alguma:— uma satisfação, e pela imprensa! Preferio o processo, e todas as consequencias de uma sentença condemnatoria. De facto, condemnado á suspensão do acto por seis annos (\*), teve a fortuna de vêr que o director da Academia, o visconde de Goyanna, não

<sup>(\*)</sup> Os outros dous collegas foram tambem condemnados á suspensão, mas somente por cinco annos.

se conformando com a decisão da congregação, recorreu ex officio para o conselho de Estado, adduzindo razões que patenteavam a injustiça do julgado. Em 1852, o conselho de Estado, bem pezando aquellas razões, proferio sentença de absolvição.

Não obstante, ainda João Mendes de Almeida não estava livre das perseguições academicas. No fim de 1852, transportando-se à cidade de S. Paulo para fazer o acto, e tomar o gráo, se approvado fosse, foi obstado de o fazer, em virtude de um aviso do ministro do imperio, então Francisco Gonçalves Martins, depois visconde de S. Lourenço, ordenando ao director que qualquer providencia para o acto fosse suspensa, até que João Mendes de Almeida e seus dous companheiros se mostrassem livres do processo criminal no termo de Olinda, em Pernambuco!

Forçoso foi obedecer. Seguio para Pernambuco; e em Olinda encontrou um processo de tentativa de morte contra o lente Dr. Pedro Antran da Matta e Albuquerque, com testemunhas falsas!

Era isto em principio de 1853; e, sendo inafiançavel o crime imputado, João Mendes de Almeida dirigio-se ao chefe de policia, e requereu-lhe guia para recolher-se ao estado-maior do corpo policial (\*), a fim de recorrer da injusta pronuncia. De facto, recorreu para um dos juizes de direito, o Dr. José Thomaz Nabuco de Araujo, depois conselheiro de Estado e senador; e daquelle magistrado obteve o provimento, — ainda com o accrescimo da responsabilidade do juiz municipal e da ordem para o desentranhamento de peças dos autos a fim de serem processados os que, como testemunhas, havendo jurado de modo favoravel no processo academico, todavia não duvidaram perjurar no processo criminal.

Desembaraçado da tal famosa culpa, e com folha corrida, voltou de Pernambuco para S. Paulo; mas uma

<sup>(\*)</sup> Não tinha direito perfeito a isso; mas o chefe de policia, magistrado integerrimo, entendeu sensatamente que não devia um academico ser recolhido á cadêa publica.

reprovação estava-lhe preparada, dizendo-se-lhe que escolhesse entre adiar o acto para o fim do anno, ou ser reprovado, visto que escapara aos dous processos, pela absolvição em um, pela despronuncia em cutro! Subgeitou-se á reprovação, por ser isso mais consoante ao seu temperamento. Deixar de fazer o acto seria aceitar uma situação humilhante, e ao mesmo tempo facilitar allivio aos que haviam planejado a crucificação (\*). Foi, pois, consummado o supplicio. E, no mesmo dia, matriculou-se de novo no quinto anno; de sorte que, só no fim de 1853, conseguio tomar o gráo de bacharel em sciencias juridicas e sociaes.

Parece que a provincia de S. Paulo queria prendêl-o a si; pois que, durante 1853, cogitou de casar-se com D. Anna Rita Fortes Leite Lobo, sem poder explicar até hoje a razão desse facto. E, logo depois de formado, ajustando o casamento, cuja solução definitiva ficou dependente de informações que seriam pedidas de Portugal acerca de sua familia e que com effeito foram prestadas particularmente pelos então bispos de Lamego e da Guarda, retirou-se para o Rio de Janeiro, onde permaneccu até quazi 1854. Por que, tendo sido adiada a decisão definitiva, de sorte que não fòra tomado desde logo compromisso algum, João Mendes DE Almeida sentia-se incessantemente como que sob a acção de uma força mysteriosa para voltar a S. Paulo. e ahi casar-se com aquella que Deus lhe designava? E não lhe faltaram conselhos de amigos, em sentido contrario; nem as seducções e os enredos com que o demonio sóe enleiar as creaturas. A verdade é que, no fim de 1854, voltava para S. Paulo com a nomeação de juiz municipal e de orphãos do termo da Franca do Imperador. E já ninguem esperava por elle: — salvo aquella que teria de ser ante o altar sua fiel companheira na vida.

<sup>(\*)</sup> Dizemos — crucificação, porque nesse mesmo dia tambem tinha de fazer acto um academico, Fulano Cruz; e, por ser de muito talento, e estar condemnado egualmente á reprovação, por motivos de outra especie, na sua seria justificada a de João Mendes de Almeida. Calculos de justiça relapsa....

Mas, o despacho não agradou á familia da noiva. Então, ainda não havia estrada de ferro: e a viagem seria de mais de oitenta leguas. Foi, pois, resolvido que João Mendes de Almeida obteria a permuta para o termo de Jundiahy. Por um conjuncto favoravel de circumstancias, era presidente da provincia o Dr. José Antonio Saraiva, hoje senador; e ministro da justiça o já mencionado conselheiro José Thomaz Nabuco de Araujo. A permuta foi feita em poucos dias; e, em Dezembro, elle tomava posse do cargo em Jundiahy.

Só, porém, em Fevereiro de 1855, tendo assumido interinamente o exercicio da vara de juiz de direito da comarca da capital, á que ainda então pertencia aquelle termo, teve a ventura de realisar seu casamento, no dia 17 do referido mez.

A pilitica e a advocacia eram as aspirações de João Mendes de Almeida. Em 7 de Setembro de 1857 fundara o periodico A Lei, orgam conservador, na capital de S. Paulo. Assim, pois, desde então renunciara de facto a carreira da magistratura. Todavia, só em Fevereiro de 1858 requereu e obteve a demissão do cargo de juiz municipal e de orphãos do termo de Jundiahy.

Em 1856 tinha sido eleito supplente do deputado á assembléa geral legislativa pelo sexto districto da provincia do Maranhão; e com isso a politica mais o attrahio. Como tal, foi convidado a tomar assento na camara dos deputados, em Maio de 1860.

Mas, desde 1861, em vez de redigir periodicos, aceitou o encargo de correspondente do *Jornal do Commercio*, do Rio de Janeiro; e, mais tarde, limitou-se a collaborar no *Diario de S. Paulo*.

Em 1869, fundou o periodico Opinião Conservadora, com o programma da politica subordinada aos principios

religiosos. Deixando de publicar esse periodico em 1872, passou a collaborar na Ordem, orgam do clero de S. Paulo; e, quando em 1876 a Ordem desappareceu, instituio em 22 de Abril a Sentinella, sustentando a mesma politica da Opinião Conservadora. Por motivos manifestados no ultimo numero, a Sentinella cessou sua publicação em 31 de Março de 1879.

Depois dessa epocha, não mais redigio jornaes.

Exerceu o cargo de vereador da camara municipal de S. Paulo, no quatriennio de 1861 — 1864.

Tambem exerceu, duas vezes, interinamente, o cargo de procurador fiscal da fazenda nacional.

Foi presidente da assembléa legislativa provincial de S. Paulo, na sessão de 1870; deixando de ser eleito na de 1871, por contrariedades nascidas da já existente divisão no partido conservador. Foi então substituido, de commum accordo, por um seu particular amigo, o reverendo vigario Scipião Ferreira Goulart Junqueira.

Já em 1868 havia sido eleito deputado á assembléa geral legislativa pela provincia de S. Paulo; reeleito em 1872 e em 1876. Servio pois até a sessão de 1877.

Em 1878 foi o nono eleito; mas a camara dos deputados, liberal em sua maioria, com a ferocidade das situações politicas nascentes, annullou seu diploma; ainda que o parecer da commissão de verificação de poderes, insuspeita por ser liberal, foi favoravel á sua eleição.

Em 1881, 1884 e 1886, sob o regimen da eleição directa censitaria, e de districtos de um só deputado (Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881), foi sempre derrotado em primeiro escrutinio, no 1.º districto de S. Paulo. Tambem

por isso mais se accentuou a scisão do partido conservador, até hoje. Expondo a origem e as causas de tal divisão, publicou, em 1882, um *Manifesto ao partido conservador*.

Na eleição senatorial de 1871, a provincia de S. Paulo collocou-o no segundo lugar da lista triplice; e, quando todos acreditavam caber-lhe a honra de ser escolhido pelo Imperador, por seus innumeros e incontestaveis serviços á causa da Lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, outro a mereceu.

Tambem em 1878 conseguio ser o sexto na lista sextupla para dous senadores; mas, esta vez, estando no poder os liberaes, foi natural e politicamente preterido. Não existia, como em 1872, uma razão politica determinativa da escolha de seu nome.

Como deputado á assembléa geral legislativa, fez parte de varias commissões especiaes.

Em 1870, da do projecto de interpretação do Acto Addicional á Constituição Política do Imperio.

Em 1871, da do projecto de emancipação do ventre escravo. Concorrentemente escreveu, nesse mesmo anno, e durante a sessão legislativa, no *Jornal do Commercio*, os artigos assignados *A guarda constitucional*.

Em 1873, da do projecto de reforma eleitoral. Foi o relator. Escreveu o parecer, apresentado na sessão de 4 de Agosto (\*), embora divergente pelos motivos exarados nesse mesmo documento.

<sup>(\*)</sup> Tendo pedido a palavra para offerecer o parecer da commissão, apenas começara a fallar, foi interrompido com o chamado urgente de sua mulher, porque sua filha Rosalina estava a expirar. Mandou á mesa o parecer; e sahio.

Em relação a esta reforma eleitoral, sobre a qual deu o já mencionado parecer de 4 de Agosto de 1873, e offereceu emenda substitutiva, mereceu os elogios de Aubry-Vitet, em sua obra La vraie réforme éléctorale (Pariz, 1874), e os applausos da Associação reformista de Genebra, em seu Relatorio annual sob o titulo Les progrès de la réforme éléctorale en 1873 (Genève, 1874); e lisongeiramente tem sido citado em monographias sobre a representação das minorias.

Seus discursos acerca da reforma eleitoral constam dos annaes da camara dos deputados, de 1874 e 1875; tendo o prazer de vêr, afinal, na terceira discussão do projecto, 1875, adoptada a circumscripção provincial, em vez da de districto, qual passara na segunda discussão.

Elaborou, a pedido dos respectivos ministros, sem estipendio de especie alguma, o regulamento da reforma judiciaria (Decreto n. 4824, de 22 de Novembro de 1871), e o da emancipação do ventre escravo (Decreto n. 5135, de 13 de Novembro de 1872).

Desde 1858, não tem tido outra profissão senão a de advogado no foro da cidade de S. Paulo, defendendo as principaes causas.

Teve sempre repugnancia a empregos publicos, e a quaesquer dependencias para com o governo.

De seu consorcio com D. Anna Rita Fortes Leite Lobo teve treze filhos:

1.º) João Mendes de Almeida Junior, nascido em 30 de Março de 1856. (\*)

<sup>(\*)</sup> Mais adiante se tratará delle.

- 2.°) D. Maria Miquilina Mendes de Almeida, nascida em 30 de Março de 1858.
- 3.°) Fernando Mendes de Almeida, nascido em 30 de Março de 1860. (\*) † 2 Mar 1873
- 4.º) Francisco de Pennaforte Mendes de Almeida, nascido em 23 de Janeiro de 1862. (\*\*)
- 5.°) D. Anna Rita Mendes de Almeida, 1.°, nascida em 24 de Dezembro de 1863. (\*\*\*) + 2 Mar. 1873
- 6.°) D. Rosalina Mendes de Almeida, nascida em 3 de Outubro de 1865. (\*\*\*\*) + 4 Avg 1873
- 7.°) Henrique Mendes de Almeida, nascido em 11 de Setembro de 1867. (\*\*\*\*\*) † 20 Maio 1869
- 8.°) D. Esmeria Mendes de Almeida, em 11 de Outubro de 1869.
- 9.º) José Mendes de Almeida, nascido em 8 de Novembro de 1871.
- 10.°) D. Anna Rita Mendes de Almeida, 2.ª, nascida em 7 de Maio de 1874.
- 11.°) D. Maria José Mendes de Almeida, nascida em 10 de Novembro de 1876.
- 12.°) Angelo Mendes de Almeida, nascido em 15 de Outubro de 1878.

<sup>(\*)</sup> Estes tres primeiros filhos nasceram, com o intervallo de dous annos, em 30 de Março.

Este Fernando falleceu no Rio de Janeiro, em 2 de Março de 1873, de febre amarella.

<sup>(\*\*)</sup> Mais adiante se tratará delle.

<sup>(\*\*\*)</sup> Falleceu no Rio de Janeiro, em 2 de Março de 1873, ao amanhecer, de febre amarella; no mesmo dia, á tarde, veio a fallecer seu irmão Fernando, já acima referido.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Falleceu no Rio de Janeiro, em 4 de Agosto de 1873, de carie do osso facial direito: como já foi referido.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Falleceu em S. Paulo, aos 20 de Maio de 1869, de affecção da espinha.

13.º) Luiz Gonzaga Mendes de Almeida, nascido em 7 de Junho de 1881.

Os ossos dos quatro que falleceram, Henrique, Fernando, Anna Rita e Rosalina, estão no jazigo da familia, no cemiterio municipal. Os dos tres ultimos vieram do Rio de Janeiro.

Tambem no mesmo jazigo repousam os ossos do capitão Fernando Mendes de Almeida, transportados da cidade de Caxias, provincia do Maranhão, onde fallecera, como já foi dito, no dia 20 de Setembro de 1840; juntos aos de sua mulher, D. Esmeria Alves de Almeida (\*), fallecida em S. Paulo, no dia 28 de Maio de 1881.

João Mendes de Almeida Junior, primogenito, bacharelou-se em 1877, e defendeu theses, para doutorar-se, em 1880, na Faculdade de Direito de S. Paulo.

Estudara os preparatorios como alumno interno no seminario episcopal de S. Paulo.

Eleito em 1880 primeiro vereador da camara municipal de S. Paulo, servio como presidente só dous annos, 1881—1882; visto que, em virtude da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881, foi eleita em 1882 outra camara municipal pelo systema do voto uninominal, com quociente no primeiro escrutinio, e com maioria relativa no segundo, para os não-eleitos no primeiro.

Escreveu e publicou em 1882 — Monographia do municipio da cidade de S. Paulo.

Tem sido jornalista, desde o tempo em que ainda cursava os annos lectivos na Faculdade de Direito.

Professa as mesmas idéas politicas de seu pae; e

<sup>(\*)</sup> D. Esmeria Alves de Souza, antes do casamento.

Veio para S. Paulo, a viver em companhia de seu filho João, em Agosto de 1858.

tambem é simples advogado, actualmente na cidade de Mogy-mirim.

Casou-se em Mogy-mirim, no dia 29 de Junho de 1878, com D. Leontina Novaes, nascida em 28 de Março de 1862: filha do Dr. Joaquim Novaes Coutinho de Araujo, medico, e proprietario de uma fazenda de cultura de café; e de sua mulher D. Maria Amelia da Luz. Deste consorcio tem tido quatro filhas:

- 1.3) D. Maria Amelia, nascida em 29 de Outubro de 1880.
- 2.ª) D. Anna Rita, nascida em 10 de Março de 1883.
- 3.a) D. Leontina, nascida em 27 de Novembro de 1884.
- 4.ª) D. Esmeria, nascida em 13 de Outubro de 1886.

Francisco de Pennaforte Mendes de Almeida tambem foi alumno interno no seminario episcopal de S. Paulo.

Tomou o gráo de bacharel, na Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1883.

E' egualmente simples advogado, na cidade de S. Paulo, onde reside; e tambem nas cidades de Santos e Campinas.

Acaba de ser eleito, em primeiro escrutinio, vereador da camara de S. Paulo, para o quatriennio de 1887 — 1890.

Professa as mesmas idéas politicas de seu pae.

Casou-se com sua prima-irmã, D. Anna Rita Ribeiro da Silva, nascida em 11 de Abril de 1866, filha do Dr. João Ribeiro da Silva e de sua mulher D. Maria Miquilina Fortes Leite Lobo, já mencionados.

Ainda sem geração.



#### CAPITULO SETIMO

## A familia Mendes de Almeida

Não ha em Portugal senão uma familia Mendes de Almeida, espalhada nas provincias da Estremadura, Beira Baixa e Trás-os-Montes, desde muitos seculos. Tem tido ella alli varios homens illustres nas letras; alguns dos quaes no sacerdocio. (\*)

Chegando a S. Paulo, e fixando residencia desde 1855, foi-nos motivo de estranhesa e, em seguida, de curiosidade o facto de encontrar espalhado no interior desta provincia aquelle appellido. Em vão procurámos informações: ninguem as dava certas.

Passaram-se annos. Acaso tendo necessidade de consultar a obra do padre Manoel da Fonseca, Vida do padre Belchior de Pontes, deparámos com a dedicatoria e o nome

<sup>(\*)</sup> Era, ainda ha pouco tempo, vigario geral do bispado da Guarda o conego Lucio Mendes de Almeida, muito considerado por suas virtudes e illustração.

Falleceu, ha poucos annos, na cidade do Desterro, capital de Santa Catharina, o padre José Leite Mendes de Almeida, já naturalisado brazileiro, reitor do lyceu provincial. Era perito em varias linguas mortas: latim, grego, hebraico.

Este será ainda mencionado.

do capitão-mór Manoel Mendes de Almeida. Mas, esclarecimentos alguns foram encontrados nesse livro.

Mais tarde, abrindo a obra de Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo, procurámos o nome Manoel Mendes de Almeida: nada! Percorrendo, porém, as paginas da obra supracitada, podemos por ventura lêr aquelle nome escripto apenas como sogro de Francisco Pereira Mendes! E, na Chronologia, 1720 — Junho 28, apparece o mesmo nome entre os assignatarios do « termo que se fez sobre proposta do povo de Villa-Rica, na occasião em que veio amotinado á villa do Carmo »; termo esse lavrado no dia 2 de Julho do mesmo anno. E, tambem na mesma Chronologia, 1734 — Dezembro 3, a proposito de uma junta reunida em palacio, no dia 25 de Abril de 1735, para resolver acerca da administração das minas de Goyaz.

Após isso, na Nobiliarchia Paulistana (\*), foi-nos dado encontrar o fio para guiar-nos na investigação da procedencia do referido capitão-mór Manoel Mendes de Almeida; e, auxiliando-nos do inventario de sua mulher (o delle não foi encontrado) e da justificação de genere de Agostinho Rodrigues de Almeida, processada no juizo ecclesiastico em 1759, lográmos formar, mais ou menos, a respectiva genealogia.

Dividiremos este estudo, com relação aos dous seculos correspondendo ás duas capitanias, S. Paulo e Maranhão.



<sup>(\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, 2.º trimestre de 1872, pag. 308.

## I

## Seculo XVIII

Em principio do seculo XVIII vieram de Portugal para S. Paulo, Brazil, quatro portuguezes que eram parentes proximos:

- 1.º) Manoel Mendes de Almeida.
- 2.º) Padre Dr. Manoel Mendes de Almeida.
- 3.º) Luiz Mendes de Almeida.
- 4.º) José Mendes de Almeida.

Talvez os tres ultimos fossem irmãos.

#### § 1.º

Manoel Mendes de Almeida, natural da freguezia, depois villa de Figueiró dos Vinhos, em Portugal, veio antes dos outros.

A carta régia de 11 de Fevereiro de 1719 creara casa de fundição nas Minas; e foi elle nomeado provedor daquelle estabelecimento, sendo esse o motivo de achar-se,

no dia 28 de Junho de 1720, na villa do Ribeirão do Carmo, quando lá esteve o governador e capitão-general D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, e occorreu a revolta por causa da cobrança do imposto do ouro e de outras exigencias fiscaes.

Continuando as amotinações naquelles lugares, resolveu fixar residencia na capitania de S. Paulo, logo que as Minas foram separadas desta. Ha muitos annos já era casado com D. Maria Gomes de Sá, natural da freguezia de Acuthia (\*), e filha de Manoel Gomes de Sá, que, segundo Pedro Taques, pertencia á familia Lopes Silvas. (\*\*)

Desde 1733 até 1754, servio o posto de capitãomór das ordenanças da cidade de S. Paulo, por nomeações dos capitães-generacs — Antonio Luiz de Tavora, conde de Sarzedas, e D. Luiz de Mascarenhas, depois conde d'Alva e vice-rei da India.

Por provisão régia de 3 de Dezembro de 1734, foi ordenado ao governador e capitão-general de S. Paulo (então o conde de Sarzedas) que convocasse uma junta de todos os homens distinctos da capitania, a fim de estudar e propor o melhor modo de conservar, augmentar e desenvolver as minas de Goyaz. Esta junta foi reunida effectivamente no dia 25 de Abril de 1735, em o palacio e na presença do governador capitão-general. Della fez parte o capitão-mór Manoel Mendes de Almeida. Entre as cinco resoluções tomadas, cumpre assignalar a da prohibição do curso da moeda cunhada, e a da separação de Goyaz e de Matto-Grosso para formarem capitanias independentes da de S. Paulo.

Quando falleceu, seu inventario, a regular pelo da mulher, foi de cem contos de réis, ou pouco mais, em boa moeda e em valores daquelle tempo.

De seu consorcio com D. Maria Gomes de Sá teve

<sup>(\*)</sup> Hoje, a villa da Cotia.

<sup>(\*\*)</sup> Este titulo Lopes Silvas não foi publicado na Nobiliarchia Paulistana, como muitos outros, apenas promettidos. Talvez extraviados.

apenas um filho, trei Francisco da Purificação, benedictino; e quatro filhas:

- 1.ª) D. Caetana Mendes de Almeida; a qual casou-se com o sargento-mór Antonio Ferreira Lustoza.
- 2.\*) D. Cecilia Mendes de Almeida; a qual casou-se com Ventura Rodrigues Velho, natural da cidade do Porto, em Portugal. Estes foram os paes do Dr. Antonio Mendes de Almeida (\*) e do padre Agostinho Rodrigues de Almeida, como consta dos respectivos autos de genere, sentenciados de puritate em 1752 e em 1759.
- 3.a) D. Josepha Caetana Leonor Mendes; a qual casou-se com o desembargador Gregorio Dias da Silva.
- 4.<sup>a</sup>) D. Maria Josepha Mendes; a qual casou-se com Francisco Pereira Mendes. (\*\*)

Francisco Pereira Mendes, nascido em Portugal; filho de Domingos Francisco e de sua mulher D. Antonia Pereira. Foi abastado em bens. E falleceu em 28 de Abril de

<sup>(\*)</sup> Veja-se o texto IV da Linha A e B, nota relativa á D. Potencia Leite, bisavó de D. Anna Maria Joaquina de Jesus Menezes Coutinho; esta, casada com o Dr. Antonio Mendes de Almeida, que, ao principio, destinava-se ao sacerdocio.

Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXV, parte primeira, 2.º trimestre de 1872, pag. 308, escreveu que o Dr. Antonio Mendes de Almeida nasceu na freguezia de Nossa Senhora da Piedade de Villa-Rica, e que casou-se em Villa-Boa de Goyazes, capital da capitania, « estando servindo de intendente do ouro da real casa da fundição, e provedor da fazenda real daquella capitania, para cujo emprego veio provido, tendo acabado o lugar de ouvidor da villa do Crato».

O mesmo Pedro Taques equivocou-se escrevendo « autos de genere de Antonio Rodrigues de Almeida, sentenciados de puritote em 1752 ». Deveria escrever Antonio Mendes de Almeida. O outro irmão é que se chamava Agostinho Rodrigues de Almeida, e foi o que tomou ordens.

<sup>(\*\*\*)</sup> De um dos filhos deste procede a familia 'Pereira Mendes, em Jundiahy e em Itú.

1782; deixando de seu casamento quatro filhos e tres filhas:

- 1.º) D. Gertrudes Maria Mendes. Casou-se com o mestre de campo Manoel Antonio de Araujo.
  - 2.°) Bartholomeu Pereira Mendes, Clerigo.
- 3.º) Capitão Francisco Pereira Mendes. Casou-se com D. Maria Hypolita Rodrigues de Almeida. Esta filha do tenente Manoel Rodrigues Jordão e de sua mulher D. Anna Eufrosina da Cunha.
- 4.°) D. Antonia Mendes da Silva. Casou-se com o coronel Joaquim José dos Santos.
  - 5.°) Antonio Pereira Mendes. Casado com....
  - 6.°) D. Anna Maria Mendes da Silva.
  - 7.°) Joaquim Pereira Mendes. Falleceu em Cuyabá.

Aquelle coronel Joaquim José dos Santos teve de seu consorcio nove filhos, seis dos quaes (quatro filhos e duas filhas) falleceram solteiros, e tres casaram-se. Estes foram:

- 1.°) Manoel Rodrigues Villares; o qual, sendo formado em leis na Universidade de Coimbra, seguio a carreira da magistratura, e falleceu ministro do supremo tribunal de justiça. Com geração.
- 2.°) Joaquim José dos Santos Silva (barão de Itapetininga). Casado, em primeiras nupcias, com D. Anna Eufrosina Mendes, teve apenas uma filha, D. Maria Hypolita dos Santos Silva: a qual, depois de enviuvar de Amador Rodrigues de Lacerda Jordão, barão de S. João do Rio-Claro, é hoje casada com o conde de Tres Rios; e sem geração de ambos os consorcios. Casado em segundas nupcias, com D. Cerina de Souza e Castro, tambem teve deste segundo consorcio somente uma filha, D. Antonia Joaquina dos Santos Silva, recentemente casada com Eduardo Prates. D. Cerina

de Souza e Castro casou-se, ha pouco tempo, com o barão de Tatuhy, tambem viuvo.

3.°) D. Ignacia Joaquina dos Santos. Casada com o Dr. Ignacio José de Araujo, é hoje fallecida. De seu consorcio, entre outros filhos, teve D. Sophia Guilhermina de Araujo, a qual casou-se com o Dr. José Candido de Azevedo Marques; e é a unica que existe em S. Paulo, pois que as outras retiraram-se para o Rio de Janeiro, logo que se casaram. O Dr. José Candido de Azevedo Marques, de seu consorcio com D. Sophia Guilhermina de Araujo, teve somente uma filha, D. Anna Francisca da Silva Marques, a qual casou-se em 1884 com o Dr. Affonso Lamounier Godofredo, natural da provincia de Minas-Geraes.

#### § 2.º

O padre Manoel Mendes de Almeida, bacharel formado em canones pela Universidade de Coimbra, protonotario apostolico de Sua Santidade o Papa, foi, depois de 1750, vigario collado na freguezia de Sant'Anna de Parnahyba, como consta dos archivos da camara episcopal, e especialmente dos autos de genere de Agostinho Rodrigues de Almeida, sentenciados de puritate em 1759, já referidos.

#### § 3.°

Luiz Mendes de Almeida. Parece que foi lavrador, e residio na então freguezia de Acuthia, hoje Cotia.

Um seu filho, Francisco Mendes de Almeida, natural de Acuthia, casou-se com D. Maria de Arruda. Esta — filha de Lourenço Correia Ribeiro e de sua mulher D. Rosa de Arruda. Lourenço Correia Ribeiro era filho de D. Margarida Bicudo de Campos (\*) e de seu segundo marido Lourenço

<sup>(\*)</sup> PEDRO TAQUES, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte

Correia Ribeiro. Aquella D. Margarida Bicudo de Campos era filha de Filippe de Campos e de sua mulher D. Margarida Bicudo; esta — filha do capitão Manoel Pires (\*) e de sua mulher D. Maria Bicudo, naturaes de S. Paulo.

O referido Filippe de Campos era portuguez, mas filho de Francisco de Wanderburg, natural de Anvers, em Flandres. Foi o fundador da familia Campos, na capitania de S. Paulo (\*\*); e deixou extensa geração. Este Filippe de Campos era pessoa de nobreza; e veio para o Brazil, porque, como estudante em Coimbra, achou-se envolvido em factos que determinaram sua expatriação.

Parece que do supracitado Luiz Mendes de Almeida descendem todos esses *Mendes de Almeida*, espalhados na provincia de S. Paulo.

Alguns não trazem mais esse appellido; mas o de *Mendes Pereira*, *Mendes de Godoy*, *Mendes de Oliveira*, e outros. O cruzamento de familias diversas produz sempre essas transformações no appellido dos primeiros geradores.

Os descendentes de Luiz Mendes de Almeida espalharam-se, com effeito, desde Acuthia até a Itapéva: e talvez tambem sejam do mesmo tronco os de Piracicaba, Capivary, Tieté e Ararytaguaba, hoje Porto-Feliz.

Se nosso proposito fosse apurar tambem esses parentescos co-lateraes, não hesitariamos, um momento siquer, em examinar minuciosamente a descendencia de Luiz Mendes

primeira, 2.º trimestre de 1871, pag. 252, escreveu *Maria* Bicudo de Campos, em vez de *Margarida* Bicudo de Campos; uma irmã mais velha é que tinha aquelle nome. Talvez erro typographico; e não erro do autor.

<sup>(\*)</sup> Este Manoel Pires era o filho mais velho de Salvador Pires, este — filho de João Pires — o gago, vindos com Martim Affonso de Souza, em 1531.

Portanto, Manoel Pires era irmão germano do outro Salvador Pires, que casou-se em segundas nupcias com D. Mécia Fernandes, como vê-se, no texto genealogico III da Linha A, e que fundou a familia Pires.

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Taques, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XXXIV, parte primeira, 2.º trimestre de 1871, pags. 183, 252 e 253.

DE ALMEIDA, que em verdade é hoje uma das próles mais extensas na provincia de S. Paulo. Os interessados fariam bem em ter a sua genealogia.

#### § 4.°

José Mendes de Almeida. Era negociante na cidade de S. Paulo, como consta dos já referidos autos de genere de Agostinho Rodrigues de Almeida, sentenciados de puritate em 1759; pois que foi, nesses autos, a primeira testemunha, e fez então aquellas declarações de naturalidade e profissão.

E' possivel que tambem tivesse deixado geração; mas, naquella occasião, era solteiro.

Ou talvez houvesse voltado para Portugal.

Não conseguimos apurar este facto, nem em S. Paulo, nem em Portugal, donde exigimos informações, ainda não vindas. (\*)

A familia Mendes de Almeida, em S. Paulo, não podia deixar de ter ligações de sangue com os Mendes de Almeida que, no seculo XIX, vieram para o Brazil. A razão ainda o repetimos, é que em Portugal não existia outra familia de egual appellido.

<sup>(\*)</sup> O avô do autor deste livro teve um irmão, José Mendes de Almeida. O do texto supra não podia ser este; porque, se em 1759 tinha a edade de trinta annos mais ou menos, não podia ser aquelle, certamente muito posterior.

Este José Mendes de Almeida, irmão do avô do autor deste livro, teve os seguintes filhos:

<sup>1.</sup>º) Padre José Mendes de Almeida, prior de Santa Maria, em Celorico da Beira.

<sup>2.</sup>º) Dr. Antonio Mendes de Almeida, advogado.

<sup>3.</sup>º) Dr. Cesar Augusto Mendes de Almeida, advogado.

E ignoramos se teve outros filhos; e se os supra-mencionados ainda vivem e se tiveram próle.

Muito sentimos que em tempo não nos remettessem as informações pedidas; mas, se Deus nos der vida e saude, publicaremos mais tarde, na segunda edição deste livro, tudo o que for averiguado em Portugal. E os parentes, naquelle reino, devem esforçar-se pelo esclarecimento desta genealogia, que muito interessa tanto aos de lá como aos de cá.

A verdade é que conseguimos deixar neste livro o fio para essas averiguações.



### $\prod$

## Seculo XIX

- Os Mendes de Almeida que de Portugal vieram para o Brazil, no seculo XIX, foram:
- 1.º) Fernando Mendes de Almeida; para o Maranhão, em 1816.
- 2.º) Padre José Leite Mendes de Almeida; para o Rio de Janeiro, 1870.
- 3.°) Pedro Gonçalves Dente; para S. Paulo, em 1860.

#### § 1.°

Fernando Mendes de Almeida, filho de João Mendes de Almeida e de sua mulher D. Maria Escholastica do Couto Torres. da Fonseca Ramos (\*); capitão de milicias, negociante na cidade de Caxias, em Maranhão, onde falleceu

<sup>(\*)</sup> De seu consorcio com D. Maria Escholastica do Couto Torres da Fonseca Ramos, João Mendes de Almeida teve quatro filhos, todos já fallecidos:

<sup>1.</sup>º) Fernando Mendes de Almeida, supra-mencionado no texto.

aos 20 de Setembro de 1840. De seu consorcio com D. Esmeria Alves de Souza, teve seis filhos, dous dos quaes falleceram ainda impuberes, e os restantes foram:

1.°) Candido Mendes de Almeida. Nasceu no dia 14 de Outubro de 1818, na então freguezia de S. Bernardo do Brejo dos Anapurús, em Maranhão. Era bacharel em sciencias juridicas e sociaes, pela Academia de Olinda, desde 1839. Exerceu o cargo de promotor publico da capital do Maranhão. E tambem o de professor de historia e geographia no lyceu provincial, 1840 — 1854; de secretario do governo da provincia, 1849 — 1854. Na côrte: o cargo de chefe de secção da secretaria de Estado dos negocios do Imperio, 1854 — 1859; o de director de secção da secretaria de Estado dos negocios da justiça, 1859 — 1865, em o qual foi aposentado.

Foi deputado á assembléa geral legislativa pela provincia do Maranhão, em 1843, em 1849—1860, e em 1869—1871. Foi escolhido senador pela mesma sua provincia, em 1871.

Quer no Maranhão, quer no Rio de Janeiro, foi

<sup>2.°)</sup> Joaquim Mendes de Almeida, advogado. Casado com D. Guilhermina Augusta da Costa, são-nos conhecidos seis filhos:

a) Fernando Mendes de Almeida.

b) D. Maria Augusta Mendes de Almeida.

c) Padre João Mendes de Almeida.

d) D. Maria Emilia Mendes de Almeida.

e) D. Amelia Mendes de Almeida.

f) Antonio Arthur Mendes de Almeida, official no exercito portuguez.

<sup>3.</sup>º) D. Maria da Piedade Mendes de Almeida, que foi casada com o Dr. Pedro Gonçalves Dente, medico. E tiveram:

a) Pedro Gonçalves Dente, do qual adiante se tratará no texto.

b J D. Maria Maximina Mendes de Almeida Dente, professora publica em Portugal.

<sup>4.°)</sup> D. Maria Maximina Mendes de Almeida, que foi casada com Antonio de Andrade Pizarro.

jornalista. Fundou e redigio no Maranhão alguns periodicos, entre os quaes o Brado de Caxias e o Jornal Caxiense, em Caxias, e o Observador na capital. No Rio de Janeiro, collaborou na Sentinella da Monarchia; e redigio, depois, o Correio da Tarde, 1851—1852.

Versado em geographia e em historia, publicou o Atlas do Imperio do Brazil, as Memorias para a historia do extincto Estado do Maranhão, e outras obras da mesma natureza, que seria longo enumerar. (\*)

No volume XXXIX, parte segunda: 1876.

- a) « Quem levou a noticia da descoberta do Brazil? ». Pag. 5.
- b) «O nome da America será americano?». Pag. 191.

Nesta Nota sobre o nome America, expoz elle completamente a questão. Veja-se o que escrevemos na pagina 30 da parte historica deste livro, em nota.

Domina toda a argumentação o facto de Vespucio não ter o nome de Americo, sim o de Alberico ou Amerigo, filho de Anastacio Vespucio. E traduzio elle o artigo de Jules Marcou, publicado no Boletim da Sociedade Geographica de Pariz, Junho de 1875, onde este notavel geologo e geographo francez, em viagem aos Estados-Unidos, examinou bem a questão, e concluio com a seguinte affirmação: « Em uma palavra, o nome Americo é americano.»

Que é americano, tambem o entendemos; mas por causa do maracujá, que, conforme a pronuncia indigena, deveria soar mereca-ua, fructa ôca, com caroços. E, neste ponto, aceitamos mais o que escreveu J. Luccock do que as outras versões. O maracujá, considerado tambem religiosamente pelos indigenas, reune a forma imitativa dos martyrios de Jesus-Christo. E, como expuzemos nas notas a pags. 40 e 41, o nome America foi dado principalmente ao Brazil.

Vale a pena fixar este ponto historico; e não se devêra admittir que a geographia e a historia do Brazil continúem a não ser brazilicas. Por que não guardar os nomes indigenas dos lugares? Por que aceitar nomes de Portugal para villas e cidades do Brazil?

Além dessas Notas no tomo XXXIX da Revista citada, o senador CANDIDO MENDES DE ALMEIDA publicou, nos volumes XL, XLI e XLII, outras sobre João Ramalho, João Bolés, e as denominações indigenas de mairs aos francezes e de perós aos portuguezes.

Com a relativa a João Ramalho, como sendo o BACHAREL de Cananéa, não podemos absolutamente concordar, como já dissemos e provámos.

<sup>(\*)</sup> Publicou tambem na Revista do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, varias Memorias ou Notas sobre a historia patria; entre as quaes:

Versado em Direito, publicou: Codigo Filippino, annotado; Auxiliar juridico, servindo de appendice a aquelle Codigo; Direito civil ecclesiastico brazileiro, antigo e moderno, em suas relações com o Direito canonico; Direito Mercantil, de José da Silva Lisbòa, annotado, mas cujo primeiro volume é a Historia do commercio, de merito notabilissimo.

Seus innumeros discursos parlamentares constam dos annaes de qualquer das duas camaras legislativas.

Era socio honorario do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil; cm cuja *Revista* escreveu muitos artigos.

E tambem socio de muitas outras sociedades scientificas, litterarias, beneficentes.

Quando o bispo de Olinda, D. frei Vital, e o do Pará, D. Antonio de Macedo Costa, compareceram ante o Supremo Tribunal de Justiça, 1874, foi o senador Candido Mendes de Almeida um dos advogados de tão excelsos prelados. A questão religiosa não teve paladino que o excedesse em esforços.

Era condecorado com o officialato da ordem da Rosa, no Brazil; com a commenda de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, em Portugal; com a commenda da de S. Gregorio Magno, em Roma.

Falleceu no Rio de Janeiro, em 1.º de Março de 1881, quando apenas tomava o bond para hir á egreja ouvir a missa do dia.

De todas as noticias, dadas pelos jornaes da epocha, sobre o seu passamento, não podemos deixar de transcrever trechos da que appareceu na *Gazeta da Tarde*, de 2 de Marco de 1881:

« Do seu partido não quiz senão que o deixasse immaculado e que lhe permittisse servir á patria. Foi um homem de bem. .... Candido Mendes possuia, entre muitas, uma elevada qualidade: — tinha a coragem das suas opiniões.

As chalaças, os meio-risos, as farpas dos máus e os assaltos dos ignorantes e grosseiros nada podia contra elle. Affirmava a existencia de Deus, abertamente, sem que o molestasse ou tirasse-o do caminho da egreja catholica o epitheto de jesuita. Foi mesmo nesse caminho que a morte o assaltou. Duas cousas, quaesquer que sejam as theologias modernas e futuras, quaesquer que sejam as agitações escravocratas do dia, — duas cousas chamaráõ a attenção e o respeito do historiador brazileiro, no futuro, sobre elle: — foi o denodo com que, ao lado de Zacharias de Góes e Vasconcellos, defendeu os bispos violentados pelo regalismo; e a febre santa de apostolo com que, ainda por ultimo, no senado, com os olhos rasos de lagrimas e o peito estuante, proclamou a liberdade do negro, e bateu a torpe especulação dos brancos. .... Bem haja o homem honesto, erudito e bom que deitou-se para sempre. »

Estava então em Pariz Sua Alteza o Snr. Conde d'Eu, quando sonbe a noticia pelos jornaes. Escreveu immediatamente ao filho mais velho esta carta:

- « Pariz, 24 de Março de 1881. Snr. Dr. Fernando Mendes de Almeida. Consternado acabo de lêr a deploravel noticia do prematuro fallecimento de seo prezado pai, o senador Candido Mendes de Almeida.
- « Desde muito com effeito habituara-me a apreciar os importantes serviços que lhe deve o paiz, admirando por um lado a pouco commum erudição, de que davam mostra os notaveis trabalhos por elle publicados, e que o tornava autoridade nas lettras e nas diversas sciencias relacionadas com o conhecimento das cousas patrias; por outro, e não menos, a infatigavel dedicação á causa publica, que delle fazia um dos ornamentos do parlamento.
- « Não quero, pois, deixar de exprimir-lhe o profundo sentimento que me cauza tamanha perda, apresentando-lhe meus sentidos pezames, aos quaes a princeza imperial me encarrega junte os della.

« Rogo-lhe os transmitta tambem á sua veneranda mãi e aceite a expressão de meus sentimentos de estima. — Gastão d'Orleans. »

De seu consorcio com D. Rosalina Ribeiro de Campos (\*), em 20 de Setembro de 1850, teve somente dous filhos:

- a) Fernando Mendes de Almeida, nascido em 26 de Junho de 1857, bacharel em lettras pelo imperial collegio D. Pedro II, bacharel e doutor em Direito pela Faculdade de S. Paulo. Casado em 4 de Agosto de 1880 com D. Anna Andrew (\*\*). Com descendencia. (\*\*\*)
- b) Candido Mendes de Almeida, nascido em 1.º de Fevereiro de 1866, bacharel em Direito pela Faculdade do Recife, tendo porém feito os primeiros annos na de S. Paulo. Ainda solteiro.

Ambos são advogados no Rio de Janeiro; alli nasceram; e lá residem.

2.º) Fernando Mendes de Almeida. Nasceu na então villa de Caxias, aos 3 de Maio de 1830. Exerceu varios cargos publicos na capital do Maranhão; inclusive o de vice-consul da Sardenha. Foi membro da assembléa legislativa da provincia, em mais de uma legislatura.

Mudando-se para a provincia de S. Paulo, em 1861, ahi foi eleito, em successivos quatriennios, juiz de paz do districto do sul da parochia da Sé. Desde 1876 exercia o

<sup>(\*)</sup> Filha de Antonio Ribeiro de Campos, que foi deputado á assembléa geral legislativa pela provincia da Parahiba; e de D. Antonia Baptista de Campos.

<sup>(\*\*)</sup> Filha de James Andrew e de D. Rita Leopoldina Guimarães.

<sup>(\*\*\*)</sup> Esta descendencia actualmente é a seguinte:

<sup>1.</sup>º) Fernando, nascido em 12 de Fevereiro de 1882.

<sup>2.</sup>º) D. Stella, nascida em 11 de Março de 1883.

<sup>3.&</sup>quot;) D. Anna, nascida em 30 de Maio de 1884.

<sup>4.</sup>º) Candido, nascido em 11 de Maio de 1886.

cargo de bibliothecario da Faculdade de Direito, quando a ultima reforma tirou-lhe este posto, onde desenvolvia maximo zelo. Solteiro.

- 3.°) João Mendes de Almeida. E' o autor deste livro. (\*)
- 4.º) D. Maria Elisa Mendes de Almeida. Nasceu tambem na então villa de Caxias, aos 12 de Outubro de 1834. Reside ainda em S. Paulo; para onde veio em 1860. Solteira.

#### § 2.°

Padre José Leite Mendes de Almeida. Naturalisou-se cidadão brazileiro, quando ultimamente residia na cidade do Desterro, capital da provincia de Santa Catharina.

Julgava-se fadado ao ensino da mocidade; e, pois, logo que chegou ao Brazil, fundou collegio na cidade de Vassouras, provincia do Rio de Janeiro; mudando-o depois para a côrte; e afinal para a cidade do Desterro.

Cogitou de aceitar uma parochia no bispado de S. Paulo; e, com effeito, foi-lhe dada a de Bragança, onde esteve apenas durante pouco mais de um mez. Renunciou-a; e depois voltou ao Rio de Janeiro.

Naturalisado brazileiro, o governo da provincia de Santa Catharina aproveitou-o para reitor ou director do lyceu. Fechou, em consequencia, seu collegio particular.

Era muito illustrado. E sabia perfeitamente o latim, o grego e o hebraico, como já deixámos referido. Foi prior de Lourinhã, em Portugal.

Falleceu em 1883.

#### § 3.°

Pedro Gonçalves Dente, nascido em a villa de

<sup>(\*)</sup> Vêr o texto genealogico VII, da Linha A e B.

Penamacor, Portugal, aos 13 de Agosto de 1843, era filbo do Dr. Pedro Gonçalves Dente, medico, e de sua mulher D. Maria da Piedade Mendes de Almeida.

Veio ainda menor para S. Paulo, em 1860. Foi interno no seminario episcopal. Não quiz, porém, continuar os estudos; preferio a carreira de empregado publico, para o que naturalisou-se cidadão brazileiro. Em concurso, obteve as nomeações primeiras para a thesouraria de fazenda da provincia de S. Paulo. Em 1879 foi nomeado em commissão para fiscalisar a thesouraria e mais estações fiscaes de Santa Catharina. Era já então primeiro escripturario.

Voltando da commissão em Santa Catharina, o governo da provincia de S. Paulo convidou-o a aceitar o cargo de contador do thesouro provincial. O governo era liberal; e elle conservador. Esse facto honra suas notorias habilitações. Aceitou; e desligou-sc, desde então, do quadro dos empregados da fazenda geral.

Casou-se em S. Paulo, aos 22 de Fevereiro de 1868, com D. Fortunata Eugenia da Cruz, filha do tenentecoronel Antonio Alves Cruz e de sua mulher D. Anna Candida Lessa Cruz.

Deste consorcio tem tido os seguintes filhos:

- 1.º) D. Anna Rita, nascida em 8 de Janeiro de 1871.
- 2.º) Pedro, nascido em 22 de Janeiro de 1873.
- 3.º) João, nascido em 6 de Dezembro de 1874.
- 4.º) José, nascido em 7 de Dezembro de 1876.
- 5.º) Fernando, nascido em 28 de Fevereiro de 1878.
- 6.°) Mario, nascido em 2 de Junho de 1881.
- 7.°) D. Maria da Piedade, nascida em 20 de Dezembro de 1884.



#### CAPITULO OITAVO

### EPILOGO FINAL

Está finda a tarefa, que nos impuzemos, de escrever este Livro de familia; e, sob certo ponto de vista, bem podemos dizer que escrevemos tambem uma obra de historia patria. Com effeito, se as tradições de uma familia prendem-se intimamente aos factos ou registros publicos, a genealogia é historia, a historia é genealogia. Por isso, julgámos conveniente dividir o Livro de familia em duas partes: a historica e a genealogica.

#### A primeira parte, a historica, comprehende:

- 1.º) As prophecias de Isaias e de outros prophetas quanto á descoberta do Brazil, e especialmente do Maranhão, conforme o padre Antonio Vieira em sua Historia do futuro.
  - 2.º) O descobrimento por Pedro Alvares Cabral.
- 3.°) O nome de Santa Cruz substituido pelo de Brazil.
- 4.°) A divisão das terras, e o systema governativo nos tres seculos coloniaes.

- 5.°) A razão do nome S. Vicente, dado á capitania de Martim Affonso de Souza; substituido depois pelo de S. Paulo.
  - 6.°) A historia da capitania de S. Vicente-S. Paulo.
- 7.°) O nome *Maranhão*, corrupção de *Marani-nhãna-y*, já existia, antes do descobrimento do Brazil, na região que foi depois a capitania do mesmo nome.
  - 8.º) A historia do Estado do Maranhão.
- 9.°) Breve epilogo; no qual é explicado o motivo que determinou a denominação do Livro de familia, dada á obra.
  - 10.°) Explicações necessarias ao capitulo terceiro.
- 11.°) Documentos, entre os quaes os importantes titulos de sesmaria de Pedro de Góes e de Ruy Pinto, e a carta do principe regente D. Pedro ao bispo de Maranhão sobre a independencia do Brazil.

A segunda parte, a genealogica, comprehende, além da Introducção, que é explicativa das relações de sangue entre os paulistas e os povoadores dos sertões da Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauhy e Maranhão:

- 1.º) A especie humana; raças.
- 2.º) Os indigenas do Brazil; suas origens; suas migrações; seus usos, costumes e governo.
- 3.°) Piquiroly, maioral da aldêa de Ururay, progenitor indigena de Amador Bueno de Ribeira e dos Rendons, por sua filha que, antes do baptismo, vivia maritalmente com Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho.
- 4.°) A Linha genealogica A, que começou no referido portuguez Antonio Rodrigues e em sua mulher Antonia Rodrigues, filha de *Piquiroby*, já acima mencionada.
  - 5.°) A Linha genealogica B, que começou em

Antonio Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo da casa real, e em sua mulher D. Maria Castanho; ambos portuguezes.

6.°) As Linhas unidas A e B, que começaram em D. Francisco Matheus Rendon, da Linha A, e em D. Maria de Araujo, da Linha B; ambos paulistas.

A Linha A é notavel por ser a indigena; nobilitada á moda européa por Salvador Pires, avô de Amador Bueno de Ribeira, cuja filha, D. Maria Bueno de Ribeira, casou-se com D. João Matheus Rendon, fidalgo hespanhol, avô de D. Francisco Matheus Rendon.

A Linha B realça-se pela fidalguia desde Antonio Rodrigues de Almeida; com cuja filha, D. Maria Castanho, casou-se com Antonio de Procnça; cuja filha, D. Anna de Procnça, casou-se com Pedro Taques; este, pae de Lourenço Castanho Taques—o velho; este, pae de Pedro Taques de Almeida; cuja filha, D. Maria de Araujo, casou-se, como acima foi declarado, com D. Francisco Matheus Rendon, reunindo as duas Linhas.

7.°) A gencalogia da familia Mendes de Almeida, unica com esse sobrenome em Portugal. Apparecem no seculo XVIII, em S. Paulo; no seculo XIX, no Maranhão. E somente nestas duas capitanias.

No seculo XVIII: Manoel Mendes de Almeida, capitão-mór na cidade de S. Paulo; padre Manoel Mendes de Almeida, protonotario apostolico, vigario da freguezia e villa de Parnahyba; Luiz Mendes de Almeida, o qual casou-se e fixou domicilio na villa de Acuthia; e José Mendes de Almeida, que foi negociante na já referida cidade de S. Paulo.

No seculo XIX: Fernando Mendes de Almeida, capitão de milicias, negociante em Caxias, para onde retirara-se, já casado na villa do Brejo dos Anapurús, após a proclamação da Independencia, contra a qual combatera. E outros dous.

- 8.°) Epilogo final.
- 9.°) Explicações e rectificações.

Ainda estamos presos de admiração, ao vêr que concluimos este Livro de familia, para atiral-o no meio de uma sociedade subjugada á politica feroz dos partidos pessoaes e á especulação dos interesses materiaes. Fallar a uma tal sociedade, não já de seus vicios e de suas miserias, mas do Brazil, de suas desgraças, de suas tradições, de suas glorias, é expôr-se ousadamente á cólera de uns, ao desdém de outros, á indifferença de muitos.

Esta nossa sociedade não quer saber senão do que pode satisfazer uma ambição, uma vaidade, um interesse. E a esse estado morbido foi levada pela inercia ou pelo desanimo do poder supremo, abandonando-a na trilha da politica sem idéas, da administração sem regras, das finanças sem medidas complexas, e apenas de expedientes e de palliativos que, logo depois, aggravam o mesmo mal que ministros charlatães e ineptos suppunham ter curado.

Esta immensa podridão não podia deixar de produzir afinal a fermentação de baixas paixões partidarias, para substituirem o espirito político, unico que deveria animar governos e partidos. O resultado tem sido uma lucta interminavel de antagonismos pessoaes, que tudo esterilisam.

E', em verdade, esse um facto lastimavel:—o do influxo prejudicial das baixas paixões partidarias, sempre violentas e desorganisadoras. E têm sido taes os seus effeitos que hão sido esquecidos completamente os interesses nacionaes, de ordem moral. Por exemplo:—a instrucção, ha muitos annos, soffre reformas de todos os moldes; mas o nivel baixa mais e mais, porque a falta é de professores aptos, não de regulamentos. Por isso mesmo, já mui raros são os nossos homens de lettras. Os que entregam-se a estudos historicos patrios têm desapparecido, uns após outros, nas sombras da morte, ou nos desgostos da indifferença social.

Uma sociedade materialisada, sem crenças, sem idéas,

procurando libertar-se de todas as tradicções para subgeitar-se a ser prisioneira de todas as utilidades, desanimou os nossos litteratos. E o peior foi que até o caracter perdeu a grandeza, á falta de pensamentos elevados e nobres; porque, na phrase de um illustre bispo francez, — quando o espirito desce á poeira e á lama das paixões aviltantes, o coração, a alma inteira se baixam na mesma proporção.

Por Deus! A nação brazileira insta por uma reanimação moral.

Ao nosso vêr, sabendo que as descripções de luctas heroicas, a recordação de velhos costumes, a piedade para com os avós são o remedio mais efficaz para o curativo das nações abastardadas, — ao nosso vêr, dizemos, outro meio não ha senão revolver o passado, illuminar as figuras desses tempos, evocar, para bem dizer, os heróes indigenas, reaccendendo assim as nobres paixões desmaiadas deste povo. (\*)



<sup>(\*)</sup> Este capitulo é, quasi inteiro, mas refundido, o discurso pronunciado pelo autor na sessão litteraria, de 10 de Outubro deste anno de 1886, em sua casa, sob a presidencia do Dr. Americo Brasiliense de Almeida Mello, autor das *Licões de historia patria*.

Foi nessa sessão litteraria que, lembrada a idéa da fundação de uma sociedade em S. Paulo para estudos historicos, foi aceita a da « Sociedade dos Homens de Lettras de S. Paulo ». Com effeito, está já fundada com grande numero de socios. Sua administração é:

Presidente honorario, o Dr. Americo Brasiliense de Almeida Mello.

Presidente effectivo, o Dr. João Mendes de Almeida.

Vice-presidente, o conego Manoel Vicente da Silva.

<sup>1.</sup>º Secretario, o Dr. Brazilio Augusto Machado de Oliveira.

<sup>2.</sup>º Secretario, o Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

Thesoureiro, o Snr. Manoel José de Araujo Costa.

Bibliothecario, o Snr. Jesuino da Silva Mello.

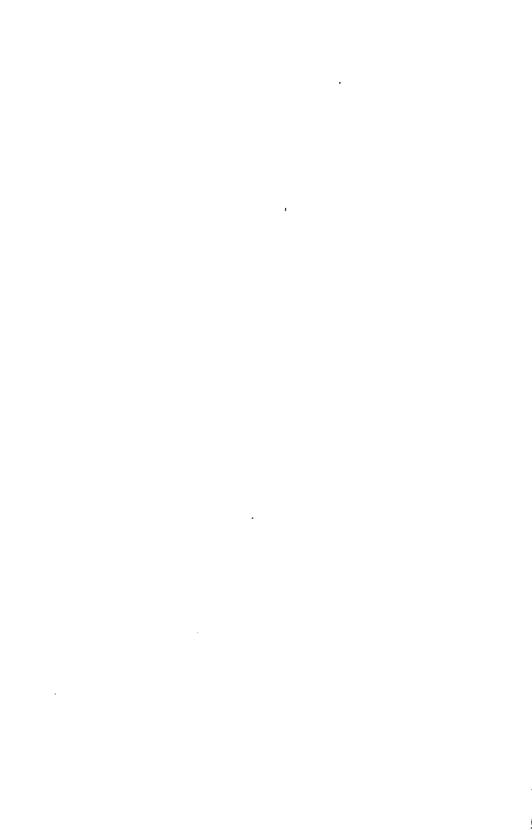

### CAPITULO NONO

# Explicações e rectificações

No caso de ser necessaria uma segunda edição desta obra, pareceu-nos util assignalar mais algumas rectificações indispensaveis, além das já feitas no capitulo X da parte historica. E taes rectificações devem ser desde já consideradas pelo leitor.

Pag. 38, nota primeira. Devem ser supprimidas as palavras ou o periodo: « Cada cabana, ou óca, se era para uma só familia, a denominavam tejupab; se para mais familias (e em geral accommodava vinte a trinta familias), era tejupaba.»

A razão da suppressão desse periodo está na nota segunda, á pag. 387. Esta nota segunda, á pag. 387, será reduzida ao seguinte: « Deve ser t'aiupa, com o T anteposto ao substantivo aiúpa, ou ajupa: « os da cabana ». Alguns pronunciariam t'aiupá, ou t'ajupá. »

Confira-se o texto, á pag. 316.

Pag. 314. Onde se lê: « Os filhos bastardos, conforme seu sexo, tinham a denominação geral —  $m\tilde{u}$ -çatikoera ou  $am\tilde{u}$ -çatikoera, « filho ou filha de borra ». Lêa-se: « Os irmãos bastardos, conforme seu sexo, tinham a denominação geral —  $m\tilde{u}$ -çatikoera ou  $am\tilde{u}$ -çatikoera, « irmão ou irmã de borra ».

Por um descuido no texto, escapou essa troca por filhos, filho ou filha, em vez de irmãos, irmão ou irmã.

Pag. 347. A nota, que está nessa pagina, deve passar para a pag. 298, correspondendo á palavra tupi-nà-kì, na terceira linha do texto.

Passando essa nota para a pag. 298, é dispensado o periodo final: « Confiram-se com esta explicação o texto e as notas, nas paginas 298 e 299. »

Pag. 28. Por engano, a obra do padre José de Moraes foi citada incorrectamente na nota segunda. Deve ser corrigida a denominação para Historia da Companhia de Jesus na extincta provincia do Maranhão e Pará.

Pag. 107. Por engano, escapou a citação da obra de frei Gaspar da Madre de Deus como Memorias para a historia da capitania de S. Paulo, em vez de S. Vicente.

Pags. 31 e 120. A obra de Berredo, citada em notas, deve ser Annaes historicos do Estado do Maranhão.

Pags. 57, 92, 111, 123, 125, 354, 373 e outras. A obra de Azevedo Marques, ahi citada em nota, é

a que tem o titulo — Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo.

Aproveitando a opportunidade, vamos emendar alguns lapsos de revisão, mais salientes.

Pag. 33, nota: levamain, levavam.

Pag. 78: quai, quasi.

Pag. 292, nota: MALOC, MADOC.

Pag. 302: polinésia, polynésia.

Pag. 372, nota: Lima, Luna.

Pag. 373, nota: de Azevedo, de Azeredo.

Pag. 418, nota: Parnahiba, Parahiba.

Pag. 462: Antran, Autran.

Pag. 464: A pilitica, A politica.

E outros raros erros de orthographia e de virgulação que o leitor verificará e corrigirá por si mesmo; como por exemplo, rasão, quazi, etc., etc.

Resta-nos dar graças a Deus; e pedir-Lhe vida e saude, para que possamos fazer a segunda edição.



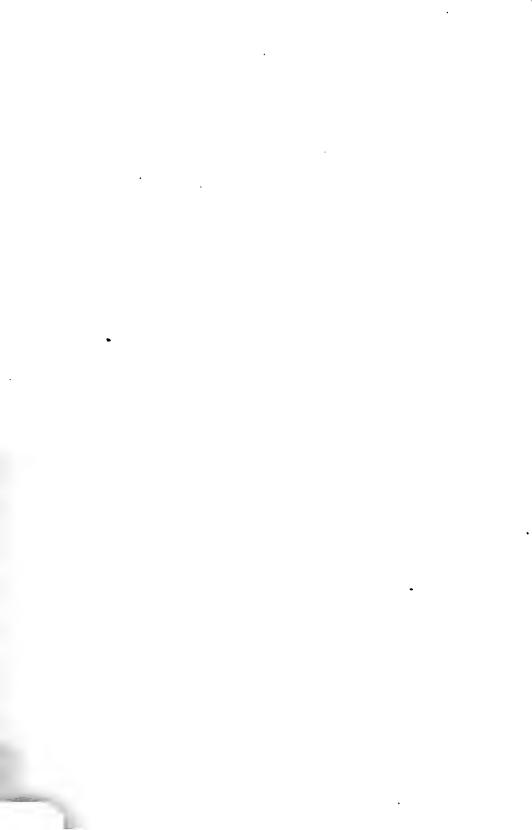

## INDICE

| Capit  | ulos                               | Paginas    |
|--------|------------------------------------|------------|
| DEDIC  | CATORIA ,                          | III        |
| Adver  | rtencias                           | VII        |
|        | PARTE HISTORICA                    |            |
| I      | Prophasing                         | 1          |
| II     | Prophecias                         | 23         |
| Ш      | Santa Cara Brazil                  | 23<br>37   |
| IV     | Santa Cruz — Brazil                | 5 7<br>5 3 |
| V      | Divisão das terras. Governo        |            |
|        | S. Vicente                         | 83         |
| VI     | Capitania de S. Vicente — S. Paulo | 89         |
| VII    | Maram-nhāna-y                      | 135        |
| VIII   | Maranhão                           | 149        |
| IX     | Breve epilogo                      | 209        |
| X      | Explicações                        | 219        |
| ΧI     | Documentos                         | 223        |
|        | PARTE GENEALOGICA                  |            |
|        |                                    | 0.5        |
| Introd | lucção                             | 255        |
| 1      | Especie humana. Raças              | 267        |
| 11     | Os indigenas do Brazil             | 285        |
| 111    | Piquiroby                          | 327        |
| IV     | Linha — A                          | 349        |
| V      | Linha — B                          | 383        |
| VI     | Linha — A e B                      | 421        |
| VII    | A familia Mendes de Almeida        | 471        |
| VIII   | Epilogo final                      | 489        |
| IX     | Explicações e rectificações        | 495        |

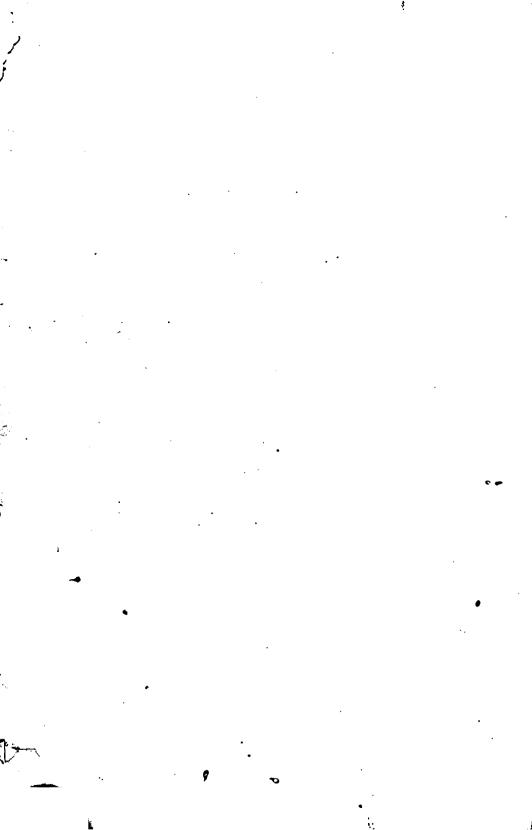

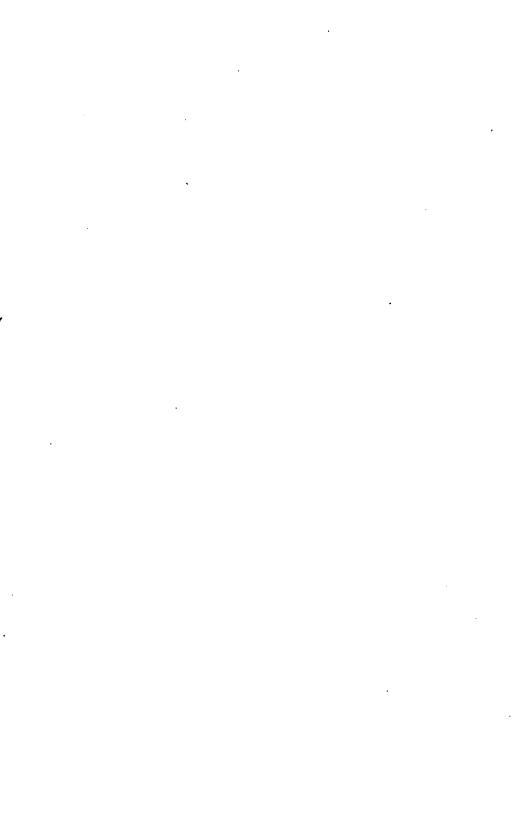

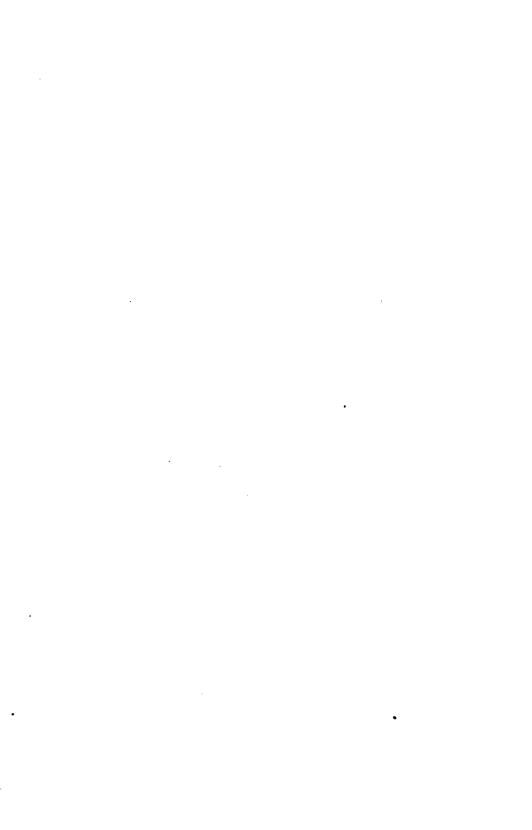





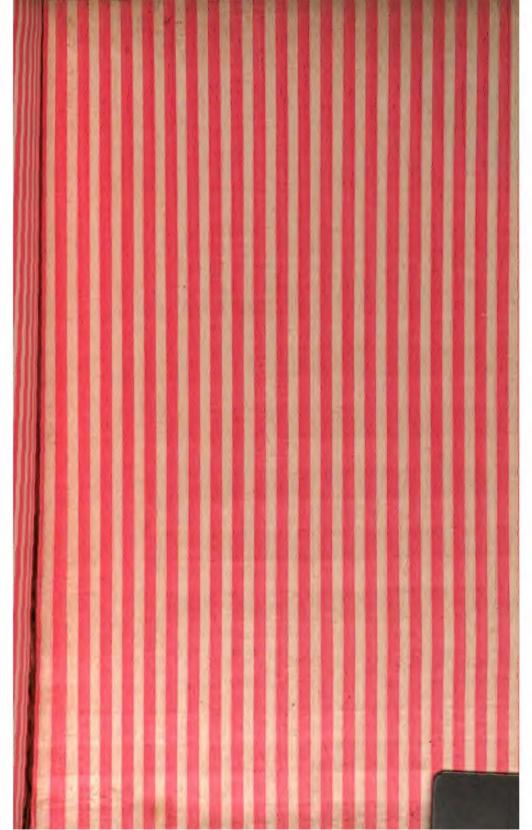